

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







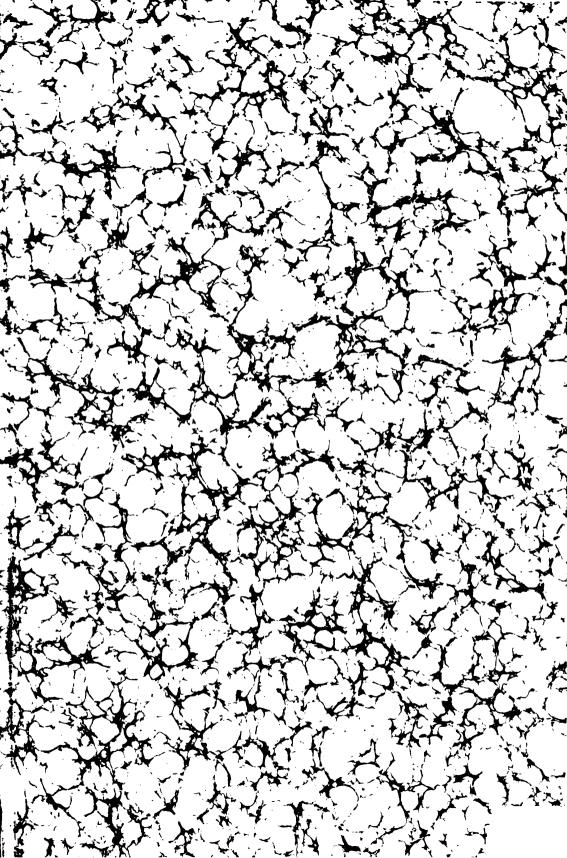

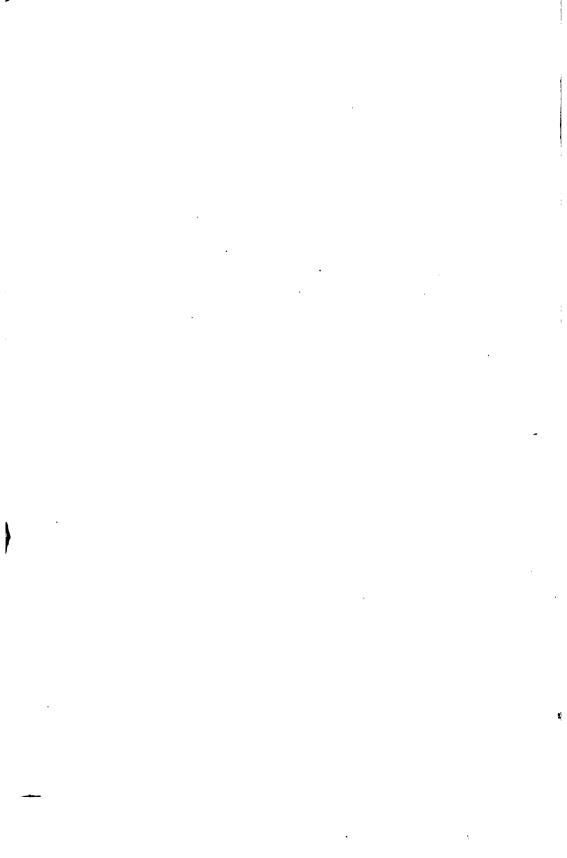

## **ELEMENTOS**

PARA A

## Historia do Municipio de Lisboa

LA PARTE

.

energy agents of the experience that is

## **ELEMENTOS**

0

PARA A

# HISTORIA DO MUNICIPIO DE LISBOA

POF

#### EDUARDO FREIRE DE OLIVEIRA

ARCHIVISTA DA CAMARA MUNICIPAL DA MESMA CIDADE

#### 1. PARTE

Publicação mandada fazer a expensas da Camara Municipal de Lisboa, para commemorar o centenario do MARQUEZ DE POMBAL em 8 de maio de 1882

TOMO III



Holpho hornein

#### LISBOA

TYPOGRAPHIA UNIVERSAL

(Imprensa da Casa Real) Rua do Diario de Noticias, 110

1887

## Port 2952.3

MARVARD COLLEGE LIBRARY
COUNT OF SANTA EULALIA
COLLECTION
GIFT OF
JOHN B. STETSON, Jo.
DEC 9 1924

Olha entre a nevoa de allongados évos, De atroz barbaridade embrutecidos

GARRETT - Retrato de Venus

Com a conclusão do segundo volume temos realisado uma parte valiosa do nosso trabalho; e á medida que progredimos, compraz-nos vêr como Lisboa surge pouco a pouco das trevas do passado tão limpida e serena como a fronte do homem de bem, que cumpriu um dever sagrado e vive em paz com a sua consciencia.

Quer nas grandes luctas pela nacionalidade, nas gigantescas emprezas dos descobrimentos e das conquistas, no embate medonho das paixões politicas ou nas tempestuosas contendas dos interesses sociaes, Lisboa affirma a sua vitalidade em todos os importantes acontecimentos do paiz, destacando-se radiante á luz da historia, sem temer confrontos com qualquer outro municipio.

Segurando na mão erguida o facho luminoso da civilisação, brandindo na outra o instrumento demolidor com que derruba os obstaculos abrindo passagem ao progresso, mais longe iria se mais veloz tivesse podido caminhar.

Muito lhe deve o paiz, que em confessal-o se engrandeceria! Muito lhe deve o bom nome de que Portugal se ufana entre as nacões cultas do universo! Velho municipio romano soube conservar os seus tradicionaes fóros, mantendo a urbanidade dos costumes: sustentou-os com a consciencia dos seus direitos, com a ardencia do seu nobre e altivo sangue godo. E todavia na defesa d'esses direitos não transparece o egoísmo que cega, nem a impellem mesquinhas ambições que deslustram.

Na sua trabalhosa existencia politica Lisboa soffreu sempre muito mais pela nação que por si propria: ahi o attesta a sua humilde apparencia, a sua pobreza, digamos assim, comparada com os enormes encargos tributarios que ha seculos a oneram.

Mas foi principalmente na calamitosa epocha do dominio hespanhol, em que o paiz corria ao arbitrio da cubiça de nacionaes e estrangeiros, que d'elle faziam baldão; foi n'esse desditoso periodo, que occupa todo o segundo tomo, que ha pouco concluimos, e occupará provavelmente este a que hoje damos principio, que Lisboa se tornou sublime de abnegação e de patriotismo.

Comtudo não raro temos visto a capital coberta de apódos que mal lhe cabem, de affrontas que injustamente lhe assacam. E ella, a generosa filha dos phenicios, guardando modestamente no seu archivo, com preexcelsa resignação evangelica, preciosos documentos que fariam calar mais d'uma bocca maldizente! Pois continuaremos a tornar conhecidas as suas virtudes, sem o proposito de occultar nenhum dos seus erros.

#### **ELEMENTOS**

PARA A

### HISTORIA DO MUNICIPIO DE LISBOA

#### XII

#### (CONTINUAÇÃO)

Factos notaveis e faustos da camara, seus privilegios, preeminencias, jurisdicções, prerogativas, graças, mercês e honras que lhe foram conferidas

Concluindo o tomo II com a carta regia que trouxe a communicação official da morte de Filippe II, proseguiremos n'este volume a epocha do dominio castelhano, colleccionando os documentos existentes no archivo da cidade, que, sob a epigraphe do capitulo, completam aquelle periodo historico.

Não conservaremos o rigor orthographico, principalmente no que diz respeito aos registros desde esse tempo, porque n'elles, em regra, a orthographia é muitissimo irregular; e se o mantivemos, quanto possivel, no tomo n, foi tão sómente para não quebrar uma certa uniformidade, que nos pareceu conveniente guardar em cada livro, áparte aquella que teremos de observar no conjuncto de todo o trabalho.

Começaremos pois com o

«Auto da ordem que se teue no acto de sentim.»
«e tristeza pello falecimento de ElRey Dom
«Philippe o 2.» de Portugual, e do aleuanta«mento e juramento d'ElRey Dom Philippe o
«terceiro, seu filho, o qual se selebrou em 17
«de abril de 1621!

«Anno do nascimento de Nosso Señor Jhs Christo de mil e seis «centos e vinte e hum annos, nesta mui nobre e sempre leal ci-«dade de Lx\*, na Camara da Vereação della, sendo presentes: «João Furtado de Mendoca, do conselho delRev nosso señor. Pre-«sidente do gouerno della; e os Doctores Ant.º Pinto do Amaral, a João de Frias Salazar, Gilleanes da Sylueira, Alu.º Velho da «Guerra, Andre Valente, Andre d'Almeida, Vereadores; e P.º Vaz «de Villas boas e Pero Borges, Procuradores da Cidade; e Andre Antunes, corrieiro, Domingos Fernandes, confeit. ro, e Domingos «Fernandes, tecellão, e Sebastião Frã, oleiro, Procuradores dos «Mesteres della; logo e presensa de todos, e de mim, Christouão «de Magalhaes, fidalgo da casa do ditto señor, escriuão da ditta «cam.ra, pello ditto Presidente foi ditto que Dom Diogo da Syl-«ua, Marquez Viso Rey destes R.nes, lhe escreuera hum escritto, em que lhe significou e declarou que a Mag. de delRey Dom Phe-«lippe, segundo deste nome em Portugal, era falecido da uida pre-«sente, do qual escritto o treslado he o seguinte: - Chegou cor-«reo a esta hora, e com elle a noua de auer sido Nosso Señor «seruido leuar a Sua magestade. Vossa senhoria ordenará que « sesta fra, a tarde, faça a cidade seu acto costumado na morte dos «Reis, e que não passe deste dia; e a cidade o faça V. S.ª logo a saber, para que todos estejão preuenidos. Nosso S.ºr, etc. No «Paco, sete d'abril de seis centos e vinte e hum. O Marquez. — «E por esta razão fizera juntar a ditta camara em quinta fr.ª de «endoenças, não sendo dia della, pera que assim o entendessem «todos, e se ordenassem as cousas necessarias pera os actos de «sentimento e tristeza, que se auião de fazer, conforme ao regiemento, pello falecimento delRey nosso señor, que Deos tem, e

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 7 e segg.

«leuantamento delRev nosso señor, que Deos guarde por largos «annos. E propondosse e camara o contheudo no escritto do ditto «Marquez, Vizo Rey, se asentou que, em resposta delle, se lhe «mandasse outro, do qual outrosi o treslado he o seguinte: - 0 «escritto que tine de V. ex.ca, da morte de S. Magestade, que «Deos tem, me foi dado as dez da noite, quarta fr.ª de treuas. «Logo de madrugada fiz ajuntar a camara, e que se preparasse «tudo o que se costuma fazer, conforme ao regimento e estillo «que se tem no pranto do falecimento dos Reis deste R.ºo; e não «podem os officiaes aparelhar tudo pera sesta fr.a, que he hoje, «nem pera sabbado a tarde, vespora de Paschoa, como V. ex.ª «me ordenou, porque as baetas que estauão na alfandega senão «derão senão quinta fr.º ás tres horas da tarde, e ainda então «acabei com o Prouedor da alf.a, com ser dia de endoenças, que «fizesse abrir a alfandega pera as darem; e os doos do pendão «negro, e os escudos e as mais cousas necessarias se estauão fa-«zendo com toda a preca, e os officiaes se tomarão obrigados «pera isso, e assi tambem o pouo que ha de acompanhar a cam. ra, «como he estillo, esta auiando os doos, e he necesso darlhe lugar «pera os poderem auiar e acodirem, com o concurso que se re-«quere neste acto, e sempre se fez pera este pranto; lembrando «mais a V. ex.ª que, por remate das ceremonias e cam.º deste «pranto, se recolhe a cidade á Seé com os cidadaos e officiaes, e «na mesma manhă faz dizer hũa missa cantada, com muita sole-«nidade, e em todos os altares missas no mesmo tempo pella alma «de S. Mag.d. que Deos tem, e por toda esta manhãa se dobrão os sinos em todas as igrejas e moesteiros, emquanto a cidade •vai pellas ruas com o ditto pranto, fazendo as ceremonias delle, «e a vespora e nocte dantes, o que tudo senão pode fazer amanhã, «vespora de Paschoa, e se se fizer na tarde não se cumpre o re-«gim.to, porque faltão as missas e o dobrar dos sinos, que he a «principal ceremonia deste acto; e não se deue diuidir, senão faezerse tão justamente e com todas as solenidades e missas como « sempre se fez, mórmente a S. Mag. d, a quem esta cidade e R. no «amaua com particular amor, e se lhe deue ainda despois de «morto maior resp. to; e deuido ao muito sentimento que a cam. ra «tem, e deue mostrar neste acto, e sobre tudo vendo o cartorio •da cidade, nesta tarde se achou a carta que S. Mag.ª, que Deos

«tem, escreueo a esta cam. ra sobre estas materias. Pedimos a V. «ex.ª nos faça merce auisar se ha carta de S. Mag.d, que Deos «guarde, ou recado algum pera ella. Em mesa, 9 de abril de 621. «O Presidente. — E sendo assi dado ao dito Marquez, Vizo Rey, «o escritto asima, respondeo a cidade per outro, do qual outrosi «o treslado he o seguinte: — Não se tendo acabadas as cousas «necessarias, a tempo que se podesse fazer o pranto em sesta fra, «pera acompanhar com esta parte a noua causa do sentimento «comum deste dia, e dar principio a alegria geral da Paschoa com «o leuantamento de S. Mag.4, mui justo será que se não falte a «authoridade e obstentação deuida a tais actos, com que a camara «costuma acodir aos semelhantes, deferençandosse esta coroa de «todas na perfeição com que os faz; e assi espero saber o dia «em que tudo estara prestes, pera dar as ordes necessarias sem «se perder tempo, por não faltar a outras em que me he necess.", «assim pera as peruençoes em que me ei de ocupar com a oca-«sião de se auer rompido a guerra com olandeses, como em ou-«tras, que espero a se ter comprido com as obrigações do sen-«tim. to da morte delRey nosso señor, que Deos tem, e tambem «com a alegria de nos auer deixado nestes R.nos, por successor e «amparo delles, S. Mag.<sup>d</sup>, que Deos guarde infinitos annos. De «crer he que S. Mag. descreuerá a camara, se já o não tiner f. to, e «que se o fizer por minha uia, que eu lhe darei a carta i quando «mo mandar que o faça, porque S. Mag.ª fas estimação da çi-«dade de Lx.», que ella está merecendo, e se sentirá com ella do «trabalho que pera ella e todos seus R.nos ha tido de tanto sen-«tim. to, que nunq. elles fizerão maior perda nem maior ganho, «pois cobrarão a S. Mag.d pera lhes fazer merces e fauores, que elle folgara de fazer e seus antecessores fizerão á cidade. Fico «esperando saber o dia em que estará tudo preuenido, e assi V. «s.ª mo inuie a dizer logo; e não he necess.º, no que está a cargo «de V. s.a, diserlhe que seja tudo tão compridamente como a oca-«sião pede e a cidade o costuma fazer. Guarde Deos a V. s.ª «como desejo. No Paço, 9 d'abril 621. O Marquez. — E propondo «o ditto Presidente o ditto escrito em cam. ra, se asentou nella que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. «Elementos», tom. 11, pag. 590.—Vae tambem incorporada n'este auto

«se lhe respondesse com outro escritto, cujo treslado he o seguin-«te: — Deseia este Senado, como tenho significado a V. ex.ª de «palaura e por escritto, fazer o auto do pranto, que o regimento «dispoem por morte dos Reis deste R.no, com toda a solenidade «que elle ordena, e com mais uentagem nesta ocasião que lhe for «possiuel, em conformidade do amor que S. Mag.d, que Deos tem, «mostrou sempre a este R.no, honrrandoo sempre e uindoo uisi-«tar; e por chegar esta noua em dia de quarta fr.ª de treuas, não «foi possiuel a cidade preuenirse das cousas necess. », pera tal «acto, menos de terça fr.a, segunda octava, que vem, e este he o «dia que temos asentado que se faça; e porque V. ex.ª me manda «que o auise da certeza delle, por escritto de noue deste presente <abra de la comportante de la composição de la composiçã «lhe parecer, auisandome por outro escritto, pera com elle me «acabar de resoluer, e darseá da parte da cidade tal ordem que em «nada haja falta das cousas que lhe tocarem, porque o animo de «todos em geral, e de cada hum em particular, he tal que bem «responde a obrigação que temos a tal Rey e senhor. Despois «que falei esta manhã com V. ex.a, me aduertirão alguas pessoas «de muita qualidade e consideração, que desejando de fazer neste «acto de sentimento as demostrações que deuião a elRey, que «Deos tem, e as mais de alegria do alegantamento de S. Mag.d. «que Deos guarde, o deixauão de fazer, porque não tinhão tempo «pera isso, e que parecia conueniente darse pera hua e outra «cousa; aduirto disto a V. ex.ª porque, parecendolhe bem alguã «dilação mais, se lhe dé, quando não se fara como V. ex.ª orde-«nar; e isso mesmo o dia do leuantamento, de que espero res-«posta de V. ex.ª E mesa, dez d'abril 621. O Presidente. — E «sendo dado o escritto asima ao dito Marquez, Vizo Rey, sem res-«posta do qual a cidade senão podia resoluer, respondeo a elle •ao ditto Presidente com outro, de 12 do ditto mes, de que o «treslado he o seguinte: - De 10 deste he o ultimo papel que te-«nho de V. s. sobre o que se deue fazer nesta cidade com a oca-«sião da morte delRey, que está no ceo, e da sucessão delRey, «nosso señor, que hoje uiue e viua muitos annos; outro escritto «me inuiou o secret.º Christouão Soares, de 11 deste dia de Pas-«choa, que V. s.ª lhe escreueo. No p.ºo me diz V. s.ª a rezão que «teue pera que sesta fr.ª de edoenças senão podesse fazer o pran-

«to, e aleuantam. to no sabbado despois de cantada a aleluya; e «diz V. s.ª que poderá fazerse o pranto terça fr.ª que vem, ao «que se ha de seguir o dia seguinte o leuantamento, e que alguas «pessoas de m<sup>ta</sup> qualidade e consideração auião aduertido a V. s.ª «que, desejando de fazer neste acto de sentimento as demostra-«ções que deuião á Mag.d delRey, que Deos tem, e as mais de «alegria do leuantam. to de S. Magestade, o deixauão de fazer por-«que não tinhão tempo pera isso, e que parecia conveniente dar-«selhe pera hua e outra cousa, de que V. s.ª me aduertia, por-«que parecendome bem algua dilação mais se lhe desse, e que «quando não se faria o que eu ordenasse, e isso mesmo o dia do «leuantam.to, de que V. s.ª esperaua resposta minha. No segundo «escritto, que Christouão Soares me inuiou, diz V. s.ª como tudo «o que se ha de fazer está preparado pera terca fr.ª que uem. «com o amor, lealdade e obediencia com que sempre a cidade pro-«cedeo no seru.º de seus Reis, auentejandosse nisso ás mais do «R.no e a outras de sua monarquia. Eu tenho hua carta de S. «Mag.d que dar a V. s.a, por ella entenderá V. s.a a uontade de «S. Mag.d na ocasião presente; e não pude té agora signalar o «dia, porque se me tem respondido que as cousas, que estão por «fazer, não se terião acabadas pera terça fr.a; e por julgar que «V. s.\* pedia algum tempo mais, me pareceo deferir os dous actos «do pranto e leuantam. to pera sesta fr. e sabbado desta somana. «pera que V. s.ª entenda quanto se melhora tudo estando em «mãos de S. Mag.ª, uera quão antecipada e colmadamente faz merce «a esta coroa, tendo respeito ao muito amor e lealdade dos sub-«ditos della, e com que no principio de entrar a regnar tomar isto «por ocasião de dar satisfação ao que esta coroa lhe está mere-«cendo; e deixa aberta a porta em particular pa que cada hum «tenha confiança de uer satisftos seus seruiços e merecimentos. «E com ser toda a obra de S. Mag.ª eu tenho mais rezão que to-«dos de me alegrar, pois festejo o bem que e comum e e parti-«cular recebemos, e tambem pla boa fortuna de se conseguir em «meu tempo a merçe que S. Mag.d lhe faz. Guarde Deos a V. s.\* como desejo. No Paço, 12 d'abril de 1621. O Marquez. - E ven-«dosse è mesa o escritto asima, e os pontos delle, e a certeza da «carta, que o dito Marquez tinha em seu poder, pera a cidade, «de que ate etao não tinha noticia, se asentou que o Presidente

«della fosse ao Marquez pera lha entregar, e conformidade de sua «resposta, pera com ella a cidade se acabar mais façilm<sup>to</sup> de re-«soluer nas ditas materias; ao que se satisfez e deu a execução, «indo o dito Presidente ao dito Marquez, o qual lhe deu a carta «de S. Mag.d, que e seu poder tinha, a qual trouxe fechada á «mesa da vereação, e nella foi aberta, e o theor della he o seguin-«te: - Presidente amigo, Vereadores e Procuradores da camara «da cidade de Lx.a, e Procuradores dos Mesteres della, eu elRey «uos inuio m. 60 saudar. Foi Deos seruido de leuar pera si a el-«Rey, meu senhor e Pai, deixandome com muita confianca de que «seria pera lhe dar a gloria em premio de suas muitas uirtudes, e dos seruiços que sempre lhe fez em beneficio da igreja catho-«lica; e posto que eu estou com aquella dor e sentimento, a que «obriga hũa tão grande perda, todauia me pareceo auisaruos logo «do falecimento de S. Mag.a, e de minha successão, como a vas-«sallos que S. Mag. d m. to estimana, por nossa antigua lealdade e camor com que sempre acudistes a seu seru.co e dos s.res Reis meus «predecessores, como espero que o continuareis no meu, conforme «uossa obrigação, e da mesma maneira sereis de mim honrrados «e fauoreçidos. O Marquez de alanquer, meu Vizo Rey desse R.ºo, «uos dará ordem dos actos que nesta ocasião me deueis fazer de «obediencia, como a uosso Rey e Sor natural, que figuei no mesmo aponto em que morreo elRey meu s.or, que sancta gloria haja; e «das demostrações de tristeza deuida a perda de tal Rey e señor, «que tanto amou e fauoreceo esta coroa e os vassalos della. Es-«critta em Madrid, a 3 d'abril 621. Rey - Duque de Villa her-«mosa, Conde de ficalho. — Vista em mesa a forma da ditta car-«ta, e como por ella se uia não poder a cidade por si dar á exe-«cução os actos, nella declarados, de obediencia e pranto e leuan-«tamto de S. Mag.4 sem ordem do dito Marquez, Vizo Rey, tendo «ja de sua parte preparadas as cousas necess. 25 pera ellos se fa-«zerem com a solenidade que conuinha, se asentou que se lhe pe-«disse a dita ordem por outro escrito, do qual o treslado he o «seguinte: - Vendosse neste tribunal da cam." a carta que S. «Mag. de lhe escreueo, em 3 d'abril de 621, sobre o falecimento «da Mag.d catholica delRey, que Deos tem, e sua succesão nestes «R. no», merce tão propria de sua grandeza, como do muito que «esta cidade e R. no lhe merece por sua antigua lealdade; e reme«tendosse nella ás ordes que V. ex. ha de dar para que os actos, «que se hão de fazer, seião com a decencia que conuem ao seru.co «do ditto senhor e bem deste R.ºo, a que todos samos obrigados, «pedimos a V. ex.ça nos faça merce de nos mandar a ditta ordem, «pera, em conformidade della, e do que S. Mag.d nesta parte emanda pella ditta carta, que estamos promptos pera dar cum-«prim.to, senão perca tempo. E porque V. ex.ca disse ao Presid.te que lhe pedisse esta mesa, por escrito, o treslado da carta e or-•dem que S. Mag. d lhe escreueo, e dos mais papeis tocantes ao "juram. to e seremonias que se hão de fazer, será merce pera esta acidade mandar V. ex. ca ao secret. ro destado, Christouão Soares, «que nolos dé, para, na forma delles, se fazerem os dittos actos, «e ficarem registados nesta casa, pera a todo tempo se saber a «ordem que nelles se teue, como sempre se costumou. Disse mais «o Presidente que V. ex.ca lhe dicera que a cidade lhe podia fa-«zer as lembranças que lhe parecessem conuenientes, e assim o «fas quanto ao dó e demõstrações de tristeza, de que trata a «carta de S. Mag. Está tudo preparado pera o acto do pranto, na cforma do regimento, como se fez sempre na morte dos Reis «deste R.no, e com a uantagem que pode ser pello muito que nelle •foi sentida a de S. Mag.d, que Deos te. O acto do juramento e «aleuantamento de S. Mag.<sup>d</sup>, que Deos guarde, sempre foi cos-«tume fazerse tudo juncto no mesmo acto, comesandosse primeiro «pello de juramento que os Reis deste R.no fazião, e V. ex.ça, em «nome de S. Mag.d, ha de fazer agora pella procuração que pera cisso tem: e quanto ao acompanhamento e lugar que a cidade «nelle tem, V. ex. ca o terá já entendido per hum papel que lhe •deu o Presidente, e pello que se fez na ocasião passada, e tam-•bem pello escritto do secretario de estado que com este será. «que está registado nesta casa, e nesta mesma forma a cidade «acompanhara a V. ex.ça e asistirá nos dittos actos. Deos guarde «a V. ex.ca Da mesa, hoje, quarta feira, 14 d'abril de 621. O Pre-«sidente — Amaral — Salasar — Silueira — Velho — Andre Valente - Andre d'Almeida - Pero Vaz de Villas boas - Andre Antunes « — Domingos Fernandes — Bastião Fernandes — Domingos Fernan-«des. — E por quanto do ditto escritto, de que atras se faz menção. «constaua do immediato lugar que a cidade teue no acto passado «do leuantamento de S. Mag.d, que Deos tem, se lançou aqui o tres-

«lado delle, e he o seguinte: — Os senhores gouernadores uirão o «escritto da cidade, e approuão o meo que offereçe de acompaenhar a suas senhorias no lugar immediato, sem que pessoa al-«gua entre no meo; e por ser milhor o de detras, que aponta, e «o de diante ir pejado, se lhes dará o de detras; e na Seé, ainda • que em acto tão solene tinha difficuldade auer cadeiras despaldas. «as poderão ter na forma do lugar que costumão, quando concor-•rem com os senhores G. dores E pois o aruorar da bandeira não «he acto necess.», e apontão difficuldade de pejo no castello, ainda «que o s. or Conde de Portalegre tinha isso ordenado, pera que se •fizera o acto com toda a liberdade e reuerencia aos senhores go-«uernadores, e decencia e resp. to á cidade, suas senhorias se con-«tentao de aleuantarem a elRey nosso señor pellas ruas da cida-«de, sem auer bandeira no castello, por não ser cousa ecensial do •acto. E com ajuda de Deos se acomodara tudo a seru.∞ de S. «Mag.d, e honrra e authoridade da cidade, interuindo no mesmo «acto, e assim o concertara e ordenara V. M. a tempo que, com «a cidade, se possa achar no Paco a hua hora despois do meo •dia, porque etão detreminão os señores Gouernadores de ir delle apera a Seé. Deos guarde a V. m. De casa, hoje, terça fr.ª, vinte «e dous de septr.º, ás honze da noite. Christouão Soares — E «sendo dado ao ditto Marquez, Vizo Rey, o escritto da cidade, e «copia atras, que uai inserto no acto do leuantamento que se fez «a S. Mag.4, que Deos tem, na era de 98, se defferio a elle, por cordem do ditto secretr.º, per outro escritto, de que o theor tal •he: - O señor Vizo Rey me ordenou que, de sua parte, escreauesse a V. S. que o lugar que a cidade ha de ter no acompaenhamento, que há de fazer a S. ex.ca, domingo, ás duas horas «da tarde, dos Paços pera a Seé, onde S. ex.ça ha de jurar os «priuilegios deste R.no em nome de S. Mag.d, e se ha de fazer «despois deste acto preceder o do aleuantamento de Sua Mag.ª «por Rey e senhor destes R. nos, ha de ser no immediato, sem que «pessoa algua entre no meo, entre Sua ex.sa e a cidade; e que em tudo o mais que toca á cidade se ha de proceder em con-•formidade do que se fez no leuantamento delRey, que Deos tem, «pai de Sua Magestade, que Deos guarde muitos annos, de que «eu avizei ao Presidente da cam. ra, que etão era, da parte dos «Gouernad.res, per hum escritto que lhe escreui, em 22 de sept.ro

«de 98, aduertindo que a cidade ha de ter somente este lugar no «acto do leuantamento. Deos guarde a V. S.ª De casa, 16 d'abril· de 1621. Christouão Soares. — E feitos sobre os dictos actos as «diligencias atras declaradas, e entendidas as ordes que S. Mag.ª «mandou e declarou na ditta carta, pello ditto Marquez se orde-«nou o acto do pranto, sentimento e tristeza pella man. ra seguin-«te: Ao sabbado, que forão 17 d'abril do ditto anno, ás sette ho-«ras da manhã, se ajuntou a cidade e camara, e della, com todos «os V. res, Procuradores da cidade e Mesteres della, sahio com «suas varas pretas nas mãos, acompanhada de todos os Ministros «e officiaes da cidade, com muitos cidadaos, outrosi com varas «prettas, e todos os alcaides della, vestidos todos de mui largos «capuzes, e outras pessoas do pouo, uestidos de doo, e seu Alfeares, a caualo, o qual foi Pero Vaz de Villas boas, por ser Procu-«rador mais velho, cuberto de doo mui comprido, com o cappello «do capus metido na cabeça, e hua bandeira negra muito grande «ao ombro, arastando pello chão, com o caualo todo cuberto de «dó, ao qual leuauão pella redea dous homes da camara, outrosi «cubertos de dó; e atras do ditto Alferes, entre a cidade e elle, «o L.do Affonso Mendes de Vasconselos, juiz do ciuel mais velho, ae os L. dos Valentim da Costa e Paulo Rabello, juizes do crime emais antigos, com seus capuzes largos e capellos metidos na ca-«beça, com cada seu escudo pretos sobre ella; e diante de tudo «todos os dittos Ministros, cidadaõs e alcaides, que erão muitos «em num. ro, abalou pera a Seé, e despois de entrarem na igreja,· «todos em ordem, e feita oração ao sanctiss.º sacramento, se sairão «ao taboleiro da ditta igreja, e, junto aos degraos della, se sobio «o ditto juiz do ciuel em hum banco, que pera isto estaua orde-«nado, todo cuberto de dó, e, e alta e inteligiuel vox, que todos «bem podião ouvir, dice: chorai nobres, chorai pouo a morte do «uosso chatolico Rey Dom Philippe, segundo de Portugal, que por «tempo de vinte e dous annos e meo uos gouernou com muita just."; «e logo quebron seu escudo. E e quanto as palauras se dicerão, ca cidade e todos os que acompanharão meterão os cappelos na «cabeça. — E despois de feita esta primeira seremonia logo aba-«larão a pe, na mesma forma e que uinhão, pella padaria abaixo, «todos com os capuzes arastando pello chão, onde na rua noua, «no meo della, defronte do beco chamado da chamica, estaua ou«tro banco, outrosi cuberto de dó, e sobindosse nelle hum dos «outros juizes quebrou seu escudo, na conformidade do p.ro; e «dahi caminhando ao Rocio desta cidade, defronte das escadas «do hospital delle, estaua outro banco cuberto de dó, como os • mais, e sobindosse nelle o outro juiz do crime quebrou seu es-«cudo, fazendosse outra tal seremonia como as duas atras rella-«tadas, conforme ao regim. so; e acabadas volton a cidade com o «mesmo seguimento e ordem que trazia, com outras muitas pes-«soas que no discurso do caminho se lhe ajuntarão, pella rua das «arcas, leuando entre si e o Alferes os mesmos juizes que quebra-«rão os escudos, com os capellos nas cabecas, te entrarem nas ca-«sas da camara, aonde se apeou o ditto Alferes, e dahi com a «mesma ordem entrarão na Seé desta cidade, onde logo se co-•mecou missa cantada de requiem pella alma delRey nosso se-•ñor, que Deos tem; e ao aleuantar do sanctiss.º sacramento e • responso forão dadas tochas ao Presidente. V. res. Procuradores •e Mesteres; e a todos os mais cidadãos e pessoas nobres, que «se acharão presentes, se derão brandoes acesos; e nos altares •da ditta igreja se dicerão muitas missas rezadas pella alma do ditto Sñor, que está em gloria, e as mesmas se dicerão em to-«dos os moest. 208 e fregezias desta cidade, que a camara lhes «repartio, conforme ao num.º dos sacerdotes, mandandolhes dar opor cada hua a esmola costumada; e os signos de todos se tan-«gerão todo o espaço do regimento, que he da uespora do dia do «pranto, e toda a nocte ate o outro dia despois de missa. E nesta • forma se acabou o acto do pranto e tristeza do falecimento del-• Rev Dom Philippe o 2.º deste nome, que Deos tem.

«E logo ao dia seguinte, que foi domingo, dezoito do ditto mes «d'abril, se tornou o ditto Presidente, Vereadores, Procuradores «e Mesteres a ajunctar na camara, ás duas horas da tarde, e com «elles e todos os mais ministros e cidadaõs della, vestidos todos «de alegria, o milhor que cada hum pode, e dahi se abalarão to-dos a cauallo pera o paço, com todos os dittos ministros e cidadaõs diante, outrosi a caualo, em ordem, aonde o ditto Marquez os estaua esperando, e dahi se partio pera a Seé, acompanhado, diante de todos os condes, senhores, ministros e outros amuitos fidalgos, e de tras delle hia a cidade em seu lugar imamediato, sem que pessoa algua se metesse être elle e a ditta cim

•dade, e atras della hião todos os dittos officiaes e cidadaos, com «a mesma ordem; e nesta forma chegarão a Seé, na praca e ta-•boleiro da qual, e por todas as ruas que pera este acto se man-«darão armar, estaua m. to concurso de gente, e etrando na igreja, «despois de feita oração do santiss.º sacramento, leuando sempre o ditto Vizo Rey a seu lado a ditta cidade, se sobio a hum theaatro, d'altura conueniente, que pera o acto do juramento se man-«dou fazer, o qual estaua armado, e nelle posto hum docel, com «hũa cadeira de tella, cuberta com hum pano do mesmo, sem no «ditto theatro auer outra cadeira algua, e nella se asentou o ditto • Marquez, deixando a cidade em seu lugar de cadeiras despaldas, «que pera isso estauão postas no chão a hum lado do ditto thea-«tro e juncto a elle; e passado pouco espaço de tempo tirou o «ditto Marquez hua carta patente de S. Mag.d, e, beijandoa, a deu 4ao secretro do estado, Christouão Soares, o qual tomandoa da «mão do ditto Marquez, com a reuerencia deuida, a leo toda de «uerbo ad uerbum, e alta e inteligiuel uox, e o theor da ditta carta he o seguinte: - Dom Philippe, per graça de Deos, Rey «de Portugal e dos Algarues, daquem e dallem, mar em Africa, «señor de Guine e da conquista, nanegação, comercio da Ethio-«pia, Arabia, Percia e da India, etc. Faço saber a todos os que cesta minha carta patente de poder virem, que porquanto achan-«dome eu absente de meus R. nos e senhorios de Portugal, em que «agora succedi por falecimento delRey meu señor e Pai, que sanacta gloria haja, não posso fazer pessoalmie o juramento ordinario e costumado no acto de meu leuantamento, que se ha de ceelebrar na Seé da minha cidade de Lx2, ei por bem e me praz «de dar poder e comissão bastante, no milhor modo que de dr. to «se requere e ha lugar, a Dom Dioguo da Silua, Marquez d'Alan-«quer, Duque de frança Villa, do meu cons.º do estado, meu Vizo «Rey e capitão geral dos dittos R.nos, pera que, por mim e e meu «nome, representando minha propria pessoa, possa fazer e faça ano ditto acto de meu aleuantamto o juramento ordin. To e costuamado, na forma em que eu o ouuera de fazer se presente fora, e como o fizerão elRey meu señor, que Deos tem, quando es-«teue na ditta cidade de Lx.a, e os senhores Reis meus predecessores; jurando o ditto Marquez d'Alanquer em mãos do Bpo Dom «Fernão Miž Mascarenhas, do meu cons.º do estado e inquisidor

«geral dos dittos R.no», de que se fara asento com test.as, em que «todos asinarão, pera, com esta carta de poder, se lançar na torre «do tombo. E quero e mando que o ditto juramento f. to pello «ditto Marquez d'Alanquer. è uirtude desta ditta carta, valha e te-«nha força e uigor como se por mim fosse f. to; e prometto e dou eminha fé e palaura real, de o cumprir e guardar intr.ª mente. «E por firmeza de tudo mandei passar esta carta, por mim asi-•gnada e sellada com o sello grande de minhas armas. Dada na «Villa de Madrid, aos tres dias do mes d'abril, Fran.™ de Luceana, do cons.º de S. Mag.d e seu secret.rio do estado, a fez, anno do nascimento de Nosso señor JhS Xpo de mil e seis centos e «vinte e hum 1. Rey. - Duque de Villa hermosa Conde de fica-«lho. Foi concertada com o original. Christonão Soares. — E lida ←assim ē alta vox, pello ditto secretario do estado, a ditta carta spatente, se sobio no ditto theatro o ditto Bispo Dom Fernão Miz «Mascarenhas, Inquisidor geral, nella declarado, e e comprimento «della, e de hum capitolo da carta de S. Mag.d, que ao diante ira «tresladado, jurou o ditto Marquez 2, em sua mãos, sobre hũa cruz

«Eu, Dom Diogo da Silua, Marques de Alenquer, Duque de franca Villa, 
• Viso Rey e Capitão geral destes Reinos e Senhorios de Portugal, em nome 
• do muito Alto e mto poderoso senhor Rey Dom felippe, meu senhor, e por 
• uirtude da sua procuração, q hora acabastes de ouuir, assinada de sua Real 
• mão, juro e prometo que S. Mag.de, com a graça de nosso senhor, vos re• gerá e gouernará bem e direitamente, e vos administrará inteiramto justiça 
• quanto a humana fraquesa permite, e vos guardará vosos bons costumes, 
• priuilegios, graças, mces, liberdades e franquesas que plos Reis passados, 
• seus anteçessores, vos forão dados, outorgados e confirmados.

«Fez o Viso Rey este juramento em domingo, dezoito de Abril de 1621, na «sé desta cidade, estando de juelhos, e com as mãos postas em hua Cruz e «em hum missal; e o Bpo, inquisidor geral, lho tomou por ordem de S. Mag.de, «e eu o vy, estando presente toda nobresa, que então se achou nesta cidade, «e muita outra gente, e assim o certifico. Em Lx.», a 7 de Julho de 1626. «Christouão Soares.» — Liv.» 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 15.

Esta copia authentica só foi remettida para o cartorio da cidade cinco annos depois, a pedido da camara, como se vê da seguinte representação dirigida aos governadores do reino:

<sup>1</sup> Uma copia d'esta carta, authenticada pelo secretario d'estado, Christoyam Soares, acha-se no liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 3.

<sup>2 «</sup>Juramento que fes o Viso Rey em nome de S. Mag.de

«e hum missal, pondo ambas as mãos sobre elle, que pera este «effeito estaua sobre huãs almofadas, em nome de S. Mag.ª, de «guardar os priuilegios, foros e liberdades a esta cidade e R.ºo. «concedidos na forma que o fizerão seu Pai e Auô, que estão em-«gloria, que se continhão em hûs cap.ºs, que logo forão lidos pello «doutor Luis da Gama Pereira, do cons.º de S. Mag.d, e seu deezembargador do paço, o qual juramento a cidade aceptou em-«nome de todo este R.no E o treslado do cap.º da carta, de que eatras se faz menção, he o seguinte: - E porque conuem que «logo se faça o acto de meu leuantamento, e per eu não estar «presente não posso fazer nelle o juram. to ordinario, ey por meu «seru.co que o ditto auto se celebre, com toda a breuidade, na «Seé dessa cidade de Lx.a, na forma e com as solenidades costu-«madas, ao qual uos sereis presente, e nelle fareis em meu nome «o ditto juramento, e uirtude do poder que pera elle ouue por-«bem de uos dar pella patente, que vai com esta carta, jurando «em mãos do Bispo Dom Fernão Martis Mascarenhas, do meu «cons.º do estado e Inquisidor geral desses R.nos, de que se fara «asento, com testemunhas, pera com a patente de poder e os mais-«actos de leuantamento se lancarem na torre do tombo, do que «tudo me inuiareis copias autenticas, auisando particularmente de «como se executou. Christouão Soares. — E acabado assi o ditto-«acto de juramento, se sobio no ditto theatro Dom João de Mene-«ses, Alferes mór deste R.no, com a bandeira real na mão, e es-«tando em pé na borda do ditto theatro, uirado pera o pouo, disse «o Rey de armas Portugal, tres uezes, em alta uox: — ouui, ouui, ✓ouui; e acabadas as dittas palauras disse o ditto Alferes mór ou-

<sup>•</sup>At'agora não se inuiou a esta camara a copia autentica do juramento, q •S. Mag.de fez por seu procurador o Marquez d'Alanquer, sendo Vizo Rei, •de guardar os foros e priuilegios deste Rn.•, como os senhores Reis seus •antecessores jurarão, e a mesma copia se auia de mandar pór na torre do •tombo, como sempre foi stillo; e porq V. S.ria assã o tem mandado, espera•mos q nos faça V. S.ria merce dar ordem que se nos inuie, pera ficar no car•torio da cam.ra, como he stillo. Em cam.ra, 6 de julho de 1626.•

Despacho — «Ao secro, Chruao Soares, se ordenou q enuiasse estes tresla«dos autenticos a cam<sup>ra</sup> e a torre do tombo, e assy se fara. Lx.ª, a 6 de ju«leo de 626. Aquy vay este papel, e a torre do tombo foi ja outro.» Com
uma rubrica. — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 105.

∢tras tres vezes: — real, real, pello muito alto e muito pode-«roso Rey Dom Philippe terceiro, nosso señor, Rey de Portugal, — «Estando o ditto Marquez em pé, e com o barrete fora da cabeça, •e a cidade, e todos os mais senhores e fidalgos, e acabadas as pa-«lauras, responderão as mesmas com todos os mais circunstantes; «e logo se tangerão charamelas e atabales, e disparou a artelha-«ria e infantaria, assi do castello como das naos que neste porto «se acharão, a quem pera isso se tinha dado recado do dia d'an-«tes. E logo o ditto Marquez se ueo, abalando e decendo do ditto «theatro, e diante delle o duto Alferes mór com a ditta bandeira <aruorada nas mãos, leuando consigo a hum lado a ditta cidade.</p> «com todos os mais senhores e fidalgos, e neste ponto comecou «logo a cappella o imnum Te Deum laudamos; e nesta forma fo-«rão e procissão pello meo da igreja e ao redor della com o «Dayão, Dignidades e Conegos e Cappellaes de S. Magestade, e de «uolta pararão na cappella do Santiss.º Sacramento, onde a cidade «nesta ocasião, no fim do impo Te Deum, disse a N. Sñor ora-<coes, que a igreja pella uida e estado dos nouos Reis tem orde-«nadas, ás quaes todos se ajoelharão. E nesta procissão foi sem-«pre a cidade em seu lugar immediato, como atras fica declarado, indo mais nella o ditto bispo inquisidor geral, e os condes, se-«nhores e outros muitos fidalgos e caualeiros deste Regno, que «se acharão presentes, e outra muita gente do pouo; acabada a «aqual abalou o ditto Marquez, com o ditto acompanhamento, pera «o taboleiro da Seé, e chegando a elle disse o Alferes mór outras «taes palauras, na conformidade das atras, ás quaes se seguio o «mesmo que nas primeiras; e acabadas se sobirão todos a caua-«lo, e a cidade sempre em seu immediato lugar, com suas varas «nas mãos, acompanhandoa todos seus cidadãos atras, e cami-«nhando pella padaria abaixo se disse outra uox ao pelourinho «uelho, e outra a moeda e outra no Rocio desta cidade. E assi stodos juntos uoltarão pella rua dos escudeiros, entrando pella «noua dos Mercadores, sairão pello pelourinho uelho ao terreiro «do Paco, aonde se deu a ultima uox, a que foi respondido como «as mais; e a todas se descobrio sempre o ditto Marquez, Vizo «Rev. e todos os mais senhores e fidalgos. E com esta derradeira -solemnidade se acabou o acto do leuantam. to delRey nosso señor. «disparando neste ponto por duas vezes toda a artelharia do Cas-

«tello e mais embarcações, e a cidade se apeou e foi acompa-Inhando ao ditto Vizo Rey ate a porta do gouerno. E não se tratta ∢aqui da seremonia sobre a cidade fixar a bandeira na torre da «omenage, conforme ao regimento delRey Dom Manuel, que Deos etem, porque se seguio nisto o estillo que se teue no acto passado «do leuantam. to de S. Mag. d. que Deos tem, e guardou a ordem. «que se nelle teue, e as rezoes porque se deixou de fazer. E a ci-«dade mandou soltar por alegria deste dia muitos prezos, e per-«doou todas as culpas em que m.tas p.as, assim homes como mo-«lheres, estauão comprendidas e culpadas em deuasas geraes e eparticulares, que ate o presente erão tiradas por sua ordem, dos «que hião contra as Posturas e Regimentos della; e a outras mui-«tas que estauão suspensas de seus lugares, que a cidade lhe tinha «dado pera remedio de sua uida, restituio a elles; e hus e outros «forão mais de cento e sincoenta pessoas. E de tudo mandou a «cidade fazer este auto, per extenso, de tudo o que passou, pera «a todo tempo se saber em como em todos os dittos actos cum-«prio com sua obrigação inteiramente, o qual asignou. Fernão «borges o escreui. E a copia da carta patente, cap.ºs de carta de «S. Mag. de e portaria do secretr. do estado Christouão Soares, de «que o auto atras faz menção, uão juntas a este auto as quaes «me reporto. Diz a entrelinha — tem — uai. Fernão borges o es-«creui. Christouão de mages o fiz escreuer. O Presidente — J. F. «salazar — G. Silura — Aluro velho — A. valente — Po vaz de vilas ◆boas — Pero borges — Andre antunes — Dos frã — Bastião frã. >

#### Carta da camara a el-rei em 20 d'abril de 1621 <sup>1</sup>

«Sendo Deus servido de que a successão d'esta monarchia ca«hisse na real pessoa de V. Mag.de, e promettendo-nos a feliz me«moria de seus progenitores e o principio de seu justo governo,
«tantos e prosperos successos, não temos que sentir tanto perdas
«passadas, senão alegrarmo-nos com V. Mag.de, e dar-lhe o para«bem devido a tão ditosa herança, de que esta cidade e reino teve

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 28.

«o gosto e contentamento, que a lealdade dos vassallos d'elle e amor com que sempre tratou o serviço de seus reis e senhores «naturaes o obrigam; sendo tanto mais em particular o que te«mos a V. Mag.de, quanto maior é a razão que para isso ha, pela «muita mercê que n'esta occasião V. Mag.de nos fez, lembrando-se «n'ella de nos honrar e favorecer com carta sua, e com ordem «ao marquez vice-rei para nos jurar os privilegios. fóros, usos e «costumes d'este reino, na fórma que sempre o fizeram os reis, «antecessores de V. Mag.de, mercê tão propria de sua grandeza «como merecida da lealdade d'estes vassallos, cujos merecimen—tos havemos de conservar em todas as occasiões que do serviço «de V. Mag.de se offerecerem, como na presente do acto do levan—tamento de V. Mag.de fizemos, com corações alegres e animos «promptos ao serviço de V. Mag.de, cuja catholica pessoa Deus «guarde.»

#### Carta regia de 8 de junho de 1621 l

«Presidente amigo, etc. — João Baptista Lauanha, meu chro-«nista mor, compos em portugues, por mandado d'ElRey meu se-«nhor e pay, q̃ haja gloria, hum liuro da jornada de S. Mg. de a «esses reinos a, e da entrada publica que fez nessa cidade, com

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Innocencio Francisco da Silva, no seu «Diccionario Bibliographico», ácerca d'esta obra, diz: — «Viagem da catholica real magestade d'el-rei D. «Filippe 11 nosso senhor ao reino de Portugal, e relação do solemne recebimento «que n'elle se lhe fes. Sua Magestade a mandou escrever por João Baptista La-vanha, seu chronista maior. Madrid, por Thomás Junti, 1622, fol. gr. de 111 «—78 folhas, com quatorze estampas e um rosto gravado em chapa de me-val, tudo de bôa execução artistica.»

Acrescenta que, no sentir d'alguns criticos, é livro digno de toda a estimação, assim pela curiosidade do assumpto, como pelo estylo e linguagem.

O que o erudito bibliographo não refere é que o livro foi impresso á custa da cidade de Lisboa.

A carta regia, a que esta nota allude, é original, mas tem registro a fs. 154 v. do liv.º v de req.º de Provisões de reis, com as seguintes cótas:

<sup>«</sup>A cidade respondeu a esta carta e mandou credito de 520\$000 réis, o «qual deu Duarte Fernandes, e foi a entregar a carta ao secretario Francisco de Lucena, para que lh'a desse no correio de 30 de julho de 1621.»

«particular relação de tudo o que passou na jornada; e porque «estaá accabado e reuisto por ordem minha, e conuem que se

«Aos 4 de setembro de 1621 se passou mandado para o thesoureiro da ci-«dade, Agostinho Franco, pagar e entregar a Alvaro Fernandes da Costa, afilho de Duarte Fernandes, os 533\$352 réis, que por ordem da cidade e um «credito do dito seu pae entregou na côrte Maximiliano Vanhilst, por mão «de seu filho João Vanhilst, a João Baptista Lavanha, chronista-mór de S. «Magestade, para com elles pagar a impressão dos 500 livros, que compoz, «das festas que se fizeram a S. Magestade, que Deus tem, quando veio a «esta cidade, os quaes S. Magestade lhe mandou dar por virtude d'esta «carta. Esta quantia se mandou dar ao dito thesoureiro por emprestimo do «dinheiro da agua. Em Lisboa no dito dia, mez e anno.»

A carta que a camara escrevera a el-rei, como consta da primeira das duas cótas citadas, dizia assim:

«V. Magestade nos mandou escrever por carta sua, de 8 de junho pas-«sado, que o livro que João Baptista, chronista-mór, tinha feito das festas «da entrada e recebimento que se fez n'esta cidade á magestade d'el-rei, nosso «senhor, que está em gloria, o anno de 618 (é erro de copia, deve ser 1619), «que estava revisto para se imprimirem n'essa côrte logo 500 livros, para «o que era necessario remetter esta camara 520,5000 réis, e que, ficando lá «os que se haviam de repartir, enviaria aqui os mais que restassem para se «venderem por conta da mesma camara. N'essa conformidade remette a ca-«mara o dito dinheiro em credito de Duarte Fernandes, o qual se envia ao «secretario Francisco de Lucena, n'este correio, para que lh'o dê e tenha lem-«brança que envie os livros que ficarem, porque os estamos esperando, como «V. Magestade manda. E beijamos a mão a V. Magestade pela mercê que «nos faz em ter tão particular lembrança, de que se imprimissem festas e «entrada, em que esta camara serviu e trabalhou com tanto cuidado e gosto, «e que tão acceitas fôram a Sua Magestade, que Deus tem, e aos olhos de «V. Magestade e da rainha, nossa senhora, que as viram com tanto amor e avontade de nos fazer mercê, como esta cidade espera receber ao diante «da grandeza de V. Magestade. Deus guarde a catholica pessoa de V. Ma-«gestade. Lisboa, 30 de julho de 1621.» — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 28 v.

Parece que as cousas deveriam terminar n'este ponto, visto que a camara nenhuma duvida oppozera ao que se lhe ordenava por parte d'el-rei, e satisfizera promptamente a exigida importancia de 520\$000 réis, para a impressão, em portuguez, do livro da viagem de D. Filippe u a Lisboa, e do acolhimento que se lhe fez n'esta cidade, obra composta por J. B. Lavanha.

Não aconteceu, porém, assim, o que deixa suppôr que, em regra, quando a camara e J. B. Lavanha intervinham no mesmo negocio, logo havia desencontro: e não é difficil descobrir que a razão estava sempre pela camara.

Vamos, portanto, deixar aqui agrupados os documentos que dizem respeito

imprima logo nesta corte, assistindo João Baptista a impressão,
 tenho resoluto que assy se faça, e que essa cidade, em cujo cre-

a este negocio, alguns dos quaes servem egualmente para completar a noticia que démos a pag. 373 a 381 do 2.º volume, sobre a impressão da quarta Década de João de Barros.

#### Carta regia de 35 d'abril de 1633

«Presidente amigo, etc. — Dos quinhentos liuros da jornada que ElRey, «meu senhor e pay, que s.¹a gloria haja, fez a esse Reino, que João Baptista «Lauanha, meu chronista mor, imprimio, lhe tenho mandado que entregue a «pessoa, que essa camara lhe ordenar, trezentos, por se hauerem repartido «os duzentos por ordem minha: pollo que enuiareis recado a quem os ouuer «de receber e encaminhar. E porque demais do dinh.º que se lhe hauia re«metido para a impressão, gastou João Baptista setecentos setenta e cinquo «reales nas estampas da entrada dessa cidade e auto das cortes, que se «acrescentarão, fareis que elles se lhe remetão, em letra, por conta dessa «camara, ou se entreguem ahi a quem tiuer procuração sua para os receber.» — Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 22.

#### Carta regla de 3 d'agosto de 1633

«João Furtado de Mendonça, presidente amigo, etc. — Encommendo-vos «que vejaes a petição, que com esta se vos envia, de João Baptista Lava«nha, meu chronista-mór, e informando-vos do que n'ella se refere ácerca
«dos livros da jornada que el-rei, meu senhor e pae, que santa gloria haja,
«fez a esse reino, que compoz, e com que se ficou por ordem minha, e se to«maram ao livreiro a que os enviou a essa cidade, me aviseis do que achar«des e se vos offerecer.» — Liv. v de reg. de Provisões de reis, fs. 169.

#### Carta regia do 6 d'abril do 1638

«João Furtado de Mendonça, presidente amigo, etc. — Vi a vossa carta, ede 22 d'outubro passado, sobre a duvida que os officiaes da camara teem «a fazerem entregar a João Baptista Lavanha os livros que compos da jor-nada d'el-rei, meu senhor e pae, que Deus tem, a esse reino, que se lhe fi-zeram deter por ordem da camara; e, sem embargo do que se aponta, hei «por bem e mando que se lhe entreguem, para poder dispôr d'elles livre «mente. E assim vos encommendo muito que o façaes executar.» — Dito liv., fs. 168.

«dito e autoridade resulta que se ueja quão inteiramente cumprio «naquella occasião com o que devia ao serviço de S. Mg. de, que

#### Consulta da camara em resposta aos governadores do reino em 8 de julho de 1693

«Aos dois pontos que os srs. governadores apontam que se responda á «carta de S. Mag.de, de 7 de dezembro de 1622, se satisfaz com dizer que «S. Mag.de escreveu ao presidente da camara, em 3 d'agosto do mesmo anno, «com uma petição, que João Baptista Lavanha lhe fizera, de queixa de se «lhe embargarem os livros, mandando-lhe que se informasse do que na ma«teria passava, e o avizasse do que achasse e se offerecesse n'ella, ao que «satisfez o presidente por carta de 22 d'outubro proximo passado; e até 6 «d'abril de 623, cm que S. Mag.de respondeu por carta sua ao dito presi«dente, em que lhe manda que, sem embargo do que lhe apontou em sua res«posta, mandasse entregar os livros a João Baptista, como se tem mandado «fazer pelo mesmo vereador que fez o embargo, como se verá pelas copias «das cartas que offerece.

«Ao segundo ponto, dos 315000 réis que diz pôr mais dos quinhentos e «tantos, que se lhe remetteram para a dita impressão, S. Mag.de diz na carta «que elle imprimira 500 volumes sómente, sendo assim que é cousa notoria «que imprimiu 750, dos quaes se ficou com os 350; e se isto se manifes«tara a S. Mag.de não lhes mandara pagar mais custos, pois pelos rendi«mentos dos 350 livros fica bem satisfeito; e sem embargo d'isso, se S. Mag.de «ordenar que se lhe dêem, se fará, como tambem se verá da copia da carta «que se offerece.

«O que João Baptista propõe em sua petição, que em agosto proximo pas«sado escrevera S. Mag.de a V.ª Senhorias, que fizessem com o presidente

«que tomasse em pagamento os livros da quarta Década de João de Barros,
«que o presidente o não quizera fazer, sem primeiro se declarar o preço
«porque se haviam de tomar, não ha memoria n'esta mesa que tal se lhe tra«tasse, nem passou pelo pensamento aos ministros d'ella, de quantas vezes
«S. Mag.de lhe escreveu sobre este particular, tomar os ditos livros em pa«gamento por pouco nem muito preço, nem ainda de graça, se o dito João
«Baptista os desse, pelas razões referidas na consulta de 12 de janeiro, que
«com esta enviamos.» — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do
tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 47 v.

Antes de proseguir convém deixar consignada a consulta ou carta que a camara dirigiu a el-rei, em 12 de janeiro de 1623, a que esta e outra consulta adiante se referem.

A carta de 12 de janeiro de 1623 completa o grupo de documentos que produzimos no segundo volume, relativamente á impressão da quarta *Década* de João de Barros; e comquanto só diga respeito a esse assumpto, entendemos devel-a aproximar dos documentos, que abrangem os dois negocios em

«D5 tem, proueja o dinheiro nesces." para se imprimirem quinhen-«tos liuros, que, segundo a informação que se tomou, custarão

que interessava João Baptista Lavanha — a impressão da quarta Década de João de Barros e a da Viagem de D. Filippe n a Portugal —, pois que n'esses documentos mais d'uma vez é citada. Temos além d'isso a convicção que a camara não escreveria semelhante carta, se ás exigencias para a impressão da quarta Década de João de Barros não accrescessem as da impressão da Viagem de D. Filippe n a Portugal, e sobre tudo o procedimento de João Baptista Lavanha.

A camara achou de mais, e desafogou mui respeitosamente aos pés de S. Mag.de, dizendo-lhe... o que lhe devia dizer.

A carta é do theor seguinte :

«V. Mag.de mandou que esta cidade emprestasse a João Baptista Lava«nha, seu chronista-mór, para a impressão que fazia da quarta Década de
«João de Barros, 540\$000 réis. Para haver de os tomar deu fiança, e d'ali
«a algum tempo mandou V. Mag.de, por carta sua de 30 de maio de 1616,
«que esperasse a cidade a João Baptista dois annos mais pelos ditos 540\$000
«réis, como se fez, e sendo passados tantos annos depois que este empres«timo se lhe fez, se lhe não tratou até ao presente da satisfação, nem se aper«tou com elle nem com seus fiadores; e ora manda V. Mag.de que a cidade
«lhe tome em pagamento d'esta quantia de dinheiro, 630 livros que não pôde
«dispender, e desobrigar seus fiadores.

«Lembramos a V. Mag.de, prostrados a seus reaes pés, com toda a submissão devída, que não convém á autoridade d'este senado, que os srs. reis «d'este reino, antecessores de V. Mag.de, sempre honraram, fazendo que fôsse respeitado, ser vendedor de livros, officio que podem fazer, e é razão que façam, os procuradores de João Baptista; e sendo V. Mag.de servido que por algum tempo se lhe não peça este emprestimo, fará esta cidade o que V. Mag.de lhe ordenar.» — Dito liv.º, fs. 40.

#### Capitulo da carta regia de 19 de setembro de 1618

«Reçeberãose com carta uosa, de 9 do presente, hua consulta da camara «dessa cidade, e os papeis q vinhão com ella, sobre João Bautista Labanha, «meu chronista mor. Hauendo uisto tudo, me pareseo diseruos que esta bem «prouido o q̃ Dom Diogo de Castro ordenou, acerqua de se desembargarê os «liuros da jornada delRey, meu sor e pai, q̃ Deos tem, a esse Reino, e se pa«garê a João Bautista os trinta e hu mil reis que de mais auia gastado na «impresão delles; e que os liuros da quarta decada de João de Barros orde-neis se entreguê logo a camara, e se desobriguem com efeito os fiadores «de João Bautista.» — Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 38 v.

A' margem está a seguinte cota :

«A cidade execute o que S. M.de manda. Christoulo Soares.»

«quinhetos e uinte mil rs. Pollo que uos encomendo e mando que «façaes logo remetter a esta corte, por letra a pagar a João Ba-

No P. S. d'uma carta do secretario de estado, datada de 23 de novembro de 1623, vem uma nota de terem os governadores do reino mandado que a camara pagasse «estes trinta mil réis, como S. Mag.de tem ordenado.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 79.

#### Consulta da camara a el-rei em 16 de março de 1634

«Os governadores d'este reino nos mandaram um capitulo da carta de V. «Mag.de, de 29 de setembro proximo passado, em resposta d'uma consulta «que a camara fez a V. Mag.de, sobre os livros da jornada que S. Mag.de, «que Deus tem, fez a este reino, e logo se deu cumprimento ao que V. Mag.de «nos mandava, desembargando-se os livros e entregando-se os 31\$000 réis, «que João Baptista havia dispendido mais dos quinhentos e tantos que lhe «fôram entregues para a impressão d'elles.

«Manda V. Mag.de agora aos governadores que ordenem que os livros da «quarta Década de João de Barros se entreguem logo á camara, e se des-«obriguem com effeito os fiadores de João Baptista; e porque em carta que «escrevemos a V. Mag.de, em 12 de janeiro de 1623, lembramos a V. Mag.de, «prostrados a seus reaes pés, com toda a submissão devída, que não convi-«nha á autoridade d'este senado, que os srs. reis d'este reine, antecessores «de V. Mag.de, sempre honraram, fazendo que fôsse respeitado, ser vendedor «de livros de João Baptista, officio que podiam fazer, e é razão que fizessem, «seus criados e procuradores; e que sendo V. Mag.de servido que por algum «tempo se não pedisse este emprestimo, faria a cidade o que V. Mag.de lhe «ordenasse; agora de novo, com toda a submissão devida, tornamos a fazer «a mesma lembrança, pedindo a V. Mag.de nos faça mercê que se conserve «a autoridade d'este senado, como fizeram sempre os srs. reis, antecessores de «V. Mag.de, e não nos obrigue a acceitar livros em pagamento do dinheiro que «se emprestou ha tantos annos, porque, além d'isto, o dinheiro de que se lhe •fcz emprestimo, pertence ao real d'agua, e do deposito d'elle se tirou com provisão de S. Mag.de, que Deus tem, e não póde a camara, nem tem juris-«dicção para desobrigar os fiadores sem o dinheiro se entregar no cofre, para «se gastar nas obras a que está applicado, a desempenho de juro que está avendido; nem V. Mag.de devia ser informado da natureza d'este dinheiro que se lhe emprestou, porque é de crêr, e assim o esperamos da christan-«dade de V. Mag.de, que o não mande dispender senão n'aquillo para que «foi imposto, pelo escrupulo de pagarem para esta imposição as pessoas ec-«clesiasticas: e já em outra occasião muito pia representou a V. Mag.de esta «mesma razão. E quando se quizesse dar a entender a V. Mag.de, que do pro-«cedido da venda dos ditos livros se podia restituir ao deposito do real «d'agua a quantia, não póde haver logar, porque não têem expediente por · «ptista, os ditos quinhentos e uinte mil rs; e como se fizer a im-«pressão, se ordenara que, despois de repartidos os liuros que «aqui se ouuerem de dar, se enuiem os mais a essa cidade, para «que se uendão por conta della.»

#### Carta regia de 23 de julho de 1621 1

«Presidente amigo, etc. — Hauendo resoluto de fazer mudança «no gouerno desses Reinos, e nomeado para gouernadores delles, «ao Bispo de Coimbra, Dom Martim Afonso Mexia, a Dom Diogo «de Castro, Prezidente do Desembargo do Paço, e a Dom Nunal-«uares de Portugal <sup>2</sup>, me pareceo fazeruolo a saber por esta carta,

Se a instrucção estivesse mais disseminada, é de crêr que a camara não tivesse tanta occasião de se queixar de faltar saída aos livros da quarta Década de João de Barros, apezar de se acharem impressos havia dez annos.

Para os livros da Viagem de D. Filippe u a Portugal foi mais facil encontrar leitores, ou possuidores, pelo menos, porque, em 23 de julho de 1624, a camara assentou que estes livros fôssem distribuidos gratuitamente pelo presidente, vereadores, e mais officiaes da mesa; pelos governadores, tribunaes do paço, da fazenda e da relação, mesa da consciencia, relações do Porto, do Brazil e da India, e pelos mosteiros.

E como additamento a esta resolução assentou mais, em 10 de setembro de 1624, para não haver duvidas, que ao presidente se désse um livro dourado e dois desencadernados; a cada um dos vereadores, dois; aos mais officiaes da meza, um; aos ministros dos tribunaes atraz declarados, a cada um seu livro; aos mosteiros de frades, dois; á relação do Porto, um a cada desembargador; «e pª a de goa se enviarão algüs, e nesta forma se distribuão. E nos mais q ouuer se fara o q a mesa ordenar.» — Liv.º n d'Assentos, fs. 196 v.

<sup>«</sup>pouco nem por muito preço, como se deixa bem considerar, por passar de «10 annos que se imprimiram, sem se gastarem até agora.

<sup>«</sup>E sem embargo de tudo o que se propõe a V. Mag.de, fôr servido fazer «mercê a João Baptista d'este dinheiro que lhe foi emprestado do real d'agua. «e para isso se desobriguem seus fiadores, o pode V. Mag.de mandar por sua «provisão, como rei e senhor que é, e nós obedeceremos como humildes e «leaes vassallos que somos.» — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 56 v.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o d'el-rei D. Filippe 111, fs. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Este e outros actos com que D. Filippe m iniciou o seu governo, sob a influencia do conde de Olivares, D. Gaspar Filippe de Guzman, fizeram por um momento suppôr aos portuguezes que ainda seriam convertidas em reali-

«e dizeruos que tenho por muy certo que, na forma que essa cidade, cumprindo com sua obrigação e antigua lealdade, accudio
«as couzas de meu seruiço no têpo dos gouernos passados, o con«tinuara agora e sempre, de modo que eu seja bem seruido dos
«gouernadores, como espero e conuem ao bem comum desses Rei«nos, e dos naturaes e vassallos delles.»

#### Carta da camara a el-rei em 14 d'agosto de 1621 l

«Em consideração do serviço de V. Magestade, e bem d'estes «seus reinos, houve V. Magestade por bem, por folgar de lhe • fazer mercê, que o governo d'elles tornasse àquella primeira or-«dem, que a magestade catholica d'el-rei D. Filippe, que Deus •tem, avô de V. Magestade, deu por ausencia do sr. archiduque «Alberto, mercê tão propria da grandeza de V. Magestade e de • seu justo governo, como estimada, desejada e merecida dos vas-«sallos d'elles; e sendo, como é, a mais conveniente, e de que a experiencia nos tem dado maiores resultas, esperamos que a res-«peito das qualidades e grandes procedimentos das trez pessoas «nomeadas para elle, cresçam tanto mais no serviço de V. Mages-«tade e bem commum d'este reino, principalmente de nossos co-«rações, que sempre V. Magestade se haja por bem servido de «nos continuar a mesma mercé; porque demais de se ajustar com «as promessas e juramentos feitos em côrtes, é a mesma que a «antiga lealdade portugueza merece a V. Magestade, pela qual esta cidade, como cabeça de todo o reino, prostrada aos reaes

dade, as mallogradas esperanças que tinham depositado nas côrtes de 1619, e que o novo monarcha respeitaria os capitulos da carta-patente outorgada por seu avô nas côrtes de Thomar.

A camara, interprete da opinião geral, applaudiu e agradeceu a mercê que el-rei assim fazia, dando ao governo aquella primeira ordem que D. Filippe 1 lhe determinara pela ausencia do archiduque Alberto.

N'esta conformidade escreveu a el-rei em 14 d'agosto de 1621; mas a sua carta não é menos um protesto do que uma congratulação: n'ella transparece o justo resentimento pelos aggravos soffridos no anterior reinado.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 29.

«pés de V. Magestade, humildemente lhe beija a mão, com espe-«ranças certas de que, por ella e pelo que a christandade ha mis-«ter, dará Deus a V. Magestade ditosos e felicissimos annos de «vida.»

### Carta da camara a el-rei em 14 d'agosto de 1621 <sup>1</sup>

«É tão propria d'esta cidade a mercê que V. Mag. de faz aos «vassallos d'esta corôa, que não cumpriramos com a obrigação «que para a reconhecer nos occorre, se deixaramos passar occa-«sião de demonstração, majormente quando cahem em taes pes-«soas e sujeitos, como são os do marquez de Castello Rodrigo, a equem V. Mag.de, por sua grandeza, fez grande de Hespanha, e «do conde de Portalegre, a quem da mesma maneira V. Mag. 60 «fez mercê da chave dourada de sua camara, que elles, como fi-«lhos de seus paes e netos de seus avós, saberão merecer ainda «tanto mais avantaiadas, quanto majores são seus bons procedi-«mentos no serviço de V. Mag.de. E esta cidade, em nome de etodo o reino, pelo que d'estas mercês lhe toca, beija a mão a «V. Mag.do, esperando que d'ellas resulte as grandes satisfações, «que sempre os fidalgos d'esta qualidade e d'esta nossa nação de-«ram de si aos reis, antecessores de V. Mag.de, por maneira que «V. Mag. do se haja por bem servido d'elles, e que a seu exemplo «và V. Mag. de admittindo outros na conformidade do promettido «nas côrtes de Thomar 2, como nos promette o particular amor com «que todos amamos a V. Mag. de e seu real serviço.»

¹ Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 29 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nas côrtes de 1619 a nobreza pugnou quanto pôde, mas inutilmente, pela confirmação e continuação das muitas e extraordinarias mercês que D. Filippe r lhes concedera.

O procedimento de Filippe m havido para com aquelles dois titulares, mais confirmava as esperanças de que seriam cumpridas as disposições da cartapatente das graças e privilegios, outorgada nas côrtes de 1582.

#### Carta da camara ao marquez de Castello Rodrigo em 14 d'agostode 1621 <sup>1</sup>

«Bem pudera esta cidade queixar-se de V. Ex.ª lhe não dar «conta da mercê que S. Mag.ª, que Deus guarde, foi servido de «fazer a V. Ex.ª; mas é tal o gosto que com ella recebeu, que «lhe não fica logar do sentimento que este desfavor lhe deu, an- «tes precisa obrigação de se alegrar com ella, e dar a V. Ex.ª os «parabens devidos à sua estimação, como por esta faz ².

«V. Ex. a logre largos e felicissimos annos, e tenha por certo «que nenhuma cousa é mais propria d'esta cidade, que todas as «que S. Mag. de fizer a V. Ex. a, em consideração de seus grandes «merecimentos.

«N'esta conformidade se escreve de presente a S. Mag.de, e es-«peramos fazel·o ainda em outras maiores occasiões, porque em «todas havemos de mostrar quaes são nossos animos para o ser-«viço de V. Ex.ª, e o particular contentamento que temos de seus «acrescentamentos.»

#### Carta da camara ao conde de Portalegre em 14 d'agosto de 1621 ;

«Alegra-se esta cidade com V. S.ª pela mercê que S. Mag.de, «que Deus guarde, foi servido fazer a V. S.ª, de que lhe dá os «parabens devidos á sua estimação 4.

«V. S.ª a logre largos e felicissimos annos, e tenha por certo «que nenhuma cousa é mais propria d'esta cidade, que todas as «que S. Mag.de fizer a V. S.ª em consideração de seus grandes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 30.

<sup>2</sup> O marquez de Castello Rodrigo respondeu a esta carta em 1 de setembro de 1621.

<sup>3</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 30 v. '

<sup>4</sup> O conde de Portalegre respondeu em 31 do mesmo mez.

«merecimentos, e conheça de nós o bom animo que temos para «seu serviço, e o particular contentamento que temos de seus «acrescentamentos.»

## Capitulo da carta regia de 17 d'agosto de 1621 1

«Das cartas e ordeñs de ElRey, meu snor e pai, que aja glo«ria, entendereis como Sua Mg.º auia mandado se tratasse de tra«zer agoa a essa cidade, e as diligencias que ultimamente ordenou que se fizessem pª se poder effeituar co brenidade; e porque
«eu desejo que assy se cumpra, vos encomendo m.º q, reconhe«cendo tudo e comonicandoo com o prezidente da camara, orde«neis que trate da execução, e que de nouo se faça, em set.º q
«uem, exame nas agoas q hão de trazer, e me auizeis particu«larmº do estado em q está esta matt.², e de tudo o q se nella
«for fazendo.»

À margem d'este capitulo escreveu o proprio secretario de estado o seguinte:

«Dizem os sres govres  $\tilde{q}$  faça V. S. estar juntas todas as ords, «que ouuer de S. M. e, sobre esta matra, para ir co ellas a suas «S. ras q do para iso o chamare, e lhes dar conta do  $\tilde{q}$  neste neg está feito. Christouão Soares.»

# Carta do conde de Portalegre de 31 d'agosto de 1621 2

«A muita mercê que V. S.ª me faz em sua carta de 14 d'este, «dando-me o parabem da que S. Mag.ª, Deus o guarde, me tem efeito, querendo servir-se de mim de gentilhomem de sua camara, corresponde aos desejos que tenho de que se me offereeçam muitas occasiões do serviço d'essa cidade, nas quaes mosetrarei sempre que tenho presentes as razões que ha para me empregar n'elle, e a estimação que d'ellas faço. — Guarde Deus,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o do Provimento d'agua, fs. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons: do tempo d'el-rei D. Filippe, III, fs. 30 v.

«Nosso Senhor, a V. S. — Madrid, 31 d'agosto de 621. — 0 «Conde Mordomo-mór.»

#### Carta do marquez de Castello Rodrigo de 1 de setembro de 1621 <sup>1</sup>

«Mereço a essa cidade a mercê que V. S.ª me faz com esta sua «carta, e alegrarem-se da que S. Mag.de me fez, pois toda ella se «empregará sempre em, com mais autoridade, podermos servir, «eu e os successores de minha casa, assim a essa cidade em ge«ral, como aos particulares d'ella; e mui particular foi a que V.
«S.ª me fez em dar d'isto as graças a S. Mag.de, de que fico com
«o reconhecimento que devo. E com razão se podéra V. S.ª quei«xar de meu descuido, se nascera d'elle o não lhe dar conta da
«mercè que S. Mag.de me fez, e não do respeito que lhe devo ter.
«A V. S.ª guarde Deus com os acrescentamentos que desejo. —
«De Madrid, 1 de setembro de 621. — O Marquez de Castello
«Rodrigo.»

#### Carta da camara a el-rei em 23 d'outubro de 1621 ²

«Por carta da cidade de Goa, como cabeça d'aquelle estado do «Oriente, e pelo enviado que todo elle faz a V. Mag.do, por vinda «d'esta nau N.º S.º da Penha de França, que este anno veio da «India, soubemos o aperto e extrema necessidade a que o tem «chegado a vizinhança dos inimigos, que os infestam tanto contra «o serviço de V. Mag.do e sua real fazenda, que não ha cabedal «nem poder para contrastar as boas fortunas, que por nossos pecacados lhes succedem, de que tiram confiança para emprehender «outras maiores, e aquella christandade grande receio de se perader e estragar, sendo, como V. Mag.do sabe, tão estendida e pro- «pagada. E porque o sangue que os naturaes d'este reino tem «derramado n'aquelle, e o amor que nós devemos uns aos outros,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe π, fs. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 81 v.

«por razão d'elle, é grande, e nos obriga a esta significação a dôr «com que ficamos de o ver em tanto aperto, pedimos a V. Mag. de «que, por sua muita christandade e santo zelo, queira mandar «acudir, com a promptidão que convem ao serviço de Deus e de «V. Mag. de 4, e conservação d'aquella christandade, considerando «que, se ella se perder, não poderemos deixar de receiar infinitos «males, que V. Mag. de, pelos respeitos referidos e pelo que deve «á lealdade de tantos e tão bons vassallos, pode mandar atalhar.»

#### Consulta que a camara dirigiu a el-rei em 12 de novembro de 1621 <sup>2</sup>

Porque o desembargador Thomé Pinheiro da Veiga proseguia na exigencia de sizas, em certos casos que não estavam sujeitos a ellas, e d'isto se queixava o povo, que recebia notavel damno, renova a camara os pedidos que a este respeito fizera a el-rei 3, para que mandasse prover como convinha e era de justiça, e autorizasse desde logo os governadores do reino a fazerem sobreestar em todo o procedimento, vista a qualidade do negocio.

#### Alvará regio de 18 de novembro de 1621 4

◆Eu ElRey faço saber aos que este aluara uirem, que o presi-•dente, vereadores, e procuradores da camera desta cidade de •Lixboa e dos mesteres della me emviaram dizer per sua carta <sup>5</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El-rei dignou-se responder a esta carta em 22 de janeiro de 1623.

² Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vid. tom. 11, pag. 580, 581 e 582.

<sup>4</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> O registro da carta ou requerimento que o presidente, vereadores e procuradores da cidade e procuradores dos mester es dirigiram a el-rei, está no liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 23 v.

Expondo o que consta do alvará, e fazendo o pedido que d'elle se deprehende, remata nos seguintes termos: — «lembrando a V. Mag.de que é isto «cousa tão conveniente, que já V. Mag.de mandou, por provisões suas, que «se não alterassem os preços em semelhantes cousas, e mais não havia con«luio nem carestia com o escandalo que de presente ha.»

«que ania queixa geral na dita cidade de tres ou quatro particu-«lares, mercadores de sedas, terem feito entre si estanque dos retrozes e sedas que vem a terra, atravesandoas todas e reco-«Ihendoas em ssi, reuendendoas depoes por precos tam excesiuos «que, em breues dias, fizerão sobir os retrozes, tafetas e maes «sedas a preco tam grande, que era geral o escandalo, sendo tam eprohibido comprar pera reuender; e porque os regimentos e «posturas da camera na materia das sedas e retrozes nam tinham «prouido no caso, como comvinha, pera se deuassar delle, lhes. «parecera devião recorrer a mim, e darme conta, comforme sua «obrigação, pera q mandasse com breuidade deuassar do dito caso, «e que se despachasse em camera plos vereadores della, sem ap-«pellação nem agrauo, pera milhor expediente, por ser cousa que «tocaua ao gouerno da dita camera, e precos das cousas que na «cidade se vendião pellas tendas e logeas pello meudo; e visto «seu requerimento, ey por bem que se tire deuassa do caso açima «referido, por hum dos menistros da camera, que pronumçiara •nella os culpados, prendendoos e procedendo contra elles, e em «final seram sentenceados na dita camera pellos vereadores della, «como for justiça, sem appellação nem agrauo, como pedem.»

Nas posturas e acordãos da camara não havia disposição que permittisseaos vereadores devassar do caso e castigar os avarentos mercadores, que assim faziam estanque nas sedas e retrozes, e por isso recorreram ao poder real, que os autorizou a proceder, visto o geral escand-slo e ser tão prohibido comprar para revender.

De facto melhor e muito melhor seria cultivar, fabricar e vender a seda, mas para isso não se empregavam meios proficuos, que assegurassem o bom exito da industria.

E' ponto averiguado que já em epochas mais remotas se cuidava em Portugal da arte de cultivar a seda, a cujo desenvolvimento obstaram, entre outras causas principaes, as pragmaticas contra o luxo e a concorrencia dos estofos orientaes.

Sebastião José de Carvalho e Mello, depois marquez de Pombal, desejando levantar esta importante fonte de riqueza publica, que então se achava quasi arruinada, submetteu á sancção regia o alvará de 6 d'agosto de 1757, no intuito patriotico de reconstruir a Real fabrica das sedas, estabelecida em Lisboa, no suburbio do Rato, «por modo efficaz para ficar permanente e beneficiar não só a côrte, mas todas as provincias.» Infelizmente os resultados não corresponderam aos bons desejos, e Portugal ainda hoje importa em larga escala não só a seda crua, mas tambem a manufacturada.

#### Consulta que a camara dirigiu a el-rei em 2l de fevereiro de 1622 <sup>1</sup>

\*Foi tão grande e geral a esterilidade de pão, que n'este reino houve, n'este anno de 621, que se não viu outra semelhante ha muitos tempos, em tanto que se não recolheu a terça parte da novidade ordinaria, como testeficam os lavradores e rendeiros, e o experimentaram os commendadores, donatarios e senhoríos das terras; e por esta causa muitos lavradores desamparam de todo as herdades, e os mais d'elles as encamparam, e aos que as ficaram com as que tinham se lhes fizeram largas quitas e em«prestimos.

«Em tanta falta de mantimento recorrem a esta cidade quasi to«das as comarcas d'este reino, e é forçado acudir-se-lhes, assim
«por as razões politicas de se communicarem entre si as republi«cas, como porque a gente necessitada, de fóra, se não venha
«metter n'esta cidade, de que poderá resultar outro maior mal
«como seria o de peste, de que Deus nos livre, a qual ordinaria«mente procede da communicação de muita gente faminta e mi«seravel, que, usando de ruins mantimentos e poucos, se cor«rompe e inficiona o ar, como a experiencia tem mostrado.

«Acrescentou-se esta carestia com a gente das armadas hespa«nhola e franceza, que passam de quatorze mil homens que aqui
«estão de invernada, aos quaes se não póde negar todo o bom
«acolhimento e mantimento necessario. Sobre tudo está muito im«possibilitado o remedio de vir, como d'antes, o pão de fóra, por«que são taes e tantas as extorsões que padecem os navios e es«trangeiros, que n'elles vêem, causadas pelos ministros de V.
«Mag.de, que aqui residem pela coróa de Castella, acrescentando
«às antigas uma notavel, de poucos mezes a esta parte, qual é
«obrigarem-nos a dar fianças, abonadas de pessoas aqui naturaes,
«de que não serão vendidas nos logares de contrabando as mer«cadorias que d'aqui levarem, que acontece chegarem alguns na«vios e ancorarem dentro n'esta barra, em Paço d'Arcos, e, tanto

¹ Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 84.

«que sabem d'esta novidade, se tornam a sair com o pão que «traziam, porque nem podem achar pessoas naturaes por fiado«res, sem lhes custar muito dinheiro, nem se podem obrigar que «as fazendas, que levam aos logares amigos, para onde vão fre«tados, se não tirem d'elles para os de contrabando; e assim, por «estas difficuldades ou impossibilidades, não se atrevem desem«barcar o pão e mercadorias que trazem, e se vão a outros por«tos, de que resulta não sómente o damno publico e necessidade «em que estamos, mas tambem o prejuizo que é notorio á fazenda «de V. Mag. de nas suas alfandegas.

«Tambem o general das galés de França, que aqui está, diffi«culta o commercio d'estes navios estrangeiros, porque se prové
«d'elles do trigo necessario para a sua armada, que são duzentos
«e cincoenta moios cada mez, e lhes consigna o pagamento d'elle
«na cidade de Bordéos, e assim não levam d'aqui este dinheiro
«empregado em mercadorias, no que ganham tanto e mais que
«no trigo que traziam; e além d'isso não se lhes paga lá pontual«mente, segundo dizem, nem outras quantidades de dinheiro que
«lhes pede emprestado, e tudo vem a redundar em damno e pre«juizo d'esta republica.

«Por todos e cada um d'estes fundamentos, é muito para te-«mer que se veja esta cidade e este reino em uma extrema ne-«cessidade, antes de haver fructos novos, porque, feitas as contas «do pão que ha n'ella, não bastará para todo o mez que vem de «março; pelo que, em tamanho aperto, não pode esta cidade, como «tão leal e prompta no serviço de V. Mag.do, deixar de dar tão «particular conta a V. Mag.do d'este trabalho e das causas d'elle, «para que V. Mag.do, com sua muita christandade e catholico zelo, «mande acudir a tanto mal com os remedios necessarios 4. E os

A immobilisação de importantes propriedades; a emigração, e por consequencia a falta de braços para os trabalhos agricolas; a exorbitancia dos tributos; a paralysação do commercio; as extorsões dos agentes da côrte de Madrid, e até a propria natureza, tudo concorria para aggravar o estado anemico do paiz, e produzir-lhe uma d'aquellas syncopes, a que é indispensavel acudir com todos os recursos.

A crise era das mais perigosas; e n'essas occasiões supremas nunca o paiz conheceu fraqueza ou falta de vontade na sua capital para lhe occorrer.

Como se vê, a camara de Lisboa foi solicita em informar a el-rei da situa-

«que de presente nos parecem efficazes são mandar V. Mag.de aos eministros, que aqui estão da corôa de Castella, que não molesem aos estrangeiros, que nos trazem pão, nas verificações de esuas pessoas, porque se queixam lastimosamente dos processos, eque contra elles se fulminam, sobre serem ou não serem de contrabando, e dizem que se lhes levam mais custas e salarios, dos eque V. Mag.de por suas leis ordena, no que é justo que haja moderação, e que se lhes faça todo o bom tratamento; e que se edissimule com a nova fiança, que agora se lhes pede, quando não epareça a V. Mag.de que se prohiba de todo; e que V. Mag.de emande escrever ao vice-rei de Sicilia e ao governador e capitão ede Oran, que favoreçam e franqueiem os mercadores que d'aquellas partes trouxerem pão a este reino; e que haja V. Mag.de epor bem que nos quatro ou cinco mezes seguintes possa haver

D'uma nota no fim d'este registro, consta que a camara mandou «fixar nas «portas do Terreiro a liberdade do pão, pelo tempo conteúdo no dito capitulo «de carta.»

As treguas com a Hollanda estavam rotas, e assim se explica uma phrase do capitulo de carta regia, que acabamos de transcrever.

ção afflicta em que se encontrava esta sua corôa, procurando com tempo prevenir uma grande calamidade publica, e indicando, desassombradamente, os remedios que para isso julgava proficuos; foi attendida, conforme consta do seguinte capitulo de carta regia:

Em carta de S. Mag.de, de 23 de novembro de 1622:

<sup>·</sup> Com o ultimo correio ordinario se vos avisou que, para supprir a falta de • pão que ha n'essa cidade, se procurasse com os mercadores estrangeiros, que «tratam em trigo, que o mandassem trazer de fóra em abastança; e, sendo «possivel, se fizesse com elles assento sobre quantidade certa, e se lhes désse «algum dinheiro emprestado por conta do real d'agua, com fiança e obrigação «de o haverem de pagar do procedido do mesmo trigo. E havendo eu visto o «mais que me escrevestes sobre esta materia, hei por bem que o trigo que «das ilhas se trouxer a essa cidade, por todo o anno que vem de 623, não pa-•gue dizima na alfandega ; e tenho mandado que aos francezes, que trouxerem «pão, se não peçam fianças de não levar os retornos a logares de contrabando, «mas sómente uma caução provisoria; porém, o que toca a se permittir que ·hollandezes tragam trigo, se escusará, e guardar-se-hão pontualmente os «assentos que estão tomados sobre a provisão das armadas e fronteiras, sem «se impedir que se tire d'essa cidade para ellas. — Christovão Soares.» — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 34 v.

«saca geral de pão dos reinos de Castella para estes, como em «outras occasiões como esta se tem feito.

«E porque V. Mag. de manda que se deposite em um cofre de «trez chaves o dinheiro da imposição do real do vinho e carne «d'esta cidade, e se não dispenda em obra alguma, pedimos a V. «Mag. de seja servido dar-nos licença para empregarmos por ora «este dinheiro em pão, ou o emprestarmos para este effeito com «boas fianças, de modo que, remida a necessidade presente, seja «restituido ao cofre d'on le saír, visto não ter esta cidade renda «que, dispendida, não eguale ou passe pela receita, e ser este di-«nheiro do cofre da imposição voluntaria d'este povo, e parecer «justo que em tamanha calamidade, qual se deve temer de tão «manifestos antecedentes, lhe seja presente tambem o soccorro «do seu proprio dinheiro, e toda a mercê e amparo que espera-«mos da real clemencia de V. Mag. de nos será sempre unico re-«medio, com a brevidade que este caso pede.»

#### Carta do secretario de estado de 2 d'abril de 1622 !

Acompanhando uns papeis (autos, provavelmente) relativos a Domingos Lopes, vinhateiro, enviados por parte do governo do reino para serem vistos na camara; e como se tratava de privilegios de collector<sup>2</sup>, entendiam os governadores se perdoasse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Collector ou colleitor era o que fazia a collecta, isto é, o que arrecadava os dinheiros de qualquer tributo ou contribuição; no caso sujeito era um dos delegados do collector geral dos direitos e espolios da camara apostolica nos reinos de Portugal e Algarve.

Como se vê da carta de Christovão Soares estes agentes do collector do Santo Padre gozavam de certos privilegios, ou antes faziam-se valer d'uns privilegios, que ao que parece lhes tinham já sido derogados, e d'elles se serviam para diversos fins, e, entre estes, para o de perturbar a administração municipal; d'isso se queixa a camara na consulta que levou ao conhecimento da corôa em julho de 1624.

O proprio collector geral mantinha constantes conflictos de jurisdicção com as justiças seculares, *sempre* para beneficio e melhor arrecadação dos direitos da Sé Apostolica.

A consulta a que nos referimos é a seguinte :

por esta vez, ao dito Domingos Lopes, a culpa em que incorrera, mas que, fazendo-se-lhe este favor em respeito á sua qualidade, se procedesse na materia por fórma que se conservasse a jurisdiccão da camara.

«È tão grande a devassidão que ha contra o bem commum d'este povo e «provisões de V. Mag.de, e posturas da cidade em virtude d'ellas feita, em «se vender manteiga e carne de porco fóra dos açougues e logares para isso «limitados, e a maiores preços do que estão taxados, onde chamam os Cober-«tos, que indo no principio d'este julho os almotacés das execuções, João Bode «Lobo e Manuel do Rego de Sequeira, cada um por sua vez correndo a ci-«dade, acharam que na dita rua, em casa de uma Leonor e Antonio de Brito, «se estavam vendendo as ditas cousas publicamente, pelos preços que que-«riam, nas quaes os ditos almotacés fizeram execução; e ambas estas pes-«soas disseram serem privilegiadas do colleitor d'este reino. E porque, conforme «á lei que V. Mag.de mandou passar em janeiro de 605, revogou V. Mag.de «os privilegios dos ditos colleitores, que então eram e ao diante fôssem, as-«sim concedidos por V. Mag.de como pelos reis antecessores de V. Mag.de, «condemnaram as ditas pessoas; e posto que fôsse em muito pouca quanti-«dade de dinheiro, se fôram d'isso queixar ao dito colleitor, e o seu auditor, «sem embargo da dita prohibição e lei acima referida, de que tinha noticia, «passou monitorio contra os ditos almotacés, mandando-lhes que não proceedessem contra as ditas pessoas. E dando d'isto conta n'esta mesa os ditos «almotacés, considerados os inconvenientes que resultam d'este procedimento «do auditor, assim contra a jurisdicção real de V. Mag.de, como contra o bom egoverno d'esta cidade, pareceu que deviamos recorrer a V. Mag.de e dar-lhe «conta do caso, para que, sendo V. Mag.de servido, o mandar remediar, orde-«nando-se ao dito auditor não proceda contra os ditos almotacés, pois fizeram ejustica, conforme a lei de V. Mag.de, cujo traslado vae junto aos autos das «condemnações, e que ao diante não use mais de semelhantes procedimentos «nas materias tocantes á almotaçaria» — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 60.

Em carta regia de 14 d'agosto do mesmo anno foi mandado advertir o collector para não se intrometter nas cousas da almotaçaria: «e se todavia elle «não desistir, ordenareis que se proceda na fórma das leis e ordenações, e «se não perca jurisdicção.» — Coll. de leg. port., por J. J. d'Andrade e Silva.

## Carta da camara aos governadores do reino em 9 d'abril de 1622 1

Hontem, como dei conta ao sr. D. Nuno Alvares de Portugal, «se me pediu muita quantidade de pão para os logares d'Africa, «que eu dera com mui boa vontade, se o houvera: respondi que «o não tinha nem o podia dar. E para que V. as S. as soubessem esta «resposta e a causa que me moveu a dal-a, e me não falta zelo «nem a este senado de acudir com promptidão á menor cousa do «servico de S. Mag.de, envio a V.as S.as a ultima lista que se fez, «em 6 d'abril, de todo o pão que ha no Terreiro e fóra d'elle, «d'este povo, que, a respeito do gasto ordinario, não é quanti-«dade que possa durar um mez inteiro, de mais que não cessam «cartas continuamente das villas e logares de todo o reino, pe-«dindo misericordia de centeio, para que V. » S. » ordenem o que «fôrem servidos, que eu, com significar esta necessidade e propôr os inconvenientes que podem succeder, e se deixam considerar «em tão grande falta, satisfaço, lembrando mais a V.as S.as que, «em tempo dos srs. reis d'este reino, sempre tiveram no porto «de S.ta Maria feitores, para d'ali proverem os logares d'Africa; «e das ilhas se mandavam provêr, d'onde este anno houve novi-«dade que no principio d'ella valeu o pão por tostão, e de presente está por seis vintens, e os contratadores dos ditos logares os po-«derão provêr, e não quererem que em anno de tanto aperto se «tire mantimento de um povo, que está em tanta necessidade.

«V.as S.as, com seu zelo e muita prudencia, considerem esta emateria, e n'ella ordenem o que fôrem servidos, a tento que dê efiança. Temos poucas esperanças de vir pão antes da novidade, epelas razões que a V.as S.as communicarei pessoalmente, dan-edo-me hora para isso; e de Allemanha podem tardar como acon-eteceu muitas vezes.»

Resolução do governo:

«Considerando os srs. governadores a necessidade que aqui ha «de pão, lhes pareceu que a cidade não podia estar liberal d'elle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 36.

«e comtudo deve dar cem moios para aquelles dois logares; e assim se escreveu á fazenda, para o que V.ª S.ª mandará dar ordem necessaria. — Nosso Senhor guarde a V.ª S.ª — 9 d'abril «de 622.»

#### Carta regia de 24 de maio de 1622 l

Por causa da esterilidade geral que houve no reino, padeciam-se n'elle grandes necessidades, e em particular no hospital de Todos os Santos <sup>2</sup>, a que convinha acudir; e como o remedio mais prompto que então se offerecia, era o dinheiro do real d'agua, manda el-rei applicar d'este rendimento, e para aquelle fim <sup>3</sup>, dois mil cruzados por esta vez.

#### Carta regia de 21 de junho de 1622 4

Considerando que um dos maiores trabalhos que se padecia em todo o reino, provinha da falta geral de moeda de cobre miuda <sup>5</sup>, porque isso dava occasião a subirem muito os preços das cousas; e entendendo-se que o remedio mais a proposito seria a camara emprestar, para se lhe haverem de tornar, vinte até trinta mil cruzados do dinheiro do real d'agua, a fim de serem convertidos (lavrados) em moeda de cobre miuda, do modo que parecesse mais conveniente: declara el-rei que assim o mandava escrever aos governadores, para que, entregando esta carta a camara, lhe communicassem o negocio, recommendando-lhe de sua parte que con-

<sup>1</sup> Liv. v de reg. de Provisões de reis, fs. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. «Elementos,» tomo 1, pag. 379.

<sup>3</sup> Relativamente ás necessidades do hospital de Todos os Santos, parece que a camara não tinha a mesma opinião, como opportunamente se verá da carta que em 1 de junho de 1623 escreveu a el-rei.

De facto, como já em outro logar dissemos, o hospital de Todos os Santos possuía importantes rendimentos, porque haviam sido transferidas para a sua administração todas as rendas dos hospitaes, que existiam na cidade; e essas rendas não eram insignificantes.

<sup>4</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sobre o que motivava esta falta veja-se a portaria do governo de 24 de setembro de 1624.

corresse na execução, como d'ella confiava, e conforme a obrigação que lhe corria de attender ao remedio das cousas do bem publico.

# Assento de vereação de 25 de junho de 1622 <sup>1</sup>

A camara, ouvindo primeiro o juiz do Terreiro do Trigo, o thesoureiro de concelho, Agostinho Franco, e outros ministros, resolve que os oitenta e quatro moios de centeio, que a cidade mandara vir do Porto, no tempo da fome e aperto em que esteve, se vendessem logo ao preço de tostão o alqueire, por ser o mais commodo que o estado das cousas permittia; e que o damno recebido pela mesma cidade com a vinda do dito centeio, se compuzesse do dinheiro da imposição da carne e do vinho, na fórma das cartas de S. Mag. de 2, e do que sobre ellas a mesa escrevera ao presidente 3, quando elle se achava enfermo.

Resposta do presidente :

«Heitor Mendes me escreveu o mesmo ácerca d'este negocio; e quanto ao «pagamento da letra se ha de fazer logo do dinheiro do deposito, conforme «a carta de S. Mag.de, por que nos concedeu que para esta occasião nos va«lessemos d'este dinheiro, e o pagamento fará qualquer dos almoxarifes, sem «vir á arca, e depois de feito se mandará o credito a Heitor Mendes, e com «elle se cobrará o meu escripto. E este credito e as contas que vieram do «Porto entreguei a Pero Borges, quinta-feira, para que se vissem na mesa. E «no que toca á pouca valia do centeio, são successos do tempo: seja Deus «louvado que nos livrou de trabalho, dando tanta abundancia. De casa, 25 «de junho de 622. — O presidente.» — Liv.º v de Reg.º de Provisões de reis, fs. 158 v.

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Em capitulo da carta regia de 10 de maio de 1622, ordenou-se que aos pobres d'esta cidade e seu termo se acudisse, por ordem da camara, com o dinheiro procedido do imposto do real d'agua. — Liv.º 1 do Provimento d'agua, fs. 188.

<sup>3</sup> A carta que a mesa escrevera ao seu presidente, é a seguinte:

<sup>«</sup>A esta hora mandou aqui Heitor Mendes de Brito esse escripto e tras«lado da letra, que com esta será; não sabemos o que V.ª S.ª assentou com
«os srs. governadores sobre o pagamento. Faça-nos V.ª S.ª mercê mandar di«zer de que dinheiro se ha de pagar esta letra, porque no centeio se perde
«mais de metade, ainda que se venda logo, e o thesoureiro da cidade não tem
«dinheiro prompto para tanta quantia. Camara, 25 de junho de 622 — Alvaro
«Velho.»

#### Consulta da camara a el-rei em 11 de julho de 1622 <sup>1</sup>

Não obstante haver trez ou quatro annos que a cidade gastara perto de dezenove mil cruzados nos concertos e reparos dos caminhos, pontes e calçadas do termo; como as chuvas do ultimo inverno as tivessem destruido, difficultando o trafico e impossibilitando até os curas de ministrarem os sacramentos aos doentes: pede a camara autorisação a el-rei para acudir de prompto áquelles estragos, gastando a quantia indispensavel do rendimento do real d'agua <sup>2</sup>.

### Ordem do governo de 18 de novembro de 1622;

«Os srs. governadores ordenam que V.ª S.ª faça dar despacho «para os representantes, que aqui estão, fazerem suas comedias «no pateo em que agora o fazem, emquanto não houver mais ou«tro concertado e capaz de se representar n'elle. — Deus G.de a «V.ª S.ª — Da casa do governo, a 18 de novembro de 622. — O «Bispo Conde.»

Esta ordem motivou a seguinte

#### Consulta da camara de 21 de novembro de 1622 l

«Viu-se em camara o escripto de V.a. S.a., pelo qual lhe orde-«nam que dêem despacho aos comediantes, para que representem

<sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 36 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> El-rei parece que mandou fazer o orçamento d'esta despeza, como se vê d'outra consulta (talvez de setembro ou outubro do mesmo anno) registrada so delo liv.º a fs. 38.

<sup>3</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 162 v.

<sup>4</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 39.

«no pateo em que agora o fazem, emquanto não houver mais «outro concertado, capaz de se poder representar n'elle, ao que

<sup>1</sup> O padre D. Raphael Bluteau diz que pateo da comedia correspondia a popularia (lat.), «logar onde se assentava o povo para vêr as comedias e outros espectaculos representados no theatro.»

Estes recintos eram descobertos ou toldados, e as representações davamse de dia.

Os capitulos das cartas regias de 9 de junho e 7 de julho de 1597 — vid. «Elementos», tom. 11, pag. 96 — são os diplomas mais antigos que encontramos no cartorio da cidade, relativamente á autoridade que a camara tinha de conceder licenças aos comediantes para as suas representações; e d'esta jurisdicção eram os vereadores muito ciosos.

O primeiro theatro regular de que temos noticia, ficava ali pelo centro da *Baixa*, pouco mais ou menos no fim do segundo quarteirão da rua Augusta, vindo da praça de D. Pedro rv.

Era o pateo das Comedias, á entrada da rua das Arcas, proximo á praça da Palha, nas moradas de D. Catharina de Carvajal, situadas do lado esquerdo d'aquella rua, descendo do Rocio pela rua da Praça da Palha, atravessando o pequeno largo a que davam este nome, e onde começava a rua das Arcas, que conduzia a S. Nicolau.

Por occasião da viagem da sacra e real magestade d'el-rei D. Filippe π, no anno de 1619, construiu-se um novo theatro, ao que parece mais amplo e em melhores condições do que o da rua das Arcas.

Este novo theatro foi levantado no pateo de Luiz de Castro do Rio, ás Fangas da Farinha, crêmos que por conta da mesma D. Catharina de Carvajal, por contrato celebrado com o dono do pateo; mais tarde, movendo-se pleito entre as duas partes contratantes, intervieram a camara e o provedor e irmãos da misericordia e mais officiaes do hospital real de Todos os Santos, chegando D. Catharina de Carvajal a mandar demolir este theatro, como se verá das peças que adiante se offerecem.

O sitio das Fangas da Farinha era proximo da Calcetaria, que ficava por detraz do palacio real da Ribeira. Na planta de Lisboa, levantada pelo architecto de S. Mag.de, João Nunes Tinoco, no anno de 1650, lá vem designada a Egreja das Fangas da Farinha no local onde depois se erigiu o convento da Boa-Hora, hoje occupado pelos tribunaes judiciaes.

Acêrca d'este convento diz João Baptista de Castro no «Mappa de Portugal:»

«Convento de N. S.ª da Boa-Hora.—De religiosos Agostinhos descalços. «Está fundado no fundo da rua Nova do Almada, e no sitio chamado em oustro tempo as Fangas da Farinha. Houvera aqui antigamente um pateo de «comedias, contiguo ao palacio dos senhores de Barbacena, e correndo o anno «de 1633, vindo refugiar-se a Lisboa os religiosos Dominicos irlandezes, per-eseguidos dos hereges de Inglaterra, Luiz de Castro do Rio lhes fez mercê

«se satisfez com se dizer de palavra ao autor que fôsse conti-«nuando com representar aonde o fazia, até se lhe ordenar outra

«d'aquelle terreno para n'elle fundarem religiosa habitação, onde estiveram «até o anno de 1658.»

Sobre a denominação de Fangas da Farinha lê-se a fs. 186 v. do liv. 1 do Tombo das propriedades foreiras á camara, colligidas e relatadas pelo juis do dito tombo, o licenciado Luiz Lourenço, que procedeu a este trabalho por virtude da provisão regia de 8 de junho de 1573, transcripta no mesmo livro a fs. 3:

«Freguesia de Sam Gião. Fangas da farinha.»

«Tem a cidade huãs casas dentro no becco das fangas da farinha, dentro «das quaes antigamente vendião farinha per fagas, donde lhe ficou o nome «de fangas de farinha, as quaes casas stão hora muito dânificadas, e são as «donde sae a procissão dia de Sam Sebastião e Sam Vicente, as quaes casas «forão aforadas pela cidade em fatiota pera sempre a hū Anrique Martiz, «com obrigação de pagar de foro á dita cidade em cada hū anno quatro mil «rē per dia de Sam João bautista; e com mais condição que o dito Amrique «Miž auia de ter a logea das ditas casas limpa os dias de Sam Sebastião e São «Vicente, e hūa duzia de cadeiras pera se nellas assentare os vereadores e «cidadãos, e isto todollos años, pera da dita logia sairem co a procissão dos «ditos Sanctos, como constou pela escritura daforamento, sobscrita em pu«blico, assinada per Nuno fernandez, escriuão da camara, aos trinta e hū dias «do mes de Março de mil e quinhentos e onze años.»

Houve ainda outro theatro, o da Bitesga ou da Mouraria, que ficava para os sitios d'estas denominações.

Ao provedor e officiaes do hospital de Todos os Santos foi dado, por especial mercé regia, o privilegio de se não poderem representar comedias em Lisboa senão nos logares por elles designados.

O alvará de 20 d'agosto de 1588, concedido por D. Filippe I, determina o seguinte: — «que n'esta cidade de Lisboa se não possam representar come«dias em geral, nem em particular, senão nos logares que o dito provedor e
«officiaes do hospital assignalarem, e isto por tempo de dois annos sómente»
«que começarão a correr da data d'este alvará em diante, com declaração que
«não concederão representarem-se as ditas comedias, senão mostrando-lhes,
«os que as houverem de fazer, licença e approvação dos ministros por quem
«isto correr, para que não sejam indecentes nem prejudiciaes aos bons cos«tumes da republica; e o proveito que d'isso resultar se dispenderá em be«neficio dos doentes que se curam no dito hospital.»

Este privilegio foi por vezes renovado, até que, pelo alvará de 10 de novembro de 1612, se deixou de limitar prazo.

A justa applicação que se dava a uma parte do producto dos espectaculos publicos, data do tempo dos Filippes, que n'este particular para aqui transplantaram o systema então usado em Hespanha.

«cousa; porém pareceu significar a V. s. S. s. o grande damno que «resulta no pejamento da rua das Arcas, d'onde estão officiaes ar-

Diz F. da Fonseca Benevides no Estudo historico do real theatro de S. Carlos de Lisboa, que, em 1735, uma companhia de opera italiana começou a representar sem se importar com o hospital; mas reclamando este a favor da sua antiga concessão, «obteve em 1738 provisão confirmando o amplo privilegio «de se não poder representar sem sua permissão opera italiana, ou outra «qualquer em Lisboa; durou isto até 1743, em que lhe foi revogado o privi«legio, obtendo em compensação a esmola de 1:300\$000 réis. Sendo-lhe feita «nova mercê em 1759, finalisou a acção do hospital sobre os theatros em «1762, recebendo até 1833 o subsidio annual de 1:300\$000 réis.»

Dissemos que entre D. Catharina de Carvajal e Luiz de Castro do Rio se movera pleito sobre a observancia d'um contrato relativo ao pateo das comedias, ás Fangas da Farinha; e que a camara e o hospital de Todos os Santos tomaram parte na contenda. Q'isso nos restam bastantes documentos em que avulta o zelo dos vereadores pelas suas prerogativas; e como são tambem d'algum interesse para a historia dos theatros, convem deixal-os agrupados: é o que vamos fazer.

A consulta da camara, a que esta nota diz respeito, tem escripta á margem a resolução, crêmos que da mesa do desembargo do paço, com data de 15 de dezembro de 1622, determinando que — «O licenciado Christovão «d'Abreu, corregedor do crime d'esta cidade, dê recado ao presidente da camara d'esta cidade, para que mande logo concertar o pateo das comedias «das Fangas da Farinha, na fórma em que se apontou em um papel da camara, que se deu aos governadores, que depois se pagará á custa de quem «direito fór; e tanto que o dito pateo estiver concertado, notificarão aos comediantes, que representam n'esta cidade, com as penas que lhes parecer, «vão logo representar no dito pateo das Fangas da Farinha, e isto até se con«certar o pateo da rua das Arcas, na fórma em que está apontado pelos officiaes que foi visto; « depois de concertado se representará n'elle, como agora «se faz, até se determinar a causa da propriedade, que está commettida a «esta mesa.»

Em requerimento que não tem data, mas que obteve um despacho em 4 de maio de 1623, pediu a camara que fôssem guardadas as suas sentenças, relativamente a representarem-se as comedias uma semana no pateo da rua das Arcas, outra no das Fangas da Farinha, alternativamente, pois que os desembargadores da casa da supplicação tinham autorisado a demolição d'este ultimo pateo, não o devendo fazer.

A camara redigiu a sua petição nos seguintes termos:

«Dizem o presidente e vereadores e procuradores desta cidade de Lisboa «e dos misteres della que dandosse em cam.ra sentença, ouuida Donna Cn.a «de Caruajal, sobre a ordem que se auia de ter em se representarem as co«medias, hūa somana no pateo da rua das Arcas e outra no pateo das Fan-

«ruados, e não podem trabalhar em seus officios, nem vender e «dar expediente às suas obras o dia que ali se representa, de

agas da Farinha, alcansou a ditta Donna Cn.ª sentença na casa da suplica-«ção contra Luis de Crasto, sobre o contrato d com elle tinha f.to sobre se «representarem as comedias no pateo das Fangas da Farinha, e com ella «trattou derrubar o ditto pateo, estandolhe prohibido per sentenças do senado «da camara que não bolisse nelle, e de f.to per ordem do regedor da justica «o começou derrubar; e acodindo a isso os ministros da camara, se sobre-«teue no negocio por mandado de V. Mag.d. e se leuarão os autos ao desem-«não he justo que se deixe de guardar a sentenca dada p.los vereadores, le-«trados antigos e de experiencia, que so tem jurisdição pera mandar derru-«bar edificios e edificallos de nouo; e os desembargadores da casa da sup-«p.cam não podião entrometerse a julgar contra a sn.ca do senado da cam.ra, «nem tinha jurisdição pera isso, e só podião julgar q o contrato entre as «partes era acabado; e as sentenças do senado não encontrão as prouisões «de V. Mag.d, passadas em fauor do hospital real, antes são em seu fauor e che proueito do pouo e da d. Donna C.na representarse no pateo das Fangas «da Farinha, porq rende mais assi pera o hospital como pera ella, como se «mostrou nas rezoes e papeis q se ajunctarão, e a propria D. C.na escolheo o «ditto pateo das Fangas da Farinha por ser mais capas e milhor, e posto q «fosse por tpo limitado, não pode agora regeitalo em prejuizo do pouo e bem «p.co, q sempre he rezão se prefira ao particular da d. Donna C.na, ainda «q.do recebera daño, que não recebe, antes m.to proueito; e porque hora se chega o tpo da Paschoa em q se hão de tornar a representar comedias: «P. a V. Mag.d mande guardar as sentenças do senado da camara, e que se «representem as comedias alternativam.te em ambos os pateos, ás somanas, «ate se tomar resolução na consulta. E. R. M.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'elrei D. Filippe 111, fs. 78.

Despacho dos governadores exarado á margem:

«Vejase esta cosulta da camara desta cidade co a petição dos caixros da «rua das Arcas, quai co ella, no desembargo do paço, e co toda a breuidade «posyuel se faça hua rellação do questa matr.» tem pasado, e co ella se nos «enuie. Em Lx.», a 4 de maio de 623.»

O desembargo do paço proferiu o seguinte despacho em 26 d'outubro de 1623:

«Vista a petição da camara desta cidade e as sentenças que sobre a mate-«ria della se derão na casa da suplicasão, e acordos da camara, e os reque-«rimētos dos caixeiros da rua das Arcas, de que tudo se mostra que as sen-«tenças da Relação se deuem exzecutar na forma e modo que nellas se con-«tem, por quanto o decedido nellas não emcontra a jurisdição da camara, »porque soo se trata da observançia do contrato feito entre Luis de Castro «e dona Caterina do Carvajal, materia pertencente a Relação; e a dita ca«mais de estar a rua impedida, que com difficuldade pode uma «pessoa passar a cavallo por ella, além das brigas que por estes

«mara e governo della, parecendolhe que o pateo das comedias da rua das «Arcas offende o bem publico e dos moradores da dita rua, noteficara ao «dono do dito pateo fasa e ordene outro, onde fique milhor para a cidade e «de menos prejuizo da dita rua; e nesta forma se comprirão os ditos acoradãos. Em Lx.º, a 26 de outubro de 1623.» — Dito liv.º, fs. 78 v.

Logo por mandado dos ministros da mesa da vereação foi este despacho notificado a D. Catharina de Carvajal, no dia 31 do mesmo mez e auno, nas casas da sua morada na rua das Arcas, «em cujo pateo se representam as comedias,» para que, sob pena de duzentos cruzados, «mandasse logo fazer «pateo pera se representarem as comedias, por quanto o em que se representauão, que era o da rua das Arcas, não conuinha auer nelle comedias, «assy pello muito perjuizo que auia com o pejamento de coches e caualos, «por ser a dita rua estreita, como o dano que reçebião os caixeiros, e por «outras resões comssideradas pella cidade; o que tudo fiz por mandado dos «ministros da dita mesa da uereação, como dito he, por uertude do dito desepacho atras tresladado, que fiz na uerdade, bem e fielmente, e ao proprio «me reporto, que torney a emtregar em mesa, pera nella se guardar. Luis de «Gouuea o escreuy e asiney. — Luis de Gouuea.» — Liv.º 11 Mistico de contratos, fs. 268.

D. Catharina de Carvajal, dona viuva, requereu vista do despacho do desembargo do paço, o que o senado da camara concedeu em 4 de novembro de 1623 — dito liv.º, fs. 267 —, do que se lavrou o competente auto — dito liv.º, fs. 266 —; «a qual pitição, com outra dos caixeiros da rua das Arquas, e «auto de notificassão e procuração da dita dona Caterina de Caruajal, eu «ajuntei.»

O requerimento dos caixeiros da rua das Arcas, de que tambem se mandou dar vista a D. Catharina, é concebido n'estes termos:

«Dizem os quaxeiros da rua das Arcas que o desembargo do paço deu chüa sentença em fauor delles suptes e da jurdiçam deste senado, dandolhe coder pera mandar notificar a Dona Caterina de Caruajal, dona do pateo da dita rua, que nam consentise que nelle se representasem comedias, antes fizese e ordenase outro pateo donde ficase milhor pera esta cidade, e fose de menos prejuizo pera a dita rua, e V. Sr.ª e ms. mamdaram notificar dita Dona Caterina, na forma da dita sentença, que fizese outro pateo, e cue nam consentise que se representase mais no da dita rua das Arcas, e cella, sem embargo da dita notificaçam, deixa representar como dantes no dito pateo, no que elles suptes recebem notauel uexaçam e pejamento, como cmas uezes tem seneficado a Sua Magde e a esse senado; pello que — P. a «V. Sr.ª e ms. mandem notificar ao A.tor de comedias, que nam representem mais no dito pateo. E. R. M. — Como pdor, Bento Paulo Romeiro.»

«respeitos são causadas, como constou por autos que d'isso se fi-«zeram, de que procedeu mandar a camara que se representasse

Despacho do senado da camara:

- «Ajuntesse esta petição aos autos da notificasão, e de tudo aja vista a «dona do pateo, q̃ co sua reposta torne. Lx.», 4 de nr.º de 628.» Dito liv.º fs. 269.
- D. Catharina instituiu por seu procurador o licenciado Manuel Mendes de Castro Dito liv., fs. 270 —, e oppoz os seguintes embargos:
- «Diz Dona Cat.na de Caruajal, dona viuua, q tem legitimos embargos a «notificação q lhe foy feyta de parte da cam.», e se comprír:
- «P q ella embargte tem da mão de Sua Magde o patio da rua das Arcas, «e nelle se representa ha mais de trinta anos, sem auer pessoa q dixesse q «auia prejuizo ou pejo ao comu e be publico da cidade;
- «P q, auida informação de q na rua das Arcas era a parte mais comoda «ao be comu p» se nela representare as comedias, houne Sua Magde por «bem de passar prouisões q não se representasse em outra parte senão no «pateo da rua das Arcas, por ser a parte mais acomodada q ay na cidade e «de menos pejo e prejuizo;
- «P q somte algüs caixeiros, induzidos e persuadidos por seu contrario dela 
  «embargte, hão dado petição de pejo, não o auendo, e a d. petição não he

  «assinada por nenhũ deles;
- «Jure jurando não posso acabar estes embargos, sem primro seré citados «e chamados a esta causa o prouedor e yrmãos da misericordia e do hospi«tal de Todos os Santos, q tem parte no dito patio, e o pdor da coroa de Sua.
  «Magde, de que ela embargie té e possue o d. patio; pede se lhe passe carta «p.ª serem citados e chamados, e depois acabarey os ditos embargos.» Dito liv. •, fs. 270 v.

Acordão:

«Acordam em vreação, &. Acabe a embargante seus embargos, sem embargo do q requere, alias se dará despacho nestes autos no estado em q
estão. Lx.\*, 9 de nr.º de 623.» — Dito liv.º, fs. 271 v.

Dando vista d'estes autos o licenciado Manuel Mendes de Castro devolveu-os, em 13 do mesmo mez, com as razões abaixo escriptas:

«A R dona Catna de Caruajal dis que em caso, não conçesso, q se julgue eque ay pejo na rua das Arcas, q lhe nomeia o patio das casas, q estão as «portas de Sto Antão, da banda de fora. Pede q se lhe de tempo p.ª mudar «a madr.ª, e fazer no d. patio os camarotes e theatro e o demais neces»; e «q no entretanto, porq não perca o hospital, se represente na rua das Ar-«cas, como ate qui se ha representado.»

«È dado, como dito he, eu escriuão fiz estes autos concluzos a meza da evereação. Luis de Gounea.» — Dito liv.º, fs. 272.

Mas n'esta occasião, no mesmo dia talvez, os caixeiros da rua das Arcas, constando-lhe que a proprietaria do pateo das Comedias pretendia derrubar

«alternativamente, porque tambem os moradores das Fangas da «Farinha diziam receber alguma molestia o dia que se represen-

o das Fangas da Farinha, dirigiram o seguinte requerimento ao senado da camara:

«Dizem os caix<sup>708</sup> da rua das Arcas q elles se queixarão a este senado da «gde opressão e continuas molestias, q de ordinario padecião em suas pes-«soas e offos, co o pejamto q se lhe faz na d. rua, co as comedias q no pa-«teo della se faze, pedindo a V. S.ª os mandasse liurar da d. opressão, e aco-«dir ao bem publico, mandando q se reprezentasse no pateo das Fangas da . «Farinha, porq ale de ser maior e mais acomodado e em melhor sitio, se fi-«cava acodindo ao d. prejuizo e enitando o d. pejamto; e V. S. se mandou «informar pello juiz dos 24 do pouo, e, tomadas as informaçois e feitas as di-«liga» necessas, se ouue ser o requerimto dos supp. justo, sendo ouuida dona «Cna de caruajal, contra a q¹ se deu Snçã (sentença) q se reprezentasse al-«ternatiuamte nos d. pateos, ás somanas, pa assi ficare os supp. em pe mais «dezaliuiados; e vindo co embargos lhe não forão recebidos, e se mandou «comprir a d. Snçã; e indo este nego ao dezembargo do paço, se assentou q «nesta cam<sup>ra</sup> se procedia be pello q tocaua ao be publico, e q parecendo á d. «camra e gouerno della q o d. pateo offendia o be publico e dos supp., man-«daria notificar o dono do d. pateo faça e ordene outro, onde fique melhor pa «a cide e de menos prejuizo da d. rua, o q já se mandou notificar por despo «deste senado á d. dona Cna de Caruajal, a qual não obedeceo e pedio via, «a qual se lhe mandou dar por falta de informação, pois isto he ja materia ejulgada sobre informaçois q se mandarão tomar deste senado, sendo a de «dona Cna ouuida, por cujo respeito, co nenhua yta se pode impedir a execu-«ção de se tirar o d. pejamto. E ora te os supp. por noticia q a d. dona Cna «pretende derrubar oje o pateo das Fangas, co apercibimo q, derrubado -elle, como não fica outro em pee em q de prezente se possa reprezentar se-∗não o da rua das Arcas, e q as comedias não pode parar pella utilidade q edellas resulta ao hospital, forçadamte se lhe ha de conceder lça neste senado •pa irem reprezentando nelle, ate se buscar outro pateo em q cesse o d. pre-«juizo e pejamto, e assi irão reprezentando no pateo da rua das Arcas co «grande dano, molestia e opressão dos supp., e ficarão illudidos os mdos e «Snçãs deste senado, e o justo requerimto dos supp., o q não sera não se der-«rubando o pateo das Fangas, porq poderão reprezentar logo nelle ate a d. «dona Cna buscar outro, e cessar desde logo o prejuizo do pouo e opressão «dos supp., ao q V. S.» e este senado të obrigação de mandar acodir co todo -o remedio conueniente e abreuiado, e atalhar a calumnias co q se pretende ∗impedir: - P. a V. S.ª mande notificar á d. dona Cna, co peña de 200 ttdos «pª as obras da cide, não derrube o pateo das Fangas, ate vir declarar neste senado q pateo he o q të pa dar pa se reprezentarë as comedias, pa cessar o ∗d pejamto, e dar fiador q se obrigue, em termo mui preciso e limitado, a dalo ≈acabado pª nelle se reprezentar; e q acabado o d. termo, e não o dando«tava no outro pateo, que n'aquella parte está fabricado, até se «determinar em qual d'elles era menos damnoso ao bem publico.

Despacho:

«Ajuntesse esta petição aos autos q correm sobre esta materia. Lx.º, 13 de «nrº de 623.»

«E junta assi a dita pitição, eu, escriuão, fiz estes autos concluzos a mesa da uereação.»

Acordão :

«Acordam em vreação, antes doutro despacho, faça a parte termo, por ella «assinado, da offerta q fas, de fazer o pateo fora das portas de Sto Antão; e «ajão as pe» vista, q dirão de sua justiça, no termo ordinario. Lx.º, 22 de nrº «de 623.» — Dito liv.º, fs. 274.

N'esta altura já o provedor e irmãos do hospital de Todos os Santos tinham dirigido uma representação ao governo do reino, queixando-se da violencia que se lhes fazia, por terem sido mandadas fechar as portas do theatro da rua das Arcas, theatro de que allegavam estar de posse havia 40 annos, e pedindo lhes fôsse respeitada essa posse, fundados nas disposições dos alvarás de 10 de novembro de 1612 e 24 d'abril de 1613 e na portaria do governo de 29 d'agosto de 1623, de cujas peças o theor é o seguinte:

«Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que havendo respeito a «me enviarem dizer, por sua carta, o provedor e irmãos da misericordia d'esta «cidade de Lisboa, que sendo grande a despeza que de continuo se faz no chospital de Todos os Santos d'esta cidade, com a cura dos muitos enfermos «que a elle acodem, e ao muito que ajuda a esta despeza o proveito que re-«cebem do que lhe rendem as comedias, pedindo-me fôsse servido de dar li-«cença que possam representar conforme ao assento que n'esta materia se etomou em vida d'el-rei meu senhor e pae, que Deus tem; e por eu folgar «de fazer mercê ao dito hospital, e pelas considerações que houve na resolu-«ção do dito assento, hei por bem que d'aqui em diante, sem limitação de «tempo algum, e em quanto eu d'isso fôr servido e não mandar o contrario, «se não possa representar comedias em geral, nem em particular n'esta ci-«dade de Lisboa, senão nos logares que o dito provedor e officiaes do hos-«pital signalarem, e isto passado a quaresma de cada um anno, com decla-«ração que os traslados das que se houverem de representar se examinem e \*approvem primeiro por um dos desembargadores do paço, qual o meu viceerei nomear para isso; e que os homens que n'ellas entrarem representem sua \*propria figura, e as mulheres a sua, para que cessem os inconvenientes que «do contrario se podem seguir aos bons costumes da republica. E mando a

<sup>«</sup>feito, a cid» o elegerá e mandará logo fazer a custa da d. dona Cna, së «nisto auer dilação algüa. E. R. M. — E q̃ se passe mdo pa se sobrestar no «derrubar do pateo, até se vir fazer esta obrigação. E. R. M. — E aos come-diantes, sob a mesma pena, não reprezentê mais na rua das Arcas. E. R. M. «— Como procurador, Antonio Leitão.» Dito liv.º, fs. 273.

«E porque a relação se metteu em perturbar a jurisdicção da ci-«dade, mandando derrubar o pateo das Fangas da Farinha, acu-

«todos os meus desembargadores, corregedores, ouvidores, juizes, justicas, «officiaes e pessoas a que este alvará ou o traslado d'elle fôr mostrado em «publica fórma e o conhecimento pertencer, que o cumpram e guardem e fa«çam inteiramente cumprir e guardar como n'elle se contem, o qual me praz «que valha, posto que o seu effeito haja de durar mais de um anno, sem em«bargo da ordenação em contrario. Antonio Martins de Medeiros o fez em «Lisboa, a 10 de novembro de 1612. Pero Sanches Farinha o fez escrever. «Rei.—Por carta de S. Mag.de de 9 d'abril de 612 e portaria do secretario «Christovão Soares. Damião d'Aguiar. — Pagou nada por privilegio de S. «Mag.de Em Lisboa, a 6 de dezembro de 612. E aos officiaes 214 réis. Registrada na chancellaria, a fs. 127. Francisco Cardozo. — E eu, Jeronimo «da Veiga de Mattos, escrivão da fazenda d'este hospital, o fiz trasladar do «proprio, que fica no cartorio do dito hospital, a que me reporto. Em Lis«boa, a 13 de novembro de 613. Jeronimo da Veiga de Mattos.» — Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 173.

«Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que o provedor e irmãos «da misericordia e o hospital de Todos os Santos d'esta cidade de Lisboa me «enviaram a dizer, por sua petição, que eu lhes fizera mercê mandar passar «um alvará por mim assignado, feito em 10 de novembro de 1612, subscripto «por Pero Sanches Farinha, meu escrivão do despacho da mesa do desem-«bargo do paço, pelo qual houve por bem de lhe fazer mercê que n'esta ci-«dade de Lisboa se não representassem comedias em geral nem em parti-«cular, senão nos logares que elles supplicantes assignalassem; e, em vir-«tude do dito alvará, se contrataram com D. Catharina de Carvajal por via «de transacção e amigavel composição, para effeito de se evitarem gastos e «despezas ao dito hospital, para que no seu pateo sómente se representas-«sem as ditas comedias, por na verdade não haver outro pateo n'esta cidade «mais accommodado, como por diligencia que fizeram se viu; e porque fi-«zeram o dito contrato com declaração e obrigação que, do que o dito pa-«teo rendesse, levaria o dito hospital trez partes e a dita D: Catharina as-«duas sómente, na fórma da escriptura do dito contrato, na qual se obriga-«ram elles supplicantes a haverem confirmação d'elle, para que nenhuma ou-«tra pessoa pudesse fazer pateo, nem tel-o, nem outra alguma cousa n'esta «cidade para effeito de representarem as ditas comedias, senão a dita D. «Catharina; e porque o conteúdo no dito contrato é notorio proveito do dito «hospital e de sua fazenda, me pediram lhe fizesse mercê de lh'o confirmar; «e, vista a dita petição e as cousas que allegam : hei por bem de lhe confiremar o dito contrato feito por Bernardo Moniz, tabellião das notas d'esta «cidade, em 24 d'abril do anno de 1612, e que não possa outra pessoa al-«guma ter nem fazer pateo, nem outra cousa, para representarem as ditas«diu este senado ao desembargo do paço, como juiz competente «quando houver differenças entre as jurisdicções de tribunaes,

«comedias n'esta cidade, senão a dita Catharina de Carvajal, na fórma da «escriptura do dito contrato. E mando ás justicas, officiaes e pessoas a que «o conhecimento d'isto pertencer, que cumpram e guardem este alvará como «n'elle se contem, o qual me praz que valha, tenha força e vigor, posto que «o effeito d'elle haja de durar mais de um anno, sem embargo da ordenação cem contrario. Alvaro Corrêa o fez em Lisboa, a 24 d'abril de 1613. E eu, «Pero Sanches Farinha, o fiz escrever. — Rei. — Alvará para V. Mag.de ver. - Por portaria do secretario Christovão Soares. Luiz Machado de Gouveia «— Sebastião Barbosa — Damião d'Aguiar. — E nas costas d'esta provisão «está uma apostilla, de que o traslado é o seguinte: Hei por bem e me praz «que o alvará, atrás escripto, se cumpra como n'elle se contem; e de con-«firmar o contrato feito por Simão de Lemos, escrivão publico do hospital «de Todos os Santos d'esta cidade, em 13 d'abril d'este anno presente de «1613, sem embargo de dizer no dito alvará que o dito contrato feito por «Bernardo Moniz, tabellião das notas d'esta cidade, aos 24 d'abril do anno «de 1610. Pelo que mando ás justicas, officiaes e pessoas, a que o conheci-«mento d'isto pertencer, que cumpram e guardem o dito alvará e esta apos-«tilla como n'ella se contem. Alvaro Corrêa a fez em Lisboa, a 24 de maio «de 1613. E eu, Pero Sanches Farinha, o fiz escrever. — Rei. — Luiz Machado «de Gouveia — Francisco Vaz Pinto — Damião d'Aguiar. — Pagou nada. Em «Lisboa, a 20 de junho de 613. Miguel Maldonado. — Registrada na chan-«cellaria, fs. 252. Luiz d'Abreu de Freitas. — Jeronimo da Veiga de Mattos «o fez trasladar do proprio, que fica no cartorio d'este hospital, em que ora «sirvo de escrivão da fazenda d'elle, a que me reporto. A 13 de novembro «de 623. Jeronimo da Veiga de Mattos.» — Dito liv.º, fs. 174.

(Portaria) «S. Mag.de manda que a mercê, que tem feito á misericordia «d'esta cidade, sobre o pateo em que se representam as comedias, passe «adiante; e que o alvará, de 24 d'abril, em que se trata d'elle, se cumpra, «sem embargo dos embargos com que a camara tem vindo, ficando-lhe a «ella reservado seu direito para requerer sobre a materia d'elles ordinaria-«mente, como se determinou no desembargo do paço. E para que V. m.ce «saiba esta resolução, e dê conta d'ella na mesa, aviso a V. m.ce d'ella, da «parte do sr. vice-rei. Guarde N. S.º a V. m.ce De casa, 29 d'agosto de 613. «Christovão Soares. — E eu, Jeronimo da Veiga de Mattos, escrivão da fa-«zenda d'este hospital, fiz trasladar a portaria assim da propria, que fica no «cartorio do dito hospital, a que me reporto. Em Lisboa, aos 13 de novem-«bro de 623. Jeronimo da Veiga de Mattos.» — Dito liv.º, fs. 175.

Fundados n'estes documentos, como dissemos, é que os officiaes do hospital de Todos os Santos se dirigiram ao governo, nos seguintes termos:

«Dizem o provedor e irmãos da misericordia e mais officiaes do hospital

«d'onde se tem tomado conhecimento da causa; e ora chegando á «nossa noticia, antes de ter a dita ordem de V.a. S.a., que o pa-

«real de Todos os Santos d'esta cidade, que V. Mag.de lhe fez mercê, para aremedio dos enfermos que se recolhem na dita casa, que em nenhuma parte «d'esta cidade se representassem comedias, salvo no logar que elles suppli-«cantes elegessem, como parece da provisão assignada por sua real mão, cujo «traslado se offerece, em virtude da qual elegeram o pateo da rua das Arcas, «contratando-se com D. Catharina de Carvajal, dona d'elle, e V. Mag.de por «outra sua provisão, de que se offerece o traslado, approvou a eleição do dito «logar confirmando o dito contrato, tomando por fundamento não haver outro «logar n'esta cidade mais accommodado, como lhe constou por diligencias «que sobre isso se fizeram por mandado de V. Mag.de; e embargando a ca-«mara o provimento d'esta provisão, mandou V. Mag.de que se cumprisse, «sem embargo de seus embargos, e que tendo a camara que requerer contra «o hospital o fizesse ordinariamente, como parece do que firma o secretario «Christovão Soares n'este papel, que se offerece, e com esta resolução se «aquietou, ficando o hospital de posse de representar no dito pateo, desde o «dito tempo até o presente, havendo já d'antes mais de 30 annos que se re-\*presentava no dito pateo. E, continuando assim na dita posse, em 13 d'este emez presente lhes mandou a camara fechar as portas do dito pateo, lan-«cando-lhe travessas n'elle sem ouvir a elle supplicante, e sem sentença em «que o hospital fôsse ouvido nem condemnado, encontrando n'isso as ditas «provisões e fazendo-se juizes no caso em que são partes, e que, como taes, aliaviam embargado a dita provisão. E porque a força que a camara lhe efaz é notoria, e a perda que dá com ella aos pobres do dito hospital é «grande, tendo obrigação de os ajudar a remediar e não de os tratar mal por «este modo, por respeitos particulares, a cabo de 40 annos, que tantos ha que «se representa no dito pateo, pede a V. Mag. de que, havendo respeito a tudo «o referido, lhe faça mercê mandar que as portas se abram, e que as come-«dias se representem n'elle, conforme as ditas provisões, conservando ao hos-«pital na sua posse, e se a camara pretende alguma cousa os obrigue ordina-«riamente, como já V. Mag.de tinha provido. E. R. M.ce.»

Despacho:

«Por todo este mez se representem as comedias no pateo da rua das Aracas, porque assim o havemos por serviço de S. Mag.de, pelas razões que spara isso se apontam na petição atrás. Lisboa, 14 de novembro de 623.» Com as rubricas de S. Senhorias. — Dito liv.•, fs. 172 v.

Em consulta de 22 de novembro de 1623 protestou a camara contra este despacho, como se segue:

«Por sentença do desembargo do paço, a quem V. » S. » commetteram o co«nhecimento da duvida que havia em materia de jurisdicção entre este tri«bunal e o da relação, como juiz competente, por provisão particular de S.
«Mag.de e ordenação do reino, sobre o pejamento que fazia o representar-se

«teo da rua das Arcas estava em notavel perigo de arruinar e ca-«hir com o peso da gente, se ordenou ao vereador do pelouro das

«as comedias no pateo da rua das Arcas, se determinou que, parecendo bem «á camara e seu governo, podia mandar notificar a dona do pateo da rua das «Arcas — que tambem é do das Fangas da Farinha —, que buscasse sitio conde se pudesse representar com menos pejo da dita rua e do bem com-«mum; n'esta conformidade e por virtude d'esta sentença, em 4 dias d'este «presente mez de novembro, se mandou notificar a D. Catharina de Carvajal, «dona dos ditos pateos, que não representasse mais no da rua das Arcas, e abuscasse sitio mais accommodado ao bem commum e de menos pejo á ci-«dade e dita rua. Fez pouco caso d'esta notificação, representando n'elle «como d'antes, pelo que pareceu á camara, visto sua desobediencia, mandar efechar as portas do dito pateo da rua das Arcas, e notificar aos comedian-«tes que não representassem n'elle mais. Esta diligencia se fez segunda-feira, «que se contaram 13 d'este mez de novembro; á terça-feira, 14, se puzeram «quarteis (sic) com charamelas nos logares costumados, dizendo què V. 46 S. 46 «mandavam que se representasse no pateo da rua das Arcas, pelo que foi «chamado o autor d'ellas a este senado que exhibisse a licença que tinha de «V. as S. as, por parecer n'elle que não era possivel que V. as S. as mandassem tal, esem errada informação, contra uma sentença do desembargo do paço, e sem eprimeiro ouvirem a camara, principalmente quando havia pateo em que se « podia representar capaz, em quanto fôsse ouvido este senado, como se vê «da copia da petição feita em nome do provedor e irmãos da misericordia e «papeis que a ella acostaram, em favor de sua queixa e justiça, que aqui vão «trasladados.

Dizem em primeiro logar que ha 40 annos que estão de posse de repre-«sentar no dito pateo, sendo assim que não ha mais que 10 que S. Mag.de «lhe concedeu as provisões que offerece, como se vê da data d'ellas; e antes «das ditas provisões se representaram em outras partes, como é notorio. Al-«legam mais que a camara viera com embargos a se representar n'aquelle «pateo, e offerecem o traslado de uma carta do secretario Christovão Soaeres, de 29 d'agosto de 1613, pela qual consta que a camara impugnou sem-• pre que se representasse no pateo da rua das Arcas, pois veiu a isso com «embargos, e S. Mag.de ordenara que sem embargo d'elles se representasse «no dito pateo, ficando porém o direito reservado á camara para requerer «sua justica; por onde se vê claramente que a camara não consentiu nunca «em se representar no pateo da rua das Arcas pelo notavel pejamento que «faz, e outras muitas incommodidades do bem commum, como é notorio; e «se até agora o não prohibiu foi por não haver outro pateo mais accommo-«dado e sem pejamento, como se viu por experiencia depois que se fez e re-\*presentou no das Fangas da Farinha. E pela dita carta consta também que «cessa de todo a presumpção dos supplicantes, em quanto dizem que se faz «isto agora por respeitos particulares; e quando d'isto se houvera de tratar«obras que, com o architecto da cidade e mais ministros d'ella, de «pedreiros e carpinteiros e juizes d'estes officios, fôsse vêr a fa-

«que não é tenção d'este senado senão ordenar o que convem ao bem com-«mum, que é tirar o pejamento da rua de tanto concurso e passagem, e ata-«lhar com isso o damno que o povo recebe —, poderá se dizer que o pateo «da rua das Arcas e o das Fangas da Farinha, ambos são da mesma D. Ca-«tharina, fabricados com consentimento do provedor e irmãos da misericor-«dia, que então eram, e ambos rendem para a dita D. Catharina e hospital. «O das Fangas da Farinha mais capaz, e por isso mais rendoso, e sem pe-«jamento algum, estando no meio da cidade; o outro da rua das Arcas me-«nos rendoso, com o embaraço e pejamento que se sabe; d'onde estão aqui «os respeitos particulares mais claros, poderão V.» S. mandar vêr e consi-«derar. E, conforme a direito, quando esta portaria de V.as S.as fôra provisão «firmada por S. Mag.de e passada pela chancellaria, era nulla, por se enco-«brir na supplica como a dita execução se fizera por virtude da dita sentença «dada no desembargo do paço, e allegar que estavam de posse de represen-«tar no dito pateo de 40 annos a esta parte, constando do contrario, como «fica dito, pelo que não é de crêr que o proyedor e irmãos fizessem tal pe-«tição, pois se não firmaram n'ella.

«Este senado não pretende senão obedecer a V.<sup>13</sup> S.<sup>25</sup> com o respeito de«vído, pelo que pedem a V.<sup>25</sup> S.<sup>25</sup> se sirvam de não impedirem a execução
«da dita sentença do desembargo do paço, nem darem com isso eccusião
«a se não ter á camara o respeito devído, como se fez na publicação d'esta
«licença; e que pedindo-se a V.<sup>25</sup> S.<sup>25</sup> mais espaço de tempo, do que tem
«concedido, para na rua das Arcas se representar — e ainda que alleguem
«que não tem outra parte onde o possam fazer —, lh'o não concedam, por
«quanto para este effeito, por fraude, derrubou D. Catharina o outro pateo,
«depois de notificada que não uzasse do da rua das Arcas, e S. Mag.<sup>de</sup> não
«costuma amparar, patrocinar fraudes e enganos, conforme a regra de di«reito.» — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D.
Filippe III, fs. 51.

Esta consulta obteve em resposta o que consta do seguinte escripto do secretario do governo:

«Virão os Snrs Govres a cosulta da cidade sobre o pateo das comedias, e «mādarão me que, de sua pte, respondese a V. S. que a instăcia do proue«dor e irmãos da mesa da mia derão lo para, por este mes, se represen«tar no da rua das Arcas, por o ospital, que está mui necesitado, respon«der que delle sustentão os pobres delle; e que, coforme ao que se dis nesta
«cosulta, cosiderado o estado e que está o pateo das Fangas da Farinha, não
«se representando no da rua das Arcas, passado este mes se não podera tam»bem representar neste outro; e q neste caso os auise a cidade do que lhe
«pareçer, aduertindo que os pobres do ospital não pode perder o beneficio q
«recebem de auer comedias. G.º Ds a V. S. De casa do gouerno, a 23 de

brica do dito pateo da rua das Arcas, e o estado em que estava;
e por todos, debaixo do juramento que se lhes deu, foi dito que

«nouro de 623. Christouão Soares.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 79.

Em virtude d'esta resolução do governo a camara consultou novamente, expondo o seguinte:

«Por um escripto do secretario Christovão Soares, de 23 d'este mez de no«vembro, em resposta d'uma consulta que d'este senado foi em 22 do mesmo,
«mandam V.» S.» digamos o que nos parece que se deve fazer, em caso que
«se acabe o termo da licença que V.» S.» deram para se representar no pa«teo da rua das Arcas, supposto o das Fangas das Farinhas não estar capaz,
«para que os pobres do hospital não percam o interesse que das comedias
«lhes resulta. Isto, senhores, houveram para bem de considerar as pessoas
«que andaram n'estes requerimentos, que com tanta vehemencia assistiram a
«D. Catharina para que derrubasse o pateo das Fangas, porque do primeiro
«dia que se representou n'elle se viu claramente quanto mais rendoso lhe
«era e ao hospital, sem pejamento algum da cidade.

«E repugna a toda a razão e boa administração de justiça, que actual-«mente se esteja derrubando o pateo das Fangas, a instancia de D. Catharina e dos que lhe assistem, e que no mesmo tempo seus assistentes este-«jam pedindo misericordia para os pobres do hospital, dando á execução em parte a sentença do desembargo do paço, e impedindo na outra parte a exe-«cução da mesma sentença, pelo que parece que V. as S. as devem ser servidos «deixar executar a dita sentença em todo, como se faz em parte, assim por «ser em bem commum, como pela jurisdicção d'este senado e autoridade e «reputação d'elle, a quem os srs. reis tanto honraram e estimaram. E quando «D. Catharina nos fizer petição, escolhendo sitio capaz para outro pateo, a ci-«dade lhe prorogará o tempo que parecer necessario, ou comporá a perda «que os pobres do hospital receberem, que se a isto se não tivera respeito, «como irmãos que somos d'aquella Santa Casa, justo era que perdesse D. «Catharina os ganhos d'este pateo, em pena de derribar o das Fangas por «teima e emulação; e ainda se poderá dizer que tem ella obrigação de satisefazer aos pobres a perda que n'isto lhe deu, e ss que d'isso ao diante lhe «redundassem. Em mesa, 24 de novembro de 1623.» — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 52.

Pelas palavras d'uma carta ou consulta, que no registro não tem data, em resposta a um escripto do secretario de estado, escripto que não encontramos, parece que o governo por fim se resolvera a de algum modo acatar a autoridade e jurisdicção da camara, em utilidade, segundo ella affirmava, do bem publico.

Dizia ella assim:

«Viu·se em camara o escripto de V. M.ce, de 4 do presente, pelo qual se «vê o cuidado e assistencia com que S. S.\*\* procuraram fazer-nos mercê que

«a obra estava fraca e notavel risco de vir abaixo com o peso da «gente, o que acontecendo, o que Deus não permitta, mataria e «estropearia muita gente.

«se nos guarde nossa jurisdicção, e se cumpra, em razão d'ella, a sentença «do desembargo do paço, em utilidade do bem publico e juntamente dos po«bres do hospital, que uma cousa e outra são obras tão esperadas de S. S.», «como obrigatorias do logar em que estão.

«Estes dois sitios, a saber: o das casas do conde D. Estevão, que fôram «de D. Fernando de Faro, e o das Fangas da Farinha, que é de Luiz de Casatro, a nosso parecer são os mais capazes e de menos pejamento que ha dos «muros a dentro: em qualquer d'elles que se escolher virá a cidade de boa «vontade.

«No do Rocio se consideram os mesmos inconvenientes que os srs. gover«nadores apontam, que são: ser aquelle sitio de morgado; não estar a venda
«celebrada, e poder haver duvida na firmeza d'ella; e o grande custo que se
«ha de fazer no edificar de novo. E ainda que se poderá dizer que edifique
«ou reedifique D. Catharina á sua custa, em qualquer d'estes sitios — pois por
«teima e emulação derrubou o das Fangas —, pois S. S.» apiedados da viuva,
«tendo consideração na edade em que está, a levarem e persuadirem a fazer
«o que fez, querem buscar meio de lhe fazer mercê, para que não perca na
«mudança de pateo, parece que a este respeito se deve lançar mão do offe«recimento de Luiz de Castro, e agradecer-lhe a esmola que faz n'isso sos
«pobres do hospital; e quanto a ser sitio de morgado, póde S. Mag.de sup«prir pela ordem e via que costuma fazer em semelhantes trocas e escambos,
«e com isso ficará o pateo perpetuo e seguro.

«E assim não tem logar a obrigação que S. S.» querem que a cidade tome «sobre si, de fazer outro pateo, na qual não poderá vir por ser uma despeza «infructuosa, de que nunca a cidade póde receber utilidade alguma, nem tem «obrigação de o fazer.» — Dito liv.º, fs. 52 v.

Correndo o tempo e não apparecendo resolução d'este negocio, a camara decidiu-se a promovel-a, dirigindo a seguinte consulta ao governo:

«Na mesa do desembargo do paço se deu sentença sobre o pateo das co«medias em 26 d'outubro de 623, declarando-se n'ella que, parecendo a esta
«camara que o pateo da rua das Arcas, em que se fazem, offende o bem pu«blico e dos moradores da dita rua, notificasse a camara ao dono d'elle fizesse
«e ordenasse outro, onde ficasse melhor para a cidade, e de menos prejuizo
«da dita rua; e por a cidade vêr os inconvenientes e incommodidades que
«havia para n'aquella rua se fazerem, além das queixas dos officiaes d'ella,
«mandou, em conformidade da dita sentença, notificar a D. Catharina de Car«vajal fizesse outro em outra parte, apontando-lhe algumas para isso, e não
«consentisse representar na dita rua; e sobre esta notificação, que a cidade
«lhe mandou fazer, se processaram uns autos, que ha muitos dias estão no
«desembargo do paço, sem até hoje se determinarem, indo-se continuando

«Pelo que lembramos a V. s. S. s. que, attento ao que fica dito, «e notavel damno que pode acontecer, representando-se no dito «pateo da rua das Arcas, dêem licença a este senado, para que «mande concertar o das Fangas da Farinha, sem prejuizo de ter«ceiro, e depois se pagará de quem de direito for; o que tam«bem fica sendo em utilidade dos pobres do hospital e da parte, «por ser o pateo das Fangas da Farinha mais capaz de accommo-dar gente, ficando assim sendo muito mais rendoso e com pouco «ou nenhum pejamento.»

O ultimo documento que até agora pudemos encontrar no archivo da cidade sobre esta questão, é o seguinte

#### Capitulo da carta regia de 16 de junho de 1637

«Tenho entendido que auendosse mouido demanda emtre o prouedor e irmãos da mía dessa cidade e do hospital real de Todos os Santos, de hūa
parte, e Dom João Hiranço e Luis de Crasto do Ryo da outra, sobre se
comtinuar a representação das comedias no patio de Luis de Crasto, que
se fes para a ocasião da hida delRei meu snor e pai, que aja gloria a
cesse reino; e, oppondosse os offes da camara ha causa em fauor de Dom
Luis Hiranço e Luis de Crasto, se ordenou que as comedias se representassem alternatiuamête ás semanas, hūa no patio da rua das Arcas, que o
hospital tem sinalado, e outra no patio de Luis de Crasto. E porque desta
resulução resulta prejuiso ao hospital, que não pode ser desapossado sem
ser outido e determinada a causa em juiso competente, ordenareis q o hospital, sem dutida nem embargo algum, seja logo restetuydo ha sua posse,
e conseruado nella; e que pretendendosse algüa cousa contra elle, se ueja
no desembargo do paço e se cosulte. Christouão Soares.» — Liv.º 1 d'el-rei
D. Filippe III, fs. 96.

<sup>«</sup>as ditas comedias na dita parte, tanto contra o que dispõem a dita sentença, «bem publico d'este povo e incommodidade e prejuizo dos moradores d'ella, «que de continuo pedem remedio a esta camara.

<sup>«</sup>Sirvam-se V.ºº S.ºº ordenar ao desembargo do paço queiram vêr este feito, «e dar n'elle determinação, porque se vem chegando o tempo de haver co-medias, e parecerá razão que, antes d'isso, se resolva esta materia, em que «consiste o bem publico e autoridade da camara, sua posse e conservação «de seus privilegios. — Em mesa, abril de 625.» — Dito liv.º, fs. 83.

#### Carta regia de 22 de janeiro de 1623 <sup>1</sup>

«Presidente amigo, etc. — Para dispor e apprestar os dous soccorros, que nas moncões de marco e setembro deste anno pre-«zente tenho resoluto mandar a India 2, enuio hora a essa cidade ao conde de Portalegre. Dom Diogo da Silua, do meu conselho «do Estado, esperando que, por seu meu, se encaminhara e con-« siguira o que tanto importa a meu seruico, bem comum de meus «Reynos e deffensão daquelle estado, de que me pareçeo auizar-«uos, pera o terdes entendido. E por a necessidade ser tão ur-«gente, e em que se hão de fazer muito grandes gastos, para os «quais não tem essa coroa o cabedal necessario, e demais de «mandar uender e empenhar o patrimonio della, he forcoso que emeus vassallos, especialmente essa cidade, ajudem nesta occa-«sião pollos meos que o conde Dom Diogo leua a cargo, q vos comunicara. Muito uos encomendo que uos disponhaes a concorrer no que de minha parte uos disser, com a facilidade e bom «modo que confio de nos; estando certos que, de mais de cum-«prirdes com obrigação tão diuida, e continuando o que essa çidade sempre fez nas occasiões do seruico dos senhores Reys «meus predecessores, volo aggradecerei muito em particular, e «mandarei ter com as cousas que uos tocarem e a essa cidade a «conta que he razão.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Para acudir com estes soccorros ao estado da India, todos os concelhos do reino fôram compellidos a concorrer com a sua quota parte, segundo se vê do seguinte extracto da carta regia de 16 de novembro de 1623:

<sup>— «</sup>foi determinado que as camaras do reino concorressem com um subsi-«dio para o soccorro da India, na fórma do alvará e instrucções que acom-«panharam a mesma carta.» — Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

O subsidio voluntario pará as armadas da India foi em geral mal recebido, como não podia deixar de ser, attentas as circumstancias em que se encontrava o paiz. Era o inicio de futuros pedidos, cuja esphera o conde-duque d'Olivares se propunha alargar, com o pretexto do aperto em que se achavam as Conquistas.

### Alvará regio de 22 de janeiro de 1623 l

Concede licença ao presidente, vereadores, procuradores da camara e procuradores dos mesteres para, sobre as rendas da cidade e imposição do real d'agua da carne e do vinho, que era destinada ás obras do aqueducto que devia trazer agua a Lisboa. poderem vender «ás pessoas que lhe parecer a quantidade de juro. «a retro aberto, em preco de desasseis ate dezanoue o milhar, « que for nescessario para ajudarem o soccorro da India, de que «mando trattar; fazendo as escrituras e seguranças que as partes epedirem, e tudo o mais que cumprir para effeito das uendas dos «ditos juros e pagamento delles. O que tudo assy hey por bem e «me praz, sem embargo de quaes quer leys, prouizoes ou ordes em contrario, specialmente da prouizão que tenho mandado pas-« sar sobre a redução dos juros, que todas e cada húa dellas por esta ues sómente e para este effeito derogo, e hey por deroga-«das. E quero e mando que este aluara, e o que em uertude «delle se fizer, ualha e tenha força e uigor e se cumpra e guarde «int.ramente, posto que seu effeito haia de durar mais de hum «ano, e que não passe polla chancelaria, sem embargo das orde-«nacoes do l.º 2.º, tit.º 39 e 40, que o cont.rio dispoem.»

### Alvará regio de 22 de janeiro de 1623 :

Concede licença ao presidente, vereadores, procuradores da camara e procuradores dos mesteres para, sobre as rendas da cidade e imposto do real d'agua do vinho e da carne, que fora lançado para as obras das aguas-livres, poderem vender «ás pessoas «que lhe parecer a quantidade de juro, a retro aberto, em preço «de uinte o milhar 3, que for nescessario para ajudarem o soccorro

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 36.

<sup>2</sup> Ibid., fs. 37.

<sup>3</sup> No liv.º 1 de Juros encontramos os dois alvarás, datados de 22 de janeiro de 1623, pela ordem porque os deixamos dispostos; mas não seria provavelmente essa a ordem porque a camara se deveria servir d'elles.

Os abusos do governo tinham até certo ponto estragado esta especie

«da India, de que mando trattar; fazendo as escrituras e se guaranças que as partes pedirem, e tudo o mais que cumprir para «effeito das uendas dos ditos juros e pagamento delles. O que «tudo assy hey por bem e me praz, sem embargo de quaes quer «leys, etc.»

# Capitulo da carta regia de 8 de fevereiro de 1623 <sup>1</sup>

Em vista da falta de pão que havia em todo o reino, e receiando-se que essa falta se aggravasse em Lisboa, caso aqui fôssem

de operações financeiras; todavia a cidade gozava ainda de bastante credito.

Suppôz-se talvez que seria possivel tentar a operação ao preço de 20 o milhar, e d'ahi lavrou-se em separado uma provisão autorisando a venda por aquella taxa; mas prevendo-se, quasi como certo, que a tentativa não sortiria melhor exito, lavrou-se logo outra provisão baixando a taxa de 19 até 16 o milhar.

A camara, dissimulando esta, unicamente faria uso da primeira, e só depois de adquirir certeza de não poder obter capital por preço tão baixo, é que gradual e cautelosamente iría subindo: ou negociaria com uma e comoutra, conforme as circumstancias.

De facto, d'uma relação que adiante publicaremos, vêr-se-ha que pouquissimas vendas de juro se effectuaram a 19 e a 17 o milhar, e que a maior parte se mantiveram na taxa de 16 o milhar.

Assim, a camara não alcançou por esta venda a somma de 200:000 cruzados (80:000\$000 réis), que se lhe exigia de serviço voluntario, e não obstante vendeu juros um pouco além da quantia a que estava autorisada. É que para a differença tinha-se contado com o producto do real d'agua, que já estava arrecadado na casa de Santo Antonio, como bem elaramente se deduz do assento de vereação de 10 de fevereiro de 1623—pelo qual se mandou logo entregar ás pessoas que os governadores do reino ordenassem, o dinheiro que havia na dita casa, por conta dos 200:000 cruzados—; e do alvará regio de 19 do mesmo mez e anno— que autorisou a camara a vender até 4:000\$000 réis de juro, a 16 o milhar, na quantidade que fôsse necessaria e lhe fallasse para cumprimento dos ditos 200:000 cruzados,— e ainda da carta que a camara escreveu a el-rei em 1 de julho de 1623— na qual mui peremptoriamente lhe declarava não haver em cofre dinheiro d'aquella proveniencia, porque todo o que havia se entregara ao thesoureiro-mór para o soccorro da India.

<sup>1</sup> Liv.º 111 do Provimento do pão, fs. 44.

fabricados os biscoitos para todas as armadas, declara el-rei ter «mandado que o que for necessario para a armada do mar oc-«ceano se laure em Andalusia, ou em outra parte onde mais co-«modamente possa ser; e em caso que todauia se haja de faser «nessa cidade se traga o trigo de Sicilia e Orão.»

### 8 de fevereiro de 1623—Resposta da Casa dos Vinte e Quatro sobre a contribuição voluntaria para soccorro dos estados da India <sup>1</sup>

«Pela carta de Sua Mag.de que ho conde de Portalegre, dom «Diogo da Silua, do comselho do estado, trouxe pa a cidade, de «que uosa S.a mandou se me dese o treslado pa ho comuniqar «co os uinte e quoatro e pouo desta cidade, loguo mandei ajuntar «os ditos uinte e quoatro, e, depois de lida, asentarão mandase «mandados aos oficios, encaregandolhe millo olhaçem ho que comuinha em materia de tanta ynportancia, e nos decem seus pare-«ceres por escrito, pa ho darmos por nosa reposta a uosa S.a

«E polas repostas q dos oficios hierão, e o q se propos na casa, «foi uencido por mais notos, que este pouo esta tão neçesitado «que não estaua pª fazer oferta de dro, mas antes no gerall auia «mister ser socorido, por que não ha ofecial oje que ganhe de coemer pe sua molher e fe; mas tirando forças de fraquezas, uis-«tas as nececidades que se nos reprezentão, que não uem a donde «posa sair dro pa ajuda dos socoros que se pertende, senão uen-«dendose nas rendas da cidade o que parecer justo; e que pa o «desempenho pase Sua Magde provizão pa do real daugoa se des-«empenhar, e que largue a jurdição a sidade e pouo pera o po-«der menistrar e gastar nas couzas comuas do bem comû deste «pouo, sem pa vso lho fazer a saber, sendo a cidade desempe-«nhada do sobredito, se leuante o dito tributo; e asim mais q se «obrigue a dar breue de Sua Santidade, pelo que toqua a reli-«giois e ao ecreziastiquo, ou se aja comsemtim<sup>to</sup> das ditas reli-«giois e ecreziastiquo, e senão que não uimos que se bula na-«quela parte q a eles toqua, porque a nosa tenção não he figuar-«mos encorendo na bula da Seea 2.

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Serviços a el-rei, fs. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In cœna Domini, assim chamada por ser lida publicamente em Roma,

«E asin mais, primeiro que a cidade uenda suas rendas, se ueja «os despachos de que tem necesidade, se obrigue a Sua Mag<sup>de</sup> «os dee, pois na sua carta o dis asim. Ho pouo lhe pede tanbem «lhe ade fazer merçe de hūa prouizão pª os misteres se fazerē «por uotos, pois é couza que tanto comuē ao seruiço de dS e de «Sua Mag<sup>de</sup> e bem desta reprubriqua; e asim que os filhos dos «misteres que posão ser filhados tendo seruiços pª yso; e asim «mais que os filhos de ofeciais de Lxª sejão filhados pª yrem ser«uir a Sua Mag<sup>de</sup> nas partes da India, e terē seus cresentam<sup>tos</sup> «como ho podē ter os fos dos lauradores; e asin mais que os fos dos ofeciais de Lxª, que forē letrados, posão ler no paso, e Sua «Mag<sup>de</sup> os amita a seu ceruiso, tendo letras bastantes.

«E porque este cenado tem asentado que se de das rendas da «cidade hū pequeno ordenado ao juis do pouo e escriuão, de que «dizen estar esta consulta en Castela, samos de pareçer que o «conde dom Dioguo, que foi embaixador desta enbaixada, seja «chamado ao senado, pª uer a condição com que se serue a Sua «Magde, e tome a sua conta o fazer uir os despachos da sidade «e pouo dela, e com ysto damos noso consentim. to

«Que soposto o aperto em que esta tudo, não dar lugar a que «a cidade e pouo dela se alargue mais, basta o que fes na entrada «de Sua Mag<sup>de</sup> neste reino, despendendo d<sup>ro</sup> e fazendo festas, que «se não fes a nenhũ monarqua do mundo, sem auer nenhuãs mer-«ses a sidade nem o pouo.

«Vosa S.<sup>a</sup>, como pai desta patria, com os mais sñors, fação o «demais que aqui falta. Guoarde Deos a uosa S.<sup>a</sup> Do juis e pouo «desta cidade, oje, 8 de feuereiro de 623 annos.» (Seguem as assignaturas do juiz do povo e vogaes da Casa dos Vinte e Quatro).

Consultada assim a vontade do povo foi em seguida lavrado o

em quinta-feira santa : fulmina excommunhão contra os herejes e inimigos da Egreja. Foi expedida em 1536, no pontificado de Paulo III.

# Assento de vereação de 10 de fevereiro de 1623 <sup>1</sup>

«Aos des dias do mes de feuro de 623 anos se asentou q a «cidade seruise a Sua Magde com duzentos mil ttdos, tirados da «uenda q ella ade fazer de suas rendas, a uinte o milhar, con-«forme a prouisão de Sua Magde q pa isso tem; e q o dro, q de «presete ha na Casa de Sto Anto, prosedido dos reaes da carne «e vo, se mande logo contar e entregar, por conta dos ditos duezentos mil tt<sup>dos</sup>, as pesoas q̃ os sres gouernadores ordenarem; «e q̃ Sua Magdo seja seruido q̃ entre tanta contia possa a cidade ∢acresentar en suas rendas, sē dano de sua fazª real, nem opre-«são do pouo, pa sobre esta cresensa cair mais segurame a dita «uenda, e ficar depois pª remisão dos juros q a cidade de presete «Dagua, e pa melhor poder seruir a Sua Magae, qao se oferesa se-• melhante ocasião, e pª se despender em obras publicas e lim-«peza da cidade, por que sua faza he tão lemitada q não pode che-«gar ao q esta nesesidade pede. E q Sua Magae mande aliuiar os «menistros da cidade dos escruplos, com q estão, de se auer de atirar dos frades, freiras e clerigos o dito drão dos reaes da carne «e vo, pa outras cousas q não são fontes e pontes, ou semelhantes «a estas, a que são obrigados contribuirem, ualendosse de Sua «Santidade pe que mande pasar breue nesta sustancia; norq de «outra manra, alem de não uirem nisto, sera nesesro restetuirse « 208 ditos, na forma q em anos pasados se fes, de q se deu conta «a Sua Magdo e ao gouerno por que foi aprouado; e que enque «os outros q são feitos não cesarem, e os q por per rezão deste «seruico se fisesem, se não remisem, se não possa aleuantar o «drto dos reaes da carne e vo, antes mandara Sua Magde dar a ci-«dade liure e geral admenistração delle, pa o despender e pa o «poer e aleuantar, qdo e como lhe pareser, com ditamto de q Sua Mag<sup>do</sup> podera mandar saber pelos menistros, que lhe pareser, o «como se gasta e despende, porq pa iso se fara reseita e despeza «separada, por manra q, com faselidade, se uenha en conhesima»

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 180 v.

da fedelidade co q esta cidade e seus menistros tratão as cousas
 do seruiço de Sua Mag. de »

# Carta da camara a el-rei em 13 de fevereiro de 1623 !

«Recebemos a carta de V. Mag.do, com que em camara nos fal«lou da parte de V. Mag.do D. Diogo da Silva, conde de Portalegre, que V. Mag.do enviou a esta cidade para tratar dos soccor«ros, que V. Mag.do tem determinado mandar á India nas mon«ções de março e setembro, e prostrados aos pés de V. Mag.do beijamos a V. Mag.do sua real mão, pelo cuidado com que V.
«Mag.do trata da conservação d'aquelle estado, que é mui con«forme á sua grandeza e ao que lhe merece o amor e lealdade «dos vassallos d'estes seus reinos.

«O conde propoz o que V. Mag. de queria que a cidade fizesse •n'esta occasião, representando a qualidade d'ella e o aperto da «India, e nos achou com o sentimento que isto pede, e com mui «particular desejo de servir a V. Mag.do; mas como a cidade não «tem rendas de consideração, e ha tão pouco tempo que se esfor-•cou a tudo o que pôde, quando a magestade d'el-rei, que haia •gloria, veiu jurar a V. Mag.de a este reino, no que fez mui gran-«des despezas, e a ellas se seguiu a fome passada, que impossi-•bilitou a todos geralmente, e sobre este damno accresceram os «que se padeceram pelo mar com arribadas e perdas de naus, e «presas de corsarios, e a falta dos fructos da terra, que não hou-•ve, se acha por todos estes respeitos no aperto que deve ser epresente a V. Mag. de; comtudo, vendo o que V. Mag. de nos es-«creve, e o que da parte de V. Mag. de nos disse o conde, enten-«dendo como leaes vassallos de V. Mag. de o que importa este soc-«corro, nos esforçamos a servir a V. Mag.de com duzentos mil «cruzados para elle. Ainda que estamos vendo o trabalho com que •o povo, pelas despezas referidas e perdas que ficam apontadas «os poderá tirar de si, estes se tirarão da venda dos juros sobre «as rendas da cidade, para o que V. Mag.de se deve servir de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 40 v.

«mandar passar os alvarás que advertimos ao conde, e entretanto
«se ficam buscando compradores para os juros.

«Temos por certo que V. Mag. de se haverá por bem servido do que n'este particular se tem feito, e nos o estamos de que sendo presente a V. Mag. de que estes vassallos tiram a substancia de suas fazendas para servir a V. Mag. de, obrigados do amor e zelo que n'isso mostram sempre, e da occasião e aperto em que a lodia está, se haverá V. Mag. de por servido de fazer consideração do que pode acontecer, se V. Mag. de não mandar tratar de soccorrer a India com as forças communs de sua coroa, assim como convém á sua grandeza, e como V. Mag. de sempre o fez, quando se offereceu occasião a outros reinos. — Deus G. de a catholica pessoa de V. Mag. de,

# Carta regia de 19 de fevereiro de 1623 <sup>1</sup>

«Presidente amigo, etc. — Vi a uossa carta de 13 do prezte, e «assi della, como do que me escreuerão os gouernadores desse Reyno e o conde de Portalegre, Dom Diogo da Silua, entendi «como essa cidade se resolueo em me fazer seruiço, para o soccorro da India, de duzentos mil cruzados, uendendo para elles «sobre o rendimento do real de agoa ate quatro contos de juro, «e a promptidão e boa uontade com que uos dispusestes a tudo, «de que estou com particular satisfação e uolo aggradeço muito; «e posto que a boa uontade que tenho a essa cidade e aos mora-dores della, he qual se deue a sua antigua lealdade e conforme «ao muito que os senhores Reys, meus predeçessores, e eu a es-«timamos sempre, a demõstração que agora faz do desejo que «tem de me ajudar a soccorrer a India, accrescentou nouas razões «para eu folgar de lhe fazer merçe, como podeis estar certos que «sera em tudo o que se offereçer.

«Os gouernadores uos entregarão com esta carta o aluara, as-«sinado por mi, que pedistes para a uenda do juro, no qual se-«não pos a clausula sobre os ecclesiasticos, por não ser lugar «conueniente, e eu mando logo supplicar a S. S. de para que su-

<sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 58.

«pra o escrupulo, que nesta mat. ria pode hauer, em forma que «cesse de todo; e muito uos encomendo que tratteis, com o cui«dado que tanto importa, que os duzentos mil cruzados se ajun«tem e entreguem com a muita breuidade que uedes que he ne«cessario, conforme a occasião e limitação do tempo.

«E quanto a licença para a cidade accrescentar de nouo outra «tanta renda, como importar o juro que agora uender, auizarme «eis particularmente em que rendas se ha de fazer o crescimento «e o modo delle, estando certos que em tudo o que for justo e «conueniente folgarei de fazer merçe com effeitto a essa cidade, «para que se desempenhe e fique com mais possibilidade de ac-«cudir as couzas publicas e de sua obrigação, conforme a sua «grandeza.»

# Alvará regio de 19 de fevereiro de 1623 l

•Eu ElRey faco saber aos que este aluara uirem, que eu ouue «pr bem, por outro meu aluara feito no Pardo, aos uinte e dous «dias do mes de janeiro deste prezto anno, de conceder liçença ao «presidēte, vreadores, procuradores da cidade e procuradores dos «mesteres della, para que, sobre as rendas da cidade e imposi-«ção que lhe tenho concedido dos reaes de carne e uinho para «despeza de se trazer a agoa a ella, pudessem uender ás pessoas «que lhe parecesse a quantidade de juro, a retro aberto, em preço «de desaseis o milhar, que fosse necessario para ajudarem o soc-«corro da India, de que mandei trattar na forma declarada no ditto «aluara. E porque a ditta cidade, respeitando o aperto em que «se acha a India, e o muito que conuem ao bem publico do Rey-«no, e em particular a conservação da mesma cidade sustentarse «aquelle estado, se resolueo em me seruir para o ditto effeitto «com duzentos mil cruzados, hey por bem e me praz que ella «possa uender, sobre suas rendas, juro de desaseis o milhar, «na quantidade que for necessaria, e lhe faltar para o cumprimto «dos dittos duzentos mil cruzados, ate quatro contos de renda 3,

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da certidão já citada a pag. 489 do tom. 11, passada por Gaspar Pereira, tabellião publico de notas n'esta cidade e termo, no dia 16 de fevereiro de

«cada anno, na forma declarada no meu aluara referido neste, os «quais se pagarão dos dittos reaes da imposição da carne e ui-

1624 — Liv.º 1 de Juros, fs. 41 e segg. — consta que existiam no cartorio do dito tabellião, no competente livro, as escripturas de venda de juros feita a diversos, no anno de 1623, a saber:

Anno de 1683

| Datas das escri-<br>pturas            | Juros vendidos   | Razão por<br>milbar | Preços da venda | Compradores                                     |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 9 de maio                             | 50∦000           | 16                  | 800,\$000       | Francisco Soares d'A-<br>breu.                  |
|                                       | 1002000          | ,                   | 1:600 \$000     | João de Torres.                                 |
|                                       | 40,000           |                     | 640 \$000       | Gaspar da Costa de                              |
|                                       |                  | -                   | 020,000         | Palma.                                          |
| * *                                   | 150#000          | •                   | 2:400#000       | Francisco Corrêa da<br>Costa.                   |
|                                       | 100 <b>≴00</b> 0 | ,                   | 1:600#000       | Anna de Seabra.                                 |
|                                       | 200,5000         |                     | 3:200,5000      | Martim da Cunha de Sá.                          |
|                                       | 13#000           |                     | 208#000         | Luiz de Gouveia.                                |
| <b>3</b> 0 00                         | 1003000          |                     | 1:600 \$ 000    | Luiz Borralho.                                  |
|                                       | 50,4000          | , a                 | 800≴000         | Physico-mór, dr. Bal-<br>thazar d'Azevedo.      |
| * *                                   | 400∦000          | 17                  | 6:800#000       | Bispo conde, D. Martim<br>Affonso Mexia.        |
|                                       | 125#000          | 16                  | 2:000#000       | Licenciado Manuel Go-<br>mes.                   |
| (                                     | 201#875          | ,                   | 8:230 \$000     | Francisco Soares.                               |
|                                       | 198 125          |                     | 3:170#000       | O dito.                                         |
| * * `                                 | 100\$000         | 17                  | 1:7003000       | Conde de Atalaia, D.<br>Francisco Manuel.       |
| » •                                   | 250#000          | 16                  | 4:000\$000      | Alvaro de Sousa.                                |
|                                       | <b>25</b> #000   | >                   | 400≴000         | André Moreira.                                  |
|                                       | <b>47å</b> 500   | *                   | 760∦000         | João Rodrigues de Var-<br>gas.                  |
|                                       | 2,\$500          |                     | 40≴000          | Maria Vieira.                                   |
| , a                                   | 203000           | »                   | 3203000         | Anna Henriques.                                 |
| ١., ١                                 | <b>50</b> \$000  | 20                  | 8004000         | Jorge Unzel.                                    |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 56,5000          |                     | 896#000         | O dito.                                         |
| , » »                                 | 12,500           | »                   | 200 \$000       | Luiza da Silveira.                              |
| , , ,                                 | 100,5000         | , a                 | 1:600 \$000     | Guilherme de Brum.                              |
| 17 de julho                           | 100,8000         | ,                   | 1:600\$000      | O dito, que lhe traspas-<br>sou o cabído da Sé. |
| 19 de setembro                        | 40 3000          |                     | 640\$000        | Jorge Leitão.                                   |
|                                       | 6≱000            | •                   | 963000          | Genebra Curada.                                 |
|                                       | 2:537,\$500      | l                   | 41:100\$000     |                                                 |

· •nho. E outro sy hey por bem e me praz que os dittos quatro «contos de juro, ou a parte delles que assy se uendere, se rimão «com o que restar do principal da ditta imposição, e que ate real-«mente não se remirem senão levante e tenha della livre e geral «administração — sem outra algũa interuenção — a camara da ditta «cidade, e a cobre por seus officiaes; e accabada a remissão dos «dittos juros ficara na elleição da cidade a extinção da ditta impo-«sição dos reaes da carne e uinho, no que fio della e de seus mi-«nistros que se hauerão com todas as boas considerações do bem apublico e de meu servico. O que tudo assy hey por bem e me epraz de minha certa sciencia e poder real, sem embargo de «quais quer leys, prouisoes ou ordes em contro, que todas e «cada hua dellas por esta nez somente e para este effeitto de-«rogo e hey por derogadas; e quero e mando que este aluara, «e o que em uirtude delle se fizer, ualha e tenha força e uigor «e se cumpra e guarde inteiramente posto que seu effeitto haja «de durar mais de hum anno, e que não passe polla chaçelaria,

| 2:537\$500 | Datas das escri-<br>pturas               | Juros vendidos                                                                                                             | Razão por<br>milbar                  | Preços da venda                                                                                                                                              | Compradores                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23\$529    | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | 100,8000<br>75,8294<br>23,8529<br>40,8000<br>32,8000<br>100,8000<br>168,8421<br>400,8000<br>25,8000<br>14,8000<br>200,8000 | 17<br>16<br>3<br>19<br>16<br>3<br>19 | 1:600,5000<br>1:280,5000<br>400,5000<br>640,5000<br>512,5000<br>1:600,5000<br>3:200,5000<br>6:400,5000<br>224,5000<br>3:800,5000<br>6:400,5000<br>1:900,5000 | O dito. Freiras de Santa Clara. Francisco Casado. Freiras de Chellas. Antonio Fernandes. Francisco Soares d'Abbreu. Garcia de Mello. Correio-mór, Antonio Gomes da Matta. D. Anna da Cunha. Agostinho Franco. Bento d'Aguiar Caldeira. Estevão de Brito Freire. |

«sem embargo da ordenação do liuro 2.º, titulos 39 e 40, que o contro dispoem.»

## Ordem do governo de 21 de fevereiro de 1623 |

«O presidente e vereadores da camra desta cide fação logo en-«tregar ao thro mor todo o dinhro, que proçeder dos juros que a «cide uende por conta dos duzentos mil cruzados, com que serue «a S. M. de pa a ocasião do socorro da India, assy como se forem «fazendo as uendas dos ditos juros, cobrando satisfação das en-«treguas, q fizer, do dito thro mor, para seu resguardo.»

## Consulta da camara a el-rei em 7 de março de 1623 <sup>2</sup>

«Por uma petição que os dias passados praticou em camara o «syndico da cidade, se entendeu n'ella que um João Ayres a que-«ria demandar por perdas e damnos, que diz receber na occasião «da fome passada, a respeito da baixa que disse ter na venda do «seu pão, e para isso impetrava provisão de V. Mag.do, cousa que «tem escandalisado a todo este povo; e sobre isto fez a cidade a • V. Mag. de uma consulta, em que, por extenso, lhe significou a «substancia de tudo, pedindo-lhe por mercê que não sómente · fôsse servido de haver por escusada a petição d'este homem, opois a cidade não fez mais n'esta materia que guardar pontuaalissimamente as ordens de V. Mag.de, que consta de papeis que «o presidente d'este tribunal tem em seu poder, mas ainda que «convinha ao servico de V. Mag.do e bem d'este povo mandar deietar fóra d'elle a este homem, por ser n'elle mui prejudicial e es-«candaloso, como mais largamente constará a V. Mag. de da dita «consulta 3. E chega tanto o atrevimento e pouco respeito que

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 42.

<sup>3</sup> Parece que tal consulta nunca chegou ao seu destino, porque no registro d'aquella a que nos estamos referindo, encontra-se a seguinte resposta:

«este homem tem a este tribunal, contra a autoridade d'elle, que ainda torna a bulir com este negocio, sem temer de se lhe dar

«Não temos noticia da consulta que n'esta se accusa, e assim se reforme «e se nos mande logo.»

Ora a consulta que a camara tinha dirigido anteriormente a el-rei, na qual relatava minuciosamente os factos, e que é muito de presumir fôsse intencionalmente subtrahida ou extraviada, attenta a pouca honestidade que reinava em todos os negocios publicos, está registrada, sem data, no mesmo liv.º a fs. 41 v., e expunha as cousas nos seguintes termos:

«Por uma petição que o syndico da cidade praticou em camara, que com «esta será, se entendeu que um João Ayres, mercador de trigo, impetrou «provisão a V. Mag.de para a demandar por perdas e damnos, que diz rece-«ber d'ella na occasião da fome passada, a respeito da baixa que teve no «preço excessivo porque desejou vender o resto d'alguns moios de pão com «que o alcançou, muito contra sua vontade, a frota d'elle, que n'aquelle «tempo veiu, por misericordia de Deus, a esta cidade, dando isto em satis-«fação e agradecimento ao muito trabalho e cuidado com que a cidade acu-«diu á observancia d'elle, em tempo tão confuso e trabalhoso, por seus mi-«nistros, de maneira que se lhe não perdeu nem um só alqueire, e de todo «elle tirando, da muita quantidade que vendeu a grandes preços, como foi o «trigo a 320 e o centeio a 250 réis o alqueire, muito proveito; fundando esta «sua petição e requerimento tão injusto, na mór sem razão do mundo contra «esta verdade, e a notificações que lhe fôram feitas, assim por escrivão, «como sendo chamado á camara e n'ella pedido mui encarecidamente o qui-«zesse mandar vender no Terreiro, sem o querer fazer, dizendo que era con-«tra a ordem de seus maiores, só a fim de o vender a muito maior preço, «como ás vesporas da frota o andava publicando, e que o não havia de dar «menos de 500 réis o alqueire, obviando a misericordia de Deus ; além de •que n'este particular seguiu sempre a cidade as ordens de V. Mag.de, sem «se afastar d'ellas um só ponto, que consta de papeis que estão em poder do «presidente d'ella, todas fundadas assim na guarda do pão d'este homem e «dos mais, como no remedio d'este povo. E sempre a cidade, conforme seu «regimento e provisões que tem, em todo o tempo, quanto mais n'este tão «calamitoso, tem obrigação para o mandar distribuir pela ordem que melhor «lhe parecer.

«Pelo que V. Mag.de, attendendo a esta sem razão e maldade, e aos in«convenientes e mau exemplo que d'elle se pode seguir, deve haver por es«cusada a petição d'este homem; antes convém ao serviço de Deus, de V.
«Mag.de e bem d'este povo, mandar deitar fóra d'este reino a este homem,
«por ser mui prejudicial e inimigo capital d'elle, e ser o que no tempo d'esta
«fome andava amotinando e induzindo a outros que não vendessem o seu
«pão senão a mui grandes preços, e que fizessem repreza n'elle, como mais
«largamente dará o dito presidente informação a V. Mag.de, querendo-lhe fa-

«o castigo que por elle merece: — Pelo que nos pareceu deviamos «tornar a fazer lembrança a V. Mag.do, e pedir-lhe seja servido «mandar escusar esta petição, mandando que se não falle n'ella, «e a elle dar o castigo que V. Mag.do houver por seu serviço. — «Em mesa, 7 de março de 1623.»

# Consulta da camara aos governadores do reino em 7 de março de 16≥3 ¹

«Andam n'esta cidade muitos pobres estrangeiros, e affirmam «os medicos que são mui prejudiciaes à saude d'ella, e ha lei que «lhes defende pedirem sem licença e sem serem examinados; e «n'esta conformidade não póde pedir nenhum pobre estrangeiro «sem licença do provedor-mór da saude, que lh'a dá, havendo «causa para isso.

«A cidade, por convir assim à saude d'este povo, quer mandar apregoar esta postura a, para a dar à execução; e porque ha

# "Postura $\tilde{q}$ não possão nesta cidade e seu termo pedintes estraugeiros, co $\tilde{q}$ os naturais pessão cô $l_{i}^{\alpha}$ do prouedor mor da saude

«Foy acordado pellos sobre ditos q, daquy en diante, nenhus pedintes esatrangeiros, homes ou molheres, andê nesta cidade e seu termo pedindo, sob pena de, qual quer q o contro fizer, e for achado q anda pedindo, ser preso, e publicamte asoutado todas as vezes q niso for conprendido, e sera toda-quia deitado fora; e maodam, outro sim, aos pedintes, naturais do Reino, q enesta cidade e seu termo quizere pedir, q, sobre a dita pena de sere prezos e asoutados, não pessão, sem sere primro enxaminados da doença ou aleigão q te, pa q deuão pedir, do qual terão aluara do prouedor moor da sau-de, se os quoais não poderão pedir sob a dita pena. — Liv.º 11 do Provimento da saude, fs. 17 v.

Esta postura, que não tem data, é provavel que fôsse feita por occasião da epidemia que flagellou a cidade nos annos de 1579-1580, senão foi antes.

<sup>•</sup> ser mercê de o ouvir, e servirá isto de exemplo aos que cá ficarem, de não • commetterem semelhantes atrevimentos contra o respeito que devem ter a • este tribunal, e provisões e regimentos que tem de V. Mag.de.

¹ Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 42 v.

<sup>2</sup> É do theor seguinte :

«muito que se não pratica, e não pareça novidade, avisamos a V.as «S.as, para que, quando isto lá chegar, estejam V.as S.as inteiracios do que se passa; e n'esta conformidade devem V.as S.as ordenar aos corregedores da côrte, e mais justiças a que tocar, «dêem outrosim execução à lei que sobre isso ha.»

# Resposta:

«Temos avisado, do que se diz n'esta consulta, o desembargo do «paço e o regedor, para que a saibam e por aquelles tribunaes se «ajude esta execução; e a camara faça que se execute logo o que «n'esta consulta se declara. Em Lisboa, 9 de marco de 1623.»

# Consulta da camara ao governo em 29 d'abril de 1623 <sup>1</sup>

Marco Antonio Cacilano, morador na côrte de Madrid, tinha privilegio por quinze annos para trazer gelo a 10 réis o arratel aos portos de Hespanha, e pediu que esse privilegio abrangesse tambem os logares maritimos de Portugal.

Mandada a petição a informar aos governadores do reino, e ouvindo elles a camara, esta logo satisfez por uma consulta, em que foi de unanime accordo «que o dito assento tivesse effeito «n'este reino, e que os gelos pudessem vir a elle pelos preços re«feridos 2.» Receiando, porém, que a consulta se tivesse perdido ou ficado nos papeis de D. Nuno Alvares de Portugal, julgou prudente renoval-a, para ainda poder sortir effeito a tempo de se gozar «do beneficio dos ditos gelos este anno presente 3.»

¹ Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Por occasião da viagem de Filippe 11 a Portugal e do seu recebimento solemne em Lisboa, o gelo vendeu-se aqui a 40 réis o arratel, e foi necessario um contrato especial com a camara. — Vid. «Elementos», tom. 11, pag. 440, not.

<sup>3</sup> No mesmo livro e na mesma folha onde está o registro do documento a que esta nota diz respeito, encontra-se tambem transcripta a resolução em

# Resposta dos governadores:

«Faça-se o que parece, e esta consulta se reforme depois d'a-«qui se ter executado a materia d'ella, e se nos mande para a «enviarmos a S. Mag. de — Em Lisboa, a 2 de maio de 623.»

# Assento de vereação de 11 de maio de 1623 !

«Aos homze dias do mes de mayo de seis semtos e vimte tres, «se asemtou em camara, plos abaixo asynados, que por ho pedir «ho cabydo, que a cydade acopanhe a procyção q o cabydo faz a «nosa Sra dos martres em cada hu ano a, não se emcotramdo

### Capitulo da carta regia de 36 de novembro de 1633

- «Vi uma consulta da camara d'essa cidade sobre a obrigação que Antonio «Cacilano quer fazer de trazer caramello de fóra, e, havendo-a visto, hei por «bem de me conformar com o que n'ella parece, com declaração que não po«derão ser trazidos os caramellos dos estados rebeldes, nem em navios d'el«les. Christovão Soares.»
  - 1 Liv.º 11 d'Assentos, fs. 182 v.
- <sup>2</sup> Era praxe muito antiga, mas nem sempre observada, ir o cabído da Sé, precessionalmente, acompanhado de todas as religiões, da camara e da Casa dos Vinte e Quatro, á egreja de N.º S.º dos Martyres, no dia 13 de maio, rezar um responso pelas almas dos que morreram na expurgação de Lisboa.

A egreja de Santa Maria dos Martyres foi edificada no local onde se sepultaram os cavalleiros cruzados, que morreram durante o cêrco de Lisboa.

João Baptista de Castro no seu «Mappa de Portugal», quando trata d'este templo, diz: — «A primeira fundação d'esta egreja se deve aos cavalleiros «estrangeiros, que ajudaram ao famoso heróe D. Affonso Henriques na expugnação de Lisboa pelos annos de 1147. Havia o inclyto rei mandado benære este sitio pelo arcebispo de Braga, D. João Peculiar, que o acompanhou n'esta guerra, para servir de cemiterio decente aos corpos dos que «morriam na conquista d'esta cidade, e logo aquelles cavalleiros fizeram erigir n'elle uma ermida, onde collocaram a imagem de N.ª S.º, que haviam trazido na armada; e porque se reputavam por martyres os que acabavam a vida derramando seu sangue n'esta empreza, se chamou d'elles a Senhora «e o templo, ao qual depois de conquistada a cidade ampliou mais o mesmo «rei.»

Como se vê a egreja de N.º S.º dos Martyres é uma das mais antigas de Lisboa, e a sua historia anda ligada á conquista da cidade. Por uma prero«cõ alghũa outra cousa  $\tilde{q}$  ho empida, por  $q^{to}$  se faz por devasão e «asym ho pedir ho cabydo.»

# Consulta da camara a el-rei em ... de junho de 1623 <sup>1</sup>

«Sendo V. Mag. de informado que alguns dos cidadãos d'esta ci-«dade não acompanhavam a camara d'ella nos actos publicos, «tanto de ordinario como eram obrigados e era razão, e n'isto se chaviam mui descuidadamente, de que havia queixas, e houve V. «Mag.d» por bem mandar passar alvará a petição do presidente «e vereadores e mais officiaes da cidade, que então eram, que «por tempo de trez annos elles pudessem obrigar e constranger «aos ditos actos publicos, sob as penas que na dita camara se arbitrassem, conforme a rebeldia e descuido com que cada um pro-«cedesse, e á sua qualidade; e porque o tempo do dito alvará é acabado, e convém que a camara tenha jurisdicção para proceeder contra os ditos cidadãos, que descuidadamente se houverem •em acudir aos ditos actos publicos, e cessem os inconvenientes «que resultam de assim faltarem nos ditos actos, de que de preesente ha queixas: - Pedimos a V. Mag. de mande passar outro «sem limitação de tempo, na conformidade do que fazemos mencão, cuja copia aqui enviamos, para que assim se atalhe ao des-«cuido dos cidadãos, e cessem os inconvenientes que d'ahi resul-«tam, e a cidade respeitada e com a autoridade devida, como con-∢vém.»

À margem d'este registro está o seguinte :

«È vinda provisão que está no cartorio 2.»

gativa especial a procissão do corpo de Deus faz-se n'aquella egreja primeiro que a procissão do corpo de Deus da cidade.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe m, fs. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. Alvará regio de 5 d'outubro de 1623.

# Carta da camara ao duque de Villa Hermosa!

«São tantas as obrigações que esta cidade tem a V. Ex.ª, por os emuitos favores que de continuo recebe de V. Ex.ª em geral, e «cada um de nós em particular, que nos obriga a sentir com emais vantagem que todos a perda da sr.ª duqueza, e a lhe daremos os pezames devidos de sua morte, como por esta fazemos; esegurando a V. Ex.ª que a terá Deus no ceu, porque não promettiam menos suas virtudes e grande christandade, de que V. Ex.ª está bem inteirado. E quererá Deus dar a V. Ex.ª largos ennos de vida, com muita saude e occasião de gostos, para com elles aliviar a perda de tão grande sentimento a.»

# Consulta da camara ao governo em 23 de junho de 1623 ;

«Viu-se em camara o capitulo da carta de S. Mag.do e petição «do provedor e officiaes do hospital de Todos os Santos, sobre «que a cidade tem que escrever ao dito senhor, e fazer-lhe algu«mas lembranças importantes.a seu serviço sobre este particular, «dizendo-lhe as razões e prohibição que ha para se não bulir n'este «dinheiro do real d'agua, até se remirem os juros que estão ven«cidos, que passam de vinte e cinco mil cruzados; e a provisão «de S. Mag.do, de que enviamos a copia, manda se rimam e se «não gaste o dinheiro em cousa alguma; era necessario derroga«ção expressa que fizesse d'ella menção, e não basta o capitulo «de carta, nem é razão que havendo falta de dinheiro para o pa«gamento do quartel do juro, que importa mais de seis mil cru«zados—para que a cidade ha de buscar dinheiro de outra «parte—, por haver grande diminuição na renda d'esta imposi-

<sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 45 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Do registro d'esta carta não consta o dia e o mez em que ella foi escripta, mas pela altura em que se acha no livro deve ser de junho de 1623.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 46.

«ção, pelas razões que se tem significado a V.ª S.ª por algumas «vezes, se tirem estes mil e quinhentos cruzados, impossibilitando «com isso a cidade ao pagamento do quartel, e desacreditando-a «para não achar quem se fie d'ella e lhe acuda nas pressas e ne-«cessidades, como até agora acudiram, fiados na verdade e pon-«tualidade com que cumpre o que promette; e se faltar agora «perderá o credito, e não achará quem lhe valha quando se offe-«recerem occasiões do serviço de S. Mag.de, a que sempre a ci-«dade acudiu, e o não poderá fazer desacreditada: — Pelo que pe-«dimos a V.ª S.ª nos façam mercê mandar sobreestar n'este ne-«gocio, até vir resposta de S. Mag.de ao que a camara sobre elle «lhe escreve.»

## Carta da camara a el-rei em 1 de junho de 1623 <sup>1</sup>

«Viu-se em camara a copia do capitulo de carta de V. Mag. de 8 do mez passado, em que V. Mag. de manda se déem de esamola ao hospital de Todos os Santos mil e quinhentos cruzados do rendimento do real d'agua, isto a instancia do provedor e iramãos da misericordia, por petição que fizeram a V. Mag. de Não ese devia de declarar n'ella a V. Mag. de o pouco que esta imposição rende, e o muito juro que se tem vendido sobre o rendimento d'ella; e do dinheiro procedido d'esta renda se fez serviço a S. Mag. de, que Deus tem, de duzentos e oitenta mil cruzados, quando veiu honrar este reino, para gasto da jornada, e ede proximo se serviu a V. Mag. de com duzentos mil cruzados epara o soccorro da India, de medo que a quantidade, que actualmente se paga hoje de juro em cada um anno, são vinte e seis emil cruzados, sendo o rendimento trinta e cinco mil cruzados, epouco mais ou menos.

«Nem se devia de declarar a V. Mag.de que o remanescente «d'esta imposição tem V. Mag.de mandado, por sua real provisão, «que, depois de pagos os redditos do juro, se vá remindo e se

Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 46 v.

não gaste em outra cousa alguma; nem menos se devia dizer a
V. Mag. de que, por nos fazer mercê, foi servido supplicar a S.
Santidade breve para nos tirar o escrupulo, que temos, de se ter
dispendido este dinheiro fóra d'aquillo para que foi posto, attento as pessoas ecclesiasticas que contribuem; porque claro está que V. Mag. de o não mandaria dispender em outra cousa, por se
não ficar no mesmo escrupulo; e assim o esperamos da christandade de V. Mag. de, principalmente quando este dinheiro é do
povo, imposto voluntariamente para agua e outras obras publicas d'elle, de modo que, quando se serviu a V. Mag. de, se tomou seu consentimento do juiz e dos vinte e quatro.

\*O hospital de Todos os Santos tem renda bastante, e ajunton «assim por provisão dos srs. reis, que fóram d'este reino, todas «as rendas dos hospitaes particulares que havia n'esta cidade, com «obrigação de curar pobres naturaes d'ella; e nunca em tempos «passados se valeram de semelhantes petições, porque é grande «desconsolação do povo vêr que ha tantos annos que contribue para «esta agua e mais obras publicas, sem se ter feito nenhuma de con-sideração; mas antes esperamos da grandeza de V. Mag. de nos «acrescente renda nas cousas licitas, que apontaremos a V. Mag. de, «para com maior brevidade se remirem os ditos juros, e acudir as cousas publicas e tão forçosas como são os caminhos, pontes, calçadas do termo d'esta cidade, que estão em estado, que com adifficuldade se podem ministrar os sacramentos aos enfermos no «inverno, de que se tem feito consultas sem se nos deferir até «agora.

Além d'estas razões, no cofre do deposito não ha dinheiro, porque todo o que havia se entregou ao thesoureiro-mór para o «soccorro da India; e em poder dos almoxarifes, que atualmente «servem, falta dinheiro para se pagar este quartel vencido, que «são seis mil e tantos cruzados, para o que a cidade ha de bus-«car dinheiro de outra parte, por haver grande diminuição na «renda d'esta imposição, pelas razões que se tem significado aos «governadores por vezes, que são haver muitos açougues privados em casas de fidalgos e pessoas poderosas, com quem as jus«tiças da camara se não atrevem, e pela mesma maneira tabernas;
«e, se se houveram de dar estes mil e quinhentos cruzados, im«possibilitava-se com isso a cidade ao pagamento d'este quartel,

•e ficaria desacreditada para não achar quem se fiasse d'ella, e «lhe acudir nas pressas e necessidades em que sempre achou re•medio, fiando-se os homens na verdade e pontualidade com que
•faz seus pagamentos; e se lhe faltar agora este credito, não
•achará quem lhe valha quando se offerecer occasião do serviço
•de V. Mag.de, a que sempre esta cidade acudiu com o zelo que
•a V. Mag.de deve ser notorio.

«Pelo que pedimos a V. Mag.de, prostrados a seus reaes pés, «com toda a submissão devida, não queira carregar mais gastos «e despezas n'esta pouquidade que resta d'esta imposição 1, sem «que primeiro se rima e que está vendido de juro, como V. «Mag.de tem mandado; porque de mais de cumprir assim a seu «real serviço, é bem commum d'este povo pelas razões referidas. «— Deus Guarde a catholica pessoa de V. Mag.de, etc.»

# Carta do secretario de estado de 21 de julho de 1623 <sup>2</sup>

a Dizem os S<sup>res</sup> Gou<sup>res</sup> que, se ouuer dilação e se ueder a carne a de S. m<sup>de</sup>, se perdera ella; q, sendo ella m<sup>to</sup> boa, em cantidade a q se podera ueder em m<sup>to</sup> breues dias, por ser pouca a resp<sup>to</sup> a do muito que de tudo se gasta nesta cidade, ordene V S q co a carne fresca, se ocupe todos os talhos do açougue, a de man<sup>ra</sup> q não fique lugar à dos estraj<sup>ros</sup>, porque acudirse à faz<sup>da</sup> de S m<sup>do</sup> he beneficio cumu, principalm<sup>to</sup> quado ha tanta necesydade della; e que esperão de V S que ordene isto logo, a co toda a suavido e bom modo que conue, e de man<sup>ra</sup> que se não a gaste maes, e porque esperão reposta de V S do que nisto esta a feito 3. — Go ds a V S. De casa do gouerno, a 21 de julho de a 623. Chruão Soares.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esta supplica, tão justa como parece, não foi attendida, e a cidade teve de dar ao hospital de Todos os Santos, não os 1:500 cruzados, mas muito mais, como adiante se verá de diversos documentos do anno de 1624.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. • 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 32.

<sup>3</sup> Este documento é curioso pelo seu conteúdo, e pela fórma como está redigido.

# Capitulo da carta regia de 12 de setembro de 1623 <sup>1</sup>

Suscitando-se duvidas sobre a provisão e pagamento dos officios de cabeças de saude, declara el-rei que essa provisão pertence á camara e que o pagamento dos respectivos salarios continuará a fazer-se, metade pela fazenda real e metade pela fazenda da cidade.

## Consulta da camara a el-rei em 19 de setembro de 1823 <sup>2</sup>

Representando contra os desembargadores do paço 3, que, sem preceder portaria d'el-rei ou dos governadores do reino, não sómente tomavam conhecimento das petições de queixa das partes, que se aggravavam das sentenças ou accordos do senado da camara, mas mandavam sobreestar na execução de taes sentenças passadas em julgado, pede a mesma camara que n'este particular se guarde a ordem estabelecida, e conforme se determinava em capitulo da carta regia de 21 de janeiro de 1614, «que é serem primeiro apresentadas á pessoa de V. Mag. de ou de seus «governadores, e mandar n'ellas, por sua portaria, que se vejam «no desembargo do paço, e se consulte o que lhe parecer para «V. Mag. de mandar o que for servido.»

<sup>1</sup> Liv.º n do Provimento da saude, fs. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 48.

<sup>3</sup> Os ministros d'este tribunal constantemente usurpavam attribuições que lhes não pertenciam, e praticavam outros excessos com que não lucrava a sua reputação. Em todo o caso vejam-se adiante os apontamentos, que em 21 de novembro de 1623 os governadores do reino enviaram á camara, e a resposta que esta lhes deu.

# Alvará regio de 5 d'outubro de 16231

Attendendo a petição da camara, concede el-rei que esta use de jurisdicção, sem limite de tempo, para obrigar e constranger os cidadãos a acompanhal-a nos actos publicos, etanto de ordinario ecomo são obrigados e he rezão, sob as penas que ella lhes arbitrasse, tendo em attenção a sua qualidade e a rebeldia e descuido com que procedessem.

# Carta regia de 25 d'outubro de 1623 !

«Presidente amigo, etc. — Vi a vossa carta, de 23 do mes pas«sado, sobre a elleição que fiz da pessoa do conde Dom Diogo da
«Silua, para o lugar de hum dos gouernadores desses Reynos,
«que estaua vaguo por faleçimento de Dom Nunaluarez de Por«tugal; e aggradeçouos m.to tudo o que a este proposito me di«zeiz, que conforme a boa vontade que tenho a esses Reynos e
«aos vassallos delles, e ao que dezejo que sejão bem gouernados,
«como podeis estar certos que o procurarey, e que co essa cidade
«hey de mandar sempre ter a conta deuida a sua antigua lealda«de, e a estimação que os senhores Reys, meus predeçessores,
«com tanta razão della fizerão.»

# 21 de novembro de 1623 — Apontamentos que os governadores do reino enviaram a camara para esta responder 1

«O que se oppoem sobre as matras tocantes a jurisdições da «camra he o seguinte:

<sup>1</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe m, fs. 89.

<sup>2</sup> Ibid., fs. 41.

<sup>3</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 86.

A estes apontamentos, provavelmente ministrados pelo desembargo do paço, respondeu a camara em 26 de janeiro de 1624, nos seguintes termos:

<sup>«</sup>V. Mag.de nos manda responder aos apontamentos, que se oppõe contra.

•a jurisdicção d'esta camara, cuja copia tornamos a enviar; e posto que os

•reis passados costumavam a mandar fazer semelhantes diligencias por pro
•visão sua, assignada por sua real mão, e outrosim parecia conveniente de-

«Que a camra, nos cazos em q lhe não he concedido plas orde-«nações ou prouisões de S mde, que possa conheçer sem appella-

«clarar-se primeiro qual é a parte, que oppõe as ditas cousas referidas nos «ditos apontamentos, para se lhe haver de responder na fórma que convém, «comtudo, por obedecer ao mandado de V. Mag.de, respondemos aos ditos «apontamentos na fórma seguinte:

1.0

«Quanto ao primeiro se responde que a camara d'esta cidade, por ser ca«beça do reino, lhe tem feito os srs. reis passados muitas mercês, e passado
«muitas provisões em favor de sua jurisdicção; e assim é em tudo muito dif«ferente das mais camaras d'este reino, não sómente na ordem do governo
«d'ella, mas tambem nas pessoas que a governam, porquanto, tendo cada
«uma das mais camaras do reino, por presidentes d'ellas, o juiz de fóra da
«cidade ou villa, onde o ha, ou o juiz ordinario da terra, e por vereadores
»homens de capa e espada, ha n'esta um presidente, que sempre V. Mag.do
«costuma a eleger fidalgo illustre, e por vereadores tem seis desembargado«res, que no tribunal da relação serviram em cargos d'aggravos e outros se«melhantes;

2.∘

«E outrosim tendo as outras camaras o seu regimento, ordinario e geral, «incorporado na ordenação do reino, esta o tem e teve sempre particular e «differente d'outro, e n'elle se repartem as materias tocantes ao governo «d'esta cidade pelos ditos vereadores, e cada um em seu pelouro é superin-«tendente dos ministros inferiores da cidade, e se ordena que elles despa-«chem os feitos que dos ditos inferiores vêem á camara, sem mais haver ap-«pellação nem aggravo, o que não ha nas mais camaras do reino, que só-«mente tem alçada até quantia de seis mil réis, sendo a d'esta camara sem «limitação alguma de quantia certa, como se determinou em presença do sr. «rei D. João, onde se apresentaram feitos e sentenças de mór quantia, como «consta dos papeis que já se apresentaram no governo; pelo que se conclue «que não ha casos em que a camara não tenha alçada em materia de con-«demnação de dinheiro, e das mais declaradas nas posturas e regimentos, e «que se não pode haver por egual das outras camaras, como se oppõe no «dito apontamento;

3.•

«Ao terceiro se responde que, posto que na camara ha muitas provisões dos «srs. reis passados, além do dito regimento, que lhe dá jurisdicção sem apellação nem aggravo, em todos os casos em que fica differente das mais «camaras, como está dito, tem mais provisão expressa em que se manda que

«ção e aggrauo, q̃ das sn<sup>ças</sup> que der se pode aggrauar ordinaria-«m<sup>te</sup>, por q<sup>to</sup> nos poderes e jurisdição comcorre co as mais cam<sup>ras</sup>-«do Reino;

«lhe sejam guardados seus usos e costumes antigos, um dos quaes é não se «tomar conhecimento dos aggravos da camara em tribunal algum, salvo «quando V. Mag.de ou seus governadores lh'o commettem, do qual costume «e estylo tem certidão do secretario Christovão Soares, cuja copia se offere-«ceu, com que fica tambem respondido so terceiro;

### 4.

«Ao quarto se responde que, supposto que na commissão que V. Mag.de «dê aos desembargadores da mesa do paço, se não declara que elles tomem «conhecimento do caso, e o determinem logo, parece que o não devem fazer «assim; e o contrario é exceder a commissão ordinaria, em que se lhes manda «que consultem o negocio a V. Mag.de para mandar o que fôr servido;

### 5.4

«Ao quinto se responde que, além da dita certidão de Christovão Soares, «por que consta da fórma das ditas commissões, tem o escrivão Luiz de Gouveia, e outros escrivães da almotaçaria, muitos feitos, por que consta da dita fórma, que já se levaram á mesa do paço, e se tornarão a offerecer de «novo, sendo necessario. E para mais satisfação d'este negocio deve V. «Mag.de mandar vêr uma consulta, que a mesa do paço fez sobre esta materia, pedindo que nas commissões que V. Mag.de lhe faz para verem os feitos e consultarem o que lhes parecer, se escuse o haver onde consultar, «antes possam determinar o caso sem preceder consulta; ao que V. Mag.de «respondeu, por carta de 21 de janeiro de 614, que se guardasse a ordem «que sempre se costumou, e elles confessavam que era preceder commissão «de V. Mag.de, e consultarem o que lhes parecesse; e da copia d'esta con«sulta se fez já menção a V. Mag.de;

## 6.0

«Ao sexto se responde que, supposto que V. Mag. de tem ordenado que se «guarde a dita fórma antiga, que sempre se costumou, parece desnecessario «tratar-se mais d'esta materia, sem haver nova causa para isso; e seria «grande diminuição da autoridade e preeminencia d'este senado, que os srs. «reis passados tanto autorisaram, fazendo-lhe grandes mercês, e d'outro «modo ficarão frustradas as provisões e regimentos, por que V. Mag. de con«cede á camara jurisdicção, sem appellação nem aggravo, em todas as quan«tias;

### 7.0

«Ao septimo se responde que a mesma razão que ha para se recorrer a V. «Mag.de nos aggravos subsidiarios dos casos, em que a camara não tivesse

«E que para  $\tilde{e}$  sua jurisdição não seguir as regras ordinarias, «he necess<sup>rio</sup>  $\tilde{q}$  S  $m^{de}$  lhe conceda preuilegio particular;

«a dita jurisdicção, o que não ha assim pelas razões acima referidas, como «porque o contrario seria grande absurdo, pois n'este senado ha seis desem«bargadores, de cujas sentenças não cabe aggravo ordinario, nem a ordena«ção o declara, e assim ficava de menos autoridade que qualquer julgador «ordinario, que tem alçada de que se não póde appellar nem aggravar;

8.

«Ao oitavo se responde que, quando V. Mag. de seja servido que os desembargadores da mesa do desembargo do paço possam escusar as petições, que «se lhes commettem do governo, por lhes parecerem injustas ou impertinenates, não terá a camara a isso duvida, por ser em autoridade dos desembaragadores da dita mesa do paço, e se escusar o trabalho de se consultarem «e verem os processos sem necessidade.

«Por aqui tem a camara respondido aos ditos apontamentos, para deter-«minação dos quaes pede a V. Mag.de se sirva de o remetter a pessoa, em «que cesse o respeito da pretensão que ha n'esta materia de jurisdicção nos «tribunaes do paço, fazenda e relação, contra o que V. Mag.de tem dado a «esta camara.

«E outrosim mande que nos casos que se commettem á dita mesa do paço, «para se verem e consultarem, se não mande n'ella sobreestar na execução «d'elles, antes de serem determinados por V. Mag.de, pois passaram em cousa «julgada, e o remedio da queixa, que se faz a V. Mag.de, ainda em caso que «corresponda ao de revista, se não costuma a mandar sobreestar nos casos «em que se concede, quanto mais pertencendo o conhecimento d'elles direitamente á propria pessoa de V. Mag.de, ou de seu vice-rei ou governadores, «na fórma que sempre se guardou, como fica dito; e pois os ditos desembar-«gadores do paço sómente pódem consultar o que lhes parecer, não devem, «nem pódem mandar sobreestar nas execuções dos ditos negocios.

«E sobre tudo se lembra a V. Mag.de a reputação, em que sempre esteve «a camara d'esta cidade com os srs. reis passados, que sempre a estimaram, «honraram e favoreceram como princeza, e os serviços e lealdade com que «sempre o fez; porque é merecedora de V. Mag.de lhe conservar e acrescen«tar sua jurisdicção e antigos costumes, em que está de tempo immemorial «a esta parte, e não permittir se lhe diminuam em cousa alguma, como es«pera da real clemencia de V. Magde. — Em mesa, 26 de janeiro de 624.» —
Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 53 v.

«E que nestes casos, de que se pode aggrauar, he estillo darem «as partes petição a S m<sup>de</sup>, e que S m<sup>de</sup> comette ao desembargo «do paço, sendo a forma da comissão costumada q se ueja e faça «just.<sup>a</sup>;

4.0

«Que ha informação q, com esta comissão, sem preçeder con-«sulta, o desembargo toma c<sup>to</sup>, e que o q sentencea se da a exe-«cução;

5.0

«Que inda q̃ a cam<sup>ra</sup> alega preceder consulta, e do contr<sup>q</sup> diz «tem m<sup>tra</sup> exemplos, ate gora, para justificação de seu requerim<sup>te</sup>, «não mostrou nenhū;

6.0

«Que pareçe conueniête a boa administração da justa e expecição q nesta forma se proceda, por que nestes termos se trata de sentençear causas e de justiça ordinaria; e os negos desta calidade não se consultão, nã S mde toma delles cto, e dirtamte pertencê aos tribunaes; e se nelles se fizera consulta, seruira so de molestia a repa, e de dar mais húa instancia aos negocios sem nenhúa utilidade, e por este fundamto sera seruiço de S mde e bem do Rao, mdar S mde que estas couzas, por uia de agrauo ordinario, uão logo em direitura ao desembargo do paço, e q não vão a S mde pa se passar comissão, pla dilação que nisto ha e dispendio das partes;

7.0

«Que nos aggrauos subsidiarios e de recurso a S mde, q̃ são da «alçada da camara pla ordenação e particulares prouisoes, sem appellação ne aggrauo, de q̃ as partes por suas petiçoes se quexão «a S. mde, pareçe q̃ nos desta calidade se pode guardar o estillo «de recorrere a S mde, e q̃ S mde deue dar comissão ao desembargo do paço para q̃ veja se delles se ha de tomar cto; e q̃ o «que pareçer a meza se consulte, por qto, se esta ordem se não «guardar, não hauera diferença nos cazos em q̃ a camara pode «conheçer sem appellação e aggrauo, a respeito das cauzas ẽ q̃ «lhe não he concedida alçada;

«E parecendo ao desembargo do paço q se deue tomar cto, o «gouerno deue dar noua comissão pª q nelles se faça justiça; e «q, com esta comissão, na meza se sentencei, e q o que se sen«tençear se execute, se nisto auer mais consulta.

«E que q<sup>do</sup> a meza pareçer que os aggrauos desta calidade se-«não deuē cometter, q̃ logo se ajão as petições por escuzadas, «sem nisso auer mais consulta.

«A camara desta cide ueja este papel, e responda as cousas  $\tilde{q}$  «nelle se tratão acerca dos agranos  $\tilde{q}$  della se tirão, satisfazendo «ao  $\tilde{q}$  se aponta, e offereçendo os papeis  $\tilde{q}$  fizer $\tilde{e}$  em fauor de sua «justa.  $\tilde{E}$  Lxa, a 21 de nouro 623.» (Seguem as rubricas dos governadores do reino.)

# Carta regia de 27 de novembro de 1623

«Presidente amigo, etc. — Antontem, 25 do presente, foi Deos «seruido de alumiar, com bom sucçesso e naçim. to de hūa filha, «a Rainha, minha sobre todas muyto amada e prezada molher; «e por ser esta noua de tão uniuersal contentamento para todos «meus vassallos, e por a particular affeição que eu tenho aos dessa «cidade e o muyto q a estimo, me pareçeo enuiaruola por esta «carta, e encomendaruos que façais a demonstração de alegria «que em semelhantes occasioes se costuma 2.»

# Carta regia de 20 de janeiro de 1624 3

«Presidente amigo, etc. — He tão grande a falta que ha de di-«nheiro para accabar de apprestar as naos da India, que sendo «duas as que hão de hir este año, e hum galeão, para tornar com «carga, ha somente cabedal para hũa nao; e porque importa tanto, «como sabeis, que se busque remedio para os outros cabedais, e

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Festas, fs. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sobre as despezas com estes festejos vid. o assento de vereação de 2 de dezembro de 1625.

<sup>3</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 39.

«se use dos meos mais promptos e efficazes que se offerecerem; «confiando eu dessa cidade que, nesta occasião em que tão inte-«ressados vão meu seruiço e o bem comum do Reyno, folgara de «ajudar conforme a sua antigua lealdade, e ao que deue a esti-«mação que faço della; e entendo que, por não haner outro re-«medio, he forçado usarse deste: tenho resoluto que ella uenda «logo sobre suas rendas, por o mayor preço que puder, a quan-«tia que bastar para se entregarem na arca cinquoenta mil cru-«zados, madando eu dar hum padrão de juro de hum conto de rs «em satisfação delles; e que, não uendendo a cidade o juro a «vinte, se satisfaça, do que nisso perder, pollo que estaa denendo «a imposição do real de agoa; e para tudo o referido se fação «logo os despachos necessarios a nossa satisfação, e me nenhão a assinar nesta conformidade. E do que mais em particular uos «appontarão os gouernadores, vos encomendo, encarreguo muito «e mando que procedais com a breuidade que requere o estado «do tempo, estando certos que uollo hey de aggradecer muito, e «folgar de fazer merce e fauor a essa cidade, e aos ministros que «nella me seruem, em tudo o que ouuer lugar.»

Recebida esta carta e ouvidas as instrucções, com que em particular a acompanharam os governadores do reino, a camara foi solicita em satisfazer ao que d'ella se exigia, como se vê do seguinte

# Assento de vereação de 31 de janeiro de 1624 <sup>1</sup>

«Aos trimta e hũ dias do mes de janro de 624 se asentou em «camara, plos abaixo asinados, por que esta meza tiuera hũa carta «de S. mgde, a quall lhe derã hos gouernadores deste Reyno, chamãodo a camara pa iso, a quall carta se leo em meza, e nela «mãoda S. mgde que a camara vemda hũ comto de reis de juro «sobre suas remdas, pa o que diz a mesma carta, q tratase aver «de ser pa os cabedais, que amde ir nas naos pa a Imdya, este

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 190.

«presente ano; e por este comto de reis vemdido em juro, mão«daua S. mgde que se dese outro comto de juro de sua fazda, pa «a camara ho ter como proprio, asemtado e fo os despachos ne«seçarios a comtemtamto da dyta camara, e co as mais palavras «que na dyta carta se comtem; e tratamdose tudo em camara, se «asemtou nela: — q se seruise a S. mgde na forma que mãodaua, «e se vemdese ho dyto comto de reis de juro sobre suas remdas, «pa o dyto ifto, aseytamdo outro comto de reis de juro da fazda «de S. mgde, e q de tudo se tratase loguo. De que mãodarão fa«zer este asemto, q asynarão neste dia, mez e ano asima dyto.»

## Alvará regio de 16 de fevereiro de 1624 1

Eu ElRey faço saber aos que este aluara virem, que, por mi-«nha fazenda estar muy exhausta, e ser necessaria quantidade de dinheiro para o appresto da armada, que este año, com o fauor «de Deos, mando enuiar a India, e buscarense para isso os meos «mais promptos e efficazes, e hauer poucas pessoas que quises-«sem comprar o juro, que de minha fazenda mando uender, es-«creui aos presidente, vreadores e officiaes da camara da cidade «de Lisboa, em 20 de janeiro deste año, significandolhe esta ne-«cessidade, e quanto folgaria de que nella, por ser em occasião «de tanto meu seruiço e bem publico do Reyno de Portugal, me «ajudassem, conforme a antigua lealdade da ditta cidade e esti-«mação que della faço, com cinquoenta mil cruzados, os quais lhe «mandaria pagar em juro de minha fazenda; e elles, por me ser-«uir, forão disso contentes, concedendolhes licença para poderem quender sobre as rendas da mesma cidade tanto juro, a retro, «em que se faça a ditta quantia; e por assy o hauer por muito «meu seruiço, hey por bem e me praz que os dittos presidente, «vreadores e officiaes da ditta camara possão uender e uendão, «sobre as rendas della, a hua ou muitas pessoas, de qualquer «qualidade, posto que sejão ministros meus ou da mesma cama-«ra, na forma e maneira que lhes pareçer, tanta quantidade de cjuro, a retro aberto, de que se tirem os dittos cinquoenta mil

<sup>1</sup> Liv. 1 de Juros, fs. 46.

«cruzados, do qual juro passarão a pessoa ou pessoas, a que o «uenderem, seus padrões, com todas as clausulas e firmezas ne-«çessarias para sua ualidação. E o dinheiro que proçeder da ditta «venda hirão entregando, assy como o juro se for uendendo, ao «meu thesoureiro mor, sobre o qual se carregara em receita pollo-«escriuão de seu cargo, e se lhe passara della conhecimento ou «conhecimentos em forma, e se hirão uencendo os reddittos con-«forme aos tempos em que se fizerem as entregas. E mando aos «veedores de minha fazeda que, tanto que assy estiuerem entre-«gues ao ditto thesoureiro mor os dittos cinquoenta mil cruza-«dos, fação passar padrão de hum conto de r\u00e3 de juro, que nel-«les se monta, a preço de vinte mil r5 o milhar, a condição de «retro, para o hauerem de minha fazenda os dittos presidente, «vreadores e officiaes da camara da ditta cidade, que hora são e «pollo tempo forem, e se entregar cada año ao thesoureiro das rendas della assentados, a saber: quatrocentos mil rs na casa das carnes da mesma cidade; trezentos mil rs na casa da im-«posição noua dos vinhos, e os trezentos mil rs que restão nas \*tres casas da ditta cidade, como me enuiarão pedir, com decla-«cão que na paga do ditto juro serão preferidos aos pagamentos «dos mais juros e tenças, que se assentarem nas dittas casas desopois deste. E hey outrosy por bem que, com a ditta anterioridade, «possão os dittos presidente, vreadores e officiaes da ditta camara «uender e vendão o ditto conto de rs de juro, na forma em que, como atras se declara, hão de vender o da ditta camara, para o «desempenho delle, sem para isso se me pedir licenca, porque opor este lhe concedo toda a necessaria. E todo o sobreditto hey assy por bem de minha certa sciencia e poder real, sem embargo «de quais quer leys, pronisoes, regimentos e ordes em contrario, que todas e cada hua dellas por esta vez e para este effeito de-•rogo e hey por derogadas, sem embargo da ordenação do liuro •2.º, tittulo 44; e que este valha como carta feita em meu nome «e não passe polla chançelaria, sem embargo das ordenações do «ditto liuro 2.°, tittulos 39 e 40, que dispoem o contrario. Anto-«nio Perevra o fez em Sto Esteuão do Porto, aos dezaseis dias do emes de feuerevro de mil seiscentos vinte e quatro años. E eu, «Francisco de Lucena, o fiz escreuer. Rey — Duque de Villa Her-«mosa, Conde de Ficalho.»

Verba que se acha n'este diploma, um pouco abaixo da assignatura do rei:

«Por uertude deste aluara se passarão tres padrois de hum «conto de reis de juro ao prezidente, vereadores da camara desta «cidade de Lx.ª, asentados hum na casa das carnes, de quatro «centos mil rs, feito a onze de julho de 624; e outro, de trezen-«tos mil rs, assentado na casa da imposição noua dos uinhos, feito «ao primeiro de junho da dita hera, e outro assentado no paço «da madeira, doutros trezentos mil rs, feito ao primeiro de julho «do dito anno, de que pus aqui esta uerba. Em Lx.³, a doze de «julho de 624. — Sebastião Perestrelo.»

# Carta regia de 17 de fevereiro de 1624 1

Presidente amigo, etc. — Vi a uossa carta, em reposta da que vos mandey escreuer, sobre o dinheiro com que essa cidade hade ajudar para os cabedais das naos da India, vendendo sobre suas rendas a quantidade de juro necessario para o ajuntar, dandose-the hum padrão de outra tanta sobre minha fazenda. E aggrade-couos muito a promptidão com que vos dispusestes a me fazer este seruiço, que he muy conforme ao que sempre esperey dessa cidade, e ao amor e antigua lealdade com que em todas as oc-casioes tem accudido ao seruiço dos senhores Reys, meus pre-decessores, e meu, de que podeis estar certos que hey de ter sempre a deuida lembrança. Aos gouernadores mando enuiar os despachos para a uenda do juro, e, segundo o que elles uos aduirtirem, vos encomendo que tratteis da execução, com a bre-nidade que pede o estado das cousas.»

# Capitulo da carta regia de 25 d'abril de 1624 <sup>2</sup>

«Vy a consulta do desembargo do paço, que emuiastes co carta «de 24 de feuro passado, sobre o despacho dos aggrauos q se in-

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 47.

<sup>2</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 51.

«terpoem da camara dessa cidade, e hey por bem de declarar que, «daqueles casos em que a camara não tem jurisdição sem appel«lação nem aggrauo, poderão as partes dar petição de aggrauo «no desembargo do paço, para se uerem e consultarem a esse «gouerno, por donde se ordenará q se proceda, como paresser justiça; porem nos casos em que a camara tem jurisdição sem appellação nem aggrauo se não fará nouidade, e somente hauera «della recursso amy 1. E por quanto comuem tirar a comfusão que ha acerca da jurisdição da camara, ordenareis que co dons «desembargadores do paço, se ajuntem dous vreadores e o desembargador Gabriel Pereira 2, e uendo todas as prouisoes tocan-

Mas o que levaria os desembargadores do paço, homens collocados na alta magistratura, a preoccuparem-se tanto a miudo de cousas pequenissimas? E então com que fim? Para atirarem com os processos para dentro de caixotes, onde ficavam jazendo perpetuamente sem resolução!

Com o intuito de corrigir quaesquer excessos de autoridade dos vereadores do senado da camara, não parece muito natural, porque seria admittir para correctivo d'um abuso outro abuso ainda maior, o que não é producente: bem pelo contrario não se provava que o procedimento do senado fôsso menos correcto.

Em todos os seus aggravos, em todas as suas consultas, desassombradamente dizia da sua justiça e pugnava pelos seus fóros, firmando-se na lettra clara e expressa da lei. Os desembargadores do paço, esses lançavam mão de rabulices improprias de taes magistrados, deixando bem transparecer a má vontade e o desejo de desacatar os desembargadores do senado, ferindo-os na sua autoridade.

Faziam-n'o por emulação ou por outro motivo tanto ou mais condemnavel? Quem o poderá hoje dizer? Mas offerece bastante interesse seguir esta questão, que já é antiga, e com persistencia a vêmos renovada em successivos documentos, porque, além d'outros subsidios importantes para a historia, mostra-nos como desde muito tempo o governo da cidade se foi tornando mais dependente do valimento dos homens, elementos da sua composição, do que do prestigio que deveria dimanar do seu proprio organismo.

<sup>2</sup> Gabriel Pereira de Castro, poeta e jurisconsulto distincto, foi juiz no ce lebre processo do supposto autôr do desacato da egreia de Santa Engracia,

<sup>1</sup> O desembargo do paço continuou imprudentemente resistindo a todas as ordens, e illudindo todas as leis para usurpar a seu bel prazer a jurisdicção do senado da camara. O governo, ao que se nos afigura, tambem o ajudava em tão indecorosa missão, tornando-se cumplice com aquelle tribunal, que assim armado de força não se detinha no caminho do excesso e do arbitrio.

tes a jurisdição da camara, que estão comfirmadas em uzo, lançem hum regimento dellas, e uolo dem para mo emuiardes, e,
aprouandoo eu, se tirar em limpo e por em termos que uenha
a notiçia de todos.>

# Carta regia de 25 d'abril de 1624 1

«Presidente amigo, etc. — Tenho entendido que o hospital de «Todos os Santos dessa cidade, se acha em tanto aperto e falta de dinheiro para o gasto e cura dos enfermos, que sera forcoso ha-«uerse de cerrarse com breuidade, se lhe não applicar remedio; «e porque, se assy se fizesse, demais dos outros inconuenientes q «se deixão uer, poderia ser de muito dano a saude dessa cidade «e de todo o Reyno, a que conuem atalhar com effeito e toda a «breuidade, e minha fazenda se acha tão impossibilitada e carreagada de obrigações, que não he possiuel accudirse della a neces-«sidade tão urgente, me pareçeo encomendaruos muito e mandar-«uos que, logo que receberdes esta carta, façais dar por conta do • real de agoa ao prouedor e irmãos da mesa da miziricordia dessa «cidade, a cujo cargo esta a administração do hospital, dous mil «cruzados para as despezas delle, sem dilação, escusa nem conatradição algua; e que, posto que não haja dinheiro cahido e «prompto, se busque emprestado ou por outro modo, para que effectivamente se dem os dous mil cruzados sem detenca, e se «possão remediar os enfermos; e tambem vos hey por muy en-«carregado que ordeneis se paguem logo os mil e quinhentos cru-«zados, que do mesmo rendimento do real de agoa mandey se «dessem no año passado ao hospital, que sou informado se não «pagarão até agora, com se deuera ter feito, assy por eu o hauer «ordenado, como por ser em tão grande beneficio da saude e bem «comum desse Reyno e particularmente dessa cidade.»

Não podia a camara submetter-se de bom grado á semrazão com que assim se dispunha do dinheiro do povo, applicando-o a

Simão Pires Solis, christão novo, de quem, segundo consta tradiccionalmente, era rival. A sentença parece confirmar a tradicção.

<sup>1</sup> Liv.º 1 do Provimento d'agua, fs. 190.

cousas differentes d'aquellas para que elle o pagava, e replicou com a seguinte

## Consulta de 4 de maio de 16241

«Viu-se em camara a carta de V. Mag.de, de 25 d'abril, em «que V. Mag.de, por ter entendido que se acha o hospital de Todos os Santos em tanto aperto e falta de dinheiro para o gasto e cura dos enfermos, que será forçoso haver-se de cerrar, se com brevidade se lhe não applicar remedio, nos manda que logo façamos dar, por conta do real d'agua, dois mil cruzados ao provedor e irmãos da mesa da misericordia d'esta cidade, a cujo cargo está a administração do dito hospital, para as despezas d'elle; e juntamente nos manda V. Mag.de que se paguem logo os mil e quinhentos cruzados, que, do mesmo rendimento do real d'agua, V. Mag.de mandou que se dessem o anno passado ao mesmo hospital.

«E porque, quando recebemos a ordem de V. Mag. de para se «darem mil e quinhentos cruzados, rescrevemos a V. Mag.de, por «carta do 1.º de julho passado, cuja copia enviamos com esta, «representando a V. Mag. de as impossibilidades e razões que con-«corriam para não podermos acudir com estes 6005000 réis, como «V. Mag.de nos mandava, a que V. Mag.de não foi servido mandar-•nos responder até agora, por cujo respeito tinhamos entendido « que V. Mag. de, por nos fazer mercè, se havia conformado com as ditas razões e impossibilidades, as quaes ainda duram e são maio-«res por haverem crescido as necessidades e encargos publicos. •a que este dinheiro está applicado, nos é agora forcado tornal-as •de novo a representar a V. Mag. de, com toda a submissão de • bons e leaes vassallos, pedindo a V. Mag. de nos faca mercê, por «sua grandeza, de as mandar vêr e pôr em consideração, enten-«dendo que são verdadeiras e mui dignas de que, conforme ao «estado em que de presente se acham as cousas d'esta cidade, enos faca V. Mag. de mercê mandar deferir, havendo por seu ser-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe m, fs. 57 v.

«viço que se não de este dinheiro, como esperamos da christan-«dade e catholico zelo de V. Mag.de»

Em resposta a esta consulta baixou a seguinte

# Carta regia de 22 de maio de 1624 1

«Presidente amigo, etc. — Vi a uossa carta de 4 de abril pas«sado sobre os dous mil cruzados, que eu mandey que essa ci«dade desse, por conta do rendimento do real de agoa, para a
«cura dos pobres do hospital de Todos os Sanctos; e posto que
«o que reprezentais dos grandes gastos que essa cidade tem fei«to, e das obrigações precisas a que ha de accudir por sy, he tão
«grande o aperto em que o hospital se acha, e sera tanto mayor
«o gasto se por faltar remedio ao hospital se seguir dano a saude
«da cidade, que com esta consideração me pareçeo encomendar«uos muito de nouo que uos esforçeis a dar por este ano os dous
«mil cruzados ², estando certos que p.² o diante se procurara es-

<sup>1</sup> Liv.º 1 do Provimento d'agua, fs. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Segundo esta carta a camara entendeu, e muito bem, que só tinha a pagar 800≴000 réis (2:000 cruzados), e assim fez; mas a administração do hospital de Todos os Santos acudiu logo com o seguinte requerimento:

<sup>«</sup>Dizem o prouedor e officiaes do hospital de Todos os Santos desta cidade «de Lx\*, q V. Mag.de mandou a camara della q desse, p.\* ajuda e sustenta-.«ção e cura dos pobres do ditto hospital, tres mil e quinhentos ttos, a sa-.ber: o anno passado de 623 seis centos mil rs, e este prezente dous mil «ttos, dos quais so tem dado oitocentos mil rs, os quais recebeo o tizr pas-.«sado, com os quais não pode ainda acabar de pagar mas dividas, q oje «se estao devendo; P. a V. Mag.de mande q o tizro do real dagoa dé e pa-.«gue com effeito os seiscentos mil rs, q se estão devendo. E. R. M.» — Liv.º 1 do Provimento d'agua, fs. 194.

Despacho dos governadores do reino:

<sup>«</sup>O presidente da camara ordene, por sro de S. M.de, q co efeito se entre«guë estes seiscentos mil rs, de que S. Magde tem feito esmola ao ospital de
«Todos os Santos, para remedio das necesidades daquella casa, ao thro dela;
«e faça isto de manra que esta obra de tanto sro de ds se execute se dila«ção, porque asi o pede o miserauel estado e que se acha o ospital, q conue
«mto q se acuda pa sroo de ds e de S. M.de — Em Lx.a, a 10 de julho de 624.
«— Dom Diogo da Silua — D. Diogo de Castro.»

«cusar semelhante despeza, e que sempre mandarey ter com essa «cidade e com suas cousas a conta que mereçe.»

Esta petição e despacho vieram logo remettidos ao presidente da camara com a seguinte

### Carta do secretario de estado de 10 de julho de 1634

«Dizem os Sres Govres que, por sro de dã e de S Mde, ordene V S q̃ cõ «efeito se dé ao thro do ospital os seiscētos mil rã, de que S Mde lhe tê mã-dado fazer esmola, procedido do real da agoa, de que se trata em hūa «petição do prouedor e irmaõs da mĩa, q̃ será cõ este, e cõ hū despacho que «uai nella; e que faça V S esta obra ãtes que deixe a ocupação da camara, «porque hauendoa V S feita, para o Alge dará dã a V S, por meio della, «mui bõs suceços naquele gouerno, q̃ são os efeitos q̃ noso snor fas pellos «desta calidade, e que suas srias estymarão particullarmte os estremos que «V S fiser, para q̃, sẽ dilação, se faça o que se pretende.» — Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 53.

O presidente da camara recebeu em sua casa esta carta e o papel que a acompanhava, mas, como estivesse doente, remetteu o negocio á mesa do senado, dizendo-lhe o seguinte:

"aOs Sres Gouernadores me mandarão ontem a noite pelo tezoureiro do hospital, dom Jorje Dalmeida, o escrito e pitição, q com este sera, do prouedor e irmãos da mia; e porque esta noite me carregou o corrimto da outra parte, de modo q fiquo doudo de dores, me impede poder ir ao senado,
nem sei quando me dara lugar a podelo fazer, me pareseo enuiala a V. S.,
q se sirua de mandar responder a isto, como lhe pareçer. Também vai a ultima carta q Sua Mag.de escreueo a camra sobre este particular; pelo teor
dela paresse q nos desobriga Sua Mag.de dos seis sentos mil reis, q agora
nos pede. A breuidade da reposta se me pede, esta pesso eu a V. S., a que
nosso Sor gde. De caza, 11 de julho de 624. — O Presidente.» — Dito liv.,
fs. 54.

A margem d'esta carta está a resposta da mesa da vereação. É a seguinte:

«Viosse em mesa o scripto de V. S.ª, e assí a carta d'ElRei, e os mais

«papeis, e assí se mandou ler a consulta q a cidade fez a S. Mag.de sobre

«este dinheiro, cuja copia inuiamos a V. S.ª, pera que, considerando tudo,

«quando V. S.ª uenha a esta mesa, q querera Deos seja breuemente, com

«sua presensa e ajuda se podera responder aos S.res Gouernadores. Deos g.de

«a V. S.ª Em mesa, 11 de julho 624.»

# Consulta da camara a el-rei em 8 de junho de 1624 ¹

«A camara que tem á sua conta a procissão do Corpo de Deus, a 
qual V. Mag. de em suas ordenações manda que se faça com toda 
«a veneração e respeito; e por vêr que assim alguns dos que 
«n'ella iam, como outros dos circumstantes, se descuidavam com 
«os chapeus na cabeça, fez assento a, com pena de 25000 réis, 
«e que se apregoasse á vespora do dia do Corpo de Deus, de 
«cada anno; e para que isto tenha maior observancia, assim n'esta 
«cidade como em todo o reino, pareceu lembrar a V. Mag. de seja 
«servido mandar passar sobre isso provisão sua particular, com 
«as mais penas que parecer.»

# Consulta da camara a el-rei; (julho de 1624);

«V. Mag. de ordenou que se fizesse uma junta, em que entram «os doutores Alvaro Lopes Moniz e Luiz de Araujo de Barros, «desembargadores do paço, e os doutores André Valente e Luiz «Vieira, vereadores da camara, e o dr. Gabriel Pereira de Cas«tro, corregedor da côrte do crime, para se verem n'ella as pro«visões e papeis tocantes à jurisdicção da camara, para se dar «conta a V. Mag. de e se ordenar novo regimento, para com isso «cessarem as duvidas que cada dia succedem sobre materia de «jurisdicção; e V. Mag. de ordenou à camara que mandasse as diatas provisões e papeis para se verem na junta, sobre o que o «vereador André Valente 5 foi dar conta no governo, e apontar

<sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe 111, fs. 58.

<sup>2</sup> Vid. «Elementos», tomo 1, pag. 419, not.

<sup>3</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe и, fs. 59 v.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A consulta deve ser de julho de 1624, porque está registrada entre os documentos d'essa data.

<sup>5</sup> O desembargador André Valente serviu o cargo de vereador da cidade

s inconvenientes que havia para se tirarem tantos livros do cartorio da camara, onde as ditas provisões estão divididas, de dif-

de Lisboa desde 11 de abril de 1620 sté 1 de julho de 1628, em que foi aposentado por suas «indisposições e edade.»

Ainda hoje existe uma travessa denominada de André Valente, primeira & esquerda da rua Formosa, indo do largo do Calhariz.

Para explicar o que deu origem a esta denominação, vamos transcrever do liv.º xiv de Escripturas d'aforamentos, fs. 65, o requerimento que o dr. André Valente, do desembargo d'el rei, dirigiu á camara, para aforar o chão d'uma travessa junto á ermida da Ascensão de Christo, sita na calçada do Combro:

«Diz Andre Vallente, c° do crime desta cidade de lixª, q̃ junto a irmida «dascenção, sitta na calçada do congro, de q̃ elle sopricante he padroeiro, «estaa hua trauesa, q̃ esta feyta mouturo, e não serue mais q̃ de lançar cella immundicias; e se allgua seruentia haa pª a dita trauesa, a principal he das casas delle sopricante, e a elle só pode fazer prejuizo taparse, como «se pode uer por vista de olhos; e he mui indecente estar o dito moturo peguado a dita igreja: — pede a vosa senhoria e merces q̃, constando do q̃ ediz nesta petição pr vista de olhos, e pª mais informação q̃ pareçer, lhe dem «lca pª a poder tapar, ou lha afforē. — E reçebera merçe.»

A camara achou justa a petição, e, precedendo as formalidades do estylo, por despacho de 16 de maio de 1609, aforou «ao sopricante a trauesa q e «sua petição pede, com obrigação de paguar de foro, e cada huu año, treze-«tos re», do que se lavrou o referido contrato, «e fatiota pa sempre», aos 8 dias do mez de novembro de 1610.

A dita travessa foi assim medida e confrontada: — «Da bamda do norte» parte co trauesa, seruitia da quintă de ambrozio brandão, e da dita banda, «ao longuo della tem seis varas e tres pallmos; e da banda do leuante parte «co quintall das casas do dito andre vallente e co a irmida dasenção, e da «dita banda ao longuo delle tem de comprido trinta varas e dous pallmos; «e da banda do sul parte com rua drua e calçada do congro, e da dita banda «ao longuo della tem de larguo sete varas e tres palmos e tres quartas do «palmo; e da banda do poente parte com a quintãa de ambrozio brandão, e «da dita banda ao longuo della tê de comprido vinte e seis varas e quo «pallmos e meio: e esta medição se fez pello vão e grosidão das paredes... «e pr vara de medir de cinco pallmos.»

A ermida da Ascensão, que ainda existe no mesmo local, tinha sido fundada por Antonio Simões de Pina, fidalgo da casa real, e passou, por morte do instituidor, a D. Catharina de Pina, sua filha, casada com o dr. André Valente; e assim se dá a razão d'este padroado.

A primitiva séde da parochia de Nossa Senhora das Mercês foi n'esta ermida.

No terceiro andar do predio, que actualmente tem o n.º 4, na travessa de-

•ferentes reis que as concederam em differentes tempos, nem me-«nos copiarem-se todas, por serem muitas, assim antigas como «modernas, e que por este e outros inconvenientes e não parar a «junta que se ora ha de fazer, e se poderem melhor vêr e enetender e concordar as ditas provisões para se conseguir o effeito • que V. Mag. de pretende, sem dilação larga de tempo e custo e «despeza, fôsse V. Mag.do servido que a dita junta se fizesse na «casa onde está o cartorio da camara, que é no alto sobre a ca-«pella-mór de Santo Antonio, muito grande e nobre, onde o «mesmo cartorio está ordenado curiosamente, e se poderem vêr eos livros e provisões, todas originaes, com mais noticia e facili-«dade, aonde assistirão as pessoas que têem cuidado de lêr e sa-◆bem onde vão as ditas provisões e papeis, e não haverá traba-«lho nem despeza, nem se encontrará a provisão de V. Mag. de expressa, por que manda que os ditos livros e provisões originaes «se não tirem do dito cartorio por nenhum caso 1; e não é novo evirem à camara titulos e ministros e desembargadores do paço, «muitas vezes, em ordem de negocio, quanto mais uma junta que «se faz em casa secreta e differente, e em tardes que não ha ca-«mara, e com isto se escusa o buscar-se casa para isso.»

# Carta regia de 9 d'agosto de 1624 2

Presidente amigo, etc. — Desejando eu accudir, com toda a
breuidade, ao remedio do dano que os enemigos tem feito no
Brasil, com forças bastantes a cobrar a cidade do Saluador da
Bahia de Todos os Sanctos, que occuparão 3, e os lançar de todo

André Valente, falleceu, em 21 de dezembro de 1805, o celebrado poeta portuguez. Manuel Maria de Barbosa du Bocage.

<sup>1</sup> Se em todas as epochas este preceito houvesse sido rigorosamente observado, não lastimariamos hoje a perda de tantos documentos importantissisimos. Oxalá que os vindouros não tenham motivo de fazer-nos a mesma arguição.

<sup>2</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 56.

<sup>3</sup> A noticia da tomada da cidade de S. Salvador da Bahia de Todos os Santos, pelos hollandezes, surprehendeu Lisboa no dia 25 de julho de 1624, e logo os governadores do reino expediram, com muita pressa, um correio extraordinario para a côrte de Madrid, transmittindo-lhe a ruim nova.

«daquelle estado, atalhando os mayores danos, que, em tanto pre-«juizo de meus Reynos e vassallos, causarião se nelle se arrei-

Parece, todavia, que não se limitaram a esperar ordens, e que sem demora trataram de aviar algum soccorro, aprestando duas caravellas, sem duvida destinadas a levar despachos e instrucções áquellas paragens; e para este soccorro serviram-se ainda da cidade de Lisboa, pedindo-lhe seis mil cruzados, que ella com diligencia e trabalho conseguiu apurar, «posto que se en«tregaram com effeito, e com elles se armaram as ditas caravellas.»

O conhecimento do audacioso feito dos hollandezes no Brazil, causou profundo pezar no quebrantado animo dos portuguezes. E, diga-se a verdade toda, se entre nós foi menor o assombro do que a magua do amor patrio offendido, e o desgosto motivado pela perda de interesses vitaes, adquiridos á custa de tantos trabalhos e de tantos sacrificios, em Castella o espanto egualou a arrogancia do orgulho, assim déspertado de sobresalto, e os dois paízes concorreram na mesma vontade e resolução de lavar a nodoa, que poderia ter sido escusada.

Se o systema geral de administração na metropole era detestavel, o da administração colonial chegava a ser horroroso. E o governo de Castella tinhabem de que penitenciar-se por esta e outras affrontas, que lhe infligia a cubiça d'um estado menos poderoso, mas atrevido.

A quasi indifferença e inacção dos poderes publicos perante as queixas que todos os dias se levantavam, occasionadas por a perda de valiosas mercadorias e de navios do commercio, aprisionados pelos corsarios hollandezes; a precaria situação em que se encontravam as nossas possessões d'além mar, cujas fortalezas eram, em regra, entregues ao governo despotico de capitães dissolutos, e a administração a magistrados venaes; capitães que extorquiam a fazenda real — vid. alv. reg. de 31 de dezembro de 1624 na Coll. de leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva —, magistrados que vendiam a justiça; a notavel decadencia da nossa marinha, e ainda outras causas muito variadas e complexas, tinham incutido no inimigo a ousadia de disputar o dominio das nossas colonias, principalmente do Brazil.

Não o ignorava D. Filippe e o conde d'Olivares, que muito bem sabiam estar-se armando em Amsterdam uma esquadra e preparando uma expedição para a conquista da terra de Santa Cruz.

Havia um anno, pouco mais ou menos, que, no intuito de frustrar qualquer invasão, posto que ainda se não soubesse ao certo d'onde partiria o golpe, o governo central mandara reparar e ampliar as fortificações das cidades de Pernambuco e da Bahia. Esta providencia, aliás muito acertada, exigia outras de não menor vulto, que fôram inteiramente postas de parte, consentindo-se que os piratas continuassem a infestar os mares, com especialidade o da America. Outras medidas se adoptaram, algumas contradictorias, outras contraproducentes e as restantes quasi na sua totalidade inefficazes.

«gasse, tenho resoluto que se juntem as armadas das coroas de «Castella e Portugal, e com toda a brenidade passem ao Brasil

Em tão boas disposições descansaram D. Filippe e o seu valído, indifferentes aos avisos que lhe chegavam da proxima expedição dos hollandezes, até que, consummado o facto, acordaram bruscamente aos brados de indiguação que partiam d'este canto da peninsula.

Compenetraram-se de que á temeridade do inimigo rebelde se devia impôr um correctivo, que o detivesse em suas tentativas arrojadas; atinaram em que os costumes licenciosos da epoçha, attrahindo semelhantes castigos, careciam de emenda; finalmente, não esqueceram que alguma culpa teria havido por parte do governador da Bahia e de seus subordinados, que por incuria, desleixo ou fraqueza houvessem concorrido para aquelle desar.

Querendo então acudir com toda a brevidade a reparar o damno que os inimigos tinham feito no Brazil; atacal-os com forças bastantes para cobrar a cidade de S. Salvador da Bahia de Todos os Santos, e expulsal-os de todo d'aquelle estado, resolveu el-rei que, sem perda de tempo, se ajuntassem as armadas de Castella e de Portugal, e immediatamente passassem ao Brazil a effectuar a empreza.

Não se deteve o governo de Portugal um instante no apresto da nossa armada, correspondendo, ou antes excedendo no zelo e na actividade o governo de Castella. E por tal modo se houve que, incitado e auxiliado pelo patriotismo de todos, sem excepção de classes, e principalmente pela cidade de Lisboa, conseguiu que estivesse prompta a expedição, e disposta a frota primeiro que a de Hespanha.

Ordenou el-rei que n'esta esquadra embarcasse o licenciado Antonio Rodrigues de Figueiredo, ouvidor geral da armada de Portugal, para inquirir com muita especulação do procedimento do governador Diogo de Mendonça Furtado, dos capitães e officiaes da milicia, e de todas as mais pessoas que se achavam na cidade de S. Salvador, na occasião em que a tomaram os rebeldes da Hollanda—dita coll., cartas regias de 10 de setembro e 10 de novembro de 1624—; que se lhe dessem 200 cruzados para despezas de viagem; e, se n'esta incumbencia se houvesse com satisfação, seria provído de um logar de desembargador extravagante da Casa do Porto, caso fallecesse na jornada, haveria sua mulher a tença que era costume dar ás viuvas dos desembargadores.

Uma cousa, porém, n'esta conjuntura, preoccupava seriamente o espirito fraco do rei catholico: — os costumes disselutos da epocha.

Ora uma sociedade ociosa, vivendo n'um meio vicioso, que outros costumes poderia ter?

O peccado de sodomia, segundo chegara ao conhecimento do monarcha, laurava n'este reino com grande soltura; e um delicto tão pernicioso, que ía tomando o caracter funesto d'uma verdadeira contagião, devia-se ter como certo que era uma das maiores causas dos castigos que se padeciam. Para

«effectuar esta empreza, como mais particularmente o entendereis «dos meus gouernadores desses Reynos. E porque hauendo de

mal tão grave queria que houvesse castigo effectivo e exemplar; e assim o recommendou ao bispo inquisidor geral — dita coll., cartas regias de 29 d'agosto e 10 d'outubro de 1624 — ; e porque a lei incorporada nas ordenações, sobre a pena para o crime de molicies, não especificava a que haviam de ter os nobres; cumprindo atalhar o vicio e facultar os meios de o reprimir, castigando com rigor, encarregou o desembargo do paço de consultar sobre este assumpto. — Dita coll., carta regia de 23 de novembro de 1624.

Parece, portanto, que eram estes os maiores e os mais frequentes peccados; mas outros se praticavam, todavia, e de grande consideração. Entendeu o catholico monarcha que não devia sobrecarregar a sua consciencia com os peccados e faltas alheias, e expediu, em 20 de setembro de 1624, a seguinte carta:

«Tendo consideração ao muito que Deus Nosso Senhor se offeade de que chaja descuido no castigo dos peccados publicos e escandalosos, e quão necessario é tratarem mui de proposito de o aplacar, e ter mão no rigor de sua divina justiça, para que levante o castigo, e disponha para maior serviço seu, bem comum da igreja catholica e de meus reinos e vassallos, o fim de meus intentos, e particularmente esta empreza do soccorro do Brazil, me pareceu encommendar-vos muito, que, com toda a applicação e cuidado, vos informeis dos peccados publicos escandalosos que houver n'esse creino, e os façaes castigar com egualdade e demonstração; e que se apurem os de que ha indicios publicos; e averiguando-se, se proceda com os culpados na mesma conformidade; advertindo que, com vol-o ordenar assim, descarrego a obrigação de minha consciencia, e espero que cumprireis com a vossa, de maneira que se dê inteira satisfação á justiça com exem-plo e emenda.» — Dita coll.

Mas para não se perder todo o effeito político — e tambem moral — d'esta carta, por alvará de 7 d'outubro do mesmo anno concedeu perdão aos culpados de certos crimes, se assentassem praça perante o conde de Cantanhede, D. Pedro de Menezes, que em Coimbra alistava tropas para a armada destinada a ir expulsar da Bahia os hollandezes. — Dita coll.

Todavia, assim como não falharam os recursos pecuniarios, com que muitas entidades voluntariamente concorreram, tambem não faltava gente que se offerecesse para ir n'esta jornada, especialmente de casas illustres, como a camara de Lisboa o fazia sentir a el-rei, expondo-lhe os inconvenientes que poderiam advir, ficando assim a capital e o reino quasi ao desamparo e sem defeza.

Finalmente, a 22 de novembro do mesmo anno — dita coll., carta regia de 3 de desembro de 1624 — saíu a nossa armada das aguas do Tejo, e foi esperar os navios hespanhoes em Cabo Verde, d'onde vieram a partir as duas esquadras reunidas em fevereiro do anno seguinte. Em boa hora fôram, que

«ser a despeza tão grande, se acha minha fazenda com as diffi-«culdades, de que tendes noticia, e por cujo respeito uos mo-«uestes a emprestar aos gouernadores os seis mil cruzados para 40 primeiro soccorro, que agora se enuia ao Brasil, de que elles «me auisarão, de mais de uos aggradecer m<sup>to</sup> o que fizestes, que «he muy conforme ao amor, promptidão e muita lealdade, com «que essa cidade e os moradores della sempre se empregarão «no seruiço dos seuhores Reys, meus predeçessores, e meu, me «pareçeo dizeruos que, por ser a necessidade tal e tão apertada, «espero que uos disponhaes a ajudar com tudo o mais que se of-«fereçer, e os gouernadores uos appontarem, de modo que se não «falte a occasião prezente, em q tão interessados estão todos meus «Reynos, e tan particularmente essa cidade; e deueis estar cer-«tos que, em geral a cidade, e em particular aos ministros e offi-«ciaes della, o hey de aggradecer muito, e ter de tudo memoria, «para folgar de uos fazer merce no que se offerecer e ouuer lu-«gar.»

# Alvará regio de 9 d'agosto de 1624 i

«Eu ElRey faço saber aos que este aluara virem, que por mi«nha fazenda estar muy exhausta, e ser neçessaria grande quan«tidade de dinheyro para as despezas da jornada do soccorro do
«Brasil, e recuperação da cidade do Saluador da Bahia de Todos
«os Sanctos, cabeça daquelle estado, de q mando trattar, e bus«caremse para isso os meos maes promptos e efficazes; e por se
«entender que hauerá poucos que queirão comprar o juro que
«mandey vender de minha fazenda, tendo por çerto do presiden«te, vreadores e officiaes da camara da cidade de Lisboa que nesta
«occasião, tão importante a meu seruiço e ao bem publico de meus
«Reinos e vassallos, folgarão de me ajudar, conforme a antigua
«lealdade da ditta cidade, e a estimação que della faço; e por

com honra e sem maiores perdas pessoaes triumpharam do inimigo, fazendo-o evacuar a cidade occupada, e recuperando em parte as despezas da expedição. Assim readquirimos, no dia 1 de maio de 1625, a posse da cidade da Bahia, que os hollandezes nos tinham tomado em 1624.

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 49.

«não se offerecer de presente outro meo maes appressado e effe-«ctiuo: hey por bem e me praz que os dittos presidente, vreado-«res e officiaes da ditta camara possão vender, e vendão, sobre «as rendas della, a hua ou muitas pessoas, de qualquer qualida-«de, e posto q̃ sejão ministros meus ou da mesma camara, na «forma e maneira q lhes parecer, tanta quantidade de juro, a re-«tro aberto, em preco de dezaseis athe dezanoue o milhar, de «que se possa tirar o dinheiro que os meus gouernadores dos «Reinos e Senhorios de Portugal sinalarem; do qual juro os dit-«tos presidente, vreadores e officiaes da ditta camara passarão as epessoas, a que o venderem, seus padroes, co todas as clausu-«las e firmezas necessarias para sua validação; e o dinheiro que sproceder da ditta venda hirão entregando, assy como o juro se «for vendendo, ao meu thezoureyro mór, sobre o qual se carre-«gará em receita, pio escriuão de seu cargo, e se lhe passarão «delle conhecimento ou conhecim<sup>tos</sup> em forma, e se hirão ven-«cendo os reditos conforme aos tempos em que fizerem as entre-«gas. E mando aos veedores de minha fazenda que tanto que assy «estiuer entregue ao ditto thez." mor a quantidade de dinheiro, «que os gouernadores ouuerem declarado, fação passar padrão da equantidade de juro que nelle se montar a respeito do preço por-«que os dittos presidente, vreadores e officiaes da ditta camara ouuerem vendido, co a mesma condição de retro aberto, para o chauerem de minha fazenda 1 os dittos presidente, vreadores e of-«ficiaes da camara da ditta cidade, que hora são e plo tempo fo-«rem, assentados no melhor parado de minhas rendas, co declara-«cão que na paga do ditto juro serão preferidos aos pagamentos dos «maes juros e tenças, que se assentarem nas dittas rendas despois «deste; e hey outrosy por bem que, co a ditta anterioridade, pos-«são os dittos presidentes, vreadores e officiaes da ditta camara evender, e vendão, o ditto juro na forma em que, como atras se «declara, hão de vender o da ditta cidade para o desempenho «della, sem para isso me pedirem liçença, porque por este lhe «concedo toda a necessaria. E tudo o sobreditto hey assy por bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A cidade de Lisboa não se quiz aproveitar d'esta faculdade, e patrioticamente contribuiu ainda com mais *vinte mil* cruzados, além dos *cem mil* que lhe pediram.

de minha certa sciençia e poder Real, sem embargo de quaes quer leys, prouizoës, regimentos ou ordës em contrario, q todas
 cada huā dellas por esta vez e para este effeito derogo e hey
 por derogadas, etc.»

# Alvará regio de 9 d'agosto de 1624 1

Do mesmo theor e fórma do que, com egual data, anteriormente fica transcripto; com a differença, porém, de autorisar a entrega do padrão de juro, assente na fazenda real, do valór correspondente ao dinheiro que a camara entregasse ao thesoureiro-mór, a-preço de vinte o milhar <sup>a</sup>.

10 d'agosto de 1624 — Resposta da Casa dos Vinte e Quatro sobre a contribuição que se propunha ao povo para a restauração da Bahia de Todos os Santos;

«Em conprimento da proposta que V Sª me fez na meza da «vreação, em noue dias deste mes de agosto, sobre a carta que «Sua mgda escreueo aos senhores gouernadores, sobre de, com ha «breuidade posiuel, mandar as armadas a restaurasão da Baiia de «todos os Santos, tomada por inimigos olandezes, pera o qual «aprestimo os snors gouernadores, em nome de Sua mgda, pedião «a esta cidade e pouo della sem mil cruzados do real dagoa, ao «que logo não deferi, sem primeiro dar conta ao pouo, pera o «que pasei mandados aos ofisios, da proposta de V Sª, he decla«randolhe a breuidade com que Sua mgda, como bon Rei e Snor, «mandaua aprestar todas as armadas pera irem ao ditto socoro; «e que pera o aprestimo dellas tinha Sua mgda nesesidade de «ajuda desta cidade e pouo com o sobre ditto, declarandolhe mais «o quanto enportaua acodirse a esta nesesidade tão urgente e de «tanto dano a este Reino; ao que todos responderão per suas re-

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> É provavel que a respeito d'estas duas provisões succedesse o mesmo que dissemos com relação aos alvarás regios de 22 de janeiro de 1623—vid. este vol. pag. 57, not. 8.

<sup>3</sup> Liv.º 1 de Serviços a el-rei, fs. 113.

«postas, que me emviarão por seus procuradores, que elles, como «leais vasalos, desejauão de siruir com suas propias pesoas he «vidas a Sua mgde, e sentião muito não estarem en forças he pos-«ses pera em tudo consederem a Sua mgdo todos os sem mil cru-«zados por inteiro, auendo respeito a emposibilidade do rendim<sup>to</sup> «do real dagoa, por estar ja tão caregado e empenhado com os «servisos pasados que se tem feito a Sua mgde, asim no que se «empenhou pra a uinda de sua real pesoa a este Reino, como em «duzentos mil cruzados que o año pasado se lhe fez de seruiso «pera o aprestimo da armada de Urmus <sup>1</sup>, e de seis mil cruzados «a pocos dias pera o socoro de Pernãobuco: pello que, conside-«radas todas estas rezois, e os nouos sosesos que por nosos pe-«cados cada dia estamos ariscados e oferesidos, mormente se ou-«uer algum mal contagiozo, de que noso Snor nos liure, pera o «qual so a mister que tenha esta cidade e pouo algum remedio «de cabedal no dito real, de que oje lhe fica ja bem poco, pelo «que consedem todos de mão comua, com animo de bons uasa-«los, q̃ do dito real dagoa se deem a Sua mg<sup>de</sup>, pera esta ocaziam.

Eramos uma nação excessivamente pequena para tão dilatado poder; a fatalidade quiz ainda que ligassemos nossos destinos aos de Hespanha, e d'ahi nos veiu peior mal, porque o que devera ser motivo de força, converteu-se em elemento de fraqueza sob o dominio d'um governo altamente despotico, impudente e absoluto.

Devído á corrupta politica do valído de D. Filippe m, o conde-duque de Olivares, que nos indispoz com o schah da Persia, aproveitou este a alliança dos inglezes, que de boa vontade lh'a concederam; assim unidos, e auxiliados ainda pelos arabes, conseguiram apoderar-se da famosa conquista de Affonso d'Albuquerque, não sem experimentarem quanto valia o esforço e o heroísmo dos portuguezes, que n'esta occasião conservaram as gloriosas tradicções do excelso fundador do nosso senhorio do Oriente, na defeza da praça de Queixome (Kischmisch), fortaleza que o governo de D. Filippe mandara levantar com o fim de proteger Ormuz.

Os soccorros que n'aquelle anno fôram enviados para a India, só á cidade de Lisboa custaram dusentos mil cruzados, como se vê de documentos retro mencionados.

<sup>1</sup> A perda de Ormuz, no anno de 1623, foi o inicio da ruina do nosso imperio colonial, já então muito decadente e abalado por toda a especie de embaraços, que cada dia nos tornavam mais difficil e penosa a conservação das descobertas e conquistas.

sincoenta mil cruzados som<sup>te 1</sup>, com declaração q não serão pera
outra couza, senão pera o dito socoro da Baiia; he que em cazo
que, antes das armadas aprestadas e as despezas feitas, vier noua
que os inimigos a tem largado, he se sospendão os ditos gastos
e jornada, esta cidade e pouo ficara izento de tal seruiso.

«Outro sim consedem o dito seruiso dos ditos sincoenta mil «cruzados a Sua mgde, con declaração que este pouo não sera mais «obrigado a dar couza alguma em particular para esta ocaziam, «pois o dam em geral; e este pouo P. a V. Sa, como pai delle, «reprezente a Sua mgde o aperto e nesesidades e pobreza em que «esta, e se sirua da grande uontade com que oferese este pequeno seruiso. Feito nesta caza dos vinte e quatro por Valentim «de Bobadilha, escriuão della, e asinado pello juiz do pouo, Lço «de Auelar, oje, des de agosto de 1624 anos. — Lço Dauelar.»

# Carta da camara a el-rei em 10 d'agosto de 1624?

Os governadores d'este reino nos chamaram hontem, que fôram 9 d'este mez, e nos significaram a resolução de V. Mag.de,
conforme sua real grandeza, e ao que os bons vassallos d'esta
corôa merecem por sua lealdade, tem tomado acêrca do soccorro
do estado do Brazil, encommendando-nos, da parte de V. Mag.de,
que vendessemos dois contos de juro sobre a renda do real d'agua, para se lhe haverem de pagar da fazenda de V. Mag.de, e
o procedido d'elles se dispender no dito soccorro, respeito da

<sup>1</sup> O povo de Lisboa, opprimido como estava com as continuadas exigencias de numerario para os serviços geraes do estado, sem que, todavia, houvesse sido attendido em um só dos seus justos pedidos; vendo que tudo lhe tiravam e que cousa alguma lhe concediam; desgostoso, além d'isso, com o jugo hespanhol, a que attribuia todas as calamidades que nos alcançavam, não quiz em occasião tão momentosa deixar de lavrar o seu protesto, e respondeu d'aquelle modo.

Contudo mais uma vez se sacrificou e pagou resignado, não destoando do acrisolado patriotismo, com que n'outras occasiões, e em lances menos difficeis, tinha acudido aos embaraços do governo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 61 v.

«difficuldade, que de presente haverá, em se achar quem queira «comprar este juro sobre as rendas das alfandegas e almoxarifa«dos de V. Mag.do, sobre a qual materia não teve esta camara ou«tra carta ou recado de V. Mag.do, nem mais que o que fica dito,
«que nos communicaram os ditos governadores; sendo assim que
«sempre os srs. reis d'este reino a honraram n'isso, e os ante«puzeram aos grandes d'elle em todos os successos e occorren«cias que se offereceram.

«V. Mag.do tem visto as grandes quantias de dinheiro, com que «esta cidade serviu a V. Mag.do quasi todos os annos, continua«damente, de muitos a esta parte, excedendo n'isto sua possibili«dade, e supprindo-se as poucas pósses com o amor, zelo e «lealdade dos moradores e cidadãos d'ella, cujos animos e cora«ções são a mais propria e certa fazenda que V. Mag.do tem. E «as causas d'onde nasceram estes serviços, e da continuação d'el«les, procedeu acharmo-nos agora em estado que, desejando acu«dir promptamente a esta perda da Bahia com seis mil cruzados 4, «que os governadores nos pediram para aviamento e apresto de «duas caravellas, que se despacharam de soccorro, feitas muitas «diligencias, e recenseando-se apuradamente as contas de todas as «rendas, que estão á conta da cidade, se não puderam ajuntar

#### Portaria de 1 d'agosto de 1634

«Com este uai o despacho para a entrega do dro, e para se leuar em conta. «aos thros e almoxes que o entregarão; e disem os sres goures q, por srço de «S mde, ordene V S que se entregue logo, e que, se he nesrio outro algu desepacho para a forma do pagamo, os auise V S da forma delle, que logo se «passará. Go Do a V S. Da casa do gouerno, ao primo de agosto de 624. — «Chruão Soares.» — Livo i d'el-rei D. Filippe III, fs. 55.

No verso d'este escripto, que acompanhou o despacho para a entrega do dinheiro, e traçado por mão differente, lê-se: — «1624 — portaria dos asres egouernadores pa cobrar a camra os 6 mil tt.dos, q se lhe emprestarão pa a «vinda destas naos da India, q se esperão ora.»

Para a vinda de naus da India... Parece-nos equivoco de quem fez a nota. Não seriam os 6:000 cruzados destinados ao armamento das duas caravellas, que o governo enviou logo em soccorro do Brazil? Acreditamos não ser outra cousa.

¹ Relativamente ao auxilio de seis mil cruzados, além das allusões que a isso se faz n'este e em outros documentos, apenas encontramos no archivo a seguinte

«sem grande trabalho, posto que se entregaram com effeito, e
«com elles se armaram as ditas caravellas.

«Com o mesmo animo com que ajuntamos esta pequena quan-«tidade, procuramos agora outras muito maiores para n'esta oc-«casião servirmos a V. Mag.de, conhecendo que é ella tal que «obriga a vencerem-se todas as difficuldades, se em nos houver «algumas que vencer, as quaes não ha nem pode haver, porque «estamos todos mui dispostos a fazer tudo o que V. Mag.de nos «mandar n'este particular; e para isso offerecemos nossas vidas «e fazendas e a de todos os moradores d'esta cidade, e as pômos «nas reaes mãos de V. Mag.de, para que disponha V. Mag.de d'el-«las conforme for servido.

«Porém, senhor, não podemos deixar de representar a V. Mag.de «que, no estado em que a camara está, não é possível tirar-se «d'ella dinheiro algum de presente, porque o rendimento do real «d'agua, d'onde havia de sair, e d'onde se fizeram a V. Mag. de os eservicos referidos, elles o tem consumido e empenhado de ma-«neira que escassamente basta o principal para pagar os juros «que sobre elle estão situados, e as outras rendas da camara não «chegam ás ordinarias e despezas d'ella e de seus ministros, e · aos gastos das obras publicas, que se não escusam, a muitas •das quaes se não pódem acudir, sendo muito necessarias; e, fóra «d'estes rendimentos, como é notorio, não ha outro algum na ca-«mara, de que nos possamos ajudar, para execução da vontade «que temos de servir a V. Mag. de Só bem antevendo esta impos-«sibilidade e o estado em que as cousas se íam pondo, desejando «acrescentar as forças e substancia das rendas da cidade, para «tudo empregarmos no serviço de V. Mag.de em as occasiões que do tempo désse, representamos a V. Mag. de, muitas vezes, houvesse «por bem de nos dar licenca para acrescentarmos as ditas rendas «por alguns meios justos e mui convenientes; e servindo-se V. «Mag. de de approvar esta proposta, e mandando-nos que apontas-«semos os ditos meios, tendo-se assim feito, não houve V. Mag.do «por bem de tomar n'isso resolução; e a perda que d'isso resulta ◆ao servico de V. Mag. de e a esta republica — e ao diante se virá «a sentir mais —, esta occasião o mostra bem, e quanto importa «ao servico de V. Mag. de mandar-nos V. Mag. de deferir a este re-«querimento.

«E para que V. Mag. de possa mandar em tudo como convém a «seu servico e ao remedio d'esta cidade, prostrados aos reaes pés «de V. Mag. 40, pedimos humildemente licença para lembrarmos «a V. Mag. do que está esta cidade em grandissimo aperto e sem «commercio, do qual procede principalmente sua sustentação e o «menejo dos homens, e que este não sómente o extinguem os iniemigos, divertindo o trato e destruindo as conquistas, mas tamchem os ministros do contrabando com as extorsões que fazem «aos mercadores, aos quaes, sem excepção alguma, procuram faezer livrar como delinquentes com mui leves causas ou ainda sem «ellas: e que da mesma maneira está esta cidade arriscadissima. «sem armas nem defensão nos naturaes, que nem licença têem para «se exercitarem para as occasiões e segurança de suas casas, vendo «por seus olhos que os presidios os não pódem defender, nem «tão pouco as fortalezas, que fazem tudo mais arriscado pelo es-«tado, em que se acham, de não terem soldados nem as municões • necessarias, e ser notorio aos inimigos que não têem n'ellas ofefensa, respeito da reputação que tem perdido, depois que succede sairem-se os corsarios com as prezas que fizeram debaixo «de sua artilheria 4.

¹ Infelizmente tudo isto era verdadeiro, mas o governo de Castella preferia que se anniquilasse o nosso commercio; que fenecesse inteiramente o prestigio do nome portuguez; que os inimigos nos aviltassem, e que até os proprios ladrões do mar nos fizessem passar por crueis humilhações, comtanto que nos não achassemos em estado de resistir ao nescio despotismo que nos impunha.

A cidade de Lisboa, á qual pediam cem mil cruzados para a restauração da Bahia de Todos os Santos, «metrópole do imperio portuguez na nova Lusitania», olhando aos altos interesses da patria, não só satisfazia promptamente a este pedido, mas contribuia com mais vinte mil cruzados, de sua espontanea vontade, sem se querer aproveitar da faculdade que lhe davam os alvarás de 9 d'agosto de 1624, de receber em troca um padrão de juro da fazenda real d'aquelle valôr; e não hesitava em indicar o melhor caminho a seguir na administração publica, apontando as faltas e propondo os meios de as remediar.

Trabalho baldado. El-rei de Castella louvava a acção, mas cerrava os ouvidos a conselhos que na sua imbecilidade julgava impertinentes.

À carta a que nos estamos referindo respondeu em

«O remedio d'estas faltas está tanto á conta da camara, a que «principalmente toca cuidar n'elle, que parece que evidentemente «desamparariamos esta parte tão principal de nossas obrigações, «se agora divertissemos qualquer substancia da conservação da «cabeça d'esta corôa para nenhum outro membro d'ella; posto «que o em que todos nos conformamos e estamos certos, é em «fazer tudo o que V. Mag.do nos mandar, estando prestes para «servir a V. Mag.do com as pessoas, vidas e fazendas, como sem-«pre esta cidade fez em todas as occasiões.»

### Assento de vereação de 17 d'agosto de 1624 <sup>1</sup>

«Aos 17 dias do mes de agto de seis sentos e vimte quatro se «asemtou em camara, plos abaixo asynados, que se fizese a sua «mgde seruiço de sem mil ttdos pa o socorro do brazil, e q pa iso «se vemdão dous comtos de juro nos remdymtos do reali daguoa a,

#### Carta regia de 10 d'outubre de 1634

<sup>«</sup>Presidente amigo, etc. — Vi a uossa carta, de 10 de agosto passado, por-«que me destes conta da resolução, que essa cidade tomou, sobre me seruir com cem mil cruzados para os gastos do soccorro do Brasil; e os gouerna-«dores me auisarão como se fazia liuremente, accresentando ao seruiço vinte emil cruzados mais, e sem tomar em troco juro de minha fazenda, que eu «hauia mandado offereçer a cidade; e posto que sendo a occasião tão grande «e de tal importançia á conseruação de meus Reynos e vassallos, hera justo «e deuido que todos concorressem a ella com as pessoas e fazendas, pois a «minha, por o muito que se tem gastado nas necessidades publicas, se acha etão carregada, como he notorio, todauia fiz particular estimação do amor «e boa uontade co que essa cidade, continuando o que sempre custumou fa-«zer no seruiço dos senhores Reys meus predeçessores, e meu, e conforme a «sua muito antigua lealdade, se dispos a ajudar na occasião prezente, e pa-«receome aggradeceruolo muito, e dizeruos que a respeito da importancia «de que he, hey de ter de tudo lembrança para folgar de uos fazer fauor e «merçe no que ouver lugar. E das cousas que me appontastes tocantes ao comercio, deffensão dessa cidade e accrescentamento de suas rendas fico «com cuidado. — Liv. I da Comp. e outros serviços a S. Mag. de, fs. 60.

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Em continuação d'este assento lavrou a camara outro, em 19 de dezembro de 1624, nos seguintes termos :

«por esta cydade não ter dro nã outros remdymtos pa poder fazer ceste seruyço, desejamdo podelo fazer coforme a importamcya do «socorro; e que se reprezemte a s. mgdo e aos sores guouernadores ho grãode risquo em q esta cydade esta por não ter co-panhias da hordenãosa, e as fortalezas não terem soldados nã mo-enyçois; e q se pesa a s. mgdo mãode prouer loguo nestas faltas, como a nesecydade ho pede. E q, supto q as remdas da cydade e o remdymto do reall daguoa estare muy simulados, se «pesa tambem a s. mgdo seja seruydo mãodar deferir as cosultas, «que lhe fizerão, sobre o acresentamto das remdas da cydade, e se «lhe faça de nouo consulta sobre iso.»

Na conformidade d'este assento foi expedida a seguinte

# Carta da camara a el-rei em 7 de setembro de 1624 !

«Depois que, por carta de 10 d'agosto passado, representamos «a V. Mag.de o zelo e lealdade, com que esta cidade estava prometa para, com suas vidas e fazendas, servir a V Mag.de no soccorro do Brazil, nos deram os governadores uma carta de V. Mag.de, em que V. Mag.de nos significa que haverá por seu serviço se vendam, para este soccorro, dois contos de juro sobre o «rendimento do real d'agua d'esta cidade, em que se montam cem «mil cruzados, a troco de outros dois contos de juro da fazenda «real; e posto que as rendas da cidade estão quasi consumidas «com os juros que sobre ellas se venderam, para os serviços que «fez nas occasiões passadas, como deve ser notorio a V. Mag.de, «nos esforçamos comtudo n'esta, por ser de tanta importancia, «servir com os cem mil cruzados a V. Mag.de, sem respeito á

<sup>«</sup>E por q<sup>to</sup> não avia p<sup>ss</sup> que quizesem coprar este juro a rezão de vymte, «e a ocazião do socorro não sofrer dilasão, se asemtou por todos na meza «que se vemdese a dezaseis, e dahy p<sup>s</sup> sima. Avemdoo s. mgde asym por bem, «co prouizão do dyto ser, se vemdeo ao dyto resp.to E por esta manra fiquu a «cydade seruymdo a s. mgde co mto mais dos sem mil ttdos.» — Dito liv., fe. 198 v.

¹ Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 62 v.

troca do juro, desejando poder servir com muito mais, como
 logo mostramos, porque não se achando quem quizesse comprar
 o juro a razão de vinte, o vendemos, com ordem dos governado
 res, a dezeseis, por se ajuntar e entregar este dinheiro com a bre vidade que convém, e por esta maneira fica esta camara servindo
 a V. Mag. com cento e vinte mil cruzados 1.

«E porque n'aquella carta, prostrados aos reaes pés de V. Mag. de, lembrámos a V. Mag. de o perigoso estado em que esta cidade se acha, e toda a costa, por estar desarmada, sem milicia nem exercicio d'ella, e as fortalezas de todo desamparadas de soldados e munições, e não vêmos que se tenha até agora provido em algumas d'estas cousas, nos pareceu que não cumpriamos com o zelo de vassallos leaes, e com a obrigação que temos, como ministros d'esta camara, cabeça d'este reino, se de novo não lembrassemos humildemente a V. Mag. de, como fazemos, que com a expedição e partida da armada, que fôr a este soccorro, ficará aqui tudo mais desamparado em mar e terra, e mais sujeito a grandes perigos; pois se entende, com certeza, que se poz em pratica nos estados rebeldes, e em Argel, a facilidade com que poderão vir queimar as naus no porto d'esta cidade, e saquear o contorno e quintas d'ella; e para que, con-

<sup>1</sup> Em capitulo da carta regia de 27 de setembro de 1624:

<sup>«</sup>A prouizão, que a cam<sup>ra</sup> dessa cidade pede para uender juro sobre suas «rendas pª ajuntar os cento e uinte mil cruzados, com que me hade seruir «para o socorro do brazil, vai neste despacho, na conformide da copia que «enuiastes com carta de 9 do prezente.» — Liv.º 1 de Juros, fs. 52.

A provisão, que tem egualmente a data de 27 de setembro de 1624, autorisa a camara, para poder ajuntar e entregar os cento e vinte mil cruzados, a vender, sobre as rendas da cidade e sobre o imposto do real d'agua, estabelecido para trazer agua á mesma cidade, «a quantidade de juro, a retro «aberto, em preço de dezaseis mil rs o milhar, que for necessaria para fazer «os dittos çento e vinte mil cruzados, a qual se pagara cada anno dos dittos «reais da imposição da carne e vinho»; e determina, outrosim, «que a quantidade de juro, que assy venderem, se rima com o que restar do principal «da ditta imposição, e que, ate realmente se não remir, se não leuante, e tembra della liure e geral administração, sem outra algüa interuenção, a camara da ditta cicade, e a cobre por seus officiaes, e accabada a remissão «dos dittos juros ficará na elleyção da çidade a extinção da ditta imposição «dos reais da carne e vinho, etc.» — Dito liv.º, fs. 51.

«forme a faltas e necessidades tão grandes, se sirva V. Mag. de de «mandar acudir sem dilação ao remedio d'ellas. E tambem, por «este mesmo respeito, lembramos a V. Mag. de que estão muitos «fidalgos principaes d'este reino alistados para irem servir n'esta «jornada do Brazil, conforme sua antiga e costumada lealdade, «dos quaes alguns são velhos e casados, cabeças de familias e ca-«sas illustres, e que deve V. Mag. de mandar pôr em consideração «que não fique esta cidade e reino desamparado, para as occa-«siões que depois pôde haver, pela muita gente que se offerece «para esta jornada. E V. Mag. de mandará em tudo o que fôr ser-«vido.»

### Consulta da camara a el-rei em 16 de setembrode 1624 <sup>1</sup>

«Por provisões antigas e modernas, confirmadas por o regi-«mento impresso que V. Mag. de deu á camara d'esta cidade, das «quaes se mandaram ao governo as copias, tem V. Mag. 40 orde-«nado que todos os casos tocantes aos seis pelouros dos vereadoeres — que são almotaçaria, carnes, terreiro, limpeza, saude e «obras da cidade — os despachem os vereadores em camara, sem «appellação nem aggravo, em confirmação das provisões antigas «e modernas, que ha sobre estas materias, e acrescentando mais-«no capitulo 70 do mesmo regimento por estas formaes palavras: - Que para cumprimento d'elle, cada um dos vereadores prati-«cará em camara, com o presidente e mais officiaes, a ordem que «se deve ter, e as penas em que devem ser condemnados os que «n'isso forem culpados; e que façam assentos e accordos, por to-«dos assignados, que se darão á execução sem appellação nem «aggravo. — E somente quando havia duvida de jurisdiccão entre a «camara e os tribunaes, ou em algum caso grave que se offere-«cia fóra d'estes, costumava conhecer o desembargo do paço por «commissão de V. Mag.de; e ultimamente, por carta de 25 d'abril, «mandou V. Mag. 40 que n'estes casos, de que a camara conhece

¹ Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 63.

«sem appellação nem aggravo, que só á real pessoa de V. Mag. de houvesse recurso, e nos outros, com commissão do governo, por «consulta feita a elle, pudesse conhecer o desembargo do paço, e «não d'outra maneira.

«Estando isto assim provido e ordenado por V. Mag.de, não só-«mente se toma conhecimento no desembargo do paco, de pouco «tempo a esta parte, de todos os casos indistinctamente, mas ainda, «antes de estarem sentenciados em final, por qualquer petição «simples das partes se mandam levar os autos à mesa, interrom-«pendo-se com isso o curso das causas com grande dilação, de '«que resulta que, sendo as mais d'ellas summarias e d'almotaça-«ria, veem a durar muitos annos, e perece a justiça e autoridade «da camara, vendo-se que cada dia vae a ella o syndico com pe-«tições simples das partes, com despacho sómente do desembargo «do paço, sem commissão nem consulta do governo, nem recurso «a V. Mag.de, em que lhe mandam que pratique em camara e que «responda, e levam os autos lá, cousa que em muitos mezes não «havia d'antes, e se introduziu ha pouco tempo, por cujo respeito «só para a camara responder e mandar as provisões e papeis, «que em cada caso se lhe pedem de novo, tendo por outras vezes «respondido com elles, falta o tempo para o despacho dos mais «negocios, e não bastam os escrivães que ella tem.

«De maneira que a camara, com seis desembargadores que tem, «vem por este modo a não ter alçada nem execução nas materias «ordinarias do governo e dos pelouros e bem commum do povo, «não sendo esta a tenção de V. Mag.de nem dos srs. reis passa-«dos, antes o contrario, como por as ditas provisões e regimento «de V. Mag.de se vê.

«Supposto isto, pareceu que convinha ao bom governo d'esta «cidade e autoridade da camara, representarmos a V. Mag. de todos «estes inconvenientes tão grandes, para que se queira V. Mag. de «informar d'elles, pois são notorios, e mandar ordenar que se ata«lhem e não passem adiante, conservando V. Mag. de esta camara «e cidade na jurisdicção que tem por regimento e provisões, e na «estimação que os reis passados e V. Mag. de sempre d'ella fez.»

# Assento de vereação de 17 de setembro de 1624 <sup>1</sup>

«Em cumprimto do regimto, impresso, de S. Mag.de, § 70—
« que dispoem o seginte por estas palauras: Para cumprimento desetes cap.oe, e dos mais deste regim.to, praticara cada hum dos vereadores em camara com o presidente e mais officiaes a ordem que se deue ter, e as penas em que deuem ser condenados os que nisso forem culpados, de que farão asentos e acordos por todos asignados, que se darão a execução sem mais appellação enem aggrauo — praticou cada hum dos vereadores em camara ecom o presidente e mais officiaes da mesa, e fizerão os asentos e acordos seguintes, por todos asignados, para se cumprir o ditto regim.to como S. Mag.de manda nelle, e nas materias delle e dos epelouros, especialmente d'almotaçaria, e dos mais que são saude, elimpeza, obras, terreiro e carnes:

«Asentarão e acordarão que todas as cousas tocantes ao pelouro «d'almotaçaria, de mantimentos e uendas delles e taxas e officiaes «mecanicos e seus regim. to e exames dos que se examinão para «elles, e arruamentos e elleiçois e bandeiras, e assi dos mais pe«louros asima referidos, e deuasas que per ordem da camara e «das prouisões se mandão tirar, e mais cousas tocantes aos offi«cios da datta da camra, se guardem intramente as posturas e «prouisoes antiguas e modernas, que plo ditto regim. to se mandão «guardar com as penas nellas declaradas, e que se julguem e «executem na forma delle em camara, sem mais appellação nem «aggrauo, p.ra se cumprir em tudo o ditto regim. to no ditto §. 70.

«Asentarão e acordarão entre si, pera o ditto effecto do ditto «§. 70, que as resistencias e desobediencias e injurias e pala«uras 2, que se dizerem ou fizerem aos ministros e officiaes da

<sup>1</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dos feitos de injurias verbaes pertencia á camara conhecer, julgando-os em primeira e ultima instancia. Primitivamente teve essa jurisdicção por si ou por seus juizes, conforme a sua constituição, e depois por seu regimento e por diversas provisões—vid. alv. reg. de 3 de maio de 1502, «Elementos», tom. 1, pág. 391.

«camara e da cidade e do pouo, sobre cousas de seus off.º, que se «fação dellas autos com testemunhas, e se remetta ao tribunal da

Os tribunaes e autoridades superiores, que em regra sempre tenderam para usurpar attribuições pertencentes ao corpo administrativo da cidade, tiveram por vezes de lhe reconhecer e respeitar este direito, e d'isso deixou a camara, no anno de 1492, consignada uma lembrança no liv.º dos Pregos, fs. 809 v., para que em todo o tempo não houvesse duvida a tal respeito. É a seguinte:

«Trelado de huuă pitiçom q Joha piz e ssua molher fizerom aa Relaçom, «sobre o grauo q rreçeberă do C° Ruy lobo, e mădar receber huu artigo e hu feito de injuria verball, o q<sup>ll</sup> artiguo lhe nă reçeberom os juizes do ecrime.

«Snor — Joham piz e minha molher guimar gliž nos agrauamos a vossa «merçee do agrauo q temos recebydo, e nos he feito per Ruy lobo, Cor, em «huũ feito q com nosco ha p° vte e lianor a°, ssua molher, p' reza de injuria «q diz q lhe fizemos, sedo nos os injuriados, segudo se prouara; e o quall «feito elle po vte e ssua molher vierom com hua pitico contra nos, dizendo d «lhe discramos mto mas palauras injuriossas, antre as quaaes diz q a dita gui-«mar gllž, minha molher, lhe chamou a ella, lianor ao, molher delle, po vte, «beiços de c..... dasno escamado, sobre o que se tirou ingriçom; e quamdo «elles virom q nam prouavam saua tençã, como deviam, p elles sere os come-«tedores, e assy p' se elles nom qrerë concordar com elle po vte e ssua mo-«lher, hordenarom de vinre com arrto dependente, e o quall faze recontamto «das mesmas palauras, de que fizerom mêçom na ssua pitiçã, e daquelle «meesmo tpo, pa vere se poderišo prouar o q nam prouarom na pitiçă, como «devyam, do quall artigo os juizes lhe nom conheçerom, e elle po viçete e «ssua molher se agrauarom pa o dito C∞, e elle pronüçiou q era agrauados, «e mandou aos juizes q lhe conhecese do dito arrto; po que he muyto sospeyto «a elle dito Joha piz e a ssua molher, p' elle po vte e ssua molher serë muyto «amigos de ma loba, irmaā delle dito Cor; — pedimos a vossa merçee q nos «desagraue, e achando q he assy, como è cima dizemos, mande aos juizes q «lhe nom recebao tall arrte, e assy made viir o feito pa ver como he verdade «o q dizemos, e sernos ha feita justiça, e recebeloemos e muyta mercee.»

(Omittimos n'este documento a transcripção d'um termo obsceno.)

«E nas costas da dita pitiçã vinhã dous desebargos dos desebargadores da «dita Relaçã, o pmº desebarguo hera asynado per o doutor gº mêdez e doutor «luys teix» e o bacharell ariq vaaz, do qll desenbargo o theor tall he:

«Acordam em Relaçã, etc. —  $\tilde{q}$  estes autos sejam trazidos a ella pa vistos «sse fazer o que for justiça.

«Ho outº desēbargo era asynaado per os doutores lopo darqua e gº mēdez «e ariq vaaz, q tal he:

«cam.ra, e nella se julgem sem mais appellação nem aggrauo, «procedendo em tudo na forma da ordenação do l.º quinto, tt.º 49 «e tt.º 50, com as penas della e de dr.to ou prouisoes particula«res e regim.tos, que sobre isso ouver, como parecer justiça e S.
«Mag.de manda nelles, p.ra q̃ assi se possa milhor cumprir e exe«cutar o ditto regim.to conforme dispoem o ditto \$. 70.»

# Ordem do governo de 24 de setembro de 1624 <sup>1</sup>

Que a camara, considerando a importancia do assumpto constante do documento que segue transcripto <sup>2</sup>, emitta com brevidade o seu parecer:

«Manda sua mago que pella grade falta em q em todo este «Reino ha de moeda de cobre, e por estar de todo cosumida a «mais miuda, de q em tempos passados se uzaua, e q nos pre«zentes uão em tanto cresimeto os preços das couzas, que ue a «ser este hu dos maiores trabalhos que se padessem, e se au«menta cada dia, e que pera remedio de tão urgente necessidade «se pessão emprestados a camara desta cidade, do dro do rendi«mento do real dagoa, vinte ate trinta mil cruzados, para se la«urar a mesma quantia em moeda de cobre miuda, e da sorte «que milhor parecer; e q logo se trate da execução desta mate«ria, pella inportancia della, por conuir assi ao bem comu. E por«que sua mago foi informado que, co a ualia do cobre, todos os «caldeireiros tomão as mesmas moedas, e pelo preço uem a ga«nhar em o fundir, de modo que não laurão outro cobre, e esta «cidade e o reino ainda mais pellos mantimetos q tinhão preços

<sup>«</sup>Acordam è rrelaçă, etc. — visto como o conheçimto destas injurias pertêçe «direitamte aa camra da çidade, onde os taaes agrauos sse devem determynar, «remetê estes autos aos vereadores, q prouejam de justiça aas partes como «lhes pareçer. Eu, ruy vaz, scripuam da camara da dita çidade, pr mandado «dos ofiçiaces della ffiz aquy scripuer e treladar a dita enformaçõ com os desmembargos dos ditos desembargadores, pa, se em alguü tõo ouuer acerqua «deste caso alguă duuida, sse tirar; e pr çertidom dello sobscrepuy aquy «e asynei do meu synall acustumado. Ruy vaz.»

<sup>1</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 59 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 59.

«de moeda miuda, e por falta della tem maior preço, por não «auer trocos nẽ se acharẽ senão com perda e ganho, e ser ne«cess.º por esta cauza q̃ se laure a dita moeda, mandou sua mage, «per carta de 14 de sep<sup>tro</sup> deste anno prez<sup>to</sup> de 624, que a dita «camara, pouco e pouco, ua laurando, do real dagoa, moeda miu«da 1, por não auer nisso dano no modo em q̃ se laura.»

# Alvará regio de 2 d'outubro de 1624 :

Havendo respeito ao que representaram os juizes do officio dos cortidores da cidade de Lisboa, pedindo que a estes se designasse logar conveniente, em que pudessem edificar suas tendas e vender n'ellas, como d'antes faziam, pois que uma noute se lhes queimaram as que tinham — «e que havia noticia de ser por causa do «mau cheiro, que d'ellas recebia a vizinhança» —; visto o que sobre o assumpto expozeram o presidente, vereadores e procuradores da camara da mesma cidade, e o conselho da fazenda; ouvida a resposta do procurador da corôa, e examinada a doação dos salgados feita á camara 3: manda e declara el-rei que esta faça, «por sua conta, as cabanas e tendas de que se trata, pega-«das umas com as outras, no sitio que está abaixo da ultima ca-«bana da primeira ordem de cabanas, que fica defronte da porta «do Terreiro do Trigo, por ser logar mais conveniente e que me-«nos prejuizo fica fazendo o mau cheiro, por ficar mais afastado «da vizinhança das casas, passagem da gente, como do despejo, «e chegado ao mar e embarcação e com melhor commodidade; •com declaração que, por razão de superficie, lhes possa pôr a camara uma pensão moderada cada anno, para a cidade. Pelo «que mando, etc.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. capitulo da carta regia de 23 de maio de 1635.

<sup>2</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 189.

<sup>3</sup> Vid. «Elementos», tom. 1, cap. viii.

# Alvará regio de 3 d'outubro de 1624 l

«Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que o presi-«dente, vereadores e procuradores da camara d'esta cidade de «Lisboa me enviaram dizer, por sua carta <sup>2</sup>, que o dr. Henrique

«O dr. Henrique da Silva, que Deus tem, declarou em seu testamento que «não tendo descendentes ligitimos, que succedessem no seu morgado, viesse «á ermida do Bemaventurado Santo Antonio, e que os bens annexos a elle se «entregassem ao presidente e vereadores, para os administrarem como aos «bens da dita ermida, e os dispendessem nas cousas declaradas no dito tes-«tamento; e n'essa conformidade estão de posse dos ditos bens por sentença «da mesa do paço. E porque, para melhor administração dos ditos bens, lhes «é necessaria provisão de V. Mag.de, para que se cobrem como os da mesma «cidade e os do hospital de S. Lazaro, sobre os quaes tem V. Mag.de orde-nado que se cobrem como os da fazenda de V. Mag.de — Pedimos a V. «Mag.de haja por bem de mandar provisão, que nos ditos bens da ermida de «S.to Antonio, e nos que lhe deixou o dr. Henrique da Silva, se guarde a «mesma ordem que tem ordenado nos da mesma cidade e hospital de S. La-«zaro». (Sem data) — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 56.

O devoto exemplo dado por Henrique da Silva foi mais tarde seguido por Francisco da Fonseca Sisuel, e assim ficaram fazendo parte do patrimonio da real casa e egreja de Santo Antonio os sobejos dos morgados, que lhe legaram aquelles dois desembargadores e vereadores do senado da camara de Lisboa — vid. no archivo da cidade o testamento do dr. Henrique da Silva, feito em 16 de fevereiro de 1607 e approvado em 28 do mesmo mes e anno, e o do dr. Francisco da Fonseca Sisnel, feito e approvado em 8 de julho de 1695.

D'estas duas instituições pias opportunamente nos occuparemos ; por agora apenas vamos deixar consignado o que consta da receita e despesa dos dois morgados, segundo uma conta annexa á consulta de 15 de novembro de 1809 — Liv.º de cons. do anno de 1811, fs. 325.

| Rendimento do morgado do desembargador Henrique da Silva. | :       |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Por trez addições de juro que vão nas folhas do senado    | 3754650 |
| Por trez ditas de fóros                                   | 13#703  |
|                                                           |         |

<sup>1</sup> Liv.º de cons. do anno de 1811, fs. 349.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> É a seguinte :

«da Silva, já defunto, que foi vereador da dita camara, declarara «em seu testamento que não tendo descendentes ligitimos, que «succedessem no seu morgado, viesse á ermida do Bemaventurado «Santo Antonio, e que os bens annexos ao dito morgado se en«tregassem á dita camara, para os administrar como os mais «bens da dita ermida, e os dispendessem nas cousas declaradas «no dito testamento, e n'esta conformidade estava a camara de

| Despesas d'este morgado:                                                                                                                       |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 8 merceeiras a 12,5000 réis por anno                                                                                                           | 96≴000                                        |
| 4 dotes a orphās a 60,5000 réis                                                                                                                | 240,5000                                      |
| Ordenado do escrivão e do thesoureiro                                                                                                          | _                                             |
| Para trez missas ditas na egreja de Santo Antonio                                                                                              | <b>≴</b> 750                                  |
| Réis                                                                                                                                           | 875 \$150                                     |
| Azeite                                                                                                                                         | -                                             |
| Rendimento do morgado do desembargador Francisco da Fon<br>Por trez addições de juro que vão nas folhas do senado<br>Por quatro ditas de fóros | seca Sisnel:<br>838\$500<br>11\$100<br>2\$900 |
| Réis                                                                                                                                           | 347\$500                                      |
| Em trigo                                                                                                                                       | -                                             |
|                                                                                                                                                |                                               |
| Despezas d'este morgado:                                                                                                                       |                                               |
| Ao capellão da missa quotidiana                                                                                                                | 804000                                        |
| Ao dito pelas missas do Natal                                                                                                                  | 1 \$ 200                                      |
| Ordenado ao escrivão                                                                                                                           | 19\$200                                       |
|                                                                                                                                                | •                                             |
| Dito so the sourciro                                                                                                                           | 244000                                        |
| Dito ao thesoureiro                                                                                                                            | 24≴000<br>≴960                                |
|                                                                                                                                                | ~                                             |
| Censo ao cura de Carnide                                                                                                                       | <b>≱</b> 960                                  |

<sup>«</sup>O que sobejar dos rendimentos d'este morgado é todo applicado para a «capella do glorioso Santo Antonio, para paramentos e alfaias necessarias «da sua egreja n'esta cidade de Lisboa».

oposse dos ditos bens por sentenca; e para melhor arrecadação «d'elles lhes era necessario provisão minha, para se cobrarem «como os da mesma cidade e os do hospital de S. Lazaro, sobre os quaes tinha eu ordenado que se cobrassem como os da mi-«nha fazenda; pelo que me pediam houvesse por bem mandar-«lhes passar provisão, para que nos ditos bens da ermida de Santo «Antonio, e nos que lhes deixou o dito Henrique da Silva, se guar-«dasse a mesma ordem que eu tinha dado nos da mesma cidade e hospital de S. Lazaro, por minhas provisões. E, visto seu requeri-«mento, hei por bem que assim os bens da dita ermida do Bem-«aventurado Santo Antonio, como os que lhe deixou o dito Henerique da Silva, se cobrem, arrecadem e executem assim e da «maneira que se arrecadam e executam os da minha fazenda, e «como se faz nos da mesma cidade e hospital de S. Lazaro, como «pedem, o que farão na conformidade das provisões referidas, «que para isso lhes fôram passadas, das quaes usarão na arrecada-«ção, cobrança e execução d'estes ditos bens da dita ermida de «Santo Antonio, e deixados a ella pelo dito Henrique da Silva, «como se para elles logo foram passadas e especialmente dirigi-«das. Pelo que mando ás justiças, etc.»

### Portaria do governo de 10 d'outubro de 1624 <sup>1</sup>

«Ha informação que a camara manda, trez vezes no anno, um almotacé fazer correição pelos logares do termo, os quaes, por um rol dos almotacés, seus antecessores, fazem a mesma condemnação nas pessoas pobres, sem serem citadas, ouvidas nem convencidas, e que isto é em grande damno dos povos, que por esta via pagam cada anno um conto de réis, antes mais que menos; e que este dinheiro recolhe e dispende a camara, sem d'elles se dar a terça à fazenda de S. Mag. 46 2 A camara d'esta

¹ Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 64 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A camara, em 25 do mesmo mez e anno, respondeu—dito liv. e fs.—que sempre fôra isenta de pagar terça de suas rendas—vid. carta regia de 8

«cidade nos informe do que passa n'esta materia, e aponte as ra-«zões que tem para ordenar e mandar fazer estas correições por «esta fórma, não se guardando as regras de direito.»

# Consulta da camara de 14 d'outubro de 1624 <sup>1</sup>

«Viu-se em mesa a carta de S. Magestade, de 4 de maio de «1611, acêrca de se evitar a saca de dinheiro, que os estrangei«ros tiram d'este reino, e dos remedios que a isso se podem ap«plicar.

«Praticada esta proposta com pessoas de experiencia e zelo, «tratando-a largamente e com discurso, pareceu que o negocio «era de muita consideração, por serem mui perigosas e arrisca«das todas as mudanças em materia de governo e de grande im«portancia, e que se deve buscar primeiro os meios mais efficazes «e promptos para haver no reino abastança de mantimentos, que

de setembro de 1467, «Elementos», tom. 1, pag. 329—; que desde tempo immemorial mandava almotacés ao termo; que ali eram citadas, requeridas e ouvidas as partes, sendo condemnadas por sua confissão ou por provas de testemunhas, e que as que appellavam para a camara n'ella eram ouvidas;— que a camara procedia conforme direito, provisões e regimentos que tinha;— e «esta informação, que V. S.ª dizem que houve, foi tirada «sem ordem de S. Mag.de nem de V. S.ª, sendo testemunhas os mesmos «condemnados, regatões e partes interessadas e favorecidas de poderosos, «que têem no termo muitos d'estes seus caseiros, e em suas fazendas e «quintas, e que os querem isentar d'almotaçaria, e que os almotacés os não «condemnem.»

Finalmente, fez sentir aos governadores do reino, com o devido pezar:—
«que nunca os reis passados consentiram que tribunal algum se intromettesse
«nas materias d'almotaçaria, nem devassas dos officiaes d'ella, pois a camara
«o faz, como dito é, por ordem de S. Mag.de, e que os estranhou sempre muito
«aos que o fizeram; e que merece esta camara a V. S.<sup>40</sup> que tenham particu«lar conta de que se lhe guardem suas provisões e preeminencias, como pe«los reis passados e por S. Mag.de sempre se fez, e por suas provisões e re«gimentos é concedido, e que se não defira em nada á informação que a V.
«S.<sup>40</sup> se tem dado contra o sobredito».

<sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe и, fs. 48 v. «arriscar-se com qualquer novidade, que de presente se faça, a «faltarem e deixarem de fóra, como a experiencia tem mostrado, «que, em havendo uma extrema necessidade de fome, succede «pela maior parte haver logo mal contagioso de peste, de que «Deus nos livre.

«Claramente se vê, e ninguem o pode negar, que é grande a «saca de dinheiro, que se tira d'este reino, e ainda de toda a «Hespanha, e que ella nos tem posto no estado e aperto que to«dos vemos e experimentamos; porém dos males sempre é pru«dencia escolher o menor e menos prejudicial ao commum; e as«sim se não pode cavidar esta saca de dinheiro de pão, que
«mettem no reino, sem notavel risco dos estrangeiros, que aqui
«o trazem, o levarem a outras partes, d'onde lhe fazem favores e
«lhe deixam tirar livremente o procedido que fazem dos manti«mentos, que metteram, em dinheiro, e n'aquellas cousas que
«querem.

«Este foi o principal fundamento por onde se lhe concedeu saca de dinheiro do pão, que a esta cidade trazem, e bem se entende que à conta d'este, que podem tirar, tirarão muito mais; mas não é possivel evitar-se isto em todo, nem pode ser agora, quearendo obrigal-os a que levem fazendas em retorno do pão que trouxerem, porque, se obrigados e opprimidos a levarem fazendas primeira vez pelo pão que metterem, não tornarão a trazer coutro, nem quererão captivar a liberdade que sempre tiveram; e a razão d'isto é a seguinte:

«Antigamente levavam fazendas a troco d'este pão, as quaes «eram pimenta, cravo, canella, gengibre, massa, noz, assucares, «lãs e outras mercadorias, que n'aquelle tempo tinham valía em «suas terras; hoje de lá as trazem a vender a Hespanha, segundo «se acha por informação, pela quantidade de drogas que elles tra«zem do norte e os piratas roubam pelo mar. E assim será cousa «mui arriscada querer-se-lhe prohibir a saca do dinheiro, sem «primeiro preceder o que se dirá adiante.

«O principal remedio, como fica apontado acima, é haver pão «no reino como havia antigamente, e hoje ha lembrança nos ho«mens que se acordam que d'aqui se levava trigo a outras par«tes, e se proviam os logares d'Africa largamente do pão que ha«via no reino, e ainda do que tinham os srs. reis de suas rendas

«e reguengos reaes, que hoje não tem por estarem dados a maior «parte d'elles 4.

«A razão que se tem alcançado para haver hoje tanta falta de «trigo n'este reino, e d'outros mantimentos, é porque em Alem«tejo e no Campo d'Ourique está uma grande quantidade, quasi «incrivel, de herdades despovoadas, feitas mattos e pastos de ga«dos, por não haver lavradores que lavrem e cultivem as terras, «como se fazia antigamente; e no campo de Santarem quasi to«dos os paúes de S. Mag.de, e muitos de particulares, com as val«las rotas e alagadas, feitos juncaes, sem proveito, e em todo o «reino haver falta geral de lavradores.

«A causa d'esta falta se entende que é haver no mesmo reino «muitos estudos, collegios e seminarios, d'onde os lavradores e «cultivadores — que é um dos nervos da republica — mandam seus filhos aprender letras, porque acham ser mais facil e hon-«rado o remedio por ellas, que pelo trabalho da lavoura e mechaenica; e assim falta muita gente em todo o genero de serviço de «lavrança e agricultura, e ainda nos mechanicos, e a gente que costumava occupar-se nos servicos de campos não acode a servir, e perece o bem commum, e as cousas para o uso humano «vão subindo tanto de preço, que se não podem os homens sus-«tentar: pelo que parece que convém, e é um dos melhores meios «que pode haver para este reino ter mantimentos de sua colheita. -é o mais efficaz — mandar S. Mag. de que não haja outros es-«tudos, collegios nem seminarios senão os da cidade de Coimbra, «e que n'estes haja certo numero de estudantes somente, e isto «pelos annos que parecer; e que os paúes do campo de Santa-«rem, que são de S. Mag.de, se abram e beneficiem, e tambem «os dos particulares e de todo o reino; e aquellas pessoas que o «não quizerem fazer, S. Mag.de os obrigue a vendel-os a homens aricos e poderosos, que os possam cultivar e lavrar em tempo li-«mitado; e assim se dêem de sesmaria n'este reino os baldios. «defezas e contadas, com obrigação que os cultivem um certo «tempo: e os lavradores e pessoas que beneficiarem terras novas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A camara alludia decerto á doação dos reguengos de Serpa e de Moura ao duque de Lerma, á da villa d'Alemquer ao conde de Salinas, á da commenda d'Alcacer ao marquez de La Fuente, e porventura ainda a outras.

herdades deshabitadas, paúes bravíos, se lhes façam mercês de
 privilegios, com que os obriguem ao trabalho do campo e lavou e que por alguns annos não paguem jugadas; e a haver breve
 de S. Santidade que, pelo mesmo tempo, não paguem mais que
 a metade dos dizimos.

«E quando esta gente, que se occupa nos estudos, ficar de vago, «os lavradores farão seus filhos lavradores e creadores, e as heradades e terras de lavrança tornarão a dar os fructos que antiga, «mente davam, e haverá pão da terra, e abaterá o do mar que «trazem os estrangeiros, que, uns annos por outros, passam de «oitenta mil moios de pão, que mettem somente n'esta cidade. Esatão tão acostumados a vender o seu trigo por subido preço, que «este anno, que houve mediana novidade, vale o trigo da terra «como o do mar, e elles o deixam antes perder que abaixar.

«Além d'esta utilidade de haver cultivadores das terras, abun-«dancia de mantimentos, a gente nobre, que é grande parte que «se lança ás letras, seguirão as armas: haverão soldados, capi-«tães e pessoas militares que militem em serviço d'esta corôa.

«Tambem parece cousa justa que as pessoas naturaes d'este «reino, que a esta cidade trouxerem pão das ilhas e d'outras par-«tes, não paguem direitos, como não pagam os estrangeiros, e «que gozem d'esta liberdade que S. Mag. « concedeu por um anno «somente, e que possam ir comprar trigo a Africa, e d'onde lhes «parecer que o podem tirar com mais commodo e beneficio.

«No que toca a pesar-se o pão do mar, amassado, não é cos-«tume, por ser muito leve; e mandou-se fazer diligencia a Sevi-«lha, d'onde se vende a peso todo o pão amassado, e se achou «que o do mar se não pesava.

«N'esta cidade, por ser grande povo, ha muita gente vadia, sem «officio nem beneficio; será cousa mui justa alimpar a terra e «obrigal-os a que se vão para as suas a trabalhar, e com isto cres«cerá o numero dos homens de serviço e de trabalho, e não ha«verá tanto vadio, que pela maior parte võem a dar em finos la«drões, que perturbam a republica.

«Tambem se entende que será mui grande remedio a este reino «pedir a S. Mag. de que, no tempo em que vierem os galeões da «prata, mande bater, na casa da moeda d'esta cidade, aquillo que «gasta nos presidios e provimento de suas armadas da corôa de

«Castella; e que venha esta quantidade em barras ensaiadas, as «quaes, batidas em tostões e meios tostões, vêem avençar, para «sua real fazenda, a mais de 25 por cento, e os estrangeiros não «levam esta moeda, porque perdem n'ella, e ser-lhes-ha de mais «proveito levar sal e outras fazendas, de que pagam direitos por «saída; e mandar tambem que não haja trocadores de moeda, e «com isto se evitará tirarem tanta d'este reino; e que a moeda «cerceada se corte e não corra, por que a não tragam, como se «presume que elles a cerceiam.

«O tempo mostrará, depois d'estes beneficios feitos, o que «cresce de lavoura e mais mantimentos; e a esse respeito se po«derá pôr aos estrangeiros o gravame que parecer na saca de di«nheiro, que, sem preceder isto primeiro, seria arriscada cousa «fazer-se como fica apontado.»

# Carta da camara a el-rei em 29 d'outubro de 1624 <sup>1</sup>

«S. Mag.de, que está em gloria, no anno de 1591 mandou dar a esta camara de Lisboa o regimento, que se offerece, ordenando «n'elle que houvesse um presidente e seis vereadores, desembar«gadores, por serem as cousas do governo d'ella de tanta impor«tancia, da qual, como cabeça, dependia o de todas as outras ci«dades e logares do reino, para que dividissem os vereadores en«tre si os pelouros da governança da dita cidade, cumprindo o
«que pelas ordenações e regimentos e provisões e posturas está
«ordenado, como consta do principio do dito regimento e no § 71;
«e que o presidente fizesse dar tudo á execução, conforme as sen«tenças que forem dadas, e assim as mais cousas que convém ao

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe m. fs. 67.

A transcripção d'esta carta dispensa a d'uns embargos que o syndico interpoz, pouco mais ou menos pela mesma data, em nome e d'ordem da camara, por ter a mesa do desembargo do paço tomado conhecimento de certas petições, «e a se proceder por este modo nos casos d'ellas e nos que mais «se offerecerem» — liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 189 v. e segg. —, visto que toda a substancia d'esses embargos é a mesma da carta a que nos estamos referindo.

«governo da cidade, com brevidade, como consta do § 14 e § 15 «no titulo do presidente; e para cumprimento do dito regimento «se lhes concedeu mais, no \$ 70, que pudessem fazer assentos e accordos, que dessem á execução contra os culpados, sem ap-«pellação nem aggravo, como têem feito; e que tambem procedes-«sem contra os officiaes da cidade, seus inferiores, que não cumeprissem com suas obrigações, sentenciando-os em camara, sem «appellação nem aggravo, como consta no \$ 31 e 37 e 59 e 75; «e além d'isto, por provisões dos reis passados, que no dito regiemento se mandam guardar, como dito é, e por outras de V. «Mag.de, lhes é concedido que possam mandar açoutar e degradar, «sem appellação nem aggravo, em muitos casos, os que fôrem «contra as ditas provisões e posturas, e tomarem as aguas publi-«cas e quebrarem os canos d'ellas; e para que cada anno um ve-«reador devasse geralmente de todos os officiaes da cidade, e pro-«nuncie e sentenceie os feitos em camara com os outros vereado-«res. sem appellação nem aggravo, a qual devassa ora está tirando o vereador Luiz Vieira, conforme a dita provisão de V. «Mag.de Por entender V. Mag.de quanto convém a seu servico e bom governo d'esta cidade guardar-se o dito regimento, o en-«commenda e manda sempre em suas cartas, como consta espe-«cialmente do capitulo de uma d'ellas, que se offerece, do anno «de 618.

«E procedendo esta camara sempre n'esta conformidade, o des«embargo do paço interrompe o governo d'ella, tomando conhe«cimento d'aggravos e petições nos ditos casos, mandando por
«despachos seus, assignados por dois desembargadores, que res«ponda a camara e o syndico pratique n'ella; mandando, outro«sim, levar os autos, e com isto parando as causas e execução
«das sentenças, de modo que, sendo feitos summarios e de almo«taçaria, se fazem longos processos e immortaes, e a justiça pe«rece, e não póde a camara executar o que convém, e o que V.
«Mag.de manda que se execute sem haver appellação nem aggravo;
«e por esta maneira fica parado o governo da camara, até nas ma«terias de mantimentos e cousas ordinarias, que não soffrem dila«ção, e não basta todo o tempo da vereação muitas vezes, nem
«seus escrivães, para responder e ajuntar papeis que cada hora o
«desembargo do paço pede, tendo-se-lhe já outras vezes enviado; e

«chega a camara a não ter autoridade, nem se lhe ter o respeito «devido e obediencia, porque com uma petição simples vão logo ao «desembargo do paço, e com isso tudo fica parado, o que de pon-«cos tempos a esta parte se vae introduzindo cada vez mais: e de «antes não era assim, porquanto o desembargo do paco não coenhecia por isso d'estas peticões nem aggravos da camara, que alhe não pertencem por seu regimento, e sómente em alguns ca-• sos mais graves, em que se duvida se estavam concedidos á ca-«mara sem appellação nem aggravo, se davam as petições no go-«verno, e, parecendo n'elle que eram de admittir, se mandavam consultar no desembargo do paço; e o governo poucas vezes ad-«mittia as taes peticões, conservando sempre quanto podia ser a «autoridade da camara, como V. Mag. de e os srs. reis passados -fizeram e sempre foi estvlo, como consta da copia da certidão «do secretario de estado, Christovão Soares, o qual V. Mag.de •mandou sempre que se guardasse, e ultimamente consta pelo ca-«pitulo da carta de V. Mag. de, de 5 de setembro de 1623; e este «mesmo estvlo consta no liv.º 3.º do desembargo do paco, fs. ∢127 e 139. que o sr. rei D. Sebastião usou e os mais srs., até «nos casos que não eram sem appellação nem aggravo, conser-«vando e acrescentando a jurisdicção e autoridade da camara. E «para alterar o dito estylo toma occasião o desembargo do paco «d'uma resposta, que V. Mag.de mandou dar por carta sua, de 25 «d'abril d'este anno de 624, cuia copia se offerece, a qual não «deve V. Mag. de ser servido que prejudique a camara, pois ella «não foi ouvida, nem se deroga o sobredito regimento e as-«sentos e provisões de V. Mag. de, nem as outras respostas que «V. Mag.de tinha mandado dar; antes em contrario, porque se «fôra V. Mag.4» inteirado de tudo, e das razões e jurisdicção que «a dita camara tinha, lhe fizera mercê de a mandar conservar «n'ella, e em tempo em que espera da grandeza de V. Mag.de «toda a honra e acrescentamento, pelo muito que tem servido a «V. Mag.do nas occasiões que se offereceram n'estes annos, com «a satisfação e agradecimento de que V. Mag. de lhe fez mercê «mandar significar por carta sua.

«E não permitta V. Mag. de que seja diminuida na autoridade, «jurisdicção e confiança, que V. Mag. de fez sempre d'ella, e tem «e lhe foi concedida; porque nos ditos casos, que a esta camara são

concedidos sem appellação nem aggravo, não póde haver recurso «d'elles, senão só á pessoa real de V. Mag.de, porque só V. Mag.de-«pode moderar e revogar seus regimentos e provisões, assignados «por sua real mão, que os concede e não outro inferior; e assim o «governo d'este reino, nem o desembargo do paco não pode tomar-«conhecimento d'elles, porquanto entendem que o recurso, que V. «Mag. de diz na dita carta de 25 d'abril de 624, que seja para si. «isto é, á sua real pessoa, que basta ser ao governo : e além d'isso-«o desembargo do paco, sem ordem do governo, muitas vezes. «manda lavrar os autos, e com isso conhece dos ditos casos, com-«que faz parar a execução das sentenças dos vereadores. — Pelo «que seja V. Mag. de servido mandar declarar que o recurso seja «à real pessoa de V. Mag.de nos casos sem appellação nem ag-«gravo, e no reino se não tome conhecimento d'elles, como dito «é; e nos outros casos, que não fôrem concedidos á camara sem «appellação nem aggravo, se guarde o dito estylo, dando-se as «petições no governo, para que, admittindo-se n'elle, se mandem «consultar no desembargo do paco; e que sem a tal remissão do «governo não se admittam as taes petições no desembargo do-«paço, pois elle não póde conhecer, via ordinaria, d'isso, nem lhe epertence por seu regimento, nem ainda nos tempos passados, «quando não havia mais que um ou dois vereadores lettrados, «mórmente havendo hoje seis desembargadores providos por V. «Mag.de, que, conforme as ordenações do reino, é o numero bas-«tante para os maiores casos e de morte natural; e é tanto as-«sim, que, sómente nos casos que os reis commetteram ao desem-«bargo do paço, póde conhecer dos aggravos e queixas da camara, e por não lhe pertencer, via ordinaria, o conhecimento d'elles, •foi necessario a provisão que se offerece, pela qual sómente se «lhe concedeu conhecer dos aggravos e duvidas, que houvesse en-«tre a camara e a relação e outros tribunaes e o provedor da al-«fandega, e não entre partes, nem das sentenças e governo da •dita camara, como dito é.

«Quando V. Mag.do for servido que isto padeça duvida, e se haja mandar determinar, pede esta camara a V. Mag.do, humil-demente, que mande que no entretanto se não innove nem altere do dito estylo antigo, nem se faça obra pela dita carta de 23. «d'abril de 623 (aliás 25 d'abril de 1624), sem se declarar o que

«a camara pede; e que no desembargo do paço se não determine «estas duvidas, por ser sobre jurisdicção do mesmo tribunal em «que fica parte, mórmente tendo V. Mag. do mandado que se faça junta com dois desembargadores do paço e dois vereadores da camara, com o corregedor da côrte, Gabriel Pereira de Castro, «para que se ponha em limpo e em ordem um regimento para a «camara e sua jurisdicção, e não haver duvidas sobre ella.»

# Capitulo da carta regia de 23 de novembro de 1624 <sup>1</sup>

«Os officiaes da camara dessa cide me escreuerão a carta,  $\tilde{q}$  «vay com esta, sobre o modo de conhecer dos aggrauos, que della «se interpoem: encomendouos ordeneis se cumpra a resolução  $\tilde{q}$  «tomey per carta de 23 (aliás 25) de abril passado, aduertindo  $\tilde{q}$ , «nos casos que declarey  $\tilde{q}$  hade hauer recurso a mim, se não to-«mará petição em tribunal algum.»

# Consulta da camara aos governadores do reino em 10 de dezembro de 1624 <sup>2</sup>

«Temos por vezes lembrado a V.as S.as quanto convém ao ser«viço de Deus e de S. Mag.de e bem commum d'este povo, poder
«a camara executar a jurisdicção que tem por provisões e regi«mento de S. Mag.de, para bom governo d'esta cidade, e em ma«terias summarias d'almotaçaria, que não padecem dilação, e que
«no desembargo do paço se altera n'isto e no estylo que sem«pre houve, mandando responder a camara por petições simples
«de partes, com despacho assignado por dois desembargadores
«do paço, com que param os negocios e o governo ordinario da
«camara. E as taes petições se não admittiam no desembargo do
«paço sem commissão ou ordem do governo; e ainda conforme ao
«capitulo da carta de S. Mag.de, manda o dito senhor que, nos casos
«em que houver appellação e aggravo, se não tome conhecimento

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe m, fs. 70.

«senão por consulta do governo; que nos casos sem appellação «nem aggravo não quiz o dito sr. se pudesse conhecer, e que só «houvesse recurso a elle, porque elle só póde dispensar nas pro«visões e regimentos, assignados por sua real mão, em que o dito «senhor concedeu a dita jurisdicção á camara; mórmente que «pela dita carta se não derogam as ditas provisões e regimento, «como era necessario. E por a camara não ser ouvida tem dado «conta a S. Mag. do, e espera resposta.

«E porque o novo presidente e o escrivão da camara escrevem «da côrte que S. Mag. de tem mandado resposta, será mercê para «nós se nos mande dar, se for vinda 1, e no entretanto não per-«mittam V.as S.as que o desembargo do paço innove, como faz, «contra o estylo, jurisdicção e posse em que a camara estava, «pois tambem o dito senhor manda que nas duvidas da jurisdic-«cão da camara se faça junta com dois desembargadores do paço, «e dois vereadores, que estão nomeados, e o dr. Gabriel Pereira, epara se atalharem estas duvidas e se consultar ao dito senhor, e «nem o desembargo do paço por si resolvesse nem consultasse; «e assim pedimos a V. » S. » mandem se faça esta junta, e se ata-«lhem as duvidas que ha, porque chegam os negocios a estado «que de qualquer sentença, até interlocutoria, se toma conheci-«mento no paço, e se manda levar os feitos e se fazem os nego-«cios immortaes; e por esta via perece a justiça e para o governo-«da camara. E se antes de se ordenar a dita junta houver algu-«mas duvidas sobre isto que se pede a V.as S.as, em que o descembargo do paço aponta as razões que tiver, sejam V.as S.as ser-«vidos que a camara seja ouvida e aponte as que tiver, para S. «Mag. de mandar resolver o que for mais seu serviço, pois não é «tenção do dito senbor, nem de V.as S.as, que seis desembarga-«dores antigos da supplicação estejam sem jurisdicção, e a que «tinham sempre os passados de tempo immemorial; sendo assim «que S. Mag. de os prove, e no regimento que lhes deu, § 70, «manda que todos os assentos e accordos, que a camara fizer, se-«jam sem mais appellação nem aggravo, como sempre soía.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parece que o secretario de estado ainda não tinha transmittido á camara o capitulo da carta regia de 23 de novembro de 1624.

# Carta regia de 10 de dezembro de 1624 <sup>1</sup>

«Vreadores e procuradores da camara da cidade de Lisboa e «procuradores dos mesteres della, Eu ElRey uos enuio muito sau-«dar. Importa tanto a meu servico e a bem comum e conserva-«ção de meus Reynos e vassallos, e particularmente dos dessa co-«roa, trattarse, por todas as uias, de remediar o dano que os «estrangeiros de Europa tem feitto na India e conquistas ultra-«marinas, e o que procurão usurpar a nauegação e comercio del-«las, que, considerando eu os meos que poderia hauer de lho es-«toruar, se me representou, por hum muito importante, formar «hũa companhia, que, do modo que o fazem as q ba em Olanda «e Inglaterra, tome a sua conta o tratto da India, Mina e Guiné; entrando nella essa cidade como a primeira do Revno, e assy as «mais e os outros lugares e comunidades que o puderem fazer. «com os homes de neg.» e pessoas particulares, officiaes e minis-«tros meus que tiuerem cabedal; e que Dom Jorge Mazcarenhas. «do meu cons», e presidente dessa camara , o tenha particular-«mente a seu cargo, para presidir em hua junta, em que mando «ordenar se tratte tudo o tocante a esta materia, na forma que «Dom Jorge nolo cumunicara. Muito nos encomendo que nos dis-«ponhais ao facilitar e encaminhar de uossa parte, de modo que «se consigua, e os mais lugares do Reyno a uossa imitação ue-«nhão de boa uontade 3 no que tanto he necessario ao bem co-

<sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag. de, fs. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No archivo da cidade não encontramos diploma, por onde se possa precisar a data da nomeação de D. Jorge Mascarenhas, depois conde de Castello Novo, para presidente do governo da cidade. — De um despacho, que se acha registrado a fs. 207 do liv.º 11 d'Assentos, vê-se que em 31 d'outubro de 1624 já estava no exercicio d'este importante cargo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A perda de Ormuz, os desastres da Bahia, as pertinazes tentativas das nações inimigas, produzindo funestissimos revezes ao commercio e pondo em perigo a nossa riqueza colonial, e muitos outros accidentes, emfim, deram vulto ás vantagens que o governo de Filippe n pensara adviriam com a creação d'uma companhia para a navegação e commercio da India, interessando n'ella todas as pessoas de qualquer qualidade e estado que quizessem, e os concelhos do reino, conforme o recommendara muito á camara de Lisboa em carta regia de 19 de fevereiro de 1619—vid. «Elementos», tom. n, pag. 438.

«mum d'elle, procurando sinalar logo o cabedal que essa cidade «ha de metter na companhia, e que seja em quantidade corres-

A iniciativa patriotica do governo de Filippe n mirava a frustrar, ou pelo menos a restringir a influencia das companhias de navegação e commercio creadas pelos inglezes e hollandezes, e a desenvolver a prosperidade das nossas possessões ultramarinas; salutar medida, que levada á execução em bases solidas e duradouras, poupando-nos a duros sacrificios, manteria o predominio da nossa bandeira em muitos pontos do globo, onde ella sempre fôra temida e respeitada.

Ignoramos, já em outra parte o dissemos, o que então obstara á immediata organisação da companhia da navegação e do commercio da India; mas podemos suppôr que uma das principaes causas, senão a unica, foi estarem os povos exhaustos com a recente contribuição ou serviço voluntario, que se offerecera a el-rei para a sua auspiciosa vinda a este reino.

A camara de Lisboa, crente no bom exito de tal viagem, não se forrou a despezas e a diligencias para a conseguir.

N'esse grande acontecimento politico fundava todas as esperanças de que melhoraria o estado do paiz; que seriam confirmados os privilegios, graças e mercês que D. Filippe r concedera, e que outras obteria da munificencia regia.

Havia quasi dezesete annos que trabalhava por demover el-rei a praticar esse acto de justiça, e o monarcha assim como promettia logo faltava, inventando futeis pretextos para adiar a realisação da promessa.

Ultimamente a situação tornara-se mais tensa, e a má vontade do monarcha encontrou um certo desalento no governo da cidade, que d'algum modo enervava a sua acção nos negocios publicos.

Os povos manifestavam-se descontentes; os perigos e as violencias cresciam de dia para dia, e D. Filippe II, comprehendendo que, no proprio interesse, não podia espaçar por mais tempo a sua viagem, resolveu-se a emprehendel-a.

Foi n'esta conjunctura que chegou a Lisboa a carta regia de 19 de fevereiro de 1619.

O paiz, e principalmente a capital, só pensava na proxima vinda da magestade catholica; a camara acabava de conhecer experimentalmente o seu estado financeiro e o dos demais municipios do reino; a miseria era geral. Como, em taes circumstancias, se lhes poderia exigir outra contribuição para o estabelecimento da companhia da navegação e do commercio da India?

Veiu emfim D. Filippe II, e tão desastradamente se portou, tal foi o seu inqualificavel procedimento, que o paiz ficou ainda mais pobre e indignado. Quem pensaria em dar cumprimento á carta regia de 19 de fevereiro de 1619?

Os factos, porém, succedendo-se, punham em relevo o alcance d'aquella medida, e Filippe III, resolvendo leval-a á execução, escreveu á camara de Lisboa a carta a que esta nota se refere, e na mesma data e no mesmo sen-

«pondente a sua grandeza, de que me auisareis, esforçando a dar «calor ao effeito deste negoçio, de tal modo que se ueja com «quanta promptidão accudis a elle, e que em todas as occasioes «se sinala essa cidade, e continua o que sempre fez nas de meu «seruiço e dos s.res Reys meus predecessores, e responde ao «muito que eu a estimo. Escritta em Mª, &.»

tido ás demais camaras do reino, provavelmente nos termos da que dirigiu á villa de Ponte de Lima e se encontra na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

E para que tivesse melhor exito o seu intento encarregou o dr. Francisco Rebello Homem, a quem deu provisão de regimento e instrucções, «de ir «pelo reino interessar as cidades, villas e pessoas particulares na companhia «do commercio». — Dita coll.

Francisco Rebello Homem foi nomeado vereador da cidade de Lisboa em agosto de 1628, talvez em remuneração do bom desempenho d'aquelle encargo.

Instituiu-se, finalmente, a companhia de navegação e commercio da India, Mina e Guiné, e essa tentativa infeliz só á camara de Lisboa custou cento e cinscenta mil cruzados, pagos em trez annos.

Os resultados não corresponderam á espectativa, sem duvida porque os meios empregados não fôram aquelles que o bom senso aconselhava, e porque o insidioso systema do governo de Castella não inspirava confiança bastante para uma empreza de tão grande folego.

É verdade que Filippe in destinou a essa empreza diversas consignações — algumas de valôr; comtudo parece que depressa se retrahiu, reflectindo, talvez, quanto poderia vir a ser funesta aos seus maliciosos projectos aquella companhia portugueza, tornando-se muito poderosa, e a influencia que ella viria a exercer nos futuros destinos da nação.

Assim, o que n'outros paízes constituia um agente de prosperidade, foi para nos um infortunio, deixando-nos ainda mais arruinados e enfraquecidos.

Em carta regia de 13 d'abril de 1633 — «fôram declaradas extinctas a «junta da real fazenda e a companhia do commercio, ficando tudo incorpo«rado no conselho da fazenda, o qual seria governado por um só ministro, e
«não pelos vedores, como até então; e que para a presidencia do mesmo
«conselho havia sido nomeado o conde de Miranda, do conselho de S. Ma«gestade; determinando-se, outrosim, que o dito conselho da fazenda se go«vernaria interinamente pelo regimento que tinha, emquanto não fôsse re«formado.» — Dita coll.

Em consequencia da carta regia de 10 de dezembro de 1624, a que diz respeito a presente nota, lavrou-se, em mesa da vereação, o assento de 21 de janeiro de 1625, que vae transcripto na sua devída altura.

# Carta do bispo, inquisidor geral de 10 de janeiro de 1625 <sup>1</sup>

«Ha mtos tempos q̃ no senado da camara não são os familiares «do sto offo tão fauoreçidos, como era razão, e os resptes que passo ha eu posso affirmar a V S que os não alcanço; os q̃ se «apontão de serem preuilegiados, pouca força tem, pois a outros «de differentes priuilegios não se lhe faz molestia. Agora tem «nesse senado huã causa, e pretendem que nelle se declare hum «assento, q̃ se tomou no anno de 1609 2; siruasse V S, por me

Os familiares da inquisição allegavam que esta prohibição se não entendia com elles, porque a camara assim o tinha declarado em despachos posteriores. Sobre este ponto, e a respeito de pagamento de fintas, moviam elles frequentes questões, como se vê d'uma petição que a seu favor, ao que parece, o Santo Officio dirigiu ao governo, e é do theor seguinte:

«ElRey Dom Sebastião, que está em gloria, concedeo grandes priuilegios aos familiares e ministros do Sancto Officio, que estão no Secreto da San-«cta Inquisição, confirmados por S. Mg.de, e o primeiro e principal he hum «Aluara, cujo traslado aqui usi junto, concedido o anno de 1562. Se V. S.» «Ill.» se seruir de o mandar ler, uerá, pello encareçimto das palauras delle, «como o ditto Snnor Rey não quiz que os familiares fossem fintados em «tempo algum pa nenhua finta, nem repartição de qualquer qualidade que «fosse, nem ainda pa o seruiço dos cem mil tt.dos que esta cidade lhe fez nas «cortes que celebrou nella no ditto anno de 562, nem em outros quaisquer q «em tempo algum succedessem. E tanto foi esta sua vontade que, só neste «priuilegio de fintas, poz pena de 6 mil reis de encoutos ás justiças e quais-«quer pessoas que lho não guardassem. E assi se guardou até hoje inuiola-«uelmte, sem se interromper esta posse, em q estão, de não pagar finta de «sesenta e dous annos a esta parte, que tantos ha que gozão do ditto privile-«gio, como se ve da data do ditto Aluara; e isto sem embargo de muitas oc-«casioes que se tem offerecido pa materias mais graues e de mais porte, que «esta de que se tratta, ventiladas tanto pello Senado da Camara, como por coutros Tribunaes.

«E porque se nos queixarão tres familiares, guadamiçileiros, que os Juises

<sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. «Elementos», tom. 11, pag. 204.

O assento de vereação de 4 de junho de 1609 prohibia se votasse em pessoa privilegiada para qualquer cargo, assim de proveito e honra como de trabulho e serviço do povo, ainda mesmo que as pessoas eleitas renunciassem seus privilegios.

«fazer merçe, de procurar a esta gente todo bom despacho, pois «he justo que os ministros da fé sejão fauorecidos, principalmente

«de seu officio lhe repartirão certa finta, de pouca consideração, de dous ou stres tostoës a cada hum, mas q elles não querião quebrar seu priuilegio, mandamos uir ante nos os dittos Juizes, e lhes dixemos como os familiarés do Sancto Officio não deuião ser fintados, maiormente quando elles confessarão nesta meza que não tinhão mandado espicial p isso, quanto mais q, p derogar huã prouisão delRey, tão efficaz como a sobreditta, se requere outra em contrario, e não hum mandado geral da Camara, que não comprehendia nem fallaua em priuilegiados, conforme nos dixerão os dittos Juizes dos guadamiçileiros, nem he de crer que essa fosse a tenção daquelle Senado, senão que instado dos officiaes da bandra e caza dos uinte e quatro, que são grandes inimigos dos familiares do Sancto Officio, e trazem com elles demandadas antiguas sobre seus misteirados, auizarão a V. S. da editta queixa que se lhes fazia nesta materia.

«Porem V. S. Ill.<sup>ma</sup> deue aduertir que os familiares nunqua forão excluidos «dos cargos de seus officios, antes em hum acordo q a camara tomou sobre «não serem eleitos nenhuns dos outros priuilegiados, logo ao peé delle poz «declaração que aquillo se não entendesse nos familiares do Sancto Officio; «e porque em alguns regimtos não estava escritta esta declaração, e uinha «em duuida nas eleições, queixandosse os familiares ao Senado de lhe porem «as dittas duvidas, o ditto Senado o declarou por mtos despachos, e em certa «occasião o julgou por sentenca, e condenarão em custas aos Alfavates que «nisto forão partes. Aqual sentença os familiares tem tirada do processo, e \*passada pella Chancellaria do mesmo Senado; e porque, com esta ditta «sfiça, não podião acudir a tantas partes quantas são as eleicões dos officios «mecanicos desta cidade, mórmente porque todas se fazem no mez de Ja-«neiro de todos os annos, no anno de 619 pedirão a camara que mandasse «trasladar o sobreditto em todos os regimtos dos officios, pa que nunqua «mais allegassem ignorancia, e a cidade assi o mandou sem obrigação nem «encargo algum; e o que huã uez passa em cousa julgada não pode mais «alterarse, e menos pellos proprios Juizes que o sentençearão, quanto mais «q não he materia tão leue isto de pagar fintas, que, em cazo que os fami-«liares consentirão nisso, desistindo de seus priuilegios, erão mereçedores de «V. S. os mandar castigar muy bem por isso.

«E se a camara diz que tratta de os fauoreçer, entenderseha assim se os «admittir, como tem assentado, a todos os cargos de seus offiçios, sem em«bargo de serem priuilegiados, aliás fintandoos e constrangendoos ainda
«em cousa de tão pouco porte, não he fauoreçelos, senão antes auexalos e
«darlhes molestia, pello que não deuem, que essa he a merçe que ElRey lhes
«faz, em quanto diz que os não constrangerão a seruir offiçios seus, nem dos
«pouos, contra suas uontades.

«E por outro Aluara delRey, que outrosi está neste secreto, em que ha

«aquelles que não tem outra satisfação mais q ser preuilegiado. «G<sup>do</sup> Ds a V S. De casa, 10 de jan<sup>ro</sup> de 625. — O Bpō, Inq<sup>dor</sup> g<sup>al</sup>.»

# Alvará regio de 16 de janeiro de 1625 1

Concedendo que, durante um anno, e por esta vez sómente, pudesse a camara, por um dos seus vereadores, tirar devassa dos officiaes da cidade não designados na provisão, que para aquelle fim era costume renovar de quatro em quatro annos <sup>2</sup>, pois que

«por bem que nos cazos crimes dos familiares os Inquisidores sejão seus «Juizes, excepto em alguns cazos, diz estas proprias palauras, a saber: e «quando tiuerem officios meus ou dos pouos e Respublicas, e delinquirem «nelles ou em cousas tocantes aos dittos seus officios e carregos, em os «quais cazos conheçerão as justiças seculares, contra os dittos familiares, e anão em outros por graues q sejão. Das quaes palauras se infere que ElRey «os não priua de seruirem cargos seus, nem dos pouos e Respublicas, nem «a Camara os podia excluir, pois lhe fica jurisdição pa os castigar, se delin-«quirem, nos cargos em q os admittir ; mas não por isso lhe pode quebrar as eliberdades e graças que os Reys lhes conçederão, como são estas de não paegar finta, tomarlhe cazas, constrangelos a seruir cargos contra suas vonta-«des, e as demais conteudas no ditto Aluara : que gozar das merçes e li-«berdades que os Reys concedem não he delicto, antes não o fazer será ne-«gligençia e desprezo das dittas merçes. Alargamonos tanto nesta materia, «porque he cousa que cada dia nos uem as mãos, e nos occupa o tempo eque auemos mister pe cousas de maior consideração; e o mesmo deue de «ser no Senado da Camara, pello que nos pareçe V. S. Ill. ma deue concluir «isto por hua uez, dandolhe a entender que os familiares fazem o que de-«uem, e que tem justiça pa serem preferidos aos demais officiaes que não «seruem ao Sancto Officio, e admittidos a todos os cargos de seus officios, e cos que lhe couberem da Republica, sem embargo de seus priuilegios, que «esta differença ha de auer dos priuilegiados aos outros que o não são, aliás «não lhe fazia Sua Mg.de nenhuã merçe, nem recebião premio algum por tanctos seruiços, como de contino fazem a D. Nosso Snnor e a Coroa Real e ainda a esta Republica.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 1.

Esta petição não tem data, mas deve ser do anno de 1624, pois que n'ella, citando-se um alvará do anno de 1562, allega-se que havia 62 annos estavam os familiares do Santo Officio no gozo do privilegio que aquelle alvará lhes concedia.

<sup>1</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. «Elementos», tom. 11, pag. 64, alv. reg. de 28 de junho de 1590 e a nota 2 que lhe diz respeito.

O ultimo alvará que autorisava a camara a devassar dos seus officiaes, tem

em virtude da ultima d'essas provisões se não podia perguntar mais que pelos officiaes n'ella declarados, «ficando de fora muitos «outros, que era bem se perguntasse por elles, como erão: o con«tador da cidade e seu escriuão, o tesoureiro della, os prouedo«res da saude e o do porto de Belem e os escriuaes de seus caregos, os almoxarifes da imposição do vinho e carne e os escriuaes de seus cargos, os meirinhos da cidade e da saude e escriuaes de seus cargos, os juizes e escriuaes, compradores e examinadores dos officios mecanicos, que tomão juram. o em camra, «e nella fazem termo de comprirem com suas obrigações.»

# Assento de vereação de 21 de janeiro de 1625 <sup>1</sup>

Asemtouse em meza, plos abaixo asynados, semdo vta a carta de S. mgdo q, em dez de dezro pasado, mãodou escreuer a esta camara, sobre a resolução que foy servido tomar de que ouvese copanhia nesta cydade pa o comercyo da Imdia, myna e guine, como mais largamto se cotem na dyta carta e na instrusão que S. mgdo mãodou dar ao prezidemte a, a quall tambem foy lyda nesta

a data de 6 d'outubro de 1623, e principia assim: «Eu ElRey faço saber, aos «que este aluara virem, que, por mo pedir a cidade de Lixboa, ey por bem «e me praz que hum dos vereadores da dita çidade, que na mesa da camera «della for elleito, tire cada anno deuassa dos almotaçeis das execuções e da «limpeza e de todos os maes offiçiaes da cidade, comforme as prouisoes sobre «isso passadas e na maneira nellas declarada, e assi do juiz das proprieda—des da dita cidade (e seu escriuão) por seu uerdadr.º nome ser de almotaçe «e se lhe não tomar residençia; e em lugar dos rendeiros da almotaçaria, de «quem se deuasaua, quando os auia, se deuasara dos quatro zeladores della, «que em seu lugar forão elleitos e ao diante se elegerem.» — Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 40.

<sup>1</sup> Liv. n d'Assentos, fs. 209.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A carta é a que, com data de 10 de dezembro de 1624, vae transcripta a pag. 129 d'este volume; as instrucções são as seguintes:

<sup>«</sup>D. Jorge Mascarenhas, presidente amigo. — Considerando eu o muito que «importa a meu serviço e ao bem commum e conservação de meus reinos e «vassallos, e particularmente dos da corôa de Portugal, attender por to-das as vias, que se offerecerem, a impedir ás naus estrangeiras d'Europa a «navegação e commercio da India e conquistas ultramarinas, em que d'al-

«meza, e vão tresladadas adyamte deste asemto, que a camara es-«creuese loguo a S. mg<sup>de</sup> as grasas da merce e animo co que de-

«guns annos a esta parte se começaram a introduzir, e que procuram usur-«par de todo, e divertindo-lhes os ganhos e interesses, que lhes resultam «d'este trato, convertel-o em utilidade de meus vassallos; e que um dos «meios mais efficazes, que póde haver para o conseguir, será ordenar na ci-«dade de Lisboa uma companhia, que, do mesmo modo que as ha em outras «partes, com cabedal em commum, se empregue na navegação e commercio «da India, Mina e Guiné, armando as naus e navios, e enviando as merca-«dorias e empregos necessarios para se trazerem d'aquellas partes as drogas «e mais cousas, que dão de si, e se beneficiarem e venderem por ordem da «mesma companhia: tenho resoluto que se trate de erigir logo, e que n'ella «entrem a cidade de Lisboa e as mais cidades, villas e logares e communi-«dades de Portugal, e assim todas as mais pessoas particulares, de qualquer «qualidade, estado e condição que sejam, officiaes e ministros meus que o qui-«zerem e puderem fazer. E por a muita satisfação e confiança que tenho de «vossa pessoa, entendendo que com larga experiencia, que adquiristes nos «cargos e logares de meu serviço, que haveis occupado, podereis pôr em praetica um negocio tão grave, e em cujo bom encaminhamento e successo vae «tanto: houve por bem de vos provêr do cargo de presidente da camara de «Lisboa, para que, como cabeça d'aquelle tribunal, trateis com ella e com as «mais cidades, villas e logares do reino, o modo com que hão de entrar na «companhia, mettendo cada um o cabedal que lhe fôr possivel, e se lhe dê «principio com a maior brevidade que houver logar, para o que guardareis a «instrucção seguinte:

«Como chegardes a Lisboa dareis aos governadores a minha carta que le«vaes, pela qual se lhes avisa da resolução que tomei n'este negocio, encarre«gando-lhes vos dêem todo o favor e assistencia que cumprir para o prose«guirdes; e, mostrando-lhes esta instrucção, ireis a elles o dia que vos assi«gnalarem, para se assentar como se ha de proceder no que adiante se de«clara, e se podêr começar sem perder tempo.

«Hei por bem que tudo o que tocar á companhia, e ao modo com que se ha «de formar, governar e administrar, se trate em uma junta, em que vós pre«sidireis, e entrarão n'ella: —D. Jorge d'Almeida, e o desembargador João
«de Frias Salazar, vereador da camara de Lisboa; Diogo das Povoas, pro«vedor e feitor-mór das alfandegas do reino, e Leonardo Fróes, e trez ou
«quatro homens de negocio, intelligentes e praticos da mercancia, que os go«vernadores, com vosso parecer, escolherão. E, entendendo-se que convém
«entrarem mais pessoas, me avisarão os governadores, com vosso parecer,
«dos que deve haver.

«Na junta, que se ha de fazer na parte que os governadores assignalarem, «se verá um papel que vae com esta instrucção, assignado por Francisco de «Lucena, do meu conselho e meu secretario d'estado, no qual se apontam al-

«sejana de restaurar ho comercyo, e a comfiamsa que em parte-«cular fazia desta cydade, e da estimasão e lugar q averia por «bem q ela e a camara tiuese sempre em todas estas materias e «admynistrasão delas, como a S. mg<sup>do</sup> meresya por seu zelo e

«gumas cousas, que, para bem e augmento da companhia, se devem ordenar; «e do que sobre cada uma se offerecer, á junta se farão consultas, assignadas «por todos, que remettereis aos governadores, para elles mas enviarem com «seu parecer, e, tendo eu tudo presente, resolver o que fôr mais conveniente «a meu serviço e á conservação dos commercios, e se dará execução. E «muito vos encarrego a brevidade em tratar os pontos e fazer as consultas, «para que, por todas as vias, se ganhe o tempo; e do mesmo modo me po-derá a junta consultar o mais que se julgar que convém ao pem e augmento «da companhia.

«E porque com a camara da cidade de Lisboa, como o primeiro logar do «reino e parte tão principal que ha de ser no negocio, e dar exemplo aos «mais logares que se disponham e animem a entrar na companhia, é justo «que se communique tudo o que se ordena, o fareis assim, e tratareis logo «do cabedal que a cidade póde metter na companhia, de que se me avisará: «e eu lhe mando escrever sobre a materia a carta que levaes.

«Tambem levaes cartas para as mais cidades e villas do reino, que têem «voto em côrtes, em que se lhes encarrega que entrem na companhia, as «quaes lhes enviareis quando vos parecer tempo conveniente; e, communi«cando-o com a junta e com os governadores, lhes apontareis largamente as «conveniencias d'este negocio, para que de melhor vontade se disponham a «elle; e as respostas se verão na junta, e se me dará conta d'ellas, e do que «parecer que mais se deve ordenar. E sendo necessario escrever-se a outros «logares mais, m'o avisareis e enviareis memoria d'elles.

«Com os homens de negocio e pessoas que têem cabedal para entrar na «companhia, tratareis que o façam, procurando que entendam o muito que «interessarão, e assegurando a todos da boa conta e razão que ha de haver do «dinheiro que n'ella entrar, e que por nenhum caso nem necessidade, por pre«cisa que seja, se ha de tocar a elle, nem tomar-se ou dispender-se em ou«tros effeitos mais d'aquelles para que se ordena; e que, com os ganhos e in«teresses que resultarem do que cada um metter, se lhes ha de responder
«pontualmente, ou para os cobrarem, ou para acrescentarem o mesmo cabe«dal que houverem mettido, como o quizerem e melhor lhes estiver.

«Em tudo o que fôr conveniente e necessario para encaminhar melhor este enegocio, e assegurar e acreditar os principios d'elle, recorrereis aos gover-nadores que vos darão a ajuda e favor que houverdes mister, e eu espero de evossa prudencia, autoridade e zelo para as cousas de men serviço, que o disporeis de maneira que correspondaes inteiramente ao muito que confio de vós, e seja causa de se acrescentar a boa vontade que vos tenho, e de efolgar de vos fazer honra e mercê. — Martim Gomes de Figueiredo a fez em

«amtiga lyaldade e promtidão co que se dispos sempre a seu reall «seruiso e bem comu deste Revno: e, em comformidade diso, «estava prestes pa ajudar esta companhia por todos hos meyos q «pudese, e que faria esforso pa emtrar nela co maior cabedall que «suas forsas desem lugar; e q, pa mais seguraosa da companhia «e das outras cydades e parteculares do Reyno emtrarem nela, «fose S. mgde seruvdo maodar pasar pronizão especyall, com to-«das as clauzulas nesecarias, pa, de sua parte e poder Reall, se-«gurar a todos ho cabedall com que nela emtrasem, e se rezistar «nesta camara e nas mais do Reyno; e que aos nobres e titolos «dele escreua S. mg<sup>40</sup>, emcarregamdolhes ho q<sup>40</sup> comvira emtrarē «nesta companhia, e darem ezemplo ao Revno, porq co iso hos «pouos e parteculares se anymem a entrar nela co mais comfiamsa, e com estimasão e reputasão do comercyo, como covem pa eser em comu, e se restaurar como S. mgde hordena. E por que «he notorio ho estado em q a camara esta, co suas remdas emepenhadas, e q não chegão as despezas pubrigas e forsozas, e de «calsadas, e que sempre lhe foy forçado valerse da impocyção do «reall dagua, asim pa as ditas nesecvdades, como pa outras, e de «peste, de que nos ds lyvre, sera neseçario com esta cosidirasão «fique alghua parte, que a meza pareser lyvre, pª todo ho suseço; «e que ho mais que figar e puder ser, a respto do que oje remde, «lyvre do emcarguo dos juros que pagua, que se vemderão co-«lsa de S. mgde pa outras ocaziois pasadas, q se vemda da mesma «man<sup>ra</sup> em juro, p<sup>a</sup> if<sup>to</sup> de que o d<sup>ro</sup> que diso rezultar sirua p<sup>a</sup> o «dyto cabedall; e asim mesmo tudo o que ouver do remdymto «pasado da dyta empocyção que estiver caydo, e asim mais tudo «o que se for cobraodo do que se lhe deue, por quall quer via «que seja, pa acresemtar ho cabedall; e os remdymtos, imtereses «e ganhos q rezultar do dyto cabedall se tirara loguo, pª com iso «ir dezempenhaodo a dyta empocycão, asym do juro, que hora se «vemder pa o dyto cabedall, como ho mais que esta vemdydo so-«bre ela, pa lybertar ho pouo, e ser isto comforme a temsão da «prouysão de S. mgdo quaodo se empenhou a dyta impocyção; e

<sup>«</sup>Madrid, aos 10 dias do mez de dezembro de 1624 annos.— E eu, Francisco «de Lucena, a fiz escrever. Rei — Duque de Villa Hermosa Conde de Fica»lho.» — Liv. n d'Assentos, fs. 211.

«que a deministrasão dela e do dyto cabedall sempre correra im«solydo p¹a meza da vereasão, sem mais depemdemcya ne entre«vemsão alghua, e por ela se rezoluera tudo, como te guora se
«fez, com lyvre e jerall admynistrasão que S. mgdo lhe comsedeo
«quaodo se impos a dyta impocyção.»

#### Carta da camara a el-rei em 25 de janeiro de 1625 <sup>1</sup>

«O presidente D. Jorge Mascarenhas trouxe a esta camara a «carta de V. Mag.de, de 40 de dezembro passado, sobre a com-«panhia que V. Mag. 40 n'este reino manda formar, para sustentação e restauração do commercio da India e dos mais estados «ultramarinos d'esta corôa, e nos communicon a instrucção de V. «Mag.do para esto negocio, e o cuidado com que V. Mag.do man-«dava tratar d'elle, em razão do bem publico e da conservação «dos ditos estados, de que o reino e esta cidade particularmente «tanto dependem; e assim significamos todos quão dispostos es-«tamos para, com todo bom animo, entrarmos a servir a V. Mag. de «n'esta companhia, com todo o cabedal que nos fôsse possivel. E, considerando o estado presente das cousas, e quantos effeitos «d'ella se pódem esperar para as melhorar, e as commodidades «que d'isso podem resultar ao reino e a este povo, tão interes-«sado nas perdas que se têem padecido, e o intento com que V. «Mag.do manda tratar por este meio da prevenção das maiores «que ao diante se podem temer, em nome d'elle beijamos a real emão de V. Mag.de, reconhecendo a particular mercê que V. Mag.de «lhe faz, e a todo o reino, em mandar tratar d'este negocio, es-«tando mui certos da santa tenção e zelo do bem commum de «seus vassallos, e a forçosa occasião e mui justos respeitos com «que V. Mag.de, como pae da patria, se move a entrar n'elle.

«Praticou-se esta materia na camara, e o modo em que V. Mag.de «melhor poderia n'elle ser servido, de maneira que a resolução «fizesse exemplo e caminho aos mais; e, com estes presuppostos,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 79.

«se assentou que tendo esta companhia effeito, como se espera, «mettesse a cidade n'ella tudo o que fica livre do rendimento da «imposição do real d'agua, pagos os juros que d'ella se venderam «com licença de V. Mag. 40, em occasiões passadas, e que para cisso se vendam de novo os juros que couberem no dito sobejo, «para que será necessario licença de V. Mag. 6; e que á quantia «que proceder d'esta venda se junte mais o que houver cahido «da dita imposição, pagos os juros que lá estão impostos, e assim «o que se cobrar das dividas, que se lhe devem, em cuia execu-«ção se fica entendendo, como tudo será mais particularmente epresente a V. Mag. do por a copia do assento da camara, que com «esta enviamos a V. Mag. 4e, em a qual se apontam alguns meios e «cousas, que nos pareceram convenientes para os pobres, nobres «e particulares do reino haverem de entrar n'esta companhia com «a segurança que convém, e V. Mag.do, sendo servido, os mandará «e ordenará o que mais houver por seu servico.

«E V. Mag. 40 se deve haver por bem servido do animo e boa «vontade, com que n'esta occasião a camara se dispoz a servir a «V. Mag. 40 com um effeito de tão grande importancia, sendo as ne«cessidades d'ella e d'este povo tantas, como se sabem; e sendo «este serviço, sobre muitos outros, de tanta substancia, como fô«ram os que todos estes annos fez a V. Mag. 40, pelos quaes es«peramos da grandeza de V. Mag. 40 que, pondo os olhos em tão «particulares razões e serviços, mandará ter com esta cidade a «conta que por elles, e pelo amor e antiga lealdade, com que os «vassallos d'ella acodem ao serviço de V. Mag. 40, tão justamente «merecem, fazendo-lhe V. Mag. 40, para conservação de sua juris«dicção e autoridade e melhoramento de suas rendas, as mercês «que temos pedido a V. Mag. 40, que todas se pretendem para V.
«Mag. 40 melhor ser servido, e os ministros d'ella puderem con«seguir este intento com mais commodidade e maior respeito.

## Assento de vereação de 25 de janeiro de 1625 1

Resolve a camara que todos os sabbados de quaresma haja sermão na casa de Santo Antonio, e que os pregadores sejam dos seguintes conventos: — de S. Francisco, da cidade, no 1.º sabbado; de S. Domingos, no 2.º; de Santo Agostinho, no 3.º; do Carmo, no 4.º; da Trindade, no 5.º; da Companhia, no 6.º; de S. Francisco, de Xabregas, no 7.º; e a cidade n'elles (sermões) se achará presente, saindo da mesa uma ou duas horas mais cedo do que o costume.

## Consulta da camara a el-rei em 4 de fevereiro de 1625 <sup>2</sup>

Pedindo licença para, sem vexame e com toda a moderação, alterar o regimento do ver-o-peso, elevando 50 %, pouco mais ou menos, o rendimento d'aquelle antiquissimo estabelecimento municipal, vindo este excesso de receita a importar, quando muito, em 400,5000 réis 3.

#### Capitule da carta regia de 22 d'ageste de 1625

«Vi uma carta da camara d'essa cidade sobre se alterar o regimento do «ver-o-peso, a respeito da reducção das moedas, para que ordeneis que a ca«mara proponha o que se lhe offerece que convém mudar.»

Assim o fez a camara na seguinte

#### Consulta de 9 de setembro de 1635

«Pela consulta que a cidade fez a V. Mag.de, em 4 de fevereiro d'este «anno, significou a V. Mag.de em como ella dera sempre os regimentos da «casa do ver-o-peso, conformando-se, no pagamento dos direitos d'elle, com «os tempos e preços das cousas, e mudando as moedas antigas ás usadas e «praticadas; e a este respeito, pagando-se os ditos direitos por gigas e mea«lhas, se reduziu, na era de 1472, a ceitis e meios reaes, por já n'aquelle tempo «se não ter noticia de tal moeda.

<sup>1</sup> Liv. 11 d'Assentos, fs. 210 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 73 v.

<sup>3</sup> Á margem do registro d'esta consulta está o do

Para justificar este pedido, diz a consulta:

«A camara d'esta cidade de Lisboa deu os regimentos do ver-

«E porque tambem n'este presente não ha os ditos ceitís, e os rendeiros. da renda da casa levam mais do que lhes é devído, em prejuizo do povo, determinou a cidade fazer novo regimento a cousa certa, por convir assima o bom governo d'ella e bem commum, e mudar o pagamento de ceitís em moedas que ora correm e estão em uso, com algum acrescentamento; e posto que o pudesse fazer, na fórma da posse immemorial em que estava, pediu de mercê, pela dita consulta, licença para isso a V. Mag.de, e que pudesse n'elle acrescentar algum rendimento, mas que não passaria de mil cruzados, sem fazer molestia nem prejuizo consideravel ao povo, visto haver 148 annos que o dito pagamento corre por ceitís, sendo assim que de então para cá se alteraram tanto os preços das cousas, que n'aquelle tempo valia mais um ceitil do que agora valem 2 réis, que foi a razão porque V. Mag.de fez mercê aos officiaes da justiça do dobro dos salarios, que d'antes tinham, e a outros muitos, que o não eram, crescença em seus ordenados, fundando-se V. Mag.de n'esta mesma razão.

«E porque V. Mag.de nos fez mercê mandar responder por um capitulo de carta, de 22 d'agosto passado, que com esta torna, que a camara propuzesse que se lhe offerecesse que convinha mudar, ao que a camara satisfez com os apontamentos e capitulos aqui juntos, pelo que pede humildemente a V. Mag.de lhe faça merçê, em consideração da muita quebra que tem em suas rendas, e os muitos gastos que lhe accrescem, de os approvar e dar licença para que n'esta conformidade se faça o dito regimento, pois tudo redunda em serviço de V. Mag.de e bom governo d'ella, e ter melhor com que acu-dir a suas obrigações.» — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 95.

O regimento do ver-o-peso, do anno de 1472, a que se refere esta consultaé o que consta da seguinte

#### «Postura ij — Do que se bade pagar das mercadorias «na casa do ver do pezo

«Os vereadores e p.dor e procuradores dos mesteres desta mui nobre e«sempre leal cidade de lx.\*, vendo como o regimento da casa do ver do pezo«estaua ja roto, e os direitos que s'auião de pagar per cada húa mercadoria.
«de se pesarem, e assi de dormirem de nocte na casa do dito pezo, se man«daua pagar por mealhas (metade d'um dinheiro) e por gigas (medida por
«que se pagavam os direitos em genero) e por outros nomes, que agora não«são custumados, por onde se seguia muitas vezes os rendeiros leuarem mais«do que lhes pertencia; e por cumprir a bem do Pouo e bom gouerno da ci«dade, ordenarão este regimento que se segue:

«Todo o Mercador que trouxer mel, azeite e sumagre ao ver do peso, p.»

o-peso de tempo immemorial a esta parte, conformando-se, no
 pagamento dos direitos, com os tempos e preços das cousas, e

«vender so Pouo, abrira logo a venda das ditas mercadorias, e as não po-«dera meter em outra algua parte senão dentro na dita casa, ateé serem «vendidas, sob pena de, quem quer que o cont." fizer, pagar por cada vez equinhentos rs, a metade p. a cidade e a outra p. quem o acusar. «De toda a aroba de qualquer mercad.ria que se pesar dentro na casa do «ver do pezo, pagarão doze ceptis, e mais não →De dormida, de cada nocte, de quais quer mercad.rias que forem soltas, s: «de todo metal, breu, brazil, fruta d'Algarue, marfim e pao, que não forem encaixadas nem liadas nem onsacadas, pagarão hum ceptil por aroba, e emais não De qualquer saca grande ou caixa ou quarto ou cabre (calabre) pagarão «dous rs por nocte ij rī ~De piparotes (vasilhas pequenas), sacos e canastras pagarão m.º real, cada «nocte m.º real \*De pipa ou bota (cuba) pagarão quatro rã de dormida, cada nocte iiii rb →De toda a aroba de seuo cru pagarão hum ceptil j ceptil «De odre de mel e de azeite pagarão m.º real de dormida, cada nocte m.º real «De talhas de mel dous rs de dormida, cada nocte ij rī De pote de mel pagarão hum real de dormida, cada nocte j real De qualquer saca pequena, assim como d'arros e semilhas (batatas), e de coutras cousas semelhantes a estas, pagarão hum real de dormida, cada «noete j real «De todo o costal de fio redondo ou comprido ou feixe de linho ou de estopa «pagarão de dormida hum real, de cada nocte «De qualquer bota ou tonel de l.º (linho) ou de estopa pagarão hūa mão, a «milhor que vier, que peze dous arratis, e de pipa e saco hūa mão e emais seu pezo; e pagarão mais quatro ra de dormida, cada nocte iiij ra «Qualquer mercador que tiuer suas mercadorias fora e quiser vender no al-«pendre do ver do pezo, pagara por dia dous rã; e tambem se isto enten-«dera nas p.as que venderem na rua «De qualquer pam de sera ou seuo cozido pagarão de dormida, cada nocte «dous ceptis «E quais quer rendeiros, que tiuerem esta renda arendada cada hü anno ∗á cidade, não comprarão mercadoria algua que uier pª a casa, nem dentre «na casa, que vier pa vender ao Pouo sem a diligençia e ordem, que se con-«them no regimento do juiz do ver do pezo, assima escrito; e o fiel da ba-√lanca, que tal souber que fas o rendeiro, o irá logo faser saber á camara, •sob pena de dez cruzados. «E o dito fiel da balança pesará todas as mercad.rias per sua mão ; e achando «que as não peza e dá lugar a outrem que as peze por elle, sem 1.94 da ci-

adade, pagara quinhentos ra por cada vez que em ello for comprehendido;

«com a mudança das moedas, que se fôram por os tempos inno-«vando, por já não haver as mais antigas, que eram gigas e mea-

«e assi a outra parte que por elle pezar, das quais averá a metade quem o-

«Todo o rend.<sup>∞</sup> que tiuer esta renda arrendada á cidade, não leuara mais «que o contheudo neste regimento, e achandosse que leua mais pagara por «cada vez dez cruzados da cadea, de que avera a metade quem o acusar.

«E todo o fiel terá cudado d'olhar as balanças e pezos das pessoas que «vendem o mel no alpendre, p. saber se fazem verdade ao Pouo; e achando «que não fazem o que deuem, o fara saber logo aos almotações das execu- «çois, p. os castigar na pena da postura, as quais penas pagarão do tronq.º; ee o fiel da balança pora cada dia este regim. to junto da balança, p que as «partes o vejão e saibão o que hão de pagar, e por cada dia que o não po- «zer pagara mil rã, a metade p a cidade e a outra p. quem o acusar.» — Liv.º das posturas reformadas e recopiladas no anno de 1610, fs. 273 v.

As palavras que n'esta postura ou regimento vão entre parenthesis acrescentamol-as nós como explicação.

Parece que o senado da camara não conseguiu d'esta vez o seu desejo, porque o juiz do povo reagiu contra o tal pequeno augmento, que, sem vexame e com toda a moderação, se pretendia impôr no rendimento da casa fiscal do ver-o-peso, e dirigiu a esse respeito uma petição ao rei, nos seguintes termos:

«Como o principal intento dos reis catholicos seja que seus vassallos e «povos não sejam molestados com tributos, antes em tudo desejem alivial-os, . «e em vossa catholica e real magestade mais se enxergue isto que em ne-«nhum outro rei ou senhor do mundo; movido o povo d'esta cidade das mui-«tas vexações, que o senado da camara d'elle cada hora lhe procura com no-«vos tributos, e em principal logar o que de presente intenta, se queixa hu-«mildemente a V. Mag.de em como os vereadores da camara da dita cidade «têem feito uma consulta, na qual, com grandes ameaças obrigaram aos mes-«teres a assignar, sendo contra fórma de suas procurações, na qual pedem-«se paguem dois réis por arroba de todas as cousas que se pezarem em o ha-«ver-do-pezo d'esta cidade, que são muitas e em grande quantidade, como são «todas as caixas de assucares, que a esta cidade vem, saccas de arroz, amen-«doas, canella, sumagre, ferro, chumbo e outras muitas cousas, que, assim «naturaes como estrangeiros, de fóra trazem. O qual tributo, além de que é «em muito grande prejuizo da real fazenda de V. Mag.de, importará mais de «dez ou doze mil cruzados; sendo assim que o senado sempre se sustentou «com autoridade e magnificencia devída com vinte e oito mil cruzados, dos «quaes sómente gasta desoito mil, pagos todos os ordenados, e lhe sobeja des •mil que embolsa cada anno. — Pelo que, donde ha tão congrua sustentação «e de sobejo, não é justo se imponham novos tributos; e nem ainda quando «houvera muito urgentes necessidades, pelas muitas que de presente esta ci-«dade e reino padece, ás quaes Vossa Catholica e Real Mag.de deve acudir«lhas, por cujo respeito ordenou o ultimo regimento, segundo «n'elle se declara, o qual é tão antigo, que manda pagar os di«reitos por um ceitil e dois ceitis, moedas que já não ha, de que «resulta levarem os rendeiros mais do que lhes é devído, com «proveito seu e prejuizo do povo e outros inconvenientes, que «obrigam a que se faça novo regimento, por respeito do bem

«e pôr os olhos de sua clemencia, com o zelo e amor que costuma, mandando «que este tributo se não imponha, havendo por escusos tão injustos requerimentos, e estranhando a força que com ameaças se fez aos mesteres, para «assignarem a tal consulta contra fórma de suas procurações. — Guarde «Deus a catholica e real pessoa de V. Mag.de por largos annos. — Lisboa, «12 de setembro de 1625 — Do juiz do povo, Francisco Velho.» — Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 195 v.

As allegações contidas n'esta supplica afiguram-se-nos alguma cousa exageradas.

De facto não nos parece que, com justiça, pudesse o juis do povo lançar á conta da camara a repetida imposição de novos tributos, pois que ella apenas se tornava mandataria nas continuas exigencias, que se faziam á cidade, de serviços (pecuniarios) para as urgencias do estado.

Aferindo por esta as outras allegações, julgamos ter havido algum excesso no modo por que o juiz do povo quiz apreciar os actos da camara.

Mas a verdade é que a capital sentia-se extenuada, e o povo, que nenhuma regalia obtivera das que com tanta justiça solicitara, continuava sendo a victima do deploravel systema tributario d'aquelle tempo; por seu lado a camara, não ousando oppôr resistencia energica, como devia, aos desmandos dos governantes, deixava-se arrastar na mesma corrente; todavia, áparte um certo egoísmo, não eram más as suas intenções.

O ultimo documento que encontramos no archivo da cidade, com respeito a este assumpto, é o seguinte requerimento:

«Diz o juiz do povo d'esta cidade que elle fez petição a V. Mag.de, sobre «novo tributo que a camara ora quiz acrescentar no haver-do-pezo, e V. «Mag.de mandou que o syndico praticasse o negocio em camara, e respondesse; e se lhe deu vista ha mais de oito dias, e até agora não respondeu, «e sómente diz que indo á camara respondem os vereadores que esperam por «o presidente; sendo assim que este negocio fizeram elles sem estar presente «o presidente, e que na camara sempre ha quem presida; — Pede a V. «Mag.de mande ao syndico que responda em termo de 24 horas, quer em camara, quer fóra d'ella, e entregue os papeis ao escrivão do desembargo do «paço, vista a qualidade do negocio. — E. R. M.ce»

Despacho — «O syndico responda em termo de dois dias, aliás se procederá como fôr de justiça. Em Lisboa, 14 d'outubro de 625 — Caldeira — «Araujo.» — Dito liv.\*, fs. 195. «commum e melhor governo da cidade, mandando-se pagar os di-«reitos por as moedas que ora correm e estão em uso, com al-«gum acrescentamento.»

### Consulta da camara a el-rei em 4 de fevereiro de 1625 !

«V. Mag. de fez mercê à camara d'esta cidade de Lisboa, em 6 «de março de 1621 <sup>2</sup>, que pudesse ter chancellaria nos officios e «cousas de sua data <sup>3</sup>, como a têem alguns donatarios da corôa;

Esses direitos são os que constam, ipsis verbis, do alvará que vamos transcrever, e a que já alludimos a pag. 204 do tomo I d'esta obra.

«Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que havendo respeito ao «que a camara d'esta cidade de Lisboa me enviou pedir, por sua petição, «acêrca de eu lhe haver de conceder que pudesse levar direitos de chancel-«laria de todos os cargos e officios que provê, e outros papeis, cartas e sen-«tenças que expede, e o mais que sobre isso se me representou; e por ou «tros respeitos que me a isso movem, e por lhe fazer graça e mercê, hei por «bem e me praz de lhe dar licença que possa levar direitos de chancellaria «de todos os despachos, cargos, officios que provê, papeis, cartas e senten-«cas que expedir, como dito é, e isto até quantia de mil cruzados sómente, «para assim poder melhor acudir á despeza dos gastos publicos e forçosos «de sua obrigação; a qual chancellaria levará pela maneira seguinte: Das «cartas dos juizes do crime, civel e dos orphãos, da cidade e termo, e almo-«tacés das propriedades, que são triennaes e tem ordenado da camara, se «pagará um marco de prata, que é o mesmo que pagam os juizes triennaes «na minha chancellaria; — e a este respeito pagarão das suas cartas os al-«motacés das execuções, e os juizes do termo e os alcaides dos ditos julga-«dos, que são annuaes, um tostão;

«Das cartas dos officios que a camara provê em vida, e não são julgado-«res, e tem ordenados que ella paga, se pagará a metade do ordenado que «tem em cada um anno, que é o mesmo que se paga de semelhantes officios «na minha chancellaria;

Dos provimentos de serventias até um anno, de quaesquer officios em lo«gar dos proprietarios, se pagarão cem réis por avaliação; — e sendo por
«mais tempo, ou emquanto a cidade houver por bem, se pagará o que é cos«tume na minha chancellaria;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. «Elementos», tom. 1, pag. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Seguidamente ao registro d'esta consulta está o dos — Apontamentos dos direitos que se hão de pagar na chancellaria.

«e por seu descuido se não effectuou. E porque ora tem enten-«dido a vontade que V. Mag.de, por sua grandeza, tem de lhe

Das cartas dos officios que a camara provê em vida, e não tem ordenado,
se pagará por avaliação a respeito do rendimento de cada um anno, até
quinze, em que se reputa a vida, respeitando-se a qualidade e trabalho do
officio, conforme a regra de minha chancellaria.

«E d'esta maneira se levarão da dita chancellaria de todas as sobreditas «cousas.

«E haverá cada anno livro numerado e assignado por um dos vereadores -da camara, com encerramento no fim d'elle de quantas folhas tem, e de «como todas são numeradas e assignadas por elle, no qual o escrivão da dita chancellaria fará os assentos das receitas, despezas e descargas ao recebeedor ou thesoureiro da dita chancellaria, usando-se n'isso assim e da maeneira que se faz em minha chancellaria para melhor clareza. Pelo que «mando ao presidente, vereadores e procurador da dita camara, que ora são ee ao diante fôrem, e mais justiças a que o conhecimento d'isto pertencer, «cumpram este alvará inteiramente como n'elle se contém, o qual será regis-«trado nos livros da camara, para constar de como assim o houve por bem «e me praz que valha, tenha força e vigor, como se fôra carta começada em «meu nome, sem embargo da Ord. do 2.º l.º, tit.º 40, que diz que as cousas, cujo effeito houver de durar mais de um anno, passem por cartas, e passando por alvarás não valham, e da Ord. do dito 1.º 2.º, tit.º 44, que diz que se não «entenda ser derrogada lei ou ordenação, se d'ella e de sua substancia se «não fiser expressa e declarada menção. Pero Alvares o fez em Lisboa, a 14 «de maio de 1626. Manuel Fagundes o fez escrevor. Rei - D. Jeronimo Cou-\*tinho. - Liv. do regimento da Chancellaria da cidade, fs. 1.

Como dissemos no tomo I d'esta obra, quando tratamos do rendimento da — Chancellaria, o alvará, que acabamos de transcrever, não teve execução,

Das cartas dos obrigados a trazerem mantimentos á cidade, e das cartas
 de vizinhança, se pagarão por avaliação cem réis;

<sup>«</sup>Das cartas de examinação de officios mechanicos se pagarão por avalia«ção duzentos réis ;

<sup>«</sup>Das licenças para venderem na ribeira ou ás portas e pela cidade, e das «mais licenças que se concederem na mesa, se pagarão por avaliação cin«coenta réis:

<sup>«</sup>Das cartas de justiça que passam pela chancellaria da cidade, a saber : «sentenças definitivas, se pagará quarenta rèis ; e de todas as mais que não «fôrem definitivas, e houverem de passar pela chancellaria, se pagará vinte «réis — porque só o chanceller leva dez réis e nenhum outro official leva «cousa alguma, — e das mais cartas, licenças e precatorias que houverem de «passar pela chancellaria, se pagará o que se costuma pagar de semelhantes na minha chancellaria;

«acrescentar suas rendas, por lhe fazer a mercé que em ellas «sempre recebeu dos srs. reis passados d'este reino; conforman-

porque o juiz do povo, em nome da Casa dos 24, que era o povo da cidade, d'elle interpoz embargos na chancellaria-mór do reino.

N'esses embargos allegava o juiz do povo, entre outras cousas, que o novo tributo seria gravissimo encargo e peso para todo o povo da cidade, que em tal não consentiria, nem para isso fôra ouvido, e não soubera que semelhante cousa se pedira a el-rei, nem era de crêr que se fora ouvido o concedesse; que o que «sempre se costumara e guardara na camara d'esta cidade, sobre «o passar carta de examinação aos officiaes mechanicos, e sobre se passarem «licenças que n'ella se costumam passar, era verem-se em camara, e «quando se assentava que era com passar suas certidões, em que haviam por «bem que usassem de seus officios, e os haviam por examinados; e essas «certidões eram perpetuas, sem que houvessem mais custas nem despezas»; — que a supplica para a concessão de semelhante alvará de mercê, «não «fôra praticada nem acertada em camara, porquanto n'ella havia quatro mes-«teres, com que se deviam praticar todas as cousas, e que todos têem voto «em todas as cousas d'ella, e a dita supplica foi feita sem elles o saberem, «nem votarem em tal materia»; e que o que se pedira e era ordenado pela referida provisão, constituia um novo tributo, cuja importancia subiria a mais de oito mil cruzados, com gravissima oppressão do povo, e sem nenhuma causa ou fundamento, nem impreterivel necessidade, estando o povo tão sobrecarregado, que ainda em occasiões de maior aperto el-rei lhe fizera mercê não o gravar com impostos, «quanto mais para a camara d'esta cidade, que «não tinha necessidade de tal tributo para sua renda, porque provaria (o «juiz do povo) que a camara d'esta cidade tinha muito grandes, que sobejaevam a seus gastos com grande largueza; e em tanto que ora de novo os «ministros d'ella acrescentaram suas propinas, e não se lhes deviam nem po-«diam acrescentar com tanta oppressão e descommedo do povo e pessoas mi-«seraveis e pobres d'elle, de que tudo era publico, voz e fama.»

Estes embargos, depois de serem presentes na mesa do paço, ainda fôram ampliados pelo juiz do povo, como tudo consta do «Traslado dos autos da «demanda que o juiz do povo teve com o senado sobre a mesma chancella«ria» — Liv.º de Certidões de diversos documentos passados pelo escrivão do povo dos livros da Casa dos 24, a requerimento dos juizes do officio de livreiro, fs. 170 v. e segg.

Seguiu a questão seus termos e respectivas delongas, até que o senado da camara, descorçoado com a resistencia que o povo fazia ao estabelecimento do novo imposto, dirigiu, ou pelo menos teve intenção de dirigir a seguinte petição a el-rei:

«S. Mag.de, que Deos tem, por folgar de fazer merce a esta cidade, man-«dou passar decretto em 11 de março de 621 (aliás 6 de março de 1621), «que ella podesse leuar chancelaria dos officios e cousas de sua datta, em «do-se com as regras da chancellaria de V. Mag.de, e com o es-«tylo e pratica dos direitos que n'ella se levam, fez os aponta-

«uirtude do qual se passou prouisão em nome de V. Mag.de, conformandosse «em tudo com as regras da Chria de V. Mag.de, e estillo e pratica dos direi«tos que nella se leuão, precedendo mandar V. Mag.de fazer sobre isso as »informações e diligencias necess. E ao passar a ditta prouisão pella Chria «de V. Mag.de, o juiz do pouo a embargou, por se enuoluer nella que tam»bem se auia de pagar Chria das l.cas, que se dauão na camara pera se uen«derem as cousas necess. ao pouo, e as cartas de examinação dos officios «mecanicos.

«E porque sobre isto corre hūa causa ha m.to tempo, com a q¹ se impede «e impossibilita poder a cidade gosar desta merçe, que foi a unica q̃ o ditto «Senor concedeo a esta cam.ta, quando a ella ueo; — Pedimos a V. Mag.de «seja servido mandar nella pór perpetuo silencio; e parecendo justo que das «dittas l.cas e cartas de examinação se não pague a ditta chancelaria, por «escusar esta demanda, não terá a cidade a isso duvida.

«E porquanto nesta mesma causa o procurador da coroa, a quem se man«dou dar uista, assistindo sem fundamento ao juiz do pouo, auendo antes
«de o fazer ao cumprimento da ditta prouisão ou á cidade, em fauor de quem
«foi passada, tem usado de palauras descompostas em autos publicos, cha«mando aos ministros della desipadores da fazda da camara, aonde assiste
«o conde de Castelo Nouo por presidente, e por vereadores dezembargado«res tão conhecidos no seru.ço de V. Mag.de, e outros officiaes tidos por ho«mēs de muita uerdade e inteireza, pareçeo, pera que semelhante atreuimento
«não fique sem algüa demostração, deuiamos pedir a V. Mag.de seja ser«uido mandar estranhar estas cousas ao ditto procurador da coroa, pera q
«ao diante não uze de semelhante termo, nem a cidade por esta uia fique
«perdendo de sua reputação e authoridade. Em mesa, 28 de novembro 630.»
— Liv.º 1 de cons. e des. d'el-rei D. Filippe III, fs. 147.

Não sabemos se esta petição chegou a ser expedida, como é de suppôr, e se foi ou não superiormente estranhada a liberdade de linguagem do procurador da corôa, que tanto escandalisara os mui respeitaveis desembargadores e vereadores do senado da camara d'esta cidade; mas no dia 21 de novembro de 1638, no hospital de Todos os Santos, onde os representantes das classes mechanicas celebravam as suas consultas; «estando o muito honrado «Francisco de Lemos, juiz do povo, com todos os seus 24, entre outras cou-sas que se trataram do serviço de Deus e de S. Mag.de e bem d'esta repu-blica, lhes disse como o senado tratava de haver concerto sobre a demanda «da chancellaria, que vissem se convinha o fazer-se o tal concerto; e man-dando votar sobre a materia, ficou vencido, por mais votos, que se o senado «da camara viesse em libertar que não pagassem chancellaria os officios de «cartas de examinações, nem juizes, alcaides pedaneos, nem as medideiras «do Terreiro, nem mulheres que vendessem pela cidade e portas; e que as

«mentos no papel de fóra, que com esta envia a V. Mag.do; e fica esperando que se servirá V. Mag.do de lhe mandar passar provi-

«licenças, que a camara dava, haviam de ser como antigamente eram; e que, «vindo o senado em libertar todas estas cousas acima declaradas, eram de «parecer se fizesse concerto, e não houvesse demanda.» — Liv.º de Certidões de diversos documentos passados pelo escrivão do povo dos livros da Casa dos 24, a requerimento dos juizes do officio de livreiros, fs. 169.

A camara por sua parte acceitou estas clausulas e fez ainda outras concessões, vindo finalmente a uma transacção e composição amigavel com a Casa dos Vinte e Quatro, estabelecendo-se:

•Que o dito presidente, vereadores, procuradores da cidade e procuradoeres dos mesteres d'ella poderão executar a dita provisão (de 14 de maio de «1626) em todos os officios e serventias da sua data e apresentação, excepto que se não levarão nem pedirão tal direito das cartas de examinação de «nenhum dos officios mechanicos, de qualquer sorte, qualidade e condição «que sejam, assim d'esta cidade como de seu termo, porque as ditas cartas «de examinação passarão livres como sempre foi costume; e assim mesmo «não pagarão direitos de chancellaria as mulheres da Ribeira, Terreiro do «Trigo (as medideiras e o escrivão tambem), fressureiras e outras quaesquer «que venderem pelas portas, assim d'esta cidade como de seu termo, porque «estas licenças se lhe darão sem chancellaria, conforme ao assento que a ci-«dade tem tomado no livro dos Assentos, fs. 63; e outrosim se não pedirá «nem se levará chancellaria dos officios e serventias, que a cidade provêr «de propriedade, ou por tempo costumado, nas pessoas e officiaes do povo, «salvo se dos taes officios ou serventias se houver de pagar meia annata, «porque n'este caso pagará a dita chancellaria; nem outrosim se pagará «chancellaria de quaesquer sentenças, precatorias e execuções, e quaesquer cutras cartas de diligencias, que do juizo do civel d'esta cidade e orphãos «d'ella, e seu termo, ou de qualquer outro julgador, cujas cartas e sentenças «hão de passar pela chancellaria da cidade; nem outrosim se pagará chan-«cellaria dos provimentos, que se fizerem, dos juizes pedaneos e alcaides do «termo, quadrilheiros e outras pessoas d'esta sorte.»

Isto consta do assento que se lavrou em mesa da vereação no dia 12 de dezembro de 1633 — liv.º III d'Assentos, fs. 63, e da escriptura, em que outorgaram a camara e o juiz do povo, celebrada no dia 14 do mesmo mes e anno — liv.º de Certidões de diversos documentos passados pelo escrivão do povo dos livros da Casa dos 24, a requerimento dos juizes do officio de livreiro, fs. 167 v.

No traslado da escriptura, a que nos referimos, lê-se que ella foi escripta no dia quatro de dezembro de 1633. O escrivão do povo enganou-se na copia, pondo quatro por quatorze.

Meia annata era uma contribuição do estado, creada em maio de 1631, e constava de 50 % do rendimento annual de qualquer cargo ou officio publico

«são d'esta mercê, em conformidade d'elles, por ser cousa já vista «e tratada, precedendo todas as informações e diligencias que pa-«receram necessarias a V. Mag.4»»

## Assento de vereação de 6 de fevereiro de 1625 <sup>1</sup>

Tendo a camara escolhido o dr. Luiz Vieira, seu vereador, para ir á côrte de Madrid tratar de negocios importantes do serviço da cidade e do reino <sup>2</sup>, resolve abonar-lhe a ajuda de custo de seis centos cruzados (2405000 réis), por conta de seus ordenados, pedindo-se emprestado este dinheiro ao real d'agua, por não o hacer de prompto; e que o dito Luiz Vieira continue a vencer o ordenado e as propinas de vereador, como se estivera em exercicio, arbitrando-se-lhe além d'isso o salario de dois mil cruzados por anno, durante aquella incumbencia.

«Avisara de tudo, e a mesa lhe ordenara o  $\tilde{q}$  vir  $\tilde{q}$  he neces-«sario; e  $q^{do}$  ella lhe ordenar, se vira, e não se vindo não ven-«cera ordenados <sup>8</sup>. De tudo isto se deu conta aos ss<sup>res</sup> gouerna-«dores,  $\tilde{q}$  o aprouarão, e p<sup>r</sup> orde sua se enviou a corte ao dito «vereador, pella camara, nesta ocasião.»

<sup>—</sup> não sendo ecclesiastico — mereês, ajudas de custo, honras, êtc. — Vid. dec. de 22 de maio de 1681 e cart. reg. de 31 do mesmo mes e anno na Coll. da leg. port., por J. J. d'Andrade e Silva.

Pereira e Sousa, no «Diccionario juridico», diz que as meias annatas fôram suspensas por provisão de 22 de fevereiro de 1646.

<sup>1</sup> Liv. 11 d'Assentos, fs. 215.

<sup>2</sup> D'uma cóta, á margem d'este assento, consta que Luiz Vieira partiu para a côrte de Madrid a 17 de fevereiro de 1625.

<sup>3</sup> Depois d'este assento encontram-se as seguintes notas :

<sup>«</sup>Em 28 de jan.» de 626 se escreueo ao presidente mandasse uir Luis V.»

<sup>«</sup>Em 19 de feu." se tornou a escreuer se uiesse o d. dtor Luiz Vieira.

<sup>«</sup>Em 22 de março do d. anno se tornou a escreuer se uiesse o ditto d<sup>tor</sup> «Luiz Vieira, com ultima resolução, e q se lhe não pagarião ordenados.»

<sup>«</sup>Ouue resposta do dtor Luis Vieira sobre o que se lhe tinha scripto, sobre «sua uinda, em carta sua de 11 d'abril de 626, que fica em poder de Fernão «Borges.»

### Carta da camara a el-rei em 11 de fevereiro de 1625 <sup>1</sup>

«As cousas d'este reino e d'esta cidade de Lisboa, cabeça d'elle, « estão reduzidas a tal estado, que todas têem razão de ter muito «grandes inconvenientes, se se lhe não acudir com toda a brevi-«dade possivel; e, pois, é notorio a V. Mag. do os termos em que «se acham suas conquistas e navegações, e quão empobrecido está 40 reino todo e o commercio, e por este respeito as rendas reaes ee a destruição que os corsarios d'Argel e do norte téem feito «n'elle. e vão continuando sem resistencia; pelo que, sabendo esta «camara que os governadores, com duplicadas instancias, fizeram «estas lembranças a V. Mag. de, para que não fique nenhuma por «fazer em occasião tão necessaria, as devemos tambem fazer a «V. Mag.da, enviando o vereador Luiz Vieira, com approvação e «ordem dos governadores, para que elle, em nosso nome, posto aos reaes pés de V. Mag. de, lhe represente tudo como convém «ao serviço de Deus, de V. Mag. de e bem d'este reino, conforme «a instrucção que para isso lhe demos. E pedimos humildemente «a V. Mag. de seja servido de pôr os olhos de sua benegnidade «real n'esta corôa, com o amor paternal com que sempre a traetou, pois está tão empobrecida e diminuida por tantas partes, para a mandar prover em tudo o necessario para sua defensão. «para o que nos faça V. Mag. do mercè ser servido ouvir em tudo «o que sobre estas materias propuzer de nossa parte o dito veereador, mandando-lhe deferir como ellas requerem, pois tudo «redunda em serviço de V. Mag. de e bem commum d'este seu «reino, como esperamos da grandeza e zelo catholico de V. Mag.do, «e a muita vontade que sempre mostrou de nos fazer mercê de •acrescentar e amparar esta coroa, como ella e esta cidade sem-«pre mereceu a V. Mag. de e aos srs. reis passados, por seus con-«tinuos e leaes serviços, conforme a estimação que d'ella sempre <fizeram.>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 75.

#### Instrucções dadas ao vereador Luiz Vieira

«A cidade, como cabeca que é do reino, obrigada do estado em « que estão reduzidas as cousas d'esta corôa e suas conquistas, «entendendo quanto convém ao servico de Deus e de S. Mag.de etratar do remedio d'ellas, antes que vão em mais diminuição. «pareceu que convinha enviar aos reaes pés de S. Mag. de ao ve-«reador Luiz Vieira, para que, em nome de todos, represente esetas materias conforme escreve ao dito senhor, e n'esta instruc-«ção se relata, instando para que se acuda com toda a brevidade «á defensão do reino, porquanto os presidios d'elle estão sem sol-«dados nem municões, e as cidades e toda a costa e gente d'ella «sem armas para se poder defender dos accommettimentos e as-«saltos dos inimigos e corsarios, que vão em tanto crescimento «que até os pescadores não ousam sair d'esta barra a pescar: e «com as muitas presas de navios, que de dois annos a esta parte «tèem tomado, andam em tanto numero que se póde com razão «temer maiores damnos dos que têem feito no mar e na terra; e «visto as novas que ha de outros que estão para sair dos portos «inimigos, e estar esta costa sem defensa nem armada alguma, «porque a que havia com muita parte da nobreza e com tanta «despeza do reino, como é notorio, é ida á restauração da Bahia, •e se esperam n'este verão seis ou sete naus da India e outras «frotas de differentes partes, que é a substancia do reino e cabe-«dal dos vassallos d'elle, e direitos das rendas reaes e de todo o «commercio, que em caso, que Deus não permitta, cahiam nas «mãos dos inimigos, ou sejam queimadas, ou periguem por não «haver armada que a recolha e defenda, seria um damno incom-«portavel, e muito para sentir por todas as vias.

«Sobre tudo isto têem os governadores feito, por muitas vezes, «lembrança a S. Mag. de é a camara de Lisboa. E porque o tempo «de prevenir o remedio está tanto ávante, é necessario significar «tudo isto com as razões notorias, pois todas são enderessadas ao «serviço de Deus e de S. Mag. de e bem commum d'este seu rei«no, para que se responda com a brevidade que convém, communicando primeiro estes particulares e os mais d'esta instrucção «com o sr. duque de Villa Hermoza, presidente do nosso conse-

«lho de Portugal, e aos mais senhores que n'elle assistem, porque «estamos muito certos e confiados que, com seu grande zelo e ex«periencia, que todos tèem, ajudarão e favorecerão em tudo nos«sas propostas.

«Lembrar a S. Mag. de os presidios da gente castelhana, o grande egasto que fazem especialmente na primeira plana das pagas, esendo tudo tão sem fructo, como a experiencia de tantos annos etem mostrado, e que S. Mag. de, no anno de 1580, nos capitulos edas côrtes de Thomar, declarou que não estariam por muito tempo emais, que emquanto durasse a occasião da quietação do reino, o equal, por sua lealdade tão notoria, continuada por tantos annos, emerece que se fie dos vassallos naturaes, conforme aos capituelos jurados em côrtes 4.

«E assim mais quão mal servido é S. Mag. do com as justiças «castelhanas conhecerem n'este reino das fazendas de contraban«do; as muitas queixas que ha das extorsões que n'isto fazem, «com que o commercio se diminue, e os vassallos naturaes e es«trangeiros, que veem aos portos d'esta coroa, recebem notaveis «damnos, e deixam de vir muitos navios de fazendas, com que «perdem muitos direitos as rendas reaes, como por vezes se tem «significado a S. Mag. do 2, e em que se encontram os juramentos «de cortes e privilegios d'esta coroa; porque, conforme a elles, «os naturaes portuguezes devem ser juizes dos ditos contraban«dos. Sendo S. Mag. do servido o poderão ser, com toda a fideli-

<sup>1</sup> O descontentamento de todo o paíz, em consequencia dos ultimos acontecimentos, não era muito de molde a inspirar grande confiança ao governo de Castella para conceder tanto como n'estas instrueções se expunha; em todo o caso ellas revellam uma parte do sentir do povo portugues, e deixam bem a descoberto as miserias a que nos sujeitava aquelle despotico governo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> É verdade que o contrabando se exercia em larga escala, por estarem fechados os portos e o commercio nacional ao trato dos estados inimigos, e isso era uma das causas que concorria para aggravar a fazenda publica; tambem não são menos certas as odiosas extorsões que os ministros hespanhoes praticavam na fiscalisação da fazenda; isto, porém, não afastava tanto os navios dos nossos portos como o perigo que elles corriam de serem aprisionados pelos piratas, que a propria camara confessava terem augmentado consideravelmente. N'este particular a camara não fazia outra cousa do que renovar mais uma vez, e sob aspecto differente, a questão suscitada em 1601 — vid. doc. de 19 de maio de 1601 a pag. 138 do tom. n dos «Elementos».

«dade, os vereadores ou desembargadores que S. Mag. de mandar «nomear, em junta ou tribunal particular, como melhor parecer.

«S. Mag.dw tem por vezes escripto lhe apontasse esta camara os «meios que haveria para acrescentar suas rendas, além da chan«cellaria, que importa pouco, os quaes tem apontado, e de novo
«se lembram, porquanto são os mais suaves que se tem achado,
«sem prejuizo consideravel: seja servido mandar fazer mercê á
«dita camara, pois todas as rendas que n'ella houver serão sem«pre para melhor poder servir a S. Mag.de, como fez em em todas
«as occasiões, e para se escusarem fintas nem pedidos por ne«nhuma via ao povo.

•A jurisdicção da camara, concedida por provisões e regimen•tos dos reis passados, de que está de posse immemorial, que se
•conserve e se não impida nem altere pelos outros tribunaes nem
«ministros, e mais sendo tanto em beneficio do serviço de S.
«Mag.do e bem commum do povo e bom governo d'elle, apontando
«as razões todas que ha sobre está materia, para que ao diante
«não haja duvidas, e possa a camara executar o que S. Mag.do
«manda, e os reis passados, em suas provisões e regimentos; e
«que confirme S. Mag.do o assento que a cidade fez em virtude
«do § 70 do regimento da mesa, sendo necessario para tirar du«vidas.

«E assim mais apontar os inconvenientes que se seguem das «clausulas que pôem nos contratos particulares, no conselho da fazenda, por serem prejudiciaes ao povo, e que, por provisão «expressa, se manda que com ellas se não prejudique ao bem «commum e governo da camara, porque tudo vem a ser condiações só em favor dos contratadores, que elles pedem, sem resultar proveito de consideração á fazenda real, antes damno e muito «escandalo ao dito povo e bem commum.

•E do mais que for necessario irá avisando a camara.»

#### Consulta da camara ao governo em ... 1 de fevereiro de 1625 2

«Estando esta cidade em posse de muitos annos de pôr o preço «ao sabão, se alterou esta posse por demanda que os donatarios «moveram<sup>3</sup>, e estando o feito no desembargo do paço desappa-

Um dia supprimiu o dito conselho essa clausula, e os contratadores do sabão preto tentaram acção contra a camara, por ella querer fixar preço áquelle producto, emquanto que por outro lado os do conselho da fazenda pretendiam embaraçar os almotacés nas execuções, a que procediam contra os que vendiam sabão, e exigiam ao povo mais do que pesava, com engano, o que constituia uma fraude, cujo conhecimento era da alçada privativa da almotaçaria.

É a este pleito que allude a consulta a que nos estamos referindo, e que consta de diversas consultas da camara e do conselho da fazenda, e ainda d'outros documentos, todos do anno de 1618, que se encontram no liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 49 a 56.

O privilegio exclusivo que tinham os donatarios do fabríco e venda de sabão, datava de epochas remotas, como se consigna no alvará regio de 20 de dezembro de 1766:

«Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que eu houve por bem «mandar incorporar na minha real corôa todas as saboarias d'estes reinos e «seus dominios, em beneficio publico d'elles e particular dos seus respecti«vos donatarios, pelo meu real decreto de 2 d'agosto do presente anno, cuja «copia será com este. E porque as ultimas cartas de regimento e privilegio «exclusivo, com que fôram doadas as sobreditas saboarias ao inclito e glo«rioso infante D. Henrique, pelo sr. rei D. João I, de boa memoria, seu pae, «e confirmadas pelo sr. rei D. Affonso v, por carta de 19 de setembro de «1455, e a D. Garcia de Castro pelo que tocava ás saboarias da cidade de «Lisboa e seu termo, por carta do mesmo senhor rei, de 11 de março de «1460, que tambem serão com este, em razão de serem muito antigas neces«sitam de declarações o ampliações accommodadas ás grandes e notaveis «mudanças, que desde então até agora tem havido no estado das cousas; e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esta consulta está registrada entre documentos com datas de 13 e 17 de fevereiro de 1625.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.° de Propostas e respostas e reg.° de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe ш, fs. 77.

<sup>3</sup> A camara havia muito que punha preço ao sabão, e tanto lhe reconhecera o conselho da fazenda esse direito ou esse privilegio, que nos contratos com os arrendatarios do exclusivo do fabrico de sabão, sempre deixara expressa a clausula de que elles venderiam pelo preço que a camara lhes taxasse, o que aliás ía de conformidade com a ordenação, liv.º 1, tit. 66, § 32.

«receu e não se acha; e, conforme as ordenações do reino e as«sento que se tem tomado no mesmo desembargo, passados os
«trinta dias depois de lá estarem os autos, póde a camara dar á
«execução suas sentenças: determina a cidade conservar sua posse,
«e mandar lançar pregões, e fazer as mais diligencias necessa«ria, e, feitas, pôr preço ao sabão.

«Sirvam-se V. as S. as havel-o assim por bem, pois é razão e jus-«tiça, e não se innova nem altera cousa alguma, antes se acode «ao bem publico e se evitam muitos inconvenientes, que se se-«guem de não haver taxa.»

«se faz preciso que as mesmas saboarias, depois que fizeram reversão para «a minha corôa, para serem administradas por conta da minha real fazenda, «tenham um solido estabelecimento e uma regular e effectiva arrecadação «dos seus productos: declarando e ampliando as sobreditas cartas de regi«mento, sou servido que todas as ditas saboarias sejam regidas e adminis«tradas por conta da minha real fazenda, debaixo da inspecção e adminis«stração das pessoas que eu houver por bem nomear, para que os meus vas«sallos n'estes reinos e dominios ultramarinos sejam abundantemente proví«dos d'um mixto tão necessario, sem as faltas e desordens que até agora se
«experimentaram nos feitores e rendeiros dos donatarios, que tiveram o pri«vilegio das ditas saboarias.» — Coll. da leg. port., pelo desembargador Antonio Delgado da Silva, annos de 1763 a 1774.

O povo nunca acceitou de bom grado o privilegio exclusivo do fabríco e venda de sabão, e contra esse privilegio reclamou nas côrtes d'Evora, celebradas em 1481-1482, como se vê do seguinte capitulo:

«Senhor: — Parece a vossos povos estranho que de seu azcite e cinza não possa cada um fazer sabão para despeza de sua casa, e que por prema (constrangimento) o vão comprar ao rendeiro, que arrendada tem a saboaria, no que vosso povo recebe muito aggravo e perda, sem até aqui haver corregimento. Pedem-vos por mercê que estas saboarias V. Alteza lhes deixe, e mande que cada um faça livremente sabão, sem por elle incorrer mena; e quando V. Alteza as não tirar, ao menos mande que quem o sabão quizer fazer para sua despeza, que o possa fazer e não o venda a alguma pessoa, e quem o comprar quizer vá áquelle ordenado, que o tem por licença vossa: e em isto, senhor, fareis muita mercê a vossos povos. E já, senhor, por el-rei D. Duarte, vosso avô, em umas côrtes que fez em Santarem, foi determinado que por morte do infante D. Henrique ficassem as saboarias ao povo, e as mais ahi não houvesse, o que, muito poderoso senhor, V. Alteza deve confirmar e approvar, por fazerdes mercê e justiça a «vossos povos.»

A lei de 25 d'abril de 1857 aboliu o estanque de sabão, ficando livre para todos o seu fabrico e commercio desde o 1.º de julho de 1858.

### Carta regia de 15 de fevereiro de 1625 l

«Presidente amigo, etc. — Da uossa carta, de 25 do mes pas«sado, entendi a resolução q̃ tomastes sobre o cabedal cõ que essa
«çidade hade entrar na companhia, q̃ se tratta de formar para a
«nauegação da India, e aggradeçonos m<sup>to</sup> a disposição ẽ que es«tais para ajudar nego tão importante a meu seruiço e bem comu
«desses Reynos ², que he muy conforme ao q̃ essa çidade sem«pre fez nas occasioes mayores. Encomendonos que, na execução
«do que está resoluto, e no mais q̃ se offereçer, procureis façili«tar o effeito do que se procura, de modo q̃ cada dia se accres«çente a satisfação com que estou dos animos de tão bons vas«sallos.»

#### Carta dos governadores do reino a el-rei em 17 de fevereiro de 1625;

«O dr. Luiz Vieira, vereador da camara d'esta cidade, vae por «ordem d'ella, e com approvação nossa, a Madrid, para tratar alguns negocios tão importantes ao serviço de V. Mag.de, e em «que elle está tão interessado, como por differentes vezes o temos «escripto, por serem de qualidade que todo o reino e este go-«verno os poderão ir representar a V. Mag.de, e, prostrados a seus «reaes pés, pedir-lhe remedio prompto, obrigados do amor de seu «serviço e do estado em que tudo está. E para que V. Mag.de seja «servido de o mandar ouvir que se lhe defira, como de sua gran-«deza o esperamos, e como o pedem materias em que a reputa-«ção, conservação e fazenda da coróa e dos vassallos d'ella estão «tão interessados, nos pareceu que, por estas razões, o deviamos «lembrar a V. Mag.de, como o fazemos; e razão será que à ci-«dade mande V. Mag.de agradecer o cuidado e zelo com que se em

<sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das diligencias que a camara de Lisboa fez com as demais camaras do reino, vid., no seguimento, a circular que lhes enviou com data de 17 de marco de 1625.

<sup>3</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 182.

«prega em cousas, que tanto importam ao serviço de V. Mag. de. «e a que ella tão particularmente está obrigada. E a brevidade elembramos tambem a V. Mag. de, por quão prejudicial pode ser a dilação. D. Diogo da Silva — D. Diogo de Castro.»

### Consulta da camara ao governo em 18 de fevereiro de 1625 <sup>1</sup>

Estando desde longa data impedidos no desembargo do paço muitos processos relativos ao bem commum e governo da cidade, e outros sobre dividas dos thesoureiros do real d'agua, lembra a camara, mais uma vez, quanto se padecia com a dilação no despacho d'aquelles processos, principalmente do que dizia respeito á passagem da barca de Sacavem <sup>2</sup>, «que estão levando ao povo

Finalmente, a camara, apesar das suas diligencias, só conseguiu provisão de regimento para a passagem da barca de Sacavem, em 25 de maio de 1628, sendo esse diploma expedido nos seguintes termos:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe п., fs. 78.

A camara repetiu a consulta em 4 de março do mesmo anno, pedindo «que os papeis, que ha muitos tempos e annos estão em arcas fechados no «desembargo do paço, remetidos per portarias do gouerno, que tocão a bem «publico e bom gouerno da cidade, se despachem; e os que pertencerem a «camra, sem appellação nem aggrauo, não conheção, conforme a ordem de S. «Mag.d de 25 d'abril de 624; e por ser isto tão necess.º se tem f.ºº ja outras «consultas, pedindo esta merce a VV. S.rias» — Liv.º 1 de Provimento d'agua, fs. 196.

O governo, por despacho de 5 do dito mez, exarado n'esta consulta, declarou já assim o ter ordenado.

Em 10 de fevereiro de 1626, porque os papeis relativos á passagem da barca de Sacavem estavam demorados no tribunal da fazenda, a camara suscitou o andamento do processo, obtendo despacho do governo, que, em 19 d'aquelle mez, ordenou ao conselho da fazenda terminasse a sua consulta. — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 100.

<sup>«</sup>Eu ElRey faço saber aos que este aluara virem, que hauendo queixas «dos excesiuos preços que os barqueiros da barca do rio de Sacauem, de que «he donatario o duque de Bragança, meu muito amado e prezado sobrinho, »leuão na passagem do ditto rio, mandey tomar informações pellos prouedo«res das comarcas do Reyno, e fazer outras deligençias, com toda particu«laridade, pera ser certo dos preços que nas outras barcas e passagens se
«costuma leuar; e por dellas constar que na ditta barca de Sacaue se leua.

«ha tanto tempo o que querem d'ella, sem ordem nem regimento

«m.to mayor preço, alem do que he justo, em grande opressão dos pouos e «pessoas que pella ditta barca fazem seu caminho, mandey tratar de remedio «no daño que disto resultaua, com reduzir a preço certo a ditta passagem; «e hauendo, outrosy, respeito a instancia que a camara desta cidada de Lis«boa me fez, pera que se fizesse regimento do ditto preço aos barqueiros da «ditta barca, por ategora o não terem, ordeney se lhes desse, pera delle «uzarê daquy en diante, na maneira seguinte: — Por cada pessoa, ainda «que leue criança de peito, se leuará tres rē; por jumento seis rē; por cada ahūa das outras caualgaduras de sella ou albarda dez rē; por cada cabeça de gado meudo, que se passar de dia, hū real; e boi, por sy, dez rē; e por «carro e dous bois vinte e sinco rē; por hūas andas vinte rē; e por hū coche «corenta rē; por hū carro sem bois oito rē; por carga e por costal quatro rē; «e a este respeito, por outros volumes, mais e menos, conforme forem, não «excedendo a ditta contia.

«È isto tudo se leuará de dia até as Aue marias; e de noite leuarão a terça parte mais de todo o sobre ditto, e terão os dittos barqueiros obrigação de estar prestes a passar co as barcas até tres horas da noite.

«E as pessoas do termo, e que uem com mantimentos a esta cidade, se le-«uará a metade do que se leua aos outros, assi a respeito das pessoas, como «das caualgaduras, gado e tudo o mais que trouxerem; e hauendo algüas «que estejão em costume serem escuzas de pagar, se lhes não leuará cousa «algüa de suas pessoas e mais cousas. O que tudo assi e tão inteiramente se «cumprirá, como neste regimento se comtem, pellos dittos barqueiros ou ren-«deiros da ditta barca de Sacauem, porque fazendo o contrario em não com-«prirem a ditta taxa, na maneira que está declarado, pagara cada hum pella «primeira uez dez cruzados e sera degradado em hu anno pera Crasto Ma-«rim; e pella segunda em dobro no dinheiro e o anno de degredo pera Afri-«ca ; e pella terceira e mais uezes será castigado como parecer, conforme esua contumaçia, e que mais nam possa ser barqueiro na ditta barca. E emando ao prezidente, vereadores, procuradores desta cidade de Lisboa e \*procuradores dos misteres della, que por si e por seus officiais mandem exe-«cutar as dittas penas, e proceder contra os que não guardare a ditta taxa «e regimento, achandoos culpados pellas devassas gerais que sobre isso se etirarem, como se tirão contra os mais que não guardão as taxas da cidade; «e assi mando a todos os dezembargadores, corregedores, juizes e mais justiças, a que o conheçimento disto pertençer, que cumprão e fação cumprir «este aluara e regimento nelle imcorporado, como se nelle comtem, o qual «se registará nos liuros da camara, e o proprio se porá no cartorio della em «boa guarda, e me praz que valha, tenha força e vigor como se fosse carta «feita em meu nome e por my assinada, sem embargo da ordenação do se-«gundo liuro, titulo corenta, em contrario.» — Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 116.

«algum, tanto em damno da gente d'aquellas partes, que a mais «d'ella é pobre e miseravel.»

#### Termo da notificação feita ao rendeiro da barca

« Aos doze dias do mes de julho de mil e seis centos e vinte e outo annos, «no termo desta cidade, no lugar de Sacauem, aonde eu escriuão fui com Do-«minges Carualho Trauassos, meirinho da cidade, e Po Antunes, seu escriuão» «e homes, e ahi notefiquei a Antonio d'Araujo e seus companh<sup>ros</sup>, rendeiro «da passagem da barca de Sacauem, e ë sua propria pessoa lhe notefiquei o contheudo na prouisão de Sua Magestade, aqui junta, lendolha de uerbo ad «uerbum; e è comprimento do que nella se conthem, se mandou apregoar o «regimento e taxa do que se auia de leuar de passagem da dita barca, o qual «foi apregoado por Gaspar de Torres, porto do conso, em tres lugares, a «saber: da banda de allem do dito barco e junto a embarcação da banda do «lugar, e assim na praça delle, aonde se ajuntou muitas pessoas do pouo, e «algüs officiaes do duque de Bragança; e despois de feita esta diligencia e «pregoes, que se derão em vox alta e inteligiuel, pareceo João Raposo Dal-«meida, como procurador bastante do dito duque, e por elle foe dito que elle «tinha embargos, assim a dita prouisão, como a noteficação e pregoes que, e «uirtude della, se tinha feito, e toda a mais diligencia sobre a materia; e «que protestaua por todas as perdas e danos que sobre isto se fizerem; e, sem embargo de tudo, eu, escriuso, ouue por noteficado ao dito Antonio de Araujo «guardasse a dita taxa contheuda na dita prouisão de Sua Mag.de, e que «aceitasse o dito regimento e taxa, que assim foi apregoado, que lhe logo «entreguei ; e elle o não quiz aceitar nem obedecer as ditas noteficações, di-«zendo que êcampaua arrenda da dita barca aos officiaes do duque, que es-«tauão presentes, e que não queria mais uzar della. E eu escriuão lhe note-«fiquei que, na forma da prouisão de Sua Magde, continuasse com a dita pas-«sagem, pera que o pouo não pereçesse; ao que respondeo que não podia continuar a dita passagem, por quanto tinha a dita renda ccampada, e «comtudo eu escriuão lhe ouue a dita noteficação por feita, e, sem embargo «de tudo, aceitou o dito regim.to por obedecer e não pera usar delle, por «quanto tinha feito a dita ecampação. E logo eu escriuão notefiquei outrosi «a Antonio Lopez, juiz do dito julgado de Sacauem, que elle fizesse diligen-«cia sobre as p. » que andassem e trabalhassem na passagem da dita barca, «e a qualquer pessoa que nella andar lhe entreguem o dito regimento, de «que mandou fazer auto pello escriuão do dito julgado, que leuara á camara. E de tudo fiz eu, escriuso, este termo, que asinei com os officiaes asima «nomeados e port.º Fernão Borges.» — Dito liv.º, fs. 118.

Diz o P.º Antonio Carvalho da Costa, no tomo n da «Corographia Portugueza», impresso em 1712, que o rendimento da barca de Sacavem orçava para cima de dois mil cruzados.

As doações dos direitos banaes ou reaes, que se pagavam nas passagens

### Consulta da camara a el-rei em 27 de fevereiro de 1625 <sup>1</sup>

Que o desembargo do paço se não intromettesse, de modo nenhum, nas execuções que em camara se promoviam contra os almoxarifes do real d'agua, Lucas Peçanha e Marcos Melendes, por dividas à fazenda <sup>2</sup>, cuja cobrança tinham a seu cargo, para que aquelle tribunal, com a sua interferencia impertinente, não viesse tornar estes negocios immortaes, «como lá estão outros muitos fei«tos parados e fechados em arcas, sem se despacharem, com «muito damno do publico e da fazenda e autoridade da camara», o que, aliás, contrariava o regimento dado por S. Mag. de, § 70, que expressamente determinava se cumprissem, sem appellação nem aggravo, os accordos e assentos da vereação.

### Assento de vereação de 1 de março de 1625

Precedendo vistoria, resolve a camara acêrca dos trabalhos a executar para defesa da cidade <sup>3</sup>, a saber:

dos rios caudalosos, de uma para a outra margem, deixaram de subsistir depois do estabelecimento do regimen constitucional.

<sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 78 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N'uma carta datada de 13 de fevereiro de 1625, dirigida ao governo por D. Jorge de Menezes, presidente da camara, dizia este: — «Tenho enten«dido que estão contas em aberto do real d'agoa, e que se estão deuendo á 
«cidade grandes quantias, principalmente de poderosos, e cada uez ficará a 
«arecadação mais difficultosa com a tardança.» — Liv.º 1 do Provimento d'agua, fs. 195.

<sup>3</sup> Liv.º 11 Mistico de contratos, fs. 287 e segg.

O atrevimento dos piratas argelinos, a audacia das velas inglezas e hollandezas, que ameaçavam as costas de Portugal e de Hespanha, a ausencia das nossas forças navaes, que tinham ído á restauração da Bahia, a precaria situação do paíz, despenhado, sem defeza, sem milicias, sem armas, com as fortalezas abandonadas ou quasi inteiramente desguarnecidas, tendo contra si todos os inimigos que a ambição e os erros do governo de Hespanha concitara, e por maior de todos os inimigos a propria Hespanha; a noticia,

«Diligençia que se fez mas muros desta cidade, e casas junto a ellos, «para defenção da ditta cidade, sendo prezente Nuno de Mendonça, «Gonçalo Piž Carualho, João de Frias d'Sciazar e os arquitetos de «Sua Mg.de

«Da banda de fora do postigo de Nossa S.ra da Graça pareseu «que se diuia tapar a porta do ceruiço do ditto musteiro, onde

emfim, de em Inglaterra se armar e estar prestes a saír uma frota com destino ás costas da peninsula, o que, entre outros inconvenientes, punha em risco as naus e galeões, que se esperavam da India e d'outras partes, e que constituiam a nossa maior e mais principal riqueza; este conjuncto de circumstancias, um pouco de estimulo incutido pelo amor patrio, e o desvelo por a propria segurança, moveram a cidade a auxiliar e a secundar os esforços empregados pelos governadores do reino, escrevendo a el-rei, e enviando-lhe até um dos vereadores, o dr. Luiz Vieira, a fim de, pessoalmente, expôr ao conselho de Portugal, e fazer sentir ao monarcha as desgraças que se nos preparavam, e pedir-lhe se dignasse volver olhos piedosos para estes seus vassallos, permittindo-lhes ao menos se dispuzessem para a defeza, visto que os perigos eram sérios e imminentes.

Cerrando os ouvidos a todas as razões e menosprezando todo o bom conselho, o governo de Castella, sempre adverso a que os portaguezes pudessem dispôr de qualquer meio de resistencia, por pequeno que fôsse, poisque isso garantia a pacifica obediencia e incondicional submissão, manteve-se a principio pouco inclinado a ceder ás instancias que se lhe faziam, vindo, finalmente, a transigir, quando, melhor avisado, conheceu que alguma cousa tinha a perder com a sua obstinação em conservar as nossas praças desguarnecidas, as povoações maritimas indefensas, com os portos abertos aos inimigos, sem ao menos uma esquadra guarda-costa que as puzesse a coberto dos insultos dos piratas, os quaes, em numero sempre crescente, enxovalhavam os mares da peninsula e traziam em sobresalto a população do litoral.

Não foi sem custo que annuiu á vontade dos governadores do reino e da vereação da camara de Lisboa, mas no interesse da sua conservação foi obrigado a ceder, permittindo se procedesse aos trabalhos de fortificação e defeza dos logares maritimos, e se levantassem os terços; que se distribuisse pelas comarcas um certo numero de mosquetes e de arcabuzes, que os governadores logo mandaram vir de Biscaia; ordenou que a casa da supplicação não tomasse conhecimento de certos negocios da milicia, e de assumptos relativos á repartição d'armas, que se fazia pelo reino, e concedeu ao duque de Bragança a faculdade de armar e municiar a gente de pé e de cavallo, de que carecesse para defeza das suas terras maritimas e visinhas do mar. — Vid. provisão de 29 de julho de 1625 e cartas regias de 24 e 31 de desembro do mesmo anno na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

«esta o alpendre, e derribar o ditto alpendre e as secretas de «fora, e tapar a janella da escada que vai da via sacra para sima, «e masçiçar ¹ o arco, que era seruiço antigo, que fica encostado

Mandou tambem que de Biscaia e Cadix partissem alguns navios para as nossas aguas.

Quanto aos trabalhos de defeza de Lisboa, constam elles do plano a que esta nota allude; todavia fôram depois ampliados de conformidade com a traça do marquez de Inojosa, que, segundo vimos mais adiante n'uma carta do vereador Luiz Vieira, veiu acompanhado de quatorze companhias de gente castelhana; soccorro que não nos consta tivesse sido pedido.

Claro está que logo de principio procurou o governo fazer correr a maior parte das despezas por conta da cidade. Ella, que tomou sobre si os soccorros de Ormuz e da Bahia de Todos os Santos, como poderia eximir-se aos gastos com a sua propria defeza?

Assim o entenderam os governadores do reino, que teriam sido mais razoaveis, se, lançando mão d'outros recursos que lhes fôram apontados, houvessem aliviado a cidade d'esse encargo, attendendo ao muito que ella se sacrificara nas occasiões passadas, e á boa vontade e elevado patriotismo com que sempre acudira nas situações difficeis e nos momentos de maior gravidade.

Preferiram, por certos respeitos, não aproveitar d'esses recursos, e fazer verter até aos derradeiros estillicidios a já desbaratada fazenda do municipio, coagindo a camara a recorrer a varios artificios a fim de obter dinheiro, não só para reparo dos muros e portas da cidade, mas ainda para emprestar, pois lh'o exigiam allegando a impreterivel necessidade da construcção de trincheiras, prevenção do presidio de Cascaes e apresto das armadas do porto.

Não deixou a camara de fazer sentir superiormente as precarias circumstancias da sua fazenda, e ponderou quão nocivo se tornava gastar do dinheiro que ella dispuzera para entrar na Companhia da navegação e do commercio da India, Mina e Guiné. Emfim, com o magro producto dos seus rendimentos; com a venda do officio de escrivão do ver-o-peso; valendo-se d'alguns emprestimos e da constituição de juros na sua fazenda, foi a cidade occorrendo ao mais essencial. Isso lhe valeu, porque a esquadra ingleza, apparecendo nas proximidades do porto de Lisboa, não ousou affrontal-o, e seguiu derrota para o Sul, indo acommetter Cadix.

Das quantias dispendidas nas fortificações e nos presidios do porto de Lisboa, ainda a cidade veiu a ser embolsada d'uma parte importante.

Por serem relativamente numerosos os documentos que o archivo da cidade contém acêrca do assumpto a que nos temos referido na presente nota, não os deixamos já agrupados; sujeital-os-hemos, portanto, á ordem chronologica, onde terão de entrar na altura das suas datas.

<sup>1</sup> Encher, n'este caso tapar com pedra e cal para vedar a passagem.

«ao muro; repairar as ameas, e desenbaraçar q ceruiço per «sima do muro, como se hade fazer em todo o mais muro; e da «banda da serqa tapar todas as portas que saiem pª ella, e to-das as janellas do primro andar, e as do segundo tapadas até o «meo; e defronte da porta da Igr.ª leuantar o muro, que esta so-bre a calçada das Olarias, e tapar o postigo do ceruiço da ditta calçada; e em sima, regulandosse com o muro velho, fazer trin-cheira com sestois.

Alimpar o muro que vem as portas de Santo Andre pella parte
de dentro, e pella de fora arazar o entulho que esta abarbado
com elle, e abrir a seruentia do muro que vai para as casas de
João de Mendonça, e fecharlhe as portas e janellas da banda de
fora dos muros do pro e segundo sobrado.

«Reformar as ameas, q faltão sobre esta parte do muro, e ta-«par o postigo de Santo Andre.

- «Reformar e compor em torno os muros do castello.
- «Tapar o postigo de São Lourenço, junto ao musteiro da Roza.
- «Hum quintal baixo, do Bisconde, tem hua porta grande no «muro, que se hade tapar; e hua torre mais abaixo da muralha «terraplenala.
- «Junto a porta da Mouraria, pella parte de fora dos muros, es-«tão duas moradas de casas, encostadas a elles, que pareçeu se «divião derribar por serem baixas e não ficarem defensaueis do «muro.
- «Que se tapasse o postigo da porta da Mouraria, da banda do «Castelo; e que no outro postigo se ponha hua porta de grades «de vigas, e se reforme a porta de madeira que esta no portal de «dentro, e se tapem as portas das casas de Simão da Cunha, q̃ «tem ceruiço pª este sittio, e as mais q̃ ali estão, e a todos ficao «portas pª dentro da cidade.

«As casas contiguas aos muros, defronte de São Sebastião, se «lhes tapem as portas e janellas dos primeiros e segundos sobrados, e as ultimas ate o meo, pa que siruão de parapeito (e estas «casas estão encostadas ao muro); e q o mesmo se faça nas casas adiante, em que uiue Dona Guimar Manoel, e no pateo destas casas leuantar as paredes te a altura da parede do canno, e «tapar as portas e janellas deste patteo.

«Por hua grade de ferro groça no cano real da banda de den-«tro do muro, defronte da rua dos Canos.

«Tapar o postigo da rua noua da Palma, que sai ao Jogo da «Pella, a fasse de fora, com as casas e as portas e janellas bai«xas, ficando as ultimas taobem tapadas ate o meo.

«Tiraremçe as uarandas das casas de Fernão Garçia, e dar serquentia per esta parte ao muro.

«O postigo que vai pa Santo Antão, tapado pella parte de fora «com hũa parede das casas nouas, que estão da parte da calçada «de Santa Anna, as outras de baixo, e a hũas e a outras tapar«lhes as portas e janellas dos sobrados ate o ultimo, e no ultimo «tapadas ate o meo, e abrir os degraos do muro deste postigo, «que ficão pella parte de dentro, e leuantar e reforçar o pedaço «de muro por sima destas casas nouas te altura de quarenta pal«mos; e assi mais das casas que estão per sima destas, tapar to«das as portas e janellas ate o segundo sobrado, e as do ultimo «tapadas até o meo.

«Nos muros, em que uão estas casas encostadas, te o postigo «de Santa Anna, abrirlhe todas as suas seruentias, e das casas do «Vilhegas para os dittos muros; reformar as escadas que estão «oje tapadas, e varar as ameas delles e das torres; e em a torre «q̃ fica per sima destas casas, fazerlhe o terrapleno q̃ falta, e «abrir o ceruiço dos muros de Diogo da Cunha.

«O muro baixo, que esta per sima destas casas, pella parte fora, «encostado ao muro da cidade, entre as torres, arrazalo.

- «Tapar o postigo de Santa Anna, e derribaremçe as casas «que estão junto ao muro pella banda de fora, d'huã e outra «parte.
- «A torre do muro, q̃ fica no quintal das casas de Dona Luiza, «terraplenala te altura das ameas, e reformar as escadas destas «torres e seruentias de huas para as outras.
- «Arrazar o valado, que esta na seruentia da cidade, por sima «de São Luis, e tappar būa janella piquena q̃ fica defronte deste «vallado.
- «Derribar hua casa do aposento de Dona Maria de Meneses, que «esta encostada ao muro.
- «Fazer hum paredão na porta de Santo Antão, da banda de «fora, como rebelim, e tapar hum dos postigos que esta da parte «das casas de Garcia de Melo, e reformar as portas do q lhe for «necess.rio
- «Tapar as portas e janellas das casas de Garcia de Melo, ate o «ultimo andar, e as ultimas janellas até o meo; e deitar hum pa«redão, da altura dos muros e de grossura de dez palmos, que
  «tome do cunhal ultimo das dittas casas ate huãs que estão junto
  «as da Pinitençia, pella parte de fora; e hás dittas casas e has da
  «Pinitençia se hande tapar as portas e janellas até o ultimo andar,
  «abrindosselhe per onde jogue a mosquetaria.
- «Por hua grade de ferro grossa no cano que esta junto a estas «casas da Pinitençia.
- «Arazar hua casa, que serue de cozinha a Dom Dinis de Faro, «que esta pella parte de fora encostada ao muro, e tirar as esca«das que sobem ao muro, terraplenar huas casas que estão aber«tas dentro nas torres e muralhas, fazer as seruentias deste muro«ate as casas do conde da Vidigeira.
  - «Tapar o postigo de São Roque, e fazerlhe hum paredão do cu-

«nhal das casas de Dom Henrrique ao cunhal das outras casas «fronteiras, o q¹ paredão uira no oliuel das ultimas janellas das «casas de Dom Henrrique de Noronha, que tira des palmos de «groço com suas ameas, como terão os mais.

«Leuantar e engroçar a parede donde esta a porta do patteo «das casas do conde da Vidig.ra, que topa em São Roq, dal«tura e grossura do atras; e tapar as portas e janellas das casas «do mesmo conde para o seu pateo, e massicar o arco que esta «na sua torre, da banda de Dom Esteuão.

«Tirar o alpendre da portaria de São Roque, e taparlhe todas «as portas e janellas baixas q̃ vão pª a serqa, e a porta do carro; «e per baixo desta porta do carro, pella parte de dentro, deitar «hum paredão ate o cunhal da cuzinha.

«Nas casas de Dom Henrrique de Noronha se ande tapar as «portas e janellas até o ultimo sobrado, e as ultimas ate o meo; «e o mesmo se fara nas que estão junto a ellas, de hūa e outra «parte, e se tapara a janela grande que os frades da Trindade «tem pa os quintais destas casas.

«Taparsehá o postigo da Trindade, e em aquelle lanço de casas «até o Loreto se taparão portas e janellas ate o ultimo andar, e «as do ultimo ate o meo.

«As portas da Igr.ª do Loretto se taparão, e se abrira porta «para o patteo de Franco de Saá; e nas portas de Santa Caterina «se fara hum ribilim da parte do Loreto, e se porão portas de «madeira no portal.

«Alimpar e repairar a escada que esta pella p<sup>to</sup> de dentro, que era seruentia das casas de Dom José de Souza, p<sup>a</sup> q fique em eseruentia dos muros.

«Derribar o alpendre do ferrador da porta de Santa Caterina, «da banda de fora, e toda a cortina que per ali esta até as casas «do conde Vimiozo, afastada do muro, e algüa he de pedra em

- «soço  $^4$  e pedaços de taboas, e tirar a madeira que esta em todo «este sitio,  $\tilde{q}$  he de mercadores  $\tilde{q}$  nelle a uendem.
- «Tapar as portas e janellas das casas do conde do Vimiozo ate «o ultimo andar, e nelle tapar as dittas janellas até o meo.
- «Tapar o postigo do Duque; e huas casas piquenas, que estão «a parte dereita, entrando per elle, derribalas.
- Dar seruentia ao muro que vai das casas do Duque p.º as do
   Marqez de Castel Rodrigo.
- «Em as duas casas prinsipiadas, que estão descubertas, e são «de Romão de Bossetta, se deitarão traues, de modo que possa «estar gente nellas com mosquettaria, e sobre a porta destas ca«sas reformar o muro.
- Em o muro q vai continuando para baixo, e fica em seruentia
  da cidade, abrir as ameas.
- «Tapar o postigo que sobe do Corpo Santo pª São Franco; e «as casas encostadas a elle derribalas.
- «O postigo q vai do Corpo Santo para os Cubertos, reformar-«lhe as portas e porlhe hum rebilim; e o postigo da serqa do «Marqez, tapado e tapar as mais portas te o mar, e janellas te o «ultimo andar, e as do ditto ultimo andar te o meo.
- «Tapar todos os postigos que desta serqua do Marquez saiem «aos Cubertos, e assi os mais que vão ate o Arco do Ouro<sup>2</sup>, e se «taparão todas as portas e janellas te o derradeiro sobrado, e es«tas do derradeiro se taparão ate o meo; e assi se tapara o Arco
  «do Ouro, e todos os arcos das casas de Dom G.¹º da Costa e ja«nellas, e as ultimas te o meo, e a entrada da Ferraria, da parte
  «de Vasco Frã, se tapara.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pedra em sosso ou pedra solta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Era como vulgarmente chamavam á Porta da Oura.

«No arco dos Pregos por portas e hum rebilim, e o arco do «Asouge tapado; e no do Pelourinho Velho, que se desmanchou, «fazer hum paredão de trinta e sinco palmos de alto e doze de «groço, com suas ameas e tera, no meo hum postigo piqueno, e «diante hum rebilim.

Do canto do Terreiro do Trigo ate o canto das casas da cidade «se fara outro paredão, com seu postigo no meo, e defronte hū «rebilim; e assi se taparão todas as portas e janellas deste Ter-«reiro do Paço, na forma que as atras.

«Terraplenarçea o lanço nouo Dalfandega, q fica da parte do «Terreiro do Paço, e se lhe pora hua ou duas peças de artilharia «com seus sestois.

«Derribar o outro lanço que esta caindo, e fazerse outro terra-«pleno, com hua ou duas pessas de artilharia.

«Taparçe a abertura da rua da Mizericordia, da banda da rua «das Canastras, pella parte da Ribeira, com húa trincheira forte «e groça; e nas casas de Pº de Toar, e nas vizinhas a ellas, bo-«tarlhes as escadas fora, e taparlhes as portas e janellas na con«formidade das mais; e tapar tãobem com trincheira a outra rua «da Mizericordia, da banda do Terreiro; e em cada lanço das es«cadas das Sette Casas, no meo, se farão huns paredois, e as ca«sas encostadas a ellas e a Alfandega hirão fora, e se taparão as «portas do Terreiro e das casas do Prouedor Dalfandega.

«Nas Portas do Mar, pella parte de fora, se porão portas, e no «arco de dentro se reformarão outras de nouo, e se tapara o chafaris da Preguiça e o postigo de Dom Gil Eanes, pella parte de «fora, e os postigos do chafaris de ElRei de hũa banda e da ou«tra; e assi se fechara o postigo Dalfama q̃ vai para São Migel, e
«o postigo grande dos dous do chafaris dos Caualos se tapara, e
«o piqueno ficara aberto e lhe porão portas, e assi se taparão to«dos os mais postigos até a fundição dos Castelhanos.

«Todas as janellas e portas ate o ultimo sobrado das casas se

«fecharão de pedra e q¹ (cal), e as ultimas até o meo; e a escada «de Dom Pedro Coitinho se cortara do meo para baixo, e os al«pendres das casas de Jorge de Souza se arazarão.

«A neçess"  $\tilde{q}$  fica na praia defronte de Alfama, se arra-ezara.

Sobre a porta da fundição dos Castelhanos, da banda do qais
da Madeira, se leuantara mais a parede, e se tapara o postigo
q vai p o quintal do conego.

«Huas casas que estão per baixo da porta da Cruz, que estão encostadas ao muro, se arrazarão, e nas mais taparão portas e ejanelas na forma atras declarada.

«Na porta da Cruz se porão portas, e defronte, pella parte de «fora, se fara hum rebilim com sua seruentia pela parte de sima.

«Nas casas de Lourenço Grasses Palha se taparão portas e ja-«nellas na maneira declarada atras, e se deitara fora a uaranda «de madeira q̃ fica sobre o quintal; e as casas baixas encostadas «as suas, da banda do ferrador, se arrazarão, de modo q̃ fique «seruentia do quintal para o terreiro da porta da Cruz.

«A porta da fundição da Coroa de Portugal se hade fechar e «derribar huãs paredes que estão caindo junto ao muro, e tapar «huã porta que esta no muro dentro na fundição, e se alhanara a «terra q̃ esta na entrada da fundição.

«Tapar o postigo do Arsebispo, e arrazar duas moradas de ca-«sas das que estão encostadas a elle.

Arazar o principio da obra que esta comessada no campo,
junto ao postigo de São Vissente, q he do mesmo mustr.º, e tapar os dous postigos que estão no muro, hum dentro nesta obra,
e outro q he o ceruiço da cidade, e juntamente cortar a prumo
a parede da Igr.², que esta em dentes, e vinha saindo já fora
do muro; e se arrazarão as casas dos criados dos frades, que

12

«estão encostadas ao muro, no pateo da sisterna, e a casa que se fez «para guardar os bordos; e se tapara a porta que esta no muro, «e he ceruentia do telheiro para a sisterna, e se abrirão todos os «seruiços per sima dos muros e reformarão as escadas delles.

«Em hum pedaço de muro q fica no sitio de Dom Fran.ºº Telo, «que não tem ameas, se porão sestois, e se tapara a porta que «esta em baixo neste muro.

«Se deitarão fora todos os entulhos que estão fora do postigo «de Nossa S<sup>ra</sup> da Graça, encostados ao muro, e se farão ceruiços «per sima do ditto muro.

«Asentouse em mesa, v<sup>to</sup> esta dilig<sup>a</sup> e vistoria de q̃ se deu conta «no gouerno e se mandou remeter a esta mesa, q̃ os officiaes da «cidade, a q̃ pertençe, mandem q̃ a pasage dos muros esteja cor«rente, na milhor forma q̃ possa ser, p<sup>r</sup> conta dos donos q̃ usão «delles, e os tem empedidos, e asi se faça os conçertos dos da«nificam<sup>tos</sup> delles, v<sup>to</sup> ser asi conforme a dir<sup>to</sup>; e no q̃ toca ao con«certo das portas e postiguos a cam<sup>ra</sup> o mandara fazer p<sup>r</sup> conta «sua. Lixa, p<sup>ro</sup> de março 1625.»

## Capitulo da carta regia de 12 de março de 1625 <sup>1</sup>

«Vy o que me escreuestes acerca das preuenções, q se fazião, «para guarda e deffensão dessa cidade; e porq as trincheiras, não «hauendo occasião q peça, serão de despeza para à cidade, e assy «o tapar e derribar as casas q ha junto aos muros, ordenareis q «estas duas cousas, ficando com comunicação de Leonardo Tur«riano assentado como se hão de executar, se a necessidade o re«querer, se suspendão por agora; porem, q no reparo dos muros e «portas delles se trabalhe com todo cuidado e breuidade, sem se «perder hora de tempo 2.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A este capitulo de carta regia responderam os governadores do reino como se segue:

Theor da circular que a camara de Lisboa enviou ás outras camaras do reino em 17 de março de 1625 !

«Considerando S. Mag. de como os inimigos de Hollanda e mais «partes do norte tinham feito companhia de commercio, com que «todos em commum usavam do trato, mettendo seus cabedaes e «tendo retornos e proveitos tão grandes, como era notorio; para «lhe atalhar estes ganhos, e querendo que os gozassem seus vas-«sallos, especialmente d'este reino, mandou, para bem universal «d'elle e da India e mais conquistas ultramarinas, que houvesse «n'esta cidade de Lisboa outra companhia contraposta á dos ini-«migos, para que tivessemos nos os ganhos do commercio, e os «tirassemos a elles. E para este effeito quer S. Mag. de metter seu «cabedal, e que todas as cidades e particulares do reino entrem «tambem n'ella com o mais que lhes for possivel, concedendo to-«das as segurancas para que os cabedaes e os ganhos se dêem e «tirem livremente, como e quando cada um quizer, concedendo «favores aos particulares, e tendo em servico que as camaras do reino entrem na dita companhia com o mais cabedal que puder ∢ser.

«Em conformidade d'isso escreven à camara d'esta cidade, en-«carregando-lhe que assim o fizesse e escrevesse às mais do reino; «e assim se dispoz logo esta cidade a isso, vendo a importancia

<sup>«</sup>Em carta dos sres goures para S. Me, de 22 de mço de 625:

<sup>«</sup>No particular das trincheiras e de desembaraçar os muros das casas, que «estão junto a elles, se fará o q V Me manda; e do q toca ao reparo dos «mesmos muros e portas delles, temos auisado a cama para q logo o execute. «Chruão Soares.» — Dito liv.º, fs. 66.

E para que a camara tivesse conhecimento, da resolução de S. Mag.de e da resposta do governo, transmittiu-lh'as o secretario de estado com a seguinte carta:

<sup>«</sup>Enuio a V S, de parte dos sres goures, a copia da carta de S Me, q sera com «este, e a de Suas Srias em repta della, q hade yr pto ordinrio de amenhã, «para q V S as faça ver na cidade, e ordene q, conforme ao q S Mo manda «e ao q se lhe responde, se proceda. Gde Nosso Sr a V S como desejo. De «casa, 21 de mço de 625. Chruão Soares.» — Dito liv.º, fs. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 80.

«do negocio e proveitos dos povos e vassallos, que resultará com a «dita companhia, e se resolveu a enviar a essa camara, e a outras, «F., para que tratasse com V.<sup>25</sup> M.<sup>c68</sup> com as mais razões que elle «apontará na materia, porquanto esta camara tem respondido a S. «Mag.<sup>40</sup>, estimando a mercê que nos faz, offerecendo-se a entrar «com o maior cabedal que puder, que esperamos seja uma grande «quantia, fazendo esforço e diligencia para effeito d'este negocio; «e esperamos que cada uma das camaras, e V.<sup>25</sup> M.<sup>c65</sup> em parti-«cular, entrem com o maior cabedal que puderem ajuntar, e as«sim os mais logares de sua comarca 4, em cumprimento do man-

Da camara de Villa Viçosa:

«Muito simtimos os susesos prezentes e perdas q por esta uia podem uir ao «Reino. Sua Mde nos escreueo sobre iso pello doutor Aluaro Velho, e a Sua «Mde escreuemos o q nesta materia temos ordenado, q he tirur das pouqas «remdas, q esta camera tem, mil cruzados, pagos em des annos, p a companhia e effeito q V s s nos escreue. Fiq amos dezejamdo o bom suseso de «tudo, e do q ouver do serviço de V s s faremos com muito gosto. Iscrita na «camera de V viçoça, e feita por Belchior Garcia da Sillura, iscrivão della, «aos 3 de junho de 625.» (Seguem as assignaturas.) — Liv.º 1 de Serviços o el-rei, fs. 114.

Da camara de Borba:

«Posto que a vomtade seja, como he, tam larga de, em todas as ocaziois «do seruiso de Sua Magestade, não faltarmos, como a obrigasão o requere, «nesta materia—sobre que Vossas Senhorias nos escreuem—, estamos tam «imposibilitados que não responde a posibilidade a vomtade, por a camara «desta Villa ser mui limitada de remdimentos, que não alcamsão os ordina-«rios; mas comtudo, por não pareser q nos faltaus o animo de acudir a tam «santos imtemtos, nos pareçeo q o meio, por omde podiamos seruir a Sua «Magde, seria mandandonos provisão pera fintarmos no rial da agoa, e com isoo poderiamos seruir com mil cruzados, pagos em des annos, cada hum anno «o que se puder ajuntar, que sempre sera, pro rata, o que vem em cada ham canno, e isto pola camara não ter rendas com que posa acudir; e nesta com-«formidade escreuemos a Sua Magde. No q mais se ofereser no seruiso de «Vosas Senhorias estamos prestes, a quem Nosso Snor guarde por largos «annos como pode. Escrita em camara, na Villa de Borba, por Simão Gracia de Britto, escriuão dela, aos 5 dias do mes de junho de 1625 annos.» ---Dito liv.º, fs. 115.

<sup>1</sup> No archivo da cidade apenas encontramos trez cartas em resposta a esta ;: e são :

dado de S. Mag.<sup>do</sup>, e para que todo o reino goze do commercio,
e se restaure por esta via e o não levem os inimigos de todo; e
as conquistas ultramarinas, que com tanto sangue de nossos passados se conquistaram, se reparem e animem com isso, vendo

Da camara de Fronteira :

«Por mtos respeitos dezejauamos estar este conco em estado pa entrar, em «a companhia de V. ms., com aquelle cabedal q, pellas cartas de Sua Mgde «e Vossas ms., q o Dtor Aluo Velho, vereador em essa camara, nos deu, se «mostra ser necessario pa o effeito q se pretende, porq allem de ser seruiço «de Sua Mg.de, e auermos de ficar postos nas maons de V. ms., se conseguira grande proueito á christandade e a todo este Reino, primcipalma «avendo de correr este negoçio per mão de V. ms., com o que ficaua mais «seguro todo o dinheiro con q se entrasse; mas a falta q delle ha neste conco «e pouo, nos faz cair em outra de não podermos dar mais de quarenta mil «rã em cada hum anno, dos dez que Sua Mg.de ordena, com os quais e com «as pessoas fiquamos prestes pera seruir a V. ms., assy em este particullar, «como em todos os mais em que nos mandarem. Grde Dã a V. ms. De frontra «e junho 7 de 625. Antonio de Carualho, escriuão da camara, a fiz.» — Dito liv.o, fs. 116.

Faltam-nos, como dissemos, as respostas de todas as camaras, a que a de Lisboa se dirigiu, sobre este particular da companhia de navegação e commercio da India, Mina e Guiné; mas por as trez que acabamos de transcrever, vê-se que aos concelhos sobravam bons desejos de contribuir para o grande emprehendimento patriotico que se tinha em vista; sentiam-se, porém, exhaustos de recursos, e retrahiam-se, ou antes limitavam-se ao pouco que as suas minguadas posses permittiam. Isso talvez motivasse a resolução constante da carta regia de 12 de março de 1626, pela qual «foi provi-denciado para se apromptar com brevidade, e augmentar a quantia prometatida pelas camaras para entrar na companhia de commercio da India e «Conquistas.» — Coll. da leg. port., por J. J. d'Andrade e Silva.

E como todas, ou a maioria d'ellas, tiveram de recorrer a meios extraordinarios para juntarem algum numerario, havendo-se já «offerecido differentes partidas, e signalado differentes consignações e pagas a respeito da possibilidade e commodidade das camaras e povos, a saber: das rendas dos «concelhos, de arrendamentos e fructos de propriedades d'elles, e de lançamentos no cabeção das sizas», para o que tudo era necessario particular approvação e licença regia; tendo em consideração o beneficio e acrescentamento commum dos vassallos d'esta corôa, que se esperava com o estabelecimento da companhia: houve el-rei por bem, no alvará de 2 de dezembro de 1626, de approvar e confirmar tudo o que cada uma das cidades, villas e logares do reino tinham offerecido e dessem para a referida companhia, de qualquer qualidade e sorte que fôsse. — Dita coll.

«como todo o reino é interesssado no seu commercio e conserva-«ção. E entendam V.ªs M.ºªs que no cabedal principal e ganhos es-«tarão seguros para se aproveitar de tudo nas cousas publicas e «uteis de seu districto, de que V.ªs M.ºªs disporão livremente como «quizerem; e com elles esperamos que se venham a livrar os po-«vos das fintas ordinarias e extraordinarias que costuma haver, o «que tudo o dito F. declarará a V.ªs M.ºªs mais largamente, a quem «nos reportamos.»

## Assento de vereação de 20 de março de 1625 1

Resolve a camara que Francisco Fernandes Villa Real, «que «hora a cydade tem prouydo do carguo de troqador de dobrois «e realles ², não leuara mais por troquar cada escudo q̃ hũ reall «de cobre, e por cada dobrão dous rs; e a este respto leuara hos «troqos das moedas de prata, e isto aos estramjeyros e a toda a «mais jemte q̃ a esta cydade vier, e com ele quizerem fazer hos «dytos troquos, sob pena que, fazemdo ho comtrario, a cydade «ho mãodara castigar como lhe pareser just.\*»

<sup>1</sup> Liv.º n d'Assentos, fs. 219 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A camara, por uma consulta talvez da mesma data, participou esta nomeação ao governo, allegando haver muitas queixas do povo por causa dos enganos e d'outros inconvenientes que resultavam de não haver corretor, pessoa abonada e que prestasse fiança para se lhe entregar o cambio de dinheiro aos estrangeiros, e a muita outra gente que vinha á cidade, pois havia alguns dias que um Simão Mendes fallíra com mais de des ou dose mil cruzados, pertencentes a diversos; «e para acudir a isto, antes que o «damno passe mais ávante, posto que a camara o não proveu até agora, por «lhe parecer que se podia escusar, todavia pareceu que era necessario, «sem dilação, provêr o dito cargo de sua data, como são os mais correto- «res de mercadorias, cambios e até de escravos e cavallos, que provê.» — Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fe. 81 v.

## Consulta da camara a el-rei em ... de março de 1625 <sup>1</sup>

«Por se irem levantando os terços por ordem de V. Mag.de, e «nas occasiões passadas se ordenou companhia particular dos ci-dadãos e officiaes que servem a camara actualmente, e pessoas «da mesa d'ella, debaixo da capitania do presidente, e assim se «usou sempre, e o presidente D. Pedro d'Almeida foi o capitão «d'esta companhia, e de tudo se enviaram a S. S.ª os papeis em «tempo de João Furtado de Mendonça, porque constou a V. Mag.de «ser esta a preeminencia da camara; — pedimos a V. Mag.de se «continue este estylo, e que o presidente D. Jorge Mascarenhas o «ordene ». E se por elle estar occupado em coronel, houver de

#### NAS OBRAS PUBLICAS

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 80 v.

Em 30 d'agosto de 1625 expediram os governadores do reino a seguinte portaria ao conde de Santa Cruz:

<sup>«</sup>O conde de Santa Cruz dê ordem para que os officiaes da cidade, conteú«dos n'esta relação, não sejam obrigados ás companhias de cavallo, por suas
«ordinarias occupações, nem a irem a Cascaes nas companhias que lá se man«dam.—Em Lisboa, a 30 d'agosto de 1625.—D. Diogo de Castro—D. Diogo
«da Silva.»

<sup>«</sup>Rel dos officios que precisamente estão occupados no serviço da camara, ebras publicas e almotaçaria, e não pedem acudir ás companhias de cavallo

<sup>«</sup>Fernão Borges e Luiz de Gouveia, escrivães dos negocios de dentro da caemara, que assistem n'ella todos os dias;

<sup>«</sup>Pero de Carceres, contador, e Francisco Pires de Brito, seu escrivão, que «assistem na camara nas contas e dinheiro;

Os almoxarifes do real d'agua, Manuel Fernandes Ferreira e Damião Fra-«gozo da Guarda, que assistem na arrecadação e despeza do dinheiro;

O thesoureiro da cidade, Agostinho Franco, e Diogo do Sal d'Almeida, seu «escrivão.

<sup>·</sup>Miguel Nuno, veador das obras, e seu escrivão, Matheus Jacques;

Francisco d'Andrade e Domingos Fernandes, almotacés da limpeza, que «apontam e assistem nas obras;

«assistir á companhia outra pessoa, seja o vereador mais antigo, «que ao presente é o dr. João de Frias Salazar, e se conserve a «autoridade da camara, que esperamos de V. Mag. do não permitta «se quebre em seu tempo, nem que seja menos do que sempre «foi; e n'esta conformidade mandar que se faça, porque V. Mag. do «ficará assim melhor servido nas occasiões que fôrem necessarias.»

#### Carta do vereador Luiz Vieira em 14 d'abril de 1625 <sup>1</sup>

«No zelo que tenho do seruiço de V. S. mereço bem a merse eque V. S. me fas, e toda satisfação que mostra ter de meus «procedimentos, nesta carta de 22 do passado; e por a copia da «petição que fis ao C.º, despois de estes S.ros a aprovarem, e será «com esta », uerá V. S. o que o secretario Fr.º de Luçena me

#### NA ALMOTAÇARIA E MANTIMERTOS

- «Os quatro almotacés das execuções, que entram a servir o primeiro de se-«tembro, que são :
  - «Roque Florim d'Almeida
  - «Manuel de Vasconcellos
  - «Thomé Pacheco
  - «André Caiado de Gamboa;
- «Os escrivães que com elles servem, que são quatro;
- «Os seis escrivães dos orphãos da cidade, e os dois do termo que não pódem «faltar no eurso dos negocios e audiencias e despacho das partes;
- •Os provedores da saude da cidade e Belem e seus escrivães.
- «Estes são os que por ora pareceu que se deviam escusar das companhias «de cavallo e de ir a Cascaes. Lisboa, 30 d'agosto de 1625. Jeão de «Frias Salazar.» Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 93.
  - <sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 91.
- <sup>2</sup> A petição que Luiz Vieira apresentara ao conselho de Portugal na côrte de Castella, e de que, por copia, deu conhecimento á camara, é concebida nos seguintes termos:

<sup>«</sup>Os escrivães das propriedades, Bento Pereira e Manuel Francisco, que cor-«rem tambem com as diligencias das obras, muros e trincheiras;

<sup>«</sup>Estevão Barboza, homem da camara.

«diçe de sua parte, e a minha reposta, e o como me deferio a «ella; e assim me fiqa só por diser q, em conformidade da mi-

«Senhor — O desembargador Luiz Vieira, que o secretario Francisco de «Lucena lhe disse hontem, 7 d'este, que, vendo-se em conselho a petição que «com a carta da camara de Lisboa tinha apresentado a V. Mag.de, e lhe foi «remettida, se havia assentado que soubesse d'elle as cousas a que era en-«viado, e que a camara pretendia de V. Mag.de, porque queria o conselho «representar tudo por uma vez a V. Mag.de, para se lhe poder deferir em a «mesma conformidade; e respondendo que a cidade o enviara sobre os dois «pontos que se contém na sua petição, tocantes ao provimento das fortale-«zas e defensão da cidade, e á segurança das duas armadas de naus da In-«dia, que este anno se esperam; e posto que tambem pretendia mandar traetar assim das materias de contrabando e de outras do bem publico, como «do acrescentamento de suas rendas e da conservação de sua jurisdicção, «assentou comtudo que, dando primeiro conta aos ministros do conselho, e «seguindo sempre sua ordem, propuzesse sómente aquelles dois pontos, por «n'elles consistir a substancia e sumula das cousas, e, depois de com effeito «se haver deferido a elles, tratasse dos outros, conforme a instrucção que se «lhe deu, e ao que se lhe iria ordenando; e em tudo lhe disse o secretario «que désse conta á cidade, e lhe escrevesse e avisasse de todas as cousas, «que de sua parte houver de propôr a V. Mag.de. E ainda que o fará assim ono primeiro correio ordinario, lhe pareceu comtudo lembrar humildemente, «como faz, que se não deve, por razão da dita diligencia que se lhe manda «fazer com a cidade, dilatar o consultar-se logo a V. Mag.de o que parecer «acêrca do que a cidade aponta e pede na dita petição, e em especial sobre «a junta das armadas em Lisboa, para todos os effeitos, com toda a brevi-«dade, pois por o tempo estar tanto adiante a poderão os inimigos prevenir, «mettendo-se em meio, ou invadindo na bahia de Cadiz os navios que n'ella «estão, e isto sem se tratar das mais cousas referidas, que a cidade pretende «e póde mandar representar e pedir a V. Mag.de, por o mesmo fundamento «que ella teve para por ora se não tratar d'ellas.

«E supposto que sendo dadas muitas ordens de V. Mag.de para se fazerem «provimentos de dinheiro para os ditos effeitos, e em especial para os navios «de Biscaia, em que hão de ir as armas e munições para se armarem os ter«ços e fortalezas de Lisboa, se não fizeram com effeito até agora, parece que «irá esta consulta muito opportunamente, em razão de, com occasião d'ella «poder fazer a V. Mag.de nova instancia, para que se enviem outras ordens «mais apertadas, para que parta o dinheiro, e com elle os navios para Lis«boa; e, para que se possam dar mais facilmente á execução, se offerece a «ír solicital-as a Biscaia ou Cadiz, aonde mais necessario parecer: — Pelo «que pede a V. Mag.de que, considerando a precisa necessidade que ha de se «deferir a este ponto, sem dilação, mande que desde logo se lhe consulte o «que sobre elle parecer, pois da dilação poderia resultar o damno, que ella

«nha petição, fes o Cons.º logo consulta, que foi a Sua Mag.de E «eu parto ámanham, quinze deste, DS querendo, em seguimento «della a Aranjues, e, sem ter ordem de V. S., me offerecerei a «Sua Mag.de e ao S.or Conde Duque para a jornada de Biscaya ou «de Cadis, na forma do papel com que lhe ei de falar, cuja copia «inuio 1, por me parecer q se auera V. S. por bem seruido de

«costuma causar em semelhantes materias, mórmente estando, como fica «dito, o tempo tanto adiante, que qualquer dia de dilação será mui prejudi«cial ao serviço de V. Mag.de e bem commum d'aquella cidade e reino. —
«E. R. M.ce. — Liv. I de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 94.

1 «Ex. » Sr. — El oidor Luiz Vieira, Rigidor de la Ciudad de Lisboa, en-«biado por el ajuntamiento della alRei, nuestro senhor, i a V. Ex.ª, auiendo «entendido que a su instansia ha sora hecho el consejo de Portugual recuerdo «a Su Mag.d, de que se sirua de mandar despachar ordenes mas apretadas «que las pasadas, para q con effetto, i sin dilacion alguna, se prouean i en-«bien los deneros que estan ordenados para el apresto de los naujos, q estan «en Cadis i Guipuscua, i d partan luego, i se usian juntar en el puerto de «Lisboa, como está rezuelto i se ha mandado muchas uezes, atento estar el «tienpo tan adelante, que se no se aziere esta junta de naujos en aquel puerto «por todo el presente mez de abril, es sierto que siendo el tienpo en que «saldiran los enemigos a la mar, intentaram sin falta preuenirla, metiendose «en medio, por manera que no se pueda consegir, de lo que rezultaran en emar i tierra irreparables daños, de los quales no será el menor la falta que «faran las armas i munisiones, q en ellos se aguardan en Lisboa, i uienen en «los nauios de Guipuscua, sin los quales ni se pueden fortificar sus casti-«llos, ni acabar de armar los tersios que alli se an lleuantado; por todo lo «qual, después di bezar a V. Ex. la mano, de parte de aquella Ciudad i Rei-«no, por el gran zello del seruisio de Dios e de Su Mag.d, con que V. Ex.» «ha acodido sienpre a sus cosas, i mas en particular en las prezentes:

«— Pide e suplica a V. Ex.\*, de parte de la misma Ciudad i Reino, como «cosa en que consiste la suma de los buenos efettos de todas las preuen«siones ordenadas para su defiença i seguridad de las dos armadas de la
«India, que este año se agoardan, se sirua V. Ex.\* de mandar despachar las
«dichas ordenes, que el consejo propone a Su Mag.d, tan effetiuas, q luego
«se prouean presizamente i enbien los deneros para los puertos referidos, i
«con ellos los nauios para el de Lisboa; aziendo particular Md. áquella Ciu«dad e Reino, i a min, en querer V. Ex.\* consederme lisensia i mandarme
«dar los recados nesesarios, para que pueda io en esta corte solositar el con«primento de las dichas ordenes, con los menistros a que tocare, i dispués
«de despachados los dineros uaia a Guipuscua on a Cadis a azer el mismo
«ofisio con los menistros de alla, en lo tocante al apresto i partida de los
«nauios, pues es sierto que con eso se acudirá a todo mas pontualmente,

«mim em a faser, pois com ella se satisfas ao intento principal «com que V. S. me inviou aos pés de Sua Mag. de E contudo se «sirua V. S. de, no prim. ro correo, me auisar da reposta q ei de «dar ao secretario, aduertindo que, quando recorri aos S. res do «Cons.º sobre o recado q elle me den de sua parte, apontando-«Ihes eu as cousas q V. S. pretendia representar e pedir a Sua «Mag.do, me responderão que tratasse V. S. de cousas do bem pu-«blico, entre as quaes V. S. considerará se podem entrar as cou-«tadas e pahues de Sua Mag.4», q não estão abertos, e a consulta «das lauouras, q fes a junta e V. S. aprouou; a reformação dos «coches e cadeiras, e excesso das guarnições e trajos, porque al-«gum destes senhores me chegou a tantas meudesas, que apon-«tou os rebuços das molheres com os mantos como os de qa. E «o S.ºr Marques de Castel Rº me perguntou, antes de ir para Aranjues, se tinha V. S. pedido a Sua Mag. de confirmação dos «priuilegios e capitulações do Reino, porque só a V. S. lhe toga-«ua; e lembro q, para se tratar de cousas togantes á jurisdição «de V. S., conuem q se me mandem apontadas, specificadam. 6, «com os fundam. tos e rasões, porq se não declarão no cap.º pe-«nult.º da minha instrucção; nem tambem se declara no cap.º «ult.º della, q clausulas se poem no C.º da fas.da em os contra-«tos, a são prejudiciaes ao bem comum do pouo e bom gouerno «da cidade, o que tambem he necessario specificarse; e os exces-«sos e procedimentos q ha no contrabando, porque não são ma-«terias q se possão tratar, nem dar a entender por mayor.

«Despois q ultimamente escreui a V. S. fui incessauelm. con-«tinuando com o Marques da Enojosa e com os secretarios Anhaya «e Arostigi, a q o Conde Duque me remeteo ultimam. sobre «se effeituarem as ordes de Sua Mag. para as preuenções de «mar e terra, e em special sobre o prouim. do dinh. para o «apresto da armada, e particularm. dos nauios de Biscaya e de «sua partida para essa cidade; e, enfim, forão tantas as diligen-«cias e instancias, q ja partio este dinh. para Biscaya, e hoje se «derão ao Marques letras de 85 mil tt. dos, 5 mil para camas e os

<sup>«</sup>teniendo los menistros en su presensia quien uea las cosas por sus ojos e «pueda avizar a V. Ex.ª de lo q en ellas se fuere aziendo.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 93.

«80 mil, por quatro meses, para pagam. to das quatorze compa«nhias q̃ com elle se mandão, para que se despacharão tambem
«ontem os comissarios e ordes com o dinh. ro necessario, em quar«tos e em prata, para marcharem logo, e irá recado para uirem
«desse Reino comissarios para da raya por diante. E amanham
«parte Dom P.º Pacheco para faser mostra e alardo dos homes
«de armas de caualo, com pagas para logo se porem a caminho.

«O Marques tem ja mandado sua roupa e caualos, e dis que «partira dentro nesta semana; e nesta occasião me pareçeo q̃ concuinha uisitalo, e darlhe as graças do m.to que tem feito e trabachado nestas materias, de parte de V. S., e assim o fis, e lhe «representei como tudo consistia em auer armada nessa cidade, «e em irem sem dilação os nauios de Biscaya, pois sem elles se «não podião acabar de armar os terços, nem as fortalesas; e, se «tardassem em partir, dentro em poucos dias se podia perder a «occasião de sairem com a chegada dos inimigos a esta costa, q̃ «he o mais çerto, por este ser o tempo em q̃ costumão uir a ella; «pedindolhe q̃ se não partisse sem deixar isto effeituado, on polo «menos me alcancasse liçença do S.ºr Conde Duque para ir a Bis«caya ou a Cadis para o effeito referido.

«Diçeme q merecia a V. S. a boa uontade que lhe significaua, «e q por obras lho auia de mostrar, como sempre fesera; e q os «nauios de Cadis q auião de ir a essa cidade, serião ja partidos «ou não poderião tardar em partir, e assim q toda diligencia se «deuia empregar nos de Biscaya, como elle a fasia, e q eu a fosse «faser logo com o S.º Conde Duque, e lhe escreueria sobre me «dar a liçença, o que lhe agradeci tanto com o auerme sofrido a «perseguição de minhas iportunações, porq nem na semana S.º «o larguei, nem nos dias da festa, como tambem o fis com os «mais menistros castelhanos — se bem se não deue isto ter por «grande encarecimento nesta terra, porq todos os dias são hūs e «iguaes em ella. Deos guarde a V. S. De Madrid, 14 d'abril de «1625. — Luis Vieira.»

### Consulta da camara a el-rei em ... d'abril de 1625 <sup>1</sup>

«É tão grande o numero dos moços vadios, sem ordem nem oc-«cupação de vida, que se acham n'esta cidade, assim naturaes como «d'outras partes de fora de todo o reino, que a ella veem parar. «que não fôram bastantes os remedios que a camara d'antes «usava, e pareceu que, pois a copia d'elles tem crescido e vae «crescendo cada hora, e não menos a necessidade de os recolher «e aproveitar — como em outros se faz para bom governo, e par-«ticularmente na côrte de Madrid, na casa que chamam dos descamparados, em que estes moços aprendem differentes officios, e «depois se aproveitam elles e a republica em seus ministerios, «— occorria dar conta d'isto a V. Mag. de, e da determinação em «que a cidade aiudará a este negocio, dando, para recolher estes mocos, umas casas que tem muito capazes, que serviram de ca-«sas da saude no tempo da peste, que é uma quinta junto a S. «Bento, na qual poderão, emquanto Deus nos livrar d'ella, apren-«der os officios que parecer, e tambem de artilheria e arte de ma-«rear, embarcando-os por marinheiros e grumetes; e sobre tudo censinando-lhes a doutrina christa e bons costumes, com um ca-«pellão que a cidade nomeará, e lhes dará a ermida de N. S.ª edos Prazeres, que é da mesma quinta; a qual quinta e casas «enston à cidade duzentos mil réis de juro, que paga cada anno ed'ella. E pois a camara ajuda esta obra com esta despeza, será «razão que a mais que for necessaria, para sustentação dos ditos emocos, mande V. Mag. de dar ordem e favor para que se possa ctirar, sem custo, da real fazenda, que parece que poderia ser «pelos modos seguintes:

«Vista a obra ser tão pia e necessaria, mandar V. Mag. de es-«crever e encarregar aos arcebispos e bispos do reino e seus ca-«bidos que, das esmolas que hão de dar, appliquem cada anno a «este seminario o que lhes parecer, e assim tambem a Universi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 82 v.

«dade de Coimbra do que lhe sobeja das suas rendas, por quanto «os moços que ali se sustentarem são de todo o reino, e assim «fica a obrigação e districto de cada um dar-lhes para sustenta- «ção d'estes pobres e desamparados, pois com isto se atalha de «se fazerem viciosos e malfeitores, e se createm em bons costu- «mes e na doutrina christã, que são tambem causas do fructo es- «piritual, a que não podem os prelados deixar de acudir, como «d'elles se espera.

«E tambem se offerecem outros meios: — que os desembargado-«res da casa da supplicação e julgadores de V. Mag.⁴ que, das «condemnações que fazem, que applicam a obras pias, mande V. «Mag.⁴ passar provisão para que as ditas condemnações se appli-«quem para este seminario.»

### Carta regia de 16 de maio de 1625 1

Autorisando, conforme o pedido da camara, o distrato dos juros constituidos nas rendas da cidade de 16 a 19 o milhar, para serem vendidos a 20 o milhar, e o lucro da operação consignado ao cabedal com que a dita camara pretendia entrar na companhia de navegação e commercio da India, Mina e Guiné, envia el-rei uma provisão da mesma data <sup>2</sup>; devendo o dinheiro, proveniente da conversão d'aquelles juros, ser recolhido n'uma arca de trez chaves, e ahi estar a todo o bom recato, sem se lhe poder tocar para qualquer outro effeito.

### Consulta da camara ao governo em 7 de junho de 1625:

«Muito estimou esta camara a mercê que S. Mag. de faz a esta «cidade, de mandar com tanto cuidado acudir á fortificação d'ella.

<sup>1</sup> Liv. 1 de Juros, fs. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe m, fs. 86.

«e que se façam trincheiras na fórma que no governo se nos propoz, e temos mui grande sentimento de não termos o dinheiro
necessario para a cidade tomar sobre si essa nova obrigação;
porém nos pareceu que não cumpriamos com o que deviamos ao
serviço de S. Mag.de, se lhe não representarmos a verdade de
tudo o que ha na materia, e o que S. Mag.de tem mandado por
provisões e ordens, assignadas por sua real mão, expressamente
a camara, e que se haveria por desservido se outra cousa se fizesse.

«Notorio é a S. Mag. de como a cidade, para acudir ás occasiões «de seu serviço, todos estes annos tem suas rendas empenhadas, «sendo tão pouças que não bastam para as cousas de sua precisa «obrigação e governo d'ella; e ainda hoje está mais estreita por «lhe faltar a renda do marco e haver-do-peso, que dependem do «mar e do trato, e pelo concerto que tem feito nas portas e nos «muros em muitas partes, que ella só faz á sua custa, e em ou- «tras que vae fazendo.

«A imposição do real d'agua, que rendia até quarenta mil cruza«dos cada anno, pouco mais ou menos, está empenhada em mais
«de trinta mil cruzados de juro, que se tem vendido sobre ella,
«com licença de S. Mag.de, para as occasiões passadas de seu real
«serviço.

«E por S. Mag. de o ter assim entendido mandou, por provisão sua, «que o resto que ficava da dita renda se não dispendesse em cousa •alguma, e se mettesse em uma arca de trez chaves, para seu «desempenho; e depois d'isso mandou escrever à camara que ordeenasse a companhia do commercio, e procurasse entrar n'ella com «o mais cabedal que pudesse, e que o fôsse logo ajuntando e prepa-«rando para erigir a dita companhia, referindo a importancia do «negocio, e que era para bem universal do reino e restauração do «commercio d'elle; mandando-nos, outrosim, que esta camara es-«crevesse ás do reino n'esta conformidade, como tem feito, para «que entrassem na dita companhia, o que as ditas camaras, á imi-«tação d'esta, vão fazendo e offerecendo e buscando cabedaes para «isso, como é notorio; e se virem hoje que se bule n'este di-«nheiro, ou se dispende em outra cousa, por mais urgente que eseja, e não se procedendo assim, se retirarão de entrar na com-«panhia; outros muitos logares do reino, a que se tem enviado

«para esse effeito, não virão n'isso, nem quererão entrar, por-«que é isto o que elles allegam por principal receio e inconve-«niente.

«E sendo isto n'estes principios, em que a dita companhia se «vae entabolando com aprazimento e livre vontade de todos, e «que está para se formar com credito e firmeza, e que sem isso «se não poderá erigir nem sustentar, é negocio de muita consideração, e de serviço de S. Mag. e bem do commercio universal do reino, tratar-se nem entender-se que se falla ou se intenta «bulir nos ditos cabedaes, nem alterar os principios em que se «vão ajuntando para a dita companhia.

«Porquanto a camara fez assento que do resto do rendimento «do real d'agua, por ser tão pouco para este cabedal, se arreca-«dassem para elle as dividas que havia da dita imposição, e o «mais que pudesse ser pelo crescimento dos juros de 16 até 20 o «milhar; e d'este assento se deu conta a S. Mag.do, que o accei-«tou e houve por bem, mandando expressamente á camara que «assim o fizesse e continuasse, e que todo o dinheiro do dito ca-«bedal se mettesse em uma arca de trez chaves, e que por neanhum caso se bulisse n'elle para outro intento, por urgente e «preciso que fôsse; mandando mais que se esforcasse a camara «a ajuntar o mais cabedal que pudesse, representando-lhe as cau-«sas tão importantes que para isso havia, o que a camara vae fa-«zendo com infinito trabalho e diligencia, por vêr quanto convém «não faltar na companhia, e por estar a possibilidade da dita ca-«mara tão apertada, para exemplo das mais camaras do reino, a equal, para as obrigar a entrar na dita companhia, com melhor evontade e confiança, se lhes tem dado conta do dito assento e «dos mandados de S. Mag.de, para que saibam quanto esta ca-«mara o procura, e quão firme e inviolavel será não se bulir «nunca no dito dinheiro, que se ajunta e applica para effeito do «dito cabedal; e para mais confirmação d'isto mandou S. Mag.do escrever aos ditos povos e a esta camara, passando, outrosim, «provisão que para esse effeito pudesse a camara crescer os di-«tos juros de 16 até 20, e que o crescimento fôsse para o dito «cabedal; e ainda com isso e com outros modos e diligencias, «que a camara anda fazendo, para ajuntar cabedal e não faltar «n'elle, não pode fazer o que deseja; e algum dinheiro que està «já junto, que será até quinze ou dezeseis mil cruzados, com elle «se vão fazendo os distratos e crescimentos dos juros, que de ou-«tro modo pararia e seria engano que se fazia ás partes, não lhe «offerecendo o seu dinheiro.

«Lembrando mais a V. s. s. que não é esta a primeira vez que «se fazem trincheiras, porque nas occasiões passadas se fizeram «por conta da real fazenda de S. Mag. e n'este tempo, sentindo «a cidade o não ter possibilidade para as fazer, está muito prom«pta com os ministros d'ella e povo a assistir com suas pessoas a «trabalhar n'ellas, sem estipendio, que é a maior parte da des«peza d'ellas, e por este modo trata nova fortificação d'esta cidade «e cêrca por fóra dos arrabaldes, sem custo da fazenda real, por«que, sendo commum a todos os moradores e seus arrabaldes, «onde está a maior e mais nobre parte da cidade, obrigará virem «todos n'isso com geral vontade.»

# Assento de vereação de 20 de junho de 1625 1

«Aos 20 dias do mes de junho de 625 se asemtou em meza, «em coformydade da carta de S. mg<sup>40</sup> e ordem q a cydade dixe«rão os senhores guovernadores, que, por cota da faz<sup>4a</sup> da cyda«de, se fizesem loguo as trincheyras, q suas senhorias tinhão hor«denado p<sup>1a</sup> parte do mar, das casas do marques de castelo R<sup>0</sup>
«ate ho cais do caruão, estaquada de pinho, terra e faxinha; e 
«que o tez<sup>70</sup> da cydade, ag<sup>10</sup> framquo, co ho seu escriuão, jutam<sup>10</sup>
«co o veador das obras e seu escriuão, corrão nas compras das 
«mad<sup>ras</sup> e mais cousas neseçarias <sup>2</sup>, asestimdo na obra p<sup>a</sup> ver e 
«fazer o q lhe hordenar p<sup>10</sup> vereador do pelouro, o L<sup>do</sup> ag<sup>10</sup> da ro«cha dalm<sup>da</sup>, ho mister m<sup>01</sup> glz e fran<sup>co</sup> lobo, sem por iso nhu le-

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Em 21 do mesmo mez e anno (junho de 1625), assentou-se em mesa que aos licenciados Francisco de Leão de Macedo e Francisco de Carnide se désse cento e vinte mil réis a cada um, para irem á banda d'além comprar paus de pinho e fachina para as trincheiras; e «isto p orde dos Sores G e q «os elegerão p iso; e q se paçase m<sup>dos</sup> p o tezro, Ago Franco, lhos dar.»—Dito liv.º, fs. 228 v.

«uar nhũa cousa a cydade, nẽ o poder pedir, e asym hos mais «hofeciais; e q̃ se despendese nesta obra ho dro que agto framquo «meteo no cofre, q̃ esta na casa de Sto Amto 1; e q̃ se pedise lsa «a S. mgde pa se vemder o ofo de escriuão do aver do pezo 2 pa «gasto desta obra.»

# Carta do presidente da camara á vereação em 20 de junho de 1625 :

«Depois de ter escrito a q̃ será com esta, me chegou outro cor«reio dos S. res guou. res, em que apretadam te tratão desta materia;
«e conçiderando que o gasto das trincheiras não ha de ser muy
«grande, com dous requezitos, o p. ro, trabalhando a gente das
«companhias nellas, e o segundo, dando Sua Mg. de a madeira ne«cess. de seus pinhais da banda dalem, me pareçe materia de
«conçideração não daremos lugar a que nũ cazo, que Ds não per«mitta, se descarreguem co nosco; e assy pesso a V. ms. que
«conçiderem a materia, e q̃ venhamos a partido nella, pedindo as
«duas couzas assima. E q̃ a obra corra pella çidade, e por terçei«ra; que Suas S. ras fação que a execução do Serpa vá por diante,
«e se entregue o dr.º della em fiança a cam. ra; e q̃ os fiadores
«de Pessanha e Melendes se executem, pois ha alguns bastantem. to
«abonados, e se cobrem os escritos q̃ estão, de deuedores seus,
«em poder do Doctor Andre Dalm. da; porq fazendosse a obra pella

<sup>1</sup> Em 6 de julho do mesmo anno (1625), resolveu a camara que do rendimento do imposto do real d'agua, e o mais prompto que se fôsse cobrando, se tomasse por emprestimo todo o dinheiro que se entendesse ser necessario para a fabrica das trincheiras, isto até á quantia de dois mil cruzados. — Liv.º 11 d'Assentos, fs. 226.

D'um assento lavrado em 19 d'abril de 1636 consta que do cofre do real d'agua se tinham emprestado quatorse mil cruzados, que até á data do dito assento não tinham sido repostos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Consequentemente foi tomada a seguinte resolução, que se acha firmada só pelo presidente da camara:

<sup>«</sup>Em comprimento do asento atras, q fala nas trincheiras, se asentou em «meza que se pedisse licensa ao gouerno pera se uender o officio de juis do «asougue (aliás do ver-o-peso), e dando eu conta ao gouerno se aprouou, e «nessa comformidade se uendeo. (Sem data.) — Liv.º n d'Assentos, fs. 227.

<sup>3</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 68.

«cidade, e repartindo nella cada hû dos S. res Vreadores, acompa-«nhados dos misteres, se fará com muito menos dr.º q fazendosse «por conta de Sua Mg. de

«E poderão V. ms. dizer aos Snõres Guouernadores que, sem «embargo de este dr.º estar applicado pera a comp.ª, que desta «manra se não arriscará o creditto de se uer tirar o dr.º junto «p.ª ella, e q̃ este ficará prestes para hū socorro de trigo da ci-«dade, q̃ se a occazião suceder, q̃ Ds não permitta, ha de ser «forçado e neçess.º V. ms. conçiderem tudo e ordenem o q̃ mais «conueniente lhes pareçer, q̃ isso hauerey por açertado. Nosso «S.ºr, etc. — Cascais, 20 de junho de 1625. — Lembro a V. ms. «q̃, qualquer dr.º que se dé, seja com escrito dos S.res G.res, e «com consignação certa.»

#### Consulta da camara ao governo em 21 de junho de 1625 <sup>1</sup>

Explica os motivos que a forçam a, por meio de venda ou renunciação do officio de escrivão do vêr-o-peso, obter dinheiro para acudir ás despezas com o levantamento de trincheiras; e a ponta as razões em que se funda para poder effectuar aquella venda ou renunciação, dando parte ao governo ?:— «pelo que, com mais «justificação n'este caso podemos esperar de V.ª S.ª esta mercê «e licença, e pelas mais causas e razões do bem commum, que a «V.ª S.ª temos significado, e os mesteres, por ser bem d'este «povo, o pedirem assim.»

¹ Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 87.

A camara tinha já posto em pregão publico a venda do officio de escrivão do vêr-o-peso; foi, porém, obrigada a sobreestar n'essa venda, por mandado do governo, que lhe exigiu uma relação particular dos fundamentos que para isso havia.

## Assento de vereação de 23 de junho de 1625 1

Declara o vereador, que na ausencia do presidente exerce este cargo, que os governadores do reino lhe disseram: — « q̃ avião «pr bem q̃ a camra podese tirar dinro do dito offo (de escrivão do «ver-o-peso), como dito he, e q̃ preçisamre se despendesse nas di-«tas trincheiras, e não em outra cousa; e q̃, pr esta ves somro, «pa este efeito, concedião isto, vo a falta en q̃ a cidade estaua de «dinro, e q̃ não veria em exemplo.»

### Capitulo da carta regia de 24 de junho de 1625 ;

«Hauendose feito de minha parte, com o Sto Po Urbano oitano, «apertadas instancias sobre o effeito da canonisação da Sra Raianha Santa Isabel 3, q se não pode concluir em tpo dos Pappas «Paulo quinto e Gregorio 45°, seus predecessores, onue por bem «de o conceder, e celebrou o auto da canonisação a 25 do mes «de mayo pão, de que agora se teue auiso por carta do doutor «Miguel Soares Pra, agente dos negocios dessa coroa em Roma: «com elle recebi mão particular contentamão.

«E porq̃ he devido q̃ asim nessa cidade, como nos mais lugares «desses R<sup>nos</sup>, se festeje com particulares demonstraçoes de alegria «e honra da Santa, vos encomendo q̃ o ordeneis logo <sup>4</sup>, e que se «trate com a camara dessa çid<sup>o</sup>; e se sera bem que esses R<sup>nos</sup> to-«mem a S<sup>ta</sup> Rainha por sua padroeira <sup>5</sup>, uendose q̃ outros padroei-

Liv.º n d'Assentos, fs. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 1 de Festas, fs. 218.

<sup>3</sup> Vid. carta regia de 30 de julho de 1608 nos «Elementos», tom. 11, pag. 177.

<sup>4</sup> A cidade de Lisboa, para celebrar a canonisação da rainha D. Isabel, ordenou duas procissões, uma de graças e outra de triumpho, como se verá da carta da camara aos governadores do reino em 31 de julho de 1625.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tambem sobre este ponto mandou el-rei consultar a mesa da consciencia e ordens, segundo consta do capitulo da carta regia da mesma data (24 de junho de 1625) na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

Depois de ouvidas estas duas entidades, e bem assim o desembargo do-

 $\prec$ ros e aduogados tem, e a forma em  $\tilde{q}$  se fará, e auisarmeeis  $\prec$ com breuid $^{\circ}$  do  $\tilde{q}$  se appontar e se vos offerecer.»

Nota escripta à margem pelo secretario de estado:

«A cide cosultara o q parecer sobre se pora por Padroeira a «Rainha Sta Isabel. Chruão Soares.»

## Assento de vereação de 3 de julho de 1625 1

Por ter el-rei ordenado que as trincheiras se fizessem por conta da cidade, resolve a camara, para não pararem as obras, e na conformidade do que já tinha assentado, adquirir por emprestimo até dois mil cruzados sobre suas rendas; «e q̃ jūtam¹e se pedise «loguo a S. Mg. de lhe fizese merce mãodar respomder ao cre-«semtam¹o de suas remdas, e lça pa sobre elas poder vemder du-«zemtos mil rs de juro pa gastos das dytas trimcheyras e obra «delas; e q̃, em q¹o S. Mg. de lhe não respomdese, se valese, co «hordem dos sores guovernadores, do d¹o mais prompto q̃ se pu-«der aver de emprestimo.»

Em cumprimento da resolução constante d'este assento foi expedida a seguinte

#### Carta da camara a el-rei em 5 de julho de 1625 <sup>2</sup>

No correio passado teve esta camara carta de V. Mag.<sup>40</sup>, em que lhe manda V. Mag.<sup>4e</sup> que siga a ordem, que os governado-

paço e o conselho de estado, expediu el-rei a seguinte carta em 14 de novembro de 1625 :

<sup>«</sup>Havendo visto as consultas do presidente e officiaes da camara d'essa ci«dade e da mesa da consciencia e ordens, do desembargo do paço e do con«selho de estado, sobre se tomar por padroeira d'esses reinos a rainha Santa
«Isabel, hei por bem que se faça assim; e que a de ordenar que o seu dia
«seja festa de guarda, se deixe á devoção dos povos e prelados e disposição
«da Sé apostolica.» — Dita coll.

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 224 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe m, fs. 88.

« res lhe derem sobre a obra das trincheiras, e lhe ordenaram e a mandaram precisamente, da parte de V. Mag.de, e que as despe-«zas d'ellas se fizessem á conta da cidade. E vendo como a camara « não tinha fazenda nem dinheiro de suas rendas, que tão empe-« nhadas estão, e tambem as do real d'agua, e o pouco que d'estas « havia de estar applicado, por provisões de V. Mag. de, á compaenhia, para cabedal e distratos dos juros; e a ultima ordem, por «carta de V. Mag.de, de 24 do passado, contem que no dinheiro. «que está junto para o dito distrato, se não bula n'elle, nem em «parte nem em todo, no dito effeito, sem outra ordem de V. «Mag.de, e não trata de mais; e os governadores disseram no prin-«cipio á camara que as trincheiras, que sómente desde as portas «dos Cobertos, pela marinha, até ao caes do Carvão, que foi o «sitio que até agora em outras occasiões mais urgentes se fize-«ram, e que a despeza, que a camara faria n'ellas, seria até qua-«tro mil cruzados, e ainda menos; com isto a camara, por serviço «de V. Mag.de, deixando de acudir a outras cousas forçadas de «sua obrigação — não sendo esta obra das trincheiras nunca feita «por conta de suas rendas, senão das de V. Mag.de —, se dispôz «n'esta forma a acudir á obra, buscando dois mil cruzados do « mais prompto de sua fazenda, e outros dois mil cruzados da re-«nunciação de um officio de sua data, de escrivão do ver-o-peso, «com licença do governo; e com estes quatro mil cruzados se «continuou a obra estes dias, com toda a brevidade, buscando «todos os officiaes, que puderam achar, que trabalham n'ella até enos dias santos.

«E vendo a camara que a obra se estendia a mais partes, em «conformidade da traça do marquez de Inojosa, que os governado«res mandavam se seguisse, foi fazendo trincheiras desde as casas «do marquez de Castello Rodrigo até às casas do duque d'Aveiro, «que é uma distancia muito grande, e além d'isso com reductos «n'estas partes e no Terreiro do Paço para a artilheria, de muito «mais custo que nunca até agora se fizeram; e sentindo que a «falta e aperto de dinheiro era grande, e que esta obra não po«deria ir ávante, assentou em mesa, em 3 d'este mez, que por «quanto para estes gastos, que se acrescentaram, não tinha di«nheiro, se pedisse emprestado sobre as rendas da camara até «quantia de dois mil cruzados, e que juntamente se pedisse logo

«a V. Mag.do, como pede, que lhe faça V. Mag.do mercê mandar «responder ao acrescentamento de suas rendas, que tem escripto «a V. Mag.do, e requer o vereador Luiz Vieira n'essa côrte; e «outrosim licença a V. Mag.do para do sobredito acrescentamento «d'ellas poder vender duzentos mil réis de juro, para não parar a «obra das ditas trincheiras; e que, emquanto V. Mag.do não man-«dasse responder, se valesse esta camara, com ordem dos gover-«nadores, do dinheiro mais prompto que pudesse haver de em-«prestimo, porque d'outra maneira se não podia continuar com a «dita obra.

«E porque ora além d'isto trata o dito marquez de Inojoza, de «que se faça mais fortificações de trincheiras e reductos até Al«cantara, e mandam os governadores que a camara siga a ordem «que der o dito marquez, e que faça a despeza d'esta fortifica«ção á sua custa, pareceu devia dar a camara conta a V. Mag. de, «como faz, para que V. Mag. de o tenha entendido, e a falta de di«nheiro e aperto em que está, sem saber com que possa fazer es«tes gastos; e que não permitta V. Mag. de passem ávante em «tempo de tanta necessidade d'este povo, nem a camara fique im«possibilitada, como já está, porque não convém ao serviço de V. «Mag. de que esteja ella n'estes apertos, cousa em que nunca se «viu, e se lhe encarreguem despezas tão excessivas com que não «pôde em nenhuma maneira, e que em nenhum tempo se fizeram «por sua conta, senão da fazenda real de V. Magestade.»

### Assento de vereação de 6 de julho de 1625 1

Em harmonia com o assento de 3 do mesmo mez e anno, resolve a camara tomar por emprestimo do rendimento do real d'agua, o mais prompto que se fôsse cobrando, todo o dinheiro que se julgasse necessario para a construcção das trincheiras, até à quantia de dois mil cruzados.

<sup>1</sup> Liv.º п d'Assentos, fs. 225.

## Assento de vereação de 7 de julho de 1625 <sup>1</sup>

Por ser materia de direito e interpretação de provisão e ordem d'el-rei, resolve a camara, por votação dos vereadores lettrados, conforme o estylo, que se cumpra a dita ordem 2, não se mechendo no dinheiro que estava junto para distrato dos juros, o que não impedia que esse distrato continuasse, fazendo-se com outro qualquer dinheiro.

### Consulta da camara a el-rei em 14 de julho de 1825 ;

Dando-se ultimamente a casa da supplicação a conhecer das petições d'aggravo dos almotaces e do contador da cidade, dos quaes 'só havia recurso para camara, pede esta a el-rei que não consinta n'aquelle abuso, pelos inconvenientes que d'ahi resultavam; e portanto «que a casa da supplicação, por uma via e outra, se não in«trometta nos ditos feitos e aggravos, e que não innove cousa al«guma até V. Mag. 40 o resolver.»

### Carta regia de 25 de julho de 1625 4

Que a provisão, que mandara passar, para sobre as rendas da cidade e imposto do real d'agua poder a camara constituir juros

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.° π d'Assentos, fs. 226.

<sup>2</sup> A ordem era concebida nos seguintes termos:

<sup>«</sup>Por carta de S. Mag.de de 29 de junho de 1625 :

<sup>«</sup>Manda S. Mag.de que o dinheiro que a camara d'esta cidade tiver junto «para distratar os juros de 16 o milhar, se não dispenda em parte nem em «todo no dito effeito, até haver outra ordem sua; e que esta se cumpra pre«cisamente. — Em Lisboa, a 2 de julho de 1625. — Christovão Soares.» —
Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 87 v.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 89.

<sup>4</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 55.

na importancia que os governadores do reino indicassem, a fim de occorrer ás despezas com as fortificações, só se tornaria effectiva, depois de n'ellas se dispender todo e qualquer dinheiro, que houvesse de prompto e em ser, e que por qualquer via pertencesse à mesma camara.

«E posto que tenho por certo que hauendo de ser esta despeza «tanto em utilidade publica, e assegurandome do animo e prom«ptidão com que sempre accudistes as cousas de meu seruiço, na «presente uos adiantareis muito; todauia me pareçeo significar«uos, por esta carta, que me hauerey por muy seruido do que fi«zerdes para o façilitar, de modo que, por meo de vossa diligen«çia, se consiga breuemente o q̃ tanto conuem, estando certos que, «no que se offerecer toquante a essa cidade, folgarey sempre de «lhe fazer fauor e merçe.»

### Carta da camara aos governadores do reino em 31 de julho de 1625 <sup>1</sup>

«Em conformidade do que V. S. rias ordenarão q a camara apon-«tasse o dia da procissão das graças pella canonisação da S. ra Rai-«nha Sancta Isabel<sup>2</sup>, e o caminho della e os citios em q nelle se

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Festas, fs. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Filha do rei aragonez, D. Pedro m, e de sua mulher, D. Constança de Napoles, nasceu D. Isabel no anno de 1271, se em Saragoça ou em Barcelona não está bem determinado, assim como o não está o dia do seu nascimento, que se suppõe ou é tradição de ter sido o 4 de junho do dito anno.

Caseu D. Diniz com D. Isabel, por procuração, no dia 11 de fevereiro de 1282, em Barcelona, sendo representado n'esse acto pelos seus embaixadores João Velho, João Martins e Vasco Pires, do seu conselho, pessoas mui respeitaveis e distinctas, que elle escolhera para tão honrosa missão.

Conduzida a joven rainha a Portugal, foi recebida por el-rei em Trancoso, onde pomposamente se celebraram as bodas no dia 24 de junho do mesmo anno.

Diz a tradição que desde mui tenra edade a santa rainha fora sempre rígida observadora dos preceitos religiosos, jejuando frequentemente e molestando-se com cilicios.

Quando contrahiu matrimonio decerto ainda estava muito na edade dos folgares e passatempos proprios da juventude; mas se antes já martyrisava o corpo com cilicios, bem cedo começou, e depois, comquanto conservasse

«auião de fazer os altares, e cada hum delles a q religião se auia «d'encomendar pera os ornar com religuias e musica e sens re-

no throno uma austeridade quasi claustral, é de crêr que deixasse as torturas corporaes, confiando em que as do espirito dão accesso mais facil e seguro ao reino dos ceus; por isso, dotada de coração sublime, soffreu com admiravel resignação as torturas moraes, que o seu galanteador esposo, involuntariamente, lhe inflingia; involuntariamente, dizemos, porque o caracter do instituidor da ordem de Christo não era inteiramente mau, nem a intenção d'elle era desgostar a terna consorte; mas, fragilidades humanas, não podia ser superior ao seu temperamento ardente. — Se ha ahi alguem isento de peccado, que lhe atire a primeira pedra.

A santa e immaculada esposa, com que vontade não o sabemos, levou a condescendencia ao ponto de receber e tratar carinhosamente os fructos dos amores illicitos do inconstante marido, que apesar de tudo não se envergonhava do seu condemnavel procedimento, e continuava, com escandalo e sem nenhum recato, a entregar-se a paixões criminosas. Se tarde se arrependeu, não o podemos asseverar, comtudo não falta quem o affirme; e a ser assim a sua alma deve repousar na mansão dos justos. Ainda bem.

O que ninguem póde contestar é que a despeito da natural inclinação da rainha D. Isabel para santa, ella não teria obtido a canonisação se D. Diniz lhe não houvesse aplanado as difficuldades.

Mas se os vicios ou defeitos d'um homem puderam contribuir para que o Flos Sanctorum contasse as virtudes e os milagres de mais uma santa, como esse homem era rei, taes vicios e taes defeitos não tiveram a mesma benefica acção para a felicidade do paíz cujos destinos regía. Mais d'uma vez se ateou o facho calamitoso da guerra civil, intervindo a caridosa rainha para restabelecer a paz entre el-rei e o infante D. Affonso, seu successor legitimo, como já interviera para apaziguar as discordias entre o mesmo monarcha e seu irmão Affonso Diniz, que lhe disputara a corôa, com o fundamento de ter nascido D. Diniz quando ainda era viva D. Mathilde, primeira mulher de D. Affonso m, e portanto antes de revalidado o casamento d'este soberano com D. Brites ou Beatriz de Gusmão, filha natural de D. Affonso x de Castella.

Nas rebeliões contra seu pae teve o infante D. Affonso por si muitos poderosos, quer da nobreza quer do clero, descontentes de certas medidas governativas do monarcha, porque ellas justamente protegiam as classes populares, diminuindo a intensidade dos vexames e exacções com que as opprimiam os privilegiados. E não só muitos nobres e ecclesiasticos seguiram a causa do infante rebelde, como tambem o acompanharam, em boa camaradagem com aquelles, centenas de vagabundos, assassinos, ladrões e outros criminosos fugidos á justiça.

Assim, e mui peremptoriamente, o disse o rei Lavrador ao concelho de Lisboa, pela bocca de Apparicio Domingues, em plena reunião no adro da «ligiosos; como a camra tinha significado, e agora o faz mais por «extenso a V. S. rias, o dia parece q deue ser em septr.º, porq,

Sé, no dia 17 de dezembro da era de 1859, anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1321, como bem o conta e reconta certo instrumento publico, existente no archivo da camara, citado já a pag. 238 do vol. 1 dos «Elementos», e que adiante transcreveremos na integra, e na linguagem mais corrente que nos fôr possivel, para se conhecerem as causas que fizeram pensar D. Diniz em reprimir as demasias do infante, seu filho, e como, primeiro que tudo, procurou assegurar-se da lealdade do povo de Lisboa, perante o qual tambem previamente se justificou do procedimento, a que o forçaram os desatinos do desvairado mancebo e de seus parciaes, que traziam a assolação ao paíz, a desgraça e a deshonra ás familias, o sacrilegio e a profanação ás egrejas.

D. Diniz foi um rei intelligente, habil, illustrado, muito trabalhador e dotado de boas intenções: tão boas quanto é permittido tel-as aquelles que se encontram investidos do supremo absolutismo do poder. Para a sua epocha teria até sido, relativamente, um monarcha exemplar e forte, se lh'o não tolhesse a demasiada predilecção que tinha pelo sexo fraco.

Este pequeno defeito, que já dissemos sêr filho do seu organismo e superior á sua vontade, trouxe-lhe não poucos dissabores; porque D. Diniz, assim como impudentemente ostentava varias concubinas, parecendo mesmo que o fazia com ridiculo desvanecimento, entendia egualmente dever impôr os filhos d'essas ligações impuras, dando-lhes os primeiros cargos na côrte, ao lado da regia consorte, e preferindo-os ao seu descendente legitimo, o infante D. Affonso.

Na linha de conducta, que levianamente traçara, o monarcha, se contou com a docilidade da bondosa rainha, esqueceu o genio altivo e arrebatado do infante; nem reflectiu em que a santa era mulher, e que acima de tudo era mãe.

D. Diniz dedicava excessivo affecto a Affonso Sanches, fracto dos seus amores adulteros com D. Aldonça Rodrigues Telles. Havia-o elevado ao primeiro cargo do reino, nomeando-o mordomo-mór; ouvia-o em todos os negocios do estado e seguia o seu conselho; deixava-o a seu talante dispôr das graças e mercês; chamava-o a intervir em todas as cousas da administração publica, onde elle procedia a seu capricho, dominando inteiramente o espirito do rei, que mais o considerava e prezava que ao filho legitimo e herdeiro presumptivo da corôa, parecendo até que systematicamente afastava este do logar a que lhe dava direito o seu nascimento, para que o occupasse aquelle que era o eleito do seu coração.

O infante D. Affonso revoltou-se, e crêmos que lhe não faltaram razões para isso, não obstante a opinião d'alguns historiadores, que lhe chamam ambicioso, mau filho, invejoso e outros epithetos analogos.

Convimos em que o infante não era bom, mas quer-nos parecer que elle pouco excedia em maus instinctos qualquer dos seus maiores.

«pera então, logo a pos a ditta procissão de graças, se prepare a «do triumpho, e se auisara a V.V. S. rias, na semana q uem, o dia

Aquelles que tão duramente o censuram, se mentalmente se collocassem no seu logar, e se reportassem á epocha e ao meio em que elle vivia, decerto haviam de ser mais benevolos no modo de o julgar.

Pois o procedimento irregularissimo e escandaloso de D. Diniz não justifica e releva d'algum modo os desatinos do impetuoso infante?

Já attendendo ao tempo em que os factos se deram, não queremos suppôr em D. Affonso sentimentos tão elevados, que o irritassem as desconsiderações que soffria sua virtuosa mãe, com o pouco decoro que lhe guardava o marido; mas a preferencia dada a um filho adulterino, que tomava tal ascendente no espirito do pae e nos negocios publicos, não seriam motivos de sobra para D. Affonso receiar vêr-se um dia esbulhado da herança paterna?

Hoje apenas nos chegam alguns echos longiquos d'essas tristes dissensões, e por acaso um ou outro pergaminho, dos que tiveram a fortuna de atravessar os seculos, nos vem segredar de taes calamidades suas contemporaneas. Mas esses echos já vão muito repercutidos, e os pergaminhos eram bons para a credulidade das gerações que os conheceram na infancia; presentemente riem-se d'elles, da sua velhice, e dos seus achaques, e quasi ninguem lhes dá inteiro credito.

Pois não merecem elles tão mesquinho conceito; e se por esse mundo não falta quem os tenha em pouca reputação, tambem ha quem lhes tribute toda a fé e estima de que são credores pela sua edade veneranda, e pela respeitabilidade das pessoas, que ali traçaram em caracteres desusados e em linguagem rude, e ás vezes incomprehensivel, toda a verdade dos acontecimentos bem e fielmente narrados.

Ora, em boa consciencia, quem não ha de acreditar na exposição que D. Diniz mandou fazer ao concelho de Lisboa, das causas que o obrigavam a um acto de força para submetter o infante rebelde? Está claro que mesmo que elle não tivesse razão nenhuma mandava-o dizer, para convencer o credulo povo d'esta cidade, porque elle bem sabia que a franqueza tambem ás vezes consegue demover. Além d'isso os dois róes e meio de pergaminho contam o que se passou no adro da Sé, e se alguem faltou á verdade não foi decerto o notario publico que os escreveu.

Essas fataes desavenças entre D. Diniz e o infante mortificaram cruelmente o animo da excelsa rainha D. Isabel, que, instrumento docil nas mãos do marido, umas vezes era arrastada aos campos da peleja, e ahi qual anjo da paz, estimada e respeitada por todos, conseguia domar e vencer o filho, evitando maiores derramamentos de sangue, e a ruinosa serie de desastres e de devastações que certamente cobririam o paiz; — outras vezes, suspeita de parcialidade pela causa do infante, e de alimentar a rebellião com o dinheiro que lhe dava, era pelo monarcha privada de parte das suas rendas e desterrada para a villa d'Alemquer.

«certo; e deue ser pella manhã, com V.V. S. rias acompanhando «o cabido e cappella real e a camara, como ja V.V. S. rias apro-

D. Isabel soffreu tudo resignadamente, pois devemos suppôr que a suspeita era injusta, mas nunca deixou de empregar os meios, que pôde, de reconciliação, até vêr os seus esforços coroados de bom exito.

Dizem as chronicas que a santa rainha, no anno de 1328, quando as hostes d'el-rei, seu esposo, e as do infante, seu filho, estavam já empenhadas em sangrenta lide, ahi para as bandas dos Campos d'Alvalade, a pouca distancia de Lisboa, ella a muito custo, atravessando no meio da refrega os exercitos combatentes, conseguira se suspendessem as hostilidades e se estabelecesse a paz.

Ainda quem hoje seguir a estrada chamada do Arco do Cego, que vae do Campo Pequeno para o Lumiar, do lado direito, encravado no muro d'uma quinta que foi dos padres Nerys, verá um padrão com a sua lapida, onde lerá o seguinte:

Santa Isabel, rainha de Portugal, mandou collocar este padrão n'este logar, em memoria da pacificação que n'elle fez entre seu marido, el-rei D. Diniz, e seu filho D. Affonso IV, estando para se darem batalha na era de 1823.

A lapida foi evidentemente mandada ali collocar muitos annos depois do facto que ella refere. Accusam-n'o a linguagem em que está feita a inscripção, os caracteres gravados na pedra, e até a circumstancia de dizer — «na era de 1823», porque o acontecimento, que o padrão commemora, deu-se no anno 1361 da era de Cesar, anno 1328 do nascimento de Christo, e, como dissemos a pag. 122 do tom. 1 dos «Elementos», só no reinado de D. João 1 começou a contagem dos annos pelo do nascimento do Redemptor.

Assim, o padrão é possivel ter sido erigido durante a vida da rainha D. Isabel, o que é muito duvidoso, mas a lapida com certeza só muito mais tarde alguem a fez collocar, talvez em substituição d'outra que por ventura ali existisse, ou a mandaria renovar para não se perder a memoria do que representa aquelle monumento.

Quer-nos parecer que não andaremos longe, fixando a epocha da collocação da referida legenda no mesmo anno em que a santa foi canonisada (1625), ou pouco depois.

D. Diniz, dotado de bons desejos, e de muita finura e tacto politico, conhecendo de sobejo as calamidades d'uma guerra civil, que em diversas circumstancias procurara evitar, empregando n'esse proposito todos os meios que a sua astucia lhe suggeria; vendo como o infante D. Affonso era pertinaz em não consentir a supremacia de Affonso Sanches, seu irmão bastardo; considerando que as luctas intestinas suscitam odios crueis entre concidadãos, e que uma teimosia injustificada podia ser origem de mais prolongadas e terriveis desgraças para a nação, perdendo-se todo o trabalho emprehen-

«uarão, e as religiões e as mais festas que soem ir na do Corpo «de Deos; e sair da See sedo, e ir pello camº que fas a do Corpo

dido para a prosperidade do paíz, que não havia muito acabava de ser conquistado palmo a palmo aos agarenos; abalado, quem sabe, pelo sentimento de justiça, pois que grande parte dos seus vassallos o tinha abandonado e seguia abertamente as hostes do infante, a quem dava razão e ajuda para vingar seus designios, o que equivale a dizer que reprovava o procedimento do monarcha; duvidando dos resultados da lucta, que, sujeita a muitas eventualidades, podia vir a ser funesta; reflectindo em que, já adiantado em annos, se a morte o surprehendesse, o infante, de cujos maus instinctos jámais duvidara, de certo não pouparia á sua crueldade o irmão bastardo, alvo de todos os seus odios, ou porventura de seus justificados resentimentos; por todos estes motivos, e por outras razões de Estado, e quem sabe se tambem de consciencia, cedeu, emfim, sem quebra de dignidade e do poder real, retirando-se Affonso Sanches para Castella, simulando que o fazia voluntariamente.

D'este modo acabou por se firmar a paz, terminando, com a convenção de 25 de fevereiro de 1324, essas lastimosas e desnaturaes contendas, que ensanguentaram o paíz nos ultimos annos do longo reinado do fundador do nosso primeiro instituto scientífico; e só então a santa rainha Isabel conseguiu triumphar do pae e do filho, e pacificar o reino, que muito carecia de repouso para o seu engrandecimento.

Falleceu D. Diniz em Santarem a 7 de janeiro de 1325, não tendo ainda decorrido um anno depois de haver transigido com as imposições do infante e com a vontade da rainha; desgostoso das pessimas qualidades do seu successor, e saudoso do filho predilecto que os rancores do irmão faziam estar longe da patria.

Por fallecimento de D. Diniz tomou D. Isabel o habito de S. Francisco, e recolheu-se ao mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, que ella fundara, e onde lhe não foi dado passar os ultimos momentos da vida, ainda por causa do genio impetuoso e irrequieto de D. Affonso IV, que declarara guerra a seu genro, Affonso XI de Castella.

Saíu D. Isabel do santo recolhimento e emprehendeu uma viagem muito penosa para a sua edade e para as suas debilitadas forças, no intuito de evitar o conflicto entre os dois monarchas. A doença prostrou-a em Estremos, onde ella exhalou o ultimo suspiro no dia 4 de julho de 1336.

O corpo venerando da gentil esposa de D. Diniz jaz sepultado no convento de Santa Clara, em Coimbra, para onde foi transportado.

Aos zelos piedosos d'esta rainha deve-se a fundação do antigo convento de Santa Clara, em Coimbra, o hospital da mesma cidade, o convento da ordem de Cister, em Almoster, o hospital dos engeitados em Santarem, o hospital de Leiria e a egreja do Espirito Santo em Alemquer.

Foi D. Isabel d'Aragão beatificada pelo papa Leão x, por breve de 15

«de Deos, e recolhersse em S.to Ant.o, onde V.V. S.rias com a «camra e cabido e cappella real tenhão missa e pregação em lou-

d'abril de 1516, concedendo o seu culto no bispado de Coimbra. Esta concessão foi ampliada em 1552 por breve do nuncio Pompeo Zambicario, que permittiu que o dito culto se estendesse até onde estivesse a côrte de Portugal, e depois, em 1556, pela santidade de Paulo 17, que o generalisou em todo o reino, mandando celebrar a sua festa no dia 4 de julho.

Em 25 de maio de 1625 foi canonisada com grande pompa pelo pontifice Urbano vin, a instancias de D. Filippe in de Portugal, saíndo as despezas da canonisação dos trinta mil cruzados de que o bispo de Coimbra, D. Affonso de Castello Branco, fizera doação a el-rei para aquelle fim. — Vid. carta reg. de 22 de maio de 1617 e outros doc. sobre o mesmo assumpto na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

Para solemnisar a canonisação da rainha Santa Isabel effectuaram-se estrondosas festas em todo o reino. — Vid. dita coll.

A sua trasladação realisou-se com muito apparato e grandeza, a 29 d'outubro de 1677, do antigo mosteiro de Santa Clara, que estava arruinado pelo Mondego, para o que na montanha fronteira—alto da Esperança—foi mandado erigir pelo primeiro rei da actual dynastia, começando logo as obras que terminaram no reinado de D. Pedro 11.

Varios milagres são attribuidos á santa rainha: só não pôde tornar boa a pessima indole de seu filho, e é mesmo possivel que com a sua bondade e excessivo amor maternal houvesse contribuido, a seu pezar, para que elle se tornasse peior.

Como dissemos, no archivo da camara existe um monumento das celebres dissensões entre D. Diniz e o infante D. Affonso; é o que passamos a transcrever:

«In nomine domini amen. Saibam todos que na era de 1359 annos, convem «a saber, 17 dias do mez de dezembro, na cidade de Lisboa, no adro da Sé, esendo o honrado concelho de Lisboa apregoando para ouvir mandado de «nosso senhor el-rei, per dante (perante) Fernão Rodrigues Bugalho, al-«caide, e Fernão Lobeira e Pero Eannes Gago, alvazís, e o concelho da dita ·cidade, em presença de mim, Domingos Martins, tabellião publico da dita «cidade, e das testemunhas que adiante são escriptas, Apparicio Domingues, «vassallo do muito alto e nobre senhor D. Diniz, pela graça de Deus rei de «Portugal e do Algarve, mostrou e fez lêr e publicar por mim, dito tabel-«lião, uma carta, cerrada, de crença, do dito senhor rei, sellada do seu sello «redondo, que elle mandava ao alcaide e alvazís e concelho de Lisboa, que «lhes mandava Apparicio Domingues, seu vassallo, sobre algumas cousas «que o dito Apparicio Domingues com elle fallaria, e em que mandava que «o crêssem do que lhe da sua parte dissesse, e que fizessem como lhes elle «mandasse; a qual carta, per leuda (depois de lida), o dito Apparicio Do-«mingues começou de contar muito bem do dito concelho e de o louvar mui«nor da Sancta, cuja reliquia, ou figura pequena de uulto, pera «mais deuasão será leuada nas maos, debaixo do paleo por cida-

«to, dizendo que todos os do dito concelho eram mui bons e mui verdadei-«ros e mui leaes, e que taes fôram sempre elles e todos aquelles onde elles «vinham, e que por taes os tinha el-rei; e que el-rei os amava e prezava «muito, e que fiava d'elles muito, e que como quer que el-rei amasse muito «todos os do seu povo e fiasse muito d'elles, como d'aquelles que são seus «naturaes e seus amigos, que extremadamente amara muito e amava todos «os de Lisboa, e que extremadamente fiava d'elles; e depois veiu a dizer em «como el-rei sempre amara justica e direito, e em como a fazia sempre mui «bem e mui compridamente, com piedade e com crueldade; com gran pie-«dade, n'aquelles a que a ca estão alguns cajoes (casos), com crueldade nos «ladrões e nos sabunhos (?) e nos malfeitores que acinte fizeram maus feitos «e más obras; e como sempre fôra mui bom e mui leal a seus filhos d'algo «e ás ordens e aos seus povos, e em como os mantivera sempre aos seus «fóros e aos seus uzos e aos seus costumes, e em como os sempre amara e «amparara e defendia com Deus e com direito e com justiça e com verdade, «como naturaes e amigos que amava tanto como o seu coração; e em como «acrescentara muito bem e muita honra nos seus reinos e no seu senhorío, como nunca acrescentara rei que no mundo fôsse, e em como era nomeado «por rei de virtude e de justiça por todo o mundo, e que o pregão era com «verdade, e que por tal o tinha o papa e os cardeaes e todos os reis; e que «pouco tempo havia que dissera por elle o papa, que elle teria e tinha, que «elle era rei de virtude; e que porque elle tal era, que elles, como seus na-«turaes, leaes e bons o deviam muito amar sobre todas as cousas do mundo, «e querer o que elle quizesse, e fazer o que elle mandasse. E logo na hora (em «seguida) o dito Apparicio Domingues, por mim, dito tabellião, fez lêr um «rol, escripto em papel, do qual o theor tal é: — Isto é o que agora el-rei «faz saber aos seus filhos d'algo e aos seus naturaes e aos seus concelhos e «aos seus povos sobre as outras cousas que lhes já fez saber, em quaes cobras lhe andava o infante seu filho contra a honra e contra o estado d'el-«rei e em abaixamento de todo, se elle pudesse; e porque el-rei não vê já «como mais possa soffrer, porque se podia em seguir gran damno a el-rei e «ao seu estado, e outrosim a todos os da terra, se isto mais soffresse, e para «vêrem todos declaradamente, mais que o que a ca (até) aqui viram, o cora-«ção e as obras do infante, quaes são contra el-rei, e para se não enganarem «ahi d'aqui em diante, tendo-lhe as suas mentiras e assacamentos (falsida-«des), que anda dizendo de si, para guardarem todos lealdade, o que devem «de guardar, contra seu rei e a seu senhor, e outrosim para guardar suas vil-«las, como devem, que não recebam ahi damno, nem os possa o infante, por «afagos nem por engano fazer cahir em erro, que por isto tem por razão de «lhes fazer saber a verdade d'este feito. E logo primeiramente são já todos «certos como agora pouco ha levou sua mulher e seus filhos, e passou Alem

«daos; e a cam<sup>ra</sup> prepara tudo isto. E a ditta reliquia da Sancta «ficara no altar de Sancto Antonio, por quanto he da ordem da

Douro com elles, e enviou a mulher e os filhos a Alcanizes (Alcanisas), «fóra do senhorío d'el-rei, e des hi (e d'ahi) tornou-se elle e mandou cha-«mar todos seus vassallos, e assignar todos os que pôde para vir contra elrei, segundo o elle diz e o dizem todos os seus. E podem todos ligeiramente «entender que enfadado devia já o infante de ser de quão más cousas e «quão estranhas se trabalhou de mostrar e de fazer, por tantas maneiras e «tão desaguisadas (desarrasoadas), contra el-rei e contra a sua honra, como «é certo e publico a Deus e aos homens, que o viram e entenderam e en-«tendem assim; como em querer levar d'el-rei a justiça, porque elle é rei; «como em fallar com os seus concelhos e com os seus povos para torvar-«lhes os corações, se elle poda (pudesse), da direiteza e da lealdade, que «elles sempre mantiveram e mantêem no serviço d'el-rei e emgardamento « (engrandecimento) do seu estado, a que se elle nunca pôde metter, tão leaes «e tão bons fôram elles sempre e são. E como quer que lhe el-rei mandasse «defender, que de tal falla e de taes pregações, quaes andava fazendo por «tão estranhas maneiras, que se partissem, não teve elle por razão de o «deixar de fazer, antes se afficou (obstinou) ahi e affica (obstina) hoje dia «por peior maneira e mais estranha, que o antes fazia, cá (porque), como «quer que nas pregações que elle faz, diga aos concelhos que guardará o «serviço d'el-rei e o seu estado, este afeitamento (compostura) de paravoa «(palavra) não n'o diz elle senão por enganar os povos, e por encobrir o que «traz no coração contra el-rei; cá (porque) sabe elle que se dissesse ladienhamente (verdadeiramente) que andava em damno d'el-rei, e que os po-•vos seriam aquelles que seriam contra elle, porém tão bons e tão leaes são «elles, e assim amam el-rei de si. As obras que o infante fez e faz, e os seus «commettimentos, mostram o contrario de quanto elle diz, dizendo al e al «(taes e taes cousas) obrou e obra, porque todos devem de entender como «elle andou e anda, contra o serviço e a honra e estado d'el-rei, por quan-«tas partes póde; cá (porque), se elle quizesse o serviço e a honra d'el-rei «e a prol da terra, não trazia comsigo os malfeitores e os degradados, que •mataram homens e britaram (arrombaram) egrejas e forçaram mulheres e ·fizeram outros maus feitos, nem aquelles que disseram mal contra a pessoa «d'el-rei, e fallaram em seu exerdamento (desherdamento) e em abaixamento «do seu estado e da sua honra, ou porque cahiram em caso de traição; nem coutrosim não se parara (puzera), como se parou (poz), com estes degrada «dos e malfeitores contra o corpo d'el-rei e contra o seu pendão, hu (onde) «el-rei já para filhar (prender) esses degradados e malfeitores, que lhe já ante enviara frontar (intimar) que não trouxesse comsigo a peão (como sol-•dados de pé), em que elle cahiu, sendo seu filho e seu vassallo, parando-se «(pondo-se) assim contra o corpo d'elrei e contra o seu pendão. Não quer em ●ora (agora) el-rei mais declarar, cá (porque) todos o entendem. E outrosim «d. Sancta, e pareceo por isso e por ser a casa da cidade e tão «uenerauel, q ficaua a procissão por ali a preposito, e a missa e

«para entenderem todos, que no que diz o infante que quer a prol da terra, «que não é assim, ligeiramente o podem entender, cá (porque) não quer a «prol da terra o que os maus defende e traz comsigo, cá (porque) isto é «uma das cousas do mundo porque a terra mais toste (depressa) podia vir a «estragamento, quando os malfeitores houvessem quem os defender e não temessem justica nem el-rei, que a deve fazer, em logar de Deus, na sua «terra. Outrosim se a prol da terra quizesse não fizera fazer tantas assua-«das (levantamentos de povo) na terra, de dous anno a cá, como fez sem ra-«zão nenhuma, fazendo estragar os filhos d'algo e os concelhos d'aquillo que «haviam e tinham para serviço d'el-rei e para defendimento da terra; nem «outrosim não quer a prol da terra aquelle que leva espeitamentos (tribuatos) por força d'ella, como o elle faz, que filha (saca) as colheitas dos mos-«teiros e das commendas das ordens e dos concelhos de Riba de Coa e da «Beira, não n'as devendo filhar (sacar)de direito, cá (porque) as colheitas «fôram dadas ao rei para seus jantares, quando íam pelas terras para fazer «justica, e não a outrem. (Vid. «Elementos», tom. 1, pag. 190 not. 2.) E ainda «que elle colheitas devesse afilhar (receber), não n'as devia tomar, como as «toma, cá (porque) a maior colheita que nunca el-rei tomou, andando com «elle toda sua casa e o infante mesmo e sua mulher, que andava com el-rei, «nunca passou por duzentas libras, e leva o infante trezentas e mais. E de «Fontorcada, que é d'esta ordem de Jesus Christo, onde nunca deram co-«lheita a el-rei nem a infante, levou em (d'ahi) o infante quinhentas libras, fi-«lhando (tirando) elle e os seus as viandas e as outras cousas que acham pela «terra, e não n'as pagando. E como quer que as cousas e as maneiras, que o «infante até aqui fez, fôssem muitas e mui feias, mui estranhas, de que se cel-rei soffreu do que ahi podia fazer para vedal-o e estranhal-o, como el-«rei podera; e em el-rei que esta maneira d'agora lhe semelha mui estra-«nha, enviar a sua mulher e os filhos para fóra do senhorío d'el-rei, e ap-«pellidar (chamar) seus vassallos e suas companhas, e vir-se por esta ma-«neira contra hu (onde) el-rei é; e não solamente (sómente) com os seus «vassallos, que elle ante havia, mais ainda com os vassallos d'el-rei, tambem «ricos homens como cavalleiros, que metteu a razão que deixassem el-rei e «se fôssem para elle, sendo elles naturaes e vassallos d'el-rei, e havendo «d'el-rei o seu haver, que tinham em suas quantias porque o haviam de «servir, e não lh'o havendo servido, e ficando ainda mui grão tempo para «servirem, e porque os metteu em caso de traição. E ao lh'o parece que se «elle assim tomou os vassallos d'el-rei, que não ha elle mister para com queerer outras terras nem contra outro senão contra el-rei, contra que elle anda epara abaixamento do seu estado e da sua honra. E bem se mostra que tudo zisto, que elle faz, não é senão por abaixamento da honra e do estado d'elarei, filhar-lhe (tirar-lhe) assim os seus vassallos como seu hayer e met«pregação. E tambem V.V. S. rias costumão ir áquella casa, como «os reis fazião, e se atalhaua a queixa, que se poderia ter, de

«tel-os em pea (pena) de traição; er (portanto), entendam hu (onde, aqui na «accepção de — quando) elle é filho d'el-rei e seu vassallo, e andar assim «contra el-rei, fazendo estas obras, em qual erro cahe e qual pea (pena) me-«rece, cá (porque) el-rei não quer isto mais declarar do que está declarado ◆e de como é notorio a todos. Outrosim enviou o infante e envia a outros •muitos vassallos d'el-rei suas cartas, com seus promettimentos, para os epartir d'el-rei e que se fôssem para elle, que lhes daria grandes quantias e «faria grandes bens, assim como é certo que vem aqui hu (onde) agora el-•rei é, em Santarem, deram as suas cartas do infante a alguns vassallos «d'el-rei, que se fôssem para elle; e outrosim nas cartas que o infante agora enviou aos seus vassallos, lhes enviou dizer que el-rei queria ir a elle a «Coimbra, e por isto que lhes mandava rogar que se fôssem para elle, dando «a entender que se o el-rei fazer quizesse, que elle que se lhe queria parar «(pôr) adiante, como se lhe já outra vez parou (pôz), hu (onde) el-rei fizera «mui grão seu damno, se el-rei ahi não tomara a mesura (medida), que to-•mou contra elle, e que já d'aqui adiante não póde soffrer, tambem pelo seu «estado e pela sua honra, que elle anda para abaixar, como pelos da sua «terra, que receberam já, por elle e pelas suas assuadas (levantamentos de «povo), e por estas maneiras em que elle anda, mui grandes damnos, e es-«tão em passo de receberem ahi mais, se el-rei ahi não tornasse. Outrosim, «enviando el-rei Antonio Martins, seu clerigo, com sua mensagem ao bispo «de Lamego, que elle metteu a razão de se ir para elle, não como bispo, «mais como homem guerreiro, com assuandas (levas) de gentes e de armas «e de cavallos, e enviando-lhe el-rei dizer como era seu natural e as mercês «que lhe fizera, e outrosim enviando-lhe mostrar uma carta, que o dito bispo «dera a el-rei, porque outorgara e promettera a el-rei que o servisse contra «todos os do mundo, sob pea (pena) de traição e de fé perjuro, e enviando-«lhe dizer a pea (pena) em que cahia por isto que fizera, veiu o infante a «dizer a Antonio Martins que não estivesse mais na villa, nem viesse ahi coutra vez com recado d'el-rei a elle, nem a nenhum seu, e que se elle sou-«bera que elle tal recado d'el-rei levava ao bispo que lh'o não deixaria ahi «dizer nem mostrar. Outrosim isto mesmo disse o infante a Lourenço Men-«des, que el-rei enviava a Martim Annes de Briteiros, e levava seu porteiro e sua carta e seu fuste (vara) e sua seenleiira (sic), para lhe pedir uma «casa forte, porque lhe Martim Annes havia feito menagem de lh'a entreegar a elrei ou a seu porteiro com sua carta, sob pea (pena) de traição, e o ainfante defendeu a Lourenco Mendes, sob pea (pena) do corpo, que não «dissesse a Martim Annes nenhuma cousa da parte d'el-rei, e, defendeu a • Martim Annes que lhe não tomasse a carta d'el-rei, que lhe Lourenço Men-«des dava, nem lhe ouvisse nada da sua parte; e demais lhe defendeu, por «trez vezes, sob pea (pena) do corpo, que a elle nem a homem da sua com«ser em outra parte que não fosse casa de S.to da ordem de São-«Franc.co

panha, per deante (perante) elle, nem em na villa, nem fóra da villa nem ano termo, não dissesse recado d'el-rei, nem lhe mostrasse sua carta nem. «seu escripto, e de tal guisa (modo) o ameaçou e o abaldoaram (affrontaeram), e empuxaram os seus do infante, que não uzou o dito Lourenço Men-«des, nem pôde dizer o recado que lhe el-rei mandara que dissesse. E po-«dem entender todos se é isto grão sabunha (provavelmente o mesmo que-«sayonaría ou sayoaría — atrevimento, desaforo) defender o infante que nas «villas d'el-rei e no seu senhorio não digam o seu mandado, nem peçam por-«el-rei os seus castellos e as suas fortalezas: vejam se o faz em despreza-«mento e embaixamento do estado d'el-rei e da sua honra, degradando elle-«os mandadeiros que não estem (estejam) nas suas villas d'el-rei, nem digam «o seu mandado d'el-rei? Cá (porque) se não podia mais claramente mos-\*trar deshonra e abaixamento do seu estado e seu desherdamento, em que «lhe o infante anda, de que se mostrou e mostra por estas obras, cá (porque) «todas estas cousas el-rei tem provadas por instrumentos de tabelliaes, e é «ende (d'ahi) certo que mais não pediam, e por estas cousas e por outras. emuitas, em que elle andou e anda, em desserviço e em damno e em des-«honra d'el-rei, e em damno e em estragamento da terra, que a el-rei seria emui longo de contar. E em el-rei que isto não é cousa para o podêr mais. «soffrer, e que deve de tornar contra elle, como contra seu inimigo mortal, «que anda em seu desherdamento e em abaixamento de seu estado e da sua «honra, e em damno da sua terra, cá (porque) não são estas obras para se-«mais soffrerem, e seria gra mingua d'el-rei de as mais soffrer, á uma pelo-«logar de Deus, que elle tem, para fazer justica, e outrosim tem que erraria. «em si mesmo se se elle não trabalhasse de defender a sua honra e o seu es-«tado; outrosim defender com justiça o seu povo, que elle ha de manter «com ella, e de tolher e destruir aquelles que a justiça embarga, cá (porque) «estas são as obras de rei. Outrosim tem el-rei que, pois se o infante não-«vedou nem castigou por muitas affrontas que lhe mandou fazer, para o cas-«tigar e corregir por bem, e elle não corregiu por em nada em seu feito, se-«não se o fez e faz cada vez peior, que já ahi al (cousa alguma) não cum-«pre, senão obra com escarmento, como o el-rei fará, querendo Deus, e por-«isto tem el-rei por razão de o fazer assim saber aos seus filhos d'algo e aos «seus naturaes e aos seus concelhos e seus povos, por entenderem elles e to-«dos os do mundo quanto el-rei soffreu até aqui, e que se não moveu nunca «arrebatadamente contra elle, e quao grave lhe foi sempre e é de haver ahi «de tornar. E outrosim, para saberem o erro em que anda o infante e os «seus, logo primeiramente tem que porque o infante andou e anda em tolhi-«mento e embaixamento do estado e da honra d'el-rei e em seu desherda» «mento, assim como tendo elle voz e caminho dos inimigos d'el-rei e da sua ◆terra contra elle, que é seu padre e seu senhor ; e outrosim querendo d'elle

«E pera se não perder tempo nos altares q se hão de preparar, «podem V.V. S. rias mandar encomendar aos religiosos, na forma

≪levar a justiça, porque elle é rei, e trazendo comsigo e defendendo os deegradados e os malfeitores e os traidores que fizeram maus feitos no senho--∢río d'el-rei, e dizendo que os não deixaria e que os trazia comsigo e os «defendia, e embargando a justica que se não cumprisse em elles, fazendo «elle em desprezamento d'el-rei e do seu estado; outrosim parando-se (pon-«do-se) contra el-rei e contra o seu pendão, como se parou (pôz) com elles, «e fazendo as outras cousas que fez tão feias e tão sem razão contra elle; e «outrosim fazendo isto que ora commetteu e commette, pondo a mulher e os «filhos fóra do senhorio d'el-rei, e assunar-se (amotinar-se) contra el-rei, «para vir contra hu (onde) elle é, assim como o ora mostra que moveu já «de Coimbra, assuando (vindo em ajuntamento) com quantos póde haver, «contra hu (onde) el-rei é, e desprezando seu mandado, e defender que não «diga nenhum seu mandado hu (onde) elle fôr. E em el-rei que pelas obras «que até aqui fez e por estes commettimentos tão estranhos, que ora com-«mette, que o infante se desnaturou d'elle e da sua terra e dos seus natueraes, e que d'aqui adiante, para defender-se e o seu estado e a sua honra «e os seus povos, que fôra contra elle, como contra aquelle que se desnatuerou d'elle e se mostra por seu inimigo, e que anda em seu desherdamento «e em tolhimento da sua justiça, e em damno e estragamento da sua terra e «dos seus povos, em guisa que (por maneira que) el-rei, querendo Deus, de-«fenda os seus povos como os defendeu d'outros mui melhores e mais po-«derosos que o infante, e manterá, querendo Deus, a sua honra e o seu esetado; e isto mesmo quizera el-rei fazer saber aos seus naturaes, que vievem com o infante, para guardar-lhes as suas famas e as suas verdades, «e para não cahirem em erro de traição, em que cahem todos os que andam «contra seu rei e contra seu senhor; mais porque el-rei vê que isto não se . «póde fazer hu (onde) o infante fôr, segundo as defesas e as ameacas que «fez com morte, aos que el-rei alo (ali) enviava, que não dissessem nada enem fôssem ala (lá), por isso lh'o não fez saber; e por isso tem el-rei por «bem de o fazer saber por toda a sua terra, e assim o podem, os que vivem «com o infante, bem saber e guardarem-se, se quizerem, de erro e de traição «em que cahirão todos os que d'aqui adiante viverem com elle ; cá (porque) «segundo razão e aguisado (boa justica), e segundo direito escripto, todos «aquelles que são naturaes d'el-rei, e andam com aquelle que anda contra «seu rei e contra seu senhor para desherdal-o ou fazer-lhe deshonra, cahem «em pea (pena) de traição, e hu (onde) o infante, pelas obras em que andou «e anda, e pelos seus commettimentos que ha feitos até aqui, e que ora faz «vindo assuando (levantando gente) contra el-rei, se desnaturou d'el-rei e eda sua terra e dos naturaes d'el-rei, assim não hão elles com o infante ne-«nhum divido (vinculo) de natureza nem de senhorío que lhe devam de guar-«dar, cá (porque) o divido (vinculo) que elles ante haviam com elle de na«do papel incluso, pª q̃ todas concorrão na deuação e alegria da «festa desta Sancta, e junctamente o cabido.»

«tureza, todo era por el-rei e da sua parte e não da parte da rainha sua «madre, cá (porque) seu padre d'el-rei e seus avós e elle mesmo ganharam cos reinos de Portugal e do Algarve, e os acrescentaram e mantiveram tam-«bem contra mouros como contra christãos; e pois elle este divido (vinculo), «que com el-rei havia, perdeu por si e pelas obras que contra elle fez e faz. «Assim, não fica a elle razão nenhuma por que elles hajam com elle divido «(vinculo) nenhum de natureza, nem de senhorío, e cahiríam em erro os que «com elle mais vivessem nem andassem, cá (porque) da parte de Aragão, «onde vem a rainha, sua madre, nem da outra parte, não ha elle divido «(vinculo) nem na natureza nem senhorio nenhum em Portugal, e por isto «teve el-rei por bem de fazer saber este feito aos seus naturaes para o saberem «elles, e se sentirem ende (d'isso), como de tão estranho feito que fazem e «que refazem contra seu rei e contra seu senhor natural, mórmente fazel-o a «seu filho e seu vassallo com os seus naturaes contra elle, que é seu padre e «seu senhor; e para o er (portanto) saberem os que guardam o infante, para eguardar as fazendas e as famas d'elles e dos seus linhagens, e para os ti-«rar de erro em que andam, e que não venham a maior d'aqui a diante, «onde os elle queria guardar, como os sempre guardou e aguarda a prol e a «honra dos seus naturaes, castigando aquelles que mereceram porque, com «direito e com justiça, e pela melhor maneira que elle póde, não lhes le-«vando os feitos a peior parte porque ficassem infamados nem deshonrados «para sempre; e que entendam que o não devem mais aguardar nem andar emais em pós elle; e que lhes manda que logo sem detença se partam de «viver em tal erro, como vivem, aguardando o infante, que em tão desagui-«sadas (desarrasoadas) obras anda contra seu padre e seu senhor, e aquel-«les que d'aqui adiante mais andarem com elle; nem n'o aguardarão tam-«bem seus vassallos, como outros quaesquer naturaes d'el-rei, que fará el-rei «contra elles como contra aquelles que cahem em caso de traição; e que manda aos seus alcaides e justiças e outros quaesquer que os matem hu «(onde) quer que os achem, sem pea (pena) nenhuma, assim como aquelles eque em tal caso cahiram, como andando com aquelle que anda contra a «pessoa de seu rei e de seu padre e seu senhor, em abaixamento de sua «honra e de seu estado e em seu desherdamento. Outrosim, porque o infante «defende os degradados e os malfeitores que se não cumpra em elles jus-«tiça, que el-rei ha de fazer, para manter os seus povos, porém (por isso) «manda elrei que os seus alcaides e as suas justiças, ou outros quaesquer «que acharem alguns d'esses degradados e malfeitores, que os possam pren-«der e matar sem coima nenhuma, e que os não coutem (acoutem) pelo in-«fante, cá (porque) não fez elle taes obras contra el-rei, seu padre e seu «senhor, nem contra a sua terra, porque deva de ser coutado, cá (porque) «por este feito que elle faz, indo contra el-rei e embargando que não cumDespacho do governo:

«V<sup>to</sup> auer de auer pregação e missa, e o rodeo q aqui se aponta

«pra justica, hão razão as justicas d'el-rei de lh'os filhar (prender), mórmente «fazendo as outras cousas que contra seu padre ha feitas. Outrosim manda «que não colham (acolham) o infante, nem elles nas villas, nem nos defen-«dam ahi, nem lhes dêem vendas de nenhuma cousa, cá (porque) mui desa-«guisado (fóra de proposito) e sem razão pareceria que os inimigos d'el-rei e da sua terra achem ahi colheita nem mantimento nem defendimento; «mais manda que os estranhem e que facam contra elles como contra inimiegos d'el-rei e da terra, e que os não coutem em nenhuma maneira. O qual «rol, per leudo (depois de lido) e publicado, os do dito concelho de Lisboa, ·por o dito Fernão Lobeira, seu alvazil, a que outorgaram que désse recado «por elles ao dito Apparicio Domingues, deram seu recado, e o recado foi «tal que quanto dissera o dito Apparicio Domingues d'el-rei e do dito con-«celho que tudo era verdade, e que por isto o amavam elles, sobre todas as «cousas do mundo, como seu senhor natural, bom e verdadeiro e leal, que os «sempre amara muito e mantivera è defendera e amparara, e que por isto ro-«gavam elles a Deus pela sua vida que o mantenha em sua honra, e que «lhes acrescente sempre em ella, e lhes estenda os dias da vida por muitos «annos e bons; e que poriam por elle os corpos e as almas e os haveres, «tambem contra o infante, como contra todos os do mundo que contra elle ` «quizerem vir, e que fariam quanto elle mandasse compridamente com diareito e com lealdade, e que em isto nunca elle puzesse duvida nem con-«tenda; e que para entender el-rei que taes eram elles, que não errariam, «e para o não errarem, que pediam ao dito Apparicio Domingues que lhes «mandasse dar o traslado do dito escripto, para fazerem o que deviam e não «errarem em elle; e o dito Apparicio Domingues disse que diziam bem, «como aquelles que o entendiam e queriam metter em obra, e mandou a «mim, sobredito tabellião, que lhe désse ende (d'isso) o traslado. E outro-«sim o dito Apparicio Domingues pediu a mim, dito tabellião, que da resposta que lhes o dito concelho dava que lhe désse em um testemunho, que «levasse logo a el-rei. Feito foi isto no mez, no dia, na era e no logo (logar) «de suso (supra) dito. Testemunhas: João Gonçalves, João Francisco, ta-«belliães de Lisboa, João Fernandes, Martim Gil Payam, João Vicente Cam-«belas e outros muitos. E eu, Domingos Martins, tabellião de Lisboa de suso «(supra) dito, a rogo e a petição do dito concelho e por mandado do dito «Apparicio Domingues o dito rol e as cousas de suso (supra) ditas em estes «dois roes e meio com minha mão propria escrevi, e no contamento dante «rol e rol, e aqui pugi (puz) meu signal, que tal (logar do signal publico) é.» - Liv.º 11 dos reis D. Dinis, D. Affonso 1V e D. Pedro 1, fs. 15, 16 e 17.

Apparicio Domingues exercia o cargo de sobrejuiz.

Os «dois roes e meio», que são duas folhas e meia de pergaminho, de grande formato, não obstante acharem-se ha muito encadernadas, com ou«das ruas, por onde se prosupoem, ser muy largo pa se fazer tudo «e hua menhaa, sendo os dias de seto pequenos, parece q se podera conseguir o intento segindo a prosisão de Sto Anto e acabandoa e São Freo, auedose dito a missa e Santo Anto e e São «Freo a pregação; trazendosse dispois a image da Sta a Santo «Anto, onde podera ficar como a cama aponta. Lxa, a 7 de agosto «625.» Seguem as rubricas dos governadores do reino.

#### Consulta do presidente da camara aos governadores do reino em 7 d'agosto de 1625 !

«Por outra consulta disse a VV. SS. q o L.do João Carreiro «d'Almada, desembarg.ºr da relação do Porto. q nas comarcas de •Entre Douro e Minho e Tras os Montes hauia feito delig.ª com as «camaras dos lugares dellas, q tem voto em cortes, pª entrarem «na comp.ª dos comercios, escreuia q della resultara hauer alcan-«çado cousas proueitosas pa a companhia, de q era necess.º in-«formar pessoalmente, e q me parecia q pa esse effecto se lhe «antecipasse a licença de vir a sua casa — ç tem nesta cidade —, «q as ferias geraes lhe concedem nos dous meses seguintes de «septembro e octubro; e VV. SS. responderão q informasse por «escrito. E porq perseuera em dizer q he necess.º fazello vocal-«mente, e daquy as fereas ha pouco maes de quinze dias, e não «serão tantos quando lhe chegar este recado; e a utilidade q si-«gnifica pode receber a comp. a nas ditas cousas, merece qual quer . «dispensação; e q se veja que, os q em seu benefficio se empre-«gão, recebem fauor no maes e no menos, pa que outros se ani-«mem a fazerem o mesmo, q os exemplos são de muita impor-«tançia nestes neg. • : torno a significar a VV. SS. estas rezoes, «pª q̃ se siruão de lhe conceder a dita licença, uisto tambem como

tros documentos conservam ainda os signaes de primitivamente terem sido cosidas umas ás outras, como então era costume.

Na transcripção d'este documento adduzimos, entre parenthesis, algumas explicações, que servirão ao menos para dar a entender o modo como o interpretamos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 66.

«lá não tem off.º proprio, em  $\tilde{q}$  estes poucos dias possa fazer «falta.»

À margem encontram-se as seguintes resoluções do governo:

«Ao gor do Porto se escreue q dé esta licença.»

«Ao desembargo do paço se ordenou q parasse nos procedim<sup>tos</sup>, «sobre q se fizera noteficação a cam<sup>ra</sup>, ate se ordenar outra cou«sa. A 9 de agosto de 625 <sup>1</sup>.»

# Assento de vereação de 14 d'agosto de 1625 2

«Asentouse em mesa q, por q<sup>to</sup> a cidade tem entendido o mal «q se cumprem as ordens, q estão dadas, pª na casa do bemauen-«turado S<sup>to</sup> Antonio se comessar a dizer misa tanto q amanheser, «asim de uerão como de inuerno, e continuarense ate a ora do «meio dia, de manrª q nunqua falte nos altares e ao pouo ³, q

Ainda nas circumstancias mais extraordinarias e periclitantes, nunca ao bom governo da cidade enfraqueceu o sentimento religioso: bem pelo contrario era n'essas occasiões supremas que mais se afervorava nas praticas da egreja e na observancia dos seus preceitos.

Por isso não deve parecer estranho que n'uma epocha, em que os espiriritos andavam altamente preoccupados com assumptos de interesse capital, ainda a camara tivesse tempo, do que lhe sobrava das suas resingas com o desembargo do paço e mesa da consciencia e ordens, do que lhe restava das suas activas occupações nos trabalhos da defeza da cidade, na constituição da companhia do commercio, e, em geral, nos negocios do municipio; tirando um bocadinho ao seu descanço e áquellas beatificas horas de santo recolhimento, em que se reconciliava com o Altissimo, e se inspirava nos salutares principios da bôa administração da justiça concelhia, ainda tivesse tempo, dizemos, para descarregar tão aspera censura sobre o padre capel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esta segunda resolução nada tem com o assumpto da consulta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 227 v.

<sup>3</sup> A camara entendeu não poder deixar de applicar um correctivo ao desleixado e reverendo capellão da casa de Santo Antonio, que assim não cumpria com o seu dever, e tomou a resolução constante do assento a que nos estamos referindo, no que obrou com prudencia e zelo catholico, qualidades tão proprias dos austeros ministros a quem estava confiada a administração do primeiro municipio do reino e conquistas.

«daqui per diante se guarde esta ordem infaliuelm<sup>6</sup>; e q o padre «capelão da dita casa tenha particular cuidado de a dar a execu-

lão da egreja de Santo Antonio, que, em abono da verdade, não procedia lá muito bem.

Tudo isto, porém, não vem para o caso, e o nosso fim é, já que occorre apresentar um documento que allude ás missas que se diziam n'aquella egreja, darmos uma relação das Capellas instituidas na Real Casa do Glorioso Santo Antonio da cidade de Lisboa, extrahida d'um mappa, que, com este titulo, se acha archivado na — pasta dos documentos das capellas de Santo Antonio, e dos livros da mesma casa, existentes no cartorio da cidade.

O mappa, a que nos referimos, não tem data, mas vê-se que não póde ser anterior ao anno de 1801.

Eis a relação das ditas capellas:

Dos Irmãos cidadãos — Cincoenta mil réis annuaes ao capellão-fhór da dita egreja, por dizer missa «pelos irmãos cidadãos, vivos e defuntos»; importancia paga pelo juro d'um padrão do senado da camara.

Dos Confrades e bemfeitores — Quarenta mil réis do juro d'um padrão da cidade, sendo o encargo de cem missas, duas livres, isto é, podendo deixar de ser applicadas por tenção do instituidor.

Do P.º Manuel Francisco Salgado — Quarenta mil réis do juro d'um padrão da cidade, com o encargo de cem missas, todas livres.

Do mesmo instituidor — Quarenta mil réis do juro d'um padrão da cidade, com o mesmo encargo de cem missas livres. Estas missas achavam-se reduzidas á esmola de 150 réis cada uma.

De D. Maria Caldeira — Quarenta mil réis do juro d'um padrão assente no almoxarifado do tabaco, com o encargo de cem missas livres. Estas missas tambem já estavam reduzidas á esmola de 150 réis cada uma.

De Vicencia d'Almeida — Vinte e quatro mil réis e encargo de quarenta e oito missas. É apenas meia capella.

Da Duqueza de Borgonha — Setenta e nove mil novecentos e setenta réis provenientes de duas addições na folha da fazenda da cidade; sendo quarenta e cinco mil réis applicados para missa quotidiana, e trinta e quatro mil novecentos e setenta réis para o officio do anniversario pela alma do infante santo.

Esta capella intitula-se do infante D. Fernando, e acêrca da sua instituição vid. «Elementos», tom. 1, pag. 831.

«são, fazendo com  $\tilde{q}$  as ditas misas se comesem a dizer tanto  $\tilde{q}$  «amenheser, e  $\tilde{q}$  se continuem ate o meio dia, sob pena de se lhe

O officio de requiem por alma do infante celebra-se no dia 13 de novembro de cada anno, sempre que o rito o permitte.

De Manuel Tavaxo da Silva — Quarenta mil réis do juro de cincoenta mil réis d'um padrão assente na folha do real d'agua da carne, para o encargo de oitenta missas.

Do P.º Clemente Moutinho Ferrão — Quarenta mil réis do juro de cincoenta mil réis d'um padrão assente na folha do real d'agua da carne, para o encargo de cem missas, todas livres «por ser das reduzidas á esmola de 150 réis».

Do Desembargudor Thomé Pinheire da Veiga — Oitenta mil réis do juro d'um padrão assente na folha do tabaco; sessenta mil réis para o capellão, «que eram duas capellas, e está em uma missa quotidiana», e vinte mil réis para guisamento.

De João da Costa Banhos — Setenta mil réis de oitenta mil que se cobravam no almoxarifado do vinho, para o encargo de missa quotidiana.

Do Rei D. Filippe π — Trinta e seis mil e seiscentos do juro d'um padrão assente nas rendas da alfandega, com o encargo de missa quotidiana, dita no verão ás 7 horas, e ás 8 no inverno. — Vid. «Elementos», tom. π, pag. 132. Havia já muitos annos que se não cumpria esta capella, e d'isso se tinha feito sciente ao senado no mez d'outubro de 1772.

Do Desembargador Antonio d'Aguiar da Silva — Cincoenta e dois mil e quinhentos réis, com o encargo de missa quotidiana, sendo duas livres, e missa em dia de Todos os Santos no convento de Santo Antonio dos Capuchos.

O rendimento d'esta capella provinha dos juros d'um padrão do senado da camara, «e d'elles se devia á capella 36\$000 réis, e 14\$500 aos religiosos «do dito convento, e 2\$000 réis para guisamento; e para completar os 52\$500 «deu a mesa 1\$000 réis que recebeu para os pôr a juro. Acceitou a mesa a «dita capella em 29 d'abril de 1708, e depois desistiu d'ella, como declarou «o escrivão das Capellas, Luiz Botelho de Tavora; e obrigando o dito juizo, «se defendeu com a desistencia; nem se tem cobrado o juro, e os Capuchos «cobram separadamente o que lhes toca; e isto desde outubro de 1772.»

Do Licenciado Antonio Gouvêa Mialheiro — Quarenta mil réis do juro d'um padrão assente na folha da fazenda da cidade, com o encargo de missa quotidiana.

«Não se cumpre a dita capella.»

«dar em culpa, e não ser pago do seu 4º¹ (quartel), alem de lhe «ser estranhado con rigor. E declarase que ao padre capelão e

De Antonio Gomes da Matta (correio-mór) — Eram duas capellas, custeadas «por uns padrões dos juros reaes, e se cobram 20\$000 réis pelas sixas «de Vizeu.»

O correio-mór cumpria, e a administração da casa de Santo Antonio recebia o guisamento.

De Domingos Borges Mergulhão — Quarenta mil réis de juro no almoxarifado das sizas de Santarem, com o encargo de oitenta missas, duas das «quaes livres por serem das reduzidas.»

Do Desembargador Francisco da Fonseca Sisnel — Capella de morgado — Encargo de missa quotidiana, trez missas em dia de Natal e trez cantaros d'azeite para a alampada do Santo Christo do convento do Carmo de Lisboa.

Do Desembargador Henrique da Silva — Capella de morgado — Encargo «de trez missas cada anno, uma em dia dos Fieis de Deus, outra em dia da «Conceição, outra em dia da Espectação (N.ª S.ª do Ó), de esmola de 150 «réis cada uma, e seu responso; 100 réis aos pobres que estiverem na egre«ja, e trez cantaros de azeite para alumiar o altar de N.ª S.ª»

Tem mais noventa e seis mil réis com applicação a oito merceeiras.

A esposa do desembargador Henrique da Silva, segundo se vê do testamento com que este falleceu, era da familia Bulhões, e portanto da mesma sanguinidade do milagroso Santo Antonio de Lisboa.

Houve outras capellas, além d'estas ; mas deixaram de subsistir por falta de rendimento.

Actualmente existem as seguintes :

| Dos Irmãos cidadãos                      | 100 | missas   | 25,3000   | réis |
|------------------------------------------|-----|----------|-----------|------|
| Dos Confrades e bemfeitores              | 80  | >        | 20,4000   | >    |
| De Manuel Francisco Salgado              | 80  | >        | 20#000    |      |
| De D. Maria Caldeira                     | 89  | *        | 20,5000   |      |
| De Vicencia d'Almeida                    | 48  | >        | 124000    | >    |
| Da Duqueza de Borgonha                   | 90  | >        | 224500    | *    |
| De Manuel Tavaxo da Silva                | 80  | <b>»</b> | 20#000    | >    |
| Do P.º Clemente Moutinho Ferrão          | 80  | *        | 204000    |      |
| Do Desembargador Thomé Pinheiro da Veiga | 120 | >        | 30,5000   |      |
| De João da Costa Banhos                  | 140 | >        | 85#000    |      |
| De Domingos Borges Mergulhão             | 80  | *        | 20#000    |      |
|                                          | 978 | missas   | 244 \$500 | réis |

«seu escriuão e ao irmitão e mosos se lhe não pagara seus orde«nados, sem sertidão do escriuão da mesa asinada pelo prouedor,
«pela qual constara como se cüpre esta ordem, q sera esta uista
«na mesa da ureação, pera co ella resoluer, o q pareser; e q
«deste asento se mande hu treslado ao padre capelão, pa o mandar fixar em parte q sempre per elle, e pelos q lhe asiste, seja
«uto, ao pe do qual pasara Luis de Gounea hua sertidão, de como
«o noteficon a todos.»

#### Consulta da camara ao governo em 25 d'agosto de 1625 !

«S. Mag. de mandou, por ordem especial sua, que por via da «camara se mandassem reformar e concertar os muros: V. s. S. s. lhe ordenaram que executasse com toda a brevidade, como se «tem feito. E querendo acudir ao que falta, que é na casa do vis-«conde de Ponte de Lima, junto a Rosa, onde se acha furado e «minado o muro todo no meio, por dentro, em largura e altura «de um corredor, que fez da galeria das ditas casas até abaixo ao «muro que está sobre as portas da Mouraria, de maneira que fica «o muro por dentro, em toda esta distancia tão grande, minado «e em falso, enfraquecido assim para os fundamentos, como para «se andar por cima d'elle por estas ameias, cousa que convém

As 978 missas são todas da esmola de 250 réis; havendo mais a adduzir, na capella instituida pela duqueza de Borgonha, a verba de 20\$500 réis para o officio de requiem por alma do infante santo.

Estes legados pios cumprem-se ainda pelo rendimento de juros de padrões da cidade e de titulos da divida interna fundada.

Além das onze capellas, que acabamos de citar, subsistem egualmente as duas de morgado dos desembargadores Francisco da Fonseca Sisnel e Henrique da Silva, de cujos legados já tratamos a pag. 116 d'este volume; achando-se presentemente reduzida a do segundo a 96,5000 réis para oito merceciras.

Outr'ora elevava-se a 20:000, 22:000 e mais o numero de missas avulsas que annualmente se diziam na veneravel casa e egreja do *Ulysiponense* Santo Antonio; isto explica-se, em parte, pelos muitos legados com aquella applicação.

<sup>1</sup> Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 92 v.

«reparar-se com brevidade, por ser em parte tão necessaria o «que se minou por parte do visconde, um d'estes annos atraz, por «dentro de sua casa, ás escondidas, sem a cidade dar para isso «licença; e porque o deve reparar á sua custa, não só por esta «razão, por as casas, uso e serventia que tem por cima dos ditos «muros, na fórma da Ord., liv.º 1, tt.º 68, § 4.º, como outros fi«zeram com menos causa; e porque nas ditas casas vive ora o «colleitor de S.ª S.º pareceu que se devia dar conta ao governo «para que V.º S.º pareceu que se devia dar conta ao governo «para que V.º S.º pareceu que se devia dar conta ao governo «para que V.º S.º pareceu que se devia dar conta ao governo «para que V.º S.º pareceu que se devia dar conta ao governo «para que V.º S.º s. inteirados d'este caso e da queixa que outras «pessoas têem, de que esteja isto por concertar, tendo ellas e ti«tulos e fidalgos concertado os ditos muros á sua custa nas par«tes que lhes tocava. E assim esperamos que V.º S.º s.º nos man«dem dar ordem com que n'isto devemos proceder, para que os «ditos muros se reparem na fórma que d'antes estavam, sem mais «dilação.»

#### Carta dos governadores do reino ao presidente da camara em 25 d'agosto de 1625

«Tiuemos oje carta de S Mde, co auiso de q a armada de Ingla-«terra começaua a sair; e manda S Mde q, logo co a mayor bre-«uidade possiuel, sejão socorridos os lugres de Africa, e se ponhão «ē defensão esta cide e todos os mais portos deste Rno, pa o q es-«tamos preuenindo o necess<sup>rio</sup>. E em tamanha pressa, e tão im-«portante negocio, não pode a cido deixar de concorrer da sua «parte, principalm<sup>10</sup> sendo isto tão importante pa a propria defen-«são. Para o gasto da gente q assiste e Cascaes, e q de nouo se «ade acrecentar naqle presidio, co a occasião deste auizo, não te-«mos outro dro, senão o q a cido nos for emprestando. Como se «ade gastar a uta de V S, e a occasião se presupoem de tão pou-«cos dias, pois estamos em 25 de agosto, bem se ue que não se «ira tirado mais q o necessimo do q nisto se for despendendo. Co • q̃ a cide acudir daremos escrito pa se pagar, por ninda das naos, «no dro da pimēta, e de modo q não se faça falta ao inteto da «compa, a q este dro esta applicado 2. V S trate co a cido este

<sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Como o presidente da camara, D. Jorge Mascarenhas, tinha de se ausen-

«nego da nossa pto, pois auendo V S de ir dormir amenhaã a Cas-«caes, como presisamto não pode deixar de ser, he neçessio q hoje

tar para o presidio de Cascaes, de lá, provavelmente, mandou á mesma camara uma consulta sobre este pedido dos governadores do reino, expondo os termos em que entendia dever responder-se-lhes: ou deixaria, antes de partir, essa consulta, que exprime o seu voto.

É assim concebida:

«Vy a carta de Sua Mg.de que V. Ms. me enuiarão, e veio a esse tribunal «neste ultimo correio, e as apretadas deligençias que os S.ree Guou.ree fazem «pera se lhe dar esse pouco dr.º, que está junto para a comp.ª do comerçio, «que Sua Mg.de manda instituir; e, sem embargo de dezejar m.to acudir a «tudo o que he seruiço de Sua Mg.de — que he façil de crer quando a pes-«soa, os filhos e a pouca fazenda que tenho, se emprega sempre nelle —, «comtudo me pareçe que se fora informado do que ha nesta materia, não «tratara desse dr.º por duas rezois: a pr.º por não distruir o negoçio que «se tem comessado da comp.», que por sem duuida tenho que se arruinará, «bulindosse nelle, e que não he justo arriscar por se valer de tão limitado «cabedal; e a segunda por ser muy necess.º a cidade acharsse com dr.º, ha-«uendo occazião. E se esta se for certeficando e a cidade achar dr.º com «intereçes, de que duuido, fora de pareçer que se tomara, pois hoje não ha «depositos de trigo nem doutros mantimentos na cidade, e hauendo occazião «não ha de haver quem os traga, e ha de ser forçado mandalos comprar opor conta da cidade, pera se venderem ao pouo pellos mesmos preços, pera «que era necess.º muy diferente cabedal do q hoje ha, demais de ser tam-«bem necess.» pera hua ruyna de muros, que he obrigação perciza da cidade «leuantar. Sobre tudo vejo que ha muy poucos dias que veio hūa prouizão expressa de Sua Mg.de, em que ordena q esse dr.º se metta nua arca de «tres chaves, e se não bula nelle para ninhūa necessidade, por perciza que «seja, e não veio outra q a derrogue; e assy sou de pareçer que se repre-«zente tudo isto a Sua Mg.de, e se diga aos Snores Guou.res, lembrandolhe «que ha contractos na Torre do Tombo, em que a gente da nasção se obriga «a socorrer a Sua Mg.de nas necessidades do Rn.º, e parece justo que, pois «esta pareçe tão perçiza, o fação, e se não comesse pella cidade, pois o «pouco dr.º que tem está applicado á comp.º, e sempre prompto pera, cres-«cendo a occazião, q Ds não premitta, se valer a cidade e Sua Mg.de delle, «na forma que tenho ditto. Isto he o que me pareçe; V. Ms. reprezentarão «mais a Sua Mg.de as rezoins q lhes acrescerem.» — Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de fs. 68.

Provavelmente a camara, considerando a situação apertada que se offerecia, e não querendo sobrecarregar-se com a responsabilidade de qualquer occorrencia fatal, visto que se começara a mover no oceano a esquadra ingleza, cujos maus designios eram conhecidos, julgou prudente responder n'outra conformidade, e assim o fez em 30 d'agosto de 1625:

«se conclua este nego; e a pressa e a importançia e a boa uonta-«de, q̃ temos certa na cido, não da lugar a outra cousa.»

#### Consulta da camara aos governadores do reino em 25 d'agosto de 1625 <sup>1</sup>

«Hoje veiu a esta mesa o juiz do Terreiro, e representou n'ella, «conforme sua obrigação, o estado em que estava o dito Terrei-«ro, e o pouco pão que de presente ha n'elle, e a grande falta «que houve nas novidades d'este anno, e se ter entendido haver «muito menos trigo que o passado, e de fóra não haver nenhum «nas tercenas, e poucas esperanças de poder vir; e que, sem se «considerar estes inconvenientes, os contratadores dos logares «d'Africa os queriam prover do que vem nas caravellas d'Alca-«cer e outras partes para provimento do dito Terreiro. — Pelo «que nos pareceu deviamos lembrar a V. 35 S. 35 que, em razão de «todas estas, convirá que V.as S.as mandem aos ditos contratadores que elles, na fórma de seu contrato, provejam os ditos loga-«res por outra via, mandando vir de fóra, e não do trigo que evem para o Terreiro, porque do contrario se poderá vêr este «povo, que é mui grande, em algum aperto de fome, que é tra-«balho em que se viu ha pouco tempo mui arriscado; lembrando «a V. as S. as que ha poucos dias que já os ditos contratadores le-«varam do Terreiro duas caravellas inteiras, que então se dissi-«mulou, parecendo que as novidades fôssem maiores.»

<sup>«</sup>A cidade, em consideração do que V.º S.º querem d'ella para esta oc«casião do serviço de S. Mag.de, se dispõe a o servir com aquelle bom ani«mo, que sempre para elle lhe occorre, desejando achar-se n'ella com tanto
«cabedal, que pudesse satisfazer com o todo que a necessidade e aperto d'ella
«pede; porém está atalhada com o pouco que tem, e com as despezas pas«sadas e presentes. Porém, debaixo do escripto de V.º S.º, para lhe serem
«pagos por vinda das naus da India e procedido da pimenta, ou de outro
«qualquer dinheiro que mais prompto estiver, podem V.º S.º mandar cobrar
«dez mil cruzados, que são os que a cidade tem e poderá contar hoje.

<sup>«</sup>Sirvam-se V.» S.» d'isto e do sentimento, com que ficamos, de não poder «ser este serviço com maior largueza.» — Liv. de Propostas e respostas e reg. de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 94 v.

¹ Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe m, fs. 93 v.

#### Carta da camara a el-rei em 29 d'agosto de 1625 !

«Havendo-se entendido a mercê que V. Mag.de, por sua real «clemencia, mandou fazer aos filhos de Martim Affonso d'Olivei«ra, que morreu sobre a Bahia de Todos os Santos, e sabendo «agora esta cidade a grandeza com que V. Mag.de se ha com os «mais fidalgos, que para a mesma occasião se dispuzeram ao «mesmo trabalho 2, estimando em primeiro logar a estimação que «V. Mag.de faz de todos, e a satisfação que tem de seus procedi«mentos para os honrar, prostrada aos reaes pés de V. Mag.de «lhe beija a mão pela mercê que em geral faz a todo este reino, «e pela que em particular cabe a cada um, tão propria e digna «da real magnificencia de V. Mag.de, como merecida da lealdade «de nossos animos para todas as occasiões do serviço de V. Mag.de

«E porque a cidade não fique sem participar de tamanha mer«cê, espera que, como parte tão principal do bom successo, e que
«tão bem serviu para elle, lh'a queira V. Mag.de fazer de mandar
«deferir aos requerimentos em que anda n'essa côrte o dr. Luiz
«Vieira, vereador n'ella, que tudo serão exemplos para uns e ou«tros nos animarmos e acertar sempre, como devemos os bons e
«leaes vassallos, no serviço de V. Mag.de, cuja catholica pessoa
«Deus guarde.»

#### Carta da camara ao conde duque de Olivares em 29 d'agosto de 1625;

•Na resolução que S. Mag. do foi servido de mandar tomar so-•bre os fidalgos, que d'este reino fôram ao soccorro da Bahia de

ш

15

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 93 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. Filippe, querendo mostrar-se generoso e grande, tinha escripto aos governadores do reino, mandando-lhes que propuzessem provisões de promessas de bens da corôa e ordens para os filhos dos nobres que tivessem fallecido na expedição da Bahia.

<sup>3</sup> Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 94.

«Todos os Santos, se acha esta cidade e reino tão obrigado ao «serviço de V. Ex.a, que nos parece não cumpriremos com nos«sas obrigações se uma e muitas vezes não rendermos as graças
«a V. Ex.a, como por esta fazemos, pela mercê que em geral re«cebe este reino, e pela que em particular cabe a cada um, em
«que V. Ex.a devia concorrer com a generosidade de seu animo,
«que é o mesmo que sempre d'elle nos promettemos, com que
«esta cidade e reino está merecendo a V. Ex.a; e reconhecidos
«de tamanha mercê, ficamos promptos para tudo o que V. Ex.a
«nos mandar de seu serviço, havendo pela maior dita o offerece«rem-se muitas occasiões, em que possamos satisfazer os bons
«animos com que estamos n'esta parte.»

# Carta do presidente da camara á vereação em 5 de setembro de 1625 <sup>1</sup>

•Vy o q V Ms. me escreuem, em rezão de mais dr.º que pe-«dem os snores guou. rea, e rija couza he quererem lansar a cos-«tas da cidade a despeza da deffenção della; mas como ella tomou «á sua conta a de Urmuz e Bahia, ficousse empenhando, e núa «certa forma obrigando ao q aguora querem della. Bem puderão «os snores guou. res valersse nesta occazião do dr.º, que o clero «tem offerecido ha dous annos 2, e se não acaba de cobrar por respeitos; e em quanto não temos Arcebispo nomeado, valerensse «do espolio ou rendimento do Arcebispado de Lx.ª E alem disto «pessoa ha, que eu nomeey aos snores guou." que se obrigaua «a mostrar trezentos mil cruzados e mais, que se deuião a Sua «Mg.de, e se não cobrauão, ou por descuido ou por respeitos. Fi-«nalm.te, no modo em que se caminha, pareçe que se vay ende-«reçando tudo a fins que eu muy bem alcanso. Diguo tudo isto, «porq he rezão q se apponte na carta, que a cidade escreuer a «Sua Mg.4»; lembrandolhe juntam.4 que, na comissão que eu «trouxe para a Comp.\*, dizia que para ninhua necessidade, por «perciza q fosse, se bolisse neste dr.º, que se juntasse para a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º de cons. e papeis do tempo do governo de Castella, fs. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Referia-se á occasião em que se aprestou a armada que foi recuperar a cidade de S. Salvador da Bahia de Todos os Santos.

«Companhia, e que na prouizão que passou pera se acresentarem «os juros a vinte, se dizia o mesmo; e que, pois se tomou este «dr.º applicado á Companhia, se sirua Sua Mg.de que, ou se lhe «restitua em juro, como se tomou o dr.º a mercadores, ou se con-«signe na pimenta, e em falta della no seruiço eccleziastico; e que «o mesmo seja dos dez mil cruzados que se tomarão pera as trin-«cheiras, pois erão dos q a cidade tinha offerecido para a Comp.»; «e sobre tudo, dizendo V Ms. que estão de acordo de entregar o «dr.º, deuem tambem de dizer a será justo que seja despois de «terem auizo meu, q são gastados os dez mil cruzados que de-«rão, porq ainda se não tem gastado todo, e de hua hora para a «outra nos podem mandar daqui. Eu estimara m. to estar acompaenhando a V Ms., e quando não ouner outro interece nisso mayor «q̃ liurarme do que aqui se trabalha e gasta, fora muito grande; porem, se aqui for de proueito ao seruº da cidade e de V Ms., «sentirey menos hua couza e outra. E com tanto g.de Ds. a Vs Ms. «Cascais. etc.»

#### Carta regia de 25 de novembro de 1625 1

Participa el-rei que lhe nascera mais uma filha na sexta-feira, 21 d'aquelle mez; tendo por certo que a camara festejaria este acontecimento com as demonstrações de regosijo, que era uso em semelhantes occasiões.

### Assento de vereação de 2 de dezembro de 1625 :

«Na gaueta do escrivão da camra esta hū escrito rasgado, q̃ «Frº Dias Mendes e seu irmão, Nuno Dias Médes de Brito, resticuirão a cidade, pelo qual lhes deuia dous mil tt<sup>des</sup>, por estarem «pagos delles por duas letras q̃ a cidade lhes deu, hūa de trezentos mil rs, passada sobre Diogo Cardoso, e aseitada por seu sogro e cunhado, Frº Roiz de Castanheda, e outra de quinhentos

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Festas, fs. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º ri d'Assentos, fs. 231 v.

«mil rs, passada sobre Pº Marques, e aseitada por elle, ambas a «pagar a oito meses uista; e porq̃ este drº pertense ao real dagoa, «a que a cidade o tomou por emprestimo na ocasião do nasimbo «da prinsesa a, q̃ Ds tem, se mãdou fazer este asento pa constar «o q̃ neste particular ouue, e pa se saber q̃, tanto q̃ a cidade estiuer menos apertada do q̃ esta, ade restituir os ditos dous mil «ttaos ao real dagoa, e q̃ tem obrigação de o fazer por ser dro do «dito dro do real dagoa, e auerse tomado, por emprestimo, pa as «despezas da cidade asima declaradas, q̃ so tocauão a sua faz. da»

# Capitulo da carta regia de 26 de dezembro de 1625 <sup>2</sup>

Tendo em consideração uma consulta da camara, que os governadores do reino lhe enviaram, determina el-rei que, durante o anno de 1626, «não paguem os moradores das Ilhas, na Alfande«ga, direitos alguns do trigo que trouxerem a essa cidade.»

# Exposição feita pelos governadores do reino e transmittida á camara pelo secretario de estado em 9 de janeiro de 1626;

«Considerando Sua Mag. de o estado em q acha sua faz. a, a obrigação que tem, como Rey e Senhor, de tratar da defenção de «seus Reynos, e a que seus vassallos tem de se defenderem a si, «suas casas e suas Igrejas, da união que os inimigos de DS. e de «sua monarchia tem feito contra ella, nos ordenou tratasemos co «esta cidade, como cabeça do R. no, tres particulares, em q consiste a defenção da mesma cidade e R. no

«O prim", quanto conuem que nella haja hum corpo de gente «pagada, pola experiencia ter mostrado q, sem hu corpo deste «genero de gente, não ha a outra de nenhum seruiço, e assy o «afirmar Dom Fernando Giron, polo q vio e experimentou no «modo em q se ouue a gente pagada, e a das cidades e do lugar

<sup>1</sup> Vid. pag. 83 d'este vol.

<sup>2</sup> Liv.º 111 do Provimento do pão, fs. 46.

<sup>3</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 76.

«de Cadiz, quando ally se desembarcarão os inimigos este ano «p.do; e por Sua Mag.do entender que este he o principal fundamento, em que consiste a defenção desta cidade e deste R.no, esquera  $\tilde{q}$  ella e elle o siruão, buscando meios e applicando rendas «fixas, com  $\tilde{q}$  possão sustentar a dita gente, a qual, hauendo de «ser natural do mesmo R.no, ficará em beneficio delle o que co «ella se gastar, demais de lhe seruir para defenção propria,  $\tilde{q}$  he «obrigação natural; e tambem espera Sua Mag.do que o numero «da gente seja o maior  $\tilde{q}$  for possiuel, para  $\tilde{q}$ , sobre este fundamto, se possa estar com menos cuidado dos intentos dos inimigos.

«O segundo particular he  $\tilde{q}$  a cidade e R. no applique cantidade «de renda certa, com  $\tilde{q}$  nas occasioes se possa leuantar a gente «necess. necess. necession nec

«O terçeiro particular he que se continue com as fortificações «desta çidade e as do Reyno, e q, para as desta çidade, applique «renda conueniente, para, com effeito e sem muita dilação, se «fortificar no modo q conuem.

«E porq̃ Sua Mag.de tem mandado que va a elle Dom Jorge «Mascarenhas, presidente da camra desta cidade, o chamarão ao «gouerno com os ministros della, e nelle se lhe disse o q̃ se con«tem neste papel, para logo se tratar na camra dos particulares «delle, e o dito presidente ir inteirado a S. M.de do pareçer da «cidade. E do amor e zello da cidade esta S. M.de muy satisfeito, «e, com particular satisfação, da demonstração e obras com q̃ o «seruio em todas as occasioes, q̃ se offereçerão despois da sua «felice suçessao.

«E porq̃ com o Reyno se não podem tratar estes particulares, «sem a çidade resoluer o com q̃ ha de seruir a S. M.do, para, co

«seu exemplo, como he costume, se emcaminhar  $\tilde{q}$  o R. no o faça, «espera S. M. do  $\tilde{q}$  breuem to responda a cidade, e lhe dé seu pare- «çer no  $\tilde{q}$  se deue tratar com o R. no; por $\tilde{q}$  guiado todo este neg. o «com interuenção e pareçer da cidade, entende Sua Mag. de  $\tilde{q}$  sera «como mais comuenha a seu seruiço e ao benef. o publico, e bem «da defença natural,  $\tilde{q}$  he o de  $\tilde{q}$  se trata.

«Este papel me ordenarão os S. res Gou. res emuiasse a V. S.,  $\tilde{q}$  «he o  $\tilde{q}$  pedio a cidade, e o  $\tilde{q}$  em sustançia hontem se lhe disse eno gouerno, de palaura, de parte de S. M. de Em Lx. a, 9 de jan. re «626. Chruão Soares.»

#### Capitulo da carta regia de 19 de janeiro de 1626 <sup>1</sup>

«Per carta de S. M.de, de 19 de janeiro de 1626:

«Aprouando o que me diseis em carta de vinte do passado, em «reposta do que se uos escreueo sobre o pagameto, q a camara «dessa cidade pretemde se lhe faça, dos des mil cruzados que «emprestou para as obras das trincheiras, e auendo de correr «esta obra por comta da cidade, não ha para que defferir a esta «pretenção da camara; e para o que toca ao q se despemdeo no «presidio de Cascaes, ordenareys q q<sup>to</sup> antes for possiuel, e ou«uer lugar, se de satisfação ha camara.»

# Portaria do governo de 2 de fevereiro de 1626 <sup>2</sup>

Em conformidade do disposto em carta regia de 18 de janeiro preterito, dirigida ao governo, determina este que o vereador João de Frias Salazar prosiga no distrato dos juros, sem lhe alçar mão; sendo para este effeito applicado todo o rendimento do real d'agua. «E o dito vereador, João de Frias, nos irá dando conta «do que n'isso se for fazendo.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 71.

<sup>2</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 196 v.

#### Assento de vereação de 19 de fevereiro de 1626 <sup>1</sup>

«Asentouse em mesa, pellos abaixo asinados, sendo v<sup>ta</sup> a peti-«cão da casa da misericordia e o despo do gouerno, em q orde-«naua se vise e consultasse, em q pedião esmola pa o hospital «desta cidade se não cerrar, por que estaua em tam miserauel es-«tado que nem podia receber enfermos ne sostentar os q oje ti-«nha, e  $\tilde{q}$  seria forcado andarem pr curar pella cidade, cõ m<sup>to</sup> «dano e perigo da saude della: e asi pr estas causas e pr outras «justas, q se considerarão em mesa, se deu conta ao gouerno do «estado em  $\tilde{q}$  a camra estana, co suas rendas enpenhadas e de-«uendo mto, e q asi dellas não podia acudirse ao q se tinha man-«dado; e q anendo Suas SSrias pr bem se darião mil cruzados do «real dagoa, pr ser esta necesidade e causa tocante à saude pea, «q era a primeira obrigação do dito real, e Suas SSrias mandarão «e onuerão pr bem q se desem os ditos mil tt<sup>des</sup> do dito real «dagoa; e o vereador, João de Frias Salazar, q preside esta se-«mana, lhe deu conta no gouerno, e nessa conformidade a sidade «deu os ditos mil tt<sup>dos</sup> de esmola ao dito hospital p<sup>r</sup> esta ves, e q «não veria em exemplo.»

# Assento de vereação de 19 de fevereiro de 1626 2

«Asentouse em mesa, pellos abaixo asignados, como estaua mui«tas uezes de antes praticado, em conformidade do m<sup>do</sup> d'elRei
«Dom M.<sup>el</sup> e ordem dos mais senhores Reis, em q̃ mandão que
«se compre sitio em que se faça e haja casa da saude, para to«das as ocasioes e successos tocantes a ella e aos contagios desta
«cidade, de q̃ Deos nos liure; e na ultima peste passada se tomou
«a quinta de Luis Carneiro, a Campolide, e seruio disso <sup>3</sup>; e pel«los danificam<sup>tos</sup> q̃ nella ouue moueo demanda a esta camara, e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. <sup>o</sup> II d'Assentos, fs. 232 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 233.

<sup>3</sup> Vid. «Elementos», tom. 1, pag. 497, not.

«se concertou ella com o ditto Luis Carn. ro em dez mil tt. dos, e «que largasse a ditta quinta com suas terras e pertenças, assi e «da maneira q hora a cam. ra as possue; e. conforme a ditta or-«dem, se auia de pagar o ditto dr.º da impocissão, que se chama «do real d'agoa, que pera effeito da ditta peste se impos; e por «quanto hora corria letigio como o ditto Luis Carn. ro. e at'agora «dura, sobre não querer o ditto dr.º senão empregado em faz.da «de rais, liure, pera se anexar a seu morgado, cuia era a ditta «quinta; e corria letigio na conservatoria da cidade, escrivão Luis «de Goucea, e no entretanto se detreminana a causa, era a ci-«dade obrigada a lhe dar em cada hum anno duz. 106 mil rs de «juro: q̃ se lhe pagassẽ do rendimento da ditta impocissão do real ad'agoa, e que fosse na folha do pagam. to dos juros da ditta im-«pocissão, e se lhe pagassem por conta della os reddittos uenci-«dos, por quanto lhe pertencião, e alem disso as rendas da ci-«dade estauão empenhadas de m.to» annos a esta parte, pellos «gastos forçosos e necessidades p.cas, e estauão hoje deuendo •m. to E outrosi os rendimtos da ditta quinta e casa da saude ser-«uissem pera os reparos e concertos della, por q. to estaua tão da-«nificada com o tempo, q ainda não bastarião, e assi ficar tendo «fabrica pera o adiante; e q arrenda da ditta quinta e terras, o ethez. ro da cidade, que sempre correo com a administração della, «faça tt.º separado do q rende, porq, rendendo mais, se ha de «restituir ao real d'agoa, com cujo dr.º se comprou, e sendo mayor «a desp. e fabrica se ha de pagar do ditto real d'agoa, e nesta «conformidade se farão os descontos, assi da quantia do principal «e reddittos, com o dr.º que o ditto thezro da cidade tem recebido «por emprestimo do ditto real d'agoa. E pera constar a todo etempo do q sobre isto estaua trattado e asentado, se mandou «lançar aqui por scripto.»

# Carta da vereação ao seu presidente em 21 de fevereiro de 1626 <sup>1</sup>

Estando o conde presidente na côrte de Madrid, enviou-lhe a camara a seguinte carta:

«Posto que no ultimo correio não teve a cidade carta de V. S.a, «em resposta da que lhe havia escripto, que todos sentimos, com«tudo nos alegramos com que V. S.a chegasse com saude a essa
«côrte, segundo vimos pela que a cidade teve do D.r Luiz Vieira;
«e de como V. S.a era partido para Aragão, que não foi pequeno
«bem em tempo tão trabalhoso: queira Deus que tudo lhe suc«ceda a V. S.a como todos lhe desejamos. E pois a cidade tem a
«V. S.a n'essa côrte, e V. S.a está inteirado de suas cousas, não
«ha de deixar de lhe fazer a V. S.a sa lembranças necessarias,
«para que V. S.a lhe procure o remedio.

«S. Mag.de, por carta sua, mandou declarar que, no pagamento eque a cidade dispendeu nas trincheiras, não havia que tratar, epor quanto ella tinha obrigação de o pagar, como V. S.ª verá eda copia que com esta será, que se tirou do dinheiro do cabe-edal, como V. S.ª sabe, sendo assim que em nenhuma occasião ese fez semelhante despeza por sua conta, o que consta da certi-edão junta, e só defere a que se faça á cidade pagamento dos etrinta mil cruzados da despeza de Cascaes, e ainda o não consi-egna na fórma que convém á cidade, nem na dos escriptos dos egovernadores, que era se pagassem no primeiro dinheiro proce-edido da pimenta; no que convém faça V. S.ª instancia para que ese faça na dita pimenta, por que d'outra maneira não haverá a ecidade este dinheiro com a brevidade que convém.

«Tambem com esta enviamos consulta, para que S. Mag. de nos «dê licença para se poderem vender os bens de S. da Antonio, que «lhe vieram pelo morgado de D. Henrique da Silva, e com ella «os papeis que a este respeito pareceram necessarios, por se en«tender, como V. S. está inteirado, que isto é o que mais con«vém; e outra semelhante envia a cidade ao governo.

<sup>1</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 55 v.

«Lembra mais a cidade a V. S.ª as dividas, que estão por co«brar nas contas de Manuel Teixeira, cujo fiador é Leonardo
«Fróes, e quanto convirá que se alcance de S. Mag.de que, sem
«embargo de não ter acabado de dar sua conta do tempo que ser«viu de thesoureiro-mór, o possa executar por ellas, e não se
«irem dilatando tanto tempo; e pela mesma maneira as de Ma«nuel de Sequeira, almoxarife que foi do real d'agua, de que é
«fiador Pero Vaz de Sá, que tambem atalhon a execução d'ellas
«com uma provisão que houve do dito senhor, porque manda que
«emquanto durarem as contas de Balthasar de Sá, seu pae, que
«tambem servio de thesoureiro-mór, não fôsse executado por ellas.
«Em umas e outras pede a cidade a V. S.ª seja servido fazer as
«instancias que lhe parecerem necessarias, para que se cobrem
«com effeito.

«Sobre materias de jurisdicção não faltam novidades, ás quaes «a cidade acode pelo melhor modo que póde; e porque é uma «das principaes cousas que o D.º Luiz Vieira tinha a seu cargo, «a ella nos remettemos, para que V. S.ª entenda d'elle o estado «em que estão, e lhe procure o remedio, pois sabe o quanto con«virá à cidade a boa resolução d'ella.

«A cidade tem assentado, por ultima resolução, que o D.º Luiz «Vieira se venha, assim por se entender que não tem lá que fa«zer, como pela falta que cá faz, e a grande despeza que está 
«fazendo, que a cidade sente em razão de sua pouca renda; pelo 
«que V. S.º lhe deve ordenar que em todo caso o faça, por todo o 
«mez de março, que embora virá, quando não que a cidade lhe 
«não poderá acudir com seu ordenado, como até aqui o tem feito.

«V. S.ª nos deve avisar do que lhe parecer que é mais neces-«sario, porque sempre seguiremos o que V. S.ª nos ordenar.

«E vendo-se em mesa esta carta, para se assignar, e a falta «que faz Luiz Vieira, e a despeza com que a cidade não póde, e «pede a V. S.ª que, em resolução, se venha logo, porque não de-termina a cidade se lhe pague mais despeza, se lá mais estiver, «conforme ao que se tem assentado; e se Luiz Vieira soubesse «quanto este povo sente sua despeza e gasto, já se houvera de «ter vindo, e estimar esta lembrança que se faz a V. S.ª, como a «cidade lhe escreve.

•A mercê que V. S.ª faz a esta mesa, no negocio de João de

«Frias Salazar, é muito particular, por tal a reconhecemos e pe-«dimos a V. S.ª a continue.»

Contrariando a resolução da camara a respeito do vereador Luiz Vieira, foi expedida a seguinte

#### Carta do secretario de estado ao conde presidente da camara em 21 de fevereiro de 1626 <sup>1</sup>

«Têem os srs. governadores entendido que a camara d'esta ci«dade mandou ordem a Luiz Vieira para se vir da côrte, e man«daram-me que lembrasse a V. S.ª quanto importa ao serviço de
«S. Mag.do, e ao bem commum d'este reino, continuar-se com o
«negocio que elle ali tem entre mãos ²; e que assim se lhe or-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 56 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Um dos negocios importantes que o vereador Luiz Vieira fôra encarregado de promover na côrte de Madrid, e a que sem duvida se refere a carta do secretario de estado, era o andamento dos pleitos movidos por particular ordem d'el-rei e pelo seu procurador ao marquez d'Alemquer, á condessa de Benavente e ao cardeal duque de Lerma, sobre os bens da corôa que lhes tinham sido doados — Vid. «Elementos,» tom. 11, pag. 556, not. —, porque esses pleitos tinham sido mandados suspender com geral sentimento em todo o reino.

O conde presidente, lembrando este negocio ao conde duque d'Olivares, e ponderando-lhe quanto a falta de resolução em assumpto de tanta monta era damno do serviço de S. Mag.de, do seu patrimonio e contra os privilegios de Portugal, conclue assim a sua carta ao valido de Filippe in:

<sup>«</sup>A camara faz com Luiz Vieira gasto consideravel, em tempos que se «acha sobrecarregada de maiores obrigações, e assim me escreve que o faça «voltar. Os governadores, julgando que haja falta a negocio tão grave, me escrevem por outra parte que, sem embargo da resolução da camara, o detenha.

<sup>«</sup>Pareceu-me dar conta a V. Ex.ª do que passa, e representar o que, para «saír bem d'este embaraço, será conveniente ao serviço de S. Mag.de: — tirar «ao negocio o que se lhe poz para que corra por termos ordinarios, como ia «correndo, e S. Mag.de, com prudente accordo, o tinha mandado; e com isso «podia regressar Luiz Vieira. E quando S. Mag.de haja de ir visitar o reino, «e se tratem n'elle as cousas de seu serviço, que andam entre mãos, se escusará a molestia que ha de dar a S. Mag.de, e a V. Ex.ª, este mesmo nego-«cio, se não se melhora, pois sei sem duvida, que ha de ser o maior tropeço

«dena que o faça, e que, sem ter ordem de S. S.as, se não venha «d'aquelle logar. V. S.a concorra com elle e o ajude em tudo como «vê que é necessario, porque assim convém, e se eu entendera o «contrario tambem o dissera a V. S.a, a quem Deus guarde como «desejo. De Lisboa, a 21 de fevereiro de 626. — Christovão Soa-«res. — D. Jorge Mascarenhas.»

#### Carta do vereador Luiz Vieira de 13 de março de 1626 !

«Recebi duas cartas de V. S., de 21 e 26 do passado, em  $\tilde{q}$  «V. S. me fas merçe de, em reposta da que lhe escreui em quatro do mesmo, me mandar licença para logo me poder partir, e «ordem para tomar aqui o dinheiro,  $\tilde{q}$  se me está deuendo, de «meu salario, porque me não faça falta nem detença, para lá o «pagar o thezoureiro da cidade, por o não ter de presente para «mo poder remeter, como eu pedia.

«E despois de agardeçer a uontade com que V. S. me fes esta «tão grande merçe, digo que, com o auiso q̃ tiue de V. S. para «q̃ assentasse minha partida com o S.º Preside, me ouue eu por «tão licenciado de V. S. para me poder ir, e mais me não deter «nesta terra, que, para o faser logo, procurei darseme aqui o di-«nheiro q̃ se me deue, e eu deuo, para o passar por letra sobre

<sup>«</sup>para tudo, e que as côrtes e os particulares não hão de fallar em outra cousa «com mais aperto e instancia, e que se podia com difficuldade pedir áquelles «vassallos que dêem suas ajudas para remedio da falta em que se acha a de «S. Mag.de, se virem que podendo-se reparar tanta parte d'ella com a justa «restituição do patrimonio da corôa alienado em favor de particulares e que«brantando os seus privilegios.

<sup>«</sup>Perdôe V. Ex. se me adiantei, que a boa intenção me desculpa.» — Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 57.

A esta carta de D. Jorge Mascarenhas, a respeito da qual ignoramos a data em que foi escripta, respondeu o valído, em 11 de março de 1626, declarando não ter parte alguma em semelhante negocio, pois que elle corria apenas entre el-rei e o seu confessor — «de que me pareceu avisar a V.º S.º, para «que o tenha entendido e acuda a tratar d'isso, e dispôr o que V.º S.º tiver «por mais conveniente, a quem Deus Gusrde, como desejo.» — Dito liv.º fs. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 101.

«o thezoureiro da cidade; e porque o não achei, e sem pagar não «ser possiuel irme, pedi a V. S. mo mandasse remeter, e de nouo «o torno a pedir com todo encarecimto, pois redunda tanto em «seruiço de V. S., como em credito de minha pessoa, q sou me«nistro seu. E he certo q não faltará ao thezoureiro, Agostioho «Franco, sendo tão abonado, quem lhe passe letras de tão pouca «quantia, como são outocentos cruzados 1, que he o dinhro que «deuo e fui aqui tomando, parte em prata e parte em quartos, «com o crecimto que corria, o qual era m. menor q o que corre «de dous meses a esta parte, ou me dé V. S. licença para man«dar uender hua propriedade, que será o ultimo remedio que me «fiqa 2.

«Recebi as cartas q̃ V. S. escrene a Sua Mag.de, no conso, e «aos menistros delle, sobre o prouimto que pretende se faça em o «vereador mais antigo, João de Frias Salazar, encarregandome q̃ «antes de me partir as dé e signifiqe, da parte de V. S., as rasoēs «que ha para Sua Mag.de lhe faser esta merse, o que farei mui «inteiramto, tanto por seruir a V. S., como por a parte q̃ me cabe «nesta merse, como menistro desse tribunal; e as cartas darei «tanto q̃ chegar o correo, q̃ se espera, porq̃ sera mais oportu—namto se nierem nelle as consultas, como he prouauel.

«O S.ºr Presid.¹e me remeteo dous maços de V. S. para Sua «Mag.ªe, hum sobre o ponto de jurisdição com o Desembargo do «Paço, e outro sobre a assistencia do Prouedor nas uendas do «morgado de Henrique da Silua, e empregos de juro, em que te«nho falado a estes S.res; e, posto q̃ não he ainda acabado o des«pacho da India, espero se uejão a semana que uem, porque as«sim mo tem prometido. E m¹o desejara eu q̃, no da jurisdição, «se apontassem os casos em que o Desembargo do Paço se en«tromete, pertencendo a V. S. sem appelação nem aggrauo, consforme ao regim¹o, porque reçeo se mande agora q̃ se apontem, «como ja se tem mandado, e auisei a V. S. com a copia da peti«ção e despacho ³.

<sup>1</sup> O griphado encontra-se no proprio documento.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. carta da camara a el-rei em 9 de setembro de 1626.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> N'um dos dias em que o presidente da camara se achava na côrte de Madrid escreveu-lhe o vereador Luiz Vieira, prevenindo-o de já ter em sua

«Tambem falei na consulta sobre os coches i por ordem do S.º «Presidie, e pareceo a estes S.º segundo alcançei, q não cabia

mão os papeis, que haviam sido encontrados em casa do secretario Gabriel d'Almeida, sobre os casos de jurisdicção da mesma camara, sem appellação nem aggravo, que se tinham mandado declarar, em que o desembargo do paço se intromettia, e que no dia immediato os entregaria a Francisco de Lucena; «e buscarei a V. S. para o acompanhar a casa destes S. res, quando «V. S. me auisar que o poderei faser.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 104.

<sup>1</sup> Na mesma data, 13 de março de 1626, foi expedido um alvará, suspendendo por dois mezes a lei de 1 d'agosto de 1625.

Em carta regia de 30 d'abril de 1625, dirigida aos governadores do reino, dizia el-rei o seguinte:

«Havendo visto o que respondestes ao que vos mandei escrever, acêrca «de se vêr se convirá prohibir n'essa cidade os machos de sella e coches de «mulas, hei por bem que se faça lei prohibindo que pessoa alguma possa «andar em Lisboa em macho ou mula de sella ou liteira, salvo indo de ca-«minho; e que se defenda de todo os coches de mulas e machos, nem os «possa haver de cavallos sem licença minha; e que as petições das pessoas «que a pretenderem, se me consultem, e de outro modo se lhes não possa «conceder.

«N'esta conformidade ordenareis que a lei se faça, e me venha a assignar, «declarando-se n'ella as penas costumadas, em que hão de incorrer as pessoas «que a quebrarem.»

A lei, que já citamos, foi dada em 1 d'agosto de 1625, e d'ella constam vagamente os motivos que a dictaram:

«D. Filippe, etc. — Faço saber aos que esta minha lei virem, que, vendo «eu o grande excesso que ha de coches e liteiras de mulas e machos, e geral«mente usarem d'elles de sella, que é a causa de haver poucos cavallos, e se
«perder o exercicio d'elles, sendo de muita consideração no estado presente;
«e por estes e outros justos respeitos, que a isso me movem, hei por bem e
«mando que, passados seis mezes da publicação d'esta lei, em diante, ne«nhuma pessoa de qualquer qualidade, dignidade e preeminencia que seja,
«ande na cidade de Lisboa em machos ou mulas de sella, nem liteira, salvo
«indo de caminho, nem coche seu, nem emprestado, de mulas, machos nem
«de cavallos, sob pena de perdimento dos ditos coches, mulas e machos e ca«vallos, a metade para captivos e a outra para quem a accusar, ao que será
«admittido qualquer do povo.

«E para que esta lei se possa melhor cumprir, e conseguir o effeito d'ella, «derrogo quaesquer privilegios e liberdades, que em contrario haja.»

Meditando no estado social da população de Lisboa, no tempo a que nos estamos referindo, mais facilmente se poderá alcançar o fim a que visava se-

«a V. S. falar nesta materia, e que se deuia Sua Mag. de confor-«mar com o que nella tinha ordenado. Deos Guarde a V. S. De «Madrid, etc.»

#### Assento de vereação de 30 d'abril de 1626 <sup>1</sup>

Chegando ao conhecimento da camara, pelo vereador do pelouro das obras, que haviam sido damnificadas as trincheiras, resolve a mesma camara que de novo se ponham os 137 paus, que n'ellas faltavam, saíndo esta despeza dos ordenados dos meirinhos e alcaides da cidade, visto como lhes tinha sido encarregada a sua guarda; «e q pagarião de suas casas a falta q ouuesse.»

melhante lei, o effeito moral que ella produziria e as resistencias que havia de suscitar.

E' assim que a vimos modificada pela carta regia de 31 de março de 1626, que, mandando-a cumprir passados os dois mezes de prorogação concedidos pelo alvará de 13 do mesmo mez e anno, declara «que os governadores d'este «reino e prelados e capitão general da gente de guerra, poderão ter coches «de quatro cavallos.»

A portaria de 13 de maio de 1626 suspendeu a sua execução por todo o mez de junho.

O alvará de 29 de junho do mesmo anno prorogou essa suspensão por mais dois mezes, «se antes d'isso não tomar resolução na consulta, que sobre este «negocio se me fez, acêrca da pretensão que os ecclesiasticos e ministros da «milicia da corôa de Castella, que residem n'este reino, têem, de se não en«tender n'elles a dita lei.»

A portaria de 21 d'agosto de 1626 novamente suspendeu a execução da lei até nova ordem; finalmente, no dia immediato, 22 do mesmo mez e anno, outra lei veiu substituir aquella, consignando então certas excepções:

«E no que toca ás mulas e machos de sella, poderão andar n'elles as pes-«soas ecclesiasticas, desembargadores e medicos; e que outrosim poderão «andar em liteira os que tiverem licença de coche.»

Todos os documentos a que nos reportamos na presente nota encontram-se transcriptos na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

1 Liv.º n Mistico de contratos, fs. 304.

# Carta do presidente da camara á vereação em 18 de junho de 1626 <sup>1</sup>

•Sempre q V. Ms. me derem occazião de seruir a cidade me «farão muita m.º, porque dezejo em estremo mostrarlhe que sey «acudir a minhas obrigações.

«Ao doctor Luis Vieira chamey e lhe comuniquey os papeis que «vierão, pera que os ordenasse de man. ra que ficassem correntes; «e lhe disse que, como os tiuesse neste estado, iria com elle a «caza dos ministros. Dixime que tinha hũa petição, com despa-«cho do cons.º, em que lhe dizião que ajuntasse papeis dos cazos «em que se quebraua a jurisdição; ouue dilação em achar este «papel em caza dos secretarios; fica ja com elle em sua mão a, e «logo trataremos da materia, e nos mais particulares me não des-«cuidarey.

«No particular da sua yda ja tenho escrito a V. Ms., que quando «me escreuerão, que lhe mandauão dr.º para se ir, que no mesmo «correio tiue carta do secretario Christouão Soares, em que me «dizia da parte dos Guou." que o não deixasse ir.

«Com a carta da cidade, e a do secretario fiz hua consulta a «Sua Mg.de, dizendolhe o que hania na materia, e pedindo que me «ordenasse o que denia fazer neste particular, de que resultou or«denarsse ao conss.º que assistisse ao pleito do Marques de Alem«quer e Dona Joana Pimentel, de que os Guou.res o tinhão encar«regado, sem o fazerem saber a esse tribunal, e assy me pareçe «q̃ não ha que fazer neste particular, senão esperarsse a resolução «que se pretende, de que vão lá estes pleitos correr ordinra m.ºº

«A prouizão da chançelaria deue ser ja lá. A consulta dos foros «me pareçeo muy abreuiada, e que se não declaraua bem o ne«gocio, e assy a não dey: será bom mandarme outra mais ampla.

«Sobre os quarenta mil cruzados tenho feito ir tres ordeñs de «elrei ao conss.», em que manda se paguem, e outra que se não «houver dr.» que se dé em juro a cidade; de lá tem vindo do

<sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. pag. 231 d'este vol., not. 3.

«gouerno hūa replica, e ja se tem consultado do conss.º, e eu ha«uido ordem de Sua Mg.dº para que esta consulta se veja em junta
«particular, e cuido que antes desta partir daqui estará vista e
«em mãos de Sua Mg.dº, que espero mande que se cumpra sem
«mais replicas o que tem mandado; e creão V Ms. que mais pas«sos tenho dado neste negoçio, que em minhas pretençois.

«O negoçio dos corretores será bom vir, porque demais de «cenuir a cidade, pello intereçe q disso ha de tirar, he beneffiçio «geral, e por hum e outro respto será bom concluylo.

«O snor Marquez de Castel R.º sahio por prouedor da irman«dade de S.to An.to Dixeme que da ordinaria que lhe da essa çi«dade se lhe deue hum anno ou mais, pedindome que lhe fizesse
«vir este dr.º para as obras da igra e hospital 1. Estimarey q̃ mo
«mandem V Ms. no pro correio, e que me auizem se ha por ca
«algua outra couza a que aja de acudir, porque o farey com todo
«cuidado; e comtanto g.40 Ds a V Ms. com os acresentamentos
«que dezejão. Madrid, etc.»

#### Capitulo da carta regia de 16 de julho de 1626 <sup>2</sup>

«Hauendo visto o que uos pareçeo e a Dom Diogo de Castro, «em carta de 7 de março pode deste anno, acerca do que uos essereueo em outra minha, sobre uerdes que meos se poderião dar «para se acrecentar a renda do hospital de Todos os Stos dessa «cidade de Lixa, e se seria conveniente mudalo para outro sitio «mais são: ey por bem de fazer por hora mos ao hospital de mil «crusados, por hua vez, nas esmolas que são de repartir das naos «que uindo da India estes annos pos, de que se não tem feito respartição, pa ajuda de remediar em parte as necessidos em que «de presto se acha; e ordenareis logo, de minha parte, a cama dessa cidade veja, com particular atenção, em que cousas della se «podera fazer mos ao hospital, cada anno, pa a sustentação e cura «dos enfermos, pois delle depende a saude da cidade e de todo o

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. «Elementos», tom. 11, pag. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.• 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 78.

«R<sup>no</sup>, q̃ he mat<sup>ria</sup> de tanta consideração e m<sup>to</sup> do bem comum «delle, e que me auise, p<sup>la</sup> uia desse geuerno, dos meios q̃ se lhe «oferecerem em razão do efeito desta m<sup>co</sup> para o hospital; e vos «encarrego vejais o q̃ ella diser, auisandome do q̃ vos pareçer, «com toda breuidade <sup>1</sup>.»

#### Consulta da camara ao governo em 28 de julho de 1626 ²

«O presidente, Dom Jorge Mãz, escreueo a esta camara que S. «Mag. de mandaua pagar os 40 mil tt. dos, que gastou, a saber : trinta emil no presidio, e dez mil e ainda mais nas trincheiras ; e  $\tilde{q}$ , não «auendo dr.º prompto pera logo se pagar, se desse em juro. E eposto  $\tilde{q}$  mayor merce seria darse dr.º, não auendo lugar, siruasse «V. S. ria dar ordem pera o juro, na comformidade  $\tilde{q}$  S. Mag. de emanda.»

Pergunta do governo:

«Digame a mesa se está feita a obra do baluarte do Terreiro «do Paço. E Lx.ª, a 28 de julho de 1626.»

A camara satisfez a esta pergunta pela maneira seguinte:

«Respondendo ao  $\tilde{q}$  V. S. ria manda perguntar, diz a cam. ra que «o baluarte se vai repairando, e os officiaes estão nelle actualm<sup>to</sup> «trabalhando, e com toda a breuidade se lhe dara fim; e este «gasto he differente do que hora se não tratta, senão somente do «pagamento dos 40 mil tt. dos, na forma  $\tilde{q}$  S. Mag. do tem mandado. «E por  $\tilde{q}$  he m. to necess. o este dr. o, sera m. to grande a merce que «V. S. ria nos fara em mandar se pague logo. Em cam. ra, 30 de «julho de 626.»

Resposta do governo:

«Breuem<sup>to</sup> se espera a ultima resolução de S. M. de nesta mate-«ria. E Lx.<sup>a</sup>, ao p. ro de agosto 626.»

<sup>1</sup> Em capitulo de carta regia de 16 de janeiro de 1627 foi ordenado que se transferisse para a camara o encargo da criação dos meninos engeitados; não obstante a camara, com bons fundamentos, recusou-se sempre a tomar semelhante encargo, apesar das repetidas ordens que para esse fim recebeu, como se verá dos documentos que iremos publicando.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 124.

#### Carta regia de 7 d'agosto de 1626 1

Querendo el-rei fazer mercê a Jorge Vicente, Antonio Fernandes, Manuel d'Aguiar e Bento Diniz, que serviram de procuradores dos mesteres no anno de 1619, quando D. Filippe II veiu a Lisboa, recommenda à camara que os proveja nos officios e cousas da sua jurisdicção, em que elles possam ser occupados conforme os seus talentos.

#### Carta do governador D. Diogo da Silva ao corregedor da comarca de Beja em 16 d'agosto de 1626 <sup>2</sup>

Estranhando que, a despeito da ordem do governo, tivesse ali sido embargada uma partida de trigo para Lisboa, diz o referido governador: — «me pareceu advertir-vos d'isso, e mandar-vos por «esta, como o faço, que, no ponto em que a receberdes, logo, sem «mais replica, façaes desembargar o dito pão, e deis toda a ajuda «e favôr para poder vir aqui, com toda a brevidade; porque havendo n'isso qualquer dilação, se ha de proceder comvosco a diferente demonstração. E logo me dareis conta da causa que «houve para não haverdes cumprido o que se vos mandou, porque quero saber os fundamentos d'isso.»

#### Carta da camara a el-rei em 9 de setembro de 1626 <sup>1</sup>

Respondendo a uma carta, em que el-rei mandava a cidade pagar ao vereador Luiz Vieira todos os salarios por inteiro, emquanto elle residisse na côrte de Madrid, e expondo as razões que tinha para o não fazer, visto que elle já não estava em negocio da mesma cidade, e porque faltavam os recursos para acudir ás obras de calçada e caminhos publicos, e, urgentemente, ás vallas

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 171, fs. 79.

<sup>2</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 201.

Liv. · 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 107.

da propriedade do Alqueidão, conclue a camara nos seguintes termos:

«A cidade está tão impossibilitada para este gasto, que declarou «em mesa o thesoureiro, Agostinho Franco, que pelo ultimo ba-«lanço que se lhe deu em suas contas, lhe ficava a cidade de-«vendo quatrocentos mil réis.

«E o salario dos ditos 800,000 réis não podia o dito Luiz «Vieira pedir mais que em virtude do dito assento 4, o qual não «cumpriu, porque tendo obrigação de se vir, conforme a elle, «quando a cidade lh'o mandasse, e seguir sua ordem, o não fez, «e comtudo lhe mandou continuar o pagamento dos ordenados de «vereador, em razão da carta de V. Mag. de, de 9 de setembro «de 1626, que só d'elles trata expressamente.

«E se V. Mag. 40 ha por bem que elle se detenha na côrte, a ca«mara lhe continuară, como até aqui tem feito, com os ordenados
«e propinas de vereador, que é o que pode, conforme suas ren«das, pois não está já a negocio a que o mandasse; e o salario
«dos ditos dois mil cruzados se sirva V. Mag. 40 que os não pague
«a camara, pois não pode, e que bastem os 972,5000 réis que se
«lhe têem dado, afóra ordenados e propinas; e sendo o negocio
«tocante ao reino, se lhe constitua por elle o dito salario, porque
«não está a camara em estado que possa impôr esta despeza.»

#### Carta

#### de D. Gaspar de Guzman escripta de Madrid em 1 d'outubro de 1626 2

«La carta de V. S., de 19 del pasado, erreçiuido, es en creen«çia de Don Jorge Mascareñas, para q me de quenta de las cos«sas que aora se offreçen del seruiçio de V. S., gouierno y bien
«comun desa çiudad, a q acudire yo con mucho cuidado y volun«tad, como lo hare siempre y como quien dessea cumplir con las
«obligaçiones q reconozco para ello, de mas de la inclinaçion par«ticular q ay en mi de hazerlo.»

<sup>1</sup> Vid. Ass. de ver. de 6 de fevereiro de 1625, n'este vol. a pag. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. n Mistico de contratos, fs. 305.

#### Consulta da camara ao governo em 17 d'outubro de 1626 <sup>1</sup>

Insta a camara pela resolução d'outras consultas, em que pedia se desse remedio às vexações, molestias e aggravos que se faziam nos logares do Alemtejo às pessoas obrigadas a trazerem pão a Lisboa, não se lhes guardando suas cartas de visinhança.

À margem d'esta consulta respondeu o governo em 27 do mesmo mez:

— Que já dera ordem aos corregedores e provedores das comarcas «para q̃ tirassem deuassa dos atrauesadores, cada hum «nos lugares de sua jurisdição, e q̃ juntamente se guardase a or-«denação no q̃ toca as liçenças que a cidade daua a seus obriga-«dos, com declaração q̃ taobem os ditos corregres e prouedores ti-«rasē delles deuassa, para se ver se passão as ditas liçenças, e «serem castigados na forma de direito; e, com o q̃ fica dito, está «prouido no q̃ a cidade lembra nesta cons.<sup>ta</sup>»

#### Aviso do secretario de estado de 26 de novembro de 1626 <sup>1</sup>

«Para se tomar resolução na mat. ria dos aggranos, de que no «dezembargo do paço se toma conhecimto, contra o  $\tilde{q}$  S Mdo re-solueo em 25 de abril de 624, em matrias  $\tilde{q}$  tocão à cidade, sera «necessrio que declare ella em que casos se alterou a ordem de «S Mdo; aduertindo  $\tilde{q}$  o mesmo se diz em quaesqr outros particu-lares tocantes à cidade, que S Mdo tenha resoluido. E para  $\tilde{q}$  V «M ordene  $\tilde{q}$  se satisfaça a isto, o auiso a V M da parte dos Srea «Goures.»

<sup>1</sup> Liv.º 111 do Provimento do pão, fs. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 82.

### Assento de vereação de 23 de novembro de 1626 1 . '

«Asentouse em mesa, pellos abaixo asinados,  $\tilde{q}$  por q<sup>to</sup> a cam<sup>ra</sup> «tenha emprestado ao gouerno quarenta mil tt<sup>dos</sup> p<sup>a</sup> a despesa do «socorro de Cascaes, e das trincheiras q se fiserão o verão do «ano pasado, a pagar em dinro ou em pimta, e este dinro estaua ano cofre S. Anto, pa efeito do cabedal da compa, conforme outro «asento q vai neste liuro fol. 209 2; e visto como ora, co as ne-«cesidades q recreserão, e falta das duas naos q forão dar em Ga-«lissa, não ouue dinto ne pimenta, ne menos da q veo o ano pa-«sado, pa se poder dar este pagamto, e sobre iso S. Magae pr ve-«ses ter escrito, e ultimamte pr carta de 6 deste mes, q a camra «tome o dito pagamto em juro, sem embargo do q a camra repli-«cou pa q fose em dino e em pimta, e avisar sobre iso á corte «ao presidente Dom Jorge Mascarenhas, pª q̃ o procurasse e res-«ponder elle q convinha aceitar em juro, por não auer outra cousa «e se arriscar o dito pagamto; consideradas estas resoes: a camro «aceitou o dito pagamto em juro nas Sete Casas desta cidade, na «pto onde estiuer mais descarreguada, co declaração q efeituan-«dosse a compa, e sendo necessrio o dito dinro dos ditos 40 mil «tidos pa ese efeito, ou outro qualquer q seja, q a camra satisfas e «satisfara co o dito juro, como se fose co o dito dinro promto, e «não ficara obriguada a mais, ne a dano algu, ne pr outra via bus-∢car o tal din<sup>ro</sup>, pois nesa forma aceitou o dito pagam<sup>to</sup>, pª cō «isso ficar satisfazdo como se dera os ditos 40 mil ttdos em dinro.»

#### Consulta da camara ao governo em 29 de novembro de 1626 ;

Sabendo a camara que el-rei mandara ao desembargo do paço que dissesse os motivos porque tomava conhecimento de certos negocios da exclusiva jurisdicção d'ella, sem appellação nem ag-

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. pag. 135 d'este vol.

<sup>3</sup> Liv. 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 113.

gravo, pede que o governo não faça subir a resposta d'aquelle tribunal sem a informação da mesma camara, para el-rei ficar melhor inteirado de tudo.

A esta consulta respondeu o governo em 3 de dezembro do mesmo anno:

— Que já tinha dado ordem para a cidade declarar em que negocios da sua jurisdicção se intromettia o desembargo do paço, e que quando ella satisfizesse a esta ordem se lhe deferiria ao pedido.

#### Alvará regio de 8 de janeiro de 1627 1

Por certos respeitos, e por convir a seu serviço, bem commum e utilidade de seus vassallos, declara el-rei que, quando qualquer pessoa fosse promovida de um officio a outro, largaria o primeiro d'esses officios, ainda mesmo que não houvesse incompatibilidade 2, caso elle não determinasse o contrario; e manda que assim o cumpram e façam executar os desembargadores, corregedores, provedores, juizes, justiças, officiaes e mais pessoas, devendo ser este alvará registrado na chancellaria-mór, na mesa do desembargo do paço, no conselho da fazenda, na mesa da consciencia, na casa da supplicação e na camara de Lisboa.

# Capitulo da carta regia de 16 de janeiro de 1627 :

«Vi o que pareçeo sobre os meos que a camara dessa cidade «de Lxª apontou, em que se poderia fazer m.º ao hospital de To-

<sup>1</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 202 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A providencia era muito acertada para evitar accumulações de empregos, e talvez para cohibir, ou melhor para restringir a escandalosa venda de officios.

<sup>3</sup> Liv. o d'el-rei D. Filippe III, fs. 83.

Determina este capitulo de carta regia, a que já n'outro logar alludimos, que a camara tome conta da criação dos meninos engeitados, contra o que ella sempre reagiu, e que era um dos encargos do hospital real de Todos os Santos, e portanto um dos ramos da gerencia do enfermeiro-mór, segundo um regimento que el-rei D. Manuel mandou fazer para aquelle estabelecimento pio.

«dos os Santos, para o sustento e cura dos emfermos, e hei por «bem que a camara se emtrege da criação dos meninos emgei«tados».

A administração do hospital foi entregue á Misericordia por carta regia de 28 de junho de 1564, confirmada por outras de 16 de janeiro de 1595 e 14 d'agosto de 1665—Liv.º 1 de Privilegios da Santa Casa, fs. 106 e 202, no cartorio da Misericordia—; o que não podemos determinar é desde quando foi incumbida a sustentação dos engeitados á chamada mesa dos Santos Innocentes; temos, porém, a tradição de que foi a mesa da Misericordia quem a criou, para mais facilidade da administração, compondo-a dos irmãos que acabavam de servir n'aquella santa casa. O que é certo é que a mesa dos Santos Innocentes ou dos engeitados, como depois se lhe chamou, foi abolida por decreto de 4 de janeiro de 1768, ficando desde então o serviço dos expostos annexo á Misericordia e por ella administrado.

O decreto é assim concebido:

«Tendo ordenado por decreto de 23 de maio de 1766, e por avisos de 2 de cjunho e de 1 d'agosto do mesmo anno, que se estabelecesse uma nova e «mais util fórma de administração e arrecadação dos bens da casa da Mise-«ricordia d'esta côrte, á imitação do que tinha mandado praticar na arreca-«dação da minha real fazenda; e tendo outrosim ordenado, por decreto de «21 de junho de 1766, que na mesma conformidade se estabelecesse a fórma «de arrecadação da fazenda do hospital real de Todos os Santos, para que este beneficio possa aproveitar á repartição dos engeitados, praticando-se «n'ella a arrecadação das suas rendas por um modo mais facil e menos dis-«pendioso: - sou servido abolir a mesa dos engeitados, com todos os offi-«ciaes e fórma n'ella até agora observada. E mando que fique inseparavel-«mente unida á mesa da Misericordia, para por ella ser administrada; no-«meando os irmãos, que lhe parecerem mais idoneos, no necessario numero «para vigiarem immediatamente sobre a criação e tratamento dos engeita-«dos; governando a mesma mesa inteiramente esta repartição, do mesmo «modo que governa o recolhimento das orphas, para o que mandará pôr em «arrecadação todas as rendas e contas preteritas dos ditos engeitados, sendo «d'ellas thesoureiro o mesmo que é das outras rendas da Misericordia; pra-«ticando este as mesmas formalidades, que em execução das minhas reaes «ordens pratica actualmente a respeito das mais rendas da casa, e observan-«do-se assim tudo o referido, emquanto eu não der outra mais ampla previ-«dencia sobre esta materia.

«A mesa da Misericordia da cidade de Lisboa o tenha assim entendido e «faça executar. Palacio de N.º S.º da Ajuda, a 4 de janeiro de 1768.» — (Com a rubrica d'el-rei.) — Liv.º rv dos Privilegios da Misericordia, ou dos Decretos, avisos e ordens (que por ambos os nomes é conhecido), fs. 61.

#### Consulta da camara a el-rei em 4 de fevereiro de 1627 <sup>1</sup>

«Senhor — Os descommodos que causa a prohibição da lei das «mulas e machos de sella e coches, obriga a esta cidade fazer «lembrança a V. Mag.de, e pedir-lhe humildemente, com faz, se «sirva V. Mag. de de lhe fazer mercè conceder que os procuradoeres da cidade e dos mesteres e mais officiaes, que assistem na «mesa da vereação, e têem voto n'ella, e hão de acudir ás cou-«sas publicas da cidade, que é tão distante, possam andar em «mulas e machos de sella, para acudirêm com mais commodidade «a suas obrigações. E no que toca aos vereadores, que possam «usar de seus coches, como d'antes, pois os ministros de roupa, «conforme as leis e estylos de todos os reinos, seus privilegios «precedem aos titulos e fidalgos, em razão da continua obrigação «e assistencia, que têem no servico de V. Mag. de e nos tribunaes. «a horas certas que não pódem faltar; e em seus coches se ac-«commodam e levam uns ministros a outros, nas calmas e chu-«vas, por a cidade ser tão distante, como é notorio<sup>2</sup>. E esperamos eda grandeza de V. Mag. de que, para mais ornato e autoridade «d'ella, e dos ministros de V. Mag.de, nos conceda esta mercê.»

### Carta regia de 27 de fevereiro de 1627 l

«Vreadores e procuradores da camara da cidade de Lisboa, e «procuradores dos misteres della, eu ElRey vos enuio muito sau«dar. Tem se reduzido o estado da India co a inuasão das naçoes «estrangeiras de Europa, que a elle passarão, e as perdas e in«fortunios que nestes ultimos annos ouue no mar e na terra, a «tão arriscados termos e notorio perigo de se perder, que me «obriga a grandissimo cuidado, e a tratar muy de proposito de «seu remedio e restauração. E porque conuem que dos apertos

3 Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe m, fs. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A camara desde o anno de 1580 funccionava na egreja dos Santos Reis Magos, situada no «campo dalualdade grande», termo da cidade de Lisboa.

agrandes se tirem mayores esforcos e alento, e eu fio tanto do «valor, fidelidade e amor de meus vassallos dessa coroa, que, com «a ajuda de Deos Nosso Senhor, que he quem ha de fazer tudo. «espero que elles e eu nos hauemos de alegrar dos successos ad-«uersos que tiuemos, pola gloria de recuperar não somente o per-«dido, mas de adiantar mto mais do que nunca o esteue a memo-«ria e armas desse Reyno, deuendome meus vassallos a my e a «meu gouerno e disposição a sua dilatação, e eu a elles a fineza «e resignação de me ajudar e seguir para que este fim se consi-«ga. E porq dessa cidade tenho por certo q continuando o que «sempre fez em meu seruico e dos senhores Reys, meus prede-«cessores, que vos disporeis a me seruir na occasião presente 1, «que a India, por causa do naufragio que as náos, que vinhão da-«quelle estado, fizerao na costa de Franca, se acha tão necessitada «de breue e grande soccorro, e de que se lhe enuie todo o que «for possiuel nesta moncão de marco, visto como de minha fa-«zenda, por razão da mesma perda, se não pode suprir, na forma «que se requere, hauendolhe applicado tudo o que della se podia «tirar até mandar vender o patrimonio da coroa, me pareçeo siagnificaruolo por esta carta, e dizeruos que não somente espero «me siruais, como ao caso e importancia dele se deue, mas de «maneira que seja exemplo aos mais lugares do Reyno, e se veja «que corresponde ao amor que lhe tenho e a resolução com que «estou de tratar muy de proposito de sua conseruação, e do re-«medio e restauração da India e de suas conquistas; aduertindo que os outros meus Reynos, sem ser infestados de tantos ene-«migos como esse, me tem servido voluntariamente com grandes «somas para a deffensa comú desta monarchia, e quanto mais justo, «necessario e deuido he que esse Reyno o faça para sua conser-«uação e restauração propria e de suas conquistas, que tanto san-«gue e tanta fazenda custarão, e estão em enidente perigo de se-«rem occupadas de enemigos, perdendose a memoria do nome «Portugues, com que se ganharão, se os mesmos vassallos, inte-«ressados nellas, me não ajudarem a deffendellas e reparalas, «quando de minha parte se applica o mayor cuidado e despeza «que se pode, e se vay com intento de o continuar, mettendo to-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. Ass. de ver. de 13 de março de 1627.

«das as forças e cabedal, que ouver lugar, athe que com effeito «se tornem as cousas a melhor estado.»

# Despacho do governo de 4 de março de 1627 <sup>1</sup>

«Vejase esta petição na camara desta cidade, e ordenese q o «doctor Luis Vieira seja pago de tudo o q se lhe deuer de seus «ordenados, propinas e selarios 3, como outras uezes se te ordena-«do; e da orde que pera isto se der, se nos de cota antes da «partida do ordin.rio.»

Este despacho está lançado no seguinte requerimento de Luiz Vieira:

«Senhor — Dis o desembarg. Luis Vieira, vereador da camara «desta cidade de Lisboa, que a elle se lhe está deuendo parte do «ordenado e propinas do anno passado, e mais de dous mil cru«zados do salario que se lhe ordenou para ir á corte de Madrid; «e por quanto os deue e muito mais, e se não poderá uir della «sem primro pagar; — Pede a V. Mag. do aja por bem mandar que «se lhe faça pagamto com effeito do dito salario e ordenado, que «se lhe está deuendo. E. R. M. — Luis Vieira.»

### Capitulo da carta regia de 10 de março de 1627 1

«O agente de Roma escreue q, por parte dos ministros do Papa, «se lhe pede razão do tempo q será neçessrio para que, com o «proçedido do que os ecc.ºs comtribuirem na impossição do real «dagoa dessa cidade, rimão os juros q ella tem uendido, posto «que se procura satisfaserlhes; todauya, pª em caso q não baste. «ordenareis aos vereadores e offes da camara que, feitas as diligas «neçessarias, o apontem em hum papel, o mais ao çerto q se puder, e me remetereis com breuidade 4.»

<sup>1</sup> Liv.º n Mistico de contratos, fs. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. carta regia de 29 de março de 1627.

<sup>3</sup> Liv. 1 de Provimento d'agua, fs. 198.

<sup>4</sup> Na Coll. da leg. port., por J. J. d'Andrade e Silva, encontra-se o seguinte

### Assento de vereação de 13 de março de 1627 l

«Aos treze dias do mes de março de 627 annos se asentou, pe«los abaixo asinados, q̃ do dro, q̃ esta no cofre, do cresimo dos
«juros, aplicado a companhia do comercio, e do q̃ se uai dãdo pe«los distratos, se de aos sñrs gros, q̃ o pedem co toda istancia,
«pela nesesidade en q̃ estão de presente pa apresto das naos da
«India, ate contia de uinte mil tto, pa os darem en juro logo a
«rezão de desaseis, como se esta uendendo a particulares, q̃ ainda
«oje o não querem comprar; por quo este dro não he liure pa dis«por delle, por estar aplicado por Sua Mago pa o cabedal da
«compa do comersio; e com declarasão q̃ a co o tera ali pronto
«pa isso, e ficara cumprido com elle como se fora en dro de con«tado, conforme ao asento a tras, fs. 213, a q̃ se reportão en todo
«e por tudo a ao q̃ no dito asento uai declarado.»

capitulo da carta regia de 20 de maio de 1627, que tem relação com o mesmo assumpto :

<sup>«</sup>Vi uma consulta do desembargo do paço sobre o que escreveu o agente «de Roma, acêrca do que os ecclesiasticos tem contribuido no real d'agua «d'essa cidade, e pedir-se-ha o breve que se aponta, porque o Papa approve «o que está dispendido; e, não se alcançando, se fará orçamento do que «pouco mais ou menos poderia importar a contribuição dos ecclesiasticos, e «esta parte se separará para se gastar na obra da agua.»

<sup>1</sup> Liv. 11 d'Assentos, fs. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O assento de fs. 213 do liv.º n d'Assentos tem a data de 27 de janeiro de 1625, e, mandando cumprir, como el-rei tinha concedido, nas contas das rendas municipaes, a mesma regra que se seguia nas da fazenda real, determina que d'aquella data em diante, quando os thesoureiros da cidade e o almoxarife do real d'agua entrassem a dar suas contas, fizessem os escrivães de seus cargos recenseamento jurado nos respectivos livros de receita, entregando-os assim aos officiaes dos contos, e os ditos thesoureiros e almoxarife pagassem logo o que devessem.

### Carta regia de 29 de março de 1627 l

«Presidente amigo, etc. — Luis Veira, vreador dessa cidade, q̃ «assiste nesta corte, me reprezentou que a carta, que em 9 de «setembro passado vos mandey escreuer, sobre se lhe pagarem «seus ordenados, se imputaua somente emquanto aos ordenados «de vreador, e não ao salario que demais delles se lhe sinalou, «por razão dos negº a que ueo; e porque minha intenção e uon-«tade he q̃ se lhe paguē juntamente o salario extraordinario e or-«denados do officio de vreador: hey pr bem e mando q̃ assy se «faça, sem mais duuida nem replica, e se lhe corra com tudo em-«quanto elle assistir na corte, ou eu não mandar outra cousa. Es-«critta em M.⁴, etc.»

#### Capitulo da carta regia de 23 d'abril de 1627 <sup>2</sup>

«Convem a meu serviço que, por todas as vias, se procure «adiantar o cabedal da companhia, que se trata de erigir para o «commercio, pelo que vos encommendo muito e mando procureis «que se dê satisfação á camara d'essa cidade, assim dos 20 mil «cruzados que se lhes pediram para o apresto da nau e patacho, «que n'esta monção partiram para a India, como de qualquer ou- «tro dinheiro applicado para a companhia, que a camara haja dado «para cousas de meu serviço.»

#### Carta da camara ao seu presidente em 27 d'abril de 1627 :

«Recebeo esta camara a carta de V S<sup>a</sup>, de 27 do passado, e «não respondeo antes por não auer meza estes dias de festa. Deos «dé a V S<sup>a</sup> mui boas saidas dellas, e os bes e acressentam<sup>tos</sup> que «lhe dezejamos.

<sup>1</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe ni, fs. 88.

<sup>2</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 204.

<sup>3</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 117.

«Aqui será a consulta, q V S² pede, para V S² acudir a este «pagam<sup>to</sup> dos juros e na jurisdição, quanto V S² sabe que com«uem, que bem entendemos q<sup>to</sup> V S² o procura.

«Vimos a reposta do conde duque sobre a uinda do vereador «Luis Vieira; deue V Sª instar nisso, pois sabe a falta que fas ca, «e que a camara não tem co que lhe pagar selarios alem de or-«denado, nem lhos deue.

«Tãobem pidimos a V Sª o despacho da consulta dos coches e «mullas; e agora ueio que os da coroa de Castella uzassem li-«urem¹a delles, e não deue ficar a lei só para os uassallos e para «esta cidade, co tanto escandallo e menos estimação.

«Pois V Sa tinha falado ao conde duque sobre os excessos do «contrabando, comuem que se de remedio com toda a breuidade.

«Vemos o q̃ V Sa dis sobre sua boa uinda, dezejada e neces-«saria; quererá Deos seja tudo como V Sa meresse e dezeja, e «esta camara ha mister para mais fauor e estimação, da que se «lhe fas, ate para o sço de S Magde.

«Dis V Sa que a companhia do comercio e o regimto della; es-«peramos que se tenha nelle todo o respeito que comuem a esta «camara, pois ella teue tanta parte nos principios e cousas della, «como V Sa sabe.

«Quanto aos dés mil tt<sup>dos</sup> das trincheiras, que duvidão lá pa-«gar, se desculpão com dizer he ida consulta do consº da fazenda, «e nos dão trabalho e não basta diligencia nenhuã.

«A camara fes nomeação do carguo de p<sup>dor</sup> da c<sup>de</sup>; aqui emuia «a V S<sup>a</sup> a copia e as rezoes que teue para isso <sup>4</sup>. V S<sup>a</sup> nos fará

<sup>1</sup> Constam dos seguintes documentos, que fôram juntos á carta:

Copia da carta que a camara dirigiu a el-rei em 15 d'abril de 1627 :

<sup>«</sup>Senhor — A pauta e nomeação de procurador da cidade, que com esta «vae para S. Mag.de approvar o que fôr mais servido; e porque não possa chaver duvida a eleição de procurador da cidade pertencer ás camaras, conforme a direito e ordenação expressa, liv.º 1, tit. 67, e a de Lisboa, conforme seu antigo costume, fez esta eleição, como consta do cartorio d'ella «e das eleições que n'elle estão.

<sup>«</sup>Além d'isso tem a camara e casa dos Vinte e Quatro e mesteres, por «doação d'el-rei D. João 1, para poder fazer a dita eleição e nomeação, e «n'esta posse e costume esteve; e posto que nas materias de jurisdicção não «baste posse e costume, todavia a ordenação, liv.» 11, tit. 45, § 19, o approva

« merce nisso e no mais que aqui pedimos para se conseruar a « authoridade da cidade, e em tempo que V Sª he presidente, e

«e manda guardar nas doações do dito senhor rei D. João 1; e o senhor rei «D. Filippe, que Deus tem, escreveu á camara as cartas, cujas copias aqui «serão — vid. «Elementos», tom. 11, pag. 28 —, para ella eleger a Simão Ro-drigues de Carvalhosa, por procurador, onde manda que a camara guarde «seu costume, e eleja conforme a elle.

«E depois d'isso, em tempo que o archiduque Alberto assistia no governo «d'este reino, fez a camara nomeação de procurador em alguns cidadãos, «e fôram approvados; e serviram de procuradores, dos nomeados pela ca«mara, Gregorio de Moraes e Luiz Mendes.

«E posto que V. Mag.de fizesse a Antonio de Paiva, Pero Vaz de Villas «Boas e Pero Borges, a camara se oppoz a isso, e corre a demanda com o «procurador de V. Mag.de; e posto que V. Mag.de lhes mandou dar a posse, «sem embargo d'isso, foi sem prejuizo do direito da camara, e assim se deve «entender, e lhe não tira seu direito e costume de eleger e nomear; a V. «Mag.de antes espera a camara que, pelo que toca á autoridade e conserva«ção de seus privilegios, que V. Mag.de e os reis passados sempre manda«ram guardar, haja V. Mag.de por bem de approvar e deferir a esta nomea«ção, como fez o dito sr. rei D. Filippe, avô de V. Mag.de

«E quanto a serem os ditos procuradores triennaes, convem por muitas «razões, que se têem significado a V. Mag.de, e que o que ora fôr provido «não seja por mais tempo; porque, conforme a direito e ordenação e costume «da camara, eram annuaes e triennaes, e assim com esta esperança os cida«dãos servirão a camara, e ella os achará mais promptos nas occasiões, e «acceitarão pessoas quaes convém ser almotacés n'esta cidade, porque fi«cam cidadãos habilitados para cada trez annos poderem ser providos ao «cargo de procurador, se servirem como devem, e se entende que já V. Mag.de «sobre esta materia tem mandado pedir informação.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 118.

#### Copia da

«Eleição que a cidade fez, em 13 d'abril de 1627, das pessoas que podem «servir o cargo de procurador d'ella, que vagou por morte de Pero Borges, «conforme as provisões que tem de V. Mag.de e ao antigo costume que n'ella «se guardou — para servirem por tempo de trez annos:

«Sebastião d'Andrade, filho de Thomé Lopes de Andrade, que foi procu-«rador da cidade, cidadão e capitão de infanteria, com 5 votos;

«Agostinho Franco, do habito de Christo, cidadão e proprietario do officio «de thesoureiro da cidade, com 7 votos;

«em particular o meresse esta camara a V Sª pello amor que tem «a V Sª, e o muito que o dezeja seruir em todas as ocazioes.»

- «Tem por dar conta do anno de 624, 625 e 626, e tem-se-lhe mandado «rever a da pimenta, de que tambem foi thesoureiro
  - «Roque Florim d'Almeida, cidadão d'esta cidade, com 3 votos;
- «Jorge d'Azevedo de Mesquita, do habito de Christo, cidadão, filho de Se-«bastião de Lucena, que foi procurador da cidade, com 5 votos;
- «Serviu de thesoureiro da cidade o anno de 1615, de que não tem dado «conta; e tambem serviu de thesoureiro do dinheiro da pimenta, de que deu «conta; e por não acabar de fazer a de thesoureiro da cidade está preso, «em menagem; e é proprietario do officio de guarda dos livros da casa da «India. —
- «Francisco Pires de Brito, cidadão d'esta cidade é proprietario do offi-«cio de escrivão dos contos e fazenda d'ella — com 2 votos;
- «Francisco de Carnide, cidadão, do habito de Christo, que serviu de the-«soureiro da cidade, de que deu boa conta, com 2 votos;
- «Thomé d'Andrade, cidadão por provisão de V. Mag.de, proprietario do of-«ficio de escrivão das appellações cíveis, e de presente serve de escrivão da «Junta da companhia do commercio, com 2 votos;
- «Bartholomeu Medeiros, cidadão, escrivão dos contos da mesa da conscien-«cia, com 1 voto;
- «Thomé d'Azevedo, cidadão, do habito de Christo, que serviu a cidade no «cargo d'almoxarife dos 2 réis da imposição no vinho, de que deu boa con«ta, com 2 votos;
- «De presente serve de escrivão da fazenda do hospital real de Todos «os Santos —
- «Sebastião da Fonseca Barreto, cidadão lettrado, que serviu a cidade de «juiz dos orphãos e do cível, e entre ambos os cargos deu boa residencia, «com 1 voto.
  - «Em mesa da vercação, hoje, 11 d'abril de 1627.» Dito liv.º, fe. 119.

# Consulta da camara a el-rei em 18 de maio de 1627 l

Tendo el-rei mandado que sem delongas continuasse a funccionar a junta encarregada de definir a jurisdicção da camara, de que faziam parte Luiz d'Araujo de Barros e Antão de Mesquita, desembargadores do paço, e João de Frias Salazar e André Valente, vereadores; e porque Antão de Mesquita partia para a côrte e André Valente estava doente, «sangrado algumas vezes»: pede a camara para continuar a dita junta e não se retardarem os seus trabalhos, que el-rei mande nomear outros em logar d'aquelles dois, e que a junta não reuna só uma vez por semana, mas duas, podendo ser, para se resolverem as duvidas sobre jurisdicção, com que a cidade estava sendo molestada.

#### Despacho:

«Em ausencia do doutor Antão de Mesquita tenho nomeado o «doutor Fernão Cabral, e em lugar de Andre Valente, emqto du«rar o seu impedimto, nomeo Aluaro Velho; e darey ordem que «a junta se continue com a breuidade possiuel 2. — (Com a rubrica do governador do reino que presidia á semana).

### Carta regia de 18 de maio de 1627 :

«Dom Jorge Mazcarenhas, presidente dessa camara, assiste «nesta corte, e foi a jornada de Aragão, por minha ordem, para «trattar com elle alguas matterias tocantes ao Reyno e a essa «mesma camara, e outras de meu seruiço; e porque se me refe«rio que hauendo uindo a semelhantes negocios Manoel de Vas«conçelos, quando hera presidente, e despois João Furtado, lhes «fez essa çidade o gasto, e Dom Jorge teue nas jornadas e na «assistençia da corte occasião de despeza 4, que uay continuando,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. • 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 116.

<sup>2</sup> Este despacho tem a data de 22 de maio de 1627.

<sup>3</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 92.

<sup>4</sup> El-rei mandou que a camara corresse com as despezas que D. Jorge Mascarenhas fazia com a sua assistencia na côrte de Madrid; e em 11 de

«e espero ha de resultar em beneffiçio dessa cidade e do Reyno, «hey por bem que a cidade lhe satisfaça o que tem gastado, como

novembro do mesmo anno escreveu D. Jorge Mascarenhas á camara, pedindo encarecidamente que ella lhe acudisse com algum numerario, não escondendo o seu despeito por lh'o não ter merecido sem ordem regia.

Parece que a camara não oppôz duvidas, e algum dinheiro enviou para o seu presidente.

Em cartas regias de 25 de fevereiro e 16 de junho de 1628, recommendou el-rei á camara que continuasse com a satisfação, que começara a dar a D. Jorge Mascarenhas, por todo o tempo que elle se demorasse na côrte com ordem do monarcha.

A assistencia do conde presidente na côrte de Madrid e a sua viagem a Aragão vieram a custar á cidade doze mil cruzados (4:800\$000 réis), como se vê do assento de vereação de 20 de dezembro do mesmo anno.

Como não são muitos nem muito extensos os documentos a que nos acabamos de referir, deixal'os-hemos aqui agrupados. São os seguintes:

Carta do conde presidente da camara em 11 de novembro de 1627:

«No ordinario responderey a carta que tiue de V S., e a todas as cousas «que se me encomendão acudirey com toda pontualidade, como tenho feito «nas que se hão offereçido até guora; e só seruirá esta de significar a V S. «o aperto de fazenda com que fico, que he muy grande, e tal que me obriga «a pedir, com todo encareçimento, se sirua V S. de me mandar acudir como «Sua Mg.de tem ordenado, pois nunca pode faltar a esse tribunal hum cre«ditto para o fazer; e o modo com que tenho acudido as couzas do R.no e
«as da camra, mereçia que ella fizesse comigo o que fez com outros, sem Sua «Mg.de lho mandar, como o tem feito agora, e significado na carta em que o
«ordenou, que ficaua eu assistindo as couzas do Reyno e dessa çidade. V S. «se sirua de conçiderar tudo, e de premittir que me não veja em mores fal«tas, e que no primeiro correio me venha, porque me fará nisso muita merçe.

«A yda do snor Infante temos por certa; permitta De que não aja couza «que a estroue, porque só esse remedio vejo as couzas desse Reyno. Madrid, «etc.» — Liv.º 11 Mistico de contratos, fs. 312.

A ultima parte d'esta carta allude ao infante D. Carlos, quarto filho de Filippe III de Castella e da rainha D. Margarida d'Austria. Fallava-se então n'aquelle infante para vir governar Portugal.

Carta regia de 25 de fevereiro de 1628:

«Vreadores, etc. — Encomendouos que, em conformidade do que uos mandey ordenar por carta de 18 de mayo do anno passado, continueis a satis-«fação que começastes a dar a Dom Jorge Mazcarenhas, por razão dos gas-«tos que lhe causa a assistençia, por minha ordem, na corte, todo o tempo q «o fez com Manoel de Vasconçelos, e o continue emquanto aqui «se detiuer por minha ordem. Escritta em Madrid, etc.»

«se detiuer nella. Escritta em M.4, etc.» — Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe m, fs. 111.

Carta regia de 16 de junho de 1628:

«Vreadores, etc. — Em 18 de mayo do anno passado vos mandey escreuer ∗que por Dom Jorge Mazcarenhas, presidente dessa camara, assistir nesta corte, e hauer hido a jornada de Aragão, por ordem minha, para trattar «com elle algüas matterias toquantes ao Reyno e a essa mesma camara, e «outras de meu seruiço, e se me hauer referido que hauendo uindo a seme-«lhantes negoçios Manoel de Vasconçelos, quando hera presidente, e despois «João Furtado de Mendoça, lhe fizera essa cidade o gasto, e que Dom Jorge «tiuera nas jornadas e assistençia da corte occasioes de despeza, que hia continuando, ouuera por bem que essa cidade lhe satisfizesse o que tinha «gastado, como o fizera com Manoel de Vasconçelos, e o continuasse em «quanto aqui se detiuesse por ordem minha. Por outra carta, de 25 de feue-«reiro deste anno, vos mandey que, em conformidade da que açima se refeere, continuasseis a satisfação que começastes a dar a Dom Jorge, por ra-«zão dos gastos que lhe causaua a assistençia, por minha ordem, na corte, «todo o tempo que se detiuesse nella; e em outra carta, de 9 de março se-«guinte, se uos escreueo que em 25 do passado se uos hauia enuiado ordem -para que, em conformidade da de 18 de mayo do anno passado, continuas-≁seis a satisfação que começastes a dar a Dom Jorge, pella assistençia nesta «corte, com ordem minha; e que hauendome pedido que, por essa mesma cuia, se lhe satisfizesse o gasto q lhe causou hauerme seguido a jornada «que fiz a coroa de Aragão, resoluera que nesta consideração lhe desse essa «cidade a ajuda de custo que uos parecesse. De nouo me pareçeo tornaruos ∢a encomendar e mandar q, com effeitto e toda breuidade, cumprais o que «tenho mandado nesta matteria. Escritta em Madrid, etc.» — Dito liv.º, fs. 119.

Assento de vereação de 20 de dezembro de 1628:

«Auendose tratado en mesa a forma en q a cde podia dar satisfação ao «conde presidente, pela assitensia q fes na corte de Madrid e jornada a Aragao e outras em segnim<sup>to</sup> de Sua Mag<sup>de</sup>, como o dito sor lhe mandou es—«creuer por cartas suas, e q ao dito conde pte lhe fisese a cidade a despeza «en q<sup>to</sup> nella estiuese com ordem sua, e q no q tocaua a jornada de Aragao «se lhe fisese a ajuda de custo q a mesma cde paresese; consideradas todas «ellas co o q se tinha feito com Mel de Vasconselos, qdo foi presidête e fes «jornada a mesma corte, q foi o exemplo com q Sua Magde mandou q se sa—«tisfisese ao dito conde pte, se asentou, pelos abaixo asinados, q, en confor—midade de todas as ditas cartas, q são no cartro da cidade, se lhe desem ao

### Carta regia de 20 de maio de 1627 1

«Vreadores, etc. — Vi a vossa carta de 17 de abril passado, «sobre as razoēs que appontais para se desobrigar essa cidade da «criação dos meninos engeitados; e porque não se offereçe outro «algum remedio, com que se possa accudir a esta necessidade e «obra tão pia, me pareçeo encomendaruos e mandaruos que, com «effeito, cumprais o que nesta materia tenho mandado, asseguran«douos de que em tudo, o que se offereçer, hey de folgar m¹o de «fazer merçe e fauor a essa cidade.»

\*todo, e por hūa cousa e outras, doze mil cruzados, e q uisto ter elle en si «sinquo mil, q se lhe mandarao por ueses estando ainda na corte, q os sete «q restão p° a dita contia se lhe dem pella manra seguinte: tres mil ttdos «das letras q ande uir de Madrid, q pertensem ao real dagoa, caregados so«bre o almoxo Manoel Frž Ferra, com condição de se tornare ao dito real «dagoa dos pros gainhos, q pertenserem a cde, do dro com q entra na companhia, e dous mil ttdos no thezro da cidade, pa lhos pagar dentro de dous ananos de sua fazda, e os outros dous, q restão pa toda a contia, se lhe dé despaco pa Martim Vas Rebelo esperar por elles por tempo de dous anos, pera «dentro nelles ser pago dos ditos dous mil ttdos. E, por uertude deste asento, «mandão q se pase os despachos e mdos nesesro».»

Cótas á margem:

1.º — «Aos 18 de setº de 629 se passou mdo para o thezº da cde, Mel da «Fonseca, pagar a Martim Vas Rebello, depositº della, duztos mil rs por «conta dos 2 mil ttdos que a camº lhe ha de pagar, por tantos ter dado ao «conde presidente, q entrão na contia do asento.»

2.º— «Em 24 de jan.ºo de 630 se passou mdo pera Damião Fragoso da «Guarda entregar do dr.º que tem, pertencente ao real da impocissão da «carne, de que foi almoxº, a Miguel Alurz Taueira, q serue de thezºo da c.de, «seis centos mil rs, pera com elles fazer pagamto a Martim Vaz Rebello, «thez.ºo dos depositos, com os quaes se lhe acabarão de pagar os dous mil «crusados, que por ordem desta camara inuiou ao conde presidente, estãdo «na corte, o q¹, com esta quantia, esta satisfto dos 12 mil ttdos que a camª «era obrigada a lhe pagar, em uirtude de hūa carta de Sua Mag.d, pella ida •q̃ fez á corte. De que se fez esta uerba.» — Liv.º 11 d'Assentos, fs. 280 v.

¹ Liv.º 1 d'el·rei D. Filippe 111, fs. 94.

### Alvará regio de 10 de junho de 16271

Havendo respeito ao que lhe foi proposto pela camara (presidente, vereadores, procuradores e mesteres), isenta el-rei, por cinco annos, do pagamento de qualquer imposto, o trigo que vier à cidade, procedente das ilhas e do continente.

### Traslado do breve do Papa Urbano VIII de 14 de julho de 1627 <sup>2</sup>

«Ao venerauel irmão Lourenço, bispo de Gerace, de prezente «colleitor geral dos direitos e espolios da camara apostolica em «os reynos de Portugal e Algarue, Urbano papa oitauo.

«Venerauel irmão: Saude e apostolica benção. —Os amados ir-«mãos, prezidente e officiaes da camara da cidade de Lx.ª, de nouo «nos fizerão petição que prudentemente considerando elles que a «dita cidade, a qual consta de grande pouo, padece não pouca falta «de agoas doces e fontes, e que a dita agoa, por estar em lugares emuito distantes da dita cidade, não pode ser trazida a ella; e que «as fazendas e possibilidades da communidade e dos homens da «mesma cidade estarem carregadas com graues despezas, e não «poderem pella mesma rezão suportar outras maiores; e hauendo «primeiro sobre esta materia uarios concelhos; e tratandosse do «meio maes conveniente como assentassem que as despezas ne-«cessarias pª esta obra, com nenhuã outra mais facil rezão e me-«nos incommodo do mesmo pouo se podia tirar, ordenarão e pu-«zerão tributo de hum real da moeda daquellas partes, que uem •a ser quasi hum quatri 3 da moeda romana, sobre qualquer ar-«ratel de carne, e meo real da mesma moeda sobre hum quarti-«lho de vinho que se uendesse nas tauernas, e que este tributo «pagassem assi clerigos como seculares, que comprassem carne

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento do pão, fs. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. das bullas e breves apostolicos, fs. 18.

O breve original, em latim, acha-se no mesmo livro, a fs. 35, bastante deteriorado.

<sup>3</sup> No breve original lê-se — «unius quatrens circiter monetse romana».

«e uinho; e posto o dito tributo por espaço de alguns annos, da «cobrança delle ordenavão viesse á dita cidade certa quantidade «de agoa, mas não aquella q era bastante para aliuiar as necessi-«dades e faltas da comunidade, cidade e pono, donde, como detriminassem que o dinheiro que da cobranca continuada do dito «tributo se expendesse nos canos dagoa, pa que em mais copia «uiesse a que fosse necessaria: e por outra parte, considerando «que Fillippe terceiro, rev de boa memoria, catholico das Hespa-«nhas, o qual no anno de mil seis centos e uinte e none 4, en-«trando em Portugal, tomando posse do reyno e gouernança de «seo felice estado, por defenção da fee catholica, e pella obedien-«cia da See Apostolica, e pella conservação de todos seos revnos «e imperios, fazendo tão grandes despezas neste, ordinarias mas cextraordinarias, mas ainda de seo patrimonio real, gastando os «thezouros delle; alem do que, uendo que diuersas naçoens ini-«migas da religião catholica não somente lhe impedião a nauega-«ção de todos os mares de seu reyno, mas ainda catiuauão mui-«tos fieis christães, e pella redempção delles se tiraua grande «quantidade de dinheiro da dita cidade, e que com grossas ar-«madas e grande multidão de naos tinhão occupado alguas forta-«lezas e postos em diuersas partes da India, e de nouo intentauão «fazer outros, e nem forão bastantes as armadas e preparaçõens «de guerras q se fizerão, assim nas partes da India, como nas «mais de seo reyno, para reprimir a uiolencia dos inimigos, com «grande despeza do patrimonio do charissimo em Christo, filho «nosso, Fellippe quarto, rey das Espanhas; mas preualecendo as «armas dos infieis occupauão os Persas a fortaleza de Ormus, «extribados no socorro e auxilio de semelhantes naçoens, de tal «modo q hauia perigo euidentissimo se senão corresse por qual-«quer modo ao mesmo Fellippe, rey quarto, sem duuida se «perderião suas fortalezas e praças da dita India; e mouidos o «dito prezidente e mais officiaes da camara com estas urgentes «couzas e motiuos, tão conuenientes e adequados á defenção e «propagação da fee catholica, offerecerão e concederão por huã «ues por seruico e donativo a Fellippe terceiro, duzentos e ou-

<sup>1</sup> É engano : deve ser 1619.

«tenta mil cruzados, e por outra a Fellippe quarto, rey, duzentos «mil cruzados da moeda do revno de Portugal, do dinheiro do «dito tributo, tomando e uendendo os juros sobre a imposição do creal dagoa, encorrendo condenadamente no tal caso o mesmo eprezidente e mais officiaes da camara nas censuras e penas ec-«clesiasticas, promulgadas pellos sagrados canones, e pellos con-«silios reaes, e pella bulla q se custuma ler na Cea do Senhor, «contra aquellas pessoas que, por qualquer via impoem, pedem e cobrão tributos de pessoas ecclesiasticas: e como se continuaua cem a dita petição, que a deriuação da dita agoa não somente «era em prol e utelidade e uzo dos seculares, mas tambem das «pessoas ecclesiasticas, seruindo ao uso e comunidade de todo o «pouo: pello q o prezidente e ditos officiaes da camara humilemente nos mandarão, por sua parte, pedir ouvessemos por bem. «que por rezão do tempo, com a liberalidade apostolica, os pro-«uessemos do benefficio da absoluição. — Portanto, querendo nos •benignamente attentar pella quietação das consciencias dos ditos eprezidente e officiaes da camara, quanto podemos, como senhor, «com animo affectuoso, prorogandolhes especiaes fauores e gra-«cas, e por estas apostolicas letras absoluendoos e hauendoos por «absolutos, para effeito somente de gozar da prezente graca, de equaesquer sentenças ecclesiasticas, censuras e penas de excomu-«nhão, suspenção e interdito, ou seião postas por direito, ou pro-«nunciadas por juiz, por qualquer occazião ou causa, e que em «ellas por qualquer modo aia concorrido; inclinados ás peticoens. «que por parte dos supplicantes humilmente nos forão apresenta-«das: commetemos a uos, nosso irmão, pellas presentes, e man-«damos que se os ditos presidente e mais officiaes da camara, e equaesquer outras pessoas, humilmente sobre isto uos supplica-«rem e fizerem petição, impondolhes primeiro a elles e cada hum «delles penitencia saudauel 4 que uos parecer racionauel, e com «as mais circunstancias necessarias, e contanto que daqui endiante «se abstenhão de semelhante tributo posto nas pessoas ecclesias-

<sup>1</sup> Que consolação benefica não trariam tão saudaveis penitencias ás almas d'aquelles ministros e officiaes da camara de Lisboa, que, exemplos de abnegação, não hesitaram em arriscal-as á perda eterna por amor da sua patria!

«ticas, no tal caso, com nossa authoridade apostolica, os absol-«uaes e totalmente liureis de quaesquer excomunhoes, censuras e epenas, suspenção e interdito, e das mais sentenças ecclesiasti-«cas, nas quaes, por rezão do dito tributo, athe o dia presente da «publicação destas nossas letras ap.cas ajam ou tenhão encorrido, «e graciosamente lhas remitais e perdoeis as ditas penas e di-«nheiro, de qualquer soma ou quantidade que seja, tirado e de-«duzido por qualquer uia do dito tributo das pessoas ecclesiasti-«cas pello dito prezidente e mais officiaes, e os restituaes e de «todo os inteireis naquelle antigo estado em que stauão antes de «commeterem e imporem o tal tributo. E pedindouos o dito preezidente e mais officiaes e quaesquer outras pessoas subdelegueis quossas uezes neste particular, o fareis, dando faculdade e poder «a qualquer dos conffessores idoneos e approuados pello ordinario «dos lugares, em qualquer parte residentes, e lhes commetereis «e comunicareis todo o poder no modo e forma sobredita, não obstante os consilios apostolicos, assi universaes como geraes, «constituições e ordenacoens, e quaesquer outras cousas que en «contrario façam. Dada em Roma em Santa Maria Maior, debaxo •do Anel do Pescador, aos quatorze de julho de mil seis centos e «uinte e sete, no anno quarto de nosso Pentificado. M. A. Maral-«dus. O qual breue ap<sup>60</sup> eu, Manoel Aluares da Palma, pres-«bitero, publico notario apco dos approuados, m.or nesta ci-«dade de Lx.\*, traduzi de latim em portuges, bem e fielmente «do proprio, segundo melhor entendi, a que me reporto, que tor-«nou a leuar Antonio Pereira de Viueiros, p<sup>dor</sup> da camara desta «cidade de Lx.»: e de como o recebeo assinou 4.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esta versão do breve apostolico foi authenticada em 22 de julho de 1658, como se vê do fecho da mesma versão, logo em seguida ás palavras que acima ficam trasladadas :

<sup>«</sup>Em fé do que ste treslado coroborei de meo p. » sinal, em Lx. a vinte «dois de julho de seis centos e sincoenta e outo annos. — Concertado comigo «notrio appco, Mel Aluares da Palma.» — Segue-se o sello do notario apostolico, a tinta preta, com a legenda Inglinata resvegit.

### Traslado do breve do Papa Urbano VIII de 15 de julho de 1627 <sup>1</sup>

«Ao venerauel irmão Lourenco, bispo de Gerace, de prezente «colleitor geral dos direitos e espolios da camara apostolica em «os reynos de Portugal e Algarue, Urbano papa oitauo.

«Venerauel irmão: Saude e apostolica benção. Neste dia, por «parte dos amados filhos, presidente e officiaes da camara da ci-«dade de Lx.a, nos foi exposto que, prouendo e considerando que «a dita cidade, que constaua de grande pouo, padecia grande falta «de agoa de beber e fontes, e q por a dita agoa uir de lugares «muy distantes á dita cidade, não podia ser a ella conduzida, se-«não com muita despeza; e que as posses e bens dos moradores «della estauão onerados com muitas despezas, e não poderem, por «esta rezão, com outras majores: e tomandosse sobre este nego-«cio uarios concelhos, e considerando o meo mais conueniente, e «como achassem que as despezas necessarias para esta obra, com «nenhuã outra mais facil uia e menos incommodo do dito pouo, «se podia cobrar, ordenarão e puzerão tributo de hum real da «moeda daquellas paris, que uinha a ser quasi hum quarti a da «moeda de Roma, sobre qualquer arratel de carne, e meo real da emesma moeda sobre hum quartilho de uinho, que se uendesse «nas tauernas, e que este tributo pagasse assy os clerigos como «seculares que comprassem carne e uinho; e posto o dito tributo «por espaço de alguns annos, da cobrança delle ordenauão uiesse á «dita cidade certa quantidade de agoa, mas não aquella que era «bastante para aliuiar as necessidades e faltas da comunidade, ci-«dade e pouo, por onde, assentando que o dinheiro da cobrança «continuada do dito tributo se expendesse nos canos de agoa, «para q, em mais abundancia, uiesse a que fosse necessaria; e «por outra parte considerando que Fellipe terceiro, rey de boa ememoria, catholico das Hespanhas, o qual no anno de mil e seis

<sup>1</sup> Liv. das bullas e breves apostolicos, fs. 22.

O breve original, em latim, acha-se no mesmo livro, a fs. 36, bastante deteriorado.

<sup>2</sup> No breve original lê-se — «unius quatreni circiter monetæ romanæ».

«centos e dezanoue, entrando em Portugal, tomando posse do «reyno e gouernança de seo felice estado, por defenção da fee «catholica e pella obediencia à See Apostolica e conseruação de atodos seos reynos e imperios, fazendo tão grandes despezas or-«dinarias mas extraordinarias nestes reynos, mas ainda de seo «patrimonio real, gastando os thezouros delle; alem do que, uendo «que diuersas nacoens inimigas da religão catholica, não somente «lhe impedião a nauegação de todos os mares de seo reino, mas «ainda catinauão muitos fieis christaos, e pella redempção delles «se tiraua grande quantidade de dinheiro da dita cidade; e q «com grossas armadas e grande multidão de naos tinhão occupado «alguas fortalezas e postos em diuersas partes da India, e de nouo «intentação fazer outras, e não forão bastantes as armadas e pre-«paraçoens de guerra q se fizerão, assi nas partes da India como «nas mais do seu reyno, p.ª reprimir a uiolencia dos inimigos, com «grande despeza do patrimonio do charissimo em Christo, nosso «filho Fillipe quarto, rey das Espanhas; mas preualecendo as «armas dos infieis ocupação os Persas a fortaleza de Ormus, ex-«tribados no socorro e auxilio de semelhantes nacois, de tal «modo que hauia perigo euidentissimo sa senão socorresse por «qualquer modo ao mesmo Fillipe, rey quarto, sem duuida se «perderião suas fortalezas e praças da dita cidade; e mouidos o «dito presidente e mais officiaes da camara, com estas rezoens e curgentes causas e motivos tão convenientes e adequadas á de-•fenção e propagação da fee catholica, offerecerão e concederão «por hua ues, por seruico e donatino a Fellipe terceiro, duzentos «e oitenta mil cruzados, e por outra a Fellipe quarto, rey, duzen-«tos mil cruzados da moeda do reyno de Portugal, tomando e «uendendo os juros sobre a impozição do real dagoa, encorrendo «condenadamente no tal cazo o mesmo presidente e mais officiaes «da camara nas ceusuras e penas ecclesiasticas, promulgadas pel-«los sagrados canones e pellos consilios geraes, e na bulla q se costuma ler na Cea do Senhor, contra aquellas pessoas que por «qualquer uia impuzerem, pedirem ou cobrarem tributos de pes-«soas ecclesiasticas; e inclinados nos aos rogos e petiçoens do «dito presidente e officiaes, que sobre as couzas assima referidas «humilmente nos pedirão, os prouessemos; e como tenhamos com-«mettido e mandado a uos, nosso irmão, por outras nossas letras

«expedidas, em forma de breue, que absoluesseis ao dito presi-«dente e mais officiaes, e a quaesquer outras pessoas, de quaes-«quer excomunhoens e censuras e penas ecclesiasticas que, por «rezão da impozição do dito tributo ouuessem incurrido, impon-«dolhes algua penitencia saudauel a uosso arbitrio, com tanto q «dahi endiante se abstiuessem de continuar com o tal tributo, e «graciosamente lhe remitisseis e perdoasseis as ditas penas e di-«nheiro, de qualquer soma ou quantidade q se ounesse tirado e «deduzido, por qualquer via e modo, do dito tributo das pessoas «ecclesiasticas, e os repuzesseis e restituisses naquelle antigo esatado em q se achauão antes de imporem e cobrarem o tal tri-«buto; e mandandonos outrosy q, se a petição do mesmo presi-«dente e mais officiaes, uos fosse pedido subdelegasseis uossas «uezes em quaesquer conffessores approuados pellos ordinarios «de qualquer lugar, cometendolhes e dandolhes faculdade e po-«der para todo o sobredito, como mais largamente he contheudo «em as ditas nossas letras, porq aqui hauemos por presentes e «expressas: e como agora de nouo o mesmo presidente e os di-«tos officiaes nos fizessem petição, q a agoa, q athe gora fora tra-«zida e diriuada dos lugares remotos á dita cidade, não hera bas-«tante pa a comonidade da dita cidade, ne bastante para aliuiar «as necessidades do pouo, e que a mesma agoa não só seruia «para remediar as faltas dos seculares, como tambem dos clerigos, pois todo o pouo della necessitana e se aproneitana, pello q «dezejauão que nos lhes dessemos licença e faculdade para que, «não somente não cessase o dito tributo, mas de nouo se impu-«zesse, no modo e forma sobredito, p.ª ser trazida e conduzida o «restante dagoa que faltaua para seruiço e comodidade da dita «cidade; e querendo nos com affecto piedozo prorogar mais fa-«uores e graças ao dito presidente e officiaes, e por estas apos-«tolicas letras, absoluendoos e julgandoos por absolutos, para ef-«feito somente de gozarem das presentes, de quaesquer sentenças, «censuras e penas ecclesiasticas em q, por qualquer uia, ajam en-«corrido, e de qualquer suspenção, excomunhão e interdito, ou «seja posto por sentenca particular, ou por direito; inclinados nós «a suas petiçoens, q humilmente por sua parte se nos fizerão: «pellas presentes uos cometemos e mandamos que do contheudo «assima, com diligencia tomeis informação, e se por ella achardes

«q̃ sua narratiua he uerdadeira, sobre o que encarregamos uossa «consciencia, concedais, com nossa authoridade, ao presidente e «mais officiaes da camara, licenca e poder para que de nouo, liure «e licitamente, possão impor e cobrar o dito tributo de todas as «pessoas ecclesiasticas, assi clerigos como frades de qualquer es-«tado, grao e condição que sejão, sem escrupulo algum de suas «consciencias, nem por isso encorrerem em pena ou censura ec-«clesiastica; e que do dinheiro deduzido do dito tributo, em pri-«meiro lugar, e antes de tudo, se trate de se extinguirem os ju-«ros que estão situados sobre o dito real dagoa, e depoes, pello «tempo q bem uos parecer, se expenda em ser trazida à dita ci-«dade o restante dagoa que falta pr conduzir a ella, e se não possa «conuerter nem expender o dinheiro do tal tributo em outros de «quaesquer uzos, não obstantes os consilios apostolicos, assi uni-«uersais como geraes, constituicoens e ordenacoens, e quaesquer «outras couzas q en contrario aja; queremos, porém, q o dinheiro «q se tirar das ditas pessoas ecclesiasticas, e por rezão do dito atributo, e se hajam de expender na forma sobredita, esteja em «todo o caso em mão e poder de huã pessoa de credito e afazendada, e que tenha as mais partes requeridas, e seja nomeada e «elleita pello dito presidente e mais officiaes, com approuação do colleitor; e que a tal pessoa, assi elleita, dé o juramento custu-«mado em uossas maos, e o mesmo fação o presidente e mais ofeficiaes da camara de não expenderem em outros quaesquer uzos ulleto dito dinheiro, mais  $ilde{q}$  em extinguirem os ditos juros, e na con-«dução e diriuação da quantidade da agoa, sob pena de excomuanham, ipso facto incurrenda, e de serem as presentes letras nulelas. Dado em Roma em S.ta Maria Maior, debaxo do Anel do •Pescador, aos quinse de julho de mil e seis centos e uinte e sete cannos, no anno quarto de nosso Pontificado 1. O qual brene apco «eu, Manoel Aluares da Palma, presbitero, noto apos dos ap-«prouados, mor nesta cidade de Lx.\*, traduzi de latim em portuages, segundo melhor entendi, a que me reporto, q tornou a aleuar Ant.º Pr.ª de Viueyros, p.dor da camara desta cidade; e de «como o recebeo assinou 2.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N'este traslado falta a assignatura de *M. A. Maraldus*, que se encontra no original.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esta traducção do breve apostolico foi authenticada em 30 de julho de

# Capitulo da carta regia de 27 de julho de 1627 1

«Com carta de 20 de feuro proximo passado se recebeo hua con-«sulta do desembargo do paço, sobre a queixa que a camara «dessa cidade fes de se tomar conheçimento naquele tribunal, in-«distintamente, por aggrauo, de quais quer casos tratados na ca-«mara, e se não guardarem as ordeñs q, em rasão desta materia, «são dadas; e, hauendo uisto tudo, hey por bem de declarar que «dos casos, em que por regimento e prouisoes a camara tem ju-«risdição, sem apelação nem agrauo, não ha o desembargo do «paço de tomar conhecimento por uia algua, de que auizareis á •aquele tribunal para q se tenha entendido, e assy se cumpra. E «quando nestes casos algua parte, por uia de recursso, quizer re-«correr amy, se darão as petições no gouerno, e parecendo q são edignas de se tomar conhecimento dellas, se poderão remeter ao «desembargo do paço, co especial comissão por escrito, para «effeito somente de se uerem, e se me consultar o q pareser, sem «semtençear nem dicidir cousa algua. E porq para tirar duuidas «e se administrar justica, como comuem, importa muito q se faça o nouo regimento, á camara ordenareis q se trate logo delle na «junta sinalada para o formar, e se me emuie co a mayor breui-«dade possiuel.»

#### Assento de vereação de 6 d'agosto de 1627 2

Declara o vereador, que preside na camara, ter dado conta na mesma data ao arcebispo governador, da parte da mesa, de como

<sup>1658,</sup> como se vê do fecho da mesma traducção, logo em seguida ás palavras que acima ficam transcriptas :

<sup>«</sup>Em feé do q este treslado coroborei de meo p.ºº sinal, em Lx.ª a trinta de ejulho de mil seis centos e sincoenta e outo. Rogatus. Concertado comigo enotrio app.ºº M.º¹ Aluares da Palma.» — Segue-se o sello do notario apostolico, a tinta preta, com a legenda Inclinata resyrgit.

<sup>1</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 97.

<sup>2</sup> Liv. n d'Assentos, fs. 262.

a cidade fazia esmola de mil cruzados para supprir as necessidades do hospital e misericordia; «e o dito sor Arcebispo gouerna-«dor o ouue assim pr bem.»

### Escripto da camara ao secretario de estado em 9 d'agosto de 1627 1

«Tem a cidade por informação que ueo lsa pera liteiras, em re«posta de hua consulta q fez; pede a cidade a V. m. nos mande
«a ordem de S. Mag. nesta parte. E assi tambem a ordem que
«ueo sobre os casos da jurisdição da cam. ne, e dos q são sem ap«pelação nem aggrauo, que ueo nos ultimos correos, pois V. m.
«inuiou ja ao desembargo do paço, e foi tambem reposta a con«sultas da cam. pera se saber nella como se deue proceder.»

# Capitulo da carta regia de 10 d'agosto de 1627 ;

Não obstante el-rei ter visto a consulta da camara sobre a criação dos engeitados, manda cumprir o que tinha ordenado, relativamente a ser a despeza com aquelle serviço feita por conta da mesma camara; deixando-lhe, porém, a faculdade de concorrer com tudo o necessario para tal fim, e entregar a administração aos officiaes do hospital de Todos os Santos; mas n'este caso consultar-se-lhe-ía sobre as ordens que convinha expedir.

<sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Á margem d'este escripto acha-se a resposta do secretario de estado, nos seguintes termos :

<sup>«</sup>A copia do q̃ S Mde resolueo sobre os casos da jurisdição vay aqui—
«vid. cap.º da carta regia de 27 de julho de 1627—, e outra se remeteo ja ao
«dezembargo do paço. Sobre a licença das liteiras não tem vindo ordem de
«S Mde, e se a ouuera tiuerase ja remetido a cide, a quem peço q̃ me perdoe
«o hauerme descuidado na reposta deste, porq̃ com o mto em que se tem en«tendido com as nouas da armada yngresa, falta tempo ainda para acudir a
«obrigação tão precisa, como he a q̃ eu tenho de seruir a cidade. Noso Sor,
«etc. De casa, a 14 de agosto de 627. — Chruão Soares.»

<sup>3</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 98.

#### Petição dos officiaes da fazenda do hospital de Todos os Santos em 31 d'agosto de 1627 <sup>1</sup>

Crescendo as necessidades do hospital de Todos os Santos, e sendo indispensavel comprar, para a cura dos males, dois mil cruzados de roupa, na feira de N.º S.º das Virtudes, pedem os officiaes do referido hospital que a camara lhe mande entregar a esmola de 300\$000 réis, que resolvera dar para ajuda da cura dos enfermos e criação dos engeitados.

A esta petição deferiu o senado da camara no mesmo dia e nos seguintes termos :

«Antº Gomes Homē cumpra o mªo, e mande entregar este dro «logo, e trará este papel a mesa.»

### Carta regia de 7 de setembro de 1627 l

«Presidente amigo, etc. — Reçebeosse a uossa carta de 21 do «passado, sobre a ultima resolução que tomey, de que essa camara accudisse por sua conta a criação dos engeitados, e que «se quissesse escusarse do trabalho da administração, dando o «neçes. rio para o gasto, o tiuessem a cargo o prouedor e officiaes «do hospital; e hauendo visto o que reprezentais, me pareçeo dizernos que, por ser a criação dos engeitados obrigação tão propria dessa cidade e de comum utilidade e benefiçio da republica, hey por bem e mando que logo, sem mais duuida nem contradição, se cumpra o que tenho ordenado, e vos encomendo muito «o façais assy executar.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º n Mistico de contratos, fs. 350.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Com assentimento do arcebispo governador, conforme consta do assento de vereação de 6 d'agosto de 1627, resolveu a camara fazer esmola de mil cruzados ou quatrocentos mil réis, para supprir as necessidades do hospital e misericordia; d'esses 400\$000 réis, segundo a declaração dos officiaes do hospital, exarada na sua petição, tinham-se expedido mandados para serem entregues 300\$000 réis ao thesoureiro do mesmo hospital e 100\$000 réis ao recebedor das esmolas.

<sup>3</sup> Liy.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 101.

#### Consulta da camara ao governo em 11 de setembro de 1627 <sup>1</sup>

«Senhor — A cidade de Lisboa e quasi todo o seu termo, riba-«tejo e mais lugares da banda d'allem, se não prouem de outra «parte de pam, senão do Terr.º della; este foi Deos seruido ou-«uesse este anno, e os atras passados, no Rn.º, com que se sus-«tentou sem lhe uir pam algum de fora, de consideração.

«Este anno temos por informação certa q não está o Rn.º tão «florente de pam como os passados, que he a causa porq se não «espera uir pam a esta cidade, senão por mão e ordem de seus «obrigados; porque quando os criadores achão lá uenda, não tratatão d'o mandar uir a ella. E porq se ajunta a isto os prouedores «e corregedores das comarcas lhe impedirem a seus obrigados as «cartas de suas obrigações, e que o mesmo fazem nas camaras, «fundadas em prouisoes da mesa do paço, que alcansão pera se «não dar saca de pam: — Pedimos a V. Mag. de humilm. le nos faça «merce, e a este pouo, mandar considerar esta mat. le mandando «aos corregedores, prouedores e camaras não impidão as cartas «dos obrigados a pam desta cidade, antes lhas fação guardar la desta cidade.

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento do pão, fs. 49.

<sup>2</sup> Esta consulta só obteve resolução em 24 de fevereiro de 1628, e é a que lhe está exarada á margem, nos seguintes termos:

<sup>«</sup>Ordenousse q se cumprão intra mte as cartas de uezinhança, pa se trazer «o pão a esta cide, porê q nellas ua clausula co certo tempo limitado, pa denatro delle trazere o dito pão; e q este termo se limitte em forma q em todos os tpos do anno entre pão nesta cide, como o dispoem o reguo da cama, «porquo ha quexa geral de que, os q leuão as ditas cartas, o não traze, senão despois de largo tpo, quo pa falta delle esta o preço muo leuantado; e q cada «mez se proueja e cama o liuro destas obriguações, e se proceda contra os «culpados e negligentes co o rigor de justiça, q em nego tão prejudicial se «requere. E q os corregos, prouedores e juizes de fora ordenem seus los, e q ese «cumprio o conteudo nella, dentro do dito termo, e disso lhe passará certidão, em q se declare como entrou em tal tpo, e sahio em tal tempo, co tanto «pão comprado a Foão e Foão, pa a todo tpo se saber dos q são culpados, «porq ha mas quexas de q co estas cartas de uezinhança, alem do sobredito, «coprão muo mais pão, e o atrauessão e o reuendem na mesma terra, e grande

«dandolhe pera o trazerem, e as mais pessoas que o quizerem «trazer, toda ajuda e fauor, sem embargo das prouisoes da mesa

«prejuiso do Rno; e q tambem a cam<sup>ra</sup>, coforme seu regto, proceda co parti-«cular cuidado contra os culpados. Nesta coformidade se proceda nella, e «desta resolução se auisou tambem ao desembargo do paço, pª q, no q lhe «toca, se dé pª aly a execução co toda puntualidade.»

O regimento, que vem citado n'esta resolução, é o que foi dado á camara por el-rei D. Manuel, capitulo dos

#### Mamtimôtos

«It — Sobre todo pertençe aos vereadores emtemderem continuadamête «nos mamtimemtos do pam e vinho, carne, pescados e firuitas e preços e pe«sos de todo, e limpeza e boa regra e ordenança de todalas cousas da cida«de; e de vigiarem sobre os almotaçees, que som os menistros della, pera
«darem a todo boa prouisom, se ho elles ditos almotaçees nom fizerem, fazêdo
«execuçom e comprir as posturas ordenadas, e fazemdo outras de noouo, no
«que deffaleçer e comprir, de maneira que a dita cidade seja ffornecida e
«abastada das cousas, que Dē da na terra, com boa gouernamça em elas, e
«damdo ordem como venham de fora, quamdo comprir.» — Liv.º Carmezim,
fa. 16 v.

A camara luctava com difficuldades para fazer respeitar as suas cartas de visinhança, e essas difficuldades eram em parte levantadas pelos encarregados de comprar o trigo, porque á sombra das ditas cartas praticavam excessos, com que só elles lucravam, e em parte pelo desembargo do paço, que, com a sua habitual tendencia para o abuso, não perdia ensejo de contrariar todos os actos que procediam do senado da camara, ora invadindo-lhe as attribuições, ora embargando-lhe a acção, sob quaesquer pretextos.

Relativamente no mesmo assumpto ainda a camara dirigiu duas consultas ao governo, que são as que, com as suas respectivas resoluções, passamos a transcrever:

Consulta da camara em 12 d'agosto de 1628:

«Em 11 de setembro de 627 fez a cidade a V. Mag.de uma consulta do «theor seguinte:

Transcreve a consulta a que dis respeito esta nota, e prosegue:

«E porque neste anno presente se ué esta cidade em m.º mór aperto, assi «pella grande falta que no Rn.º ha de pam, que ja começamos a sentir, como por «não uir das partes do norte, e crescerem os inconuenientes de poder uir das «de França, em rezão da represaria q se executa com todo rigor, donde sempre «se ajudaua esta cidade com algüs nauios de pam; e allem destas molestias

«do paço, pois por ellas parece se não deue derogar a lei de V. «Mag.d, do l.º 5.º, tt.º 76 § 9.º, pla qual liberta os obrigados a

etem a cidade por informação que os prouedores e c.ores das comarcas «de Allentejo, sem embargo de ordem e resolução q V. Mag.de, por «fazer merce a este pouo, mandou tomar sobre se não impedirem as caretas de uiza dos obrigados a trazerem o pam a esta cidade, debaixo das «clausulas q V. Mag.de aponta, que a camara della guarda inuiolauelm.te, «se intrometem de nouo a impedirem as dittas cartas, tanto contra o que «conuem ao seru.co de V. Mag.de, como ao bem comum deste pouo, que «cercado de tantos inconuenientes e uexações uirá sem falta a pedecer «algua fome, q de ordinario causa doenças trabalhosas; pello q — tornaemos, debaixo da mesma humildade, pedir a V. Mag.de seja seruido manedar de nouo estranhar aos dittos c.ores e prouedores e camaras o im-«pedirem a trazida do ditto pam, e que em tudo guardem a resolução que V. Mag.de tem tomado nesta mat., na forma da portaria atras, e aque em nenhum modo impidão as dittas cartas, antes lhe dem toda ajuda ae fauor; e que os dittos c.ores e prouedores deuasem de quem atrauesa «pam, indoo comprar sem carta de uiz.a, e contra os dittos obrigados que «comprarem mais pam do contheudo em suas cartas, e excedendo os limi-«tes dellas, e assi o espera a cidade da grandeza e catholico zello de «V. Mag.de»

Resolução escripta á margem da consulta:

«De nouo se torna a fazer aduertēcia aos julgadores, pª q̃ dem toda a ajuda «e fauor pª se cumprirem as cartas de uezinhança, e pª os carretos, e faze«rem uir o pão a esta cide, tendo particular cuidado q̃ elles não excedão, e
«procedendo contra os q̃ fizerē exçessos e atrauessarē como lhe está man«dado; e estas ordēs se darão por uia do desembargo do paço. E a camara
«esteja aduertida q̃ nas ditas cartas de uezinhança limitte tpo aos obrigados,
«e as terras ou comea em q̃ hão de comprar o pão a q̃ se obriguē plas ditas
«cartas, não se concedendo ás pª a q̃ se passarē irē a diuersos lugres, e se
«incorporarão nas ditas cartas as clausulas e declarações do despº do
«gouerno, incluzo nesta consulta. Ē Lxª, a 19 de setro 628.» — Liv.º 111 de
Provimento do pão, fs. 52.

Em consequencia d'este despacho tornou a camara a consultar em 22 de setembro do mesmo anno (1628):

«A cidade fez hūa consulta a V. Mag.de, em 12 d'agosto passado deste «anno, em que lhe representou a falta de pam que nelle ouue, e as molestias «que fazião os prouedores e corregedores das camaras d'Allentejo, em impedirem as cartas de uiza dos obrigados ao trazerem a esta cidade, debaixo «das clausulas que V. Mag.de tem apontado em outra consulta de 24 de feu. «de 628, em que manda que se lhes limite o tempo na forma do regim. », e «que se proueja o l.º das obrigações q fazem em cam. », procedendosse con-

«trazerem pam a esta cidade; porque do contr.º nascerá uerse «este pouo em muito aperto, mórmente em principio de inuerno,

«tra os culpados e negligentes; e que as dittas cartas leuem clausula que «nas costas dellas se presente certidão dos prouedores, corregedores e jui«zes de fora, porque conste e se declare o tempo em que cada hum entrou «com sua carta de uiz.», e de como cumprio o contheudo nella dentro do «ditto termo, e em que tempo sahio com seu pam, declarando as p.» aquem «foi comprado, pera milhor constar dos que são culpados na regatia e tra«uecia delle; o que a cidade cumpre inteiramente, indo todas estas clausu«las incorporadas nas cartas que se lhes passão, que todas leuão limitação de «tempo.

«A esta consulta nos fez V. Mag.de merçe mandar responder, em 19 «deste settr.», declarando que de nouo se tornaua a fazer aduertencia «aos sobredittos julgadores que cumprão as dittas cartas de uiz.», e fa«cilitem os carretos do pam que uier pera esta cidade, e que se proceda «contra os atrauessadores e contra os que excedem a quantia do pam,
»q se conthem em suas cartas, e q estas ordes irião por uia do desem«bargo do paço; acresentando, allem das clausulas asima, que tambem «a cidade o limite aos d. obrigados as terras em q hão de ir fazer o «ditto trigo, e que se lhes não conceda q o possão comprar em diuersos «lugares; e q esta clausula se incorporasse tambem nas dittas cartas de «uiz.»

«E posto que a tenção de V. Mag.de seja em tudo acudir ao remedio deste «pouo, e obuiar com esta ordem mais as demasias e conluios dos obriga«dos, comtudo não pode a cidade representar a V. Mag.de os inconvenien«tes que della podem resultar, porque pr.amente não auera pessoa que por
«este modo se queira obrigar por ser cousa alterada de nouo, de que não
«fas menção o regim.to; e assi porque se os lauradores das terras, que se
«lhe limitarē, entenderem q só nellas podem comprar o ditto pam, sobirão
«o preço delle, e por este resp.to o comprarão os dittos obrigados mais
«caro, que tudo uirá a resultar em daño deste pouo, e o mesmo excesso
«auerá no carreto delle, pello que — Pede a cidade a V. Mag.de seja ser«uido mandar que se não uze da ultima clausula, por se entender ser mais
«em perjuizo do pouo que em beneficio delle, e que com as mais se tem pro«uido este neg.cio bastantem.te, que a cidade cumprirá punctualm.te, como
«V. Mag.de lhe ordena, e o tem continuado em alguas cartas que se tem pas«sado.»

Resolução escripta á margem:

«Conformome, com declaração q as justiças dos lugres, onde forem as pas «q leuare cartas de uezinhança, passarão certidão, nas mesmas cartas, da «cantidade de pão q cada hu comprar nos tais lugres; e q sem a dita certidão, «posta nas costas da dita carta, o não poderão tirar. É Lx.ª, a 28 de setro «628.» — Dito liv.º, fs. 54.

«em que o carreto do pam, assi da terra como do mar, he tão «dificultoso, cousa bem digna de se recear e obuiar em pouo ta«manho como este, e em q̃ se costuma gastar todos os dias no «Terreiro Publico, feita computação de hum dia por outro, cento«e sincoenta moios de pam, fora o que particulares gastão de suas «rendas; e hoje se tem por informação do juiz do Terr.º que não «ha nelle mais que oito centos moios, e de fora do Rn.º não ha «certeza de uir, assi plas guerras q̃ ha nas partes do norte, como «pella camara estar impossibilitada de todo pera o mandar uir de «fora.»

### Capitulo da carta regia de 5 d'outubro de 1627 1

Accusa o recebimento d'uma carta do governo, de 4 de setembro preterito, acompanhando trez consultas da camara: uma sobre a criação dos engeitados, e acêrca d'esta determina que, sem mais replica, se cumpra o que sobre tal assumpto tinha ordenado; outra sobre a companhia do commercio, e essa ficaria para ser vista; a ultima sobre as quantias de dinheiro com que a camara a servira em differentes occasiões, e a este respeito manda que o governo passe logo á cidade os padrões de juro, a haver da fazenda real, pelo que a mesma cidade vendera sobre suas rendas; e conclue affirmando as suas boas intenções de lhe fazer mercê e favor em tudo que houvesse logar.

# Capitulo da carta regia de 20 d'outubro de 1627'

«Por quanto o Papa tem declarado, como sabeis, o em que se «ha de despender de aquy em diante a parte q pagão os eclesiasti«cos na inposisão do real daugua dessa cidade, vos encomendo «aduirtaes aos officiaes da camara que se proçeda naquella confor«midade, e se não faça couza em q possa hauer maes scrupulo.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Juros, fs. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. • r do Provimento d'agua, fs. 199.

# Assento de vereação de 26 d'outubro de 1627 1

Em conservação da memoria de D. Affonso Henriques (Rex Portugalix), resolve a camara assistir, com os seus cidadãos, no convento de S. Vicente de Fóra — «mostro de conegos regulares, q̃ «elle mandou edificar, camra real dos reis deste reino» —, ás exequias por alma d'aquelle monarcha, no dia 6 de dezembro de cada anno, ou no dia em que ellas se celebrassem. «De q̃ com «o treslado deste asento se dara conta a Sua Magdo pa o aprouar, «e se comprir ao diante; e desta asistésia se não leuara propina «algüa.»

# Assento de vereação de 26 d'outubro de 1627 2

Resolve a camara dar mais duzentos mil réis ao hospital de Todos os Santos para ajuda da criação dos engeitados; mas declara que este e, «todo o mais dro q tem dado pa este menester, lhe «não ficara prejudicando ao direito e justiça, q tem, a se exebir «e escusar da obrigação en q a querem por pa acodir a ella, porq «com esta declarasão e protestação fes e fas esta esmola.»

# Despacho do governo de 27 d'outubro de 1627;

«Ei por seruiço de S M<sup>de</sup> que o dinheiro,  $\tilde{q}$  ouuer das mayorias «dos comercios, e se puder cobrar das ditas mayorias, e qualquer «outro que pertencer por qualquer via ao cabedal da companhia, «daquellas pessoas que crecerão os juros  $\tilde{q}$  tinhão sobre as ren-«das da cam<sup>ra</sup> desta cide, de dezaseis o milhar a vinte, se entre-«gue ao thez<sup>ro</sup> mor, com o mais  $\tilde{q}$  se lhe vai entregando, para «cumprimento dos quarenta mil crusados com que a camara serue «a S M<sup>de</sup>, para o apresto dos tres nauios que na monção deste mes «de out<sup>ro</sup> vão a Índia 4, de  $\tilde{q}$  S M<sup>de</sup> lhe dá em satisfação dous mil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. on d'Assentos, fs. 265 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 266.

<sup>3</sup> Liv. • 1 de Juros, fs. 187.

<sup>4</sup> A camara tinha concordado em emprestar 40:000 cruzados para o soccorro

«crusados de juro, assentados na casa das carnes, a resão de «vinte o milhar, por que esta occasião he forçosa e mais necessria

que el-rei mandava enviar a Goa n'aquella monção, com a clausula de receber padrões no valor de 2:000 cruzados de juro da fazenda real, a 20 o milhar, assente na casa das carnes, em compensação dos 2:000 cruzados de juro que ella era forçada a vender sobre suas rendas, para perfazer aquella importancia, com declaração de se lhe dar commissão para, por si, sem outra dependencia, poder executar os almoxarifes pela quantia dos ditos 2:000 cruzados, quando lhe dilatassem os pagamentos; porquanto o governo reconhecera não poder realisar aquella importancia com a venda de juros du fazenda real, por não achar compradores, e o que offereciam pelos reguengos de Beja, Aro e Mageia não chegava ao valor dos mesmos reguengos, nem era dinheiro de prompto, segundo o confessa um dos governadores do reino, o arcebispo de Lisboa, D. Affonso Furtado de Mendonça, na portaria que expediu em 6 d'outubro de 1627 e se encontra publicada na — Coll. de leis da divida publica portugueza, primeira parte; portaria pela qual mandou passar os necessarios padrões «de 2:000 cruzados de juro sobre as rendas da «casa das carnes, para o qual, não cabendo n'ellas, se consumirá a consigna-«ção que ali têem as naus da India, e não bastando se tirarão de alguns ju-«ros de partes a cumprimento, sendo estes d'aquellas partes, que de outras «mudaram os seus juros a esta casa; e que assim mesmo se lhe desse a «commissão que pede, para a execução dos almoxarifes.»

Da vantagem d'esta clausula é facil julgar pela seguinte consulta da camara: «Querendo V. Mag.de, no anno de 1627, mandar á India trez galeces para «acudir áquelle estado, e vendo quão exhausta estava sua real fazenda, or-«denou á cidade buscasse quarenta mil cruzados para o dito apresto, ainda «que fôsse empenhando suas rendas; e posto que a cidade n'aquelle tempo «as tivesse todas empenhadas pelo serviço de V. Mag.de, todavia, tirando «forças de fraqueza, vendeu sobre ellas a particulares mil cruzados de juro, «com que se aviaram os ditos trez galeões, e V. Mag.de lhe fez mercê man-«dar passar padrões da dita quantia, para se lhe irem pagando os redditos «na casa das carnes, aos quarteis, e as pessoas que assentaram o dito juro «haverem seu pagamento; mas, como a cidade lhes estava obrigada, lhes «mandava fazer os ditos pagamentos por seu thesoureiro, cobrando elle dos «almoxarifes de V. Mag.de os ditos redditos, os quaes sempre fôram muito «difficultosos de arrecadar, por dizerem que não tinham dinheiro; e em razão «d'isto, e das partes não serem pagas a seu tempo devido, havia de ordinario «grandes queixas, que por vezes se significaram a V. Mag.de, lembrando-lhe «quanto se encontrava o serviço de V. Mag.de com esta dilação de pagamen-«to, e o muito que com ella perdia a cidade do seu credito. E porque dos «annos de 628, 29 e 30 se lhe estão devendo 831\$477 réis, a saber — o almo-«xarife Francisco Gonçalves 300\$000 réis, e Manuel Simões, almoxarife das «carnes, 531\$477 réis, sem haver recurso na satisfação d'elles, pelos quaes, «inda que as outras, é que a camra emprestou a fazenda de S Mdo «o dro de mayorias de juro, como foi a do apresto da nao que foi «a India, em março passado, que tinha para o cabedal da companhia «do comerçio; e do que agora entregar das mayorias fará declara«ção nos ditos dous mil crusados de juro, que S Mdo lhe dá, como «pertençe aquela quantidade das ditas mayorias ao dito cabedal, e «que com esta quantidade em juro satisfará ao dito cabedal, sem «ficar obrigada ao dar em dinheiro; porem auendo compradores «plo tpo em diante, pa a contia que está por vender dos dous mil «crusados de juro, que a cidade vende, a resão de vinte o milhar, «para fazer os ditos quarenta mil crusados, se tornará a repor o «dinheiro, que por este despacho se tomar das mayorias.

«E este despo se registara nos liuros da camra, pa constar a todo «o tpo do q nelle se contem.»

Em virtude d'este despacho foi tomada a resolução que consta do seguinte:

# Assento de vereação de 29 d'outubro de 1627 1

«Aos 29 dias do mes de 8<sup>bro</sup> de 627 annos se asentou, pelos «abaixo asinados, q̃ en conformidade da ordem do sõr arsebispo,

<sup>«</sup>e por outros mais que vão cahindo, é a cidade vexada pelas partes, e suas rendas secrestadas e postas em pregão, pareceu á cidade pedir a V. Mag.de «lhe faça mercê ordenar á junta da fazenda, onde só poderá haver dinheiro, lhe «faça este pagamento, e quando o não haja lhe pague nos proprios que estão «tomados para a fazenda de V. Mag.de e mettidos nos contos; e assim mais «os quatorze mil cruzados, que a cidade emprestou para as despezas das «trincheiras e Cascacs, dos quaes lhe tem V. Mag.de mandado passar padrão «de juro, que até agora se lhe não passou, por mais instancias e diligencias «que a cidade sobre isso tem feito no conselho da fazenda. V. Mag.de nos «faça mercê de o mandar assim ordenar á dita junta, pois assim é em ordem «ao serviço de V. Mag.de, como em credito d'esta cidade, que tanto deseja «servir a V. Mag.de — Em mesa, 26 d'abril de 1632.» — Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 20.

Este pedido foi renovado em consulta da camara de 18 de março de 1633. — Dito liv.º fs. 58 v.

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 267.

«q consta de seu escrito atras declarado, q se suprise a nesesi-«dade presente, pela importansia do seruço de Sua Magde, e pas-«sarse a monsão destes nauios, q se estão aprestando pª pasarem «a India, com o dro das maiorias dos distratos do juro pertensente «ao cabedal da compa do comersio; e q, saindo compradores ao «juro q̃ a cidade esta uendendo sobre suas rendas, se torne ao «cofre, e q não saindo compradores se faça bom a rezão de juro, «pro rata, ao dito cofre de maiorias e cabedal, os reditos do drº q «se tiuer leuado, a rezão de uinte no dito juro, e a camra fica «comprindo a todo tempo com o dito cabedal com dar o dito juro, «como se en effeito dera o drº de contado, sem ficar obrigada a «mais, o q̃ fas en confiansa da palaura do sor arsebispo, q̃ deu a «camra, estando en gouerno, pela qual se obrigou a dar prouisão «corente, e q asim a dará tambem do q contem a dita ordem a «tras tresladada, e q̃ Sua Magdo o aja asim por bem. E a propria «ordem e escrito do sor arsebispo, aqui tresladada por Fernão Bor-«ges, ficara no liuro das consultas, pa a todo tempo se saber o q «en uertude dela se fes.»

### Carta regia de 29 d'outubro de 1627 i

Agradece el-rei o bom animo com que a camara apromptou os quarenta mil cruzados para os navios do soccorro da India; e quanto ao que para este effeito a mesma camara lhe pedira, declara que a sua resolução seria transmittida pelo arcebispo governador, de quem ella a entenderia.

#### Carta do presidente da camara de 29 d'outubro de 16271

«Loguo em resebendo a carta que tiue desse tribunal, com as «q̃ uinhão pera Sua Mg.d e conde duque, dei a de Sua Mg.d ao du«que de uilla ermoza, e a elle e aos mais do comselho falei sobre «o pedido, que se fazia a camara, com todo emcaresim<sup>to</sup> que pude; «e ao conde duque dei a sua, falandolhe tambem na materia, que

<sup>1</sup> Liv. 1 de Juros, fs. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. • 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 128.

«he o que pude fazer de minha parte. Com a boa noua da uinda «das naos, espero q se tome a rezulusão q pretendemos.

«No  $\tilde{q}$  toca a esse tribunal estar sentido de me não ter acudido, «como Sua Mg.4 lhe tem ordenado, o creo, porem eu o padesso, «como tenho sinificado m<sup>tas</sup> uezes, e no pasado mais apretadam<sup>te</sup>; «e q<sup>do</sup> a camara com suas rendas e creditto se chora, que fara «quem anda fora de sua caza ha dous annos. E asim pesso a V S. « $\tilde{q}$ , sem mais dilasão, me mandem acudir, por $\tilde{q}$  aqui fico apretadisimo, e minha caza o esta, e de man<sup>ra</sup>  $\tilde{q}$  não somente me não «pode acudir, mas pasa a auer falta nella.

«Não tenho por asertado fazeremse asentos nouos sobre a com«panhia, pois ninhū pode derogar o que se tem mandado a Sua
«Mg.d, particularmie fazendosse sem lhe auer dado conta. O nego«cio se comcluira esta semana, porq não prevaleserão os imtentos
«dos q o encontravão, e querião que o que essa camara e as mais
«do reino tinhão offerecido pera ella, se desse ao socoro da India.
«Tambem se teue noua q o embaxador que Sua Mg.d mandou ao
«emperador, pera que entrasem as sidades do emperio na compa«nhia do norte, a q tinhão offerecido ja grandes cantidades as si«dades obedientes de Flandres, se hia emcaminhando posperamie»;
«e que tinha o emperador nomeado dous titulos pera, com as si«dades do emperio, a imitasão do que se fas nesse nosso reino;
«e que o emperador toma isto com tanto feruor, que breuemie te«ria efeito.

«No que toca a minha ida não tem V. S. que me lembrar, porq̃ «a sulicito, comforme a obrigasão que tenho a minha caza, que he «todo o emcaresim<sup>to</sup> que posso fazer nesta materia.

«A carta desse tribunal e a dos misteres, em q pedião prisidente, e a hua consulta do gouerno, em que auizauão q tinha eu «entrado nos tres anos 4, rezolueo Sua Mg.d que ficasse eu ser-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Jorge Mascarenhas, depois conde de Castello Novo, tinha sido nomeado presidente da camara por provisão de 18 de julho de 1624, e essa provisão, pela fórma como foi registrada, só o acaso nol-a poderia faser encontrar.

É a seguinte :

<sup>«</sup>Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que considerando eu a agrande importancia de que é o cargo de presidente da camara d'esta cidade, «que agora está vago pela promoção de João Furtado de Mendonça, que o

«uindo; comforme a isso, e ao estado dos negocios, paresse que «breuemente serei la, com o fauor de Deos, e asim podera a si«dade escuzar emviar pesoa a iso, como me dis que teue detri«minado.

«Nos mais negocios me não descudarei e estimarei q tenhão to«dos mui bom sussesso. No do lugar de procurador da sidade fiz
«tambem minhas lembranças, e com o mesmo cuidado estou pa tudo
«o que se offereser; e com tanto gao Deos a V S. Madrid, etc.»

«servia, ao de governador do reino do Algarve, de que o tenho provido; e «desejando prover n'elle pessoa de taes partes e qualidades, de que se possa «ter por certo que, n'esta obrigação, cumprirá inteiramente com a sua; e «vendo como na de D. Jorge Mascarenhas, do meu conselho e vedor de mi-«nha casa, concorrem todas as necessarias para ficar n'elle bem provido o «dito cargo, pela satisfação com que procedeu á sua conta: hei por bem, por «todos estes respeitos e pela confianca que d'elle faco, a que tenho por certo «que corresponderá sempre tão inteiramente, como até agora o fez nos loga-«res e cousas em que me serviu, de o prover no dito cargo de presidente da «camara e governo da dita cidade, por trez annos, e pelo mais tempo que «eu houver por bem e não mandar o contrario; com declaração que, das «materias de que se me houver de dar conta, ou a quem em meu logar es-«tiver no governo d'estes reinos, tocantes ao da camara e cousas que correm «pelo tribunal d'ella, se farão papeis ou consultas, que se enviarão a quem «governar, na fórma em que o fazem os outros tribunaes, por isto ser o que «mais convem a meu serviço e ao bom governo da cidade; e por este hei por «mettido de posse do dito cargo o dito D. Jorge Mascarenhas, para logo «começar a servir, jurando primeiro na chancellaria que bem e verdadeira-«mente, e como é obrigado, o servirá. E mando aos vereadores e procura-«dores da cidade e procuradores dos misteres d'ella, e aos mais officiaes e «ministros de que elle, como presidente da dita camara, é superior, que o «hajam por provido por mim do dito cargo, para o servir conforme ao regi-«mento que para bom governo da dita camara tenho mandado dar, e ao que «eu de novo mandar n'elle acrescentar, diminuir ou alterar; e com o dito «cargo haverá o ordenado, proes e percalços que directamente lhe pertencerem. «E por firmeza de tudo lhe mandei passar este alvará, que se cumprirá in-«teiramente, e se registrará nos livros da camara, pelo escrivão d'ella, o qual «terá força e vigor como se fôra carta começada em meu nome, sem embargo «da ordenação que diz que as cousas, cujo effeito houver de durar mais de um «anno, passem por carta, e passando por alvarás não valham. Luiz de Moura «o fez em Lisboa, aos 13 dias do mez de julho de 1624. E eu, o secretario, «Christovam Soares, o fiz escrever. Rei.—O Duque de Villa Hermosa Conde «de Ficalho.» — Liv. Carmezim, fs. 4.

Fica assim rectificado o que dissemos a pag. 129, d'este vol., nota n.º 2.

### Alvará regio de 12 de novembro de 1627 1

Concede el-rei que, pelo tempo de quatro annos mais, além do que já tinha dado por outras provisões — vid. n'este vol. pag. 134 -, um dos vereadores, que a camara eleger, tire annualmente devassa: dos almotacés das execuções e da limpeza e de todos os mais officiaes da cidade, e bem assim do juiz das propriedades e seus escrivães — por seu verdadeiro nome ser de almotacés e se lhe não tomar residencia —; dos zeladores da almotaçaria; do contador da cidade, seu escrivão e thesoureiro d'ella; dos provedores da saude e do porto de Belom e dos escrivães de seu cargo; dos almoxarifes das imposições do vinho e da carne e de seus escrivães; dos meirinhos da cidade e da saude e dos seus escrivães; do juiz e escrivão do ver-o-peso; do juiz, escrivão, capatazes, carretadores (carregadores), medidores e medideiras do Terreiro do Trigo, e mais pessoas que no maneio d'elle assistem, e dos juizes, escrivães, compradores e examinadores dos officios mechanicos, que tomam juramento na camara.

### Petição da camara a el-rei em 8 de janeiro de 1628 <sup>1</sup>

Tendo sido João de Frias Salazar nomeado para o desembargo do paço, pede a camara que el-rei nomeie outro vereador para a junta incumbida de conhecer da jurisdicção da mesma camara.

Despacho do governo exarado á margem:

«Para assistir nesta jūta, ẽ lugar do doutor Jº de Frias Sela-«zar, nomeo ao doutor Aluro Velho, e ja se auisou disso o des-«embargo do paço. Lx.», a 11 de janro de 1628.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. • 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 125.

#### Carta do presidente da camara de 24 de janeiro de 1628 <sup>1</sup>

«A vacação das festas foy cauza de não hauer escritto a V S. «estes dias, e de não apertar com os negoçios; depois de passa«das tenho lembrado aos ministros do conss.º tudo o que se me
«tem encarregado, e confio em Ds que, muy em breue, auemos
«de ver as couzas desse tribunal e do R.no com gram melhoria,
«porque tenho por certissima a yda do snor Infante.

«Os negoçios da companhia vão florentissimos, porque chegão «as contias com que tem entrado particulares nella, som. te nesta «corte, a trezentos mil cruzados, e nos lugares de Castella prin«cipais se hão de fazer as mesmas deligençias; e com isso, e com «o que lá deuem de fazer os particulares do R.ºº, será a mayor «couza do mundo.

«A companhia que se forma dos estados obedientes e do Impe«rio tambem caminha com gram prosperidade; e se farão em
«Lubeque (Lubeck), Auzie (sic) e em Amburgo grossas esquadras,
«que virão a esse Reyno e a Hespanha com todas as couzas ne«çess.\*\*, e nos nauegarão os nossos asucares, pimenta, sal, ta«baco e mais couzas, com o q tornará a floreçer esse Reyno e
«seus rendimentos. E esta companhia ha de ter correspondençia
«e trauação com a nossa da India; e p\* as Indias de Castella e
«leuante se farão outras; e na de leuante entrará toda Italia. E
«conçiderar que se hão de fazer tantos nauios armados, a imitta«ção do nosso consulado, e que demais disto ha de hauer as ar«madas de Castella, se verá que não ha outro caminho para sermos
«snores do mar e do comerçio, e o danno que reçeberão os ini«migos.

«A 26 do que vem se fazem festas de mascara e sortija, em que «entra Sua Mag.de e o s.º Infante. Tem me ordenado que entre «nellas e a Dom Franco; e quem ha tanto tempo que está fora «de sua caza, façil lhe será de crer qual estará para entrar em «festas tão custozas; e assy por este respeito, como pello empe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 72.

«nho em que me acho, espero que V S. no pro correo me socorra, «de manra que me não veja em falta. DS G.de a V S. Madrid, etc.»

### Consulta da camara a el-rei em 12 de fevereiro de 1628 <sup>1</sup>

Tendo o almotacé das execuções, Gaspar Noronha, conforme as provisões regias e posturas da camara, condemnado judicialmente a João Marcello, francez, e a outro individuo, por nome Fortuna, estalajadeiro, prendendo-os e soltando-os depois sob penhores, o primeiro por ter vendido, sem corretor do numero, certa quantidade de aduéla, e o segundo por intervir na transacção, sem ser corretor, foi sobre este caso chamado ao conselho da fazenda, onde lhe não admittiram razões e lhe mandaram entregar immediatamente os penhores, ou que contra elle procederiam como entendesse aquelle tribunal, que, ao que parece, se dispunha a chegar a tal excesso por ter sido a aduéla comprada para serviço do estado.

A camara, que com isto soffreu notorio aggravo, vendo assim atropelladas as suas preeminencias e jurisdicção, e menoscabado o decoro que se lhe devia, e porque o dito conselho fòra menos cauteloso no modo como tratara o almotacé, pois que os almotacés eram cidadãos d'esta cidade, a quem os reis concederam muitas honras, e por timbre de tudo o privilegio de infanção, recorreu pedindo justica, e que se estranhasse aos ministros da fazenda o procedimento que tiveram, mandando-se-lhes que não mais se intromettessem nas materias da almotacaria e sentenças dos almotacés, nem os mandassem chamar, pois quando estes exorbitassem, era ao vereador do respectivo pelouro, que superintendia n'elles, que se devia recorrer para fazer justiça e emendar os damnos, castigando os culpados; que no caso sujeito o almotacé procedera conforme ao capitulo do seu regimento, e cumprira inteiramente com a obrigação de seu officio; e ainda em caso que tivera culpa, não se podia tratar d'isso no conselho da fazenda e sim na camara. que era o tribunal competente.

Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 128.

### Resolução do governo:

«Não fica que prouer neste negocio. Ao conso da fazenda se lemator en a conta, que prouer neste negocio. Ao conso da fazenda se lemator a conta, que resão que se tenha com a camara por sua autoridade, e convirá que a camara tenha a mesma com o conselho, cordenando aos almotaces e officiaes da camara que não faltem no que melhor se fazer o serviço de S Mão, for necessario, porque assim se escusarão queixas, e se servirá como convem a S M. do Lx.², 23 de mayo de 628.»

### Despacho do governo de 26 de fevereiro de 1628 <sup>1</sup>

«Vejasse esta petição no senado, e ordenesse o q conuier ao «bem publico da cidade.»

### A petição é a seguinte:

«Snor — Dizem o Deão e Cabido da S. see Metropolitana de «Lisboa que ha muitos dias que se quebrou o sino de correr 2, «que, por gouernança desta cidade, se tanje būa hora em todas «as noites, e depois que se quebrou no d. uzo, serue de empresatado outro sino da d. See, sem ser obrigação sua, que tambem «podera quebrar, o que sera em detrim seu; e outro sy o relo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Relativamente ao signo da colhença, como se lhe chama em um documento do anno de 1395 — vid. «Elementos», tomo 1, pag. 301 — diz fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo no «Elucidario»:

<sup>«</sup>Sino de colher. V. Sino de correr. Depois do Sino de colher, até a manhã «clara deviam estar fechadas as tavernas. Cod. Alf., L. 1., Tit. 62. § 12.»

E mais adiante acrescenta que o sino de correr era o ultimo que se tangia depois do Sino da Oração ou da Trindade, «sinal que ao anoitecer se dava para rezar as trez Ave Marias da saudação angelica», e além do qual eram rigorosamente castigados os mouros e os judeus, que fôssem encontrados fora dos seus bairros.

No Vocabulario de Bluteau lê-se:

<sup>«</sup>Tanger o sino de recolher. Ære capano, signum receptui dare. Em Lisboa «o sino de recolher se tange desde outubro até o fim de março, desde as 8 «horas da noite até ás 9; e do 1.º d'abril até o fim de setembro desde as «9 até ás 10».

«gio da d. See he da obrigação da camara da d. cidade 4, e com«uem que se faça nelle hũ mostrador para se uerem as horas, o
«que he em benificio publico; e tambem he obrigação da cidade
«obuiar aos perigos, que tem succedido e podem succeder, de não
«auer grades de ferro ou pedestraes de pedra no tabuleiro da d.
«See, que cae para a parte do mar, por estar em altura de mais
«de dez palmos, sem anteparo algũ, como he notorio, e morrerem
«já algũs segos caindo do tabuleiro abaixo 2; pelo que — Pedem
«a V M.de aja por seu seruiço mandar ao senado da d. camara
«que mande fundir o sino de correr, e se ponha mostrador no re«logio e grades no d. tabuleiro da banda do mar. E. R. I. E. M.»
(Sem data).

·Relojoeiro da cidade —

«Nada mais.»

«O sineiro da Sé - Miguel dos Santos -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No livro «Assentamentos des ordenados» feito depois do anno de 1751, lê-se:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Junto a este requerimento está um papel, sem data nem assignatura, contendo o seguinte:

<sup>«</sup>Provi o cartorio da camara, e não achei n'elle que a cidade tenha obri-«gação de mandar fundir o sino de correr, nem grades no taboleiro da Sé; «e só achei no liv.º Carmezim uma addição da folha geral dos ordenados, a «fs. 95 v., de que o traslado é o seguinte:

<sup>«</sup>O que tem cuidado do relogio da cidade, que está na Sé, tem de ordenado, «em dinheiro, doze mil réis, e de trigo dois moios, que valem 25\$600 réis, de «que vem a cada quartel 9\$400 réis, os quaes lhe vão em folha todos os «annos. E assim mais abaixo outra addição que diz o seguinte: —O sineiro «da Sé, que tem cuidado de correr á noite o sino de recolher, tem por isso «d'ordenado 9\$000 réis, de que vem a cada quartel 2\$250 réis.

<sup>«</sup>E quanto ao mostrador, o que tem cuidado do relogio, que é o serralheiro «da cidade, tem obrigação, conforme sua carta, de o fazer onde a cidade lhe «ordenar, á qual me reporto.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 127.

A referida folha d'ordenados foi feita no anno de 1594.

### Ordem do arcebispo governador de 28 de fevereiro de 1628!

«Vejasse na camara este papel do prouedor da misericordia \*, «e, tendosse respeito as ordens q̃ ha de S M.do, e o q̃ o hospital «não tem possebelidade para acudir aos engeitados, e a ser esta «obra pia de tanta importançia para esta cidade e seruiço de Nosso «Snõr, trate a camara deste negoçio, satisfazendo cõ effeito ao q̃ «S M.do manda; e do q̃ se fizer me dara conta para a dar a S M.do.»

### Consulta da camara a el-rei em 29 de fevereiro de 1628 ;

«Senhor—Cuando o prouedor e irmaos da misericordia intentarão «pedir a V. Mag.de, como fizerão, que a camara tomasse á sua conta «a criação dos engeitados, sendo V. Mag.de inteirado assí de lhe não «tocar tal obrigação, antes ao ditto hospital, por se lhe agregarem «os que ania particulares com suas rendas, e a cidade estar fora «della, por não auer memoria de homês em contr.o, como por «m.tas uezes se tem significado a V. Mag.de, e das necessidades e «aperto em q estaua, com suas rendas empenhadas por seruiço «de V. Mag.de, mandou V. Mag.de, defferindo a hua consulta que «a cidade sobre isso lhe fez, que ella apontasse algus meos donde «se poderia tirar rendas pera o ditto hospital, o que ella fez, e «entre outros aprouou V. Mag.de e mandou que se lhe aplicassem «as condenações das sentenças, e lhe fez merce de lhe dar, nas

<sup>1</sup> Liv. o d'el-rei D. Filippe III, fs. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>O papel do provedor da misericordia diz o seguinte:

<sup>«</sup>Os emgeitados, quão ao hospital, uão morrendo, sem lhe podermos acudir; «tem Sua Mg.d mandado qua V Sª Illa obrigue a cidade a tomar a sua conta «a proteção delles, ou dar a despeza: não se comclue este negoçio. A Sua «Mgd sam prezemtes todas as replicas da cidade; sera forçado a meza a fuchar de todo a porta a estas crianças; e porque o dano é tam grande, pedimos «a V Sª Illa se sirua de o remedear. Nosso Sor Gd a V Illa Desta meza da «Miz.», 22 de fr.º 628. Ja Piz Carualho». — Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 105.

<sup>3</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 107.

«sismarias 4, arrenda que parecesse, o q era cousa de considera-«ção e devia ter effecto por ser obra pia, e a primeira merce q «nellas se tinha f.to, com q se dava m.ta ajuda ao hospital.

«E em consulta de 17 de julho e 19 do mesmo deste anno «passado, lembrou mais a cidade a V. Mag. 4º que tambem lhe «tinha apontado, que a renda do hospital de Nossa S. ra da Lux 2,

Tomar qualquer propriedade de sesmaria era adquiril-a com obrigação de cuidar d'ella convenientemente, pagando de fôro a sexta parte do que ella produzisse; e d'este modo eram transmittidas do novo proprietario aos herdeiros. «E asi mesmo aquelles, a que forem dadas as ditas peças as aproveitem e adubem. E fazendo-o assim, mandamos que as ajão livremente «sem outra contenda pera elles, e pera seus herdeiros e successores; E nom «o fazendo assim lhe sejão tiradas e dadas a outrem, que as adubem e aproveitem, per guisa que as ditas possessoens sejam aproveitadas e melhora-das».

Sesmeiros eram as pessoas que el-rei nomeava, ou que algumas vezes permittia que as camaras nomeassem, para darem as propriedades de sesmaria:—
«E por esta Carta vos damos poder, que possais poer hum homem bom em «essa Villa (de Pinhel) e termo, que seja Sesmeiro, e aja o dito encarrego, «o qual seja ydoneo, e pertencente pera esto fazer e requerer, segundo elle «vir que será mais em prol da terra.»

«Entom aquelle, que esse Concelho ahi poser por Sesmeiro, as possa dar «com acordo dos Homens-bons dessa Villa a quaesquer pessoas, como dito «he.» — Vid. «Elucidario» por fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo.

2 N'este hospital, que tinha «sessenta & dous leytos», não se tratavam mulheres nem doentes de molestias incuraveis ou contagiosas. A sua fundadora, a esclarecida infanta D. Maria, filha d'el-rei D. Manuel e de D. Leonor d'Austria, consignou-lhe rendas proprias para seu custeio.

Os testamenteiros da infanta, não sabemos porque, mandaram fechar o hospital, cessando n'elle a cura dos enfermos; porém el rei D. Filippe nr, em carta de 30 de novembro de 1628, encarregou a mesa da consciencia e ordens de, com toda a brevidade, fazer cumprir o legado, restabelecendo o hospital com os rendimentos que lhe tinham sido instituidos. — Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade Silva.

O grande terremoto de 1755 causou muitos prejuizos no edificio do hospital, que foi reparado annos depois. Actualmente funcciona ali o collegio militar

A riquissima infanta D. Maria tambem fundou o mosteiro de Nossa Senhora

<sup>1</sup> Sesmarias eram as propriedades abandonadas, que seus donos deixavam arruinar ou não cultivavam, e que el-rei, ou as camaras por elle autorisadas, tomavam como suas para as dar a outrem, mediante o pagamento d'um fôro, que consistia na sesma ou sesmo, isto é, na sexta parte do producto.

«da senhora Iffante Donna M.\*, estaua uago, e que, com l.ºª de «S. S.de», se podia aplicar ao ditto hospital, per ser real, auendo «nelle enfermarias pera os mesmos doentes que se curauão no «hospital da ditta s.ºª, com tt.º que são pagas por sua fazenda, «que importaria dous contos de rs cada anno, e com isto se ficaua «conseruando a memoria da s.ºª Iffante, e se executaua sua tenção, «e cessauão os inconuenientes do d. hospital e aliuiadas as necesaidades delle.

«E sem embargo de tudo e das muitas e urgentes rezoes, que «a cidade sobre esta materia tem apontado a V. Mag. do por tantas «uezes, mandou V. Mag. do, em carta de sinqo de outr. de 627, «q auia por bem que, com effecto e sem mais replica, se cum«prisse o q nesta mat. tinha mandado, q era que a cidade tomasse «à sua conta a criação dos dittos engeitados.

«A cidade, de nouo postrada aos reaes pés de V. Mag. de, mo«uida do miserauel stado em q se acha, torna a instar e pedir a
«V. Mag. de, quão humilmente pode, seja seruido mandar q tenhão
«effecto os meos que a cidade tem apontados, pois são bastantes
«pera a despeza dos dittos engeitados, e a liure de encargo tão
«desuzado e tão cheo de inconuenientes, a q a cidade, por uia
«d'esmola, acode com mais do q pode, ou a mande ouuir de sua
«justiça ordinariam. de sobre este requerimento, por ser conforme
«a direito e o que ella merece a V. Mag. de, por quam bem acode
«a seu real seru. co, e de presente o fez com os quarenta mil cru«zados que buscou pera o apresto dos tres galioes, que hora são
«partidos pera a India, de q V. Mag. de está bem inteirado e sa«tisí. do, como uimos pella carta que nos fez merce escreuer em 29
«de outr. passado, e assi o speramos da grandeza de V. Mag. de 1. »

da Luz de religiosos da Ordem de Christo; o das commendadeiras da Ordem de S. Bento d'Aviz, ou Nossa Senhora da Encarnação de Lisboa; o convento de Santa Helena do Monte Calvario, da primeira regra de Santa Clara; o dos Capuchos em Torres Vedras, e a parochial egreja de S.ta Engracia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A data d'esta consulta, segundo consta do liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 109, tinha a camara já feito outras, sobre o mesmo assumpto, em 17 d'abril, 17 e 29 de julho, 21 d'agosto e 23 de setembro todas do anno de 1627.

### Ordem do governo de 2 de maio de 16281

«A camara desta cide trate logo da matra dos engeitados, pro-«pondosse nella, na forma do despacho q enuiey os dias p<sup>dos</sup> a «camara acerca deste particular, o q farão em termo de oito dias, «q se contarão da datta deste despo em diante.»

### Carta regia de 10 de maio de 1628¹

«Vreadores, etc. — Sem embargo da resolução que tomey para «q̃ a criação dos engeitados se faça por conta das rendas dessa «cidade, ou se deé o que importar para se distribuir por ordem «do prouor e irmaõs da miza, e de se uos hauer lembrado despois «a execução, sou informado que se não tem feito ate agora, com «grande dano e desemparo das crianças engeitadas, e pareçeome «dizeruos que deuereis ter cumprido o q̃ nesta matteria mandey 3: «encomendandonos que o façais logo sem duuida nem replica alguã.»

### Despacho do governo de 30 de maio de 1628 <sup>4</sup>

«Vejasse na camara este papel do prouedor e irmaõs da mi«sericordia, sobre os engeitados, sobre q̃ ja foi a camra outro pa«pel, a q̃ ategora se não respondeo; e, consideradas as ordes
«de S Mde, e o aperto ẽ q̃ está o hospital e impossibilidade de se
«poder acudir a criação dos engeitados, sendo couza tão pia e em
«q̃ a cide está tão interessada, se trate esta matra na camra, to«mandosse os uotos, pa ser prezente a S Mde o q̃ se uotar, e se
«tomar resolução neste neg.o.»

Este despacho está exarado no seguinte requerimento do provedor e irmãos da misericordia:

«Dizem o prouedor e irmaõs da meza da Miza e hospital real

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. <sup>1</sup> d'el-rei D. Filippe III, fs. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 114.

<sup>3</sup> Como se vê, a camara ia resistindo pela inercia, ou talvez pela impossibilidade.

<sup>4</sup> Liv. or d'el-rei D. Filippe π1, fs. 110.

«de Todos os Sanctos desta çidade  $\tilde{q}$ , sendo S Mg.<sup>d</sup> enformado do «grande dezamparo com  $\tilde{q}$  morrião os meninos engeitados,  $\tilde{q}$  hião «ao ditto hospital, mandou p<sup>r</sup> algumas uezes  $\tilde{q}$  a camera desta «çidade se emcarregasse da despeza,  $\tilde{q}$  se fazia com o remedio «destas crianças; e, replicando a çidade p<sup>r</sup> algumas uezes, ulti-«mamente mandou S Mg.<sup>d</sup>  $\tilde{q}$  V S<sup>a</sup> Ill<sup>ma</sup> obrigasse a çidade a dar «a execução as ordens de S Mg.<sup>d</sup>; — P. a V S<sup>a</sup> Ill<sup>ma</sup> mande  $\tilde{q}$  a «materia se ueja na camera e se uote, com declaração do  $\tilde{q}$  uota «cada huma das pesoas  $\tilde{q}$  asistem, p<sup>a</sup>  $\tilde{q}$ , constando a V S Ill<sup>ma</sup> «de cada hum dos uotos, possa ordenar, com clara informação, o « $\tilde{q}$  lhe parecer  $\tilde{q}$  mais comuem ao seruço de Deos e de S Mg.<sup>d</sup> E. «R. M.»

# Consulta da camara a el-rei em 31 de maio de 1628 <sup>1</sup>

«Senhor - V. Mag. de, por fazer merce á cidade e por ella ser «milhor prouida, foi seruido mandar que se tirasse denasa dos q atrauessauão o trigo, e dos que impedião o trazerse a esta ci-«dade, e tambem dos poderosos que o uendião fora do Terro, por «tudo ser contra as pronisões de V. Mag.do e posturas da cidade; «e, cometendosse esta diligencia ao doctor Ant.º de Abreu Coelho, amandou noteficar ao escriuão do Terreiro lhe leuasse logo a sua «casa os liuros dos obrigados a trazer pam a elle. E porque, con-•forme ao regimento que V. Mag. de foi seruido mandar dar a esta «cidade, no tt.º do pelouro do Terreiro, ordena ao vereador a «correr com elle tire deuasa do juiz, escriuão e todas as mais pes-«soas q seruem e andão no meneo delle, e proueja o ditto liuro, «obrigando as dittas p.as, que assi forem obrigadas a dar pam, a «q com effecto dem cumprim. to a suas obrigações nos tempos liemitados, de tal maneira que per si so pode proceder sem ter obrigação de dar conta a cidade, senão no cabo de anno, do q «em rezão disto fizer, pareçeo q convinha representar a V. Mag.de «q, em o ditto desembargador aduocar a si os dittos los, e enten-«der com as p. s deputadas ao meneo do Terr.», e cumprim. to de «suas obrigações, encontraua a jurisdição q V. Mag.de plo ditto

<sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 131.

«regim.<sup>1</sup>) tem dado a cidade, mórmente quando de presente o «vereador Jolião de Campos, a quem toca este pelouro, esta faz.<sup>do</sup> «a mesma diligençia com os obrigados, e com todas as mais p.<sup>30</sup> «na forma de seu regim.<sup>10</sup> E como a tenção de V. Mag.<sup>do</sup> foi fa-«uorecer o bem p.<sup>co</sup> desta cidade, e castigar os que impedissem «o prouim.<sup>10</sup> que a ella se tras, parece q não deue ser seruido «que se entrometão no q pertence só a sua jurisdição e a obriga-«ção do ditto pelouro: pello q pedimos a V. Mag.<sup>do</sup> seja seruido mandar que o ditto desembargador tire deuasa dos q atrauessão «o pam, ou impedem uir ao Terreiro, e dos poderosos q o uen-«dem fora delle; porem q se não entrometa no que particularm.<sup>10</sup> «toca a jurisdição da ditta cidade, nem nos liuros, obrigações e «meneo do ditto Terreiro.

«E porq foi sempre costume, q.do V. Mag.do ouue por seu ser«uiço mandar tirar semelhantes denasas, sendo necessario teste«munhar nellas os officiaes da camra que assistem na mesa della,
«e actualmente seruem, irem os ministros, a q V. Mag.do comette
«as dittas deuasas, a casa da camra, e nella perguntarem os dittos
«ministros por conuir assi a authoridade della: pede a cidade a
«V. Mag.do seja seruido mandar q o ditto desembargador guarde
«este stillo, conforme ao costume q sempre se guardou pellos cor«regedores da corte e outros ministros superiores, e assi o espe«ramos da grandeza de V. Mag.do.»

### Despacho do governo:

«Ao doutor Antonio Dabreu Coelho se ordenou que, para bem «da denasa, q̃ lhe está encarregada, fosse a casa da camra, e visse «nella os liuros q̃ tiuesse por neçessrio veremse para o dito efeito; «e q̃, hauendoos visto, pareçendolhe q̃ conuem tirar por testemunhas alguns dos ministros q̃ actualmo serue nella, os tirasse na «dita casa da camara, e q̃ o escriuão da camra e os mais offo e escriuão do Terreiro lhe dem todas as certidoes, q̃ forem necessrias «dos ditos liuros pa a dita deuasa. E se a camra dunidar de q̃ se «tirem por testemunhas na casa della os vereadores e escriuão da «camra, neste caso me dara conta disso para se dar orde q̃ se tirem na casa destes paços, em q̃ se costumão tirar os fidalgos e «dezembarg.res; e os misteres e mais officiais semelhantes, os tirará no tal caso o dito doutor Antonio Dabreu Coelho em sua «casa. Lix.a, a 2 de junho de 628.»

# Assento de vereação de 5 de junho de 1628¹

Resolve a camara, com approvação do arcebispo governador, dar *cem mil* réis de esmola á Misericordia, attendendo ás necessidades que ella padecia.

### Alvará regio de 21 de junho de 1628º

«Eu ElRey faço saber aos que este alura virem, que auendo respeito ao que os vereadores e mais officiais da camara desta «cidade me inuiarão dizer por sua carta, que, uendo elles os muietos papeis de importancia que de ordinario se perdião nesta ci-«dade, e que nam bastaua a deligencia que seus donos por elles «fazião, assi pellas praças, como pellas igrejas, pondo escritos nas «portas dellas sem aparesserem, fazendo sobre isso as deligencias «necessarias; e querendo dar a isso algü remedio conueniente, e «se atalhar aos danos que disso resultação a seus donos, tiphão «feito postura que quem achasse os dittos papeis perdidos os le-«uasse a casa de Sancto Antonio desta cidade, por ser sancto que «descobria as cousas perdidas, entregamdoos ao hermitão que enella assiste, posto pella mesma camara, o qual fara rol delles, «pera os entregar a seus donos, pera assi delles terem noticia, e cos irem aly buscar, sem terem trabalho de recorrerem a outras «partes, nem de uzare de mais deligençias: pello que hey por «bem e mando que assi se faça, na forma e maneira que está «ordenado pellos dittos officiais da camara. E porque, outrosy «uendo elles tambem os muitos meninos de pouca idade, que de «ordinario se perdem nesta cidade, sem saberem dizer donde são, «tinha a dita camara assentado que se lançasse pregão nella, pera «serem leuados a sinco partes dos bairros principais, pera nellas «sere recolhidos até que seus pais, ou pessoas a que tocar, os «podere ir buscar, a saber: no hospital dos Palmeiros; Nossa «Snrã do Paraizo, fora da Porta da Cruz; hermida dos Fieis de

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 269 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. o d'el rei D. Filippe III, fs. 121.

«Deus; São Luis, a porta de Sancto Antão; na de Sancta Barbora «ou igreja dos Anjos, aonde se daria ordem pera se recolhere, «porque com isso se atalharia ao trabalho e aflição que seus pais «e mãis tinhão, e sua quietação e dos que os apregoauão por toda «a çidade: pello que ey por bem e mando que, na conformidade «que os dittos officiais da camara tem assentado neste particular 4, «se ordene e dé a execução, pera o que se fará publicar este meu «aluará nos lugares publicos desta çidade, e se ter sabido e em-«tendido a forma e maneira que no negoçio dos dittos papeis e «meninos perdidos tenho prouido. E mando aos dittos officiais da «camara que fação dar as ordens neçessarias, como açima se con-«tem, de maneira que se consiga o contheudo neste aluara, o qual

<sup>1</sup> Quatro vezes consultou a camara pedindo a provisão a que esta nota allude. A primeira consulta, que no registro não tem data, mas que, pela altura em que se acha no livro, deve ser do mez d'abril de 1625, é assim concebida:

<sup>«</sup>A camara tem assentado, em 11 de março de 1625 (ainda não encontramos «tal assento), que visto como n'esta cidade se perdem de ordinario muitos «papeis de importancia, e não basta a diligencia que seus donos fazem para «os descobrir e achar, mandando-os apregoar pelas praças e egrejas, e pondo «escriptos nas portas e logares publicos, que se lançasse pregão e se fizesse «postura que quem achasse os ditos papeis perdidos, os levasse a Santo An«tonio, ao ermitão que ali assiste posto pela camara, o qual terá rol d'elles «para os entregar a seu dono, e que soubessem os ditos donos que ali os po-«derão ir buscar sem terem trabalho de recorrer a outras partes, nem de «mais diligencias; e é o logar mais conveniente por estar no meio da cidade, «e ser casa de santo que descobre as cousas perdidas.

<sup>«</sup>E assim tambem por haver muitos meninos perdidos de pouca edade, que «se andam apregoando pela cidade, que não sabem dizer d'onde são, tem a «camara assentado que se lance pregão que os levem a cinco partes dos «bairros principaes, para que ali os recolham, até que seus paes ou pessoas, «a que elles tocam, os poderem ir ali buscar, a saber:—no hospital dos Pal«meiros; N.ª S.ª do Paraizo, fóra da porta da Cruz; ermida dos Fieis de «Deus; S. Luiz, á porta de Santo Antão; na de S.ta Barbara ou egreja «dos Anjos; porque n'estas partes terá dado ordem para que os recolham, e «não se padeça o trabalho e afflição de apregoar por toda a cidade.»—Liv.º de Propostas e respostas e reg.º de cons. do tempo d'el-rei D. Filippe III, fs. 82.

No fim do registro lê-se:

<sup>«</sup>Esta consulta se reformou em 24 de novembro de 1625.»

<sup>«</sup>Reformada outra vez em 6 de julho de 1627.»

<sup>«</sup>Reformada outra vez em 29 de julho de 1627.»

«elles cumprirão, e assi as mais justiças, officiais e pessoas a que «for mostrado, e o conheçimento delle pertençer, inteiramente «como nelle se contem, que será tresladado nos liuros da ditta «camara; e este proprio estará no cartorio della em toda boa «guarda, que valerá como carta, sem embargo da ordenação em «contrario.»

### Carta regia de 31 de julho de 1628 1

«Em outra carta, que recebereis com este correio, se responde «ao que o conde de Castello Novo, presidente da camara d'essa «cidade, apontou acêrca do modo em que se ha de tratar com ella «do soccorro da India; n'esta me pareceu dizer-vos que não con-«vem aposentar o vereador Luiz Vieira, e que se vos entenderdes «que, para os negocios presentes, fará na camara falta conhecida «o seu voto, elejaes, com parecer do conde, para a serventia do «seu logar, emquanto está enfermo, um desembargador da casa «da supplicação, de confiança e bem affecto ás cousas publicas e «aos mesmos negocios, de quem se tenha por certo que os aju-«dará a encaminhar e conseguir. E que se for tambem necessario «prover de serventia o officio de procurador d'essa cidade, o façaes «do mesmo modo, e com communicação do conde, em Thomé «d'Azevedo <sup>a</sup> ou Manuel da Fonseca, e me avisareis de vosso pa-«recer acèrca das partes e qualidades que cada um d'elles tem, «para se lhe dar o officio por trez annos, como tenho resoluto «que se provejam os procuradores d'essa cidade.»

<sup>1</sup> L.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thomé d'Azevedo foi um dos propostos pela camara — vid. n'este vol. pag. 250, not.

O despacho do governo, que fez esta nomeação, é do theor seguinte:

<sup>«</sup>Por estar vago um logar de procurador da camara d'esta cidade, por «fallecimento de Pero Borges que d'elle era provido, e convir ao bom expe«diente dos negocios e occupações dos ministerios da camara haver pessoa «que sirva o dito cargo, hei por serviço de S. Magestade que Thomé d'Aze«vedo, cidadão da dita cidade, sirva o dito cargo de procurador d'ella por «este despacho somente, emquanto S. Mag.de não nomear pessoa em que «houver por bem de o prover; e haverá juramento na fórma ordinaria. Em «Lisboa, 14 d'agosto de 1628 — Arcebispo de Lisboa.» — Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 208 v.

# Capitulo da carta regia de 10 d'agosto de 1628 1

«Vy as consultas do desembargo do paço, de 6 do mes passado, «e do consº da faza, de 14 do mesmo, sobre as preuenções q «comuira fazer para hauer nessa cido sempre trigo em abastança, «e ordenarseha q a camra tenha particular cuidado de q os obriagados tragão trigo ao tempo de suas obrigações; e q posto q o «regimto da camra o comete ao vreador do pelouro, o presidente «faça q cada mes se ueja na camra o liuro em q estão as obriga-«ções, e se proçeda contra os obrigados, achandosse q não com-«prirão co ellas, tirandosse tambem cada ano deuassa da regatia «do pão, co grande exame. E para q aja mais abundançia e se «preuinão as faltas, q em algus dos anos passados se padecerão «nos meses de mayo e junho, e ate o nouo, se ordenara q a camra «por sy, e por as pessoas q lhe paresser, trate de fazer nessa «cidade hum celeiro, em lugar comueniente, comprando no nouo, «ou fazendo trazer do Reyno e de fora a mayor cantidade de pão «que puder ser, bastante para o tempo referido, no q se empre-«garão plo menos trinta mil cruzados, buscandoos co a comodidade «q̃ ouuer lugar, para q̃ antes da nouidade se uenda no Terreiro «ao preço que pareser justo, de modo que não aja perda de em-«prego e custos; aduertindosse ao conso da fazda que, para não «ser forçoso, em ocasiões de preçisa necessidade, tomarsse do «trigo, q ouuer na cidade para seu gasto, algum para prouimento «das armadas e lugares de Africa, por não hauer outro remedio eprompto de lhes acudir, faça aperseber aos comtratadores das «fronteiras, e as pessoas que fabricarem biscoutos para as arma-«das, q̃ cõ tempo se prouejão do necess<sup>rio</sup> para acudir a estas «cousas, de manra q se não trate dellas no tempo da precisa ne-«cessidade, antecipandosse de manra  $\tilde{q}$  se escuze tomarensse os «trigos, q estiuerem na cidade para seu prouimento.»

Sobre o assumpto d'este capitulo de carta regia foi enviada a seguinte:

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento do pão, fs. 50.

# Consulta da camara a el-rei em 25 d'agosto de 1628 <sup>1</sup>

«Senhor — Auendo a cidade uisto a merce que V. Mag. de lhe «tem feito per carta sua, de dez do presente, em rezão das per-«uenções propostas a V. Mag.do sobre o prouimento de trigo pera «esta cidade e Rn.º, de que este presente anno está m. to falto, «como se tem significado a V. Mag.de, e desejando aproueitarse «della, e aliuiar este pouo da opressão que se está prometendo «em rezão da ditta falta, trattou este tribunal dos meos mais sua-«ues e eficazes, que podia auer, pera q do Rn.º e de suas comar-«cas se podesse conduzir a esta cidade as mayores quantias que «fosse possiuel. E uotandosse sobre este negocio, se partirão os «notos, e hús forão de parecer que V. Mag. de devia cometer aos «prouedores e c.ores das comarcas fação mui exactas diligencias, «pera fazerem q dellas uenha a esta cidade o mais trigo que for «possiuel, assi das pessoas que o lá tem comprado, enseleirado, «e em guarda pera o tempo de mór necessidade, como daquelles «que com cartas de uiz.ª desta cidade e obrigados a ella, uão fa-«zer pam às dittas comarcas. E que no tocante ao de suas obri-«gações se lhes guardem por intr.º as dittas cartas, e o tempo «que ellas lhes dão pera o poderem trazer a esta cidade, mas o q «estes tiuerem comprado mais allem do contheudo em suas cartas «e obrigações, o fação pia mesma maneira uir, que aos outros que «cartas não tiuerem; porque se tem entendido que hus e outros «uzão de grande excesso neste caso, e que guardão grandes quan-«tias de trigo pera o uenderem a mayores preços, fazendo estan-«que delle, de que os mesmos prouedores e c. ores tirarão deuasas, ana forma da ordem que V. Mag. de sobre este particular lhes tem «dado, com os quaes chegarão ao mayor rigor.

«Outros uotarão que V. Mag.de, pera este mesmo effecto, e com «as mesmas declarações, deuia mandar daqui, com as ordes ne«cessarias a este caso, per hua parte Jorge da Sylua Maz, c.or que
«foi de Portalegre, e per outra Fernão de Mattos, que foi c.or de
«Torres uedras, por serem pessoas desoccupadas, e de quem a ci-

<sup>1</sup> Liv. om do Provimento do pão, fs. 51.

«dade tem satisfação pella que tem dado no seruiço de V. Mag.de, «a quem ella mandara acudir com o dr.º necess.º a suas despe«zas; mas que, ou hūs ou outros, quaes V. Mag.de aprouar, se «singularizem e empreguem de maneira neste particular, que lhe «deua V. Mag.de por isso fazer merce.

«E o que V. Mag. de nos ordena sobre a uigilancia q deuemos ter cem fazer cumprir aos dittos obrigados suas obrigações, e que cragão o trigo dentro no tempo dellas, fas a cidade punctual-mente, porque allem de ser o que dispoem o regim. to, he tal a necessidade em q se ue, que não sofre auer descuido algum, procedêdo contra os remissos e negligentes.

«No particular do seleiro que se ha de fazer pera auer trigo nos «meses de mayo e junho, se fica trattando com prompto animo, «pera se effectuar o q̃ V. Mag. de sobre elle tem disposto 1; porem

A camara, apenas lhe chegasse ao conhecimento o capitulo da carta regia de 10 d'agosto de 1628, deveria logo dispôr as cousas por modo que tivesse immediata execução o que ali se determinava; todavia parece que julgou conveniente esperar pela resolução da consulta, pois só posteriormente é que foi lavrado o

#### Assento de vereação de 33 de setembro de 1636

«A cidade, uendo a grande falta de pão q en todo o reino ouue este anno, «e desejando de acudir ao remedio della, fes por mtas ueses lembransa a Sua «Magd, pedindolhe fosse seruido faselitar os meios pª q podesse uir asim de «França como de Castela e Berbra, e ainda de contrabando, desejando mto «fazer hu deposito delle pª q não faltase nos meses de maio e junho, en re«zão do q mandou Sua Magd, em carta sua de 10 de agosto deste ano de «628, q esta no cartra desta camra, q ella per si, e pelas pas q lhe pareser, «tratase de fazer nesta cidade hu selro en lugar conueniête, comprando trigo ano reino, ou fazendoo uir de fora delle, e q fose bastante pa o tempo asima

<sup>1</sup> Esta consulta tem escripta á margem a seguinte resolução:

<sup>«</sup>Conformome no q toca ao seleiro publico, de cujo effeito conuem mto q «se trate logo sem dilação. E no particular de se cometer aos corregres e pro«uedores que fação cumprir as cartas de vesinhança, e procedão contra os «q as excederem e contra os atrauesadores, se tem dado a ordem necesaria; «e tãobem se deu no q toca a deuasa da regatia do pão, e q as pesoas a q «se cometê sejão pagas a custa dos culpados e não da camra, como nesta «consulta se aponta. Lx.a, 14 de setro de 628.» (Com a rubrica do arcebispo governador).

«pede a cidade a V. Mag.do que pera hūs ou outros meos terem «comprido effecto, mande V. Mag.do, com ordem expressa ao cons.o «da faz.da, que nos contrattos que fizerem com os contratadores «das armadas e lugares de Africa, metão taes clausulas, que nunq.a «lhes seja premetido valerense do pam que a cidade tiuer pera «seu prouim.to»

### Carta regia de ... 1 d'agosto de 1628 2

«Presidente amigo, etc. — A prattica da fundação da companhia «do comerçio da India, de que, como sabeis, ha dias que se tratta «por meu mandado, se foi continuando, e se fizerão acerca della «as diligençias que parecerão conuenientes para a dispor em ordem ao fim principal, que se prettende, de restaurar o comerçio «daquelle estado com benefiçio comum desse reino, diuirtindoo «dos enemigos que com elle tem enrequecido tanto; e, hauendosseme consultado, resolui que a companhia se institua por tempo «de doze annos, e que de minha fazenda se mettão nella hum michão e quinhentos mil cruzados de cabedal, sobre que mandey «passar a prouisão e regimento que uos comunicara o arcebispo «gouernador, e assy a resolução que tomey de nomear por esta

<sup>«</sup>referido; e q se empregase nelle ate 30 mil ttdos, buscandoos pa isso com a «comodidade q ouuese lugar, e q antes da nouidade uindora se uendese no «Trº ao preso q paresese justo, de modo q não ounese perda do empreguo e «custos; e porq a dita falta de pão uni em mor cresimto: assentou a cde, en «consideração da dita carta de Sua Magd, q se fisese o dito selciro de trigo «pa os ditos meses de maio e junho, pa com isso se acudir ao remedio deste «pouo, por serem os mais ariscados, empregando nelle ate a dita contia dos «30 mil ttdos, e q se buscasem pela melhor ordem e uia q fose posiuel, asim por «conta da fazda da cidade e do rendimto do real dagoa, como pelas pas q lhe «paresesem, de manra q en todo o caso aja o dito seleiro pa se uender ao pouo eno dito tempo, e q o preso não exsedera nunqua ao prinsipal e custos q «uier, por qto a cde so pretende acudir com o dito triguo ao remedio cumü, «e não a tirar diso interese algü; e acabado de se uender se tornase o dre «a onde pertensese, sem falta algüa. De q se mandou fazer este asento, q se «lansou oje, 23 de 7<sup>bro</sup> de 628, auendose de lansar no mes dag<sup>to</sup> passado, «tempo en q a carta de Sua Magd ueio a este tribunal.»—Liv. u d'Assentos, fs. 274 v.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A designação do dia passou em claro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. <sup>9</sup> I da Comp. <sup>a</sup> e outros serviços a S. Mag. <sup>de</sup>, fs. 73.

«uez os cinquo administradores que ha de hauer dos participes, «reseruando a eleição as camaras, para que logo se forme a comapanhia, e se faça por sua conta o appresto das naos que, em amarço que uem, hão de hir a India. Pareceome fazeruolo a saber, e aggradeçeruos de nouo o exemplo que essa cidade deu a todos os mais pouos do Reyno para entrarem na companhia, esendo a primeira q sinalou posto para ella, de que me hey por muito bem seruido; e encomendaruos que tratteis de ajuntar o dinheiro co toda a breuidade, e o entregar a companhia, para o que tenho mandado se pague em juro o que do mesmo cabedal haueis emprestado, para que o possais uender e tornar a inteirar o cabedal. E posto que não he neçessario encarregaruos que, por todas as uias, deis a companhia todo o fauor e assistencia, o faço para que entendais o particular contentamento que ereceberei de que seja assy.»

### Assento de vereação de 5 d'outubro de 16281

«Auendose uto neste tribunal a carta de Sua Magd, de 30 de ju-«nho pdo, en q lhe senefica os apertos do estado da India 2, cau-

<sup>1</sup> Liv. n d'Assentos, fs. 275 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De facto, com as recrudescentes difficuldades em que se debatia a administração continental, sob a pressão deleteria do mais bestial despotismo, cada vez se aggravava e subia de ponto o estado miseravel dos nossos dominios e conquistas.

O estado da India gemia infestado e opprimido pelas nações europeas, nossas inimigas, principalmente pelos inglezes e hollandezes, que havia já bastantes annos navegavam para aquellas paragens com grandes armadas e grossos cabedaes, tendo-se apoderado quasi inteiramente do mar e do commercio, e assentado trato e amisade com os reis naturaes mais poderosos.

As nossas riquezas eram assim desviadas e íam engrandecer povos, que havia algumas dezenas d'annos apenas eram conhecidos n'uma limitadissima parte do mundo.

No mar os navios da nossa marinha mercante eram aprisionados e as fazendas roubadas, com o que avultavam os grossos dividendos que as companhias ingleza e hollandeza distribuiam aos seus interessados; em terra não podiamos gozar dos ganhos e das riquezas que d'antes tinhamos.

As nossas forças navaes, insufficientissimas para proteger a navegação

«sados pelos inimigos da Europa, e os en q esta sua real fazda, «pera lhe poder acudir com o socorro q a nesesidade esta pedindo,

costeira, achavam-se completamente inutilisadas para qualquer empreza de longo curso.

O mal era antigo: crescera gradualmente na razão directa da cegueira e da inepcia d'aquelles a quem estava confiado o supremo governo d'este malfadado paiz. Aggravara-se no começo do anno de 1627 com o naufragio de sete dos melhores vasos da nossa marinha de guerra, e com a perda das valiosas mercadorias que nos chegavam do Oriente.

Na manhã do dia 24 de setembro do anno de 1626 largou do Tejo um esquadra composta de oito navios de guerra, capitaneada por D. Manuel de Menezes, levando a berdo muitos filhos e herdeiros de familias principaes.

Fôra incumbida a esta armada a missão de esperar a certa altura no oceano as frotas da Asia, e proteger d'este modo a chegada dos galeões da prata, onde nos vinham os meios de occorrer a algumas necessidades internas, e principalmente aquelles com que contavamos para o apresto da freta, que na proxima futura monção teria de ir á India.

Não vem para o caso referir a serie de contratempos e de insanias, que motivaram a perda d'essas forças maritimas e dos importantes valôres que ellas eram destinadas a defender.

Com excepção d'um dos vasos de guerra, que a muito custo logrou salvar-se, e para cumulo da nossa desventura, tudo nos tragou o oceano no dia 9 de janeiro de 1627, semeando de destroços as costas da França e arruinando-nos o commercio e a marinha.

D'esse memoravel dia conta-se o periodo de maiores violencias que Portugal soffreu nos sessenta annos do governo dos Filippes; é certo, porém, que o espantoso naufragio, que destruiu a armada de D. Manuel de Menezes, ceifando tantas vidas e aniquilando tantas riquezas, marca egualmente uma data bem funesta para a historia do dominio hespanhol. Se determinou o periodo das grandes oppressões, produziu tambem a epocha das grandes resistencias, que finalmente deram em terra com o despotismo ferez que nos agrilhoava.

Encontraram-se os governadores do reino perplexos, sem recursos para aprestar alguns navios que mandassem á India no anno de 1627: valeram-se, como em outras occasiões, da camara de Lisboa, que lhes apromptou, recorrendo ao cabedal que destinava para a companhia do commercio, d'uma vez vinte mil cruzados, com o auxilio dos quaes armaram uma nau e um patacho que partiram na monção de março, e d'outra quarenta mil cruzados para o apresto de trez naus, que deviam saír na monção d'outubro do mesmo anno.

Agradeceu el-rei o bom animo com que a camara acudiu com estes soccorros de momento, posto que anteriormente (em carta de 27 de fevereiro de 1627) lhe advertira que outros reinos da corôa de Hespanha, sem serem infestados de tantos inimigos como o nosso, o tinham servido voluntariamente com impor-

«desejando, como rei piadoso, obuiar os danos que aquele estado «e estes reinos podem reseber se senão atalharem seus intentos,

tantes sommas para a defeza commum da monarchia, e que mais obrigação tinha Portugal de o fazer para sua conservação e restauração de suas conquistas, que tanto sangue e tanta fazenda tinham custado, e que estavam em imminente risco de se perderem e com ellas o nome portuguez.

Não desconhecia o governo de D. Filippe a inefficacia das providencias até então adoptadas, e que os soccorros annualmente enviados á India, além de insignificantes, em regra partiam sempre com tanta irregularidade, que de pouco serviam. Dispunha-se a atacar de frente e de animo resoluto a difficil empreza de restaurar o commercio do Oriente, oppondo ás armadas inimigas as nossas forças maritimas, e ao cabedal das suas poderosas companhias os fundos nacionaes.

O plano em theoria era excellente, mas no campo pratico tinha durezas capazes de entibiar os mais fortes. Todavia como os grandes genios só vieram ao mundo para vencer as grandes difficuldades, D. Filippe e o seu ministro, D. Gaspar Filippe de Guzman, conde duque d'Olivares, pondo bem em relevo os arriscados termos e notorio perigo a que tinha chegado o estado da India, sentiam como que intima satisfação e vivo prazer per as cousas haverem attingido tal grau e intensidade com a invasão das nações estrangeiras e os infortunios dos ultimos annos! Desvanecia-os a idéa de que o paiz, tirando do grande aperto maior esforço e alento, com a ajuda de Nosso Senhor, que é quem havia de fazer tudo, viria a alegrar-se dos successos adversos pela gloria de recuperar o perdido e dilatar ainda mais o seu dominio, honrando a memoria das armas portuguezas, como ellas nunca o tinham sido; e que tudo isto seria obra d'elles, de tão sublime rei e de tão preclaro ministro!

Para realisar a famosa idéa não contavam certamente com a fazenda real, pois que na mesma occasião em que encareciam o grandioso projecto, com a execução do qual nos haviam de cobrir de gloria e encher de riquezas, bem esquadrinhadas as arcas do estado não encontraram sequer com que fazer face ás despezas, relativamente pequenas, do armamento dos navios de soccorro que deviam partir para a India no mez de março (1627), a pesar de lhe haverem «applicado tudo o que d'ella se podia tirar, até mandar vender o patrimonio da corôa».

No mez d'outubro não estava mais feliz nem mais prospero o thesouro: o proprio governo confessava o descredito a que chegara a administração publica, pois nem achava compradores ao juro da fazenda real, nem ainda quem desse de prompto nem approximado o valor d'alguns reguengos que intentara vender.

D. Filippe e o seu valído, porém, não tropeçavam em cousas de pequeno vulto, e porfiavam na sua resolução.

Pensou-se na côrte de Madrid em applicar aos soccorros da India tudo o

«se propos nelle o com  $\tilde{q}$  a cidade o poderia seruir nesta ocasião; «e tirando forsas da fraquesa en  $\tilde{q}$  esta, e do bom animo  $\tilde{q}$  sempre

que a camara de Lisboa e os mais concelhos do reino tinham offerecido para a companhia de navegação e commercio da India, Mina e Guiné; não prevaleceu comtudo a vontade dos que assim optavam, devido talvez a achar-se n'essa occasião na côrte o presidente da camara de Lisboa, D. Jorge Mascarenhas, que fôra encarregado em 1624 de instituir a referida companhia, conforme as instrucções que para isso recebera. — Vid. n'este vol., pag. 135, not. 2.

Além d'isso a companhia do commercio era uma instituição imprescindivel para a realisação do plano de Olivares. Esta companhia teria ligação com a que se formava nos estados obedientes do imperio, e com as que se haviam de estabelecer para a navegação e commercio das Indias de Castella e do Levante, entrando n'esta ultima toda a Italia.

Com tão poderosissimos elementos de navegação, protegidos pelas grossas esquadras que haviam de saír dos estaleiros dos estados obedientes, e pelas armadas de Castella, tornariamos a ser os dominadores dos oceanos e os senhores do commercio!

Que nos faltaria para sermos verdadeiramente felizes? Uma bagatella, como passamos a verificar.

Com as almas purificadas pela santa inquisição, que ainda n'aquelle anno (1627) prendera em Toledo o lente de prima de medicina da universidade de Coimbra, o dr. Antonio Gomes, que saíu no auto da fé com meio sambenito, que se lhe tirou no auto, como era uso de Castella, e abjurou de vehementi, com as almas assim purificadas dispunhamos incontestavelmente de enorme superioridade para luctar com os hereges e rebeldes, que nos roubavam as riquezas e nos disputavam o dominio.

Precisava-se de dinheiro. É trivial e nada para admirar: acontece d'isso todos os dias. Mas precisamente essa necessidade é que havia de tornar os portuguezes muito venturosos.

Para reunir o cabedal indispensavel com que encetassemos e proseguissemos na maior empreza a que nos abalançavamos no seculo xvii, que seria «a mayor couza do mundo», não contando o estado com os recursos proprios, fatalmente esse dinheiro teria de ser exigido ao contribuinte, não ao contribuinte ordinario, que era o povo, mas a todas as entidades que constituiam a nação e que na sua maioria estavam na posse immemorial de se eximirem aos tributos.

Ora a derrama geral do serviço para acudir ao estado da India e salval-o das garras dos inimigos, diminuindo os haveres ás pessoas de todas as classes, approximal-as-hia do Creador: um passo de gigante para a bemaventurança eterna!

Assim todos comprehendessem o elevado alcance das santas intenções de D. Filippe, o Grande, e do seu não menos portentoso ministro: contribuir «lhe ocorre pa o fazer, pareseo aos mais uotos  $\tilde{q}$ , uto ter dado pa «a companhia do comersio sento e oiteta mil tt<sup>dos</sup> (sic), cuja satis-

para o bem dos homens na terra e para a sua gloria no ceu! E do que dessem seriam todos largamente compensados.

Pois quem tal supporia? A resolução do poder central não agradou á nobreza; não agradou a ninguem: não agradou principalmente ao alto e ao baixo clero, aos ministros do Santo Officio e aos religiosos de todas as ordens!

Espiritos mui difficeis de contentar, não os convenciam as persuasivas razões apresentadas por el-rei e seu valído a favor da conservação, defesa e dilatação (?) da India, de que dependia a conservação do reino e a extirpação e desolação da heresia, que tanto se tinha introduzido e arreigado; não os moviam sentimentos patrioticos, nem os sobresaltavam os perigos que ameaçavam as christandades do Oriente; pensavam, e lá tinham suas razões, que por outros meios alcançariam a paz no ceu, e de modo nenhum se podiam conformar com a abnegação das cousas mundanas, que tantas commodidades lhes proporcionavam.

O homem da egreja era n'este ponto de opinião que o povo fizesse o que elle dizia e não o que elle fazia.

Irritou-se o clero, irritaram-se as religiões quando o governo de D. Filippe, querendo acudir ao estado da India com armadas poderosas e soccorros continuados por seis annos, pensou em exigir durante os mesmos seis annos uma contribuição geral para occorrer a tão importante dispendio; comtudo esperavam talvez que a curia romana não concedesse as autorisações necessarias, e que a contribuição os não alcançaria. Indignaram-se quando as sagradas letras apostolicas se conformaram com a supplica do carissimo em Christo, Filippe IV, rei das Hespanhas, porque não acharam muito rasoavel que o papa Urbano vin tomasse mais a peito o interesse e a conservação das christandades do Oriente do que as conveniencias do clero e dos frades do Occidente; mas ainda esperavam, qual outros penedos a meio do regato, afastar a corrente aurifera do tributo, e que esta resvalaria sem os molestar, molhando-os ainda. Pois não succedera assim em todas as occasiões? Succedeu: não se illudam os que imaginam o contrario. Enfureceram-se quando a exacção os attingiu.

Na sua posição de ecclesiasticos ou de professos das ordens religiosas cumpria-lhes pelo menos fingir que se submettiam á vontade do Summo Pontifice; assim o fizeram, não sem reagir um tanto ou quanto contra os exactores fiscaes, e guardando profunda e intima reserva á entidade que era a origem e causa principal de os sujeitarem aos mesmos vexames, que elles tantas vezes exhortaram o povo a soffrer com resignação e paciencia.

No povo tinham elles o poderoso instrumento da sua desforra; e o caso é que o povo deu-lhes razão e poz-se pelo seu lado.

Assim, quando D. Filippe e o conde duque d'Olivares, por um acto de

«fação tem ainda por deuante, se lhe de pa a nesesidade presente «do socorro da India duzentos mil tt<sup>dos</sup>, pagos em seis annos,

energia e tentando supremo esforço, pensavam engrandecer o seu governo e reconquistar o antigo dominio e esplendor da corôa portugueza, batendo o inimigo em todos os reductos, vibravam inconscientemente um golpe mortal no seu poder.

Para o manter, apezar de agonisante, não houve especie de oppressão e de violencia a que não recorressem.

Portugal experimentou todos os horrores da miseria: agonisou tambem. Salvou-o emfim um resto do seu antigo vigor, e o espirito de independencia que nunca o abandonara.

Sacudiu o odioso jugo que o não deixava resfolgar, e ergueu-se ante as nações do mundo, posto que debilitado ainda, porque os estragos fôram grandez, mas disposto a sustentar vida propria.

Como dissemos, D. Filippe e o seu valido, contando de facto ou simulando contar com os recursos da companhia da India, para a navegação e commercio d'esta nossa possessão ultramarina, exigiam ao mesmo tempo um serviço continuado para o apresto de poderosas armadas, que desinfestassem os mares dos navios inimigos, e nos assegurassem o exclusivo do commercio colonial, para o que se necessitavam mais forças que as ordinarias.

Considerando que a ruina d'aquelle estado da Asia poria em evidente perigo estes reinos, que perderiam as grandes utilidades que d'ali lhe provinham, além do credito que tinham adquirido na sua conquista; e que sobre tudo se perderiam as christandades plantadas por todo o Oriente, que já haviam dado á egreja tão gloriosos fructos de constantes martyres, e que promettiam de futuro copiosa messe de muitas almas, que os obreiros do Evangelho iam convertendo; e que a importancia de adquirir para Deus uma só alma era incomparavel a qualquer damno: chamou D. Filippe á côrte as pessoas principaes, e ali realisou juntas grandes de todo os primeiros ministros de Portugal e de Castella, para tratar do modo de soccorrer a India.

E como o aperto e perigo d'aquelle estado não soffria mais dilação, D. Filippe tambem não quiz demorar as providencias.

«Resolvi — diz elle — que se tratasse logo e com effeito de lhe acudir com «armadas poderosas e soccorros por seis annos continuados, bastantes a con«trastar as forças dos inimigos, e os desarreigar e lançar d'aquellas partes, «acabando d'esta vez uma empreza de tão grande importancia, e em que tanto «tempo e dinheiro se gastaram até agora com pouco fructo, por se não haver «emprehendido com o cabedal e poder necessario para o conseguir; e que se «applique e gaste nos soccorros tudo o que n'esse reino fôr de minha fazenda, «e por qualquer via se lhe puder applicar, vendendo juros sobre ella, e em«penhando-a sem reservar cousa alguma; sentindo muito que não alcance ao «que é necessario para a despeza dos soccorros de seis annos continuados,

«tanto em hū como em outro, tirados da imposisão dos reaes da«goa q̃ de nouo se ande acresentar, posto q̃ se entendeo não ter

«para o que se ha mister muito grande quantidade, e seja forçado que esse «reino e os vassallos d'elle, em necessidade tão extrema, e de que depende «sua conservação e defensão, ajudem e me sirvam com o que falta para sup«primento d'ella, continuando o que em outras occasiões, que não obrigavam «tanto, fizeram sempre, e como eu espero e confio da sua antiga lealdade e «amor natural a meu serviço, e conforme ao que devem ao que eu lhes tenho, «que é de verdadeiro pae, que os ama e estima muito.»

N'estes termos escreveu a todos os tribunaes e concelhos, para que auxiliassem e encaminhassem o negocio de maneira que com facilidade, brevidade e bom modo tudo se conseguisse.

— Na coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva vid. duas d'essas cartas escriptas de Madrid, uma dirigida á mesa da Consciencia e ordens, em 31 de maio de 1628, e outra á camara da villa de Torres Vedras, em 6 de julho do mesmo anno. —

Assim o tinha exigido dos governadores do reino.

Mas os concelhos clamavam mais uma vez, pedindo se extinguisse o contrabando no reino, pelas oppressões e vexames que occasionava aos povos, ou que ao menos só entrassem na sua administração ministros portuguezes, conforme os privilegios e capitulações juradas; que acabassem os presidios da gente castelhana, e se empregassem os rendimentos da corôa de Hespanha em cousa mais util; que revertessem para a corôa de Portugal as illegalissimas e immensas doações dos seus bens, feitas a estrangeiros.

O povo de Lisboa queria tudo isto; mas não esquecendo que certos privilegiados e outros protegidos eram devedores de quantias avultadas á cidade, queria ainda mais que se cobrassem essas dividas.

A questão era antiga, e já em outras occasiões suscitada sem bom

Renovaram-n'a os gremios ou bandeiras dos officios mechanicos, chegando a ir á côrte o muito honrado juiz do povo e o seu escrivão, que regressaram sem melhor resultado, como se vê do seguinte capitulo da carta regia de 8 de junho de 1629:

«Havendo visto o que me escrevestes em carta vossa, de 9 de maio pas«sado, e o papel do conde de Castello Novo, que com ella enviastes, sobre o
«intento com que o juiz do povo d'essa cidade de Lisboa e o seu escrivão
«vieram a esta côrte, me pareceu dizer-vos que elles me apresentaram um
«papel, apontando a cobrança do que algumas pessoas devem á cidade de
«suas rendas e de outras cousas, não tratando de contradizer a imposição,
«que se impoz, do real d'agua para o soccorro da India; e porque lhes tenho
«mandado que elles se vão a essa cidade, vos quiz avisar d'isto, para que o
«tivesseis entendido; advertindo á camara que estes, nem outros alguns mi-

«a c<sup>do</sup> obrigação presisa de acudir a ella, por Sua Mag<sup>do</sup> ter outros «meios mais suaues e menos pesados ao pouo, como se aponta

«nistros d'ella, podem vir á côrte sem expressa ordem minha. Christovão Soa-«res.» — Liv.º v de reg. de Provisões de reis, fs. 214.

O clero e ordens monasticas tambem impunham os seus privilegios, e reagiam.

Os governadores do reino, vendo a corrente da opinião, não se atreveram a affrontal-a, e lembraram a necessidade de celebrar côrtes geraes.

D. Filippe desculpava-se com a impossibilidade de vir em pessoa tratar da materia, por se achar sem successão, além dos graves negocios que estavam pendentes, e as alterações das guerras movidas em Italia, Flandres e em outras partes da monarchia, o que tudo o obrigava a permanecer em Madrid.

E porque o procedimento dos governadores do reino lhe parecesse bastante singular, estranhou-lhes, em decreto de 30 d'abril de 1628 — dita coll. —, a sua pouca energia em promover os meios de soccorrer a India, limitando-se apenas a pedir a reunião dos trez estados, cousa a que, diga-se de passagem, o governo de D. Filippe sentia notavel repugnancia, affirmando ser impraticavel n'aquella conjunctura; e no mesmo decreto conferiu amplos e plenos poderes ao marquez de Castello Rodrigo para vir a Lisboa, com a faculdade de entrar nas sessões do governo quando bem lhe parecesse, com voto como qualquer dos governadores; e de incumbir, a quem melhor entendesse, o desempenho de tão importante negocio, como era o de apromptar o soccorro, que em março de 1629 havia de ser enviado ás nossas possessões da Asia.

Ao marquez deu as competentes instrueções para este fim, conforme o declarou em carta de 31 de maio de 1628 — dita coll. —, onde também dizia o seguinte:

«E assim houve por bem de o nomear por principal d'este soccorro, e com «quem todos os ministros e pessoas que a elle fôrem se hajam de correspon«der, e se encaminhem os meios, que entre elles não tiverem logar de se
«communicar comigo, conforme ao que parecer no governo; mostrando, com
«enviar a pessoa mais graduada, favorecida e honrada de minha mão, e mais
«junta á minha real pessoa, que tenho d'esses reinos, que faço o ultimo es«forço que posso, e lhes dou a entender a gravidade, reputação e autoridade
«com que desejo encaminhar aquillo que mais lhes convem.»

Os capitulos da instrucção dada ao marquez de Castello Rodrigo veem publicados na dita collecção de leis, e são do theor seguinte:

«Eu tenho resoluto que o soccorro, que em março do anno que vem (1629). «se ha de enviar á India, será o maior que se puder aprestar; e para se ajun-«tar o dinheiro para elle, vos valereis de todos e quaesquer effeitos de minha «fazenda, de que se puder lançar mão, particularmente dos apontados em «um papel que se vos dará com esta instrucção. «nos papeis q delle se ande inuiar ao dito sor; e, com este resp. to, «fas a ce a dita promesa e donatiuo, com as declarasoes e condi«soes seguintes:

«Tereis a superintendencia das juntas que se fazem sobre as materias dos «contos, e de quaesquer outras execuções de minha fazenda.

«E podereis chamar a vós os ministros e officiaes, a que estão encarrega-«dos, para saber d'elles o que se vae fazendo, e ordenar o que julgardes por «mais conveniente ao cumprimento das ordens dadas.

«E assim podereis pedir aos officiaes os livros das contas para os verdes, «e como não fôrem necessarios se lhes restituirão.

«E podereis tambem chamar todos e quaesquer ministros e pessoas que «vos parecer, para lhes encarregar da minha parte o que tiverdes por con«veniente e necessario á disposição e execução d'este soccorro.

«E avisar-me-heis em particular dos que com boa vontade me servirem «n'elle, e vos ajudarem, para eu o ter entendido e lhes mandar agradecer, e «ter com elles a conta que é razão.

«Fareis reconhecer e examinar os recenseamentos das contas dos officiaes «de minha fazenda, que entenderdes que convem, e pôr em arrecadação o «que por ellas constar que se deve, com toda a brevidade, para que de tudo «se use em occasião tão precisa.

«Para thesoureiro e escrivão do dinheiro applicado a este soccorro, esco-«lhereis, com communicação do governo, as pessoas que vos parecer, e assim «para as mais occupações necessarias.

«E do que se fôr fazendo, e se vos offerecer, me avisareis com toda a ponatualidade, despachando correios, quando julgardes que convem fazel'o assim.

«E para execução do que fica referido e mais se contem n'esta instrucção, «passareis as ordens e mandados necessarios aos officiaes de justiça e minha «fazenda, que quero e mando que obedeçam inteiramente.»

A D. Antonio Pereira, do desembargo do paço, tambem el-rei deu instrucção para se apresentar a todos os tribunaes, e procurar dispol'os a que concorressem na grande empreza do soccorro da India — dita coll.

«Havendo resoluto — diz el-rei na referida instrucção —, como sabeis, de «mandar tratar em Portugal do soccorro da India, em fórma que se possa «d'esta vez conseguir o effeito de lançar d'aquellas partes os inimigos es«trangeiros, por me não ser possivel ir em pessoa a negoció de tanta impor«tancia, houve por bem de vos nomear, para que de minha parte vades a to«dos os tribunaes de Lisboa, e procureis dispol'os a que com demonstração
«grande obrem n'esta occasião, ajuntando-se n'ella, como espero que o façam
«por meio de vossa autoridade e prudencia, e movidos do zelo e amor que
«têem a meu serviço, será um dos corpos que mais ha de mover o applauso
«commum n'esta occasião; no que procedereis conforme a instrucção se«guinte:

«Q o dro prosedido delle se não podera empregar em outra ne«nhũa cousa q̃ no socorro da India, e q̃ estara no cofre de Sto
«Anto, debaixo das chaues q̃ a cidade ordenar, po delle se fazer
«por ordem sua a despeza comueniente ao dito socorro, ou se
«mandar en dro, como mais asertado pareser;

«Q en caso q o intento de Sua Mag<sup>de</sup> não ua nesta parte adiante, «por ocasiens q se podem ofereser, ou o dito socorro pare, da «mesma manra pare o donatiuo e o dro de q se ade pagar, e q «nunqua a c<sup>do</sup> seja constrangida ao comprim<sup>to</sup> delle, pois a sua «tensão he dallo som<sup>to</sup> pa o remedio e socorro da India;

«Q Sua Magdo o auera por bem de dar lisensa a cdo pera de nouo «poder acresentar na imposisão dagoa, alem do q ja tem, hu real «mais no uinho e outro na carne, por manra q se uenha a pagar, «pelos pros seis annos seguintes, que comesarão de janro q uem «de 629 en diante, cada aratel de carne dous reis e cada canada «de uo tres, e compridos os ditos seis annos sesera logo o dito «acresentamto, ficando a dita imposisão pro na forma en q antes «deste donativo estava; e auer po isso breve de Sua Sdo po a quie-

<sup>«</sup>A cada um dos ditos tribunaes ireis nos dias que vos parecer, avisando «primeiro ao presidente ou ao mais antigo, para que estejam prevenidos e «concorram n'aquelle dia todos os ministros, ou os mais que fôr possivel; e «tereis o primeiro logar abaixo do presidente, aonde o houver, e faltando o «presidente tereis o primeiro logar acima do ministro mais antigo.

<sup>«</sup>Nos dias que assim fôrdes aos tribunaes dareis as minhas cartas, que le«vaes, aos ministros para quem vão; e fazendo que se leiam n'elles, lhes fal«lareis em commum, na mesma conformidade, representando-lhes, com as
«razões mais vivas e fundadas, que se vos offerecerem, o aperto e perigo da
«India, e precisa necessidade de a soccorrer; a falta de cabedal com que mi«nha fazenda se acha, e a obrigação que meus vassallos, e particularmente
«meus ministros, têem de me servir e ajudar n'esta occasião tão importante,
«e dar exemplo a todo o reino, procedendo de maneira que tenha eu muito
«que lhes agradecer.»

Todavia as cousas, bom será dizer-se, não correram com a facilidade, brevidade e bom modo que o governo de D. Filippe desejava: Portugal não sentiu enthusiasmo pelo grandioso projecto do valído.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A' margem do assento de vereação, a que esta nota allude, encontra-se a seguinte cóta:

<sup>«</sup>Este breve alcançouse em 31 de jan." de 629. Esta no l.º das bulas a fs. «37, traduxido fs. 15. E prorogouse por outros seis annos por outro de

«tar as consiensias dos menistros, q̃ neste modo de seruço «uotarao, e pª o q̃ se ouuer de cobrar dos eclesiasticos, asim «do drto q̃ de nouo se acresenta, como do q̃ ja esta posto, pela «estimulação q̃ padesem deste breue se não ter alcansado, pe-«dindose por mtas ueses ao dito sõr, e q̃ seja pelos ditos seis an-«nos somto, e q̃ acabados fique o dito acresentamto extinto, sem «ser nesesro mais intreuesão q̃ suspendelo a cdo, pª não pasar «mais adiante;

«Q o breue q Sua Santidade pasar, a pedim<sup>to</sup> de Sua Mag<sup>d</sup>, «seja nesta mesma sustansia e conformidade, com apertadas sen-«suras comtra a p<sup>a</sup> ou pesoas que o quiserem amplear e porro-«gar;

«Q̃ Sua Mag<sup>de</sup> seja seruido de dar sua fe e palaura real de asim «o comprir e guardar inuiolauelm<sup>te</sup>, e de não poder pedir parte «ou todo deste donatiuo, sem pr<sup>o</sup> uir a lisensa q̃ se lhe pede, «e o breue de Sua Santidade, q̃ se pode diligensiar ate janr<sup>o</sup> q̃ «uem;

«Q̃ Sua Magdo se sirua de mandar tirar deste reino o contra-«bando, pelas m<sup>tas</sup> opresões q̃ os uasalos delle resebem em se «continuar; e q<sup>40</sup> por rezão destado paresa forsoso, q̃ seja adme-«nistrado e julgado por menistros portugeses, porq̃, conforme aos «preuilegios deste reino e capitulasoes juradas, não pode ser por «outros, e he rezão q̃ asim como padesem os males delle, gosem «os bens, se os ha, p° o socorro da India;

«Que, pela m<sup>ta</sup> confiansa q̃ Sua Mag<sup>de</sup> deue ter dos uasalos «delle, prouada en tantas ocasioes, e pelo m<sup>to</sup> q̃ despende nos pre«sidios, se tirem do reino, e se empregue o q̃ he da croa de Cas«tela em cousa mais util a monarquia; cõ q̃ se da p<sup>a</sup> algüs delles «da croa se aplique ao dito socorro;

«Que Sua Mag<sup>do</sup> tire p<sup>a</sup> sua croa real as doasoes immensas e «inofisiosas q̃ neste reino tem feito a p<sup>a</sup> q̃ não são naturaes, con«tra as leis do mesmo reino e capitulasões juradas, cujos rendim<sup>tos</sup> «ou estimação podem ser de grande socorro p<sup>a</sup> a India; e q̃ mande

<sup>«20</sup> de novembro de 635, q durou the o de 641, q esta no d.º l.º a fs. 34, tra-«duzido a fs. 26. E depois destes não consta q se concedesse outros breves «p.º se continuar este tributo, applicado ao socorro da India.»

«Sua Mag<sup>40</sup>  $\tilde{q}$  as causas,  $\tilde{q}$  sobre as ditas doasoes ouuer, se determinem breue e sumariam<sup>40</sup> no juiso da croa deste reino, conforme 4as leis delle;

 $\sqrt[4]{Q}$  os bens da croa,  $\tilde{q}$  legitimam<sup>to</sup> estiuerem dados, sejão contudo estimados e aualiados p², a resp<sup>to</sup> da ualia e estimasão deleles, fazerem hūa congrua contribuisão p² este socorro, por lhe cocorrer p² isso maiores obrigasoes  $\tilde{q}$  aos outros particulares e pouo;

«Q tendo Sua Mag<sup>de</sup> considerasão aos m<sup>tos</sup> e grandes seruços q̃ «esta c<sup>de</sup> lhe tem feito, e de presente fas, estando, como esta, en «tão conhesido aperto e miseria pela falta do comersio e m<sup>tos</sup> dr<sup>tos</sup> «q̃ lhe são impostos, seja seruido de mãdar q̃ os juros, q̃ lhe tem «dado en satisfação de outros, q̃ p² seu seruiso uendeo sobre «suas rendas, seja asentado todo na casa das carnes, sem della «se poderem tirar, com ordem expresa aos menistros infirio- «res o paguem sem dependensia do gouerno nem dos uedores «da faz<sup>da</sup>, so pena q̃ a cidade os possa auer por suas faz<sup>das</sup> execu- «tiuam<sup>to</sup>.»

### Assento de vereação de 7 de novembro de 1628 1

Attendendo ao que foi exposto pelos irmãos da Misericordia, e ás necessidades com que luctava o hospital de Todos os Santos, resolve a camara dar-lhe a esmola de 500 cruzados, pagos da imposição do real d'agua.

### Assento de vereação de 16 de novembro de 1628²

Para serem entregues à companhia do commercio, por conta do capital que a cidade lhe consignava, 4:7475000 réis que estavam no cofre de Santo Antonio, das maiorias e rendas que se tinham feito de juros n'ellas, applicados à dita companhia, por se ter en-

<sup>1</sup> Liv.º 11 d'Assentos, fs. 278 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

tendido a necessidade em que estava, e a falta que soffreria não se lhe acudindo com o referido dinheiro.

«E declarase q nesta contia dos q<sup>tro</sup> contos e sete sentos corenta «e sete mil rs entrão, de Santo An<sup>to</sup>, hū conto e seis sentos e «uinte mil rs, prosedidos da uenda da quinta dalenquer, q foi do «doutor Henrrique da Silua, de q se lhe ade fazer padrão q<sup>do</sup> se «acabe de uender toda a faz<sup>da</sup>, q do dito defunto pasou ao dito «Santo.»

### Assento de vereação de 20 de novembro de 1628¹

Por quanto Antonio Gomes Homem tinha em seu poder sobejos do procedido do real d'agua, de que era almoxarife, determina a camara se lhe passe mandado para entregar trez mil cruzados ao thesoureiro geral da companhia do commercio, por conta do capital que a cidade consignava á mesma companhia.

### Assento de vereação de 4 de dezembro de 1628<sup>2</sup>

Resolve a camara que 3:2005000 réis, que estavam em poder do almoxarife Damião Fragoso da Guarda, e deviam ser entregues ao thesoureiro do concelho, como thesoureiro do cabedal destinado para o deposito de trigo, se dessem á companhia do commercio, por conta do capital com que n'ella entrava a cidade.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. n d'Assentos, fs. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 279 v.

### Assento de vereação de 12 de dezembro de 1628 <sup>1</sup>

«Aos 12 dias do mes de dez<sup>bro</sup> de 628 anos se asentou, pelos «abaixo asinados, q, por quo no asento q se fes neste liuro, a ff 209 2, «sobre a companhia de comersio e cabedal pa ella, se declara q «se possa uender juros sobre os sobejos do dr<sup>to</sup> dos reaes dagoa «pa o dito cabedal, sem se declarar a contia serta; e ania de pre-«sente pas querião comprar o dito juro, alem do mais q esta «comprado: de nouo se tornou a asentar q ao todo se podese uen-«der ate contia de mil e quinhentos ttdc, alem do que ja esta uen-«dido pa o dito efeito, e q se não uenda mais juro q ate a dita con-«tia. E por qto em outro aseto se declara q os juros, q Sua Magdo «lhe tem dado em pagamto do dro q lhe emprestou, q estaua or-«denado a dita companhia do comersio, se lhe auia de dar como «se fora dro uiuo; s e por de presente não auer quem copre os «ditos juros, e as cousas e apresto das naos, q este pro ano «ande ir pa a India por conta della, pedem dro de contado, e não «no auer por outra nenhua uia: asentou a cidade q se lhe dese, calem do q ja lhe esta dado, o q resultar destes ditos seis sentos «mil rs q̃ ora uende de juro, com declarasão q̃, pª os anos q̃ uem, «se não uendera juro nenhum pa satisfazer o q pa a dita compa-«nhia tem prometido, sem pro se lhe tomar os juros q tem de Sua «Magde, e fazerlhe desconto e descarga do que elles montarem, «como se fose em dro de contado, q he conforme ao dito asento, «ff 209, aseitado por Sua Magde, e de nouo aseitou o cde presidente, «como presidente q he da dita junta do comersio. E Damião Fra-«goso da Guarda, almoxº do real da carne, o sera do resebim<sup>to</sup> «da uenda destes mil e quinhentos ttdos, asim e na forma e q o foi «e he do dro das maiorias; e q da mesma manra seja escriuão da reseita delles Luis de Gouuea, como o he das ditas maio-«rias.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. on d'Assentos, fs. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E' o assento de vereação de 21 de janeiro de 1625.

<sup>3</sup> Vid. n'este vol. pag. 240.

A' margem encontram-se as seguintes cótas:

«A conta destes seis sentos mil rs se uenderao a Sebastiana de «Sa, pa seus fo menores, tresentos mil rs, por duas escritras, hua «en quo dias do mes de janro e outra no mesmo dia deste ano de «629. Tam Gaspar Pereira.»

«Como p<sup>dor</sup> de Bautista da Costa comprou G<sup>ar</sup> Pachequo, «por conta destes 600,000, sem mil rs de juro, que ualem «5 mil tt<sup>doa</sup>, por escritura feita em 16 de janr<sup>o</sup> de 629. T<sup>am</sup> G<sup>ar</sup> «Pr.<sup>a</sup>»

# Assento de vereação de 20 de dezembro de 1628!

«Por quanto no asento,  $\tilde{q}$  nai neste liuro, a ff 209, sobre a com«panhia do comersio, 2 se não declarou a contidade de dro com  $\tilde{q}$ «a cidade tinha asentado entrar nella, e so estar na memoria dos
«menistros ser com sento e sincoenta mil tto, e auerse  $\tilde{q}$  fora erro
«dizerse no asento atras, ff 275, 3  $\tilde{q}$  era com sento e oitenta mil
«tto, e ser nesesro e mo conueniente toda a declarasão nesta
«parte: se asentou  $\tilde{q}$  se lansase por este asento,  $\tilde{q}$  a promesa,  $\tilde{q}$  a
«cidade tem feito do dro com  $\tilde{q}$  ade entrar e entra na dita compa«nhia, não he mais  $\tilde{q}$  com sento e sincoenta mil tto, pagos em
«tres annos, tanto em h $\tilde{u}$  como en outro, a cuja conta tem ja
«entregue o  $\tilde{q}$  consta dos asentos atras.»

### Traslado do breve do Papa Urbano VIII de 31 de janeiro de 16294

«Ao venerauel irmão Lourenço, bispo de Gerace, presente col-«leitor geral dos direitos e spolios da nossa camara ap<sup>oa</sup> dos re-

<sup>1</sup> Liv. n d'Assentos, fs. 281 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E' o assento de vereação de 21 de janeiro de 1625.

<sup>3</sup> E' o assento de vereação de 5 d'outubro de 1628.

<sup>4</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 76.

O breve original, em latim, acha-se no liv.º das bullas e breves apostolicos a fs. 87.

«gnos de Portugal e Algarues, ou a quem pello tempo for, Urbano «papa oitauo.

«Venerauel irmão: Saude e apostolica benção. — Ha pouco tempo «q̃ nos fez propor o nosso charissimo, em Xpo, filho, Phelippe, «rey catholico de Portugal e dos Algarues, q emprendendo ha «muito a nauegação das Indias Orientais, os enemigos da fee ca-«tholica, de alguns annos a esta parte, e com seu grande detri-«mento, as desbaratarão, não sómente com latrocinios, roubos e «combates de seus portos e lugares, edificando nelles fortalezas «ou baluartes, e impidindo a propagação da fee, mas tambem, concjurados e unidos em os animos e forças, puzerão em notorio «risco e grande perigo aos fieis christãos e igrejas das ditas par-«tes, e a mesma fee, q tanto tempo ha foy ahi prantada, por suma «bondade de nosso Redemptor, com tantos gastos dos reis de «Portugal, seus perdesessores, e com tanto derramam<sup>to</sup> de sangue «de seus subditos. Pella qual rezão, comsiderando piamente o dito erey Dom Phelippe que de nenhum modo lhe bastauão, pera pre-«ualecer comtra as forcas e violencias dos enemigos, ter lá man-«dado tantas armadas e armas, pera recuperar os tais lugares das «Indias, e comservar com grande despeza de seu patrimonio ou-«tros q não estauão tomados; porq lhe não ficasse cousa alguma «por imtentar q fosse de proueito a saluação dos ditos fieis chris-«taõs, defenção e recuperação dos mesmos lugares, ordenara com «sua piedade, q para com Deos tem herdada de seus proginitores, «mandar as d.as Indias nouos socorros; mas, porq estauão em-«penhadas e uendidas as rendas de seu real patrim.», e dos mes-«mos reynos de Portugal e Algarues, fora constrangido valerse de «seus vassallos, e alcançar delles pa o sobredito hum brene so-«corro. E querendo os amados filhos prizidente e oficiaes da ca-«mara da cidade de Lix.ª ajudar a seus pios intentos, lhe ofereçe-«rão hum socorro de duzentos mil cruzados, de moeda das ditas «partes, q̃ não excedem a soma de duzentos mil escudos da moeda «romana, repartidos em seis annos, e pagos pro rata em cada «anno; e pera que pudessem ajuntar e pagar em milhor maneira «e com menos detrimento dos subditos o dito dinheiro, para o tal «socorro impuzerão e se ofereçerão ou determinarão impor hum «tributo de hum quatrin, sobre cada liura de carne; e sobre hua emedida de vinho, que se chama canada, outro quatrin, a q vul«garmente se chama reis, paguos por aquelles q publicamente comprasem a dita carne e vinho; o quoal tributo durase por seis «annos, q comesarião do primeiro dia do mes de janeyro proximo «passado, ou do dia em q fosse posto; reservando, porem, no que etoqua aos clerigos, nosso beneplacito e da S. See Apostolica, «que alcançaria o dito rey Dom Phelippe: pello que, comsiderando «elle que as fazendas dos seculares dos mesmos reynos não erão «bastantes para isso, nos fez humilm.» pedir q de nossa apostolica «bondade fossemos seruidos prouelo no sobredito com nossa li-«cença e da S.<sup>ta</sup> See Apostolica. Portanto, querendo nos, quanto «podemos em o Senhor, deferirlhe a seus louvaueis desejos, e em-«chelo de espiciaes graças e fauores, persuadidos que o clero e «clerigos dos sobreditos regnos de Portugal e Algarues, debaixo «de cujo dominio estão as dittas Indias, pagarão também pro rata «a sua parte do dito tributo, para a recuperação das couzas neces-«sarias aos dittos lugares, saluação dos fieis christaos, nelles mo-«radores, defenção da catholica religião e augmento do patrimonio «de Christo, cuja causa principalm.º se trata, e tendo tambem «respeito as sobreditas necessidades, inclinados a seus rogos, pello «teor das presentes vos comettemos e mandamos que, por nossa cantoridade, comcedais respectiuamente e deis licença pera q acon-«tecendo imporse, ou tendose imposto o dito tributo na carne e «vinho q publicam. to se uender por espaço de seis annos, comta-«dos para o d.º efeitto no sobredito modo, assim na cidade de «Lisboa pela soma dos ditos duzentos mil cruzados, como em ouetras cidades, villas e lugares dos mesmos reynos de Portugal e «Algarues, cujas comunidades, uniuersidades e homens de qual-«quer man. chamados prizidentes, officiaes e menistros quizerem «ajudar com algum socorro para recuperação e sustentação dos «d.ºs lugares das Indias, comtanto que não excedão a comtia de «outros duzentos mil cruzados ou escudos da moeda romana, e de emaneira q o dito tributo, assim da cidade de Lix.ª como tambem «de quaesquer outras cidades, terras e lugares dos mesmos rei-«nos de Portugal e Algarues, juntamente e ao todo não excedão «a soma de coatro sentos mil cruzados ou escudos da moeda ro-«mana, se possão tambem cobrar, sem nenhum escrupulo de com-«sciencia, e sem se incorrer nas ecclesiasticas censuras e penas, «das pessoas ecclesiasticas que comprarem vinho e carne, tanto

«seculares como regulares, de qualquer dignidade, estado, grao. cordem e condição q sejão, ainda q exemptos, e de quoalquer «modo calificados, e isto somente os d.ºa seis annos, comtados. «des o dito primeiro dia de janeiro passado, ou do dia em que «respectiuam. for posto o tal tributo; e q o din. o q dahi proce-«der se não possa comuerter e dar para outros quaesquer uzos. «E outrosy queremos q o dinheiro q, por rezão dos ditos tributos. ese cobrar, se deposite em poder de duas pessoas de credito e «abonadas, hũa eleita pello dito rey Dom Phelippe, ou por seus emenistros asistentes no dito regno, e outra pello d.º clero, ou por «vos em seu nome, ambas aprouadas respectiuamente por vos, e «se emtregue por as d.as duas pessoas, que procederão juntam.te «nesta materia, aos menistros do d.º rey, pera se gastar nos so-«breditos uzos e não em outros, sob pena de incorrerem ipso faecto nas censuras abaixo declaradas; e as d.as pessoas, assim deeputadas e aprouadas, fação juramento em uossas mãos de não «comtar o tal dinheiro aos menistros reaes, senão para os ditos «uzos, e os d.ºs menistros de não gastar o dinheiro q resultar «dos ditos tributos, e se lhe comtar senão nos d.ºs uzos e não ouitros, sob pena de excomunhão maior e de priuação das dignida-«des, officios e beneficios ainda ecclesiasticos, que se incorrera «ipso facto, da quoal não serão absolutos senão por nos ou pello «Romano Pontifice que ao adiante for, especialmente e não em vi-«gor da cruzada, ou de quoalquer outra concessam e priuilegio «que emanar da d.ª See Apostolica. Outrosy tambem queremos «que quoaesquer outros menistros e officiaes reaes de quoalquer «comdição, calidade, estado e preeminencia q seja, não possão «conuerter o dito dinheiro, em todo ou em parte, senão nos sobre-«ditos uzos, sob as mesmas censuras e penas ipso facto incurren-«das; e que em euento e contrauenção ou quebramento de todas «e quoaesquer das sobreditas cousas ou de algüa dellas, a pre-«zente graça seja nulla, asim como nos juntamente declaramos e «detreminamos q o foi e he pello teor das presentes; e que os q «a encomtrarem são obrigados a restituição, e não possão ser «absolutos sem actualmente restituirem; e que passados os d.º «seis annos, e durante elles, se se pagar e arecadar a dita comtia, «estas presentes expirem logo juntamente, e que os ditos tributos «se não cobrem mais, sob as mesmas censuras e penas ipso facto

«incurrendas, nem menos sobre elles se possa por outro em-«carguo algum, que principalmente aja de durar alem do dito «tempo. Não entendemos, porem, por uigor das prezentes, em •algua cousa prejudicar a outra imposisão posta pella mesma «cidade de Lx.», e por nos confirmada, pera trazer a aguoa «a ella; declarando que asim e não doutra maneira se deue julegar, aserqua de todas e quoaesquer das sobreditas cousas, por aquaesquer juizes ordinarios e delegados, ainda auditores das «causas do Palacio Apostolico e Cardeais da S.ta Igreja Romana. «posto que legados de latere ou nuncios, q gozem de qualaguer autoridade, tirado a elles e a cada hum delles o poder «e autoridade de julgar e interpretar de outra maneira; e que che nullo e de nenhum uigor tudo aquillo que de outra maeneira, sciente ou ignorantemente, for atentado por qualquer «pessoa que goze de qualquer dignidade, não obstantes as cons-«tituições e ordenações apostolicas, gerais ou speciais, feitas em «concilios uniuersais e prouinciais, de quaesquer ordens e con-«gregasões, e corroboradas com juramento, e quoaesquer ou-«tros costumes e preuilegios apostolicos, debaixo de quoaes-«quer teores e formas, ou ainda com quoaesquer outros de-«cretos em genero ou em especie e de outra maneira inno-«uados, aos quaes todos e a cada hum delles derogamos, ainda «q pera sua suficiente derogação fosse necessario façerse del-«les particular menção, porq nas presentes a hauemos por exepresa e declarada e de uerbo ad uerbum inserta, não obs-«tantes quaesquer cousas. Dada em Roma em S.ta Maria Maior, «aos trinta e hum de janeiro de mil seis sentos uinte noue, «no anno sexto de nosso Pontificado. O qual breue apostolico «eu, João de Morais, presbitero, po notario apo aprouado, tra-«duzi, segundo melhor me pareseo, de lingoa latina na nossa «portugueza, ajustandome en tudo com o proprio original, que •me foi apresentado, e depois de traduzido o fiz tresladar na so-«bredita forma 4.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esta versão do breve apostolico foi authenticada em 2 de junho de 1629, como se vê do fecho da mesma versão, logo em seguida ás palavras que acima ficam trasladadas:

<sup>«</sup>E este treslado sobescreui e corroborei de meu publico sinal, em Lisboa,

### Alvará regio de 10 de fevereiro de 1629¹

•Eu elrey faço saber aos q este aluará virem, q hauendome o «prezidente, vereadores, procuradores da camara desta cidade de «Lisboa e os procuradores dos misteres della, reprezentado que, «por assento q tinhão tomado , entraua a dita camara com cabe-«dal de cento e cincoenta mil cruzados na companhia do comercio. «q hora esta ordenada, repartindoo em tres annos, a cincoenta mil «cruzados em cada hū; e que por quanto a entrega deste primeiro «anno era conueniente se fizesse logo, por estar o tempo muito «adiante e ser necessario acudir com toda breuidade ao apresto «das naos, que este anno de seiscentos e vinte noue ham de par-«tir para a India, por conta da dita companhia; e que para com «effeito se fazer a entrega dos ditos cincoenta mil cruzados deste «primeiro anno, o meio mais prompto que se offereçia era ven-«dersse, no direito do real dagoa, quantia de seiscentos mil rs de «juro, a rezão de vinte o milhar, com pacto de recto aberto; e «pedindome lhe desse licença para fazerem a dita venda, com as «clauzulas e condições com que ja tinhão feito outras em diferen-«tes ocaziões de meu seruiço, e sendo tudo visto por min; e, con-«ciderando, quanto conuem ao bem publico deste reyno e a meu «seruiço o hir adiante a dita companhia, e que tudo o prometido «para ella aja cumprim.to, por quanto, por este meyo, com o fa-«uor de Ds, espero se restaure o comercio da India, 3 que tam de-

<sup>«</sup>dous de junho de mil seis sentos vinte noue annos. Rogado e requerido.» (Sem assignatura) — Segue-se o sello do notario apostolico, a tinta preta, com a legenda Ejus verum est тезтимици.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º 11 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E' o assento de vereação de 20 de dezembro de 1628.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O geverno de D. Filippe, ao mesmo tempo que assim dava impulso aos negocios da companhia no continente, diligenciava obter eguaes resultados nas nossas possessões da India, como se vê da seguinte carta regia de 24 de março de 1629, escripta ao vice-rei d'aquelles estados:

<sup>«</sup>Conde sobrinho, vice-rei, amigo, eu el-rei vos envio muito saudar, como «aquelle que muito amo.

«minuido está por rezão dos enimigos rebeldes, e outros  $\tilde{q}$  o in-«festão: hey por bem e me praz  $\tilde{q}$  os ditos prezidente, vereado-

«Sendo o trato d'essas partes da India Oriental tão importante para minha «fazenda e de tanto proveito para meus vassallos, antes que as nações da Eu-«ropa e particularmente os hollandezes e inglezes passarem (sic) a ellas, por «virem buscar a Lisboa as drogas e mercadorias que os portuguezes traziam. «com que o reino estava rico e florescente, depois que os estrangeiros inten-«taram a mesma navegação e commercio se trocou tudo, de maneira que estão hoje em posse d'elles, e têem reduzido este reino e esse estado ao aperto que é notorio. E porque não sómente convem resistir-lhes com armas, mas divertir-lhes o commercio pelos meios d'ellas, fazendo que ganhem menos. para o que se requer maior cabedal que o que minha fazenda empregaya cada anno nas naus de viagem, para este fim particularmente tenho mandado instituir n'esta cidade uma companhia, formada com cabedaes das ci-«dades e villas do reino, que n'ella quizeram entrar, conhecendo a utilidade «de que ha de ser, em que tambem minha fazenda entra como participe prin-«cipal, como tambem os homens de negocio e as mais communidades e par-«ticulares do reino, que o quizerem e puderem fazer (porque tudo ha de ser «voluntario, e a satisfação dos participes), para que sendo os empregos «maiores e os ganhos a respeito d'elles, se tire por este modo o commercio «das mãos dos estrangeiros, o que, havendo de resultar em beneficio dos par-«ticulares, que entrarem na companhia mettendo seu dinheiro proprio, muito «mais evidentemente será em proveito dos povos e camaras, por haver de «ser o que derem das rendas d'ellas (que nenhum dos da governança póde ter por propria, suas ou de imposições), meios suaves e faceis, e por os quaes, «sem gastar o principal, que sempre ha de permanecer vivo na companhia, «terão brevemente ganhos de importancia, com que acrescentem as fazendas «das camaras, e haja substancia para acudir mais larga e promptamente ás «necessidates e obras publicas, para que muitas vezes falta; e sendo as caemaras em commum ricas, conseguintemente fica redundando em melhoria «e aproveitamento geral do povo e dos particulares. E na administração da «companhia, em que, como fica dito, tambem minha fazenda ha de entrar «com muito grande cabedal, se ha de ter tão boa conta e ordem, que infalievelmente tenha n'ella, cada logar, seguro o principal com que entrar, e os gaenhos que lhe pertencerem, e inteira razão d'elles, conforme ao regimento que «mandei ordenar com todas as boas considerações.

«E para que as cidades e logares d'esse estado ajudem de sua parte em cousa que tanto lhes toca, como é o commercio d'elle, e meios para desviar d'elles os estrangeiros do Norte, que o têem arruinado e vão arruinando, me pareceu conveniente que da mesma maneira, á imitação do que fazem as cidades e villas do reino, se deve procurar que as d'esse estado entrem tambem n'esta companhia, esforçando-se nos postos que para isso assignalarem, para que, tanto que chegarem á quantia de oitenta mil cruzados, permitto

«res e mais officiais da camara possão vender e vendão sobre o «direito da imposição dos reais do vinho e carne, a húa e muitas «pessoas, de qualquer calidade, posto que sejão ministros meus «ou da mesma camara, na forma e maneira q lhes pareçer, seis«çentos mil rs de juro, a preço de vinte o milhar, com pacto de «retro aberto, e q do dito juro fação à pessoa ou pessoas a q o «venderem suas escreturas, e q por ellas possão obrigar as ren«das da dita camara, para segurança da dita compra ou compras, «com todas as clauzulas e firmezas neçessarias para a dita venda «ficar valida; e o dinheiro proçedido della hirão entregando ao «thezoureiro geral da dita companhia. E todo o sobredito hey as«sim por bem de minha çerta çiençia e poder real, sem embargo

Este traslado é extrahido d'uma copia da carta dirigida ao vice-rei da India, copia que sem duvida veiu transmittida á camara, para esta saber os termos em que havia de escrever á municipalidade de Goa.

<sup>«</sup>e hei por bem que nomeiem uma pessoa para assistir na camara da admi«nistração da companhia, que com estas naus mando instituir em Goa, e está
«subordinada e sujeita á geral que está formada em Lisboa, e dependente
«d'ella em tudo, pela fórma declarada no regimento; e o estado da India ha
«de intender na fabrica das naus de volta e seu apresto, e administração das
«fazendas que de cá fôrem e que de lá vierem em retorno.

<sup>«</sup>E porque o negocio é da importancia que se deixa vêr, vos encarrego e «mando que, em chegando a Goa, o trateis com os officiaes da camara d'ella, «procurando e instando que venham a entrar na companhia, e signalar para «isso seu posto, que seja adquado á sua opulencia e grandeza; e assentado por «assento lançado em seus livros, com exemplo se ha de tratar que as camaras «das outras cidades e mais logares d'esse estado venham no mesmo, cada «uma conforme a sua possibilidade, sobre o que vós e os mesmos officiaes da «camara da cidade de Goa lhes escrevereis, persuadindo-as com as razões «aqui apontadas e com seu exemplo, em tudo o qual espero ser servido de «vós muito á minha satisfação, e que com as primeiras naus me escrevaes «que se tem effectuado.

<sup>«</sup>E para facilitar obra em que tanto vae, mandei que se escrevessem caratas minhas a todas as cidades e logares d'esse estado, e que a camara d'esta de Lisboa, como cabeça d'esta coroa, e que primeiro se declarou em favor da companhia, e com o posto de cento e cincoenta mil crusados pagos em «trez annos, escrevesse á de Goa, incitando-a e persuadindo-a ao mesmo; «porém de vosso cuidado e traça confio que o successo ha de corresponder «á tenção com que se instituiu esta companhia, e se procura seu augmento «e conservação. Escripta em Madrid, a 24 de março de 1629. — Para o vice-rei da India.» — Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 80.

«de quaisquer leys, prouizões, regimentos e ordens em contrario, «que todas e cada húa dellas, por esta vez e para este effeito, «derrogo e hey por derrogadas, sem embargo da ordenação do liuro segundo, titolo quarenta e quatro; e que este valha, tenha «força e vigor como carta feita em meu nome, e não passe pela «chançelaria, sem embargo das ordenações do dito liuro segundo, «titolos trinta e noue e quarenta, q o contrario dispoem.»

### Assento de vereação de 20 de fevereiro de 1629<sup>1</sup>

«Aos 20 dias do mes de feuro de 629 se asentou, pelos abaixo «asinados, q, por qto pelo asento neste liuro, ff 279, estaua or«denado q se uendesem seis sentos mil rs de juro pe se satisfazer
«a compa do comersio, ate contia de sincoenta mil ttdos, q não
«tera effeito o dito asento mais q en contia de quinhentos mil rs
«somto, por qto os sinquo mil ttdos, ualor dos ditos sem mil rs,
«ande sair do dro das maiorias q esta no cofre dellas; e pa a en«tregua delles se pasarão os mandados nesesr.os E declarase q,
«posto que o asento atras, ff 279, dis q se uendao os seis sentos
«mil rs nelle conteudos, e a cuja conta são ja uendidos qtro sen«tos, se não uendera mais contia q aquela q bastar pe se prefa«zer os ditos sincoenta mil ttdos, prometidos neste pro año pe a
«dita compe 3; e q pe ella se não dara mais dro algum, sem pro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o π d'Assentos, fs. 282 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E' o assento de vereação de 12 de dezembro de 1628.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Relativamente á entrega dos cento e cinceenta mil cruzados (60:000\$000 réis) á companhia do commercio, encontram-se ainda no archivo da cidade os seguintes documentos:

<sup>«1.•—</sup> Porquanto o presidente, vereadores e procuradores da camara desta «cidade de Lisboa e os procuradores dos misteres della entregão dous pa«drões, que montão dezanoue contos nouecentos e nouenta e noue mil tre«zentos e nouenta e dous rã, por conta do posto do segundo ano dos cento e
«cincoenta mil cruzados, com q entra a dita cidade em tres annos nesta compa«do comerçio da India, hum delles de quatrocentos e nouenta e noue mil no«uecentos e sessenta e dous rã, em cada hum anno, de dezaseis o milhar, que
«valem sete contos nouecentos e nouenta e noue mil trezentos e nouenta e
«dous rã, assentado no almoxdo da Torre de Moncoruo, e feito em vinte dous
«de dezro de seiscentos e uinte e cinco, e outro de seiscentos mil rã de juro,

«se lhe tomarem os juros q tem de Sua Magde, como esta asen-«tado.»

«de vinte o milhar, assentados os quatrocentos mil rã no almoxéo de Sintra •e duzentos mil na tabola de Setuual, q valem doze contos de rs, feito em «dezaseis de dez" de seiscentos e uinte e sette; carreguemse em receita, em \*titulo apartado, sobre Francisco Fragoso, thezro geral da compa, os ditos «dous padroes, q valem dezanoue contos nouecentos e nouenta e noue mil «trezentos e nouenta e dous rs, na qual contia esta compa aceita os ditos «dous padroes na forma de hua escritura, por q lhe demitte, renuncia e tres-«passa assim, e da man<sup>ra</sup> que a dita cam<sup>ra</sup> o fez, o dito juro, p<sup>a</sup> o poder co-«brar, renunciar e trespassar, a qual escritura esta lançada nas notas de «Gª Pereira, tabalião nesta cidade, por Antoneo Correa, que serue em seu «lugar, feita em tres deste prezte mez de ag.to. E da dita receita passara co-«nhecimento em forma nas costas desta ordem, para constar como a dita «camra entregou os ditos padroes na dita contia de dezanoue contos noue-«centos e nouenta e noue mil trezentos e nouenta e dous rã por posto do se-«gundo ano, na forma sobredita. Em Lix», a 7 de agosto de 629. « — Com as assignaturas do presidente, vereadores e mais officiaes da mesa da vereação.

Segue-se o conhecimento em fórma:

«A fs. 97 do liuro da receita de Franco Fragoso, thezro geral da companhia «do comerçio, lhe ficão carregados os dous padroes de juro, declarados no «despo acima e na lauda atrás, que emportão dezanoue contos nouecentos «nouenta noue mil trezentos nouenta e dous rã, q o presidente, vreadores «procuradores desta cido de Lixo e procuradores dos misteres della entregaram por conta do posto dos cento e cinquenta mil cruzados, q tem offerecido pera a dita companhia, a rezão de cinquenta mil cruzados cada anno; «e estes dezanoue contos nouecentos nouenta noue mil trezentos e nouenta «dous rã são por conta do segundo anno, os quoais nos ditos dous padroes «lhe aceitou a d. companhia, na forma e pella manra declarada no despo «acima e atrás. E pera constar desta entrega, em uirtude do d. despo, se lhe «passou este cto em forma, feito por mi e assinado por ambos. Em Lixo, a «9 de agosto de 1629 Franco Fragoso — Julio Galicio.» — Livo n de cons. e «dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 4.

2.º — «Porquanto o presidente, vreadores e mais officiaes da camra desta «cidade de Lisboa e os procuradores dos misteres della entregão húa escritura de tresentos e seis mil quinhentos e seis rã de juro, de vinte o milhar, «assentado na caza das carnes desta cidade, em que monta seis contos cento «e trinta mil cento e vinte rã, que desmembrão de hum padrão de mor contia, «que tem de juro, assentado na ditta caza das carnes, por conta do posto do «terçeiro anno dos cento e cinquenta mil crusados, com q̃ a ditta cidade entra na comp.²; carreguemsse em receita, em titulo apartado, sobre France Fragoso, thezro geral da comp.², a ditta escritura em que monta os dittos «seis contos cento e trinta mil cento e vinte rã, na qual quantia esta junta,

#### Cótas 1:

«A companhia se obrigarão os padrois dos juros, q a cidade ti«nha de Sua Magde, com poder de os poder uender.»

«Ouue mais a comp<sup>a</sup>, em 16 de feur<sup>o</sup> de 630, os des mil tt<sup>dos</sup> «por conta do 3º ano.»

«Nesta parte se asentou q todania se dese mais dro, mas q sera «por conta do q a cidade dene a dita companhia pa o apresto das «naos, q se fabricao este ano de 629, e ande partir para a India «o ano de 630, o q se fes en rezão das grandes nesesidades que «se lhe representarão; e o q se lhe deo mais da contia dos 50 «mil tt.405, prometidos en cada hu dos tres anos, he hu conto e «147,6000, e ao diante ff 283 v. uai o asento.»

«Veja mais a uerba asima.»

### Carta regia de 12 de março de 1629 :

«Conde presidente amigo, etc. — Considerando eu a muita falta «que ha de poluora nesse reino, e quanto conuem preuenirse com «tempo a q̃ he necessaria para as occasiois que se podem offere«cer, por ser ella o effecto principal da defensão dessa cidade e
«do reino e suas conquistas; e hauendoseme proposto os meos
«por onde se podia encaminhar e dispor milhor a vinda desta pol-

<sup>«</sup>açeita o ditto juro na forma da ditta escritura, q he feita por Gp<sup>ar</sup> Pereira, etabalião de nottas nesta cidade, em quinse deste presente mez de julho edeste anno de seis centos e trinta, que he o dia em q a compa começa a evençer o ditto juro, pella qual a camra lho demitte e renunçia para o poder evender e fazer delle o que lhe bem pareçer. E da ditta recta passará c.to em forma nas costas deste despo, pa constar como a ditta camra entregou a editta escritura. Em Lix.a, a 17 de julho de 1630.a— Seguem-se as assignaturas dos membros da vereação, e no verso d'este despacho o conhecimento, em fórma, da entrada do referido valor na receita da companhia.—Dito liv.a, fs. 10.

<sup>1</sup> Estas cótas dizem respeito a epochas differentes, que se não relacionam com a ordem por que as mesmas cótas se acham escriptas, mas que facilmente se deduzem dos documentos que vamos apontando.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. <sup>1</sup> d'el-rei D. Filippe 111, fs. 124.

«uora, me pareceo que o mais efficas para a hauer em cantidade «bastante, he fazer essa camara hum contrato dela, com as pes«soas que lhe parecer, e repartila despois pelas mais camaras do «reino, pelo preço que a ella lhe custar, como mais particular«mente o entendereis do arceb.º, meu gouernador, a quem ordeno «tratte com uosco este negocio. E porque elle he da importancia «que se deixa considerar, e de tanto seruiço meu e bem publico «e comum desse reino, vos encomendo e encarrego muito deis logo «principio a elle, fazendo exemplo aos mais logares, para que «com breuidade se venha a conseguir o effecto, que se pretende, «de estarem todos prouidos de poluora. E espero procedereis «nisso de maneira que me aja eu por bem seruido do modo em que «o fizerdes, e tenha occasião de volo agradecer.»

#### Assento de vereação de 15 de março de 1629¹

«Asentouse q̃ se desse mais dous contos de reis a companhia «do comersio, por conta do q̃ a cde tem prometido pª ella, os «quais prosederao de sem mil rs de juro, a rezão de uinte o mi«lhar, q̃ o cabido da Se desta cde lhe comprou, e são ja entreges «ao thezro da mesma compª, como se uio de seu conhesimo en «forma, pelo qual se manda leuar en conta ao almoxe. Damião «Fragoso da Guarda, q̃ delle os auia resebido; e declarase q̃, «com os ditos dous contos de reis, cumpre a cidade com os sin«coenta mil ttdos q̃ deuia dar pª a dita compª este pro ano, e sobeja mais alem delles hū conto e sento e corenta e sete mil rs q̃ «a cidade deixa mais a dita compª, por conta do q̃ lhe ade dar pª «ella, e pera apresto das naos q̃ se fabricao este ano de 629, e «ande partir em marso de 630. E posto q̃ este asento se auia de «fazer em onse do mes presente, por entao se auer tratado este «nego, se fes oje, 15 de marso 629.»

Cótas 2:

«Em 16 de feuro de 630 se passou m<sup>do</sup> para o thesouro, Sebas-

<sup>1</sup> Liv. 11 d'Assentos, fs. 283 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. nota 1 a pag. 319 d'este vol.

«tião da Fonseca, dar por conta do terceiro posto, ao thez<sup>ro</sup> geral «da companhia, quatro contos de reis.»

«Tem por conta, do q a cde ade dar pa o ano que uem, hu «conto sento e corenta e sete mil rs.»

# Assento de vereação de 24 de março de 1629!

Que ao dr. Alvaro Velho, vereador da cidade de Lisboa, em consideração das suas idas ás comarcas do reino, se fizesse mercê de duzentos cruzados, <sup>2</sup> com declaração de que se daria conta ao arcebispo governador, que foi inteirado d'esta resolução pelo vereador André d'Almeida, a quem respondeu estar d'accordo, caso houvesse precedente estabelecido; «e porq neste liuro, q se «chama dos Asentos, ha m<sup>tos</sup> dos ditos exemplos, se asentou q a «dita merse ouuese efeito, e q pª isso se pasasem loguo os manda- «dos nesesros.»

<sup>1</sup> Liv.º n d'Assentos, fs. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Para explicar o que deu origem a esta deliberação, transcrevemos o seguinte requerimento do vereador Alvaro Velho:

<sup>&</sup>quot;Diz o doutor Aluro Velho, vreador desta cidade, q elle manda este anno dous f.º seruir a Sua Mag.de as partes da India, e não tem de presente com q os poder aviar, e pretende e espera m.ta m. de V. S. por auer seruido m.to bem, e ser o vreador mais antigo — Pede a V. S. lhe faça m. mandar dar por emprestimo duzentos mil rã, q se descontarão no ordenado de hu anno, e dará fiança, sendo neçessario, a q, não vencendo o dito ordenado, torará tudo o q não vencer. E. R. M.»

Despacho do senado da camara:

<sup>«</sup>O thezre da cidade, tomando fiansa aos duzentos mil rs q o supte pede, «lhe antesipe o pagamto delles, pe se descontare em seus ordenados, ou lhe «serem tornados, en caso q os não uensa; e declarase q a fiansa, q lhe to«mar, não seja mais q de seto e uinte mil rs, porquo os outros oitenta lhe da «a cidade grasiosamte, en satisfação do seruço q fes na ida as comarcas. De «q se dara conta ao so arsebpo pe, com sua aprouasão, se efeituar. A 20 de «marso d29.» — Liv.º u mistico de contratos, fs. 314.

#### Carta regia de 15 de maio de 1629¹

«Conde presidente amigo, etc. — As occasiões presentes obrigão «a tam extraordinarias diligencias, como as que tereis entendido se «fazem em todos os reynos, coroas e prouincias de toda a minha «monarchia, não se escusando de acudir para este fim nenhua «com extraordinarias assistencias, de que he bom exemplo Fran-«des, que não só me acudio com assistencias extraordinarias e ser-«uiços mui particulares neste anno, senão que, tendo guerra viua em suas proprias casas, me enuião quantidade de gente de «guerra paga, nao querendo que em caso de junta de armas, em • que se hade trattar de reputação, faltem aquelas prouincias e «seus naturaes. Napoles e Cisilia me serue cada hū com hū exeracito inteiro, pagado a sua custa, fora do que em seu reyno in-«terior armao; tambem Aragão, Valença e Catalunha, e em effeito atodos; e Cerdenha ha assistido com gente e mais de meo milhão. «Com o qual me pareceria que, com razão se queixarião de mỹ «meus vassallos desse reyno, a quem tanto estimo e prezo, e a quem «importa tanto o bom effeito e sucesso desta matteria, se nesta «occasião os deixasse esquecer, e consentisse na junta de armas de «toda a minha monarchia (para hū ponto tam esencial, como o da «reputação e defensa dos proprios estados) faltasse gente desse «reyno. Pelo que, confiando de vossa antigua lealdade que nesta «occasião não faltareis, como em outras fizestes, e que folgareis «de me seruir nella, conforme ao que espero de tais vassalos, para «que se veja a promptidão e cuidado com que essa cidade (sendo «exemplo a todas as mais do reyno) se emprega em meu seruiço, «vos encomendo muito que nesta occasião presente me siruais com «a mais gente que for possiuel, paga por hū anno, para que, em «nome desse reyno, seja assistida esta guerra de reputação, com «o mais grosso numero de gente que puder ser; e que isto se «faça, com a breuidade que conuem, sem perder hū instante de atempo, pelo muito que he necessario ganhalo neste negocio. E «sempre terey lembrança deste seruiço para folgar de uos fazer «em tudo a merce, que ouuer lugar.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 126.

# Capitulo da carta regia de 20 de junho de 1629¹

«A escuridade grande com que se rezoluem as consultas, e a «pouca noticia com que se está da substancia dos officios, que se «prouem, e do exercicio de cada hum, em minha corte, donde de-«uera tersse de tudo indiuidual e distincta, para a milhor direc-«cão e rezolução de couza tam importante; e para que aja hũ reegistro uiuo e prepetuo, que sirua de fiel, não soo em minha «corte senão em minha propria camara: me pareceo ordenar que. «com toda diligençia, se me enuie memoria autorizada, folha pr «folha, de todos quantos off.º e ministros ordinarios e extraordi-«narios de todas proficoes se prouem, em todos meus reynos e «senhorios, assy por my como por todos os vizorreis e capitaes «geraes ou outros ministros, por merce minha ou faculdade im-«plicia ou explicita nelles; enuiandosse juntam. to o exercicio dos aditos officios, e ordenado que tiuerem, e os emulumentos delle, «ajustado seu valor prudençialm.te, e os direitos q sobre elles pa-«gão ou a my ou a meus secretarios, ou aos vizorreis, ou aos «seus secretarios, ou a quaisquer outros ministros q os prouem: «dandosse ordem de trazer recibo de todas as cartas que se es-«creuem aos ministros, a quem tocar enuiar estas memorias, «mayores e menores, com expressa ordem de que, se dentro de «seis mezes, de como lhe for notificada a ordem, não entregarem «o superior e elles, nesta corte, estas memorias authorisadas e «rasoadas na forma dita. lhe cessem os ordenados e emulum. tos «de seus officios. E' a mayor demostração que fica a minha uon-«tade, em q se uera exemplar demostração, por cahir isto sobre «a dilação com que se me ha enuiado o registo das merces, q ha «tanto tempo que pedy 2. E declaro que nas partes remotas, como

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. <sup>e</sup> r d'el-rei D. Filippe m, fs. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O governo de D. Filippe, pela mais rigorosa fiscalisação e ampliação do imposto de chancellaria, aspirava a tirar os meios de occorrer ao desfalque enorme que estava soffrendo a fazenda real, com a diminuição dos rendimentos aduaneiros, de que principalmente os inglezes e hollandezes se tinham encarregado de nos aliviar, desviando-nos o commercio da Asia.

«he a India, se cumpra com hauer entregado os papeis ou liuros «de relações na pra uiagem q se ofereçer, dentro de seis mezes,

As pessoas que fôssem nomeadas para officios publicos, não ecclesiasticos, pretendia, como posteriormente decretou, converter squelle imposto na contribuição de meia annata ou 50 % do rendimento d'um anno dos officios, mercês, etc., isto é, metade do que por esses empregos ou mercês auferissem, incluindo ordenados, emolumentos e quaesquer outros proventos conhecidos; havendo uma excepção a favôr dos provídos em officios por um, dois ou trez annos, que pagariam respectivamente um decimo, um oitavo e um quarto dos seus vencimentos d'um anno; e ainda a favor d'aquelles com quem se desse o caso de ser a meia annata inferior ao direito do sello, que se pagava na chancellaria, porque em taes casos dispensava-os da meia annata conservando-lhes aquelle imposto.

A rede, portanto, envolvia os vice-reis, governadores, presidentes, conselheiros, desembargadores, alcaides-móres, todos os officios preeminentes da casa real — mordomo, camareiro e estribeiro-mór, etc. — o condestavel, almirantes do reino e da India, mariscal, coudel-mór, secretarios, etc.

Isto parece sufficiente para explicar a dilação, de que el-rei se queixava, em lhe serem ministradas, conforme exigira, relações dos officios e ministres ordinarios e extraordinarios, de todas as profissões, que se proviam em Portugal e seus dominios, demora que estranhava com severa demonstração do seu real desagrado.

Do respeito ás ordens que sobre o assumpto transmittira no documento a que esta nota allude, póde julgar-se pelo seguinte:

#### Capitulo da carta regia de 9 d'agosto de 1631

«Hauendo mandado, por cartas de 20 de junho do anno de 629 e 31 de «mayo proximo passado, que se me enuiasse relação de todos quantos officios «e ministros ordinarios e extraordinarios, de todas profissões, se prouem em «todos meus reynos e senhorios, assi p' my como p' todos os vizorreis, capi-«taes geraes ou outros ministros, por merçe minha ou faculdade implicita ou «explicita nelles, e do ordenado que tiuesem, e os emulumentos delles, e di-«reitos que sobre elles se pagão, se não ha satisfeito a isto ategora em todo «nem em parte; e para que tenha cumprido effeito o que mandey, e assy o «enuiarsseme a relação, que por carta de 22 de junho deste anno tenho pe-«dido, do que se costuma pagar na chançelaria, dos officios e mais couzas «que por ella passão, com o mais que se contem na mesma carta, uos enco-«mendo que de tudo façaes dar copia a João Paes de Mattos, a quem de mi-•nha parte encarregareis o cuidado de applicar o cumprimento desta orde, «e das mais que tenho dado e for dando para a execução e cobrança da mea «anata, e uos uá dado conta para que deis as ordens, que forem necessarias, «em tal forma que com effeito se cumprão logo todas; e aduirtireis aos tri«enuiando duplicados, triplicados ou quadruplicados p¹o perigo de «se perder. E todas estas relações ham de uir juradas, da pessoa

«bunaes e menistros, a quem tocar executallas, como tenho encomendado a «João Paes de Mattos esta deligençia, e lhe direis que terey consideração ao «como nisto me seruir, para lhe fazer merçe no que ouuer lugar. Phelippe «de Mesq.ta» — Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 169.

A camara de Lisboa, não tendo sido, ao que parece, mais solicita do que os outros tribunaes em fornecer declarações sobre os provimentos, que lhe diziam respeito, dos officios da cidade, entendeu, com sobeja razão, dever representar perante o monarcha, pedindo-lhe que a declarasse isenta do imposto da meia annata, bem como aos seus officiaes.

Da plausibilidade d'este pedido ainda hoje podemos avaliar pela seguinte

#### Consulta da camara a ci-rei em 33 de maio de 1633

«Viu-se n'esta camara a portaria inclusa com o capitulo de carta de V. «Mag.de, de 20 de junho de 629, em que V. Mag.de ordena que se faça rela-«ção dos officios, que a cidade tem provido de 22 de maio do anno passado a «esta parte, para d'elles, e dos mais que se fôrem provendo, se pagar a meia «annata; com o que pareceu que deviamos antes de tudo representar humil-«demente a V. Mag.de, que a camara d'esta cidade foi sempre mui estimada «e favorecida dos srs. reis, progenitores de V. Mag.de, mandando-lhe guardar «sempre seus antigos costumes e liberdades, tendo sempre respeito aos mui-«tos serviços, que em todas as occasiões lhe tem feito, nos quaes vae con-«tinuando por servir a V. Mag.de, a quem todos são bem notorios e reputa-«dos; e em razão d'elles lhe fez V. Mag.de mercê, inteirado de sua pouca renda «e muitos encargos publicos e forçosos, que ella, para melhor poder acudir á «despeza d'elles, pudesse levar das cartas dos officios, que ella provê em «vida e têem ordenado, a metade d'elle; e assim mais dos officios que ella «provê em vida, e não têem ordenado, a metade do que se avaliasse a res-«peito do rendimento de cada um anno; e das cartas dos juizes do crime, corphãos d'esta cidade e seu termo, e dos almotacés das propriedades, que «são triennaes e têem ordenado da camara, um marco de prata da carta de «cada um; o que tudo consta da copia da provisão que se offerece. E levando «a cidade este direito, de que V. Mag.de lhe fez mercê, vem a ser a mesma «meia annata, que V. Mag.de ordena se pague dos ditos officios, que já tem «cobrado e vae cobrando em virtude da dita graça; e não deve ser tenção de «V. Mag.de, que de um officio se paguem duas meias annatas.

«E além d'isto, posto que a memoria manda se lhe faça de todos os offi«cios, e o alvará ou lei que passou em 12 de setembro de 1631 — vid. coll. da «leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva — para se haver de pagar a meia an«nata, pareça comprehender tambem a camara d'esta cidade e seus officios, «pelas palavras tão graves e amplas de que usa, e pelo versiculo — E os of-

«a quem tocar dallas, e approuadas plos superiores e gouernado-«res, e tudo autorisado e original. E aquelles emulumentos que

«ficios de procuradores e solicitadores, etc. —, e pelo outro paragrapho que co-«meça — E os officios de juizes ordinarios e vereadores das cidades, villas e «logares d'este reino —, comtudo, como a dita lei não falle nomeadamente na «camara d'esta cidade de Lisboa e seus officios, se poderá dizer que não foi «tenção de V. Mag.de comprehendel-a, conforme ao que notam os DD. in «lege negot., cod. De negot. gestis; porque as cousas especiaes, especialmente «se hão de exprimir, e se pode entender, conforme a regra de direito, que a «inclusão e nomeação que a dita lei fez dos procuradores, solicitadores, al-«motacés, juizes ordinarios e vereadores das cidades, villas e logares d'este «reino, foi a exclusão da camara d'esta cidade, que não nomeou. Porque se a «lei quizera comprehender esta camara, e fôra essa a tenção de V. Mag.de, «por ella, como cabeça d'este reino, se havia de começar; e para isto assim «se poder entender, e que fôsse tenção de V. Mag.de, faz que todos os mais «officios, emolumentos e ordenados sáiam do principe e de sua real fazenda; «e assim é justo, suppostas as causas da dita lei, que se pague aquella pen-«são para o mesmo senhor. Porém os ordenados d'esta camara da cidade de «Lisboa sáem das rendas d'ella, e não do patrimonio real, que não paga or-«denados alguns da camara; e em tanto é isto assim que, quando V. Mag.de epromove algum desembargador ao cargo de vereador, não leva ordenado de «desembargador, como antigamente levava, das rendas de V. Mag.de, e só «leva o que a cidade lhe dá das suas.

«E assim os ordenados dos ditos officios e mais despezas que faz com seus «officiaes, e os provimentos d'elle, o não faz como donataria da corôa, mas «usando de seu direito, de que sempre esteve em posse e de que os srs. reis «d'este reino lhe deixaram sempre usar.

«Acrescenta esta razão que mandando V. Mag.de registrar a dita lei nas «secretarias, que nos tribunaes do desembargo do paço, conselho da fazenda, «mesa da consciencia e ordens, casa da supplicação e em todas as mais casas «subordinadas aos ditos tribunaes, o que a camara de Lisboa não é, a não «nomeou V. Mag.de especialmente, onde parece não ser tenção de V. Mag.de «comprehendel'a na dita lei.

«Pelo que pedimos a V. Mag.de, tendo consideração aos grandes serviços «que esta cidade lhe tem feito em tantas occasiões, e ás mais cousas que se «allegam, nos faça V. Mag.de mercê mandar declarar que a camara d'esta ci«dade e seus officiaes não paguem a dita meia annata, pois com suas rendas «sustenta os ditos officiaes, e com ellas serve a V. Mag.de com a promptidão «e boa vontade que V. Mag.de terá entendido; mandando-nos guardar e cor«roborar a dita provisão, de cuja real clemencia esperamos todos os bons ef«feitos que n'esta, com a devida humildade, pedimos, e se espera da gran«deza de V. Mag.de» — Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de fs. 29 v.

«não forem certos, senão accidentaes, se fará hum computo de «cinquo annos, e este se reputará por iguais partes, e aquillo se «reputara por juridico. E desta ordem se dara traslado aos meus «procuradores da coroa e fazenda, dizendolhes q minha uontade «he q corra pr sua conta a solicitação e execução desta ordem, «com aduertençia q. do que se faltar em sua observançia, dem «conta, prque senão se lhes fará cargo disso; e em falta de pro«curador, a quem legitimam. tocar fazer o mesmo, e esta de«mostração se entenda, se fará não soo com os q me servem em «meus conselhos da corte, senão em todos os mais que ha e to«das as partes donde ha tribunaes. E a mesma relação se me ha «de enviar dos officios militares e da guerra; e ordenareis q es«tes despachos se fação logo com toda brevidade, e que se reme«tão as partes a donde tocão, enviandosse certidão de como se en«tregarão. Phelippe de Mesq. ta»

#### Assento de vereação de 7 de julho de 1629 !

Que os officiaes da mesa do Bemaventurado Santo Antonio não pudessem dar outra applicação, no todo ou em parte, aos quarenta mil réis de juro legados por Francisco da Rocha, para dote d'uma orphã; a «sob pena de qualquer official, que os gastar em ou«tra cousa, ou parte delles, ainda que seja em obras da ditta «casa ou em outra qualquer cousa tocante a ditta confraria, pa«garão tudo de sua casa.»

# Assento de vereação de 17 de julho de 1629;

«Asentouse en mensa, oije, dezasete de julho de 629, pelos «abaixo asinados, que auendo respeito a esta cidade estar dezar«mada, e se offerecerem de prezente occasioins de se auer de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. u d'Assentos, fs. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A orphã, a quem por sorte coubessem os quarenta mil réis, era obrigada a casar no dia de Santo Antonio.

<sup>3</sup> Liv. 11 d'Assentos, fs. 285 v.

«uzar dellas en necessaria defenssam da propria cidade e mora«dores della, que para esse effeito, e pera se armarē os ministros
«da camara della e seus criados e mais ministros e cidadoins, que
«as não tiuerem, se comprassem duzentas armas de foguo, e as
«mais muniçoins necessarias; e que, pera este effeito, se ualha a
«cidade de qualquer dro que ouuer, posto que por emprestimo do
«real da auguoa.»

# Escriptura publica de 3 d'agosto de 1629 i

«Saibão quoamtos este estromento de paguamento e trespaso «vyren, que no anno do nasimento de Noso Senhor Jesus Xpo de «mil e seis sentos e vinte e noue, aos tres dias do mes de agosto. ena cidade de Lisboa, nos pasos da camara, estando ahy prezen-«tes. juntos en menza de vereasão, segundo estilo: Dom Jorge «Mascarenhas, conde de Castelo Nouo, do conselho destado de Sua «Magestade, prezidente do gouerno da dita camara e da junta do «comersio; e os doctores Aluaro Velho da Guerra, Andre Dal-«meida, Julyão de Campos Barreto, Manoel Jacome Brauo, Fran-«sisquo Rabello Homen e Dioguo da Cunha, dezenbarguadores de «Sua Magestade e da caza da suplicasão e vereadores da dita ca-«mara; Pero Vas de Villas Boas e Thome Dazeuedo, anbos do «abito de Xpo e procuradores da cidade, e Maximo Franquo, Pero «Fernandes, Fransisquo Alues e Manoel Dias, procuradores dos emisteres della, e por elles foi dito a my tabalião, perante as tes-«temunhas ao diante nomeadas, que ho dito senado da camara, a «instansia de Sua Magestade, asentara de entrar na companhia do «comersio com sento e sincoenta mil cruzados, paguos por tempo «de tres annos, a sincoenta mil cruzados cada anno; e, pera po-«der satisfazer este asento a tempo conveniente, pedio a Sua Ma-«gestade prouizão pera os juros, que na enposisão do real dagoa «estauão vendidos de dezasevs o milhar ate dezanoue, os nudesse «reduzir a preso de vinte o milhar, e que as mayorias que se «avensasen nesta redusão fossem aplicadas pera paguamento da

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 82.

«dita contia; a quoal provizão o dito senhor ouue por bem con-«seder, e aprovou o asento que a camara fes em vinte e hum de «janeiro do anno de mil e seis sentos e vinte e singuo, porque cordenou que este paguamento se fizese do prosedido da enposi-«são do real dagoa, vendendose nela os juros que fosem nesesa-«rios. E, en conprimento desta ordem, estando junto cantidade de «dinheiro de ambos os ditos efeitos, ordenou o dito senhor que «pera se acodir ao socorro da India e a outras nesesidades. que «então se ofereserão, se entreguase ao tezoureiro mor sincoenta «mil cruzados, dando en satisfasão delles doys padrois de juro en «sua real fazenda, que aos presos nelles declarados valem a mesma «contia menos seys tostoys, con clauzulla que a cidade os pudese evender e trespasar na forma que nos ditos padrois se comtem. «E tendo a cidade satisfeito o primeiro anno da dita obriguasão en «dinheiro de contado, pellos conhesimentos en forma que da dita «satisfasão lhe forao pasados pello tezoureiro geral da dita com-«panhia, e querendo hora satisfazer os sincoenta mil cruzados do «segundo anno, por se não achar o senado da camara con dinheiro «de contado, en respeito de Sua Magestade se aver valydo do que estaua destinado pera este efeito, asentou, demetindo de si os «ditos padrois, trespasandoos na dita companhia, como en efeito «demetio e trespasou, hum dos quoays padrois he de contia de «quoatro sentos nouenta e noue mil noue sentos e sesenta e doys «rš, en cada huu anno, de preso de dezasevs o milhar, ao quoal «respeito val sete contos noue sentos e nouenta e noue mil trezentos e nouenta e doys rs, asentado no almoxarifado da Torre «de Mencoruo, feito en vinte e doys dias do mes de dezenbro do «anno de mil e seis sentos e vinte e singuo; e o outro padrão de «seys sentos mil r\u00e3 de juro, de vinte ho milhar, asentados os equoatro sentos mil rs dele no almoxarifado de Sintra, e os du-«zentos mil rs no almoxarifado de Setuual, que valen, ao dito «preso de vinte ho milhar, doze comtos de reys, feito en dezaseys «de dezenbro de mil e seis sentos e vinte e sete; que anbas as «ditas contias fazen soma de dezanoue contos noue sentos nouenta «e noue mil trezentos e nouenta e doys rs, hos quoais a dita ci-«dade entregou e de loguo ha por entreguados a dita companhia «e seu tezoureiro, dos quoais ho dito tezoureiro da companhia «pasara conhesimento en forma. Hos quoais dous padrois elles

«prezidente, vereadores, procuradores da cidade e procuradores «dos misteres della, por esta escretura tirão, demitem da cidade «e os renunsião e trespasão na dita companhia e seus menistros, «pera que elles o posão cobrar, vender, trespasar e renunsyar, «asin e da maneira que ha dita cidade ateguora o fes e podia faezer, con as mesmas clauzullas, condisois e declarasoins que nos «ditos padrois se contem; con declarasão que a dita cidade não «fiquava hobriguada a, en tempo algum, fazer bons os ditos pa-«drois, nen os paguamentos deles, por se entreguaren como dianheiro efectiuo, por Sua Magestade se ter seruido do que para ceste efeito estaua aplicado, como asima se declara. E a dita com-«panhia, com as pesoas en quen ella os trespasar, terão hos di-«tos padrois e auerão por elles seus paguamentos, asin como os «auião de aver se direitamente conprasen as ditas contias de juro «a fazenda de Sua Magestade, sen ha dita cidade aguora nen en «tenpo alguu fiquar obrigada a fazer bon o tal juro, nen o tres-«paso, venda ou alheasão, de quoalquer natureza que seja, que a «dita companhia fizer, por quoanto fas entregua do valor dos di-«tos padrois, como se con efeito entreguara e paguara os ditos «sincoenta mil cruzados; fiquando por esta maneira a camara des-«obriguada do paguamento, que se auia de fazer a dita companhia «do primeiro e segundo anno, e no terseiro fara so paguamento «do que restar pera conprimento dos sento e sincoenta mil cruza-•dos, de cabedal con que asentou entrar na dita companhia do coemersio, a respeito do dinheiro que no primeiro anno con efeito «entregou, de que se tem pasados conhesimentos en forma, e da «contia que aguora entregua pelo valor dos ditos padrois. A quoal «renunsiasão e paguamento, pella maneira sobredita, ele, conde de «Castelo Nouo, prezidente do dito senado da camara, como preezidente que juntamente he da dita companhia, aprouou e aseitou «en nome dela, con todas as declarasois asima referidas, para cujo «comprimento, nos nomes que reprezentão, obriguão hos beys e erendas da dita camara, e asin os da dita companhia. E en teste-«munho de verdade asi o outorguarão e mandarão fazer este esetromento nesta nota, e della dar os treslados nesesarios, que pe-«dirão e aseitarão. E eu, tabalião, ho aseito en nome de quen to-«quar auzente, como pesoa pubriqua estipullante e aseitante. Tes-«temunhas que forão prezentes, etc.»

#### Carta regia de 17 d'outubro de 1629 l

«Conde presidente amigo, etc. — Foi Deos seruido de alumiar «hoje, que são dezassette do prezente, a rainha minha sobre todas «muito amada e prezada molher; e, sendo esta noua de tão uni«uersal contentamento para todos os vassallos destas coroas, por «a particular afeição que eu tenho aos dessa cidade, e conta que «della faço, me pareceo enuiaruola por esta minha carta, para que «o saibais o deis por uossa parte as graças, q se deuem a Deos, «por esta merçe tão grande: e assy vos encomendo que façais a «demonstração de alegria, q em semelhantes occasiões se costuma «fazer.»

#### Carta do arcebispo governador de 26 d'outubro de 1629<sup>2</sup>

«V S vio ontem o parecer do consº destado em resão das fes«tas, q̃ nelle se tratou, q̃ seria bem se fizessem nesta cidade,
«nesta occasião do nacimento do principe, ³ nosso sº ; e como a
«cidade, por cabeça do R¹o, toca principalm¹o esta demonstração
«publica, e S M¹o lho tem assim encarregado por carta sua, me
«pareçeo, por este escrito, significar a V S quanto conuem que
«V S trate a materia no senado, sem se perder hora de tpo, p¹a
«breuidade que pedem estas cousas, para q̃, considerada por todos
«esta obrigação geral e particular de cada hum, se disponhão a
«uencer as dificuldades q̃ se offerecerem e o tpo der de sy, de
«modo que, q¹o for posiuel, se ajustem as demonstrações q̃ se fi«zerem agora, com o q̃ se espera da cidade em occasião, tanto,
«por todas as circunstancias, p³ ser m¹o festejada. Nosso Sor etc.
«Da casa do gouerno, 26 de outtro de 629. Arcebispo de Lis«boa.»

E «sem se perder hora de tempo» foi em camara lavrado o

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Festas, fs. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Recebeu no baptismo o nome de Carlos, e falleceu de pouca edade.

### Assento de vereação de 26 d'outubro de 1629 !

«Aos 26 dias do mes de 8<sup>bro</sup> de 629 annos se asentou, pelos cabaixo asinados, q, pa se fazerem as festas do nasimto do prinasipe, nosso sor, se tomase por emprestimo, ao real dagoa, ate «contia de des mil tt<sup>dos</sup>, e q enq<sup>to</sup> se lhe não tornasẽ se lhe desse cos reditos delles, a rezão de uinte o milhar; e q se fisese hua «prosisão de grasas ao dominguo seguinte, \( \tilde{a} \) serão 28 deste dito «mes; e q no mesmo dia, a tarde, se representase comedias pu-«blicas no Tereiro do Passo e ruas da cidade, e q se fisesem por etres dias, a saber: dominguo, seg<sup>4a</sup> e tersa fr<sup>a</sup>; e q̃ se fisese hūa «mascara, en q entrase ate contia de sincoenta fidalgos, e q se «desse a cada hū, por ajuda de custo, ate contia de sincoenta «ttaos; e q se corrao touros no Tro do Passo, e q a despeza delles «se faça por cota da cidade, como he custume; e isto alem das «luminarias q se ordenarão pela cidade e pelas casas dos minis-«tros, e festas de folias e chacotas q nos dias e noites das ditas «luminarias se fiserem nella por tres noites continuadas; 2 e que «en considerasão da grande M q nesta ocasião do nasim<sup>to</sup> do prin-«sipe resebeo a Cristandade de Nosso Sor, e em particular este

<sup>1</sup> Liv.º n d'Assentos, fs. 287 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estas festas, em parte, não chegaram a ser effectuadas, naturalmente por circumstancias imperiosas.

Em primeiro logar a grande invernia, depois o desacato na egreja de Santa Engracia e a quaresma; finalmente, quando melhor se podiam fazer, já o tempo estava muito adiantado, e chegava-nos a noticia do ataque dos hollandezes á capitanía de Pernambuco.

Assim, as faustuosas e geraes manifestações de regosijo publico, que estavam determinadas em todo o paiz, pelo nascimento do primogenito do rei das Hespanhas e de ambas as Indias, em Lisboa fôram muito reduzidas; quernos parecer que nem por isso menos dispendiosas, porque tudo se preparara e estava a ponto d'ellas se realisarem.

Não sabemos se as impediriam mais algumas causas, além das que citamos. As trez primeiras designa-as a camara na consulta de 29 d'abril de 1630; a portaria do governo, da mesma data, menciona outra: — as indecencias que se praticavam nos palanques, que estavam armados no Terreiro do Paço, os quaes a referida portaria mandou desmanchar.

«reino, e a ordem q̃ do gouerno se teue com a carta de Sua Magde, «e o custume antiguo, apronado pelos reis deste reino, se asentou eq̃ se desse uistiaria a mesa, asim e da mesma manra q̃ sempre «se deu, e q̃ sendo esta a maior ocasião e de prinsipe erdro de «Espanha, e as cousas estarem em maiores presos, por rezão de «não uirem de fora na cantidade q̃ em outros tempos uinhão, se «asentou q̃ ao pto se desse duzentos mil rs, e a cada hū dos urea-«dores sento, e o escriuão da camra o mesmo, e a cada hū dos «procuradores da cidade oitenta mil rs, e a cada hū dos procura-«dores dos misteres sincoenta mil rs, pa o q̃, por uertude deste «asento, se pasara mo pa o thezro da cidade, Manoel da Fonsequa, «na forma custumada.»

### Capitulo da carta regia de 9 de novembro de 1629 1

«Em carta de S Mag.do, de 9 de nou.ro de 1629, para o Arçe-«bispo Gouernador destes Reinos.

«Encomendouos muito que, de minha parte, encarregueis aper«tadamente aos presidentes dos tribunaes dessa çidade, ao rege«dor da casa da suppçam e ao gou.ºr do Porto, o cuidado e vegi«lançia que hão de pór em enquerir e deuassar dos menistros,
«offiçiaes e pessoas, de qualquer quallidade que sejão, que que«brarem o segredo nas materias em que conuier guardarse, cada
«hũ na parte q̃ lhe tocar, e em se proçeder contra os culpados
«com todo o rigor de justiça. E nós o tereys da mesma man.ra de
«tomar exacta informação dos que nisto faltão a sua obrigação, e
«dandome conta daquelles que, por as quallidades dos officios em
«que me seruem, entenderdes conuier darseme de seu proçedi«mento nisto, para eu mandar ver que demostração se deue fazer
«com elles. Contra os demais que ouuer culpados, fareis proçeder
«com todo o rigor de justiça.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 130.

### Carta regia de 30 de janeiro de 16301

«Conde presidente amigo, etc. — Por quanto tendes offerecidoseruirme com duzentos soldados pagos por hú anno, e de presente mando leuantar nesse reyno hú terço de infanteria; e sendo esta gente tam necessaria para meu seruiço, como do Arceb.º «gouernador entendereis particularmente, me pareceo encarregaruos, como por esta carta faço, com todo o encarecimento que posso, o cumprimento deste seruiço de duzentos soldados, pagos por hú anno. E confio de vosso amor e lealdade que com muita promptidão o poreis assi em effeito, como de uos espero, de maneira que se possa cobrar logo a quantidade que isso importar, porque estimarey muito fazer delo com a breuidade que conuem, pelo muito que importa as cousas geraes de minha monarchia e elem comum desse reyno; e me auisareis de como o tendes eposto em execução, para folgar de volo aggradecer.»

# Assento de vereação de 9 de março de 1630<sup>1</sup>

Com autorisação do arcebispo governador resolve a camara emprestar um conto e oitocentos mil réis á companhia do commercio, a juro de dezeseis o milhar (6,25 º/o), sob um escripto de Diogo Rodrigues Lisboa, que se constituiu na obrigação de pagará cidade o principal e os redditos.

# Portaria do governo de 15 de março de 1630;

«Diz o Sr Arço gouer  $\tilde{q}$  veja V. S. esta consulta, e  $\tilde{q}$ , respeito «do estado  $\tilde{e}$   $\tilde{q}$  esta Mazagão, e o aperto de triguo ser de calidade  $\tilde{q}$  não ha la hu so grão, e por isso se come os caes e gatos, «ordene V. S. com o senado da camra  $\tilde{q}$  se não faça nexação ao

<sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv.º n d'Assentos, fs. 294.

<sup>3</sup> Liv. un do Provimento de pão, fs. 56.

«françes por esta uenda, p<sup>r</sup> q̃ assy o requere o estado deste «neg.º Ds. G.<sup>4</sup>• V. S. como desejo. Do paço, a 15 de m<sup>ço</sup> de «630.

«Restituame V. S. esta consulta co a reposta de V. S. — Luiz «Falcão.»

A consulta do conselho da fazenda, a que esta portaria se refere, tem egualmente a data de 15 de março de 1630, e é assim concebida:

«Sõr — O contrat.ºr do prouimento da uilla de Mazagão tem «comprado a hum Françes sesenta moyos de trigo, para enuiar a «dita uilla em hum barco castelhano, que leua poluora e outras cou«zas, ps se acudir a necessidade em que aquella frontr.ª està; e «porq o Françes o uendeo, com declaração que a camara desta «cidade o não molestaria pella dita cauza, o qual trigo está nas «terçenas e não no Terreiro; e por não auer de prez.º donde se «possa acudir a esta necessidade tão perçiza: pareçeo ao cons.º «q V. Mag.ª deue mandar logo a camara desta cidade deixe liure«mente carregar o dito trigo, não dando molestia ao Françes q o «uendeo nem ao contrat.º q o comprou, uisto o eff.º para que he, «e estar o barco para partir com o dito tr.º, e não auer outro «donde se faça este prouim.º, senão do Terreiro desta cidade, q «sera mayor inconueniente. •

### Consulta da camara ao governo em 29 d'abril de 1630 <sup>2</sup>

«Senhor — A cidade, uzando de seu antigo costume e obriga-«ção, detreminou fazer húa mascara e correr touros e outras fes-«tas em aplauso e alegria do nascimento do prinçipe, nosso s.ºr, «que Deus guarde, e a este resp.to se ordenou o palanque que «está feito no Terr.º do Paço, e o mais necess.º pera a ditta mas-«cara, o que at'agora se não effectuou por entrar a quaresma, e «as agoas do inuerno não darem lugar, e despoes succeder o caso

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. • 1 de Festas, fs. 226.

«de Sancta Engracia. <sup>1</sup> Agora que o tempo melhora, conuira q̃ «V. Mag. <sup>do</sup> mande declarar se se hão as dittas festas de leuar ao

<sup>1</sup> O caso succedido na egreja parochial de Santa Engracia, situada extramuros da cidade, a que se refere a consulta, foi o roubo das particulas consagradas, occorrido em janeiro de 1630, na madrugada do dia 15 ou do dia 16.

O intuito apparente do criminoso foi o de desacatar a religião de Christo, pois que em nenhuma outra cousa mais buliu além das hostias, deixando o cofre, que era de valor, e as demais alfaias da egreja. E' possivel que n'uma epocha tão fanatica, em que a religião dominava ainda inteiramente os espiritos, o impio, se não foi mais do que um, na occasião de commetter o abominavel attentado, horrorisando-se da enormidade da offensa á magestade divina, não tivesse animo de levar por diante o roubo, e fugisse deixando espalhadas pelo chão as hostias, que o pavôr lhe não permittiria levantar e restituir ao sacrario. E d'ahi talvez não fôsse nada d'isto.

No «Anno Historico» vem assim descripto o sacrilego acontecimento, que tanto ruído e sensação produziu na cidade:

«Na manhã do mesmo dia (15 de janeiro), anno de 1630, se achou aberta «ou arrombada a porta do sacrario da freguezia de Santa Engracia, situada «fóra dos muros de Lisboa, e furtadas d'elle as fórmas consagradas. Foi in«crivel a commoção que causou este atroz sacrilegio; lançando-se logo pregões «que nenhuma pessoa, sem nova ordem, saísse de sua casa, e sem dilação «discorreram por todas as da cidade os ministros da justiça, inquerindo, com «exactas diligencias, que pessoas haviam saído fóra na noite precedente, e «em que parte haviam estado. Achou-se que um homem ordinario, chamado «Simão Pires Soliz, havia estado fóra, e, sendo perguntado onde, não respondeu a proposito, antes com grande turbação; ajuntaram-se outros indicios, «que cahiram sobre ser homem turbulento e christão novo, e por elles foi «condemnado a ser queimado vivo, cortando-lhe primeiro as mãos. A muitos «pareceu accelerada e rigorosa esta sentença, visto não haver prova conclu-«dente, nem confissão do reo; mas todavia se executou na fórma sobredita.

«D'aquelle sacrilego roubo, fôsse qual fôsse o autor, tirou a providencia de Deos grandes vantagens de gloria accidental sua, e de utilidade espiriatual dos fieis, porque logo se instituiu n'aquella egreja uma nobilissima irmandade de cem fidalgos dos mais illustres de Portugal, os quaes, com o eglorioso nome de Escravos do Santissimo Sacramento, o servem com singulares demonstrações de zelo, amor e veneração. Todos os annos o festejam atrez dias com luzidissima pompa, começando d'este, em que estamos, e an'elles trazem publicamente sobre o peito, pendente de um listão encarnado, uma medalha com os signaes da sua escravidão, de que muito se prezam, «como devem.

«N'este primeiro dia faz a festa a capella real, com assistencia dos reis e «infantes; no segundo e terceiro a fazem varias religiões por seus turnos, e

«cabo; e, sendo seruido, mandara a cidade preparar os touros e «tudo o mais pera o tempo  $\tilde{q}$  V. Mag. de mandar apontar, quando

«quasi todas vão em communidade adorar o Sacramento a diversas horas dos «trez dias. Na tarde do ultimo assistem outra vez as pessoas reaes, e na pro«cissão, com que se dá fim á festa, levam as primeiras varas do palio. Tra«balha-se em uma nova egreja, que, acabada, será uma das mais insignes «fabricas de Portugal.»

Como se vê, a sociedade ecclesiastica, fradesca, inquisitorial e hypocrita carecia d'uma victima para sacrificar em holocausto á divindade ultrajada; queria remir o monstruoso crime de lesa religião com um repugnante crime de lesa humanidade. E desde que não apparecia o mysterioso culpado, a victima estava por sua natureza indigitada: o christão novo.

Todas as classes sociaes em Portugal estavam n'essa occasião muito irritadas com os christãos novos, porque elles tinham tido recursos e manha bastante para obterem d'el-rei D. Filippe a carta regia de 17 de novembro de 1629, que era uma enormidade!

Ora veja-se o que a audacia d'aquelles inimigos da fé conseguiu da regia clemencia:

«E agora, por justas causas e respeitos que a isso me moveram, havendo-o «mandado ver, hei por bem e me praz que as pessoas da dita nação dos «christãos novos, possam livremente, sem licença minha, nem fiança alguma, «irem d'estes meus reinos e senhorios para fóra d'elles, com casas movidas «ou sem ellas, por mar ou por terra; e da mesma maneira possam ir á India «e todas minhas conquistas, commercio e senhorios d'estes meus reinos, e es-tarem nas ditas partes, sem serem obrigados a fiança, nem a se tornarem em «tempo certo; e que possam outrosim livremente, sem licença alguma, vender «seus bens de raiz, juros, tenças e outras rendas.

«E isto sem embargo da dita lei d'el-rei D. Sebastião, e provisão da de«claração d'ella, e da dita lei d'el-rei D. Filippe, meu senhor e avô, de 27 de
«janeiro de 1587, e da dita provisão d'el-rei, meu senhor e pae, de 13 de
«março de 1610, e de quaesquer outras leis e ordenações d'estes reinos, e re«gimentos, provisões e ordens que em contrario haja, que todas e cada uma
«d'ellas, com todas as clausulas, condições e penas n'ellas conteúdas e de«claradas, revogo e hei por revogadas e annulladas, como se cada uma d'el«las de seu theor se fizera expressa e especial menção, e assim e da maneira
«que se contem nas cartas d'el-rei, meu senhor e pae, de 4 de abril e 31 de
«julho do dito anno de 1601, que revalído, para que fiquem em sua força e
«vigor, e se cumpram e guardem, como n'ellas se contem; com declaração
«que não poderão levar dos ditos reinos, em ouro, prata nem mercadorias
«vedadas, seus bens.

«E outrosim hei por bem que as denunciações e causas, que estiverem da-«das e correram até ao presente, por razão de algumas pessoas da dita na«não tratara a cidade de atalhar as despezas, que fas na guarda «do ditto palanque, e touros e mantim.to delles.»

«ção se haverem ausentado e saído fóra do reino sem minha licença, ou sem «fiança, ou por haverem perdido as fianças que tinham dado, ou por haverem «vendido suas fazendas, sem licença minha, ou por outro qualquer modo hou«verem encontradas as ditas leis e prohibições, cessem de todo e não vão mais «por diante, nem se recebam outras fundadas nas ditas causas, pondo-se em «todas perpetuo silencio, e levantando-se quaesquer sequestros e embargos, «feitos por razão das ditas denunciações e causas pendentes.

«E mando aos juizes e ministros, a que o conhecimento d'ellas pertencer, «e a quaesquer outros não procedam mais n'ellas, nem por via alguma conhecçam de requerimento, que sobre o seguimento d'ellas se lhes fizer, porque «os dou por inhibidos, e lhes tiro toda a jurisdicção para o poderem fazer; «com declaração que isto se não entenderá nas causas que estiverem sentenciadas, por sentenças passadas em julgado, até 15 do mez d'outubro d'este «anno de 1629.» — Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

Basta! Não faltava mais nada do que egualar em direitos o christão novo a qualquer homem de sangue limpo!

Havia muito que a indignação geral recrudeseia com certas concessões, que D. Filippe fizera á raça proscripta, exactamente quando em Portugal se esperavam providencias que oppozessem uma barreira á diffusão do judaismo.

Os hebreus, porém, eram ricos; D. Filippe amigo do fausto e dissipador; e o patrimonio real cada vez se encontrava em maiores apuros, porque a fazenda ia definhando a olhos vista.

O governo de Castella, já muito antipathico aos portuguezes, acabou, com estes actos impoliticos, por converter a antipathia em profundo rancor e em odio declarado.

Os povos, molestados na sua dignidade e nos seus interesses, sentiam-se agora feridos na sua crença; e incitados por os ministros da egreja, accusavam abertamente o governo castelhano de traficar com as cousas da religião.

A carta regia de 17 de novembro de 1629, accendendo as iras dos povos, produziu uma explosão geral contra os israelitas, que mais uma vez soffreram as violencias da cega intolerancia dos christãos.

Calcule-se o que em Lisboa poderia resultar do caso mysterioso das hostias na egreja de Santa Engracia! Com que momento perigoso havia de incidir aquelle sacrilegio! .

Era facil reproduzirem-se, porventura mais selvagens ainda, as scenas de carnificina que occorreram no reinado de D. Manuel por motivo muito mais insignificante!

As justiças bem conheciam a exaltação dos animos, e fasen do convergir as attenções sobre o desditoso Simão Pires Solís — que, ao contrario do que

Despacho do governo:

«Por uia do pte da cam<sup>ra</sup> se entendera nella o que se ordenou «nesta mat<sup>a</sup> antes de se receber esta consulta. Lx.<sup>a</sup>, a 29 de abril «630.»

A resolução é a que consta da seguinte

#### Portaria do governo de 29 d'abril de 1630¹

«Diz o s<sup>or</sup> Dom Diogo de Castro, <sup>2</sup> que o intento com q̃ se or«denarão os palanques no Terro do Paço foi muy deuido, e a cido
«se ouue nelle como se espera della em todas as occasioes do
«seruço de S Mdo, mas q̃, como não foi posiuel ategora usarse
«do intento, ja agora cessa, e q̃ se estão perdendo as madra, e
«ha indecencias nelles; e q̃ asim ordene V S q̃ a cama mande
«desmanchar o seu palanque, ³ e q̃ o mesmo se ordena aos mais
«tribunaes.»

refere o «Anno Historico,» outros affirmam que era homem de boa condição social, ainda que christão novo —, condemnaram-n'o... immolaram-n'o talvez á salvação de muitos, fazendo-o padecer uma sentença barbara e iniqua : tão iniqua, que, como em outro local dissemos, as vozes de muitas gerações lhe chamaram a vingança d'um rival.

O supplicio do desventurado Simão Pires Solís effectuou-se pela tarde do dia 3 de fevereiro de 1631, no campo de Santa Clara. No proprio local da execução foi mais tarde levantada uma cruz de pedra, que a camara municipal d'ali mandou remover depois do anno de 1834.

Essas despezas, porém, nem ella o pediu, que nos conste, nem lhe fôram levadas em conta no pagamento d'alguma contribuição, como parece ter succedido com as municipalidades de Torres Vedras, Porto e Elvas. — Vid. provisão do desembargo do paço de 15 de janeiro de 1630 e carta regia de 31 de maio do mesmo anno, na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

<sup>1</sup> Liv.º I de Festas, fs. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conde de Basto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comquanto a parte mais brilhante e dispendiosa do programma para as festas do nascimento do principe não chegasse a effectuar-se, a camara gastou tanto ou mais do que se ellas tivessem sido feitas por completo.

### Carta regia de 30 d'abril de 16301

«Conde presidente amigo, etc. — Desejando eu accudir com «toda a breuidade ao remedio do danno, que os enemigos tiuerem «feito no Brasil, <sup>2</sup> com forças bastantes a lançalos de Pernambuco,

<sup>1</sup> Liv. <sup>1</sup> I da Comp. <sup>1</sup> e outros serviços a S. Mag. <sup>1</sup> de, fs. 88.

<sup>2</sup> Como em outro logar dissemos, quando em todo o pais, com boa ou má vontade, se davam largas aos festejos officiaes para celebrar o nascimento do principe herdeiro, chegava a Lisboa a noticia da tomada da capitanía de Pernambuco pelos hollandezes.

Era mais um grande revez a acrescentar ás enormissimas attribulações, que nos ultimos annos opprimiam esta malfadada nação.

De facto, a 16 de fevereiro de 1630, cahira em poder das tropas neerlandezas a praça d'Olinda, ao Norte do cabo de Santo Agostinho, e então séde da capitanía de Pernambuco.

E' facil de imaginar a impressão dolorosa que tal noticia produziu no animo dos portuguezes, sempre tão affeiçoados ás suas descobertas e conquistas d'além mar, e que assim eram mais uma vez feridos simultaneamente no amor proprio e nos interesses commerciaes.

A nova desgraça, porém, colhia-os n'um periodo em que se tornava difficil, muito difficil impôr-lhes quaesquer sacrificios, appellando para o seu patriotismo.

As prepotencias de D. Gaspar de Guzman, valído d'el-rei, tinham azedado os espiritos, produzindo uma reacção muito particular em todas as classes da escala social, reacção que se manifestava principalmente, e tanto quanto as circumstancias o permittiam, na resistencia pela enercia aos mandados e ordens emanadas do poder central.

Lembrados estamos das violencias empregadas por Olivares, para levar a bom termo a sua maravilhosa concepção de acudir com soccorros continuados por seis annos ao estado da India.

A cidade de Lisboa, á qual, quando não era no todo era na maior parte, se exigiam os meios extraordinarios de occorrer ás despezas geraes do estado, teve de assignar para essa grande empreza com o cabedal de 200:000 cruzados (80:000\$000 réis), pagos por seis annos, em quotas eguaes para cada anno; posto que entendesse não dever tal contribuição, por haver outros recursos, que menos onerosos se tornariam ao povo, conforme o insinuou a el-rei; mas accedeu a fazer a promessa d'aquelle importante donativo, com certas clausulas que exarou no assento de 5 de outubro de 1628, bem disposta, ao que parece, a tornal-as effectivas em qualquer caso.

Illudiu o governo de D. Filippe algumas d'essas clausulas ; satisfez principalmente á que exigia um beneplacito apostolico que permittisse a cobrança «e de qualquer outra praça em que ajão tomado pee naquele es-«tado, atalhando os mayores dannos, que em tanto prejuizo de

do real d'agua aos ecclesiasticos, e guardou significativa reserva acêrca d'outras.

Não levantou, como se lhe pedira, o contrabando no reino, nem ao menos entregou a sua administração a ministros portuguezes; differiu o negocio para mais tarde, comquanto simulasse não o impugnar. E quanto á restituição dos bens da corôa alheados a estrangeiros nenhuma resolução tomou.

Sendo estas duas questões as que mais traziam os povos escandalisados, e envolvendo ellas duas das referidas clausulas, a cidade não deu execução á cobrança dos 200:000 cruzados e aguardou a decisão d'el-rei.

Tal era a situação em que as cousas se achavam, quando correu em Lisboa a noticia da tomada de Olinda, o que não causou surpreza, mas produziu justissima indignação, porque a côrte de Madrid fôra avisada de que nos portos de Hollanda se preparava nova expedição á terra de Santa Cruz, especialisando-se que o ponto de ataque seria a capitanía de Pernambuco; e esse aviso chegara muito a tempo de se tomarem providencias acertadas, que frustrassem o exito da expedição.

Ora D. Filippe e o seu valido tinham o espirito dominado por uma extravagante fantasia, que dava singular orientação ao seu modo de vêr acêrca das colonias portuguezas: estimavam que ellas cahissem em poder dos inimigos para adquirirem a gloria de as rehaver e dilatar ainda mais.

Foi talvez essa idéa fixa a causa d'elles não darem importancia ao aviso, de modo que os soccorros enviados a Pernambuco limitaram-se aos pouquissimos, que os governadores do reino puderam organisar, e que partiram com Mathias d'Albuquerque em trez caravelas.

O conde duque d'Olivares não seguia a boa doutrina que encerra o nosso dictado — mais vale prevenir do que remediar; e porque não soube prevenir pretendia remediar.

A' camara de Lisboa veiu a carta regia de 30 d'abril de 1630, a que nos estamos referindo. A mesma aria escripta n'outra clave.

Desejando acudir com toda a promptidão ao remedio do damno que os inimigos tivessem feito no Brazil, etc., etc.; havendo de ser tão grande a despeza, e estando a fazenda real tão exhausta e impossibilitada, mais uma vez appellava para a antiga lealdade do povo da capital, por ser a necessidade tanta e a occasião tão apertada, esperando ajuda valiosa em tudo o que conviesse ao fim que se pretendia.

Parece que com os mesmos logares communs, mulatis mulandis, fôram convocados os demais concelhos do reino, para o fim de contribuir com a sua quota parte nas despezas que demandavam os aprestos das forças navaes, que o governo de D. Filippe pretendia enviar á restauração de Pernambuco. A Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva cita uma carta regia, datada de 28 de maio de 1630, dirigida n'esse sentido á camara da villa de Torres Vedras.

«meus reynos e vassalos causarião, se nelle se arreigassem, tenho «resoluto que se juntem as armadas de ambas as coroas de Cas-

A cidade de Lisboa, porém, respondeu com um assento de vereação, em que applicava aos soccorros de Pernambuco, no todo ou em parte, os duzentos mil cruzados que haviam de ser pagos em seis annos para a defeza do estado da India, com as condições exaradas no assento de vereação de 5 de outubro de 1628, e permittindo se acrescentasse mais 1 % ao direito do consulado.

Esta resolução da camara, provavelmente a unica que se antolhava compativel com as debilitadissimas forças, a que a cidade estava reduzida pelos continuados tributos e donativos, com que a molestavam, e ainda por outras razões, a que já em outro logar alludimos, não agradou a el-rei nem ao seu predilecto ministro, como se póde presumir, e a seu tempo veremos na longa serie de documentos sobre a recuperação da provincia de Pernambuco, existentes no archivo da cidade. Acompanharemos este negocio no demorado periodo que elle durou, e que se estendeu muito além do reinado de Filippe III; porque as forças neerlandezas, vencendo a heroica resistencia que lhe oppuzera Mathias d'Albuquerque, alastraram o seu dominio n'aquella provincia, e a Hollanda conseguiu emfim estabelecer uma importante colonia no Brazil, conservando por bastante tempo em seu poder os territorios, que havia conquistado, e de que os portuguezes só conseguiram despojal-a inteiramente no anno de 1654.

Por agora convem conhecer o modo de pensar dos ministros da vereação, sobre o novo sacrificio que el-rei exigia á cidade para soccorrer Pernambuco.

Appenso á carta regia, a que esta nota diz respeito, encontra-se uma minuta que tem no alto as seguintes palavras:

«1630 Maio»

«Assento que se tomou sobre a offerta para o soccorro do Brazil.»

Esta minuta, que já vamos transcrever integralmente, e de que o assento de vereação de 11 de maio de 1630 é apenas o resumo, traduz o sentir, a disposição d'animo e as primeiras impressões, digamos assim, dos ministros a quem estava confiado o governo da mui nobre cidade de Lisboa, cabeça e honra dos reinos de Portugal e Algarve, no anno da graça de Nosso Senhor Jesus Christo de 1630, sob o despotico governo de D. Filippe, o Grande, e relativamente á questão sujeita.

Contem o assento tal como a vereação o pretendia fazer lavrar, e serviu para dar conta ao governo da resolução tomada. Como veremos foi alterado na fórma, mas não na essencia; e o negocio levou tempo a decidir, porque só em 18 d'agosto pôde ser exarado no livro competente, e ainda assim fóra do respectivo logar, o assento a que acima nos referimos.

Eis o theor da minuta:

«Sendo S. Mag.de servido de mandar significar a este senado, por carta «sua de 30 d'abril de 1630, o grande cuidado com que estava de acudir, com

«tella e Portugal, e com toda a breuidade passem ao Brasil a por «em effeito esta empresa, como mais particularmente o entende-

etoda a brevidade, ao remedio do damno que os inimigos tinham feito no «Brazil, para, com todas as forças bastantes, os lançar fóra d'aquelle estado, «atalhando-lhe outros maiores damnos, que em tanto prejuizo de seus reinos causariam, se n'elle se arreigassem; e tendo resoluto que se ajuntem as ar-«madas de ambas as corôas de Castella e Portugal, que com toda a brevidade «possivel passem ao Brazil a pôr em effeito esta empreza; e que havendo de «ser a despeza tão grande, se achava sua fazenda tão exhausta, por razão «das impossibilidades de que tinhamos noticia; e que, fiando da promptidão «e antiga lealdade, com que esta cidade e moradores d'ella se empregaram «sempre no serviço dos srs. reis, seus predecessores, e seu, esperava que, «por ser a necessidade tal e tão apertada, se dispuzesse esta cidade ao ser-«vir em fórma que se pudesse conseguir a dita empreza; e considerando-se etodas as ditas razões, e as mais que em ordem a esta cidade e reino tocão «em particular; desejando servir a S. Mag.de e ao bem commum d'este reino, «assim no que toca ao espiritual, por serem estes inimigos hereges, como ao \*temporal, pelo muito que este reino depende d'aquelle estado, o que tudo obriga a acudir á dita necessidade, com todas as forças possiveis ; sentindo, «porém, não o poder fazer com tão larga mão, como desejava, pelos muitos eserviços que de pouco tempo a esta parte tem feito a S. Mag.de em outras «occasiões, como é notorio: se assentou, pelos abaixo assignados, que se res-«pondesse a S. Mag.de houvesse por bem que o soccorro, que estava promet-«tido ao estado da India, por tempo de seis annos, se applique, ou em todo «ou em parte, para este effeito, pelo tempo que durar a recuperação d'aquelle «estado, e n'elle estiverem os inimigos, na fórma em que estava offerecido, e «S. Mag.de o tinha acceitado, sobre o que se tinha escripto a S. Mag.de, e «se esperava resolução para poder correr a imposição do real do vinho «e carne, que para esse effeito estava ordenada; e que outrosim a cidade «consentirá que se acrescente mais um por cento no direito do consulado, «além dos trez que até agora se pagavam, emquanto durar a dita causa; com declaração que a cidade a cobre dos ministros porque hoje corre, e que cassim este dinheiro, como o do real d'agua, se metta no cofre de trez cha-«ves, que ha de estar na casa de Santo Antonio, para não saír d'elle, salvo «quando se empregar no dito effeito; e que, cessando a dita guerra, o possa •a cidade extinguir, sem mais intervenção de S. Mag.de

«E no que toca ao real d'agua haverá S. Mag.de beneplacito de S. Santiudade, para se poder commutar da India para o Brazil.

«E que se deve representar a S. Mag.de se sirva de mandar deferir á consulta da cidade sobre os bens da corôa, alheados a estrangeiros, de cuja eresposta pendia a execução dos duzentos mil cruzados ofierecidos para a India, pois é materia de tanto seu serviço, e por falta da dita resposta se enão deu até agora á execução.

«reis dos meus gouernadores. E porque, hauendo de ser a desapesa tão grande, se acha minha faz.ª tam exhausta e com as impossibilidades de que tendes noticia; fiando da promptidão e antigua lealdade, com que essa cidade e os moradores della sempre se empregarão no seruiço dos senors reys meus predecessores e meu, me pareceo dizeruos que, por ser a necessidade tal e tam apertada, espero que uos disponhais a ajudar em tudo o que conuier ao fim do que se pretende, na forma que os gouernadores vos appontarem, de modo que se não falte a occasião presente em que tam interessados estam todos meus reynos, e tam particularmente essa cidade. E deueis estar certos que, em gearal á cidade e em particular aos ministros e officiaes della, o ey de aggradeçer muito, e ter de tudo memoria pª folgar de uos fazer merce no q se offerecer e ouuer lugar.»

### Assento de vereação de 11 de maio de 1630 <sup>1</sup>

«Aos 11 dias do mes de março de 630 annos se asentou em «mesa  $\tilde{q}$  en consideração das cartas,  $\tilde{q}$  Sua Mg. de foi seruido de «lhe mandar escreuer, sobre se acudir a Pernambuco, e ao  $\tilde{q}$  Sua «Mg. de espera della, e do  $\tilde{q}$  sempre fes en ocasioes semelhantes, « $\tilde{q}$  o socorro  $\tilde{q}$  por tempo de seis anos estaua oferesido pa o es-«tado da India, se aplique pa o do Brasil, pelo tempo  $\tilde{q}$  duras  $\tilde{e}$  e «estiuesem nelle os inimigos; e  $\tilde{q}$  ao dr $^{to}$  do consulado,  $^{2}$   $\tilde{q}$  he de

<sup>«</sup>E que, pois S. Mag.de, por carta sua de tantos, respondeu á consulta que «a cidade lhe fez sobre a materia do contrabando, em que pedia fôsse ser«vido de o levantar, ou, quando por razões de estado o não pudesse fazer, o «commettesse a ministros portuguezes, para assim se evitarem as queixas, «que os estrangeiros têem dos ministros porque hoje corre, ao que S. Mag.de «fez mercê responder, não o negando, mas differindo-o para melhor tempo, «se lhe peça que n'esta occasião se sirva de o mandar commetter a ministros «portuguezes, para que assim fiquem mais animados os moradores d'este «reino a contribuirem com tão continuados donativos e tributos.» — Liv.º 1 da Comp.º e outros serviços a S. Mag.de, fs. 90.

<sup>1</sup> Liv. n d'Assentos, fs. 298 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Era o direito que se pagava pela exportação de mercadorias, e se applicava ás despezas da marinha de guarda-costas.

Foi estabelecido em Portugal no anno de 1592.

«tres por sento, se acresente mais hū por sento, de manra q̃ se «pague qtro por sento; e q̃ todo se aplique ao mesmo estado do «Brasil por enqto durar a guerra nelle; a e q̃ seja com as mesamas aduertensias q̃ se tem feito a Sua Mg.de, e com as mais q̃ «de nouo se asentarao em mesa. Este asento ouuera de ser lan-«sado neste liuro, a folhas 295, o que não pode ser por não auer «lugar e auerse de dar conta delle ao gouerno, como se deu; mas «mandouse lansar aqui. Em mesa 43 dag.to 630.»

# Assento de vereação de 12 de junho de 1630<sup>2</sup>

A cidade faz esmola de 240,000 réis ao hospital de Todos os Santos, isto em razão das necessidades que a Misericordia lhe representou.

<sup>1</sup> No mesmo dia em que a cidade tomava esta resolução, enviava a sacra catholica e real magestade d'el-rei D. Filippe rv de Hespanha e m de Portugal o seguinte soccorro para combater os hereges e inficis no Brazil:

<sup>«</sup>Em carta regia de 11 de maio de 1630 —

<sup>«</sup>No correio extraordinario, que despachastes em 30 do passado, se recebeu «a consulta do conselho d'estado, sobre o successo de Pernambuco; e, havendo visto e considerado tudo o que nelle se aponta, e contem os papeis «que vieram com ella, tocantes a este negocio:

<sup>«</sup>Em primeiro logar me pareceu encommendar-vos, como o faço, ordenar«des que se dêem a Deus muitas graças, pelo que se serve que succeda con«tra esta monarchia, em todas as partes; e que se façam continuas rogati«vas, para que Nosso Senhor aplaque a rigorosa mão, que parece estes ulti«mos annos ha mostrado enojada contra nossos peccados, tão justamente;
«e o mesmo hei ordenado se faça em todos meus reinos, por este negocio do
«Brazil;

<sup>«</sup>E nem mais nem menos vos hei por mui encommendado velardes, e fa-«zerdes que em todo o reino se vele, sobre a administração da justiça, e sa-«tisfação de aggravos e reparo de damnos de pobres, castigo de peccados «publicos e secretos, de assento;

<sup>«</sup>E ao bispo inquisidor geral e conselho da inquisição mando tambem en«carregar por as minhas cartas, que com esta vão para elles, que lhes fareis
«dar, velarem sobre o mantimento de nossa sagrada religião, e exemplar cas«tigo contra os herejes infieis, com o castigo devido á sua perfidia, e o bom
«tratamento, reparação e favor com os innocentes e fieis. Christovam Soares.»
— Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º n d'Assentos, fs. 295.

### Carta regia de 29 de junho de 16301

«Conde presidente amigo, etc. — Fico vendo o que escreuestes, «em carta do primeiro deste mes de junho, dandome conta do ap«perto a que pode chegar o R.no por falta de pam neste anno, «pelo estado em que estam as nouidades de todo elle, e cartas «que pedis para o conde de Sorá e Gabriel de Roy; e porque o «conde he vindo de Alemanha e Gabriel de Roy tem outras ocu«pações, me avisareis de outras pessoas que uos pareção conue«nientes para isto; e vos encarrego que tratteis com os mercado«res dessa cidade, que por sua via mandem tambem vir daquelas «partes, e das mais que puder ser, toda a quantidade de trigo que «for possiuel, para que com isso se remedee a falta que pode ha«uer delle no Reyno.»

### Carta regia de 30 de junho de 16302

«Conde presidente amigo, eu el-rei vos envio muito saudar, «como aquelle que amo.

«Havendo visto o que me escrevestes pela via do governo, «acêrca do serviço que mandei me fizesse a camara para o soc-«corro de Pernambuco, <sup>3</sup> me pareceu dizer-vos que, sem mais

<sup>1</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 58.

<sup>2</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 224 v.

<sup>3</sup> No liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 229, encontra-se um registro a que não puzeram data, nem lh'a podemos fixar, e que tem por epigraphe:

<sup>«</sup> Carta que o conde de Castello Novo dis que escreveu a S. Mag.de.»

Aquelle — dis — parece deixar alguma duvida, sobre se a carta effectivamente chegou a cruzar a distancia que vae de Lisboa a Madrid.

Ficará esse negocio á consciencia do illustre conde presidente, e de quem assim fez ou mandou fazer o registro; e quer a carta chegasse ás mãos d'elrei ou não, o certo é que ella offerece bastante interesse para a historia, na epocha de que nos vamos occupando, e portanto transcrevel-a-hemos sem mais commentarios:

<sup>«</sup>Sabbado, que fôram 2 d'este mes, chamou o conde governador, e me deu

«dilação, façaes tomar resolução na camara na quantidade do ser-«viço que ella me ha de fazer, e nos effeitos d'onde o ha de tirar;

«a carta que V. Mag.de foi servido escrever-me em 29 do passado, resposta «da em que avizei a V. Mag.de o serviço, que a cidade tinha feito para o «soccorro de Pernambuce; e diz-me V. Mag.de que nos meios, que tomava «a cidade, não ficava fazendo com effeito nenhum serviço, porque os 200:000 «cruzados, que a camara tinha offerecido sobre o real d'agua, e se haviam «de cobrar em seis annos, eram concedidos e applicados para o soccorro da «India, tão necessario; e o um por cento, que se devia acrescentar no consu- «lado, era materia que havia de correr por outra via.

«A esta carta tinha respondido ao governo com o papel, cuja copia será «com esta, em que representava o miseravel estado do reino; e que, suppondo «que não havia cousa que vender na camara, como nas occasiões passadas, «não podia saír este serviço senão por duas maneiras, ou por finta ou por novo «tributo, e que em ambos estes meios havia terriveis inconvenientes e muito «que considerar; e que nos que eu tinha assentado havia grande repugnan—«cia do povo; comtudo estava prestes para me sacrificar em serviço de V. «Mag.de (que não julgo por menos o entrar n'estas materias, em que tenho «padecido tanto), porém que se me dessem por escripto os meios, que devia «de intentar, como V. Mag.de fez quando me mandou tratar do soccorro da «India, dos quaes se me deu instrucção.

«Esperando resposta do governo, d'este papel, me tornou a chamar o conde «governador, e me deu outra carta de V. Mag.de para a camara, escripta em «31 do passado, resposta da que a camara escreveu a V. Mag.de, em razão «do que tinha feito para este soccorro de Pernambuco, a que V. Mag.de res«ponde o mesmo que me tinha escripto em carta de 29, dizendo-lhe tambem «n'ella as palavras seguintes: — E quanto ás cousas, que me lembraes e pe«dís, as fico vendo, e mandarei responder a ellas a seu tempo, como me pa«recer conveniente ao bem commum d'essa cidade e reino, de que tenho par«ticular cuidado.

«E vendo-se que em tempo que a cidade esperava que V. Mag.de lhe man«dasse deferir a estas pretensões, em que não vae a ganhar mais que o ser«viço de V. Mag.de, e a conservação dos privilegios d'este reino, jurados por
«V. Mag.de, e que com as esperanças de terem effeito se animava, sem o pa«recer do povo, servir a V. Mag.de, me pareceu, com o zelo que tenho do ser«viço de V. Mag.de, que não convinha dar esta carta, communicando-o pri«meiro ao conde governador, entendendo que não serviria mais que de entra«rem em desesperação e desconfiança, particularmente tendo tão presentes
«as muitas mercês geraes e particulares, que V. Mag.de fez aos reinos de
«Aragão e Valencia, quando em côrtes, e com a presença de V. Mag.de, lhe
«fizeram muito menores serviços do que este reino tem feito de poucos me«zes a esta parte, e se lhe pedem n'esta occasião; e em particular porque tem
«assentado que o soccorro da India não corra, emquanto se não deferir na

«e espero que a quantidade seja egual ao muito que é necessa-«rio para deitar os inimigos da praça de Pernambuco.

«fórma que V. Mag.de lhe tinha escripto; de maneira que, dilatar mercê feita «e querer novos serviços, é cousa que desanima e que não convem ao serviço de V. Mag.de, a cujos pés prostrado, com a submissão e humildade de«vida, peço se sirva de mandar deferir a esta tão justificada pretensão, e á
«do contrabando, pois n'ella não só ha de ser mui bem servido pelos minis«tros d'este reino, mas com isso o animará a lhe fazer os serviços de que
«trata.

«E quanto a me dizer V. Mag.de que o real d'agua está offerecido para o «soccorro da India, e que do um por cento se tratará por outra via, me pa-«receu representar a V. Mag.de, como se tem feito, que do offerecido para a «India, que em todo o reino importa uma grande quantidade, se deve de to-«mar parte, quando não seja todo, para esta tão precisa necessidade, consi-«derando que, quando este reino estava florescente, sem as oppressões do «contrabando, que são grandes, e de que se não quer isentar (só pede este «reino sua administração), e quando havia prosperidade nas navegações e «commercios d'elle, lhe fôra mui molesto o real d'agua, que lhe está imposto «ha annos, e o que se lhe põe de novo para o soccorro da India, e o direito do «sal, que se lhe poz ha pouco annos, e o que agora se lhe quer acrescentar, «que é muito mais grave, os trez por cento do consulado e o um por cento «que tambem se lhe impõe de novo (que todos são tributos), e o das cartas, «que se impuzeram a estes reinos depois da união das corôas, quanto mais «hoje que está o reino tão miseravel, que quem o viu ha vinte annos o não «conhece agora, porque nas ruas principaes d'esta cidade ha muitas casas «sem gente, e o reino está quasi despovoado e na maior miseria, qual jamais «se viu.

«Sobre tudo me pareceu diser a V. Mag.de que não sei eu outro caminho «para se tratar do um por cento, senão pela via que se tem feito; porque, «cuidar-se que se pode impôr com o consentimento dos homens de negocio, é «errado, porque elles não são parte n'isso, senão a cidade e o reino, e com «seu consentimento se deve fazer. Este é o verdadeiro caminho e não ha «outro.

«E por esta via tem a cidade feito a V. Mag.de o mais grandioso serviço «que jamais se lhe fez; só poderá dizer que não é este rendimento dinheiro «effectivo para tão grande e apressada necessidade; porém por esta via me «parece que se poderá fazer muito mais quantidade de dinheiro, do que se «deu a V. Mag.de na occasião da perda da Bahia, como direi.

«Para o soccorro da Bahia se achou a cidade com o real d'agua em estado «que podia vender juros n'elle, de que juntou cem mil cruzados em dinheiro, «com que serviu n'aquella occasião, e V. Mag.de se houve por mui bem servido d'ella. O mesmo fizera hoje se se achara com cabedal sobre que ven«der juros, que não tem.

«E quanto aos effeitos deve a camara considerar e tratar os que «serão mais convenientes e mais promptos, com presupposto que

«E assim me parece que o meio, que se ha de ter para se faser dinheiro «n'esta occasião, é reduzir a camara a que ella cobre este direito de um por «cento, assim d'esta cidade como do reino, e que d'elle venda juros de que se ctire maior serviço, que o que se fez para a Bahia. E porque não haverá «quem compre estes juros, sem a cidade lhes obrigar suas rendas, se lhe deve «encommendar que o faça, e dizer juntamente que o que mais render este «direito de um por cento dos juros que se venderem, se vá juntando nas ar-«cas de Santo Antonio para remissão d'elles; e por esta maneira ficará V. «Mag.de bem servido, sem se revolverem mais humores, e sem acrescentar, «aos muitos tributos novos, outros. Porém, para reduzir a camara a que ve-«nha n'isto que proponho, em que julgo não deixará de haver muita repu-«gnancia, convirá que V. Mag.de seja servido de mandar deferir ás preten-«sões da camara, como esperamos de sua grandeza. E pois se nos não tiram «presidios, nem pretendemos outras mercês particulares, como se fizeram em «Aragão e Valencia, se nos dê a administração do contrabando, e tenha effeito «o que V. Mag.de por carta sua, a petição d'esta cidade, tinha concedido em «razão dos bens da corôa dados a estrangeiros, porque com uma e outra cousa «se pode conseguir este particular, e se poderá encaminhar melhor o do sal, «que por tão gravoso o tem dado este reino.

«E quando isto não parecer a V. Mag.de, convem que me venha instruc-«ção, em que se me apontem meios que intente, advertindo que quaesquer «outros serão mui difficultosos de alcançar.

«E tambem me pareceu representar a V. Mag.de que se acha a camara mui anggravada do que o governo ordenou dia da procissão de Corpus; porque «sendo costume n'estas procissões, faltando o presidente, como eu faltei n'esta «ultima por me achar indisposto, dar-se a vara do pallio ao vereador mais «antigo, se lhe não deu n'esta procissão, requerendo que lhe pertencia e lhe «tocava por posse immemorial, materia de que se houve o senado por mui «aggravado, e fica ordenando papeis para se queixar a V. Mag.de e mandar «pessoa a essa côrte. E a razão é tão clara e justificada, que geralmente se «escandalisou este povo, porque, emquanto se governou sem presidente, se «deu sempre esta vara ao vereador mais antigo, e depois de haver presi-«dente em sua ausencia se fez o mesmo. E pois eu hei de tratar com elles «este negocio, terei por mercê particular mandar V. Mag.de que se restitua «á cidade a posse em que sempre esteve, e que vejam elles que se fez isto a eminha instancia, porque assim ficarei com mais credito para tratar este parcticular. E tambem será conveniente que me venham cartas de V. Mag.de «para os ministros da camara, em que se lhes agradeça o bom procedimento que «têem em todas as occasiões do serviço de V. Mag.de, como o tenho repre-«sentado; e se lhes encommende que continuem n'este da mesma maneira, «que é tudo o que se me offerece dizer a V. Mag.de em razão d'estes parti«hão de ser em particular da cidade; e para luz d'elles se vos «enviará os exemplos das imposições d'esta villa de Madrid, para «que de vossa parte os confiraes e proponhaes á camara.

«E vos encarrego muito que, sem replica, se ponha logo a im«posição do real d'agua, como tenho mandado; e espero, do que
«confio do zelo e cuidado com que me servis, que, por vossa
«parte, facilitareis o effeito d'este serviço, por a necessidade e oc«casião para que se pede ser tão apertada, e a brevidade, com que
«se ha de obrar na execução do mesmo serviço, importar muito
«que se não dilate uma só hora de tempo.

«E pareceu-me bem, considerando o que dizeis acêrca do pri«meiro soccorro para Pernambuco, que vos agradeço muito; po«rém é necessario que vades com advertencia de que, com funda«mentos grandes, tenho resoluto, não só a armada para Pernam«buco, senão a continuação d'estas forças maritimas com um mi«lhão de renda fixa, não havendo já outro remedio para a recu«peração d'aquella praça, e para deitar os inimigos de todas as
«conquistas d'essa coróa.

«E assim espero de vós que, encaminhado-o pelo caminho que «tendes dito, encaminhareis tambem uma renda fixa pelos meios «que sabereis melhor, o que podereis communicar com o governo «e com a camara; pois estando, como dizeis está esse reino, pa«rece que o meio mais piedoso, que pode escolher-se, será aquelle «que, ainda que aperte mais, saibamos que effectivamente o ha de «curar e sarar, sem haver outro nenhum que possa reduzir mi«nhas cousas n'esse reino e conquistas á autoridade e reputação «que eu desejo e hei mister; e que o meio do sal, e qualquer ou«tro que seja sufficiente para assegurar esta fazenda, espero o «promovereis e ajudareis d'onde for necessario, porque, tratando-se «de curar um damno tão envelhecido, não devem os homens de «vossas obrigações reparar em que o meio se sinta ou não, pois «se põe para a conservação e salvação geral.»

<sup>«</sup>culares, nos quaes procederei com o selo e cuidado com que me emprego em «tudo o que V. Mag.de me encarrega do seu serviço.» — Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 229.

#### Carta regia de 30 de junho de 1630 l

«Conde presidente amigo, etc. — Posto que do conde de Castelo «Nouo entendereis particularmente a resolução, que tenho tomado, «no seruiço, e forma delle, que me haueis de fazer para o socorro «do Brasil, me pareceo dizeruos, como por esta carta faço, que, «visto ser a necessidade e occasião tam apertada, espero de uos «que me seruireis no neg.º com a breuidade q tanto conuem, como «confio fareis, para que eu folgue de uolo aggradecer e de uos fa«zer merce no que ouuer lugar; encomendandouos o effeito do «que o conde de Castelo Nouo vos propuzer de minha parte, e que «ponhais logo a impossição do real dagua para que se cobre, ² «como tenho mandado, sem que se dilate mais tempo a execução «disso.»

# Escriptura publica de 15 de julho de 1630;

Por este publico instrumento de pagamento e traspasso, celebrado entre a camara e a companhia do commercio, achando-se a vereação reunida em mesa, segundo o estylo, e por conta da terceira e ultima consignação de cincoenta mil cruzados, correspondente ao terceiro anno, na conformidade do assento de 20 de dezembro de 1628, é entrega a cidade à dita companhia «a contia «de seis quontos sento e trinta mil sento e vinte rs, que valem «trezentos seis mil quinhentos e seis rs de juro cada anno, de huu «padrão de dous mil cruzados de juro e herdade pera sempre, a «condisão de retro aberto, de preso de vinte ho milhar, que a dita «camara desta cidade tem asentados na caza das carnes della, feito a «omze de marso do anno de mil e seis sentos e vinte e oito, asinado «por Sua Magestade, e pasado pela chanselaria; por bem do que di-«serão elles prezidente, vereadores, procuradores da cidade e pro-

<sup>1</sup> Liv. 1 do Provimento d'agua, fs. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. Publicação do mandado da camara de 26 d'agosto de 1680.

<sup>3</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 101.

<sup>4</sup> Vid. n'este vol. pag. 809.

«curadores dos misteres della, que, por esta escretura, pella mi-«lhor via de direito, desmenbrão e apartão, tirão, demitem do «dito padrão de dous mil cruzados de juro, asima referido, situa-«dos na dita caza das carnes desta cidade, os ditos trezentos e seis «mil quinhentos e seis rs, e os sedem e trespasão e renunsião na «dita companhia do comersio e seus menistros, pera que elles o «posão cobrar, vemder, trespasar e renunsiar, asim e da maneira «que a dita cidade ateguora o fes e podia fazer, con has mesmas «clauzullas, condisois e declarasois, que no dito padrão se contem; «com declarasão que a dita cidade não figuara obriguada a, en tempo «algum, fazer bons os ditos trezentos e seis mil quinhentos e seis «rs de juro, que asim desmenbrão do dito padrão de dous mil «cruzados de juro, nem ao pagamento delles, por se entreguarem «como dinheiro efectiuo, por Sua Magestade se ter seruido do que «pera este efeito estaua apliquado, como asima se declara. E a «dita companhia, como as pesoas en quen ella o trespasar, pedi-«rão padrão da dita contia, que asim desmenbrão, e por elle aue-«rão seu paguamento, asim como ho auião de aver se direitamente «comprasem a dita contia de juro a fazenda de Sua Magestade, «sem a dita cidade aguora, nem en tempo algum, fiquar obriguada «a fazer bon este tal juro, nem ho trespaso, vemda ou alheasão «de quoalquer natureza que seja, que a dita companhia fizer; por «quoanto fas entregua do valor do dito juro de trezentos e seis «mil quinhentos e seis rs, como se con efeito entreguara e pa-«guara os ditos seis quontos sento e trinta mil sento e vinte rs, «ficando por esta maneira a camara desobriguada do dito paguaamento a comta do paguamento, que se auia de fazer a dita com-«panhia, do terseiro anno, pera conprimento dos sento e sincoenta «mil cruzados de cabedal con que asentou entrar na dita compa-«nhia do comersio, a respeito do dinheiro que no primeiro anno «com efeito entregou a dita cidade, de que se lhe tem pasados «conhesimentos em forma, e da contia que entregou pello vallor «dos ditos padrois referidos na dita escretura, feita pello dito An-«tonio Correa, de que asima se fas mensão 1; e aguora por esta «prezente, em que dão a dita companhia os ditos trezentos e seis «mil quinhentos e seis rs de juro, que desmenbrão do dito padrão

<sup>1</sup> Vid. n'este vol., pag. 328, Escriptura publica de 3 d'agosto de 1629.

«de dous mil cruzados de juro, no quoal, e onde mais comprir, «se porão as verbas que nesesarias forem, en que se declare como «se desmenbrou delle a dita quantia dos trezentos seis mil qui«nhentos e seis rs, dos quoais a dita companhia podera pedir pa«drão ou postila, como lhe bem pareser. E esta renunsiasão, pa«guamento e trespaso, pella maneira sobredita, elle, conde de Cas«telo Nouo, prezidente do dito senado da camara, e como prezi«dente que juntamente he da dita companhia, aprouou e aseitou
«en nome della, com todas as declarasoins asima referidas, pera
«cujo comprimento, nos nomes que reprezentão, obriguão os beis
«e rendas da dita camara, e asim os da dita companhia. E en teste«munho de verdade, etc.»

## Portaria do governo de 19 de julho de 1630¹

«Posto que a camara d'esta cidade deve ter entendido que não «é necessario fazer-se este anno prevenção particular de pão, pro-«vimento d'ella e do reino, pois até agora não trata d'esta mate-«ria, <sup>2</sup> comtudo diga a camara que informação tem das novidades

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estas palavras são de certo modo incomprehensiveis, em vista da carta regia de 29 de junho de 1630.

No liv.º m do Provimento de pão, a fs. 126, encontra-se o registro d'uma consulta dirigida pela camara a el-rei.

Não tem data, mas quer-nos parecer que é do anno de 1630, não obstante lêr-se no alto do registro «1632», que suppomos ter sido ali escripto alguns annos mais tarde.

É do theor seguinte :

<sup>«</sup>Senhor — A sustentação d'este povo, e de muita parte do reino, dependeu «sempre do trigo que lhe costumava vir das partes do Norte, que era em «tanta quantidade, que bastava para muita parte do anno; e n'estes passa-«dos não se sentiu tanto esta falta, porque em todo o reino houve geral abun-«dancia de trigo, e ainda assim chegou o preço a trezentos e vinte e a quatrocentos réis. E como n'este presente anno houve muito menos novidade, «faltando juntamente o trigo das partes do Norte, em razão do contrabando, «pode-se temer grande oppressão no povo e doença contagiosa, de que Deus «nos guarde.

<sup>«</sup>E tratando este tribunal do remedio conveniente, pareceu necessario re-

«d'este reino, e das partes de que costuma acudir pão a elle, com «seu parecer; porque S. Mag. 46, que Deus guarde, está com cui«dado n'esta materia, e é necessario dar-lhe conta d'ella. Em Lis«boa, a 19 de julho de 630. — Luiz de Gouveia.»

# Assento de vereação de 3 d'agosto de 1630 <sup>1</sup>

«Aos 3 dias do mes dag<sup>to</sup> de 630 annos se asentou, pelos «abaxo asinados, q̃ por q<sup>to</sup> Sua Mag.<sup>do</sup> se não ouue por bem ser«uido, com o q̃ se lhe ofereseo pª a restauração de Pernambuco, «pelo asento ff 295, ² e entendendo ser nesesro acudirse a dita

<sup>«</sup>correr á real clemencia de V. Mag.de, e pedir-lhe que, compadecendo-se «d'estes leaes vassallos, seja servido conceder que, para se effectuar o de«posito do trigo de fóra do reino, que esta cidade pretende fazer, para com «elle se acudir á necessidade do povo, possa mandar vir das partes do con«trabando cinco mil moios de trigo, por conta e risco do erario publico, e que «livremente possam entrar n'este rio e cidade os navios que o trouxerem, com «passaporte d'esta cidade, ainda que sejam de contrabando; e que d'isto se «passe provisão real pela corôa de Castella, por se entender que só por este «caminho se poderá remediar a publica necessidade.

<sup>«</sup>Para o que se representa humildemente a V. Mag.de que, pois houve por «seu serviço conceder a alguns particulares que das mesmas partes pudes«sem trazer quantidade de baetas, para com ellas se acudir á necessidade «publica, com a mesma consideração deve ser servido que possam entrar os «navios, que fôrem necessarios, para trazerem mantimento, que mais preci«samente se requer para sustentação do povo; com declaração que serão «navios limitados e bastantes para esta quantidade de trigo, e que serão mer«cantes e desarmados, e que n'elles não virá outra cousa mais que trigo.

<sup>«</sup>E juntamente se pede a V. Mag.de que, por este anno, seja servido con«ceder que de França possa livremente vir trigo a esta cidade, com segu«rança real de que n'elle, nem nos navios que o trouxerem, se fará represalia,
«ainda que seja em razão de se haverem tomado alguns navios d'esta corôa,
«como já em caso semelhante concederam os senhores reis, predecessores de
«V. Mag.de, com tanto que não sejam tomados depois de concedida esta li«cença e segurança real.

<sup>«</sup>E com isto esperamos que se remediará a grande necessidade de man-«timentos, que n'esta republica se espera, a que V. Mag.de, como pae e se-«nhor, deve mandar acudir.»

<sup>1</sup> Liv. n d'Assentos, fs. 297 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aliás fs. 298 v. — Vid. Assento de vereação de 11 de maio de 1630.

«nesesidade e restauração, por depender della o remedio e segu-«ransa deste reino, q se oferese a Sua Mag. de sem mil ttdos pa se «prinsipiar a fabrica da armada, e q estes se tirem por ueda de «tanto juro nos sobejos do real dagoa, q fasao a dita contia; e q «pª iste pasase Sua Magde prouisão pª se uender de 16 ate 20 o «milhar. 1 e impetrar breue de Sua Santidade pelo q toca aos «eclesiasticos e seguransa das consiensias dos menistros, q nisto «uotarao. E por q<sup>to</sup> se pode temer  $\tilde{q}$  a recuperasao de Pernam-«buco e quietação do estado do Brasil se não possa conseguir com cas pras despesas, se asentou q, tratando Sua Magde, e acordan-«dose com os criadores do sal do preso q por elle lhes ade dar, «em modo q elles fique contentes, e o posão laurar e cultiuar com «utilidade, se tratara do estangue delle, pelo tempo q durar a «ocasião da guerra daquele estado e seguransa delle; e constando aq Sua Magdo esta dacordo com os ditos lauradores, se proporão «as condisoes e lemitasoes de preso e tempo, q se dedusirão por «contrato q Sua Magde sera seruido mandar fazer. E alem do «sobredito fara Sua Magde merse ao reino de q admenistrasão do «contrabando corra pelas camras das cidades e uilas, a q tocar, e «por seus menistros; e q os bens da croa, q estão alheados em «pas, q não são naturais do reino, tornem a sua coroa, como a pe-«ticão da cde Sua Magde tem consedido; e q os rendimtos destes «bens se aplique inuiolauelmto pa estes effeitos; e q, na conformi-«dade deste asento, se responda a Sua Magde com a reposta q o «pouo deu as propostas, q sobre esta matra se lhe fizerao.»

Cóla:

«O asento a  $\tilde{q}$  este se refere uai lansado ao diante, a ff 298 «uerso, deuendo de ir atras a ff 295; de  $\tilde{q}$  se fes esta declarasão. «Em mesa, 13 dag<sup>to</sup> de 650.»

# Capitulo da carta regia de S d'agosto de 1630 :

«No despacho ordin<sup>rio</sup>, de 20 do passado, se recebeo a cons<sup>ta</sup> «do dezembargo do paço, sobre o que uos mandey escreuer, em

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. Alvará regio de 2 de setembro de 1680.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. m do Provimento de pão, fs. 62.

«rezão de se preuenir  $\tilde{q}$  não aja neste anno falta de pão nessa ci«dade, e nos mais lugares do reino; e, hauendo uisto o  $\tilde{q}$  nella se
«contem e o  $\tilde{q}$  se uos offerece na mat<sup>ria</sup>: ey por bem que, por
«tempo de dous annos, se não paguem direitos do trigo e ceuada,
« $\tilde{q}$  vier das ilhas a essa cidade de Lisboa. E porq<sup>to</sup>, como deueis
«ter entendido, hade ser necess<sup>rio</sup> grande quantidade de trigo para
«os mantimentos da armada,  $\tilde{q}$  hade yr de socorro a Pernambuco,
«e para a prouisão dessa cidade e dos mais lugares do reino, me
«pareceo encomendaruos ordeneis  $\tilde{q}$ , a resp<sup>to</sup> disso, se fação todas
«as preuençoes necess<sup>rias</sup>, e a tpo que possão ser de efeito, para
« $\tilde{q}$  não chegue a hauer necessido e falta de trigo.»

Despacho do governo exarado á margem 1:

«Vejase na cam<sup>ra</sup> desta cid<sup>o</sup>, e consultesse logo o q̃ parecer ẽ «razão da preuenção q̃ S M<sup>de</sup> manda se faça de trigos.»

### Assento de vereação de 8 d'agosto de 1680;

«Aos 8 dias do mes dag<sup>to</sup> de 630 annos se asentou, pelos abaixo «asinados,  $\tilde{q}$  se desse a companhia do comersio, por conta do «posto com  $\tilde{q}$  a cidade entra nella, dous contos duzentos e corenta «mil rs; e  $\tilde{q}$  de tantos se passe m<sup>do</sup> sobre o almox<sup>o</sup> Sebastião Da«fonsequa, pª os dar do dr<sup>o</sup>  $\tilde{q}$  tem en seu poder das maiorias e «uenda de juro. E no mesmo dia se pasou orde pª Sebastião Da«fonsequa reseber da companhia do comersio hū conto e oito sen«tos mil rs,  $\tilde{q}$  a cidade lhe deu a rezão de juro de desaseis o mi«lhar, com mais trinta e sete mil e quinhentos rs  $\tilde{q}$  se uenseo do «tempo  $\tilde{q}$  a dita compª teue o dito dr<sup>o</sup>. E no dito dia se pasou «mandado pª o mesmo Sebastião Dafonsequa entregar a mesma «compª, por conta do terseiro posto, os ditos hū conto oito sentos «e trinta e sete mil e quinhentos rs.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Este despacho tem a data de 19 d'agosto de 1680.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. <sup>o</sup> II d'Assentos, fs. 298.

### Carta regia de 9 d'agosto de 16301

«Conde presidente amigo, etc. — Posto que por carta de 21 de «julho passado vos mandei que fizesseis que a camara tomasse as«sento do serviço, que me ha de fazer para o soccorro de Per«nambuco, em que deveis ter feito as diligencias que convem, «me pareceu tornar-vos a encarregar por esta, que as continueis, «como de vós espero; advertindo que, sem assentar renda fixa, «será infructuoso tudo o que agora se gastar, não tendo com que «continuar o sustento da armada, que é necessaria, para deitar de «Pernambuco os rebeldes e conservar o estado do Brazil, e que «d'isto se ha de tratar em primeiro logar.

«E assim o executareis e fallareis em particular a todos os offi«ciaes da camara, e se assignalará dia para se assentar o serviço
«que hão de fazer, e lhes direis quanto convem á reputação e ri«queza d'esse reino recobrar-se Pernambuco; e que, para este
«effeito, é tudo o que se pretende d'essa cidade e do reino, acu«dindo eu com tudo o que se pode tirar de minha real fazenda
«d'esse reino e d'este de Castella, como que parece impossivel no
«estado das cousas, e que todo o meu cuidado é tratar da conser«vação e augmento d'esse reino e suas conquistas, e que assim é
«bem que elles mostrem que concorrem comigo no mesmo intento,
«e que o agradecem, applicando renda certa para que isto se possa
«conseguir.

«E não estando assentado e começado a cobrar o real d'agua, «se porá logo, e se irá tratando dos mais meios, que a camara «parecerem convenientes, para conseguir o que se pretende; e me «avisareis pelo primeiro correio do que fizestes e fica feito em «tudo.»

<sup>1</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 225.

## Consulta da camara a el-rei em 12 d'agosto de 1630 <sup>1</sup>

Tendo a camara, por informação verdadeira, que os corregedores das comarcas do Alemtejo deixavam saír trigo para Castella, o que não convinha ao bem commum, em vista da esterilidade que se receiava, pede que os referidos corregedores sejam advertidos para de nenhum modo consentirem em semelhante cousa.

Resolução do governo em 18 d'agosto de 1630:

Em conformidade da consulta mandou o governo que, pelo desembargo do paço, se expedissem logo as competentes provisões aos corregedores das comarcas, para não consentirem na exportação de trigo, posto que já em algumas partes se tivesse feito esta prevenção.

## Consulta da camara a el-rei em 20 d'agosto de 1630 <sup>2</sup>

«Viosse neste tribunal o cap.º de carta de V. Mag.de, em que «diz:—No desp.º ordinario, de 20 do passado, se recebeo a «consulta do dezembargo do paço, sobre o que uos mandei es«creuer, em rezão de se preuenir que não haja neste anno falta «de pam nessa cidade e nos mais lugares do Rn.º; e, auendo «uisto o que nella se conthem e o que se uos offerece na materia: «ei por bem q, por tempo de dous annos, se não paguem direitos «do trigo e ceuada, que uier das Ilhas a essa cidade de Lisboa. E «por qto, como deueis ter entendido, ha de ser necess.rio grande «quantidade de trigo pera os mantim.tos da armada, que ha de ir «de socorro a Pernambuco, e pera a prouisão dessa cidade e dos «mais lugares do Rn.º, me pareceo encomendaruos ordeneis que, «a respeito disso, se fação todas as peruenções necess.ao, e a tempo «q possão ser de effecto, pera que não chegue a hauer necessidade «e falta de trigo.—

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 66.

«E assi pareceo dizer a V. Mag. de que m. toa dias ha que neste «tribunal se tratta de remediar a falta de trigo, que se espera «este anno, de pedindo a V. Mag. de cartas pera Alemanha, assi pera «o conde de Sorá e Gabriel de Roi, a que V. Mag. de foi seruido responder que o conde se uinha e Gabriel de Roi estaua occupado «em outros negocios, que lhe impidião trattar deste. E assi parece «a este tribunal que V. Mag. de deue ser seruido de mandar escre- «uer ao embaixador ordinario d'Alemanha, que faça as dilig. as ne- «cess. as para que, daquelles estados, uenhão as mais nãos de trigo «que for possiuel; e, quando se possa fazer, concertando a pagua «dellas em pimenta, tratara este tribunal de a comprar á compa- «nhia pera o ditto effecto.

«Tambem se tem pedido sacca de trigo d'Andaluzia, Cesilia e

Além da fome, Lisboa ainda passou por outra angustia: referimo-nos ao grande terror panico, que a atormentou, por causa de certos pós venenosos, que uns estrangeiros, segundo se propalara, queriam introduzir para gerar peste!

Eis as primeiras providencias que o governo de Madrid ordenou se observassem :

«Tiue auiso q se tem diuidido diferentes pesoas plas partes de Europa, com sintento de que em todas ellas aja a peste, semeando dos pos q com tão egrande rigor a occasionarao no estado de Milão; de q me pareceo auisaruos, apara q se esteja com cuidado nesse Rno de não deixar entrar nenhum estrangeo, q se não saiba quem he e ao q vem, e q, sem examinar tudo mui sbem, não se lhe permita entrar nem desembarcar, sob pena da uida. E nisto cordenareis se fação todas as diligcias que pede a matria, sem perder hora de stpo na execução, enuiando p esse effeito as ordens, que forem necesseias, aos portos de mar e terra desse Rno, e a todos os outros lugres delle. Luiz Falcão.» — Liv.º III do Provimento de pão, fs. 81.

Não trataremos agora das precauções que se tomaram, quer por parte do governo quer por parte da camara, para evitar a tal sementeira de pós contagiosos; porém, o que desde já podemos affirmar é que, dos documentos archivados, não consta que os taes productores de peste fôssem apprehendidos.

<sup>1</sup> Pelos documentos que iremos publicando, ver-se-ha que nos annos de 1630 e 1631 houve grande falta de producção de trigo no reino, não se poupando a camara de Lisboa a todas diligencias para attenuar os males que fatalmente proviriam de tal escacez.

<sup>«</sup>Em carta de S Mde de 25 de settro 630:

«Orão (Oran), e se tem encomendado a Franc.<sup>60</sup> Pereira de Betan-«cor, que fas os negocios da cidade na corte, solicite estas saccas.

«Com mercadores se tem feito diligencias, e prometem trazer das «Ilhas quantidade de trigo e algum de França, sem embargo de «estar naquelle Rn.º tão caro quasi como neste.

«E pera que não fique nenhua diligencia por fazer, conuirá que «V. Mag. de se sirua de conceder licença pera que, com ordem «deste tribunal, possão ir carregar algus nauios de trigo a Barbe-«ria, nos portos de Fadala (Fedála), Anafé e Saphim (Azaffi), e «nos mais que parecer, porque se entende que ha m. de trigo este anno «naquellas partes; e, pera facilitar a carga do trigo, que não sejão de «prezas, uindo ordem, com toda a breuidade, pla coroa de Castela «e pella de Portugal, pera o ditto effeito. Demais desta dilig. tem «assentado a cidade mandar comissarios por todo o Regno, e o tem «consultado a V. Mag. de, pera que, dos trigos ensileirados, fação «uir a esta cidade parte, deixando a necessaria nos lugares donde «os ouner, que são todas as dilig. que se podem intentar. V. Mag. de «se sirua de mandar dar, pera todos estes effeitos, todas as ordês «necess. a e com a breuidade que se requere.»

Resolução do governo:

«Conformome com esta consta, com declaração que as dilig<sup>cias</sup> «pa vir pão se farão em todas estas partes, chamando a cam<sup>ra</sup> «mercadores pa este efeito, conforme a seu regimento; e que das «partes de Berberia se vá buscar em nauios portugueses antes q̃ «de estrang<sup>ros</sup>, com os registos necess<sup>rios</sup>, por ordem do gouo, com «registos de roupas q̃ não forem prohibidas e mais mercadurias q̃ «se permitem leuar. E a cam<sup>ra</sup> tratara logo de por em execução o «q̃ se resolue por esta consta, excepto naq<sup>las</sup> cousas em q̃ se ande «pedir a S M<sup>do</sup> os desp<sup>os</sup> necess<sup>rios</sup>, pa o qual efeito a cidade me «enuiara esta consta, pa se encaminhar com o pro tras ordin<sup>rio</sup>. E «q<sup>to</sup> a consta sobre os comiss<sup>rios</sup>, por se não achar a p<sup>ra</sup> q̃ a cam<sup>ra</sup> «acusa, se reforme e uenha logo pa se uer e responder a ella. «Lix.a, a 22 de ag<sup>to</sup> 630.»

### Consulta do conselho de Portugal a el-rei em 22 d'agosto de 1630 l

Apoiando o seguinte requerimento da camara de Lisboa: 2

«Senőr — Dizem o presidente, vereadores e procuradores da «camra da cide de Lisboa e mesteres della, que, considerando a «falta de trigo que este presente ano houue em todo o Reyno, re«presentarão a V Mgd as rezões que hauia para anticipadamente «preuenir do remedio necessario, porque alem do q emtão propu«serão, por uia de Alemanha (para que se ficão buscando pessoas), o «maes pronto e que com mais breuidade podera ter effeito he o «conçederlhe V Mgd liçença de saca, pella coroa de Castella, para «que possão tirar do Reyno de Cecilia, Orão e Andalucia a quan«tidade de trigo que for seruido; porq, com a dita liçença, se «acharão pessoas que, com a breuidade que conuem á necessidade «que se espera, se obriguem a trazer o trigo necessario ao reme«dio della — Pedem a V Mgd mande que, pella dita coroa, se lhe «conceda a dita licença. E. R. M.»

O conselho de Portugal fez subir este processo, acompanhado d'um parecer escripto em hespanhol<sup>3</sup>, provavelmente segundo a praxe que estabelecera.

O parecer conclue nos termos da consulta:

«Al consejo pareçe q, attento a lo q conuiene preuenir el re«medio de la falta, q hay de trigo, antes q la neçessidad sea mayor
«y aperte mas, deue V Mgd conceder la liçençia q la ciudad pide, .
«para sacarse trigo de Ceçilia, Oran y Andaluzia, y mandar que
«para ello se despache, por donde toca, las ordenes necessarias.»

Despacho:

«Assi lo he mandado.» — Com a rubrica d'el-rei.

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., fs. 69 v.

### Publicação do mandado da camara de 26 d'agosto de 16301

«Ouui o mandado do presidente, v. res, procuradores desta cidade «de Lx. a e procuradores dos mesteres della. — Que do prim. ro dia de «settr.», que embora uira deste anno presente, toda a pessoa, de «qualquer estado e condição que seja, que nesta cidade comprar evinho do que se uender atauernado, e carne da que se uender «nos acougues, pague mais hum real em cada canada de u.º, e a ceste resp. to as medidas menores, e hum real em cada arratel de «carne pella mesma man<sup>ra</sup>, resp. to da noua impossição que a cidade «tem posto p<sup>r</sup> mandado de Sua Mag.de, pera dos rendimentos dos «ditos dous rs se satisfazerem os dozentos mil cruzados que ella, cem nome deste pouo, tem offerecido a Sua Mag. de pera ajuda do «socorro da India, por tempo de seis annos. E por este mandao a «todo o tauerneiro, vinhatro e merchante que o dito vinho e carne quender nesta cidade, ou outra qualquer pessoa, de q<sup>1</sup> quer estado «e condição que seja, que tambem uender o dito vo e carne, arrecadem mais o dito real, em cada canada de vinho e arratel de «carne, de toda a pessoa que comprar o dito vinho durante os di-«tos seis annos (se antes a cidade não mandar o contro), na forma cem que ate agora arrecadarão a impossição posta do dito vinho «e carne, allem da qual arrecadarão a sobredita, da qual darão «conta na forma costumada, sob pena de a pagarem de suas ca-.«sas. E este se apregoara pellos lugares publicos e costumados «pera uir a noticia de todos, e se dar a execução. E Lx.4, a «26 de agosto de 1630 annos. Fernão Borges. Chruão de Mages o «fis escreuer.» Seguem as assignaturas dos vereadores e mais officiaes da mesa.

«Em comprim<sup>to</sup> do mandado atras deste senado sertifico eu, «Gaspar de Torres, porteiro dante o juiz do ciuel, que he verdade «que eu dey os pregois na comfirmidade deste mandado, nos lugares publicos e acustumados desta cidade, dando em vooz alta,

<sup>1</sup> Liv.º 1 do Provimento d'agua, fs. 203.

«onde se ajuntaua muita gente. E por ser verdade pasey esta ser-«tidam, por min assinada, oje, vinte e seis dias do mes de agosto «de mill e seis centos e trinta annos. — Gaspar de Torres.»

#### Consulta da camara a el-rei em 27 d'agosto de 1630 !

«A falta de trigo, q̃ ha no Terr.º desta cidade, obriga a q̃ «este senado, por todas as uias, procure o remedio possiuel, e «represente a V. Mag.d os meos que pera isto se lhe offerecem. «E porque tem entendido que esta m.to trigo em celeiros, assi ue«lho como nouo, pareceo necess.º que fossem cidadãos, com or«dem de V. Mag.d, pera fazerem uir todo o trigo a esta cidade, «como por outra consulta se tem pedido, e esperamos que V.
«Mag.d seja seruido conceder os poderes que pera isto se reque«rem: plo q̃ mandamos, com esta, a nomeação dos cidadãos de ta«lento e experiencia, com a repartição das comarcas a que hão de «ir com a breuidade que o neg.clo requere.

•E porque a cidade tem por informação que algüs fidalgos e «pessoas poderosas uendem nesta cidade trigo em suas casas, a «mayor preço do que se uende no Terr.º, e por este resp.¹º não «acode a elle, de que resulta m.¹º daño ao pouo, alem de ser con«tra as prouisões de V. Mag.d e posturas da cidade, será conue«niente que V. Mag.d se sirua de os mandar noteficar, em modo «que cesse este inconueniente, que he o mais prejudicial á neces«sidade presente; e a resp.¹º das qualidades das pessoas se re«corre este tribunal a V. Mag.d, pera q seja seruido de o mandar «remediar.

◆Tambem a cidade tem entendido q̃ a camra de Sanctarem e ◆outras de Ribatejo, e assi a d'Alcacere do Sal, tem feito postu-«ras per q̃ ordenão que nhum pam saya de suas comarcas, nem •passe por ellas pera esta cidade, sem lça sua e assistencia de «hum vereador; e porq̃ isto he de grande prejuizo a este pouo, «e contra as prouisões de V. Mag.d, pedimos seja seruido de «mandar que se não dem a execução as dittas posturas, es-«tranhando aos officiaes destas camaras que, por este cami-

<sup>1</sup> Liv. m do Provimento de pão, fs. 64.

«nho ou por outro, impedem o prouim. to que uem pera esta ci«dade.

«Tem mais a cidade, por informação,  $\tilde{q}$  o marquez de Castelo «R.º, com ordem de V. Mag.ª, mandou a Alentejo trazer quantiadade de trigo pera prouimento das armadas, e que os comiss. «tomão o trigo que está embarcado em Alcacere do Sal, e outro que uem caminhando pera esta cidade, e assi dos obrigados «a ella; e por $\tilde{q}$  entendemos  $\tilde{q}$  a tenção de V. Mag.ª não he alterar as prouisões e ordes  $\tilde{q}$  tem dado neste particular, pedimos «a V. Mag.ª seja seruido mandar ordenar com que tambem cesse «este inconueniente; por $\tilde{q}$  tomandosse o trigo  $\tilde{q}$  está embarcado, e «uem em uia pera o Terreiro, uem a ser o mesmo que tiralo «delle, sendo a principal obrigação acudir á necessidade presente «e bem publico.

«Fran.co da Costa, juiz do Terr.o, ueo a este tribunal, e signi«ficou, da parte de V. Mag.d, a muita uontade e zello com  $\tilde{q}$  V.
«Mag.d estaua disposto a acudir a esta necessidade, e escreuer «com particular encarecimento aos corregedores das comarcas, «pera que fação uir com effeito todo o trigo  $\tilde{q}$  poder ser e lhe for «requerido plos comiss.os; de que esta cidade rende as graças a «V. Mag.d, por se entender  $\tilde{q}$  este meo sera o mais eficas.»

Resolução do governo:

«Não declara a camra as pessoas  $\tilde{q}$  vendem fora do Terreiro trigo «por mayor preço, e assy conu $\tilde{q}$  saiba disso, e faça com ellas «as deligencias conforme a seu regimento e prouisões, que pa isso «tem, em  $\tilde{q}$  esta bastantem prouido este dano.

«Quanto as posturas,  $\tilde{q}$  se fizerão em Santarem e Alcacere, de « $\tilde{q}$  a camra se quexa, ao correg<sup>or</sup> de Santarē e ouuidor de Setuual «uay ordē pa se sobrestar nas ditas posturas, e uir o pão a esta «cidade; e  $\tilde{q}$  auizem das ditas posturas, pa ao diante se ordenar «o  $\tilde{q}$  for mais conuenyente.

«E ao mais  $\tilde{q}$  se conte nesta consulta, se respondera nas outras, « $\tilde{q}$  inda não tornarao a meza.  $\tilde{E}$  Lx.\*, a 29 de agosto 630.»

## Consulta da camara a el-rei em 31 d'agosto de 1630 <sup>1</sup>

Por ter conhecimento que no Algarve havia muito trigo, e não era trazido a Lisboa pelo facto de pagar direitos na alfandega, pede a camara a suspensão d'esses direitos, analogamente ao que succedia com o trigo proveniente das ilhas; «pois no do Algarue «ha mayor rezão, por ser reino contiguo a este, e fazer m<sup>tos</sup> gas«tos uindo por terra.»

Resolução do governo: 2

«S M<sup>do</sup>, per carta de 27 de jan<sup>ro</sup> de 627, de q aqui vay a co«pia, <sup>3</sup> tem concedido a cidade o que agora lhe pede: p<sup>lo</sup> q a ci«dade use inteiramente da ordem de S. M.<sup>do</sup>»

## Consulta da camara a el-rei em 31 d'agosto de 1630 4

«A principal rezão q ha pera de presente não auer trigo «no Terr.», he andar tomando o comis.», q o marquez de Cas«telo R.º tem mandado a Alentejo fazer trigo, o q uem pera
«esta cidade em carauelas, assi em Alcacere como em outras par«tes. E inteirada a cidade desta uerdade, e uendo a grande falta
«q o Terr.» padesse, mandou chamar o juiz delle, e lhe encar«regou fosse ao d. marquez, e lhe representasse este neg.cio,
«pedindolhe, de parte desta mesa, quizesse ordenar ao d. comiss.»
«não tomasse semelhante trigo, nem outro q uiesse em uia

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 71.

<sup>2</sup> Esta resolução tem a data de 1 de setembro de 1630.

<sup>3</sup> É do theor seguinte:

<sup>«</sup>Por carta de S. Magde, de 27 de janeiro de 1627 :

<sup>— «</sup>Vendo a pretensão da camara d'essa cidade de Lisboa, sobre se não «pagar direitos do trigo, que vier a ella das ilhas, hei por bem que, do pão «que vier das ilhas e do reino a essa cidade, se não pague direitos alguns, «por tempo de 5 annos, pelas razões que vós e a camara apontaes. — Sebas•tião Prestrello.» — Liv.º III do Provimento de pão, fs. 72:

Vid. n'este vol., pag. 255, Alvará regio de 10 de junho de 1627.

<sup>4</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 74.

«pera esta cidade, porque o que fazia era como que se o tirasse «do Terr.º della: ao q̃ respondeo o que consta do scripto, q̃ com «este sera. 4

«Pareceo a cidade dar conta disto a V. Mag.de, pera que seja «seruido de o mandar remedear, porq do contr.º se seguira ir a «falta do ditto pam em mor crescimento; porq o mais que uem. «ao Terr.º he de mercadores obrigados a esta camara, e, se se lhe «tomar, mal podera uir ao Terr.º, nem elles cumprirem com as «obrigaçoes q tem feito.»

Resolução do governo:

«O trigo se mandou fazer plo comiss. rio do marquez de Castoro, são ate quinhentos moios, para começar a fabrica dos biscoutos para a armada do Brasil, e de mais destes trigos tem manadado fazer outros a Estremadura e Andaluzia; os quaes quinhentos amoios o mesmo he tomalos o comissrio, na forma em que os toma, aque compralos nos seleiros ou aqui no Terreiro, porque hua ou adoutra parte não se podem escuzar. E quinhentos moios de trigo, apa a quantidade que Lisboa ha mister, taobem he cousa de pouca aconsideração: plo que se deue tratar por todos os meios de fazer

<sup>1</sup> A informação do juiz do Terreiro é a seguinte:

<sup>«</sup>A camara desta cidade me mandou chamar, e me perguntou que rezão«auia pera que as duas carauellas, que uierão carreguadas de triguo de Al«cacer, não descarreguarem no Terreiro, pois era triguo de merquadores
«obriguados a ella; ao que respondi que chamando os mestres, e perguntan«dolhe a cauza porque não descarreguauão, me responderão que uinhão re«metidos ao s<sup>\*</sup> marquez de Castello R.•, por ordem do comisario q anda nas«partes de Alentejo fazendo triguo pera as armadas reais, e que sem ordem«do dito sor não podião descarreguar.

<sup>«</sup>E a cidade me mandou que fosse ao dito sor marquez, e que, da sua parte, «lhe reprezentasse a grande falta e aperto que auia no Terreiro e falta de «triguo; que Sua Exl.ºa fosse seruido mandar larguar as duas carauellas, pera «que pudesem descarreguar o pão, que trazião, no dito Terreiro, pois erão «de mercadores obriguados a camara. Ao que respondeo que lhe pezaua «muito de não ter triguo seu pera o mandar ao Terreiro; que o das carauelas não podia larguar, por quanto Sua Mag.de lhe tinha mandado que, por «todo o mez de setembro, tiuesse prestes sete gualeois pera irem esperar as «naos da India, e que este triguo o mandaua pera este efeito o comisario, «que naquellas partes trazia fazendo triguos pa o dito apresto; que a cidade «podia acudir ao gouerno se lhe paresesse. Lx.ª, 29 de agosto de 1630. — «Franão da Costa.» — Liv.º III do Provimento de pão, fs. 75.

«vir pão a esta cide, na forma e modo  $\tilde{q}$  mais conuenha, e de  $\tilde{q}$  esempre se usou em semelhantes occasioes. Em Lx.a, a 31 de «agto 630.»

#### Alvará regio de 2 de setembro de 16301

Eu ElRev faco saber aos que este aluara virem, que por quanto «o presidente, vreadores e procuradores da camara da cidade de «Lisboa e procuradores dos misteres della, attendendo á precisa «necessidade que ha de socorrer o estado do Brasil, e lancar da «capitania de Pernambuco os Olandeses que a tem occupado, e «ao muito que isto importa ao bem comum de meus reinos e a «conservação da mesma cidade de Lisboa, e ás grandes obriga-«çois e despezas que carregão sobre minha faz.a, se resolueo em «me seruir nesta occasião com cem mil cruzados, para se come-«car a fabrica da armada, que determino mandar a esta empreza: whey por bem e me praz que, para os poder juntar e entregar «logo a meus officiaes, possão os dittos presidente, vreadores e «procuradores da ditta cidade e procuradores dos misteres della, «vender, sobre o rendimento da impossição antigua, que lhes te-«nho concedido dos reais da carne e vinho, para se trazer agoa «á mesma cidade, a cantidade de juro, a retro aberto, em preço «de dezaseis ate vinte mil rs o milhar, que for necessaria para fa-«zer a ditta quantia de cem mil cruzados, o qual se pagará cada «anno dos dittos reais da impossição da carne e vinho, antiga. E, controsi, hei por bem e me praz que a cantidade de juro, que assi venderem, se rima com o que restar do principal da ditta «impossição, e que ate realm. to se não rimir se não leuante e tenha «della liure e geral administração, sem outra algua interuenção, a «camara da ditta cidade, e a cobre por seus officiaes; e acabada «a remissão dos dittos juros ficará na elleição da cidade a extin-«cão da mesma impossição dos reais da carne e vinho, no que fio «della e de seus ministros se hauerão com todas as boas conside-«raçois do bem publico e de meu seruiço. O que tudo assi hei por chem e me praz de minha certa sciencia e poder real, sem em-«bargo de quaesquer leis ou ordens em contrario, que todas e

<sup>1</sup> Liv.º n de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe ni, fs. 8.

«cada húa dellas, por esta vez somente, e para este effecto, der«rogo e hei por derrogadas. E quero e mando que este aluara, e
«o que em virtude delle se fizer, valha e tenha força e vigor, e
«se cumpra e guarde inteiramente, posto que seu effecto aja de
«durar mais de hum anno, e que não passe pela chancellaria, sem
«embargo da ordenação do l.º 2.º, tt.º³ 39 e 40, que o contrario
«dispoem.»

## Consulta da camara a el-rei em 5 de setembro de 1630 <sup>1</sup>

Tendo a camara mandado affixar nas portas do Terreiro o capitulo da carta regia de 27 de janeiro de 1627, e a resposta à consulta da mesma camara de 31 d'agosto de 1630 2, em virtude do que alguns mercadores queriam mandar vir trigo do Algarve, disseram-lhes os officiaes da alfandega que semelhante ordem e liberdade se não entendia para o trigo d'aquella proveniencia, por ser o Algarve um reino sobre si. Torna, portanto, a cidade a representar, pedindo que, junto ao referido capitulo de carta regia, se declare expressamente que a liberdade d'elle se estende tambem ao trigo vindo do Algarve, para que assim os officiaes da alfandega não molestem os mercadores ou quaesquer outras pessoas que d'ali o trouxerem.

### Resolução do governo:

«A palaura da carta de S  $M^{do}$   $\tilde{q}$  diz — E  $R^{no}$  — comprende o . «do Algarue, e assi se deue entender. E Lx.», a 6 de setro 630.»

#### Consulta da camara á el-rei em 6 de setembro de 1630 ;

«Este tribunal tem significado a V. Mag.do, per outras consul-«tas, a grande opressão que o pouo recebia em se tomar o trigo «e a carne plos comiss.os, sem se comunicar pr.o com a camara, «pera se dar ordem com q o seru.o de S. Mag.do se fizesse sem

<sup>1</sup> Liv. m do Provimento de pão, fs. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. n'este vol. pag. 365.

<sup>3</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 77.

«opressão do pouo, como sempre se fez, repartindo o vereador «do pelouro a quantidade da carne necess.ª pellas somanas, e pel«los merchantes q com mais comodidade a podessem dar, o q
«agora se não fas, antes os comiss.º, de seu poder absoluto e des«presando as ordes da camara e sem interuenção dos ministros
«della, a tomão no açougue, cuja administração V. Mag. de tem en«tregue a esta camara, com prouisoes em que prohibe que nenhua
«pessoa, ainda pera necessidades urgentes, tome nelle carnes sem
«ordem dos almotacés e do vereador do pelouro. E da mesma ma«neira o comiss.º, que se mandou a Alentejo fazer 500 m.º de
«trigo pera prouimento da armada, fecha todos os celeiros com
«trauessas, excedendo a ordem e penas postas que nenhua p.º tire
«delles trigo, e anda p¹as estradas tomando todo o q uem pera esta
«cidade, impedindo as caualgaduras e carretas, q tudo consta da
«carta juncta 4, de manra que em todo se impossibilita o prouim. to

<sup>1</sup> É do theor seguinte:

<sup>«</sup>Senhor — Muito estimo as boas novas que me dão da saude de v. m.ce

<sup>«</sup>Tambem me deram novas havia muita falta de trigo n'esse Terreiro : tudo «isso causa um homem que por cá anda, que se chama Antonio Garfião, mo-«rador n'essa cidade, o qual traz algumas vinte provisões do marquez de «Castello Rodrigo, e anda por estas estradas com muita gente, tomando todo «o trigo que vae para essa cidade; e vae ás cidades, villas, aldeias, mentes, «tudo tem embargado, atravessando as portas d'onde ha trigo, e mandando «apregoar, com pena de trigo perdido, não carreguem trigo para essa cidade, «impedindo bestas, carretas, de maneira que não irá lá um alqueire de trigo; «e tem posto estas comarcas e terras—Beja, Serpa, Moura, Beringel, Ferreira, «Torrão, Alvito—em cêrco, que são as terras que sustentam esse Terreiro. Não ·irá lá alqueire, sendo assim que estava muito trigo indo; e no mez d'agosto, «setembro, outubro, todas as semanas houveram de entrar n'esse Terreiro «dez, doze caravellas, porque ainda que o anno não foi de muito trigo, toda-«via algum deu, e havia muito trigo velho. E se ha falta no Terreiro, este «Antonio Garfião a causa, que hoje não houvera de faltar trigo no Terreiro, «se este homem não fôra o que impede tudo. E se v. m.ce me disser ha trigo «em algumas lojas n'esse Terreiro, deve v. m.ce de o mandar guardar para «uma invernada, como vemos os mais dos annos, que ha 3 ou 4 mezes que •não vem caravella nem barco.

<sup>~</sup>V. mce deve de dar conta ao sr. presidente da camara e vereadores, para que «acudam a isto com muita diligencia, e ao que este homem faz; que se senão «carrega trigo para esse Terreiro este mez de setembro e outubro, está essa «terra em risco, se lhe não vem trigo de fóra, de se perder á fome, porque se

«q̃ está obrigado a uir, o que uem a ser o mesmo que tomarse «neste Terreiro, como se tem significado a V. Mag. do

«E porque o pouo tem feito queixa por uezes a este tribunal, «e nouamente a fizerão os merchantes, em rezão de se lhe danar «a carne que fica, por se não poder gastar, faltandolhe em tanta equantidade as alcatras, com as quaes se gasta a outra, de que «resulta que os merchantes, com grande perda dos direitos reaes «e do real dagoa, se afastão deste tratto, plo m.to que perdem em «se não gastar a que lhe fica, e assi em se tornar a pezar a mesma «carne nos almazes com muita diminuição do pezo do açougue, «plo qual o pouo recebe e se pagão os dr. to reaes a V. Mag. de, al-«lem do que lhe pedem selarios os ministros de V. Mag. 40, que «nisto concorrem, pera certidões e papeis de pagamento, per cujo «resp. to se uzou sempre pagarse a carne plo mesmo pezo, e re-«partir o vereador do pelouro plos merchantes a quantia que se «pede, em modo que nem o pouo fique com falta conhecida, nem «a haja no seru. co de S. Mag. de, que he o que esta cidade sempre «procura em pr.º lugar; e porque ella se não pode gouernar, «como conuem ao seruiço de V. Mag. 40 e bem p. 00, com a autho-«ridade e resp. to deuido, em que V. Mag. de e os senhores reis pas-«sados sempre a sustentarão, concorrendo no tempo presente amayor rezão, plo mto que se emprega no seruico de V. Mag.de em todas as occasiões que se offerecem: — Pedimos a V. Mag.de «seja seruido mandar atalhar os inconvenientes, q resultão de os «comiss. os procederem na forma referida, assi na carne como no «pam, porque de outra man. ra, allem de se quebrarem as proui-«soes q V. Mag. de tem mandado passar sobre estes particulares, «fica a cidade sem poder acudir nem administrar o bem p. . o «que V. Mag.de não deue permitir.»

Resolução do governo 1:

<sup>«</sup>n'estes dois mezes não vae pão, no inverno não se bolem as carretas nem «caravellas.

<sup>«</sup>Estimarei haja por cá em que sirva a V. m.ºê, que o farei com boa von-«tade, a quem N. S.« guarde. Hoje, 3 de setembro de 1630 annos.—Fernão «Rodrigues Lobo.»

<sup>«</sup>Sobrescripto — Ao sr. Francisco da Costa, juiz do Terreiro, guarde Deus «—Em Lisboa — De Alvito.» Liv.º III do Provimento de pão, fs. 78 e 79 v.

<sup>1</sup> Esta resolução tem a data de 9 de setembro de 1630.

«Quando entendi da camra que o comissario, q andaua fazendo «trigo para as armadas de S. M.de, tomaua trigo aos obrigados ao «provimento da cidade, pedy ao vereador Franco Rebelo Homem «q̃ me desse hum rol dos obrigados, como o fez, e logo q̃ me veo «o enuiey ao marqi de Castelo Ro, escreuendolhe sobre a materia, «na forma que deuia ser; e me respondeo q mandaua o rol ao «comissrio, aduertindolhe o q na matria conuinha aos respeitos de «tudo. E que a carne, chamey Felicio Montro, o qual me disse que «somente tres menhãs da semana, ate as oito horas, pouco mais «ou menos, tomaua alguas pernas de vaqua para a armada; e q «os donos do gado, conforme a carne  $\tilde{q}$  no asougue se hia gas-•tando, hião mandando rezes a elle, porq lhes estaua muito bem «gastarem a sua carne, e não se deterem e yremse para suas ca-«sas; e q, sobretudo, não faria mais q o q se lhe ordenasse. Fa-«zerse a carne para as armadas he de tanto seruiço de S. M. de e ·bem publico, q, com rezão, deue a cidade aner por bem em-«pregada a carne que para isso se toma, como muitas outras ve-«zes se tem feito. Feliçio Montro não está na terra, que eu o man-«daua agora chamar; como vier, se nisto ha mais que ajustar, se «fara na forma q mais conuenha.»

#### Carta do governo de 7 de setembro de 1630¹

Sabendo que a cidade tinha alguma duvida em fazer a festa de S. Vicente, e não achando justo que santo tão glorioso, e padroeiro de Lisboa, fôsse menos festejado do que nos annos anteriores, diz o governo: — «a cam<sup>ra</sup> desta cide fara este anno o mesmo q̃ «fez nestes ultimos dous annos; e despois disto, se esta matra tẽ «q̃ alegar, se dara cōta a S M<sup>do</sup> neste gouerno, para S M<sup>do</sup> manadar nisso o q̃ ouuer pr mais seruço de DS e seu.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Festas, fs. 228.

#### Consulta da camara a el-rei em S de setembro de 1630 <sup>1</sup>

«Em consulta de 19 e 22 d'agosto representou a cidade a V. «Mag.d que hua das principaes dilig.as, que parecião necess.as pera «acudir pam a ella, era o mandaremse comiss. • pellas comarcas. «pera saberem o que estaua em celeiros, e fazerem requerim. tos «aos correged. « e prouedores pera obrigarem as pessoas e os «rendr.ºs, que assim o tiuerem, a que logo o mandem ao Terr.º «do Trigo desta cidade, ficando só a terca parte pera prouimento «da mesma terra, por se entender que o guardão pera em tempo «de mór aperto uenderem o trigo por preços excessiuos; e que «isto se deuia dar a execução antes de entrar o inuerno. E nesta «conformidade se nomearão os comiss.ºs, com declaração das co-«marcas a que auião de ir, a que V. Mag.d foi seruido mandar cresponder que, neste particular, ordenasse a camara o que lhe «parecesse, e considerasse se isto era nouidade de q se não ti-«uesse usado outras uezes, e se causaria alteração nos preços; e «que, resoluendosse este neg.cio, auisassemos a V. Mag.d, e no-«meassemos as comarcas a q auião de ir, pera com isso se es-«creuerem as cartas necess. as aos dittos corregedores.

«E porque não he nouo mandaremse fazer semelhantes dilig. Acquando a necessidade o pede (e V. Mag. de tem ordenado qua ciadade faça neste anno todas as que parecerem necess. Preuenindosse pera a armada, que tem assentado parta desta cidade pera o Brazil, pera o que conue fazer uir todo o que se poder trazer, e ter noticia da quantidade que está em celeiros, e das partes donde se podera mandar fazer, quando logo não possa uir, sem que esta dilig. Possa alterar o preço, pois se tem desistido da limitação delle, que no Terr. se tinha ordenado), se assentou que conuinha mandarense na forma que tem proposto a v. Mag. de .

«E com esta manda o rol dos nomeados e das comarcas a q̃ ão de ir, de q̃ pareçeo dar conta a V. Mag.d, pedindo seja seruido «mandar escreuer encarecidam.te aos c.ores defirão aos requeri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 80.

«mentos dos comiss.ºs. e fação com effecto abrir os celeiros que celles apontarem, obrigando aos donos mandem o trigo que poder ser, e auisando sobre tudo de quantos celeiros ha em suas comarcas, e da quantidade de trigo que cada hum podera ter, e do que se poderá tirar sem prejuizo do prouimento necess.º pera as comarcas; e fação todas as mais diligencias e execuções que, plos comiss.ºs, lhe forem requeridas, no q esperamos V. Mag.d mandara acudir com a brenidade q o neg.clo requere..»

### Resolução do governo:

«Aqui vão as cartas para os correg." das comarcas,  $\tilde{q}$  a cide pede, na forma  $\tilde{q}$  aponta, co que podera despachar os comissios  $q^{do}$  lhe parecer.  $\tilde{E}$  Lx. a, a 40 de setro 630.

#### Consulta da camara a el-rei em 19 de setembro de 1630¹

«Por alguas vezes se tem representado a V. Mag. de o aperto em «q se uai pondo, com a falta de trigo, esta cidade, q quada dia «uai em crescimento, e se tem entendido  $\tilde{q}$  a principal causa delle «nasce dos comiss.», que andão em Alentejo, por ordem do mar-«quez, terem embargado todo o trigo q podia nir a esta cidade, «não somente dos lauradores, mas ainda dos obrigados nella, e q «o tinhão comprado em uirtude de suas cartas de niz.»; e isto não • somente nas comarcas d'Alentejo, mas ainda na comarca de Cas-«telo Branco, que he Beira, como ja constou a V. Mag. de por «carta particular, que se inuiou a este senado, e hora pla que com cesta será do prouedor da ditta comarca, q escreueo ao vereador «do pelouro. E porque este prouimento se pode acabar de fazer «nesta cidade, sem auer as queixas e extroções q são notorias, «mandandose uir todo o pam que os dittos comiss.ºs tiuerem em-«bargado, pera delle se tomar o necess.º que faltar ao d. proui-«mento, e o demais se possa repartir plo pouo, pedimos a V. Mag. de «seja seruido mandar tomar breue resolução nesta mat.a; e q todo «o pam uenha logo pera esta cidade, e principalmente o dos obri-«gados. E por este modo ficará V. Mag. de milhor seruido, e o pouo «remediado em parte na falta que padesse.

<sup>1</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 82.

«Tambem se lembra a V. Mag.do queira mandar differir a con-«sulta, que se lhe fez, sobre os nauios q auião de ir a Berberia «poderem ser estrangeiros, pois he notorio a V. Mag.do que os «não ha portuguezes, e estes estrangeiros hão de ir fretados por «portuguezes e com largas fianças.

«E q<sup>to</sup> a lembrança q̃ V. Mag. de mandou hora fazer sobre os par-«ticulares, que uendem trigo em sua casa, e sobre a queixa dos «misteres desta mesa acerca da repartição do pam no Terro, se «fica fazendo diligencia p<sup>to</sup> vereador do pelouro, continuando com «a deuasa, que estaua começada, na forma do regimento; e do «que resultar de hua e outra cousa se dará conta a V. Mag. de»

Resolução do governo 1:

«Faça a cam<sup>ra</sup> hūa consulta em  $\tilde{q}$  não trate de outra cousa mais « $\tilde{q}$  destes nauios,  $\tilde{q}$  pretende m<sup>dar</sup> a Africa a buscar pão, com to«das as razoes  $\tilde{q}$  ouuer nesta matra, pa poder ir a S M<sup>de</sup>, e uenha «logo.»

### Carta regia de 24 de setembro de 1630 <sup>1</sup>

«Conde presidente amigo, etc. — Recebeosse a uossa carta de «3 do passado, e os mais papeis q com ella enuiastes, que tudo «ueo por uia do gouerno, sobre os cem mil cruzados com que me «offereçeis seruir para se começar a fabrica da armada, que de-«termino mandar ao Brasil, em soccorro daquelle estado e restau-«ração da capitania de Pernambuco, que os rebeldes de Olanda «tem occupada; e aggradecouos muito este servico e o animo e «uontade com que uos dispuzestes ao fazer, que he muy conforme «ao que espero do amor e lealdade, com que essa cidade tratta «as cousas de meu seruiço, de que tenho particular satisfação. E «deuido ao cuidado e desuelo com que procuro o beneficio, con-«seruação e augmento desse Reyno, e por o muito que he neces-«sario para lançar os enemigos do Brasil, e assegurar aquelle es-«tado, me pareçeo dizeruos que, ainda que reconheço o aperto do «estado das cousas, não posso deixar de uos encarregar e pedir «façais hum seruiço de renda continuada; e espero que, uencidas

<sup>1</sup> Esta resolução ou despacho do governo tem a data de 2 d'outubro de 1630.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. <sup>1</sup> da Comp. <sup>2</sup> e outros serviços a S. Mag. de, fs. 106.

«as difficuldades, o fareis de tanto mayor quantia, quanto, se acon«tecesse que os enemigos se apoderassem do Brasil, o hauerieis de
«fazer, pois essa cidade seria a que mais perderia neste caso. E
«assy deueis considerar que não somente se tratta neste seruiço
«do bem uniuersal do Reyno, senão muy particular e essencial«mente do bem da mesma cidade, em cuja conseruação e au«gmento ha de resultar quanto adiantardes este seruiço. E quanto
«ao breue que dizeis, se ira trattando; mas não se deue retardar
«por isto a execução da impossição, por ser tão precissa e ins«tante a necessidade que não dá lugar a outra cousa. E fico uendo
«o que toca a administração dos contrabandos, e trattandosse disso
«por meos q̃ entendo, se dará satisfação a todos. Nas demandas
«dos bēns alheados da coroa se ordenará o que for justiça; e no
«que appontais, açerca do sal, me pareçeo dizeruos q̃ se tratta da
«matteria por outra via 1.»

#### Carta do conde presidente a el-rei em 1 d'outubro de 1630 <sup>2</sup>

«Em carta de 24 de setembro me ordena V. Mag. de dar as gra«ças a esta cidade, do serviço que fez dos cem mil cruzados para
«ajuda do apresto da armada, que se trata fazer, para a restaura«ção de Pernambuco; e que lhe diga que, pelo muito que é neces«sario lançar os inimigos do Brazil e assegurar aquelle estado,
«ainda que se conhece o aperto do em que hoje estão as cousas,
«não pode V. Mag. de deixar de mandar lhe peça faça um serviço
«de renda continuada; e que, vencidas as difficuldades, seja este
«de tanto maior quantia, quanto era necessario se acontecesse que
«os inimigos se apoderassem de todo o Brazil, por ser ella a que
«mais perderia n'este caso.

«E com o zelo que tenho do mór serviço de V. Mag. de, referirei «o que se me offerece, com grande desejo do acceitamento de ma-«teria de tanta importancia.

«Vendo o que se contem na carta de V. Mag.40, referida, e «considerando a materia d'ella, me pareceu, por algumas razões

<sup>1</sup> O que vae em italico encontra-se sublinhado no proprio documento.

<sup>2</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 231.

«que se me offereceram, que devia sobreestar em a lér na camara, «até as representar a V. Mag.de.

«A primeira razão é porque esta carta não vem conforme ao «que se me tem escripto, e os termos em que se acha este nego«cio, no que n'ella se diz, de que se fica tratando do breve, e que «entretanto corra a imposição; porque de cá não se pediu breve «para nenhuma, senão para se vender a parte dos cem mil cru«zados de juro, tocantes ao ecclesiastico, para segurança das con«sciencias dos que concedemos este donativo, e d'este ponto só se «deve tratar com brevidade; e, sem embargo de faltar o breve, «se vae vendendo este juro na maior parte, que é a que toca ao «secular, e se tem já entregue quantidade de dinheiro na arca, e «se vae continuando nas vendas com toda a assistencia e cuidado «necessario, vencendo as grandes difficuldades que houve na ma«teria, e dispondo as vontades dos que o repugnavam, como tudo «é presente ao conde governador.

«No outro ponto da carta, que toca a esta primeira parte, em «que V. Mag. de trata dos bens da coroa, dizendo que se procederá «n'elles como for justiça, me pareceu representar que tendo V. «Mag. de, por carta sua, concedido á cidade este particular, em ra-«zão do serviço que fez dos duzentos mil cruzados para o soc-«corro da India, vindo depois outra ordem em contrario, se parou «em se correr com elle, representando a V. Mag. de, que se lhe «cumprisse o que havia escripto; e mandou-me V. Mag. de, por dif-«ferentes cartas, que fizesse correr este serviço. Reduzi a cidade «que viesse n'isto, mostrando-lhe certidões do regedor e procura-«dor da coroa, de como estes bens haviam tornado a ella, e V. «Mag. de estava de posse d'elles 1; e assim me parece que não con-«vem que entendam agora que se poderá haver novidade n'este «particular, de que se pode esperar inconvenientes de muita con-«sideração, particularmente não faltando quem os solicita.

«No segundo ponto, que é dizer V. Mag. do que do sal se trata «por outra via, me pareceu representar que, em carta de 30 de «junho, me apontou V. Mag. do este meio para tratar d'elle, como «fiz, com approvação do governador, e se verá da copia da carta, «que será com esta; e que em nenhum dos serviços, que tem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. •Elementos, » tom. n, pag. 556, not.

«feito esta cidade, veiu a casa dos Vinte e Quatro e povo d'ella; «e que tratar por uma via do sal, cuja pratica é tão odiosa, e por «outra tratar do novo tributo e renda fixa, é arriscar tudo e in«tentar um impossivel em tempo tão estreito, e da miseria em «que esta cidade se acha, que é de qualidade, e tal a desconsola«ção da gente, que não se pode dar a entender a V. Mag. de por «carta.

«De maneira, senhor, que tenho por mór serviço de V. Mag. de «dar fim ao que está começado do sal, e em que se venceu «muito em reduzir a cidade a que o não encontrasse, e se «ajuntasse com os mais logares do reino, que lhe mandaram seus «procuradores para se valerem d'ella, antes dispondo-os para que «viessem n'isso, sobre que a camara escreveu cartas, enviando com «ellas o assento, que n'ella se tomou n'este particular, que se de«ram ao governo, persuadindo-os que se albanassem, á imitação «d'esta, como ella tinha feito. E quando se consiga o bom fim que «se pretende n'isto, será o mais que se poderá alcançar; porque «tratar apressadamente negocio d'esta qualidade, é aventurar o «que se traz entre mãos, e se vae conseguindo com tanta difficul«dade, em que se vêem as mais que se hão de seguir em qual«quer cousa, por pequena que seja, que agora de novo se intentar.

«Depois de cumprir com a obrigação do mór serviço de V. Mag.de, «que é representar-lhe o referido com tanta clareza, agora me pa«receu dizer que, quando se intente cousa de novo, com poucas «ou nenhumas esperanças de alcançar bom fim, antes entendo que «se arrisca o que se tem vencido e se vae executando, assim no «serviço dos cem mil cruzados, que deu esta cidade, e a cuja imi«tação vae contribuindo todo o reino, um dos maiores serviços que «nunca fez, como em se acabar de introduzir o real na libra de «carne e canada de vinho em todo o reino; e juntamente apertando «os homens de negocio pelos trezentos mil cruzados, que se lhes «pedem 4, sobre que hoje actualmente houve tantos corrilhos e ajuntamentos n'esta cidade, e com tão grandes clamores, quaes «jamais vi n'ella, com o que imagino se põe em evidente perigo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O governo de Castella não pedia, exigia dos negociantes um emprestimo forçado de tresentos mil cruzados, para os soccorros que haviam de ser enviados a Pernambuco.

«o trato e commercio d'este reino, assim pelas poucas pessoas «que ficam n'elle, e irem-se cada dia, como porque os que ficam «são os de menos substancia, e se lhes acabam os cabedaes por esta «via, que tudo me obriga a representar a V. Mag.de, com a sub-«missão e humildade que devo, e com o grande zelo que tenho de «seu serviço, que o mande V. Mag.de considerar, e deixar concluir «estas cousas, porque intentar agora outra de novo será, como tenho dito, arriscar as mais que se vão encaminhando. — Nosso «Senhor guarde a catholica pessoa de V. Mag.de, como a christan«dade ha mister.»

#### Consulta da camara a el-rei em S d'outubro de 1630 <sup>1</sup>

«Os juizes do crime e civel são juizes ordinarios, o que se nota «claro pelas varas vermelhas, que trazem, com as insignias da ci-«dade, porque só juizes ordinarios trazem varas vermelhas, como «o declarou a ord, no liv. 1, tit. 65 § 1.0, = ibi = E os juizes or-«dinarios trarão varas vermelhas =; para o que, ainda que não avalendo cartas de seguro, negativas nos casos de devassa pro-«nunciada por juizes lettrados, de que se trata na ord. do liv. v. «tit.º 130, e fazendo-se n'ella expressa menção de muitos, não se «faz na dita ord. dos ditos juizes do crime, por quanto as suas apronunciações se tinham por de juizes ordinarios, e por taes se «reputavam na casa da supplicação, como affirma Cab. 1.º p.º, decis. «52 n.º 2.º; e foi necessario, depois da dita ord., declarar V. Mag.de. «por expressa provisão que ordenou sobre a repartição dos bair-«ros , que o mesmo se entendesse nos ditos juizes do crime, e «isto sem embargo de serem ordinarios, e que nas devassas por «elles pronunciadas se guardasse a dita ord.; e não fôra necessaaria a dita declaração, se elles pão foram ordinarios, como são, e «da dita declaração consta no § 46 do regimento dos ditos bairros.

«E confirma-se mais isto por outra declaração, que se faz na «ord. do liv. 1, tit.º 65 § 6.º, porque tratando-se n'ella da alçada «dos juizes de fóra, e no § 7.º, logo seguinte, da dos juizes ordi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. <sup>o</sup> 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. «Elementos,» tom. 11, pag. 153, not. 1.

anarios, no dito \$ 6.º declara a dita ord. que a mesma alçada dos
juizes de fóra teriam os juizes do civel da cidade de Lisboa,
ad'onde se colhe claro serem os juizes do civel d'esta cidade tambem ordinarios.

«Outra declaração se faz na ord. do liv. III, tit.º 21 § 19.º, «acêrca dos juizes do civel d'esta cidade, e é que sendo suspeito «um juiz ordinario o ficaria logo sendo o outro companheiro; e «logo a dita ord. limita isto nos juizes d'esta cidade, que, sem «embargo de serem ordinarios, se não entendesse n'elles o dis«posto nos outros. E sobre tudo bastava, para isto ficar mais cla«ro, o que dispõe a ord. do liv. III, tit.º 96.º § ultimo, a qual, tra«tando da assignatura que haviam de levar os juizes de fóra, diz «que a mesma assignatura levarão os juizes ordinarios do crime «e civel da cidade de Lisboa, com o que fica mostrado e sem du«vida que os juizes do crime e civel d'esta cidade são ordinarios, «e assim os nomeia o dito § ultimo.

«O que, supposto e sendo os ditos juizes do crime e civel d'esta «cidade ordinarios, em camara se ha de fazer a eleição d'elles «pela ord. do liv. 1, tit.º 67, in princ, e § 1.º, na qual se dá ordem «como se hão de fazer e eleger; e pelo conseguinte não pertence «a sua Mag. de fazer os taes juizes (porque só faz os juizes de fóra), «senão a esta camara pela dita razão e ord. Le se se duvidar

<sup>1</sup> No liv. n d'Assentos, fs. 295, encontra-se a seguinte declaração:

<sup>«</sup>Dei conta no gouerno de como a cidade tinha prouido, na uara de juiz do «ciuel desta cidade, a Baltezar de Figueiredo, e no gouerno não se aprouou. «Lx.», 16 de maio de 1630.» Segue-se a assignatura do presidente da camara.

E' este, ao que parece, o ponto de partida da questão de que se occupa a consulta a que nos referimos.

D'um «Rol das consultas que a cidade tem feito a S. Mag.de, de que não tem ultima resposta» — liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 154 —, vê-se que em 11 de julho do mesmo anno (1630), a camara representara a el-rei, queixando-se do regedor da casa da supplicação haver impugnado o provimento, que ella fizera, da serventia das varas de juizes do crime.

A consulta, a que esta nota allude, tambem não obteve immediata resolução, porque, segundo se pode presumir, por parte do governo a camara nenhum apoio encontrou n'este negocio, e tudo leva a crêr que o proprio governador, no intuito de contemporisar, até pretendeu fazer as nomeações antes da resposta d'el-rei, para não haver prejuizo de nenhuma das partes.

A camara suscitou ainda em outros documentos, que publicaremos, o des-

«isto, porque se não guarda na eleição dos ditos juizes a forma «da dita ord., por n'ella se ordenar que se elejam seis eleitores, «chamados os homens bons e o povo, porque se responde — que «n'esta camara se não póde guardar a fórma da dita ord., por «quanto ella falla nos vereadores que acabam, e os vereadores «d'esta cidade são perpetuos, e em logar dos homens bons e povo, «que deve ser chamado, estão os quatro mesteres, que representam o povo e de quem têem procuração. E assim é costume mui «antigo, de que se não alcança o contrario, fazerem-se as ditas «eleições como fica dito; e o costume, que n'esta camara ha, se «deve guardar conforme a ord. do liv. 1, tit.º 66 § 28.º — ibi — e «costumes antigos da cidade ou villa.

«E assim não ha duvida que á dita camara pertence o provi-«mento das varas dos ditos juizes do crime e civel, sem ser para «isso necessaria doação ou provisão particular; e além d'isso V. «Mag.de tem feito mercê a esta cidade, por provisões suas, confir-«madas e vistas nas confirmações, que de presente estão em poder do secretario Rui Dias de Menes, porque lhe faz mercê de «lhe mandar guardar seus antigos costumes e usos.

«E que a cidade tenha prescripção e posse immemorial, além «do sobredito, de prover os ditos officios, não ha duvida, e é tão «notorio que nunca se fez nem usou outra cousa em contrario, o «que era bastantissimo ainda que não houvera a dita ord., por «onde, por direito ordinario, póde prover, nem podem ser privados da dita eleição contra o que fica dito.

«E para mais confirmar o direito claro da cidade, com exemplos proximos, se lembra que, ordenando V. Mag. de que houvesse mais dois juizes do crime para se repartirem pelos bairros d'esta cidade, ordenou V. Mag. de a esta camara os nomeasse, como consta da copia inclusa. 4

«E duvidando tambem o marquez d'Alemquer, sendo vice-rei «d'este reino, da eleição que a camara tinha feito de juiz do crime «em Luiz de Goes de Mattos, por não ir consultada ao governo,

pacho da sua pretensão, não cedendo dos seus direitos, que fôram d'algum modo reconhecidos por el-rei em carta de 7 d'agosto de 1631, de cujo capitulo a vereação só veiu a ter conhecimento alguns annos mais tarde, salvo erro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. «Elementos,» tom. II, pag. 152.

«dando-se-lhe conta pelo presidente d'esta camara, como sempre «se costumou desde o tempo do cardeal archiduque, resolveu o «dito marquez que o dito juiz servisse sem embargo de se lhe «não consultar, satisfazendo-se com a conta que d'isto lhe deu o «presidente, como é costume.

«E por a brevidade do tempo não dar mais logar, pela neces«sidade que a cidade tem de juizes do crime, por ao presente es«tarem trez doentes, se não allegam mais razões, e com estas
«—Pede a cidade a V. Mag.de, humildemente, seja servido, em con«sideração do que se allega, pôr os olhos n'esta cidade, para que
«se conserve a autoridade e jurisdicção em que sempre foi con«servada pelos senhores reis passados, para com isso poder acu«dir ás obrigações do governo d'ella, que V. Mag.de tanto encom«menda e tem á sua conta; e da grandeza de V. Mag.de, em ra«zão dos serviços e lealdade com que acudimos a seu real ser«viço, esperamos que se guarde inteiramente a justiça d'ella.»

#### Consulta da camara a el-rei em 19 d'outubro de 1630 <sup>1</sup>

«Por hũa carta q̃ João das Neues Nunez, hum dos comiss.ºs q̃ «a cidade tem mandado ás comarcas do Rn.º a fazer uir pam a «ella, de 15 deste outro, entendemos não faltar na comarca de «Frontr.a, e que uirá a esta cidade, grande quantidade delle, dis-«pensando V. Mag. de q, os que trouxerem pam ao Terreiro na oc-«casião da necessidade presente, ainda que o comprem e atraues-«sem, se não proceda contra elles, por rezão da regatia. E posto «que esta ordem seja contra a que V. Mag.de tem dado, a instan-«cia da cidade, sobre se deuasar de quem atrauessa o pam, com-«tudo he tal o aperto em q se ue, que obriga pedir a V. Mag.de, «nesta occasião somente, esta liberdade. E juntam. te pede a cidade «a V. Mag.do seja seruido mandar aos julgadores das comarcas, «com ordes mui apertadas e com grandes penas, e aos juizes de «fora e ordinarios, por onde os dittos comiss. os andarem, não im-«pidão em nenhum modo a saca, que cada hum quizer tirar pera «trazer a esta cidade, porque de ordinario o fazem tanto contra

<sup>1</sup> Liv.º 171 do Provimento de pão, fs. 85.

«as provisoes de V. Mag. de e bem p. co deste pouo; com declaração «que, fazendo o contr.º, uenhão aqui emprazados por precatorio «do vereador do pelouro do Terr.º, e que elle os possa executar «nas penas q̃ V. Mag. de lhes puzer; porq̃, não sendo assi, nos «ueremos cada vez em mor aperto; com declaração que, os que «por este modo quizerem trazer pam, serão obrigados a trazerem «certidões da quantia q̃ trazem, e não serão desobrigados, sob a «pena da regatia, sem certidão de como o meteo e uendeo neste «Terr.º E esperamos q̃ o assi o mande V. Mag. de ordenar sem «dillação.»

Resolução do governo 1:

«O que pareçeo q por hora se deuia prouer nesta mat.ria, ven-«dosse esta consulta da camara, e considerada ella, se uerá na «prouizão incluza, q a cidade enuiará por sua uia a honde conue-«nha; porq seria couza de que mayor dano rezultaria perdoarsse «o delicto aos atranessadores.»

O documento que acompanha este despacho, é o seguinte:

# Provisão do desembargo do paço de 21 d'outubro de 1630<sup>2</sup>

«Dom Phellippe, etc. — Faço saber a todos os corregedores, «ouuidores, prouedores, juizes de fora e justiças a que esta pro«uisão for mostrada, que, tendo respeito ao que se me reprezen«tou por parte do prezidente e vereadores da camara desta cidade «sobre os commissarios, que tem mandado pelo reino, com car«tas de vizinhança, buscar pão pera o trazere ao Terreiro della, «ey por bem e mando a todos em geral, e a cada huu em particu«lar, que, sendolhe requerido pellos mesmos commissarios, lhe «dem e fação dar toda ajuda e fauor que lhe cumprir pera traze«rem ao dito Terreiro todo o pão, que tiuerem comprado, e assy «todo aquelle que os ditos commissarios dizem que atrauesado«res tinhão atrauesado, pera que, com toda a breuidade, possa «vir o dito pão a esta cidade, em conformidade das ordens sobre «isso dadas; obrigandose os ditos atrauesadores ao trazerem den-

<sup>1</sup> Tem a data de 22 d'outubro de 1630.

<sup>2</sup> Liv. m do Provimento de pão, fs. 84.

«tro no termo que lhe for limitado pellos ditos commissarios. E pera assi se dar a execução, com a breuidade que conuem, lhe «serão dadas pellas ditas justiças todas as carrettas, carros, ca«ualgaduras e mais cousas necessarias pera se carregar o dito
«pão, sem nisso aver detença algüa, porq, fazendo o contrario,
«mandarei fazer, com os que nisso forem remissos, a demonstração
«que ouuer por meu seruiço. ElRey, noso snor, o mandou por
«seu especial mandado pellos doutores Luis de Araujo de Barros
«e Franco Barretto, ambos do seu conso e seus dezembargadores
«do paço.»

#### Despacho do conselho da fazenda de 22 d'outubro de 1630 !

«O thr.º da caza da India, dando a camara desta cidade fiança «bastante e abonada, per que se obrigue a emtreguar as barras «de pratta, que per ordem de S. Mg.de estão embargadas em Se«vilha, que são de João Pereira Corte Real, ou o dinheiro que ellas «montarem, com todos os emolumenttos que deles rezultar, ao «dito. João Pereira Corte Real, ou a peçoa a que pertençer, paçe «os precatorios nesesarios pa se entregare as ditas barras, em «Sevilha, a peçoa que a dita camara nomear, e se empregar em «triguo comforme a rezolução do gouerno.»

Este despacho do conselho da fazenda baixou á camara com a seguinte carta do secretario do governo, dirigida ao conde presidente 2:

«Diz o s<sup>or</sup> Dom Diogo q̃ aqui vai o desp<sup>o</sup> sobre a prata de J<sup>o</sup> «P<sup>ra</sup>, q̃ esta ẽ Seuilha, p<sup>a</sup> se uzar delle. Ds g<sup>do</sup> V S. Do paço, a «23 de outro 630. — Luiz Falcão.»

<sup>1</sup> Liv. m do Provimento de pão, fs. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 93.

#### Consulta da camara a el-rei em 24 d'outubro de 1630 <sup>1</sup>

«Pella portaria juncta do gouerno ha V. Mag.de por seu seruiço «que M.º1 de Beça, thez.ro dos depositos da corte, faça com effecto «entrega de quatro mil tt.dos, de que tratta o desp.º do regedor, «que tudo torna com este. E porque o ditto despacho relata que «a camara obrigue suas rendas a tornar este dr.º dentro em qua-«tro meses, e que a mesma segurança se faça tambem pellos bes «do presid. te e vereadores desta camara e thez. ro della, não quer «o ditto thez. ro entregar este dr.º per hua segurança que a cidade «lhe da, em que obriga suas rendas, sem que tambem se faça por «scripto de cada hum dos dittos ministros em particular. E assi «se ué, pla ordem da faz.da, que pera o dr.º que está no deposito «de Senilha, que pertence a João Pereira Corte Real, se passem «precatorios pera la se entregar a p.º que a camara nomear, dando «ella pr.º fianca bastante e abonada; sendo hua e outra cousa du-«uida que at'agora se não uzou com a cidade, tendo mais de 30 «mil tt.dos de renda, e abonada de maneira que, quando V. Mag.do «teue necessidade de uender juro, recorreo a ella, e se ualeo de «seu creditto, qto mais este dr.o, que a cidade hora pede, não «tem duração e se ha d'entregar, dentro no ditto tempo, do «procedido do trigo q com elle manda comprar. Pareceo a acidade dar conta disto a V. Mag.de, e pedirlhe seja seruido eque as dittas entregas se fação com a cidade obrigar suas arendas, como sempre fez em m.º mayores quantias, e não «permita q por este modo perca a cidade de seu credito e au-«thoridade, q não he o que conuem ao seru.co de V. Mag.de; e «que assi o mande V. Mag. de ordenar sem dillação por se não «perder tpo.»

### Resolução do governo :

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 86.

<sup>2</sup> Na data d'este despacho foram enviadas para Sevilha lettras na imporcia de 4:945,5000 réis, conforme consta da seguinte relação:

<sup>«</sup>As lettras, que vão n'este correio, são as seguintes:

«A camara offereceo de dar todas as seguranças necess. rias, pa «se poder ualer destes depositos; e como são tocantes a psas «particulares, q̃ não são ounidas nisto, toda a segurança fica sendo «conueniente. E considerando a cido esta matra, he de esperar «que veja q̃ acrecēta reputação em tudo o que fizer em beneffo do «bem p.ºº E não he couza noua fazerse semelhante obriguação, «porque os goures deste R no alguas uezes derão escritos a partes, «pr q̃ se obriguarão a dinheiros (por sy), q̃ se tomarão pa a faza «de S. M.do, como tambem o faze mtas uezes os vizo reis da In-«dia. Ẽ Lx.a. a 26 de outro 630.»

| «Francisco Dias Mendes de Brito, ao Borratem, lettra de reales «25:000, são      | 1:000\$000<br>400\$000<br>800\$000 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| «João Baptista Labiosa, 8:625 reales, são                                        | 345,5000                           |
| «Alvaro Fernandes da Costa, 30:000 reales, são                                   | 1:200\$000                         |
|                                                                                  | <b>3:745 \$</b> 000                |
| «Este dinheiro contou Sebastião da Fonseca, almoxarife do real «d'agua na carne. |                                    |
| «Diogo Rodrigues de Lisboa, 80,5000 reales, são                                  | 1:200#000                          |
| «Este dinheiro contou Miguel Alvares Taveira.                                    |                                    |
| «Ao todo                                                                         | 4:945#000                          |

<sup>«</sup>Todo este dinheiro vae dirigido a Agostinho Peres e Henrique d'Andrade, «a Sevilha, valor de Miguel Alvares Taveira, que serve de thesoureiro da «cidade.

<sup>«</sup>Em correio de 26 d'outubro de 1680.» — Liv.º in do Provimento de pão, fs. 87.

### Consulta da camara a el-rei em 26 d'outubro de 1630 <sup>1</sup>

«Viosse em meza a carta do ouuidor do Campo de Ourique, que «com esta será, <sup>2</sup> e se conformou a camara com seu parecer, a «se pôr taixa no trigo que se uender naquellas partes, e que a «não ouuesse no que se vendesse no Terro desta cidade, pello ambo beneficio que a ella resulta, em rezão que, sendo barato o «preço do trigo que se ouuer de vender em Alentejo, e caro o que «se vender nesta cidade, obriga o interesse aos moradores daquelalas partes a que o tragão a estas, pello muito ganho que nisso «recebem. E assim pede a cidade a Vossa Magestade seja seruido de mandar taixar, naquellas partes, o trigo pello preço mais «conuiniente, que o tempo requere, de sorte que sempre fique em «maior ualor o que se uender neste Terro, por se entender ser o «meio que melhor está à necessidade prezente.»

Resolução do governo 3:

«Vendosse esta matra, pareceo que sera cousa de muito pre-«juizo das p<sup>1es</sup>, donos e senhorios do seu triguo, taxaremlhe o seu

<sup>1</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E' do theor seguinte:

<sup>«</sup>Jorge Tenreiro veiu a esta comarca de Campo d'Ourique, por ordem d'esse «senado, para fazer ir o trigo que fôsse possivel.

<sup>«</sup>Na diligencia se houve como d'elle se espera, porque, com o seu bom «termo, deixa a toda a comarca inteirada nas muitas razões, que tem, para «acudir a essa cidade, com todo o trigo possivel, n'este aperto.

<sup>«</sup>Algumas pessoas ecclesiasticas, freires do habito de S. Thiago, têem quanctidade de trigo recolhido; e por ordem da mesa da consciencia se poderá fa-«zer diligencia com elles, deixando-lhe o necessario para sua sustentação, e «o mais que se leve a essa cidade.

<sup>«</sup>Tambem seria grande utilidade taxar-se por cá o trigo, e franquear-se «n'essa cidade, porque assim, quem o tem encelleirado, mandal-o-ha a essa «cidade; e deve-se fazer diligencia com o trigo que vae, para que não vá «fóra do Terreiro a lojas particulares, e n'ellas se venda. — Guarde Deus a «todo esse senado, como póde. — Mesejana, 19 d'outubro de 1630.—O ouvidor «do Campo d'Ourique, Francisco Luiz Freire.» — Liv.º III do Provimento de pão, fs. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Esta resolução ou despacho do governo tem a data de 31 d'outubro de 1630.

«pão em tpo em que em todo o R<sup>no</sup> não ha taxa, a q<sup>1</sup> se não tem «conçedido a nenhũ lugar delle, pedindoa, p<sup>r</sup> se entender q sera «ocasião de auer mayor falta de trigo e padecer o pouo m<sup>tas</sup> e «grandes necessidades; e o proueito de se pór esta taxa sera so «dos mercadores e ps<sup>as</sup> riquas, q o quizerem trazer p<sup>a</sup> esta «cid<sup>o</sup> p<sup>10</sup> preço da taxa, e dos atrauessadores p<sup>a</sup> dobrare o dr<sup>o</sup> «nelle.»

#### Consulta da camara a el-rei em 26 d'outubro de 1630 <sup>1</sup>

«São tantos os tumultos, mortes e furtos que todos os dias «acontecem nesta cidade, que nos obriga tornar a pedir a V. Mag.d., «com todo encarecim.to, queira, sem dillação, mandar despachar «e deferir ás muitas consultas, que a cidade tem f.to, sobre as ser«uentias das varas de juizes do crime, que a cidade tem prouido, «lembrando a V. Mag.d que de presente não ha mais que hum, «que a cidade hontem proueo, e que os mais estão doentes em «cama, e que de os não auer se causão tantas desordês, a que «tambem pedimos a V. Mag.d queira mandar acodir, como mais «conuenha ao seru.co de V. Mag.d e quietação deste pouo, por se «enitarem os inconuenientes que dellas se podem seguir, que V. «Mag.d não deue permitir.»

### Resolução do governo 2:

«A consulta das duuidas, q̃ se mouerão, sobre o prouim<sup>to</sup> das «seruintias destas varas, está despachada pª ir a S. Mg.<sup>de</sup> plo oradin. rio; a cidade, se lhe parecer, poderá acudir a S. Mg.<sup>de</sup>, respecentandolhe co q<sup>ta</sup> rezão espera de S. Mg.<sup>de</sup>, pr sua grandeza, «em todas as occasiões, toda a meo e fauor. E se parecer a cido q̃, «nos termos ẽ que as cousas oje estão, fazem falta ministros de «justiça, se prouerão logo plo gouerno, q̃ he o meio q̃ nisto ade «auer, ẽ q<sup>to</sup> S. Mg.<sup>de</sup> não resolue de todo esta matra.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esta resolução tem a data de 15 de novembro de 1630.

#### Consulta da camara á el-rei em 29 d'outubro de 1630 <sup>1</sup>

«A cidade tem feito todas as diligencias possineis por auer dr.º «pera mandar empregar em trigo, e as uai faz.do com grande cui«dado, como V. Mag.do está inteirado; e em ordem a isto intentou
«tambem auer por emprestimo, em tempo limitado, o que estaua
«no depositó do depositr.º da corte, e em o de Seuilha perten«cente a João Pr.ª Corte Real, pera a cobrança do qual se obri«gou a dar toda a segurança necess.², debaixo de suas rendas,
«que he o que sempre se costumou, sem auer exemplo em contr.º;
«e, nesta conformidade, pedio a c.do a V. Mag.do fosse seruido que
«estas entregas se fizessem, ao que V. Mag.do nos não defferio. E
«uendosse em mesa a reposta de V. Mag.do, se assentou que tor«nassemos a instar a V. Mag.do, e pedirlhe fosse seruido auer por
«bem que o dr.º destes depositos, ou de ql quer delles, se em«prestasse a cidade na forma sobreditta, pois he pera obra tão
«pia e necess.a, e q não corre nhũ risco.»

Resolução do governo 2:

«Sendo tam importante uir de Andaluzia o triguo de que se «trata, e sendo esta cidade em todos seus effeitos tão exemplar, «muito conueniete será tornarse a uer nella esta matr.², e consi«derarse que não he cousa noua obriguarem os supperiores suas «proprias faz.²»; e assy o fez o gouerno alguas uezes, e o fazem «os Visos Reys da India nas occasiões, e o mesmo me dize que «fez o Marquez de Castel R.º sobre as matr² do apresto, a que «assiste; e que não aja nisto periguo, nesta consulta se diz, e m¹o «segura fiqua a cido, quando fiqua na sua propria mão a satisfação «de tudo.»

<sup>1</sup> Liv.º III do Provimento de pão, fs. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tem a data de 30 d'outubro de 1680.

#### Consulta da camara a el-rei em 29 d'outubro de 1630¹

Tendo a cidade resolvido mandar comprar quatro mil cruzados (4:600,000 réis) de milho na região do Mondego, isto até saber se poderia fazer maior acquisição, por ser o milho o sustento da gente pobre e miseravel, pede que superiormente seja expedida provisão ao corregedor d'aquella comarca e justiças dos contornos, para que prestem toda a ajuda e favor á pessoa encarregada da dita compra, facultando-lhe as carretas, bestas e barcas necessarias para os transportes; «porque sem isso auerá grande «dillação, que não conuem em tal aperto, nem V. Mag.d permitira «a haja em o mandar assi ordenar.»

Resolução do governo:

«Na conformidade do q̃ a cid° pede, se passou a prouizão in-«cluza, cõ q̃ logo podera m<sup>dar</sup> acudir a este neg.º Em Lx.ª, a 34 «de outrº de 4630.»

Carta que o presidente da camara dirigiu ao corregedor da comarca de Santarem em 1 de novembro de 1630<sup>2</sup>

«Por uma carta que esta camara teve do commissario André «Coelho de Mello, entendeu o pouco respeito que algumas d'essas «comarcas tiveram, sendo cabeça de todas as do reino, ás que lhes «escreveu, sobre se acudir á necessidade que este anno padece «de pão, e que em ordem á obrigação, que a todos lhes occorria, «favorecessem e ajudassem o dito commissario, o que as mais «d'ellas fizeram bem pelo contrario, encontrando n'isto os bons «termos das ditas cartas, provisões e ordens de S. Mag. de sobre «isso dadas; e em particular se queixa gravemente do juiz e mais «officiaes de justiça da villa da Azinhaga lhe impedirem o trigo, «que, em virtude de sua commissão, trazia para o Terreiro d'esta «cidade; e por mais requerimentos, que sobre isso fez, lhe não»

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 89.

«quiz deferir, dizendo que não só este pão, mas que todo o mais «que viesse por aquelle rio para esta cidade, o havia de tomar, «pois lá lhe haviam lançado castelhanos, amotinando sobre isso «gente do povo e homens de má fama e homiziados, de maneira •que lhe foi forçado lançar mão á espada; e depois de quieto o «negocio, lhe tomaram o pão e têem em seu poder, pondo, por «esta via, esta cidade e côrte em notavel aperto, e tal que a obrigou a fazer do caso queixa a S. Mag.do

«E a mesma queixa tem contra os officiaes da camara de San-«tarem, sobre os pregões, que têem mandado lançar, que nenhum «barqueiro traga pão a esta cidade, com grandes penas; e quando «este rigor haja de ter effeito, nunca se pode entender com o pão «que o commissario tiver feito, e o manda para esta cidade, nem «ainda com outro de qualquer obrigado ou pessoa que o quizer «trazer a ella, por ser privilegio dado por S. Mag. de e pelos srs. «reis passados a todos os que o quizessem trazer a esta côrte.

«E para esta queixa se corroborar com mais fundamento, me «ordenou a cidade avizasse por esta a V. M.ce, que convirá muito «ao serviço de S. Mag.de, e autoridade d'esta camara, que V. M.ce «se informe mui particularmente d'este caso, e nos avise de tudo, «para com isso o fazermos a S. Mag.de, para que caso tão extra-«ordinario não fique sem castigo; e que a mesma queixa lhe deve «V. M.ce fazer por si, pois, conforme as ordens do dito senhor, «tinha V. M.ce obrigação de em tudo amparar e favorecer o dito «commissario.

«Estimarei que V. M.ce se haja em tudo, de maneira que se enetenda que zela V. M.ce o serviço de S. Mag.de e bem publico «d'este povo. — Deus Guarde a V. M.ce, etc.»

#### Consulta da camara a el-rei em 5 de novembro de 1630 <sup>1</sup>

«Em consulta de 26 d'outubro deste anno significou a cidade a «V. Mag.de as muitas, q̃ lhe tinha feito sobre as seruentias das ua«ras de juizes do crime, q̃ o regedor tinha embaraçado, e mandado «aos escriuaes não assistissem aos ministros prouidos p¹a cidade,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 145.

«e que, em rezão d'algüs estarem emfermos, se causauão algüas «desordēs, assi de furtos como de mortes, por não auer em todos «os bairros os dittos juizes; e qto conuiria ao seru.ço de V. Mag.do «e quietação deste pouo e boa administração da just.a mandar V. «Mag.do deferir, sem dillação, ás dittas consultas, e auer por boa «a elleição feita pla cidade; e porq at'agora não teue a cidade resposta, e os inconvenientes que se seguem de os não auer são «cada vez mayores, pedimos a V. Mag.do, com todo encareçimento, «queira mandar resoluer este caso, no qual a cidade tem mostrado «bastatemente a V. Mag.do serem estas serventias de sua datta.» Resolução do governo:

«Sobre esta materia das seruentias das varas de juizes do crime «se fazem deligençias neçessarias para a consulta ir a S. M.de, e «mandar tomar a rezolução q ouver por mais seu seruiço, em q «he de crer se siruirá de fazer á cidade toda a merçe e favor q «ouver lugar. Athe S. M.de responder se proverão estas serven«tias p¹o gouerno, no q fica sessando o prejuizo de hūa e outra «parte; e para isso me diga a cidade quantos são os juizes, q es«tão impedidos, cujos lugares se ajão de prover. Em Lix.ª, a 5 de «nouro de 630.»

#### Consulta da camara a el-rei em 9 de novembro de 1630¹ ·

«Viosse nesta mesa a petição d'Andre da Fonseca, contrattador «do Cabouerde, sobre que V. Mag.d nos manda que digamos se «nos queremos ualer do dr.º, que nella se declara, e o q nisso «passa, pera, conforme a isso, se resoluer esta materia. 2

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A consulta foi motivada pelo despacho do governo exarado no seguinte requerimento:

<sup>«</sup>Senor — Diz Andre da Fonseca, contratador do Cabo Verde, que, por or«dem de V. Mag.de, estão embargadas, na caza da contratação de Seuilha,
«trinta e outo mil e tantas patacas, em barras de prata, de João Pereyra
«Corte Real, gouernador de Cabo Verde, para segurança do que deue a fa«zenda de V. Mag.de e a elle contratador, as quaes se tinhão mandado entre«gar a camara desta çidade para compra de trigo, dando fiança, a qual a ditta
«camara não quer dar; e fazendosse segunda consulta do conselho da fazenda

«A cidade se quiz ualer deste dr.º em Seuilha pera uir empre-«gado em trigo, respecto da presente necessidade que ha delle, «obrigandosse a tornalo á casa da contratação, onde está desposi-«tado, em tpo limitado, ou que nesta camara ficaria depositado «pera o mesmo effecto; entendendosse que assi ficaua mais seeguro, assi pera as partes, como pera a faz.da de V. Mag.d E «uendosse o neg.cio no conselho da faz.da, pareçeo q a cidade auia «de dar fiança, não auendo por bastante a de suas rendas, e que «com isso se passarião as ordes necess. as pera se entregar o ditto «dr.º, com que o gouerno se conformou; e dandosse conta à ci-«dade deste desp.», assentou que não conuinha dar a ditta fiança, apois he tão abonada, e, sendo cousa q nung.ª fez, era contra sua authoridade, pois o credito della he o q se sabe, por onde achou eque não convinha valerse do ditto dr.º debaixo da ditta fiança. E «quando V. Mag.d for seruido q sem ella se entregue, fará a cidade «obrigação de todas suas rendas, que he o q sempre se usou.»

Despacho do governo:

<sup>«</sup>ao gouerno, se remeteo do gouerno á mesma camara, fazendo elle supp.tte «requerimento ao conde de Castel Nouo, prezidente, para que respondesse á «segunda consulta, que lhe tinhão mandado do gouerno, pe se tomar resolu-«ção na materia, pello risco que corre na dilação. Respondeo o conde de Cas-\*tel Nouo, a elle supp. tte, que a camara não açeitaua, nem se queria ja ua-«ler do ditto dinheiro; e pedindolhe elle supp.tte mandasse esta reposta ao «conselho da fazenda, pois se ella se não podia tomar determinação, pella «consulta que auia feito, respondeo que elle supp.tte a podia dar assy de sua «parte. E porque o ditto dinheyro corre muyto risco estar na ditta caza da con-«tratação, por quanto os asentistas da croa de Castella tem prouizão para «tomarem os dinheyros embargados e depozitados na ditta caza, o que he em egrande dano e perda da ditta prata, como elle supp.tte tem reprezentado, assy no gouerno como no conselho da fazenda — P. a V. Mag.de, visto que «a camara não açeita nem se quer ualer do ditto dinheyro, mande que se tire «da caza da contratação, e se entregue ou depozite, pella ordem e maneyra «que a V. Mag.de ouuer por seu seruiço, porque, auendo dilação nisto, infali-«uelmente se tomará pellos asentistas, ficando na croa de Castella, donde será «muy dificultozo tirarsse para quem pertençer. E. R. M. — Andre da Fon-«seca.»

<sup>«</sup>A cidade me diga se trata de se ualer deste dro, ou o que nisso passa, «pa, conforme a isso, se uer o q nesta matra se deue fazer. E Lix.», 5 de nouro «630.» — Liv.º III do Provimento de pão, fs. 91.

## Capitulo da carta regia de 15 de novembro de 1630!

«Tenho mandado que o beneffissio do bagasso de azeitona, que apliquey a minha real fazenda, se execute em todos meus reinos; e para elle se dispor e admenistrar nesse de Portugal, nomeey pessoas q siruão de admenistradores, reçebedores e escriuães deste beneffissio nessa cidade de Lix.ª e seu termo, e em todas as comarcas do Rn.º, a que se passarão para esse effeito proui-zões minhas pello conçelho dessa coroa, q rezide junto de minha pessoa, dando se lhes juntamente o regimento e instrução, de que se vos enuião copias neste despacho, sobre a forma em que

Appenso a este regimento, a folhas 145, está o — «Modo de executar o beneficio nouo em o bagasso da azeitona —;» e, a folhas 146, a traça ou planta a que se deviam subordinar todos os lagares.

A folhas 147 do mencionado livro acha-se, com a data de 28 de julho de 1631, a — «Addição ao regimento pera a administração do beneficio do aseite, que Sva Magestade manda aplicar a sva real fasenda, e manda gvardar em os reinos da coroa de Portugal,» impresso no «Año de 1631», em Madrid, na mesma officina da viuva de Alonso Martin.

No primeiro d'estes documentos — que podem ser vistos na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva — toma el-rei para a corôa de Portugal o exclusivo do beneficio tirado do bagaço da azeitona, segundo um aperfeiçoamento no processo de a moêr, recentemente introduzido em Hespanha, onde egualmente fôra decretado o mesmo monopolio para a corôa d'aquelle reino, e que, sem prejuiso de terceiro, permittia por aquelle modo augmentar os redditos da fazenda real.

Calculando em pequena despeza a que resultaria das modificações nos lagares, conforme a traça a que acima alludimos, e impondo essa pequena despeza aos donos das officinas e moínhos de fabricar azeite, estabelece que, depois dos processos ordinarios até então usados, se fizesse outra moedura do bagaço, e que o azeite assim extrahido revertesse em proveito da corôa.

Fixa as indemnisações que deviam receber os donos do bagaço; as penas

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe m, fs. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No mesmo livro, onde está colleccionado o capitulo da carta regia, a que esta nota se refere—liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III—, a folhas 134, encontra-se, com a data de 15 d'outubro de 1630, o — «Regimento pera a administrazão do beneficio do bagasso da ascitona, que Sva Magestade manda aplicar a sva real fasenda, e manda guardar em os reinos da coroa de Portugal—,» impresso no «Año de 1630,» em Madrid, «en la imprenta de la Viuda de Alonso Martin.»

«se ha de proçeder na matteria: de que me pareçeo auizarvos, «por esta carta, para q̃ o tenhaes entendido, e vos encomendo

que seriam applicadas aos que usassem de fraude; designa as dezoito comarcas em que se dividia o reino para a administração d'este beneficio; cria em Lisboa o logar de administrador geral e o do respectivo escrivão; em cada comarca um administrador (accumulando as funcções de recebedor e executor), e o competente escrivão; em cada cidade, villa ou logar um administrador e recebedor particular; descreve as attribuições de cada uma d'estas entidades e arbitra-lhes os vencimentos.

E para que melhor se entendesse e se executasse o dito beneficio, preceitua que viessem mestres praticos do que se fizera nos reinos de Castella, para que andassem por todos os logares das comarcas com os administradores d'ellas, a fim de ordenarem o que mais conviesse ao aproveitamento de tudo.

No ultimo dos referidos documentos, modificando em parte o regimento, conforme a experiencia tirada da pratica no anno anterior, amplia principalmente as attribuições dos administradores, e estatue outras providencias relativas á administração e melhor aproveitamento do exclusivo d'aquelle beneficio.

Resta-nos pois tratar do novo processo mechanico, de cuja applicação reverteriam pingues rendimentos para o patrimonio real, que se achava tão exhausto e com tantas precisões de momento, que forçosamente carecia d'outros meios de o acrescentar, para defensão da Fé e conservação do bem publico, que os inimigos de todo intentavam invadir.

E' o que consta do «Modo de executar o beneficio novo no bagaço da azeitona,» que passamos a transcrever:

«Depois de feitas cinco moeduras de azeitons, e beneficiadas, na fórma or«dinaria que se beneficia para seus donos, se ha de ir pondo á parte todo o
«bagaço procedido das ditas cinco moeduras, para de todo junto se fazer uma
«moedura; advertindo, em primeiro logar, que assim como se fôr tirando o
«bagaço, que se fôr moendo, procedido da azeitona, um quarto d'hora depois
«que estiver frio, quanto baste para se soffrer nas mãos, se ha de ir desfa«zendo, de modo que fique aquella pasta e bolo, que sae dos ceirões, mui des«feito, para poder melhor ser lavado e não fique em torrões.

«E logo se deitará todo o procedido d'estas cinco moeduras em um poço, «conforme a planta que vae feita á parte, e se encherá da agua quente que «corre das caldeiras, e com um ferro de cinco palmos, grossura d'um dedo, «esquinado em baixo, se revolverá o dito bagaço, mettendo-se dentro no dito «poço um dos ditos lagareiros, de tal maneira, que faça revolver o dito bagaço, com que venha acima toda a grassa e casca da azeitona, a qual, como «fôr saíndo, a irá colhendo com uma joeira, a mais apertada que puder ser; «e o que fôr colhendo na dita joeira o irá deitando á parte, em um reparti-mento, junto ao mesmo poço, conforme a planta.

«E depois de haver revolvido com o ferro o dito bagaço, quando parecer

«fauoressais em tudo o effeitto della, como couza tão importante a «meu real seruiço; encarregando o mesmo aos tribunaes, a que

«que está mais solto, com uma pá o revolverá, enchendo-a do dito bagaço, «e com a mão dentro d'agua o irá lavando e desfazendo, em maneira que fi«que o caroço mui bem lavado; e assim como fôr fazendo esta diligencia e
«fôr subindo acima a grassa do azeite com a casca da azeitona, a irá reco«lhendo com a joeira, e deitando-a na parte que fica dito.

«Feita esta lavagem sangrará o poço da agua, deixando-a baixar por um «cano, que para esse effeito ha de ter, pondo-lhe o pé atravessado diante, «para que escorra sómente a agua e fique dentro no poço o caroço, o qual, «depois de bem escorrido dentro no poço, se tirará e deitará ao sol a enxu«gar, para que possa servir, como d'antes, para o lume.

«A agua russa que sáe do lagar se ha de recolher em um tanque pequeno, «que chamam balseta, á qual todas as manhãs e tardes se ha de ir colhendo «a grassa, que sobe a cima com a frescura do ar, e se ha de recolher com «um peneiro pequeno, do tamanho d'um queijo, e o sedaço ha de ser da sorte «com que em Portugal peneiram o pão ralo; e colhida esta grassa, e toda a «que houver no tanque, se ha de ir recolhendo em uma quarta ou vasilha, «que seja capaz para isso; porque esta grassa se ha de purificar, servindo «para o effeito, que abaixo se dirá.

«E tratando do beneficio do bagaço que se tirou do poço, se advirta que «não se ha de beneficiar, depois de lavado, o mesmo dia; porque, estando tão «humido, se desfaria todo na moenda. E assim, ao segundo dia, se levará «aonde se móe a azeitona, e será remoída aquella casca, sem que se lhe «ajunte o caroço.

«E depois de remoída a dita casca meia hora, ou o que parecer que basta, «se metterá nas ceiras, como se costuma fazer á azeitona, deitando-lhe em «cada ceira um prato ou dois da grassa que sè recolheu da balsa; e revolvida dentro da ceira com um pau do tamanho de um covado, se lhe deitará «uma caldeira d'agua quente, tornando a revolvel-a toda, e se metterá de-baixo da viga, eomo se faz com a azeitona; e depois de espremida na fórma «ordinaria, se lhe tornará a dar outra calda d'agua quente, revolvida muito «bem, e se tornará a metter debaixo da viga, onde ficará parte da noute até «á madrugada, como se costuma fazer na azeitona.

«E este bagaço, que fica d'aqui, se torna a misturar com o caroço, que es-«tava apartado a enxugar, revolvendo um com outro, com que fica servindo «para o lume, como d'antes.»

Quem attentar nas disposições do regimento de 15 d'outubro de 1630 e nas da addição de 28 de julho de 1631, convencer-se-ha de que effectivamente o especulativo governo de D. Filippe creára um bom rendimento para a corôn, sem gravame dos povos, tirando partido d'um processo, até então desusado no fabrico do azeite, mas acautelando todos os interesses, por fórma que ninguem viesse a ser prejudicado; todavia o beneficio do bagaço da azei-

«remettereis copias do ditto regim.to, para que se sayba nelles o amodo em que se dispoem este negoçio.»

#### Consulta da camara a el-rei em 19 de novembro de 1630 i

«Nas procissões de dia do Corpo de Deos, despois que parão «no taboleiro da See, ao recolher, costumou V. Mag.d sempre, «ou seus gouernadores, tomar a primra uara do palleo da mão di«reita, e a outra da mão esquerda o presid.te da camara desta ci«dade, e em sua absencia o vereador mais antigo, e as outras le«uão os tt.ºs ou as pessoas illustres, que, por ordem de V. Mag.d «ou do gouerno, se chamão; e assí se leua o Sanctissimo Sacra«cramento, com esta ueneração dos reis deste Rn.º, té a capp.a, «onde se recolhe. Succedeo este anno de 630 não ir o conde, «presidte da camara, na procissão, por se achar enfermo; e de-

tona foi uma das medidas financeiras d'aquelle odiosissimo governo, que maiores clamores levantou em todo o paiz.

Este facto acha-se bem consignado em alguns documentos, e, entre outros, nos preprios exemplares do regimento e da addição, a que alludimos, existentes no archivo da cidade, onde se encontra repetidas vezes escripta, naturalmente alguns annos mais tarde, a phrase — Justitia domini —, e outras, que, a nosso vêr, não traduzem simplesmente a indignação de espirito de quem as traçou, mas são o reflexo do sentimento d'uma geração.

Em uma nota das «Reflexões historicus» pelo conselheiro João Pedro Ribeiro, lê-se:

«Entre as extorsões, que tivemos de soffrer do governo hespanhol, no periodo dos 60 annos, é notavel o arbitrio de mandar tomas para a fazenda ereal todo o bagaço dos engenhos de fazer azeite, com o fim de novamente en mandar espremer. Para isto se expediu o regimento de 15 d'outubro de e1630, com uma addição de 28 de julho do anno seguinte, que vi impresso na eofficina da viuva de Alonso Martins, em Madrid; porém logo se conheceu eque d'ali não podia resultar utilidade alguma.»

As resistencias suscitadas contra o beneficio do bagaço da azeitona, occasionaram-n'as os empregados fiscaes, que, com os seus excessos e expedientes indecorosos, vexaram os lavradores, e sem utilidade nenhuma para a fazenda real, como o declarou a camara na carta que dirigiu a el-rei, em 18 d'outubro de 1631, acêrca do acrescentamento do imposto do sal, «o flagello dos pobres,» e d'outros muitos e grandes tributos, além dos que d'antes se pagavam.

<sup>1</sup> Liv.º 1 de Festas, fs. 229.

«uendo leuar em seu lugar a ditta uara o vereador mais antigo, «que ficaua presidindo, querendoa tomar e gozar da honrra e pre-«himinencia, que V. Mag. de os senhores Reis passados deste Rn. derão a esta cidade, de que estaua de posse, o gouernador deste «Rn. o o não consentio, de antes ordenou que a leuasse o conde de

Como se vê o governador do reino foi mais solicito e cauteloso, e quando a camara acudiu com a sua tardia consulta, já o negocio estava superiormente resolvido pelo modo que deixamos exposto.

Levantado o conflicto entre o governador do reino e o senado da camara, é muito possivel que o conde de Castello Novo, presidente d'este tribunal, com os meios diplomaticos de que sabía dispôr, retivesse a queixa da vereação, ou pelo menos a demorasse, dando tempo a que o governo se anticipasse em defeza da sua autoridade, e em prejuizo da razão que assistia á mesma camara. Talvez isto explique até certo ponto aquelle — diz — de duvida, que se lê no registro de certo documento a que alludimos a pag. 346 (not. 3) d'este volume.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A consulta, a que nos estamos referindo, está assignada por toda a vereação e não tem despacho ou resolução alguma, o que faz crêr — é quasi certo — que ella não foi enviada ao seu destino; suppondo, porém, o contrario, é natural que, n'este caso, o governador do reino assim a devolvesse com a copia dos dois capitulos de carta regia de 25 de julho de 1630, que vêem publicados na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva:

<sup>«</sup>Em carta regia de 25 de julho de 1630 —

<sup>«</sup>Pela vossa carta de 8 de junho passado, entendi a fórma e solemnidade «com que se fez este anno a procissão do Corpo de Deus, e de minha capella «no Oitavario, de que fico advertido; e vos encommendo que assim se conti«nue ao diante, ordenando que os tribunaes vão sempre na procissão do «Corpo de Deus, na fórma que fôram este anno; e que na que se faz na «cidade do Porto vão tambem o governador, desembargadores e mais ministros «e officiaes da relação d'ella, em fórma de tribunal, por ser assim conve«niente para maior ornato e solemnidade d'estas procissões.»

<sup>«</sup>Em carta regia de 25 de julho de 1630 —

<sup>«</sup>Para que a procissão do Corpo de Deus se faça com a solemnidade e ve«neração devida ao Santissimo Sacramento, guarde-se para o futuro o que
«se praticou n'este anno, convem a saber: irão n'ella todos os ministros e
«seus officiaes, devendo os que fôrem cavalleiros da Ordem de Christo levar
«seus mantos, e ir incorporados com os demais cavalleiros no logar costu«mado; e os que o não fôrem, ou que fôrem cavalleiros de outras ordens, não
«levarão mantos, e irão de traz do governo, pela maneira costumada, sem
«írem formados em tribunal.»

«Mira, tanto em descredito deste senado, que nos he forçado, com «deuido sentim.to, manifestar a V. Mag.d a desconsolação em q se «acha, sendo esbulhada da merçe que V. Mag.d lhe tem feito, con«tinuada por tanto tempo, sendo merecedor este tribunal, pellos «mto» seruiços feitos a V. Mag.d e pella lealdade com q sempre «acudio a seu real seru.co, que V. Mag.d e seus gouernadores a «amparem e conseruem em seus bos costumes e antiguidades, «como sempre fez. E nesta conformidade, em todos os actos p.oco, «assim d'entrada de V. Mag.d como em cortes, tem a camara desta «cidade o immediato lugar junto á pessoa de V. Mag.d, que lhe «toca como prinçesa e cabeça de todas as do Rn.o; e he tanto assi «que, muitos annos antes d'auer presidente, leuaua a ditta uara o «vereador mais antigo.

«E pera que V. Mag.<sup>d</sup> fosse mais inteirado desta materia, re-«quereo a cidade ao R.<sup>do</sup> Cabido da See mandasse tirar hum su-«mario de test.<sup>as</sup> fidedignas e authorizadas, pera que constasse do «costume antigo que nisto auia, do qual se tirou a certidão authentica, «q̃ com esta será. <sup>4</sup> Pello q̃ esta cidade, uistas as rezões referidas,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> As certidões, com que a camara instruiu a sua consulta, são as seguintes:

<sup>«</sup>Certefico eu, Melchior Monteiro, scriuão da relação ecclesiastica desta ci-«dade de Lisboa, que em meu poder e cartorio esta hū sumario de testemu-«nhas fededignas, pello quoal consta na procissão geral de Corpus Christi, que «se fas nesta cidade, em cada hū anno, custumão os cidadois, caualeiros do «abito de Nosso Snor Jhu Christo, leuar as varas do palio do Snor em toda «a procissão, athe que, recolhendoce a procissão, e chegando o Snor ao tabo-«leiro da See, antes de entrar pa dentro da igreja, no dito taboleiro parão os «cidadois com o palio, athe que os gouernadores deste reino chegão ao palio «e tomão as varas delle aos cidadois ; e em seu seguimento, em segundo lugar, «toma a outra vara o presidente da camara desta cidade, e despois delle as «tomão os condes e snors de titullos que ve na dita procissão, sendo pa isso «chamados pello mestre das serimonias da capella real de Sua Mag.de E to-«das as veses que acontece faltar o presidente da camara, por algü impediemento de doença, ou pello lugar estar vago, custuma o vreador da camara «mais antigo, que preside, leuar a vara do mesmo palio, que pertence e cus-«tuma leuar sempre o presidente, estando presente, como tudo consta do su-«mario que em meu poder fiqua, a que me reporto. E eu, scriuão, dou outrossi «minha fee que, de vinte e sinquo annos que ha que siruo este officio e con-«tino, sempre nas ditas procissois, em resão de meu officio, vi sempre nas di-

«e pello que mereçe a V. Mag. dem seu seruiço — Pede a V. Mag. de humilm. le, seja seruido mandar se lhe guarde a authoridade e «resp. le que em semelhantes procissoes e actos p. e lhe deue, «e que não passe auante esta alteração contra liberdades e honras «tão antiguas, que V. Mag. de sempre conseruou por nos honrar e «fazer merçe.»

#### Consulta da camara a el-rei em 26 de novembro de 1630 <sup>1</sup>

«O conde presidente escreueo ao gouerno que pella tardança «que auia em uir a licença, que se tem pedido, pera a saca de «trigo de Andalucia, e por Agostº Peres e Henrriqº d'Andrade «auisarem de Seuilha que por falta della se não atreuia João Mu-nhoz de Salazar a fazer a ditta compra, por temer que se pode-

<sup>«</sup>tas procissois, faltando os presidentes, o vreador mais antigo leuar a vara «do dito palio em o lugar que pertence ao dito presidente. E por verdade «passei esta, por min feita e asinada. Em Lisboa, aos oito dias do mes de «junho de mil e seis centos e trinta annos. — Mª Montr.º» Segue o reconhecimento do tabellião, Manuel Figueira da Silva. — Liv.º 1 de Festas, fs. 230.

<sup>«</sup>Aos que esta certidão virê, certefico eu, Melchior Monteiro, scriuão da «relação ecclesiastica desta cidade de Lisboa, que em meu poder esta hű su-«mario de testemunhas fededignas e constetuidas en dinidade, que se pergun-«tarão por despacho do reuerendo vigario geral desta dita cidade, a instan-«cia da camara della, pello quoal sumario consta que nas procissois gerais e «publicas, em que vai o Santissimo Sacramento, as quoais acompanharão sem-«pre os reis deste reino ou seus gouernadores, he custume mui antigo leuar «Sua Mag.de, o seu viso rei, ou gouernador, hua das varas do palio, de diante, «da mão direita, e a da banda esquerda, dianteira, em nome da cidade, «o presidente da camara della; e quoando não vai o dito presidente, per «algü impedimento, a leua o vreador mais antigo, e isto ao recolher da «ditta procissão, como he custume parar o palio no taboleiro da See a porta «principal, pa dahi leuare o Snor a capella mor; de que tudo outrossi dou fee «passar na verdade e constar do dito sumario, e por me eu achar presente a «mtas porcissois, como official da relação ecclesiastica e obrigação de meu «officio. E por do sobredito me ser pedido a presente, por parte do senado da «camara, lha passei na verdade, por min feita e asinada. Em Lisboa, aos «quinze de outubro de mil e seis centos e trinta annos. — Mor Montr. . Segue o reconhecimento do tabellião. — Dito liv.º fs. 231.

<sup>1</sup> Liv.º de cons. e papeis do tempo do governo de Castella, fs. 27.

«ria lançar sobre o trigo o alcaide de corte, que ali anda, e que «a este respto seria conueniente que esta cidade despachasse «logo correo a Madrid, e que pello gouerno se escreuesse a V. «Mag. d em fauor deste particular, e que em falta disto seria ne-«cess.º mandar uir o dr.º a Seuilha, pera se empregar em «Alentejo, per conta da cidade, se respondeo no gouerno que não «conuinha tirar dali o dr.», e se mandou l.ca pera se despa-«char o correo. E porg agora de nono se escreueo de Madrid, «que será necess.º tornar a cidade a fazer recordo em mat.ª «tão importante, e que se peca carta do gouerno pera V. Mag.d «entender milhor o aperto em q esta cidade está, e que só pera «procurar esta resolução seria conueniente mandar esta cidade «hũa pessoa á corte, pareceo darmos de tudo conta a V. Mag.d, «e pedirlhe seja seruido escreuer nesta mat.a, e ordenar que «Chruão de Magalhaes, que, com l.ça de V. Mag.d, uai a seus «requerimentos particulares, faça na corte as lembranças ne-«cessarias, assī neste particular, como em outros de igual im-«portancia, que lá estão sem resolução.»

Resolução do governo:

«Enuiesse, com esta cons<sup>ta</sup>, as ordens do que S M<sup>de</sup> tem pro-«uido sobre os ministros da camara, que forem a corte tratar «neg<sup>cios</sup> da çidade.—Lx.<sup>a</sup>, 27 de nou<sup>ro</sup> de 630.»

#### Consulta da camara a el-rei em 3 de dezembro de 1630¹

«Pellas cartas,  $\tilde{q}$  com esta serão, entendera V. Mag. de as nouas «extroçoes que Ant.º Garfião, comiss.º do marquez, torna a conti«nuar nas partes d'Alentejo, principalm na comarca de Beja,
«aonde a cidade tinha mandado hum comiss.º com dr.º prompto
«pera empregar em trigo e o fazer uir a esta cidade, e com elle
«se acudir á necessidade presente; alem de tambem per outras
«uias o ter intentado, cumprindo com isto com sua precisa obri«gação. Parecendolhe que tinha cessado esta comissão, com as
«grandes quantias de trigo que, ja neste anno, este Garfião tinha
«tirado das dittas partes, como a V. Mag. de he notorio, e para  $\tilde{q}$ 

<sup>1</sup> Liv.º de cons. e papeis do tempo do governo de Castella, fs. 32.

«este comiss.º da camara o podesse mandar, com a breuidade q «se requere, pedio a cidade a V. Mag. de pronisão pera os c. cres e «mais just. as daquellas partes lhe fazerem dar as carretas, caual-«gaduras, barcos e o mais fauor que lhe fosse necess.º, da q¹ V. «Mag.de lhe fez merce. E sem embargo de tudo, o ditto Antonio «Garfião, com os poderes q leua, atimorisando a todos, lhe impede «a compra do ditto pam, tendo ja ordem da cam. ra da cidade de Beja pera poder tirar da d. camara ate duztos moyos de trigo; «fazendo requerim<sup>tos</sup> á ditta camara que, em quanto andasse na-«quella comarca, mandassem sair della ao ditto comiss.º da cidade, «não tendo a nada respto, impedindo por esta uia o remedio deste «pouo, que de presente padesse as calamidades que se sabem. — «Pareceo dar conta disto a V. Mag.de, e pedirlhe seja seruido man-«dar que o ditto Antonio Garfião não impida o pam, que o da ci-«dade comprar ou tiuer comprado, pois a necessidade presente «esta pendendo do trigo q por esta uia se espera.»

### Resolução do governo:

«Mandouse tomar informação sobre esta materia plo Ldo Gaspar «Cardoso, que he ydo a Alentejo, e se lhe encarregou particu«larmto asistisse em tudo q cumprisse ao comisto da cidade, e se
«informasse donde se poderia mandar a ella quantidade de pão; e,
«com sua reposta, se uera o q mais se deue fazer. Lx.2, 11 de
«dezro 630.»

#### Capitulo da carta regia de 23 de dezembro de 1630¹

«Os officios e instancias de algüs principes christãos, o estado «prezente das couzas de Europa e de meus reynos, a attenção q̃ «deuo ao bem e conseruação de cada hum, e o desejo que tenho «de mayor descanso de meus bons vassallos, me am mouido a «tratar de renouar com o serenisso rey Carlos da Gram Bretanha «os capes de paz e comersio, q̃ o anno de 604 se acordarão entre «elrey meu senor e pay, Felippe terceiro, de gloriosa memoria, e «elrey Jacobo de Inglaterra, Escocia e Ibernia (Irlanda), e dura«rão, como sabeis, largo tempo, ate q̃, por acidentes q̃ sobreuie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe m, fs. 156.

«rão, chegarão a turbarse. <sup>1</sup> Hasse firmado esta resolução e resta«blecym<sup>to</sup> daq<sup>1e</sup> tratado por meus comiss<sup>rios</sup>, em meu nome, e por
«o embaxador da Gram Bretanha, ẽ nome de seu rey; e, esperando
«q̃ esta paz ade ser para mayor gloria de Ds e beneffo da chris«tandade, se assentou q se publicasse, como se fez, nas cortes de
«ambos reys, aos 15 deste prezente mez de dezro, de q̃ vos quiz
«auizar para terdes noticia disto, e ordenardes q̃ se formẽ os des«pachos necess<sup>rios</sup> para sua execução nesses reynos.» <sup>2</sup>

#### Carta do governador do reino de 30 de dezembro de 1630 ;

«Esta manhã ordenei a Mel Fra q desse recado aos do conso destado para esta tarde, como V S tera entendido. Hase de ver ally hūa carta de S Mgde, q DS Grde, sobre as pazes q tem feito «co Inglaterra. Chame V S logo o escrivão da cam.ra, e ordene- lhe que, correndo os los de lroas (lembranças), em q se tomão «cousas semelhantes, veja se no anno de 604, em q se fizerão as «pazes co Inglaterra, q agora se tornão a comfirmar, ouve na ci- dade demostração de luminarias, ou cousa semelhante, 4 e do q

<sup>1</sup> A causa de se terem rompido as pazes com a Inglaterra attribue-se principalmente ao odio intenso, que ao conde duque d'Olivares votava o duque de Buckingham, o detestado «emprezario da miseria publica,» e ministro do rei Carlos 1 da Grã-Bretanha.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A' margem d'este capitulo de carta regia lê-se o seguinte despacho do governo:

<sup>«</sup>Vejasse na camara esta carta de S Mgde, q se enuia a cidade, como he «razão, pa que por ella lhe seja prezte como S Mgde tem rateficado as pa«zes com ElRey de Inglaterra. E Lx.», a 7 de janº 631.» Segue a rubrica do governador do reino.

<sup>3</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Não consta que no anno de 1604, por causa da celebração de pazes com a Grã Bretanha, a cidade tivesse feito quaesquer demonstrações officiaes de regosijo publico, em que fôsse parte obrigada as luminarias ou cousa seme-lhante.

Com relação ao anno de 1630 nada podemos dizer, porque faltam os assentos de vereação desde o meado d'agosto d'aquelle anno a abril de 1632.

A razão é a seguinte: — o livro II d'Assentos finalisa com um assento de 13 d'agosto de 1630; o liv.• III tem falta de folhas. N'este se acha collado na capa, do lado interior, um papel com uma declaração, que diz:

«nisto se achar se me dé conta esta tarde, ainda q eu esteja no «consº destado.»

«Em 11 de maio de 1855 foi entregue no archivo da camara municipal de «Lisboa este livro, que a reiteradas instancias da mesma camara foi remetatido da Bibliotheca Nacional de Lisboa, onde se achava.

«O estado actual d'este livro é o seguinte: — faltam-lhe todas as folhas «até numero 24, em que ora começa, e segue até folhas 190, em que se vê «estar o encerramento do mesmo livro, faltando-lhe tambem a folha 182 e «parte da 187; acha-se rasgada a folha 138, e finalmente, o livro está em «geral mui damnificado.»

A este respeito calaremos qualquer commentario, e ouviremos a palavra conscienciosa e illustrada de José Silvestre Ribeiro:

«E' já de velha data — dis o erudito escriptor — o desleixo das corporações emunicipaes do reino, em materia de cartorios, guarda e methodica e bem cordenada classificação de papeis.

«El-rei D. Manuel, a instancias dos povos, no capitulo 49.º das côrtes de «Lisboa do anno de 1498, acautelou o extravío dos titulos das camaras do «reino, mandando que, dentro de quatro mezes, se fizesse em cada uma das «camaras uma arca, forte e boa, da qual tivesse uma chave o escrivão da «camara, e outra um dos vereadores; que n'essa arca se recolhessem todos «os titulos; não podendo nenhum d'elles tirar-se (ainda quando fôsse neces-«sario lêr-se, ou passar-se d'elle certidão) para fóra da casa da mesma ca-«mara; e tornando-se a recolher na mesma, apenas houvesse sido lido ou cer-«tificado o titulo.

«Esta providencia, devida ao bom juizo dos povos, passou para a Ordena-«ção Manuelina, liv.º 1.º, tit. 46.º § 11.º, nos seguintes termos:

«Da Ordenação Manuelina passou aquella providencia para a Ordenação «Filippina, liv.º 1.º, tit. 66.º § 23.º, nos seguintes termos, quasi identicos aos «da Manuelina:

«A inobservancia das leis, e a falta de ordem são cousas velhas em Por-«tugal. Aquella acertadissima providencia não foi observada com a exacção «devida; de sorte que, pelo correr dos tempos, vieram a perder-se muitos ti-«tulos e papeis preciosos, que tamanha luz poderiam lançar sobre a historia «e sobre a administração d'este paiz.

«Não era providencia assás effectiva para produzir a formação de bem «dispostos cartorios das camaras; mas dava ao menos occasião a que não se «extraviassem documentos interessantes, e fornecia assim elementos para a «organisação de archivos municipaes de grande preço.

«Deixou, porém, de fazer-se o que as Ordenações determinavam, — e o resultado foi, que no anno de 1783 e seguintes encontrou João Pedro Ribeiro «os cartorios de muitas camaras em estado de grande deficiencia, emquanto

#### Ordem do governo de 30 de dezembro de 1630

«S. Mag.do, que Ds guarde, por sua carta de 23 deste, manda «que se acuda por esta coroa com tudo o q he necess<sup>rio</sup> para a

- «ao numero de documentos, e alguns d'esses em pessimo estado de conser-«vação.
- «E' curioso apontar as causas da perda, ou da deterioração dos documen-«tos, taes como as especifica o mesmo João Pedro Ribeiro, e são as seguin-«tes:
- «1. A saída dos documentos dos cartorios sem necessidade urgente; e «ainda n'este caso, sem se acautelar que elles sejam recolhidos logo que «cesse a causa da sua saída.
- «2. O emprego de dissoluções, que sim avivam momentaneamente as le-«tras, mas estragam para o futuro o documento; o unico meio adoptavel é o «uso de lentes de vidro, que augmentem o volume da letra e a tornem clara «e legivel.
- «3. A conservação dos documentos com dobraduras é parte para que no «futuro, e pelo decurso do tempo se estraguem aquelles, pelo menos em «parte.
- «4.\* A falta de casa apropriada para archivo. Não póde ser destinada para «guardar documentos a casa que fôr humida, mal arejada, ou de madeira — «pelo perigo de incendio.
- «5. A falta de reduzir a livros todos os documentos sôltos, que puderem «commodamente ser encadernados.
- «6. A falta de buscar os remedios adequados para preservar os documen-«tos do estrago que lhes fazem os animaes e os insectos, — como é de todos «sabido.
- «7. A falta de um inventario exacto e circumstanciado dos documentos «dos archivos e cartorios; sendo que por tal meio póde verificar-se periodi«camente, se com effeito tem ou não havido distracção de algum livro ou pa«pel importante.
- «8. A ruim escolha de pessoas encarregadas da guarda e administração «dos archivos e cartorios. A honradez, a intelligencia, o espirito de ordem, «e um zelo a toda a prova... são qualidades impreteriveis dos empregados «de tal natureza.
- «9. A falta de penas contra a malicia, ou contra o descuido na pêrda, ou «na deterioração dos titulos, papeis, livros, documentos dos mesmos archivos, «ou cartorios.
- «Se a estas causas destruidoras acrescentarmos outras, essencialmente ex-«traordinarias, teremos completado indirectamente a série de providencias

« armada, que se esta aprestando, de man<sup>ra</sup> q̃ possa sair deste « porto logo sem nenhua detença; e isto tão effeituosam<sup>te</sup> e com « ordes tão apertadas, q̃ não admitte nenhua ora de dilação. E em « taes termos se deue esperar do amor e effeitos, com que a ci- « dade sempre serue a S. Mag. de mto, quanto mais achar meyos « para logo poder acudir com os uinte e hum mil e tantos cruza « dos, q̃ restão para cumprimto dos nouenta, a conta dos cento com « q̃ a cidade serue a S. Mag. de para ajuda do socorro do Brazil. « Pello que a cidade faça hoje, 30 do prezente, escritura de uenda « dos juros q̃ a mizericordia desta cidade quer comprar, de uinte

<sup>«</sup>que convem adoptar, para que os archivos e os cartorios satisfaçam cabal-«mente ao seu tão importante destino. Extraordinarias são as causas que di-«manam de catastrophes — politicas ou naturaes — como, por exemplo: o «fatal e assolador cortejo de estragos que as guerras produzem; os terre-«motos, os raios, as inundações, etc.

<sup>«</sup>Assim, no que respeita ao local e edificio dos archivos e cartorios, a boa «razão está dizendo as precauções que devem ser tomadas; no que respeita «ao pessoal, e ás differentes exigencias de uma discreta e honrada adminis-«tração, bastantes indicações encontramos no que fica dito.

<sup>«</sup>Relativamente aos cartorios das camaras municipaes, tomou o governo «uma providencia muito discreta no anno de 1841.

<sup>«</sup>Pela portaria circular de 26 de março do mencionado anno de 1841 orde-«nou o governo aos administradores geraes expedissem as mais terminantes «ordens, para que as camaras fizessem immediatamente recolher aos seus ar-«chivos, em boa e segura arrecadação, os cartorios respectivos.

<sup>«</sup>A razão d'esta providencia foi o ter constado ao governo que alguns se-«cretarios das camaras municipaes, abusivamente, conservavam nas casas da «sua residencia os cartorios pertencentes ás mesmas camaras.

<sup>«</sup>Reconheceu o governo que era indispensavel acautelar as consequencias «que de tal abuso podiam resultar, tanto pelo extravio de documentos importantes, como pelo risco em que estavam de serem roubados, e inutilisados «por algum incendio, ou por qualquer outro incidente resultante da falta de «segura arrecadação.

<sup>«</sup>Cumpre notar que, nos termos do artigo 176.º do codigo administrativo «(de 1842), é o escrivão da camara immediatamente responsavel pela guarda «do archivo, e pela boa ordem e regularidade dos trabalhos da secretaria.» — Resoluções do conselho de estado na secção do contencioso administrativo, seguidas de estudos de administração pratica, tom. xvi.

<sup>1</sup> Esta ordem veiu acompanhada da seguinte carta do secretario do governo para o presidente da camara:

<sup>«</sup>Diz o sor Dom Diogo q faca V. S. juntar a camra pa se uer nella esta or-

«o milhar,  $\tilde{q}$  se lhe assentarão na mesma forma,  $\tilde{q}$  o mais  $\tilde{q}$  se «tem uendido, sem se tratar pa este effeito da remissão de outros;

«dem, q aqui vay, porq conue assy ao seruiço de S. M.de, e considerarse q «em nenhua maneira se pode dilatar, hu so momento, o cumprimto della. «Ds G.de a V. S. Do paço, a 30 de dezro 630. — Luis Falcão.» — Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 110.

O presidente da camara recebeu a ordem do governo; achou-a impertinente, e não podendo occupar-se d'ella, por lh'o impedirem outros negocios de que estava tratando (o apresto das naus da India), mandou-a para o vereador que o substituia, com a seguinte carta:

«Agora acabo de reseber essa ordem do gouerno; v. m. mande loguo re«cado aos companheiros, e respondão a este particular, porq eu estou ocupa«dissimo com as naos, e não me posso achar la. E rija couza he insistirse do
«gouerno q se uenda juro, sem auer em q o situar, e não querer que se uze do
«meio com q isso se pode consiguir. Noso Snnor, etc. Da Ribeira, 30 de de«zembro de 1630. — O Conde de Castello Nouo.» — Dito liv.º fs. 109.

Em janeiro de 1631 representou a camara a el-rei, pouco mais ou menos nos seguintes termos:

«Por carta d'abril de 630 representou V. Mag. de o cuidado, em que estava, «para acudir ao grande damno, que os inimigos tinham feito no estado do «Brazil, e quão impossibilitado estava o patrimonio real para o poder fazer «sem ajuda do reino e d'esta cidade. E posto que pelas muitas quantidades de «serviços, que esta cidade tem feito, estava impossibilitada, comtudo offere-«ceu para este soccorro cem mil cruzados, com declaração que se tirariam «por sobejos do real d'agua antigo, e venda de juros, o que, com approvação «de V. Mag. de, se deu á execução, e se ajuntaram noventa mil cruzados; e «porquanto nos des mil se mandou sobreestar, e se espera approvação de S. «Santidade, como no donativo se declarou.

«E á conta dos noventa mil cruzados se entregaram ao thesoureiro-mór «sessenta e oito mil quatro centos e cincoenta cruzados, e do resto mandou a «cidade a Sevilha vinte mil e trezentos cruzados para se empregarem em «trigo, e se acudir com elle ao grande aperto em que este povo está, fazendo «confiança na licença da saca, que V. Mag. de tinha concedido, esperando cada «dia as ordens d'ella, para, do procedido da venda do mesmo trigo, se tirar «logo a dita quantia, e com ella se satisfazer este resto.

«E por se dilatar esta satisfação mandou o governo, em 14 de dezembro «passado, que convinha muito ao serviço de V. Mag.de que este resto se «ajuntasse logo, e que, havendo algum dinheiro em qualquer cofre da cidade, «se pedisse emprestado a esta conta. E desejando ella de servir a V. Mag.de «e de dar cumprimento ao dito resto, mandou chamar ao seu thesoureiro e «almoxarifes, e todos declararam que não tinham nenhum dinheiro em «deposito, nem sobrado, de que pudessem fazer o dito emprestimo, de que «passaram certidões, que se enviaram ao governo. E em consulta de 19 de

«e assy se trate logo de acudir com o q, alem do q proceder da «compra dos juros da mizericordia, faltar para cumprim<sup>to</sup> dos di-

«dezembro, respeito de outra ordem d'elle, tornou a cidade a lhe fazer lem«brança, que, quando ella offereceu a V. Mag. de o dito donativo, declarou logo
«que havia de saír por venda de juros de 16 até 20 (o milhar), por não ha«ver outro effeito de que pudesse saír; e que V. Mag. de o tinha assim havido
«por bem; e d'estas vendas tinha saído a dita quantia; e que havendo com«pradores, se effectuaria logo o que o governo ordenava, esperando dar em
» breves dias cumprimento ao dito resto.

«E logo d'ahi a quatro dias tornou o dito governo a enviar á camara outro «papel, representando n'elle a muita falta que fazia o não se haver entregue «este dinheiro, por cuja causa padecia o serviço de V. Mag. de grande neces-«sidade; ao que a cidade respondeu no mesmo dia, que com a primeira adver-«tencia se dispuzera logo a dar esta satisfação, se tivera dinheiro prompto, «ou effeitos de que o tirar; e que, por entender que o apresto da armada não «seria tão apressado, lhe ficaria logar para o pagar pelas maiorias dos juros, «que se fôssem remindo, como se tinha significado a V. Mag. de; mas, pois «ella não dava logar a esta dilação, tinha assentado cortar pelas esperanças, «que a cidade tinha de acudir á falta de pão, que este povo padecia, e offe-«receu ao dito governo fôsse servido de acceitar, em pagamento d'este resto, «vinte mil e trezentos cruzados, que a cidade tinha em Sevilha, em poder de «Agostinho Peres e Henrique d'Andrade, porquanto a cidade não tinha outro «dinheiro, ou fôsse servido que os doze mil cruzados, que a misericordia que-«ria empregar em juro, com outro qualquer que fôsse cahindo, se convertes-«sem na remissão de juro de dezeseis, para que os crescimentos se entregas-«sem logo na arca, com o que parecia que V. Mag. de ficava servido, sem op-«pressão, nem perda da cidade, que tudo era conforme ao assento que a ci-«dade sobre este donativo tinha feito, e V. Mag. de approvado.

«E ora, em 3 d'este janeiro, tornou o dito governo a instar e obrigar a ci«dade a que em todo o caso o satisfizesse; e por a cidade lhe tornar a repre«sentar as mesmas cousas, lhe offereceu de novo o dito dinheiro de Sevilha,
«por não ter outros effeitos de que poder saír, nem cabedal em que poder
«assentar novo juro, por estar todo empenhado, e fez assento em que se or«denou que o dito dinheiro se mandasse vir logo, pois a saca se dilatava tanto,
«para com elle se satisfazer o dito resto, pois o governo o não queria accei«tar em Sevilha, e declarou que avisaria d'isso a V. Mag.de

«E porque a cidade n'este particular tem acudido ao real serviço de V. «Mag.de, com a promptidão e zelo com que o tem feito nos mais que se offe«receram, como a V. Mag.de é notorio, pareceu dar conta d'isto a V. Mag.de,
«para que seja servido que este resto se satisfaça pelo dito dinheiro, que está
«em Sevilha, que a cidade tem mandado vir para esse effeito, e seja aliviada
«de novos juros, a que não póde acudir em razão do grande empenho d'elles,
«que V. Mag.de não deve permittir, tendo em consideração ao acima refe«rido, e ao muito que ella merece a seu real serviço.» — Dito liv.º, fs. 92.

«tos 21 mil e tantos tt<sup>dos</sup>, buscando p<sup>a</sup> isto meyos, e uencendosse «quaesquer dificuldades, em rezão do m<sup>to</sup> q isto importa ao ser-«uiço de S. Mag.<sup>do</sup>, e considerandosse o q S. Mag.<sup>do</sup> espera da ci-«dade e todas as occasyões, e o muito q nesta uay.» <sup>1</sup>

#### Capitulo da carta regia de 10 de janeiro de 1631<sup>3</sup>

«E auendo uisto o que me escreuestes em cartas uossas, e a consulta da camara dessa cidade de Lisboa, tudo sobre a pretencão que de se darem ordens para que de Alemanha, Andalucia, Cisilia e Berberia se mande vir trigo para prouimento dessa cidade e reyno, me pareceo dizeruos que por bem que todo o trigo, que for mister, se poderá comprar em qualquer parte que es achar, ainda que se achar, ainda que porto ou terra de enemigos, e trazelo em quaisquer nauios de contrabando, como actualmente os donos delles não sejão dos rebeldes de Olanda.»

#### Carta regia de 31 de janeiro de 1631;

«Conde presidente amigo, etc. — Por cartas do administrador «geral do beneficio do bagaço da azeitona, e do dessa cidade, sei «o animo com que tratais de ajudar a execução deste beneficio; «e porque folguey de o hauer entendido, me pareceo agradecer-«uolo muito, e encomendaruos, como faço, que lhe deis todo o «fauor e ajuda, pois he de tão conhecido proueito para o bom co-«mum e para minha real fazenda, com o que terey menos neces-«sidade de me valer das ajudas de meus vassallos. E em tudo o «que tocar á guarda do regimento e das prouisoins, que tenho «mandado passar ao administrador, espero fareis o mesmo, e que «as mandeis cumprir com muita pontualidade, e deis ao adminis-«trador geral dessa cidade todo o fauor e ajuda que vos pedir.»

Crêmos ter sido esta a fórma por que foi redigida a representação a el-rei, em vista das emendas indicadas na minuta que ficou archivada.

<sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 94.

<sup>3</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 157.

# Ordem do governo de 6 de fevereiro de 1631¹

«Por quanto os uinte mil e trezentos cruzados q a cidade tinha «mandado a Andaluzia, para compra de triguos, são remetidos «outra uez a esta cidade, conforme a informação q ha, e a camra «enviou ao gouerno o doutor Julião de Campos Barreto, a 2 do «mes passado, offerecendo que dandosse este dinheyro a compaanhia, q o aceitaria para se trocar e Seuilha em reales, para o ca-«bedal das naos, se poderia tomar dos direitos da nao Sacramento contra tanta contia, pa se entreguar a cumprimto dos 90 mil ttdos, «q ade entreguar a conta dos cento, q tem offerecido pa o socorro «do Brazil; e a necessidade deste dinhro he muy presisa para se «poder despachar a armada, q se está aprestando para passar aq16 estado, q conue q parta sem nenhua dilação; e para esse effeito «manda S. M.de, pr carta q receby pr hu extraordinrio, q chegou «onte á noite, q me ualha de quaesquer dros, sem reservar effeito «algum, por mais reservado q seja, de q se possão tirar; e es-«tando a cidade obriguada a dar este, q mandou offerecer na forma « sobredita, conue ao seruiço de S. M. de q se entregue logo, e assy «o pede a occasião pla calidade de q he: — a camra de hoje a or-«dem necessria pa entrar este dro em poder do thro mor, uzando «de todos os meis conuenietes pa este effeito.»

Esta ordem teve em replica a seguinte

#### Cárta do conde presidente da camara ao governo em 6 de fevereiro de 1631<sup>2</sup>

A cidade deu conta a S. Mag. de e ao sr. conde-duque, de como chavia offerecido ao governo que acceitasse os dois quarteis, que a Companhia tinha na alfandega, que eram o quarto do anno passado e o primeiro d'este, que valem dezesete mil cruzados, e o quarto quartel do anno passado e o primeiro d'este, das trez casas, que valem trez mil cruzados, porque, com os effeitos d'estes

<sup>1</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 113.

<sup>2</sup> Ibid., fs. 111.

«quarteis, que são bem promptos, se podem pagar as cousas de «Pernambuco, como se fora dinheiro, e com o que vae rendendo «a nau Sacramento se acode ao apresto das que hão de ir em «março, sem o qual se não pode fazer; ficando para o cabedal «d'ellas os vinte mil cruzados de reales, que vieram de Sevilha, «na saca da Companhia, e a cidade com possibilidade de poder «acudir ao desempenho e remissão dos juros, que tem vendido, «para melhor poder servir a S. Mag. de em outras occasiões.

«E segundo me escrevem de Madrid, n'este ultimo correio, pa-«receu bem esta proposta ao sr. conde-duque, o qual, vendo o «apresto que ha para se Tazerem os cabedaes das naus, e a falta «que pode haver de reales, e prevenir a tempo o que se ha de «dispòr para haver outras naus, para o anno que vem, ficava tra-«tando de fazer algum soccorro por via de Castella; e me avisam «que já o negocio havia vindo de S. Mag. de, e se ficavam fazendo «as ordens, com que se me despacharia um trasordinario, que a «Companhia lá tem.

«E assim me pareceu dizer a V. S.ª tudo o que ha n'esta ma«teria; e que, ainda que S. Mag.de escreva a V. S.ª que se
«valha de todos os effeitos, por reservados que sejam, que se não
«entende nos que tocam á Companhia, pois são tão importantes ao
«despacho d'estas naus, que estão tão a pique de sua partida, e tão
«atrazadas pelos embaraços que houve. E assim, senhor, com a
«submissão que devo, lembro a V. S.ª que se pode logo valer dos
«quarteis que digo, porque assim se fica acudindo ao soccorro de
«Pernambuco, e aos cabedaes das naus e á commodidade da cida«de, que tão interessada está na conservação e utilidade da Com«panhia, pelo grande gasto com que tem entrado n'ella (e como
«tambem o é este reino e o estado da India), e S. Mag.de ficará
«d'esta maneira mui bem servido.

«E quando isto não parecer a V. S.ª, póde, com o poder do go-«verno, tomar este dinheiro, protestando eu da parte de S. Mag.de «e da cidade, como seu presidente, pelas faltas e damnos, que «n'isso houver, com o que me parece que cumpro com minha «obrigação.» — N.º S.ºr, etc. — Da Ribeira, a 6 de fevereiro de «1631. — O conde de Castello Novo.»

De novo baixon outra

#### Ordem do governo de 6 de fevereiro de 1631!

«Em tres de agto do ano pdo se resolueo na camra seruir a S. «M.do, para a restauração de Pernambuco, com cem mil crusados, «pa principiar a fabrica da armada, e q se tirassem por uenda de «juros do real dagua, q fizessem a dita contia, e que para isso «pasasse S. M.do prouisão, para se uenderem de 16 até 20 o mi«lhar, como se vera do assento q está na camra.

«A esta conta se tem entregue na arca 68:450 crusados, e se «suspendem dez mil ate vir o breue, conforme ao q está assenatado, e asim restão para cumprimento 21:550 crusados. Sobre a satisfação disto, como parece de papeis, se tem passado diferentes cousas, das quais ate esta hora não dey conta a S. M.40, porq «fui esperando q a cidade, com o amor e grande uontade com q «sempre serue a S. M.40, com toda puntualidade desse ao offere-«cimto, q fez, inteiro cumprimento.

«O dinheiro q agora se junta, não he para a armada q se apres-«ta por conta desta coroa, porq isso se acomoda em toda a me-«lhor forma possiuel: he este dinheiro pa se entregar ao secretrio. Thomas Devbro Calderon. E tendose ja entregue pa isto grandes «somas, he agora necess<sup>rio</sup> entregarselhe outra grande soma, e «logo sem nenhua detença. E S. M.de o manda com termos tão «apertados, que apertão mto, por todos os respeitos. E materia «seria de consideração, como bem se dexa ver, tendo a cidade of-«ferecido ha seis mezes estes cem mil crusados, com aqlas pala-«uras de serem pa principiar a fabrica da armada, não se acabar «agora de dar satisfação, sendo tão exemplar o modo com q a ci-«dade sempre, em todos os tempos, seruio a seus Reys, e de tão «grande importançia ser S. M.de nisto seruido, q ate imposiueis «se deuem esperar da cidade em taes occasioes. Ordene V. S. q «se veja na camara o decreto, que esta menhaã enuiey a V. S., e «o q̃ V. S. me respondeo plo seu escrito, de q̃ com este sera a «copia, e o q eu digo por este, para q, vendose ahy tudo, e con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.• r da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 112.

«siderandose tudo, se responda na forma q̃ parecer mais conforme «a obrigação da cidade, e mais deuida ao seruiço de S. M. de 4 «Em Lx.a, a 6 de feuro 631. — Diogo de Castro.»

#### Ordem do governo de 1 de março de 1631 <sup>2</sup>

«Por quanto se tem entendido que os bairros desta cidade es-«tão com falta de quadrilheiros, e sendo sempre m<sup>to</sup> necess<sup>rio</sup> q

<sup>1</sup> A camara respondeu nos seguintes termos:

<sup>«</sup>Viu-se n'este tribunal a ordem de V. Mag.de, que será com esta, e juntaemente a copia do que sobre ella respondeu ao governo o conde presidente, «e a outra ordem porque do governo se mandou ao mesmo conde presidente, «para que se visse tudo n'este tribunal, como se fez.

<sup>«</sup>E pareceu n'elle que, o que conde presidente diz n'este seu papel, que «enviou ao governo, é o mesmo que se disse, indo a cidade dar em principio «de janeiro os bons annos ao governo, como é costume; representando-se «n'elle aquelle dia que o animo da cidade estava mui prompto a pagar estes «vinte mil cruzados, com a commodidade de acudir ao apresto e despachos «das naus, e ao bem d'esta cidade, porque tudo se podia fazer dando o di«nheiro de Sevilha á companhia, para trazer d'ali reales, na saca que V.
«Mag. de lhe tem concedido, e tomando em pagamento d'elle os quarteis que «tem na alfandega e trez casas, com os quaes se podia acudir ao soccorro «de Pernambuco, e tomando a cidade o dinheiro da misericordia, que queria «empregar em juro de 20 o milhar, para com elle remir os dezeseis e des«empenhar alguma renda para as necessidades publicas, e para n'outra oc«casião poder servir a V. Mag. de

<sup>«</sup>E o mesmo parece agora; e que não será razão desaccommodar estas «cousas, porque demais do interesse particular da cidade, pelo que lhe toca «dos desempenhos de juro, e por quão interessada está pelo muito dinheiro «que tem mettido na companhia, cuja conservação deve ajudar por todas «as vias, se atravessa tambem n'este particular o bem publico e conserva-«ção da India, a que se deve acudir, podendo acudir sem faltar ao soccorro «de Pernambuco, com a facilidade que se representa; particularmente man«dando V. Mag. de que os quarteis da alfandega se paguem promptamente «e sem replica, porque sem elles mal se poderão aprestar as naus. E assim «pede este tribunal a V. Mag. de se sirva de o haver por bem, e de mandar «que se proceda n'esta conformidade, particularmente offerecendo o conde «presidente que, dando-se-lhe escriptos da alfandega, ainda que sejam a pra«zos largos, os converterá em dinheiro prompto para soccorro de Pernam«buco.» — Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag. de, fs. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. or d'el-rei D. Filippe m, fs. 159.

«este (esteja) cheo o numro dos q deue hauer, e repartidos no «modo q deue ser, como cousa ordenada pa quietação da cidade, «ainda no tpo prezto he maes, por concorrer agora aqui a gto da «armada Castelhana: a camra odesta cidade ordene logo que se «saiba que quadrilheiros ha, e q as varas dos q faltarem se dem «a outros, encarregando a todos o cuidado q deuem ter em acuedir a sua obrigação. E do q nisto se fizer me auisara a cam. "a»

#### Consulta da camara a el-rei em 6 de março de 1631¹

Havendo noticia de que entrara no porto, abaixo de Belem, uma nau carregada de trigo, que ía de Sevilha com destino á Galliza, entende a camara, vistas «as necessidades deste pouo», dever ser obrigada a dita nau a descarregar no Terreiro.

Resolução do governo: 2 «Conformome.»

#### Consulta da camara a el-rei em 6 de março de 1631 ¹

«Vendo a cidade que a falta de pam era cada uez mayor, e «quanto conuinha ao remedio deste pouo buscar todos os meos «pera se aliuiar della, detreminou mandar, com dr.º prompto que «tomou a rezão de juro, Jorge Tenrr.º, seu cidadão, á comarca «de Beja, comprar quantidade de trigo. E estando na ditta cida-«de, comprou, com lºa da camre della, outenta e dous moyos de «trigo; e por neste tempo se mandar lá tambem fazer trigo pera «apresto das armadas da India e Pernambuco, não foi possiuel «comprar mais pam, nem ainda mandar trazer este que tinha com-«prado, por as carretas estarem tomadas pera trazerem o trigo «do ditto apresto; e auisou q, em ordem a isto, não podia uir o «trigo com a breuidade que conuinha. E uendo a cidade esta dil-lação, e como o trigo era necess.º no Terr.º, e a m.ta despeza

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tem a data de 8 de março de 1631.

<sup>3</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 97.

«que fazia, assi com o salario do ditto comiss.», como com os red-«ditos que pagua; sabendo que nesta cidade auia hum mercador. «por nome Dr. to Dias, e que naquellas partes tinha respondencia, «e era pessoa de m. ta confiança, o mandou chamar a esta camara, «e lhe encarregou quizesse tomar á sua conta a trazida do ditto «trigo a este Terr.»; e escreueo logo ao d. seu comiss.º o entre-«gasse ao ditto Dr. 6 Dias, ou a seu certo procurador. E indo lá «esta ordem, os vereadores e misteres da cam." da d. cidade lan-«çarão mão do ditto pam, que estava insileirado, e comprado per «ordem desta camra e com seu dr.º e com l.ºa dos dittos v.res, e «o não querem deixar trazer pera esta cidade, onde fas a falta «que a V. Mag.d he bem notoria, não tendo resp.to, alem do so-«breditto, a esta ser cabeca do Rn.º e estar nella a corte, tudo «contra as prouisoes e ordes de V. Mag.d: dando a entender que «de nossa parte ouue particular negoceação com o ditto trigo, «dando por rezão q o não ha na terra, como V. Mag.d uera pla «carta que com esta será 1; sendo assi que a cidade tem por in-

<sup>1</sup> É do theor seguinte:

<sup>«</sup>A carta de V. S. e M.º recebemos, e por ella vimos a trespaçasão q se «fes do trigo, q Jorge Tenrre veio fazer a esta cidade, a Duarte Dias, pera «effeito de o leuar a vender ao Terreiro desa cidade; e porq ao tempo em «que o dito Jorge Tenrro comprou o dito trigo, por entam nam aver neseçi-«dade neste pouo, o ajudamos e fauoresemos em sua cumisão, como o res-«peito que a esse senado se deue; porem, como sobreueio o leuarse tanta «cantidade de trigo pera a armada de Pernambuco, pera cuja conducsam «esta cidade e seu termo se desentranhou, andando os julgadores, vereado-«res e officiais de justica de monte em monte, e de lugar em lugar, toman-«doho a força aos lauradores, de que rezultou tam grande falta, que muitos «dias no Terreiro e praça desta cidade se não achou trigo, ocazião de motim «no pouo miudo, que, com menos ocazião, o fizeram ja no anno de 626; ao «que, querendo atalhar e acudir a requerimto dos procuradores dos miste-«res, e a vista dos gemidos dos pobres, mandamos lançar cadeados nos silei-«ros dos mercadores e particulares, pera que ese pouco que ouuese se re-«partise cada dia dous moios ao pouo. E porque os mercadores e peçoas que co tiuerem, nam perdem nada em o ter comprado por preso menor, e ora se «lhe vender pello que corre, se asentou em camara se vendese todo, e se «depozitase o dinheiro na mão do depozitario da cidade, pera dahi o receber «seu dono. Asim que, durante esta fome, nam podemos seruir a V. S. e M., «porque a caridade bem ordenada principiase de si mesmo. Noso Snor g.d. «a V. S. e M. Beja, 27 de feuro de 631. — Luis de Aguiar Ribeiro — Chruão

«formação que Lopo Estacio de Nig.", m.ºr em Beja, tem mais «de 140 m.ºs, e Ant.º Colaço sesenta, e o sileiro comúm do pouo «mais de 150, e os terços de todas as comendas e herdades, que «estão depositados por ordem da mesma camra, mais de 350 m.ºs, «allem de m.¹os lauradores q̃ nos arredores da ditta cidade tem «muitas partidas de trigo e farinhas, que de ordinrio uem uender «no Terr.º da ditta cidade. E conforme a isto não se pode dizer «que ha fome nella; e este mal só padesse esta, com grande ex«cesso, por sua muita grandeza e concurso de gente, que nella «reside. E então tiuera lugar sua rezão quando de presente a ci-«dade o mandara comprar; mas nenhúa em querer impedir tra-«zer o que tem comprado com seu dr.º, ordem de V. Mag.d e seu «consentim.to»

«E porque a cidade está no aperto,  $\tilde{q}$  he notorio, e se ueja  $\tilde{q}$  «não ouue nisto nenhua negoceação, assentou de mandar buscar «o ditto pam por Ant.º Colaço, seu cidadão e aggente; e pera «conseguir o effecto  $\tilde{q}$  conuem, pareceo pedir a V. Mag. de seja «seruido mandar passar carta pera a ditta cidade de Beja, com os «apertos  $\tilde{q}$  este neg. cio requere, pera que liuremente deixem traezer os dittos outenta e dous m. de trigo ao ditto Antonio Coelaço, tendo consideração ao asima referido. E assi o espera a ciedade da grandeza de V. Mag. de »

Resolução do governo:

«Nesta consulta se responde com o despacho que vay com outra «em comp<sup>a</sup> desta, p<sup>a</sup> a trazida deste trigo. Lx.<sup>a</sup>, 10 de m<sup>co</sup> 631.» O despacho acompanhou a

#### Consulta da camara a el-rei em 10 de março de 1631 ¹

«Chegou a falta de pam a estado que não ha nenhum no Ter-«reiro, de que este pouo anda pasmado, cujos clamores carregão «sobre os ombros da cidade, a q¹, pera ajuda de suprir esta falta, «tinha mandado comprar outenta e dous moyos de trigo na co-

<sup>«</sup>Rebello de Macedo — Chão de Brio Gomes — Raphael Lopes.» — Liv.º III do Provimento de pão, fs. 98.

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 96.

«marca de Beja, com dr.º que tomou a rezão de juro; e os ve-«readores e officiaes daquella camara lho tem embargado, sobre «o que temos feito consulta a V. Mag.de, pedindolhe fosse seruido «mandar, com a breuidade que este neg.cio requere, escreuer a ditta «camara que, logo sem nenhua dillação, deixassem trazer o d. trigo, pois não era seu, antes esta camara o tinha lá comprado com-«ordem de V. Mag.de e sua licença.

«E porque esta resolução se dillata, pareceo pedir a V. Mag.de, «com todo o encarecimento, seja seruido mandar que se nos de«fira, e que se nos passem as ordes necessas, pera q este pam se «entregue a Ant.º Colaço, seu aggente e cidadão, que a cidade «inuia á cobrança delle, porq do contr.º se uerá esta cidade em «notauel aperto, q V. Mag.de não deue permittir.»

Resolução do governo:

«Aqui vay o despacho para a trazida deste trigo. Lx,ª, 10 de «mçº 631.»

#### Consulta da camara a el-rei em 10 de março de 1631 <sup>1</sup>

Tendo Duarte Dias, munido da competente carta de vizinhança passada pela camara, mandado vir de Andaluzia e d'outras partes, alguns navios carregados de trigo, e estando uma nau no porto de Setubal e duas ceptias em Arrabida, onde se tinham acolhido por causa do tempo; havendo receio de que ali ou em outro porto tamassem todo aquelle trigo ou parte d'elle: pede a mesma camara que pelo governo se expessam as ordens necessarias, com a precisa brevidade, para que tal não succeda.

Resolução do governo:

«Conformome. E aqui vão as ordens necess. rias, que se pedem «por esta consta, as quaes se deuem encaminhar logo. Lx.a, 10 «de mºº 631.»

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 99.

#### Consulta da camara a el-rei em 14 de março de 1631 ¹

«Os mercadores estrangeiros, residentes n'esta cidade, fizeram «a esta camara a petição que com esta será, pedindo quizesse-«mos representar a V. Mag.de as cousas n'ella declaradas. E vendo «quanta seja a obrigação, que para isso nos occorre, e a informa-«cão, que temos, das vexações que D. Fernando d'Alvia y Castro, «vedor geral da gente de guerra n'este reino, que tem a seu cargo «as cousas do contrabando, faz a estes mercadores a, confiscando-«lhes suas mercadorias, em razão de lhes faltar o passaporte das «pessoas, que V. Mag. de tinha deputado para assistir nas cidades «asiaticas e estados de Flandres, na fórma do bando que V. «Mag.de mandou lançar, haverá dois annos, pouco mais ou me-«nos; não estando ainda nas ditas partes asiaticas admittidas as «ditas pessoas, e em ordem a isto se não dava á execução o dito «bando, além do que ainda em Dumquerque e partes de Flan-«dres, quando partiram os ultimos navios, não tinha V. Mag. de «posto pessoa para isso, causa bastante para lhes faltarem os di-«tos passaportes; e por as mercadorias, que trouxeram, serem li-«vres e fabricadas em terras d'amigos, fôram continuando com «seu commercio, e suas mercadorias bem recebidas e despacha-«das livremente, sem embargo do dito bando.

«E ora o dito D. Fernando, alterando esta quietação e boa fé, «lhes quer confiscar todas as mercadorias, que lhes vieram das di«tas partes, sem querer admittir defeza aos interessados n'ellas, «dando por razão que V. Mag. de assim lh'o tem ordenado. E porque «este procedimento é tanto contra o serviço de V. Mag. de, bem «publico e provimento d'este reino, e em total destruição do com«mercio d'elle, de que tanto necessita, e causa bastante para a «pouca duração d'elle, nos pareceu pedir a V. Mag. de, quão hu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Como se vê continuavam os protestos contra as violencias fiscaes na repressão do contrabando, o que significa o mesmo que dizer: continuavam os navios a fugir dos nossos portos; o commercio paralysado, e os rendimentos aduanciros cada vez mais escassos.

«mildemente podemos, seja servido mandar considerar estas couasas, e ordenar ao dito D. Fernando não passe ávante no dito
a procedimento e confiscação, mandando com effeito deferir á petiação dos ditos mercadores, o que esta cidade, pelo muito que
alhe toca, terá por mercê mui particular e digna da grandeza de
a V. Mag. de,

#### Consulta da camara a el-rei em 15 de março de 1631 <sup>1</sup>

Tendo o padre fr. João Baptista, procurador da ordem de S. Jeronimo do collegio de Coimbra, por sua conta e d'alguns seus parentes, resolvido trazer ao Terreiro oitocentos a mil moios de trigo, e havendo já comprado para esse fim algumas partidas d'elle, não só em Coimbra e respectiva comarca, mas tambem em Montemór e Aveiro, onde posteriormente se lançaram bandos prohibindo a saída de trigo; não podendo por esse motivo levar a effeito o seu intento, recorreu á camara, que por seu turno representa superiormente, impetrando as ordens necessarias para que n'aquellas comarcas receba o referido padre, no negocio em questão, toda a ajuda e favôr, não se lhe oppondo embaraço algum. Resolução do governo:

«Aqui vay a prouisão que se pede por esta consulta; e, sendo «necess.rio mais algua cousa nesta matria, se me dara logo conta «disso. Lx.a. 45 de marco de 631.»

#### Carta regia de 18 de março de 1631?

«Conde presidente amigo, etc. — Por ser muy conueniente a «meu seruiço hir nas naos deste anno a India a maior cantidade «de dinheiro, que for possiuel, para socorro daquelle estado e «continuação da guerra contra os enemigos delle, de q se esperão «os bons effectos que conuem ao beneficio e augmento do mesmo «estado, e sendo o principal, de que consiste este socorro, o ren-«dimento da imposição do real de agoa, que essa cidade tem con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. • 1 do Provimento d'agua, fs. 204.

«cedido para elle, me pareceo encomendaruos por esta carta, «como faço, mandeis logo, sem dilação, entregar a quantia de di«nheiro q̃ ouuer procedida desta imposição, cobrandose para isso «tudo o que della se estiuer deuendo, para que sem falta possa «hir nestas naos, com o mais que se ha de inuiar a India. E es«pero de vos que procedereis nisto com o cuidado e breuidade, «que pede a importancia do negocio, visto estar tão adiante o «tempo da partida das naos, de man<sup>ra</sup> que folgue eu de vos agra«decer o que na materia fizerdes, de que me avisareis para o ter «entendido.»

## Consulta da camara a el-rei em 24 de março de 1631 <sup>1</sup>

«O dtor Diogo da Cunha auizou hoje à cidade 2 que, de hua ca-«rauela que hontem chegara ao porto de Bellem, se tiraua trigo «per ordem do duque de Maqueda; e porque não he rezão q isto «passe auante em tempo tão apertado, pareceo dar conta a V. «Mag.do, pera q o mande remediar, e se guarde com todas as or-«dēs q sobre isso se tem dado.

«Tambem hontem se apregoou a escomunhão do colleitor, so-«bre se manifestar o trigo q̃ cada hum tiuer; e porq̃ a cidade tem «entendido q̃ alguas pessoas o uendem, e uenderão ao diante, em «suas casas, conuirá q̃ V. Mag. do mande pedir ao colleitor, mande «declarar que a mesma escomunhão se entenda nas pessoas q̃ «uenderem trigo fora do Terr.º, ainda q̃ seja em suas casas, por «quanto pellas justiças seculares se não poderá dar alcanse a este «intento.»

Resolução do governo:

«Ordene a cidade a Diogo da Cunha que esta carauela venha «logo pª sima, se ja o não tem ordenado, e q auise que pessoas «tomarão o trigo, e quanto tomarão, tudo mto particularmto, para «se poder tratar esta matria com o duque de Maqueda. E Diogo «da Cunha deue ter mto a sua conta fazer vir logo pª sima todo

Liv.º m do Provimento de pão, fs. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A carta, em que o dr. Diogo da Cunha fez este aviso, está no mesmo liv.º, a fs. 103.

«o nauio de trigo,  $\tilde{q}$  aly chegar. E esta cons<sup>ta</sup> me torne p<sup>a</sup> se tra-«tar do seg<sup>do</sup> ponto <sup>4</sup>. Em Lx.<sup>a</sup>, a 24 de m<sup>co</sup> 631.»

#### Consulta da camara a el-rei em 27 de março de 1631 ²

«A falta de pão d'este reino é o que dá mais cuidado a esta ca«mara, e a obriga a buscar todos os meios para se aliviar d'ella.
«E em ordem a isto manda V. Mag.de, em seu regimento, que logo
«no principio de cada anno mande a cidade chamar mercadores,
«e lhes encommende e peça que mandem vir de fóra d'elle as quan«tias que puderem; em cumprimento do que mandou chamar al«guns, entre os quaes foi um João Hals, mercador flamengo, mo«rador e residente n'esta cidade, pessoa de confiança, e lhes en«commendou que escrevessem a seus maiores mandassem vir o
«dito pão.

«E ora representou n'esta mesa 3 que, para isto se conseguir, «conviria muito procurar e pedir a V. Mag. de fôsse servido con«ceder licença, para que todos os navios, de qualquer qualidade «que fôssem, pudessem trazer livremente pão da Barbaria, Le«vante, Moscovia e outras partes de inimigos; e que, alcançando «de V. Mag. de esta mercê, esperava de mandar trazer, elle e ou«tros, das ditas partes, este verão que vem, grande quantidade «d'elle, em navios e gente dos rebeldes de Hollanda, porquanto «elles com mais facilidade e menos risco navegam para as ditas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Devolvida a consulta ao governo, em 28 do mesmo mez, para se tratar do segundo ponto, com a brevidade possivel, pois ia de maior em maior crescimento a desordem de cada um vender trigo em suas casas por preços muito elevados, despachou-a o governador nos seguintes termos:

<sup>«</sup>Fesse hūa junta de theologos e canonistas, e do q nella se assentou se «da conta ao colector, para que uenha nesta e em outras declarações, que «se julgarão por conuenientes. Lisboa, 8 de abril de 681.» — Liv.º III do Provimento de pão, fs. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O requerimento que o mercador flamengo, João Hals, dirigiu á camara, e que na consulta, a que esta nota diz respeito, vem largamente extractado, encontra-se no liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe пі, fs. 160, junto da consulta de 14 de março de 1631.

«partes, o que V. Mag.de tem prohibido, na licença da saca que «nos concedeu.

«E pois V. Mag. de lhes dá logar que possam vir de vazio car«regar aqui de sal, convirá muito ao remedio d'esta cidade e rei«no, que V. Mag. de seja servido que esta prohibição se não en«tenda nos rebeldes de Hollanda, que trouxerem pão e vierem a
«este porto em direitura, servindo o pão que trouxerem de passa«porte e salvo conducto, e carregarão aqui de sal, de que paga«rão a V. Mag. de os mesmos direitos, que pagam os que võem de
«vazio carregar d'elle, com passaporte da serenissima senhora in«fanta.

«Pareceu que em necessidade tão urgente se devia pedir a V. «Mag.de, com todo o encarecimento, como por esta fazemos, seja «servido, antepondo-a a todas as leis, haver por bem conceder a es-«tes estrangeiros esta licença e liberdade, e que seja em tempo «habil 1 para poderem avisar a seus maiores, antes que partam «os navios para Moscovia, que é no mez de maio, para que possam aqui vir em outubro, mandando sobre isso passar as provi-«sões necessarias pelos tribunaes de guerra e almirantasgo (almi-«rantado), por ser o mesmo que os srs. reis passados concederam «em occasião menos importante; e a presente dá mostras de se «poder receiar a mesma falta, o que Deus não permitta, o anno que vem, em razão de se esgotarem todos os celleiros que haviam «no reino, que de ordinario tinham em si trigo de dois e trez an-«nos; e não vindo de fóra d'elle, nos veremos com ella mui ar-«riscados, assim à fome como a outros males, que d'ella nascem, «o que V. Mag.de, como rei e senhor, não deve permittir, antes «de antemão conceder esta mercê tão digna de grandeza e catho-«lico zelo de V. Mag. de, como merecida de tão leaes vassallos.»

#### Consulta da camara a el-rei em 28 de março de 1631 <sup>2</sup>

Pede a camara que superiormente sejam expedidas as ordens . necessarias, a fim de que os corregedores das comarcas de Leiria

<sup>1</sup> Vid. capitulo da carta regia de 8 de maio de 1631.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 107.

e Estremoz, e as respectivas camaras, não impessam a saída do trigo que Jeronimo Henriques da Veiga ali comprou para trazer ao Terreiro de Lisboa.

Resolução do governo 1:

«Assi se tem ordenado. E a Hieronimo Henriques se entregara «logo a prouizão.»

#### Carta regia de 31 de março de 1631 º

«Conde presidente amigo, etc. — Sendo tão precisa e urgente «a neçessidade q ha de dro para o accabar de despaçhar as naos, «que estão pa partir á India, como uos he prezente, e o mto q «conuem preuenir o remedio tão efficaz e breue, que não se perca «tempo algum nisso, me pareceo encomendaruos e encarregaruos «muito que, de qualquer dro pertencente a essa cidade, q haja «prompto, empresteis a companhia do comercio vinte mil ducados «para accabar de auiar as naos, antes q o tempo se adiante mais; «e a ditta companhia dará breue satisfação delles, dos quarteis q «ha de hauer, q estão tão promptos como se sabe; aduirtindo q «este emprestimo ha de ser de tal sorte, que não ha de fazer falta «ao q̃ essa cidade tem offerecido para o soccorro de Pernambuco, «e q̃ o seruiço, q̃ espero me façais neste particular, sera para mỹ «de particular estimação, e meo de se accrescentar a boa uontade «com que estou de fazer merce a essa cidade, e a cada hum de «uos outros, no que ouuer lugar.»

#### Informação sobre uma ordem do governo em 1 d'abril de 1631 <sup>1</sup>

«Em todas as cousas do governo d'esta cidade, que estão á «conta d'este tribunal, se procede com tanta vigilancia, zelo e cui«dado, que todas estas que se mandam considerar e consultar do «governo, pelo decreto incluso, estão providas; porque, vendo-se «a necessidade que padece o termo, mandou a cidade empregar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tem a data de 1 d'abril de 1631.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 115.

<sup>3</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 108.

«em milho e centeio mil cruzados, que ámanhã partirão ao termo, «encommendados a quatro padres da companhia e quatro homens «bons do povo, para os repartirem de graça pelos pobres do termo.

«E quanto aos pobres mendicantes d'esta cidade, se tem en-«commendado aos curas das freguezias que façam listas dos que «têem em seus districtos, e ás pessoas nobres e ricas d'elles, e aos «mosteiros que houver nas freguezias, repartam os ditos pobres, «pedindo-lhes que queiram sustentar os que voluntariamente qui-«zerem, porque lhes será mais facil, que as muitas esmolas que «hoje dão.

«E quando por esta via se não remediar este particular, tratará «a cidade d'outro que se julgar mais conveniente.

«E, quanto ás casas necessitadas, tem tambem provido a cidade «com a esmola que tem dado para se repartir pela misericordia 4; «e assim, em todas estas advertencias, está provido o necessario.»

#### Consulta da camara a el-rei em 2 d'abril de 16312

«Tem se entendido que hum dos mayores inconuenientes  $\tilde{q}$  ha, «pera não auer pam nesta cidade, he estar o preço delle m. lo alto «em todas as terras, assī d'Alentejo como Ribatejo, e que disto «nasce não o trazerem a este Terr.º, pois o podem uender nas «suas terras a mayor preço que o que nelle ual; e que, em reevação disto, conuirá que V. Mag. de mande ordenar aos c. eres e mais «officiaes das camaras das dittas partes, não consintão uender o etrigo por mais preço; que plo  $\tilde{q}$  V. Mag. de lhes mandar limitar, «com as informações que parecerem necessas, pera se poderem ajustar estes preços, conforme aos limites dos lugares e ás quantias de trigo  $\tilde{q}$  nelles ouuer, por que hus podem ter mais que «outros; e assī á distancia dos lugares, como ja per outra uez se «lembrou a V. Mag. de hora de nouo torna a fazer por entender eque he eficax remedio. E alem disto pede a cidade a V. Mag. de

<sup>1</sup> Pela carta regia de 4 d'abril de 1631 vê-se que a camara deu á misericordia, para serem distribuidos pelos pobres mais necessitados de Lisboa, quatro mil cruzados do antigo real d'agua.

<sup>2</sup> Liv.º III do Provimento de pão, fs. 109.

«seja seruido de mandar aos corregedores, prouedores, juizes e «mais just. 45 de todas as cidades, uilas e lugares deste Rn. 6, donde «se tem por informação q ouue pam este anno, que he o districto «de Coimbra, Estremadura, comarca de Castelo Branco e partes «d'Alentejo, q fação estiba a resp. to de todos os sileiros, assi «comus como particulares, que ouuer em todos os sobredittos lu-«gares, e que, ficando o necess.º pera sustento da terra ate o nouo, «fação com effecto uir a uender a este Terr.º todo o trigo, seua-«da, milho e mais legumes; e como os m.res delles entenderem «que os precos delle são mais altos, que os que lhes taxarem, «mouidos de mór interesse acudirão com elle a esta cidade; man-«dando aos dittos ministros de justiça a g procedão contra os «que forem remissos em o fazerem uir, e contra os que por al-«gua uia excederem os preços, q lhe forem taxados, na pena que «V. Mag.d lhe mandar ordenar; e que se tera a seruiço a dili-«gencia que nisso fizerem, e plo contr.º se auera V. Mag.ª por «mal seruido delles.»

### Despacho interlocutorio:

«Vejasse no dezembargo do paço, e cosultesse co breuidade o «que parecer. Lisboa, 2 de abril 631.»

## Resolução definitiva 1:

«Parece que não sera conueniente porse preço ao pão, saluo «nesta cidade, e oito legoas ao redor; e aos c.ºres, prouedores e «juizes de fora se mandão passar prouisoes para fazerem uir a «esta cidade todo o pão, q puderem hauer, e logo se lhe enuia«rão.»

## Ordem do governo de 2 d'abril de 1631 2

Constando que o licenciado Manuel Pereira Franco, que exerceu o cargo de juiz de fóra da cidade de Coimbra, affirmava existirem na villa de Campo Maior, terra de sua naturalidade, mais de mil moios de trigo, mettidos em celleiros, e embargados pelos officiaes da camara d'aquella villa, podendo aliás ser trazidos a Lisboa pela via fluvial; lembra o governo a conveniencia da camara ouvir a

<sup>1</sup> Esta resolução do governo tem a data de 3 d'abril de 1631.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 113.

tal respeito o dito Manuel Pereira Franco, e encarregal-o de fazer conduzir o referido trigo a esta cidade, podendo egualmente ser incumbido da compra de mais trigo nos logares de Castella, vizinhos de Campo Maior, onde se sabia, por informação, havel-o em muita quantidade.

A esta ordem respondeu a

#### Consulta da camara a el-rei em 3 d'abril de 1631 <sup>1</sup>

«Viosse nesta mesa o papel incluso, em q V. Mag.do manda ad«uertir que se poderá mandar à villa de Campo Mayor o L.do Manuel Pereira, pera fazer uir o trigo q elle diz está insileirado na
«ditta villa, donde he natural; e pella mais informação que deu
«nesta mesa o vereador Diogo da Cunha, por ter ja trattado com
«elle esta mat.a, parece que será conueniente q V. Mag.do se sirua
«d'o mandar a esta comissão, com ordes mui apertadas, pera que
«lhe obedeção na ditta villa e seu districto, e que possa fazer uir
«o ditto pam ao Tejo, em carretas ou caualgaduras, passando os
«mandados e precatorios que forem necess.os pera bom effecto da
«ditta comissão.

«Equanto ao fazerse pam nos lugares de Castella, uizos da ditta «villa, parece que indo elle, sera mais apreposito uerse o auiso q̃ «sobre a mat.» inuia, e então uerá a cidade que sobre isto podera «fazer, por quanto ha de ser necess.º dr.º pera esta despeza.»

Resolução do governo:

«Conformome; e por desta comissão se deuer esperar que sera «em m. to beneficio deste pouo, sera conueniente que a despeza «della se faça a custa da cam. ra, a que dr. ta m. to toca. E a M. el «Pereira e off. es que deue leuar, se passarão os despachos que a «camara apontar para milhor execução do neg.º Lisboa, 3 de abril «631.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 114.

#### Consulta da camara a el-rei em 3 d'abril de 1631 ¹

«Pareseo conueniente q̃ a paulina, q̃ o coleitor mandou pasar «em rezão dos q̃ tem pão, passe a todo o reino, p³ se fazer a ma«nifestação a q̃ a excomunhão os obriga, e poder pasar a esta ci«dade o q̃ restar do q̃ lhe for nesesro p³ seu sustento e da terra
«donde estiuer ². Siruase V. Mag.do de mandar pasar as ordens
«nesesras, porq̃ as da cidade não chegão mais q̃ aos lugares do
«seu termo.»

Resolução do governo:

«Nesta Paulina se procura q se fação as declarações q a ca-«mara apontou, e outras; como ella se ajustar, se fará o que a «camara aqui aponta, que se julga por mui conueniente. Lisboa, «3 de abril de 634.»

#### Consulta da camara a el-rei em 3 d'abril de 1631 ;

Tendo novamente arribado ao porto de Setubal, por causa do mau tempo, a nau que ali tinha entrado e vinha carregada de trigo para Lisboa, á conta d'Alvaro d'Azevedo, pede a camara que superiormente sejam expedidas as ordens necessarias, para que livremente a referida nau possa descarregar n'aquella cidade, vindo o trigo por terra, em vista da necessidade que d'elle havia.

Resolução do governo:

«Assi se tem ordenado; e tambem M.ºl Homem auisa que assi «o fara. Lisboa, 3 de abril 631.»

<sup>1</sup> Liv.º 111 do Provimento de Pão, fs. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A despeito das provisões reaes e da paulina, ou carta de excommunhão comminada pelo colleitor de S. Santidade, aos que não declarassem o pão que tinham em suas casas, o trigo continuou a ser vendido fóra do Terreiro por preços exorbitantes, como se verá da consulta da camara de 7 d'abril de 1631.

<sup>3</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 112.

#### Consulta da camara a el-rei em 3 d'abril de 1631 <sup>1</sup>

Constando á cidade que Lopo Rodrigues Mendes e seus parentes possuiam grande quantidade de trigo nas villas de Moura e Serpa, e que tambem o havia em Estremoz, pede que instantemente sejam expedidas as ordens necessarias aos corregedores d'estas comarcas, a fim de promoverem á vinda do referido trigo para Lisboa.

Resolução do governo 2:

«Tense ordenado ao L.do Domingos Rotz de Macedo, q se acha «em Alcacere, que ua as villas de Moura e Serpa fazer esta dili-«gencia; e para Estremos se te p.do a particulares alguas proui-«soes.»

### Carta regia de 4 d'abril de 1631 ;

«R.no, e de hua consulta vossa que me enuiou, entendi como na «occasião presente, em que nessa cidade ha falta de pam, vos dis«pusestes a dar quatro mil cruzados, que ao de sair, por empres«timo, da renda do real dagoa antigo, para se despenderem e re«partirem, por mão dos ministros da misericordia, pelos pobres «mais necessitados da cidade; e porque eu ouue por bem de ap«prouar o que haueis feito na materia, me pareceo dizeruolo por «esta carta carta, e aggradeceruos, como faço, o cuidado e zelo «com q tratastes della, encarregandouos m.to o continueis em quanto «durar, a necessidade, que disso me hauerey por bem seruido de «vos.»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. o m do Provimento de pão, fs. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tem a data de 5 d'abril de 1631.

<sup>3</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 115.

#### Consulta da camara a el-rei em 5 d'abril de 1631 ¹

«Pella carta, q̃ com esta será, do prouedor da saude do porto «de Bellem<sup>2</sup>, entendera V. Mag. de como tem entrado no ditto

«Esperam-se mais navios com pão, se Deus der tempo.

<sup>1</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> É do theor seguinte:

<sup>&</sup>quot;«Hontem escrevi a V. m.ce, em que dava conta de como tinha entrado um «navio inglez, de Malaga, com sete mil fangas de trigo por conta de dois «mercadores estantes em Lisboa. Hontem proprio, á noite, veiu ter comigo «um juiz do crime, por nome Antonio Moreira, com seu alcaide, e me disse «de parte do sr. presidente e do sr. dr. Manuel Jacome Bravo, que o aju-«dasse e favorecesse a que o navio inglez subisse logo para cima com o trigo. «Fômos a bordo, e posto que o mestre não estava no navio, fiz diligencia «com o contra-mestre e piloto, requerendo-o e pedindo-lhe se fôsse logo para «Lisboa, a que elle obedeceu, e que pela meia noite, que então tinha maré, suabiria; e tendo assim bem feito este negocio, chega o tenente da torre a «bordo e notifica ao contra-mestre, de parte do duque de Maqueda, que o tal navio não subisse para Lisboa sem primeiro descarregar na torre de «Belem duzentas fangas de trigo, por quanto as havia mister para provêr «as fortalezas; e com isto ficou o contra-mestre empatado, e que se o não «quizesse fazer que ficava ordem ao capitão da torre para lh'as tomar por «força, e lhe deixou dentro um soldado. Visto isto me vim logo a terra; e ás «mesmas, que seriam mais de dez, escrevi logo ao sr. conde presidente e ao «sr. dr. Manuel Jacome Brayo de tudo que passaya, para se proyêr na ma-«teria o que mais fôr serviço da cidade; e o dito juiz do crime, com seu al-«caide, ficou a bordo, pacificamente, bem recebido dos inglezes, o que elles «não fizeram se eu não fôra a bordo, por ser aquellas horas, e elles me coanhecerem a mim. E o dito juiz do crime fica esperando a ordem que vier do «senado, a qual se guardará inteiramente, posto que o duque deixou outra, «e mesmo em pessoa esteve hontem á tarde a bordo do mesmo navio, e dei-«xou dito isto ao capitão da torre. — Que o mais certo será dar-se-lhe as du-«zentas fangas, por livrarmos a demazia de suas mãos.

<sup>«</sup>João Esteves, com um apostolo (denominação que então se dava aos je«suitas), está n'este logar repartindo pelos pobres o pão que trouxe. Algumas
«pessoas honradas, a quem se não pode dar esmola, pedem lhe queira a ci«dade fazer mercê de lhe mandar algum trigo a este logar para se repartir
«com elles, e parece que têem razão em seu requerimento, que pois não são
«pobres, não devem perecer por ricos, pois em Lisboa não podem alcançar
«um alqueire de trigo. V. M.cê fará n'isto o que costuma fazer de boas obras
«em todas as cousas.

«porto hūa náo ingreza, q̃ ueo de Malega, com sette mil fanegas «de trigo, e as dillgencias que a cidade fez pera que uiesse pera «o Terreiro, aonde he tão necess.º, que, se não uier, se não man-«dara abrir; e de como o duq.º de Maqueda empatou a ordem q̃ «estaua dada, e mandou q̃ não uiesse, sem pr.º deixar na Torre «duzentas fanegas delle, tendo ja por outras vezes tomado em na-«uios outras muitas quantias.

«Pareçeo dar disto conta a V. Mag. de, pera que seja seruido de «o mandar remediar, ordenando ao d. duq.º o não impida, pois «a falta e neçessidade he tão apertada, e terse por informação q «deste trigo, q se toma com esta uiolencia, se uende m.º delle a «grandes preços; e espera a cidade q, com a breuidade que o «neg. clo requere, mande V. Mag. de acudir a tudo.»

#### Resolução do governo:

«Esta nao esta ja descarregando, e a camara ordene que deste «trigo se entregue logo duzentas fangas a quem ordenar o duque «de Maqueda, para sustento dos soldados de Castella. Lisboa, 7 «de abril de 631.»

#### Consulta da camara a el-rei em 7 d'abril de 1631 <sup>1</sup>

«Pareceu a V. Mag. de, por os grandes apertos do tempo e falta de «pão, que se devia procurar do colleitor excommunhão, para que «todos declarassem o que tinham em suas casas, em ordem a se «poder saber o que cada um pode largar para vender ao povo; «e, em effeito, se publicou a dita excommunhão, declarando que

<sup>«</sup>Hontem fiz levar ao Terreiro, do navio irlandez, os barrís de farinha e «de trigo que tinha a bordo, que me disse trazia doze quarteirolas de farinha, e onze quarteirolas de trigo; e me disse o mercador havia mister d'ahi «algum, para provimento da sua gente.

<sup>«</sup>Ao juiz do Terreiro escreví com outro escripto para V. m.ce, para que «lh'o desse, em que tambem avisava disto. Não ha outra cousa de novo de «que avisar a V. m.ce, esperando a boa vinda de V. m.ce que deve ser hoje. «G.de D. a V. m.ce Belem, hoje, 5 d'abril de 1631. Francisco Gomes Lobo.» — Liv. III do Provimento de pão, fs. 122.

<sup>1</sup> Liv.º 111 do Provimento de pão, fs. 119.

«todos os seculares fôssem obrigados ao manifestar aos julgado-«res d'esta cidade, e os ecclesiasticos aos curas.

«E porque até agora se não tem tirado d'este meio fructo alegum, nem se sabe o que se tem declarado em virtude d'esta ex-«communhão, por ser a dita ordem dada pelo governo, convirá «que V. Mag. de mande aos ditos julgadores apresentem as decla-«rações, que lhes têem dado, e o mesmo façam os curas, para se apoder effectuar a utilidade, que se espera, da dita excommunhão; cobrigando a quem tiver mais do necessario o traga a vender ao «Terreiro, porque ha informação certa que, pedindo João Nunes «da Cunha que lhe deixassem levar para sua casa nove moios de «pão, jurando que lhe eram precisamente necessarios para provi-«mento d'elle, o vendeu ás freiras de S.ta Clara e a outras pes-«soas, por preço de 550 réis; e que Tristão de Mendonça vende «quantidade de trigo, do que veiu de Castella, em sua casa, a seis «e sete tostões; e os frades de S. Bento de Xabregas por 550-«réis; e D. João Luiz, em Mafra, a sete e oito tostões; e um «Francisco Duarte, no termo de Collares, pelo mesmo preço; «e um maltez o vendeu em Sacavem a 650 réis; sendo todos es-«tes preços injustos, e os excessos que as ditas pessoas na mate-«ria têem commettido e commettem dignos de exemplar demon-«stração; além de ser culpa o vender-se fóra do Terreiro, contra «as posturas e provisões de V. Mag.de, porque, ainda que se diga «que o pão não tem taxa, fica sendo delicto usarem as pessoas. «que o vendem, de notoria injustiça no preço d'elle, quando prin-«cipalmente o escandalo é maior, por serem comprehendidas pes-«soas poderosas, e venderem o dito pão a gente necessitada e mi-«seravel, sem respeito á offensa que n'isso fazem a Deus, Nosso «Senhor.

«E por todas estas razões pede a cidade a V. Mag.de se sirva «de mandar commetter o negocio a um ministro mui inteiro, e «que fóra de todo o respeito averigue os que n'esta cidade com«mettem o dito delicto, e que sejam presos e castigados rigoro-«samente; e que aos mais logares vá outro ministro ao mesmo «effeito, e lhes tome todo o pão e o façam repartir ao povo por «seu justo preço, fazendo-o metter no Terreiro; e que isto se «faça com a brevidade que o negocio requer.»

#### Ordem do governo de 7 d'abril de 1631 1

Que a cidade determine a immediata partida do licenciado Manuel Pereira, para Campo Maior e Fronteira, a fim de promover a vinda de trigo, conforme se resolvera.

A esta ordem respondeu a

#### Consulta da camara a el-rei em 8 d'abril de 1631 '

«Em comprimento da ordem de V. Mag.d assentou a cidade q «parta logo o L.do Manoel Pereira a esta dilig.d, mandandolhe V. «Mag.d passar as ordes e prouisoes que forem necess.d, pera que «com effecto se tirar o fructo que se espera de sua comissão, que «sera de m.to proueito nesta occasião. E porq o termo de uinte e «sinco dias parece bastante pera fazer esta diligencia, assí em «Campo Mayor, como em Fronteira, lhe mandara a cidade logo «dar sincoenta cruzados de seu selario. Pareceo a cidade auisar «disto a V. Mag.d, pera q assim o mande ordenar com a breui-«dade q se requere. Em mesa, 8 de abril de 1631. E q esta or-«dem se execute tambem nos sileiros dos eclesiasticos.»

Resolução do governo:

«Tense mandado passar os desp.º que nesta consulta se apon-«tão, e co breuidade se entregarão a este julgador. Lisboa, 8 de «abril de 631.»

# Portaria do governo de 14 d'abril de 1631 1

Que a camara visse a provisão, em que el-rei concedia licença para se poderem tomar cincoenta mil fangas de trigo d'Andaluzia, pela taxa ali posta, e tratasse com os mercadores, informando depois sobre a quantidade que cada um pretendesse trazer 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. o de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 162.

<sup>3</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 100.

<sup>4</sup> Em 12 de maio de 1631 baixou á camara uma ordem do governo, para

#### Carta que D. Francisco Mascarenhas escreveu á camara em 14 d'abril de 1631 <sup>1</sup>

«Depois  $\tilde{q}$ , por hum estraordinario, auizei a V. S. como auia «resibido as suas cartas, e na conformidade  $\tilde{q}$  auia falado a Sua «Mag. de determinaua encaminhar estes particulares, falei ao sor «conde duque, fazendolhe mui larga relação de todos. Acheio com «animo de fauoreser a essa cidade, no  $\tilde{q}$  estiuer em sua mão.

«S. Mag. d me remeteo aa junta de Pernãobuco, pª q̃ se uisem nella «os papeis, e se lhe consultasse; declarando no decreto q̃ fossem «os uotos singulares, q̃ me parese q̃ foi fauor q̃ nos fes.

«Não digo quem são os da junta, por me pareser  $\tilde{q}$  la se sabe. «A todos tenho falado, e achado com animo de fazer justisa,  $\tilde{q}$  he «o  $\tilde{q}$  neste particular podemos dezejar.

«Os papeis ficão em poder de Marsal da Costa,  $\tilde{q}$  he o secreta- «rio a  $\tilde{q}$  tocão.

«Pareceome darle a copia da consulta,  $\tilde{q}$  V. S<sup>a</sup> me auia inuiado, «sobre a prouizão dos juizes do crime, p<sup>a</sup>  $\tilde{q}$  uejão as rezoins  $\tilde{q}$  ha «de nossa parte.

«Tãobem achei essa carta, de q inuio a copia 2, q Sua Mg.d es-

que a este negocio se desse breve satisfação; e bem assim que a mesma camara declarasse o que providenciara relativamente ao tamanho do pão, que as padeiras fabricavam para vender. — Liv.º III do Provimento de pão, fs. 125.

<sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> É a seguinte :

<sup>«</sup>Honrado marquez, vice-rei, amigo. — Eu el-rei vos envio muito saudar, «como áquelle que muito prezo.

<sup>«</sup>Vi o que, em 20 do mez passado, me escrevestes, acêrca da junta, que tinheis ordenado, de Manuel de Vasconcellos, regedor da casa da supplicação, Luiz da Gama Pereira, desembargador do paço, e João Gomes Leitão
«e Luiz d'Araujo de Barros, corregedores do crime da côrte, para entende«rem na execução das leis, ordenações e regimentos e castigo dos delictos;
«e porque n'esse reino ha os tribunaes convenientes para a administração da
«justiça e governo d'ella, conforme as leis fundadas pelos srs. reis, meus pre«decessores, com particular attenção ao que importava para melhor execu«ção das mesmas leis, nas quaes está bastantemente provído sobre o castigo
«de quaesquer crimes, pois aquelles a que per sua variedade se não pode dar
«nome particular, se castigam conforme a semelhança que tem com outros;

«creueo ao marques de Alemquer, querendo formar outra junta, « $\tilde{q}$  he exemplar  $\tilde{q}$  nos fas  $m^{to}$  ao cazo.

«Estes papeis com essa memoria tem pa se uerem na junta;

«e a junta vem a ser um novo tribunal apartado, e em certo modo superior aos mais, para que se occupe no mesmo que elles têem a seu cargo, que se poderá conseguir sem fazer novidade, com procurar a pessoa, que estiver n'esse governo, que os ministros da justiça e tribunaes, por que correm as materias d'ella, a exercitem com liberdade e bom expediente, dando-lhes para isso a assistencia e favor que cumprir, e reprehendendo e castigando, segundo as mesmas leis, aos que fôrem remissos, ou faltarem a suas obrigações: me pareceu dizer-vos que, por a junta ser escusada, hei por meu serviço, e vos encommendo muito e mando que, sem mostrardes que tendes para isso ordem, vades dissimulando com os negocios, que n'ella se tratavam, de maneira que, sem se entender, se extinga dentro de breves dias; advertinde que se não houvera de começar sem approvação minha. Escripta de Madrid, a 20 de junho de 1617.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 165.

1 Diz a memoria, a que o documento allude:

«A cidade de Lisboa se quer servir de mim em apresentar a S. Mag.de as «cartas, que lhe escreve, em razão da junta que o conde governador formou «sobre o tribunal da cidade. Em cumprimento do que me ordena, envio a «V. m.ce os papeis seguintes, para que se vejam na junta de Pernambuco, «como S. Mag.de manda:

«Carta da cidade para S. Mag.de, em que lhe dá conta da dita materia da ejunta, e pede, pelas razões que aponta, que não passe adiante;

«Portaria do conde governador, em que ordena á camara aponte as prevenções, que se lhe offerecem, para que a necessidade, que ha de pão, se remedeie;

«Consulta original da cidade, feita ao conde governador, sobre a materia «na qual approva as prevenções;

«Copia da carta de S. Mag. de, escripta ao marquez d'Alemquer, vice-rei, «quando formou outra junta sem ordem sua, em que lh'a manda extinguir;

«Copia da consulta, que a camara fez a S. Mag. de sobre as serventias das «varas dos juizes do crime, que o regedor quiz prover, tocando á cidade seu «provimento. E a carta original remetteu a cidade por via de Francisco Peareira de Bettencourt, que diz a entregou no conselho.

«As cartas da cidade, por onde me ordena solicite estas materias, mostrei «a V. m.ce originaes.

«Lembro a V. m.º6 que a cidade dá conta a S. Mag.de que o regedor, Manuel de Vasconcellos, foi o primeiro que quiz introduzir tirar á camara a posse, em que está, dos provimentos das varas do crime; e que, como parte e interessado em sua jurisdicção, não pode assistir na junta, d'onde esta materia se trata.» — Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 166. «de minha parte farei todas as diligencias possiueis pello bom su- «seso,  $\tilde{q}$  he o  $\tilde{q}$  esta em minha mão. Madrid, etc.»

# Capitulo da carta regia de 7 de maio de 1631 1

«Sobre o que ha pedido, pello meu cons.º destado, o agente «delRey de Grão Bretanha, respeito da introdução de pór solda«dos de guarda aos nauios, que chegão de Inglaterra, so color
«(sob pretexto) de que não deitem mercadorias em terra, e de que
«os mercadores leuem guardas quando caminhão, hauendo de cor«rer isto pellos menistros da alfandega; com acordo do dito cons.º
«resoluy que se guarde nisto o que estiuer disposto pellos capitu«los de paz, e o que se guardaua antes do ultimo rompimento,
«de man.ra que aos mercadores inglezes se lhes dé inteira satisfa«ção no que for e se deuer guardar, para o q̃ fareis se despachem
«e dem as ordens neçessarias.»

Á margem d'este capitulo de carta regia está a seguinte ordem do governo 2:

«Consulte a camra desta cidade o q nisto se deue fazer.»

# Capitulo da carta regia de 8 de maio de 1631;

«Hauendo uisto as consultas do consº destado e da camra dessa «cidade de Lisboa, sobre a licença  $\tilde{q}$  a mesma camra pede pa se «trazer a ella trigo em nauios, ainda  $\tilde{q}$  sejão de enemigos, quando «uenhão buscar sal, me pareceo dizeruos  $\tilde{q}$  estou informado  $\tilde{q}$  he «chegado a essa cidade o trigo necess. rio»

Nota do governo escripta á margem:

«Depois de receber esta carta, q veo plo ordinio, se recebeo por «hum extraordinio, que chegou hoje, a carta do duqo de Va Fer-

Na parte superior d'este documento lê-se : — «Copia do papel que enviei «a Marçal da Costa, com os demais que n'elle se apontam.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe 111, fs. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tem a data de 16 de maio de 1631.

<sup>3</sup> Liv. m do Provimento de pão, fs. 124,

«mosa, cuja copia aqui vay, com o maço de q se trata nella, pa «Dom Frdo Aluia deixar entrar neste porto os nauios q vierem «com trigo, ainda q sejão de Olandezes 4, o qual se lhe enuiou «logo. Em Lx.a, a 16 de mayo 631.»

#### Carta regia de 16 de maio de 1681<sup>2</sup>

«Conde presidente amigo, etc. — O amor que tenho a tão fleis «e leais vassallos, como são os desses meus reynos de Portugal, •e o desejo de seu mayor bem, me mouerão, ja que não posso ir «agora em pessoa a gouernar esses reynos, a enuiar o infante «Dom Carlos, meu muito amado e muito prezado irmão 3. E por-«que conuem dispor e preuenir o que é necessario para sustentar «sua casa, fiando eu de vos que fareis a muita estimação, que de-·ueis, a tão grande demonstração, como o faço co esse reyno, em «o enuiar a elle, estando certos que receberey mui aceito e agra-«dauel seruiço, com que essa cidade ajude co o mais que puder, «para que meu irmão o possa gouernar com o decoro, lustre e «autoridade que conuem, me pareçeo daruos conta do que tenho «resoluto, e dizeruos que fio de vos que vos disporeis a cumprir «tão inteyramente com esta obrigação, como o deueis fazer, e de «modo que co o exemplo do que essa cidade, como cabeça do reyeno, fizer, os mais lugares delle, aos quais se escreue tambem so-«bre esta materia, fação o que de todos espero. E podeis estar «certos que sera meo de se acrescentar o gosto, com que estou, de «hauer feito a esse reyno merce e fauor tão sinalado, e a boa evontade com que me acho para que essa cidade, e cada hum de «vos, a recebão de mỹ em tudo o que se offereçer e ouuer lugar.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. n'este vol. a Ordem da real junta do almirantado de 11 de maio de 1638.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Relativamente á vinda do infante D. Carlos, vid. n'este vol., pag. 252, not., a carta do conde presidente da camara de 11 de novembro de 1627, e, na sua devida altura, a carta regia de 8 de julho de 1631.

#### Ordem do governo de 26 de maio de 16311

«Vejasse na camra desta cidade a certidão inclusa dos medicos «e surgioes do hospital de Todos os Santos a, sobre a qualidade «das feures q ha nelle, e da quantidade dos doentes, e o q dizem «sobre se curarem em lugar separado, p¹o q se pode recear da «malignidade das doenças; e considerandose esta matria, como o «pede a importancia della, se consulte logo o que parecer, aduer-«tindose que se me reprezentou, p¹o prouedor, não hauia ja or-«dem nem lugar de receber mais doentes, o q obriga a se tratar «do remedio disto com todo o cuidado.»

Em virtude d'esta ordem subiu a

#### Consulta da camara a el-rei em 27 de maio de 1631 ;

«Pella consulta, que com esta será, entenderá V. Mag. do cuidado «que esta cde tem de acudir as necessidades prezentes, e preuinir «o mal que com estas nouas doenças pode creser, que hoje se «auia de enuiar a V. Mag. d por não poder hir no dia de hontem 4;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o 11 do Provimento da saude, fs. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A certidão já está publicada nos «Elementos», tom. 1, pag. 511, not.

<sup>3</sup> Liv.º n do Provimento da saude, fs. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A consulta que a camara fez, com data de 26 de maio de 1631, e que acompanhou aquella, a que esta nota allude, é a que se encontra no mesmo liv.º 11 do Provimento da saude, a fs. 188, nos seguintes termos:

<sup>«</sup>Deu a camra desmolla, neste aperto da fome, quatro mil tt.dos, e pedio ao «prouedor e irmaos da mizda quizessem tomar a sua conta a repartição delales, por assy se fazer, com sua asistencia, com a igualdade conueniente. «Elles tem ja recebido dous mil tt.dos, e mil se mandarão repartir pello teramo, e os outros mil que restão trata a cidade de lhos fazer tambem entregar. Mas, porque V. Mag.d tem mandado aduertir que andão por ella moços «dezemparados e de pouco idade, que acodirão de fora, e se tem entendido dos medicos que ha doenças de febres malinas, e que uem adoecer os diatos moços e a morrer no hospital, de que acodirão, pera se lhes auer de acudir, antes que o danno uenha a ser mayor, seja V. Mag.d seruido de «mandar ordenar ao prouedor e irmãos recebão os ditos mil crusados, que a «cidade aplica a este effeitto, e por conta delles fação recolher os dittos mo-

«mas, com esta noua ordem de V. Mag.<sup>4</sup>, de 26 deste, e com as «certidoes dos medicos do hospital, se disporá a cidade a contar «logo os mil tt<sup>dos</sup>, que estauão prometidos, e ao mais socorro, «que lhe for possiuel, quando o pessa o mayor aperto. Mas por- «que esta obrigação he presiçam<sup>to</sup> da caza da Miã, deue V. Mag.<sup>4</sup> «ordenar ao proueder e irmãos della, queirão acomodar estes «doentes de modo que, tirandosse o perigo do contagio, como os «medicos dizem, se evite tambem a fama que pode recreser no «Rnº e fora delle, de auer mal de peste, de que Deos nos guarde, «que he o respeito mais considerauel pera se auer de proceder «nelle com toda a cautella.»

## Resolução do governo:

«Comuniquei a mizericordia a substancia do q se contem nesta «consulta, e na inclusa, de 26 deste, sobre o que reprezenta que, «no estado em que de prezente esta o hospital, não ha q tratar, «por estar cheo de doentes, e que dos enfermos q ha na terra, «se parecer a cidade, deue ver onde os ha de agasalhar e curar, «e com que; e q, se para asistir a cura delles forem necessarios os «irmãos da mizericordia, asistirão a isso como o fazem no hospital.

«A camara veja esta materia com toda a consideração que ella «pede, e, sem se perder nenhu tpo, trate logo o remedio destas «cousas e preseruação dos danos, q̃ com tanta rezão se deuem «reçear, considerando por quão bem empregado se pode ter, com «o resp<sup>to</sup> disto tudo, o q̃ se fizer e se gastar nesta obra; e como «he esta obrigação muito propria da cidade, e a primra a q̃ deue «atender, estando o hospital tão cheo de doentes, q̃ não ha lugar «de nelle se recolherē, senão nos dos q̃ morrem ou sarao, preciso e m<sup>to</sup> necessario vem a ser o buscarse comodidade para «estes doentes não morrerem plas ruas, o q̃ se podera fazer em «hua taracena, como ja em apertos semelhantes se tem por informação q̃ se fez, prouendo a cidade aly do necessario. E m<sup>to</sup> he «destimar q̃ os irmaos da mizericordia se ofereção pa asistirem «com os doentes. Este neg<sup>cio</sup> deue preceder amenha a todos os «outros, e, do q̃ se asentar nelle, se me dara conta.

<sup>«</sup>ços no lugar que mais conueniente lhes parecer, acodindo a todos os que «tiuerem necessidade. E com esta preuenção e socorro desmolla se entende «que se pode, com o fauor Diuino, euitar o perigo que se teme.»

«E  $q^{to}$  aos mil cruzados, que a cide diz entregara a mizericordia, tenho entendido  $\tilde{q}$  se tem ja despendido com as necessidades prez<sup>tos</sup>, buscandose pa isso com presuposto de se restituirem  $q^{do}$  a cidade os entregar. Em Lx.a, a 27 de mayo 631.»

# Assento de vereação de 12 de junho de 1631 <sup>1</sup>

A cidade faz esmola de 2405000 réis ao hospital de Todos os Santos, para ajuda dos enfermos que n'elle se curam, e mais necessidades que a misericordia lhe representou.

#### Carta regia de 27 de junho de 1631 2

«Conde presidente amigo, etc. — Pera a ocaziam do socorro do «Brazil me seruio essa cidade com çem mil tt. 400 3; e porque, se «gundo tenho por imformação, estam ainda por emtregar trinta e «hū mil tt. 400 a comprimento dos çem mil, e sendo tam ness. , «como sabeis, tratarçe d'armada que ade ir de socorro aquelle «estado, pera o que ha falta de dr. o, espero que essa cidade acuda «logo com a ditta quantia, pois he justo que dé comprimento ao «que tem offeresido, buscando pera isso todos os meios, que fo- «rem ness. os, pois he pera conseruação do Brazil, de que tanta «utilidade reçebe esse reyno, pera o que tenho aplicado tudo o «que ha liure de minha faza real.»

## Carta regia de 8 de julho de 1631 (

«Conde presidente amigo, etc. — Ja se uos tem auisado da re-«solução, que tomey, de enuiar ao Iffante Dom Carlos, meu muito «amado e muito prezado irmão, a gouernar esses Reynos; e por-

<sup>1</sup> Liv.º m d'Assentos, fs. 295.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. o da Companhia e outros serviços a S. Mag. de, fs. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Por carta regia de 28 de maio de 1631 fôram convidadas as camaras do reino a concorrerem com um subsidio para o soccorro do Brazil. — Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

<sup>4</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 164.

«que o conde de Basto me fez, por uezes, instançia que o des«obrigue daquella occupação, significandome que não se acha com
«forças para continuar nella, nem ainda por o pouco tempo que
«se dilatara a partida do Iffante, nomeey aos condes de Castro e
«Val de Reys para, neste intirino, me hirem seruir nesse gouer«no, e a trattar de assentar e executar os meos conuenientes para
«a conseruação desse Reyno e suas conquistas, e para a casa do
«Iffante, porque a sua jornada não se deterá húa hora mais do
«que isto se detiuer em se assentar 4; com o qual podera uer o

D. Diogo de Castro, conde de Basto, insistiu na exoneração, por vezes solicitada, do elevado cargo que occupava na governação publica; e por tal fórma o fez, que o despotico valído teve de ceder ante aquella vontade inflexivel.

A carta regia de 21 de maio de 1631, contendo novos expedientes para arrancar mais dinheiro ás forças vivas da nação, parece ter sido a gota d'agua que fez trasbordar a taça; comtudo é possivel que ainda algum outro motivo lhe tornasse inabalavel a resolução.

Concebera o conde duque d'Olivares o plano de atacar a capitanía de Pernambuco, occupada pelos hollandezes, apromptando-se para essa empreza, por conta das corôas de Castella e de Portugal, uma poderosa armada de cincoenta galeões, vinte e quatro dos quaes seriam armados em Portugal; e discorrendo nos meios de juntar o dinheiro necessario, acceitou o que lhe foi proposto em Madrid, e consta da referida carta regia de 21 de maio de 1631, que vem publicada na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

Aos homens de cabedal e fuzenda, dos quaes se apuraria até mil, seria exigido um emprestimo de quinhentos mil cruzados — repartidos por elles em quotas eguaes de quinhentos cruzados —, que depois (?) seriam pagos com cem mil cruzados por anno, ou se faria uma repartição geral d'aquelle emprestimo, segundo os haveres de cada um; isto além dos rendimentos do consulado e das terças, da quinta parte das tenças, de se tomar por emprestimo a quinta parte dos juros e a quinta parte dos bens da corôa, afóra outros rendimentos já destinados ao soccorro d'aquella capitanía, que tudo applicava á mesma expedição.

Uma junta constituida em Lisboa do conde de Basto, governador do reino, do conde de Castello Novo, presidente da camara, de Luiz da Silva, vedor da fazenda, d'um desembargador do paço e d'outro da casa da supplicação, faria a derrama, sem excepção de pessoas nem respeito de privilegios,
conforme as posses de cada um, e o que entendesse que de bôamente pode-

<sup>1</sup> O conde de Basto, desgostoso da direcção que levavam os negocios publicos, encontrando-se isolado no governo do reino, sem as honras de vicerei, n'uma situação excepcional e em epocha tão melindrosa, luctava com o poder do valído, pelas oppressões e dislates que eram a norma do seu proceder, e com a opinião do paiz, que reagía contra tantos e tão insolitos sacrificios.

«mundo que a sua chegada ahy se mouem tais execuções contra «nossos enemigos, que correspondão a demonstração que en faço

riam emprestar, tendo em consideração o estado e condição das pessoas, os que já houvessem feito serviço para o mesmo soccorro, os que possuissem fazenda no Brazil, porque estes pagariam mais, visto receberem maior beneficio, e ainda os que gozavam de mais bens e rendas da corôa, que se achavam no mesmo caso; advertindo mui particularmente que, posto S. Mag. de esperasse que este emprestimo se faria com aquella vontade e applauso, que se devia esperar de tão bons e leaes vassallos, havendo alguns que recusassem seriam constrangidos pelos meios que a junta determinasse.

Á semelhança da junta de Lisboa, e subordinada a ella, constituir-se-hia outra em cada cabeça de comarca, de que faria parte o corregedor, o provedor, o juiz de fóra e mais duas pessoas nobres da localidade.

Assim ficava tudo disposto para a exigencia do emprestimo forçado, por modo que ninguem pudesse fugir á contribuição.

Ouçamos agora o illustre historiador Luiz Augusto Rebello da Silva:

«O conde de Basto, estranhando a fórma da derrama e o rigor da execu-«ção, não se prestou a coadjuvar as exacções de Olivares, e insistiu de um «modo peremptorio pela demissão. Desenganado de que não dobrava aquelle «genio inflexivel, tornando-o cumplice, o ministro decidiu-se por fim a conce-«der-lh'a. Cumpria descobrir, porém, pessoa apta que o substituisse. Propoz a «el-rei o infante D. Carlos, seu irmão, escolha acertada pela qualidade e pe-«las prendas da pessoa. Filippe IV annuiu, e communicou-se a noticia aos «portuguezes, que a receberam esperançados. Expediram-se ordens de Maadrid aos condes de Castro de Ayre e de Valle de Reis para prepararem o «palacio e proverem á recepção do infante. Tudo parecia inculcar a sua «partida immediata. Depois silencio profundo cobriu a nomeação e a jor-«nada. D. Carlos ficou na côrte, porque nunca tomou posse. Ignorâmos a «causa. E provavel que fôsse a mesma que até sua morte, em 1632, conser-«vou o irmão d'el-rei sempre afastado dos negocios. O ciume do valido não «lhe perdoava a firmeza e a penetração. Reflectindo melhor julgou talvez «imprudente confiar-lhe o leme de um estado descontente, no momento em «que tinha disposto tudo para vencer a opposição.»

A isto acrescentaremos: — o conde duque d'Olivares, a nosso vêr, nunca se possuiu da intenção de promover a vinda do infante D. Carlos para governar Portugal; nem o valido nem o rei jamais tomaram a serio semelhante idéa.

É certo, porém, que os portuguezes o desejavam ardentemente, e já em 1627 — vid. n'este vol. pag. 252, not. — o conde de Castello Novo escrevia á vereação, rematando a carta com o seguinte periodo:

«A ida do senhor infante temos por certa; permitta Deus que não haja «cousa que a estorve, porque só esse remedio vejo ás cousas d'esse reino.»

A apparente nomeação do infante D. Carlos para tomar o governo do

«com esse Reyno, enuiando hum irmão meu, que o gouerne. E pa-«reçeome auisaruos disto para que, tendo o entendido, assistais aos

reino, só tinha por objectivo illudir o espirito publico, e com menos attritos remover difficuldades, que o valído reputava talvez de menor circumstancia.

Por decreto de 30 de junho de 1631 — vid. Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva —, «foi determinado que, vista a falta de forças que alalegava o conde de Basto para continuar o governo do reino, não obstante as «muitas mercês com que S. Mag.de o animara, os condes da Castanheira e Val «de Reis (aliás os condes de Castro d'Ayre, D. Antonio d'Athayde, e de «Valle de Reis, Nuno de Mendonça), bem instruidos no negocio do sal, partissem logo a pôr em execução, com a maior energia, este e os mais negocios necessarios, e bem assim para estabelecer a casa ao irmão de S. Mag.de, «que vinha governar o reino, e de cuja chegada confiava se ganharia muito «contra os inimigos.»

Em carta regia de 2 d'agosto de 1631 — dita coll. — pretendendo que a armada partisse para o Brazil no mez de setembro seguinte, ordenou el-rei que pelo governo, com assistencia do conde de Castello Novo, se désse execução ao pedido, por emprestimo, dos quinhentos mil cruzados para aquelle soccorro, ouvindo as consultas da junta e do conselho da fazenda sobre a quantidade das pessoas, que deviam ser chamadas ao governo, e sobre o quantum que a cada uma se devia pedir.

Taes proporções, porém, tomaram os vexames na cobrança do emprestimo forçado, e tal era a inopportunidade da occasião, que bem se póde avaliar pelo registro d'uma consulta que a camara dirigiu a el-rei.

É como se segue :

«Vendo este tribunal da camara que, por ordem do governo, se manda «fazer estimação das fazendas de todos os moradores d'esta cidade, e que se «faz sem excepção de pessoas nem limitação do cabedal, e que esta diligen«cia se ordena para, conforme a ella, se repartir o donativo ou emprestimo «com que se possa continuar o apresto da armada e soccorro do Brazil, pediu «a V. Mag. do no governo fôsse servido que ao dito tribunal se désse copia «das ordens, que V. Mag. do sobre isto mandou passar, para, com informação «certa, se poder lembrar o que fôsse mais conveniente ao serviço de V. Mag. do

«E vendo-se n'elle o que V. Mag. de tinha ordenado por carta de 21 de maio «de 1631, e que, pela ultima de 2 d'agosto do mesmo anno, manda V. Mag. de que, «pela junta da fazenda e pelo conselho d'ella, se consulte ao governo a quan-«tidade das pessoas que a elle se devem chamar, para se lhes pedir, e quanto «a cada um; e que, vendo-se no governo ambas as consultas, se resolva o «que se deve seguir, e se chamem as pessoas que parecerem convenientes, «para se persuadirem ao emprestimo da quantia que se lhes limitar: pare-«ceu que, em nome do reino, deviamos lembrar a V. Mag. de que este em-«prestimo se não deve pedir, senão ás pessoas que tenham fazenda ou «cabedal consideravel, e que, sem faltarem na congrua sustentação de sua

«nouos gouernadores com tal applicação, que se façilitem e enca-«minhem milhor e mais breuemente os effeittos referidos, e os «mais que se offereçerem de meu seruiço, o que fio do zelo com

«familia, podem emprestar quantia de consideração, que não desça de certa «quantidade, ainda que não seja dos quinhentos cruzados que V. Mag. de oradenava na primeira carta se pedissem a cada pessoa, para que, de mil, po«dessem saír os quinhentos mil que, como dinheiro prompto, se entende se«rem necessarios.

«E sendo certo que esta é a tenção do pio animo de V. Mag.de, tem «este tribunal entendido que nas villas e comarcas do reino se executa «este emprestimo em differente maneira, e que se reparte por muitos pobres «e miseraveis, pedindo-se a dois e trez cruzados, e a muitos um cruzado, «que, por não serem presos, vendem o pobre movel de suas casas, por se-«rem pessoas tão miseraveis que nem esta pequena contribuição podem pa-«gar d'outra maneira, com o que, além de ficarem aliviados os de maior ca-«bedal, se faz execução geral como de finta, molestando-se os pobres e obri-«gando-os com prisão a emprestarem, quando por seu trabalho não podem «alcançar congrua sustentação para mulheres e filhos. Pelo que pedimos seja «V. Mag. de servido mandar se remedeie esta oppressão, e se peça o emprestimo aos que tiverem tanta fazenda de que possam escusar alguma parte, «e que se limite o cabedal que ha de ter ao menos a pessoa a que o empres-«timo na menor quantia se deve pedir, pedindo-se primeiro voluntariamente; «e que no que está feito se apurem os excessos que houve, com a demonstra-«ção que parecer, para que o povo entenda que não foi esta a tenção de V. «Mag.de; e que tambem se faça averiguação do que, em effeito, se tirou, e «se na execução se excedeu a quantia que a cada julgado foi limitada.

«E, no que toca a esta cidade, pedimos a V. Mag. de seja servido mandar «declarar o emprestimo que para ella está limitado, com declaração do mais «que se repartiu pelas comarcas, para se entender que se não ha de exceder «a dita quantia.

"E porque este povo está com queixa geral, entendendo que se fax finta por todos, pobres e ricos, com vêrem que na lista e estimação que "se faz, por alguns dos executores, se lançam todas as pessoas, ainda que "tenham muito pouco cabedal, pedimos a V. Mag.de seja servido ordenar "que, pois se não deve pedir emprestimo, se não aos de mór quantia, se limite "a fazenda que hão de ter os que houverem de ser chamados para o emprestimo, na fórma da carta de V. Mag.de; e que só se pergunte na visitação, "que se faz, pelos que, apuradas as dividas, possuem livremente a dita quantia e d'ahi para cima, e que estes só se lancem a rol, e os que se achar que "na verdade não têem tanto se não lancem, pois estes, em effeito, não devem "contribuir, porque com isto se escusará o geral clamor dos povos, que, vendo "vão lançados no rol, se lastimam já como fintados." — Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 14.

«que costumais accudir as occasioes delle; e assy uolo hey por «muy encomendado, e que uos certefiqueis de que me sera tudo «prezente, para folgar de uos fazer merce no que ouuer lugar.»

#### Consulta da camara a el-rei em 19 de julho de 1631 <sup>1</sup>

«Valendosse Vossa Mag.d desta cidade e reino pera o socorro «da India, prometeo a cidade dusentos mil crusados, com que «fosse Vossa Mag. d seruido mandar restituir á coroa os bes della. «alheados nas pessoas que não erão naturaes, contra as capitula-«cões juradas e outras cousas do bem comü; e Vossa Mag.d. de-«ferindo só á restituição, mandou, por sua carta de janeiro de «629, se procedesse como a camra apontana, expedindo ao mesmo «fim outra ordem no abril seguinte, em resão do que se mostra «por parte de Vossa Mag. d estar restituida a coroa dos bes alhea-«dos no duque de Lerma, marquez de Alenquer e condes de Be-«nauente 2. Ouue a promessa effeitto. E hora na corte de Madrid. «Dom Jaime da Silua, netto do marquez de Alenquer, por sen «pai, e curador o duque de Hijar, sendo como he notoriamente «estrangeiro, alcançou, contra o prometido e mandado por Vossa «Mag.d, carta de subcessão, pera auer a posse em q Vossa Mag.d «e coroa, por beneficio da ley e costume do reino, dignamte es-«tão, e se deue conservar por mias resoes de drio e governo, por «as quais auja primeiro a parte apurar a doação, em que funda «seu drto, por estar letigiosa, e a detriminação proxima, ou re-«querer a posse por o meio ordinario, que exclue o extraordinacrio. E porque he de crer que se Vossa Mag.d fora bem infor-«mado, não mandara dar esta posse, em que a camara e reino «tem adquerido nouo drto, se não deue executar, antes recolher a «carta impetrada contra o juramto e palaura real, e não auendo «lugar se deue remeter o negocio ao juiso da coroa, aonde a «causa principal está affecta, por ordens expressas de Vossa Mag.d. «com outras que este gouerno te necessarias para se acabar com chreuidade — Pedimos a Vossa Mag. haja por bem mandallo assv

<sup>1</sup> Liv. 1 da Companhia e outros serviços a S. Mag. 4, fs. 119.

<sup>2</sup> Vid. pag. 376 d'este vol.

«por este gouerno, atento, outrosy, auerse tomado a posse por «ordem do mesmo juiso, no qual paresse hauer de conseruar, e daonde tem que requerer a cidade por meio ordinario, que a parte «deue seguir.»

Resolução do governo:

«Ajuntemse a esta consulta as cartas de que nella se faz men-«ção, e satisfaçasse logo. Lx.<sup>2</sup>, a 24 de julho de 631.»

#### Alvará regio de 4 d'agosto de 1631 |

«Eu ElRey faço saber aos que este meu aluara uirem, que con-«siderando a obrigação q tenho de conseruar o patrimonio real, «q tão necessario he para segurança e defenção de meus reynos «e senhorios, para que a falta delle não seja occazião de opremir «meus vassallos com nouos emcargos e impossições, pellos granades gastos e despezas que de minha fazda se fazem nas continuas «guerras, que por mar e por terra tenho nas partes da India, «Africa, Brazil e Guine, e nas armadas para guarda dos mares «de meus reynos e senhorios, contra infieis e outros enemigos «que, co muita forssa e ouzadia, vem roubar e fazer dano a meus «vassallos, e outras pessoas que tem comerçio co meus reynos; «dos quais gastos, e de outros q se não pode escuzar para con-«seruação do estado real, proçederão muitas e grossas diuidas e «empenhos, a que minha fazda está obrigada, por cujo respeito, «co o ordinario rendim<sup>to</sup> della, se não podem cumprir as dittas «despezas; e porq as necessidades uão em tanto crecimento, que, «se com deligencia se não prouer nellas, virão a termos de se «não poderem remediar, sem grande deminuição da coroa e opre-«ção de meus vassallos, os quais queria q assy fossem tratados, «que. cumprindo elles co a obrigação q tem de ajudar a suprir «as dittas necessidades, por serem publicas e de sua propria de-«fenção, não recebessem prejuizo; e por outras justas concidera-«cões, motiuos e rezoes, q tão apertadamto instão a ida do infante «Dom Carlos, meu muito amado e prezado irmão, ao revno de Portugal, como tenho mandado declarar ao mesmo revno: man-

<sup>1</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 166.

«dey ver e tratar se se poderião achar alguns meyos conuenientes, para q̃ serremediassem as dittas neçessidades, em modo «que, cõ moderação e igualdade, ficasse por todos repartida al-«gua parte de suprimento dellas.

«E com pareçer dos do meu conçelho e letrados theoligos e jaristas, assentey que de todo o sal, que em meus reynos e senhorios se laurasse, ou naturalmente criasse, se comprasse cada
anno, ás pessoas cujo fosse, ate a terça parte, pagandolhe o
preço delle, como cada anno fosse taxado; e q todo o sal, que
em meus reynos e senhorios se despendesse, fosse uendido por
conta de minha fazenda, sem outra pessoa algua o poder uender, para se despender nelles; e que a compra e uenda do ditto
sal se fizesse por ordem dos officiaes q eu nomeasse.

«Pello que hey por bem e mando que todo o sal, que se fizer, «ou naturalmente se criar, cada anno, em meus reynos e senho«rios, se compre a terça parte para minha fazenda, ou a pto que
«os dittos officiaes asentarem, não excedendo a terça parte em
«que cada anno for taxado plas pessoas que eu para isso ordenar;
«e que todas as pessoas, q̃ em meus reynos e senhorios laurarem
«sal, ou tiuerem do q̃ naturalmto se criar, entreguem cada anno
«aos dittos officiaes, ou as pessoas q̃ elles nomearem, a terça
«parte de todo o sal que ouuerem, ou a terça pto q̃ lhe for decla«rada, não exçedendo a ditta terça parte, pello preço em que cada
«anno for taxado, pagandolhe logo ao tpo da entrega.

«E a declarassão lhe sera feita a tempo que não recebão prejuizo nas uendas, q ouverem de fazer para fora do reyno, sob
pena de encorrerem em perdimento de todo o sal, que ouverem
to tal anno, ou da ualia delle, se ja o não tiverem em seu poder,
se não entregarem o sal que lhe for pedido plos dittos officiaes,
para minha fazenda, pagandolhe ao presso a que for taxado, não
excedendo a dita terça parte; sendo certo que, a mayor parte
do que montar este meyo, tenho aplicado para a defenssa do meu
reyno de Portugal, e para o gasto da hida e assistençia do infante Dom Carlos, meu irmão, e para os effeitos que aly ha de
obrar, que tam grande se me rrecresse nisso.

«E outrossy hey por bem e mando que todo o sal, que em «meus reynos e senhorios se ouuer de despender, se uenda por «conta de minha fazenda, sómente por ordem dos dittos officiaes,

« $p^{les}$  pressos que assentarem que são justos e conuenientes, pel-«las pessoas que  $p^a$  isso ordenar, conforme ao regimento  $\tilde{q}$  lhe «mandarey dar.

«E defendo q pessoa algua, de qualquer qualidade e estado e «condição que seja, não uenda, nem compre, por junto nem pello meudo, sal algum em meus reynos e senhorios, nem o traga de fora para se nelles despender, publica nem secretame, sob pena de, quem o contrario fizer, sendo vendedor, encorrer em perdime do sal que uender, ou da ualia delle, se ja o não tiuer em seu poder, e sincoenta cruzados pella prima uez, e pella segunda e mais vezes de cem cruzados e de dous annos de degredo para Africa; e sendo comprador encorrerá em penna de perdimento do sal que comprar, ou da ualia delle, se o ja não tiuer, e uinte cruzados por cada uez que o comprar do q se não uender por conta de minha fazda, sendo para sua despeza; e comprandoo para o tornar a uender, encorrerá nas pennas em que cencorrem os vendedores, posto q o não uenda 4.

«Das quais pennas a metade será para o rendimento da caza, «em que por conta de minha faz<sup>da</sup> se ha de uender o sal, que se «carregarão em receita á pessoa em cujo poder entrar o dinheiro «do ditto rendimento, e a outra ametade para quem o acuzar.

«E as pessoas q̃ tiuerem neçessidade de sal para sua despeza «em meus reynos e senhorios, o comprarão do que se uender por «conta de minha faz<sup>da</sup>, das pessoas q̃ nomearem para a uenda delle «os ditos officiaes; o qual ha de ser dado em pressos conuenientes.

«E o sal que se comprar para as pescarias, se dará a prazos, «para com mais comodidade se poder pagar, conforme ao assento «q̃ cada anno se ha de fazer, q̃ se ha de enuiar ás comarcas de «meus reynos e senhorios, ás camaras das cidades, villas e luga-«res dellas, para se saber de que pessoas se ha de comprar, e a «que presso.

«E mando aos veedores de minha faz<sup>da</sup> e a todas as justiças e «pessoas, a que este aluara for aprezentado, q̃ o cumprão e guar«dem e fação inteiram<sup>to</sup> cumprir e guardar, como se nelle con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O estanque do sal foi mais uma das medidas vexatorias do governo de D. Filippe, que levantou geraes clamores no paiz. A camara assim o fez sentir na carta que dirigiu a el-rei em 18 d'outubro de 1631.

«tem; conformandome nisso co o que por outro aluara semelhante «tinha ordenado ElRey Dom Sebastião, que santa gloria haja, «em tpo q̃ as neçessidades publicas de defender e conseruar es«ses meus reynos e senhorios não erão tam grandes, como agora «são, sem embargo do que ElRey Dom Henrique mandou passar «em dous de setembro do anno de mil e quinhentos e sessenta e «oito, e de quaisquer outras prouizões, leys, ordenações, ordens «e regimtos, que possa hauer em contrario, porque todas e cada «hūa dellas hey por derrogadas. E mando ao chançeler mor q̃ faça «publicar na minha chancelaria 4, e enuie cartas co o treslado delle, «sob seu sinal e meu sello, aos corregedores das comarcas de «meus reynos e senhorios, e aos ouuidores das terras em que os «dittos correges não entrão por uia de correição, os quais o fa«rão publicar nas cidades, villas e lugares de suas camaras e ou«uedorias, para a todos ser notorio.

«E este aluara hey por bem que ualha e tenha forssa e uigor «como se fosse carta feita em meu nome, por my assinada e «passada pella minha chancelaria, sem embargo da ordenação do «segundo lo, tittolo quarenta, que diz que as couzas, cujo effeito «ouuer de durar mais de hũ anno, passem por cartas, e passando «por aluaras não valhão, nem se guardem. Franco Barboza o fez «em Madrid, etc.»

#### Capitulo da carta regia de 7 d'agosto de 1631

(Vid. — Portaria de 19 de novembro de 1635.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A camara poz embargos á execução d'este alvará, como se vê do liv. ♥ de reg. de Provisões de reis, fs. 234:

<sup>«</sup>Certidão sobre ficarem na chancellaria os embargos com que a cidade veiu ao estanque do sal»

<sup>— «</sup>Em meu poder ficam uns embargos da camara d'esta cidade a passar «pela chancellaria a provisão e instrucção de S. Mag. de sobre o estanque do «sal, nem se dar á execução, os quaes guardarei por tempo de seis mezes. «Em Lisboa, a 10 de janeiro de 1632. — João Coelho.»

# Capitulo da carta regia de 27 d'agosto de 1631 <sup>1</sup>

«Por parte do cabido da See dessa cidade se me reprezentor que o retabolo do glorioso São Vicente de Valença, cujo corpo «está naquella Iggreja, he muy antigo, e está muy uelho, e o seu «altar no chão, e sem degraos, tendo o altar mór da See sinco, e «o assento do arcebispo outros sinco, de maneira que os pees do «prelado e conegos ficão mais altos que o altar do Santo, com «grande indiçençia, escandalo do pouo, pedindome mande q essa «cidade, pr conta do real de agoa, faça estas obras. E pr que he «muy justo que se acuda ao reparo disto, me pareçeo encomendaruos, como o faço por esta carta, que, tratando com a camara «e com o cabido de que a obra do altar e degraos (que se me reserio não chegara a custar duzentos cruzados) se faça logo, ordeneis que do retablo, que se ouver de fazer de nouo, se tire «hum modelo para se me enuiar »; e, uendosse, se tomará a resecolução q mais convenha.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O governo mandou recommendar á camara esta ordem d'el-rei, como se vê da seguinte carta do secretario de estado:

<sup>«</sup>Dizem os ares goures que conuem satisfazer a camra ao que S. M. de mandou «por carta de 27 de agto, sobre o modelo pa o altar de São Vicente; e asim «me ordenarão que o lembrase a V. S. — G. de Noso Sor a V. S., como dezejo. «Casa, a 4 de nou. ro 631. Phelype de Mesqua. » — Liv. o 1 d'el-rei D. Filippe m, fs. 171.

A devoção do rei catholico não enfraquecia ante as calamidades, que pesavam sobre esta terrra de bons christãos, conquistada aos infieis agarenos pelo intrepido Ibn Errik; ao contrario, na sua vasta sabedoria, acreditava que as manifestações de piedade valiam bem uma poderosa armada, enviada aos mares do Brazil para castigar a insolencia dos rebeldes de Hollanda. E depois, para quem fazia sacrificio de tantos mil cruzados, que importancia poderia ter a ninharia de duzentos cruzados mais, saídos dos recursos ordinarios? Uma insignificancia!

A verdade é que os sagrados despojos do santo padrociro de Lisbos e do Algarve, estavam preoccupando demasiadamente o pensamento do monarcha e do reverendo cabído da Sé metropolitana; e não só aquellas preciosas reliquias, tudo quanto se relacionava com o proprio santo lhes despertava o mais subido interesse. Ora veja-se:

#### Consulta da camara a el-rei em 11 d'outubro de 1631 <sup>1</sup>

«Uma das partes em que a cidade tinha posto os olhos, para se «d'ella poder tirar pão para ajudar a remediar a falta d'elle (que «por nossos peccados padece ha dois annos), eram as ilhas adja-«centes, por ter certa informação que n'ellas houvera em abas-«tanca : e em razão d'isto pediu a cidade a V. Mag.de, em consulta «de... d'agosto d'este anno, provisão para n'ellas não impedirem «aos francezes a carga que lá fôssem fazer d'elle, para trazerem «a esta cidade, com cartas da camara, antes para isso lhes dessem «toda ajuda e favor, a qual V. Mag. de nos fez mercê mandar pas-«sar, tendo consideração a esta falta, e ao grande preco a que ti-«nha subido o pão por causa d'ella, para os corregedores das «comarcas das ilhas dos Acores e reino do Algarve. E ora tem en-«tendido que, sem embargo das ditas provisões, D. Rodrigo, Conde «de Villa Franca, na ilha de S. Miguel, em que assiste, não só-«mente tem alteado o preço do trigo, que n'aquellas partes houve, «em razão da travessia e estanque que d'elle fez, mas ainda lbes «não guarda as ditas cartas nem a provisão de V. Mag.º que se «lhe apresentam, e os faz tornar sem carga, em tanto prejuizo «do provimento d'esta cidade e perda dos ditos mercadores, que

#### Carta regia de 5 de novembro de 1631

<sup>— «</sup>Conde presidente amigo, etc. — Por parte do cabido da See dessa ci«dade se me representou que, hauendo vos tomado a vossa conta, por assento
«que com elle fizestes no anno de mil e seis centos e quatorze, a festa da tres«ladação de Sancto Vicente, patrão della, ficando a cargo do cabido a do
«martirio do mesmo Sancto, e tendose continuado isto muitos annos, deixais
«de o fazer de alguns a esta parte, contra a forma do ditto assento, de que
«tem resultado desconsolação e escandalo nessa cidade; e porque isto he
«cousa de tanto seruiço de Deus e honra do ditto Sancto, me pareceo dizer«uos por esta carta, como faço, que, pois se tomou o assento referido de fa«zerdes a festa e procissão da trasladação de Sancto Vicente, o continueis,
«visto ser patrão dessa cidade. E espero que o fareis como ategora o tendes
«feito.» — Liv.º 1 de Festas, fs. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.  $^{d_2}$ , fs. 1.

«nos obriga este desusado procedimento a lembrar a V. Mag.do «o quanto convirá mandar-lhe V. Mag.do escrever pelo governo, «estranhando-lhe, como melhor parecer, não obedecer aos manda-dos de V. Mag.do, e atravessar e fazer o dito estanque, tanto con«tra as leis e provisões de V. Mag.do; e o mesmo ao corregedor «d'aquella comarca, para que d'aqui por diante não passe ávante «esta molestia, e os mercadores que lá fôrem comprar trigo pos«sam com certeza fazer carga d'elle, na fórma que V. Mag.do tem «mandado; porque do contrario se verá esta cidade frustrada nas «principaes esperanças que tinha de remediar em parte esta falta. «E assim esperamos que V. Mag.do o mande ordenar, com a bre«vidade que o negocio requer, que a V. Mag.do é bem notorio.»

#### Carta da camara a el-rei em 18 d'outubro de 1631 ¹

«Pareceu a esta camara que, em razão da mercê e honra que «V. Mag.de, que Deus guarde, e os srs. reis passados sempre lhe «fizeram, e da estimação com que a trataram, devia significar e «lembrar a V. Mag.de que, n'esta occasião em que se ha de pro-«vêr o logar de desembargador, que vagou no tribunal do paço, «fôsse V. Mag. de servido de lhe fazer mercê de provêr n'elle um «dos seis vereadores, que n'ella assistem, pois todos em geral, e «cada um em particular, por suas lettras e experiencias de nego-«cios, talento e zelo do serviço de V. Mag.de, continuado por tan-«tos annos, e em tantas occasiões d'elle, e de tanta importancia, «merecem bem toda a mercê que V. Mag. de houver por seu ser-«vico mandar-lhes fazer, e em particular o provimento d'este loegar, pois é notorio que os vereadores d'esta camara commum-«mente foram melhorados e promovidos d'ella para os logares do apaço, como fôram Christovão Mendes de Carvalho, Damião d'A-«guiar, Diogo Lameira, Fernão d'Ayres d'Almeida e outros, e ul-«timamente o dr. João de Frias Salazar; lembrando a V. Mag.de «que todos são pessoas envelhecidas no serviço de V. Mag.de, e al-«guns dos mais antigos desembargadores que hoje ha, e cada um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 4.

«d'elles por seus particulares serviços, além da generosidade com «que se empregam nas occasiões de importancia do real serviço «de V. Mag.de, são benemeritos e dignos d'este logar , no qual a «experiencia mostrará quão bem empregado é em qualquer d'elles «esta mercê, que esta cidade terá por mui propria e digna da «grandeza de V. Mag.de,

# 18 d'outubro de 1631—. Carta que a cidade escreveu a S. Mag. sobre o tributo do sal e outros .

«Por ser a primeira obrigação d'este tribunal procurar ante V. «Mag.de as cousas que pertencem ao bem commum, e, como cabeça do reino, lembrar as que forem em seu beneficio e em con«servação de seus fóros e liberdades, pareceu necessario propôr «a V. Mag.de, com a submissão devida, o aperto e miserias em «que este reino se acha, para que, pondo n'ellas os olhos de sua «real clemencia, como rei e senhor que tanto deseja o remedio e «conservação de seus vassallos, se sirva de mandar acudir aos males presentes, e atalhar os que, por nossos peccados, podemos «esperar; em razão do que, prostrados aos reaes pés de V. Mag.de, «offerecemos as razões seguintes:

«It. Em primeiro logar se deve considerar que, no tempo em «que a magestade d'el-rei D. Filippe I d'esta corôa entrou na suc«cessão d'este reino, não tinha elle por inimigos os hollandezes,
«inglezes, nem outra nação das partes do Norte, e com todos es«tava em paz e seguro commercio, e que, em razão das inimisades
«com a corôa de Hespanha, vieram elles a infestar nossos mares e
«conquistas, de modo que se têem feito senhores da maior parte
«d'ellas, com o que ficou este reino perdendo as grandes utilida«des que d'estas conquistas resultavam, occupando os inimigos o
«commercio d'ellas, e tomando por pilhagem quasi todas as fazen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apesar dos illustres vereadores não deixarem o seu credito por mãos alheias, parece que el-rei os não attendeu, porque o quadro da vereação conservou-se tal qual estava.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. • onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 1 v.

das que navegamos, com as quaes se fizeram tão poderosos, que «já as forças d'este reino não são bastantes para os lançar, nem «para defender a navegação de nossas conquistas; e sobre tudo fica «perdendo este reino, e as alfandegas de V. Mag. de, o muito que «se interessava no commercio que tinha com os d'Europa, ces-«sando quasi todo com o contrabando, mais em damno d'este reino «que dos inimigos, e perdendo-se a estimação de nossas fazendas, «e das que escapam de nossas navegações, por não terem repu-«tação nem saída d'este reino, tendo muita todas as dos inimigos «que a elle veem por particulares dispensações, com o que fica o «reino de todo impossibilitado, sem rendimento nas alfandegas, e «os vassallos de V. Mag. de no ultimo da miseria, e sem poder acu-«dir ás necessidades da corôa, e ella sem forças para offender ini-«migos tão poderosos, quando os da corôa de Hespanha não con-«corram na maior parte, como parece justo, pois por seu respeito «padece este reino os males presentes.

«It. E em razão dos novos tributos nos será licito lembrar a «V. Mag. de que, nas côrtes que o sr. rei D. Filippe i celebrou na «villa de Thomar, fez mercê a este reino de prometter e jurar de «o conservar e defender em paz, e de lhe guardar seus fóros e «liberdades, e de não acrescentar o tributo das sizas, que já en-«tão se pagava; e sendo este juramento ratificado pelo sr. rei «D. Filippe o 11, pae de V. Mag.de, nas côrtes que celebrou n'esta «cidade, e confirmado por V. Mag.de, que Deus nos guarde, em «virtude da procuração que para isso deu ao marquez d'Alem-«quer, em cumprimento da qual, elle, em nome de V. Mag.do, ju-«rou na egreja major d'esta cidade, comtudo se impuzeram de «novo muitos e grandes tributos, além dos que antes se paga-«vam, como são os do consulado, portos seccos, os reaes de vi-«nho e carne, estanque das cartas e solimão, pau do Brazil; e se «acrescentaram os direitos do sal em grande quantidade, impon-«do-se de novo os trez por cento, e depois onze vintens em cada «moio, e ultimamente os 700 réis que agora se acrescentaram na «saca do sal, que os estrangeiros levam; os quaes tributos, juntos «aos que d'antes se pagavam de sizas, portagem, imposição veelha, jugadas, e direitos das alfandegas e casa da India, com os «infortunios e grande falta de mantimentos que n'estes dois an-«nos proximos houve, tem posto o reino em tanto aperto, que os

« naturaes o deixam e se vão a outras partes, aonde possam viver « com mais commodidade e menos molestias, e os que ficam es« tão impossibilitados a supportar os tributos antigos, e muito me« nos quando se queira intentar outros de novo, os quaes só em « côrtes, ou pelo menos com expresso consentimento dos povos, « se podem licitamente impôr de novo, por ser contra os fóros e « liberdades d'este reino, e contra a prohibição da bulla da Ceia.

«It. E posto que seja sem duvida que os vassallos têem obriga«ção de acudir a seu rei, quando o patrimonio real não é bastante
«para acudir ás necessidades da corôa, licitamente padece, com«tudo isto tem só logar quando o patrimonio real está de todo
«exhausto, e não quando está em muita parte repartido por dona«tarios, os quaes, primeiro que os povos, têem obrigação d'acudir
«com os bens da corôa, pois, conforme é lei do reino, para isso
«e com essa condição se lhes deram.

«It. E porque se entende que para supprir as necessidades do «patrimonio real se offereceram a V. Mag.do, por meios mais efficazes, estanque do sal por todo o reino, execução das coimas «antigas, meias annatas dos officios, e repiza do bagaço da azei«tona, e que em muitas d'estas cousas se vae procedendo com «menos justificação e utilidade, do que se representou a V. Mag.do, «nos pareceu acompanhar com esta os papeis que em razão d'isto «fizeram e offereceram o juiz do povo e vinte e quatro d'esta ci«dade, que pedimos a V. Mag.do seja servido mandar vêr e consi«derar; e estamos certos que depois de V. Mag.do ter bastante «noticia dos inconvenientes, que d'estas execuções resultam, ha«verá mais por seu serviço mandar sobreestar n'ellas.

«It. E no particular do estanque do sal, além das razões que «se referem no papel junto, que são mui forçosas e mui dignas «de V. Mag.do as mandar considerar, se lembra a V. Mag.do que, «governando o sr. rei D. Sebastião, que está em gloria, e procu«rando melhorar o patrimonio real para se poder conseguir a infe«lice jornada d'Africa, assentou se impuzesse o mesmo tributo no «sal, pela maneira que ora V. Mag.do o ordena; e tendo passado «provisões para a execução d'elle, entendendo depois, por junta «que fez de lettrados doutos e timoratos, que o tributo era injusto «e se não podia levar, mandou não passasse ávante a execução «d'elle; e succedendo depois na corôa d'este reino o senhor rei

«D. Henrique assim o mandou por sua provisão, em cumprimento «do que deixou ordenado o sr. rei D. Sebastião; com o que pa«rece que sendo já isto intentado, reprovado e sentenciado como
«injusto, deve V. Mag.de mandar se tenha n'este particular mui
«exacta justificação, e que não passe ávante sem geral approva«ção dos povos; e quando em razão dos estrangeiros se possa in«troduzir nova imposição, sem embargo dos inconvenientes que
«em outro papel se offerecem a V. Mag.de, pedimos seja servido
«que o procedido d'este tributo se applique ás necessidades d'este
«reino, pois sáe dos fructos d'elle, como no dito papel se refere.

«It. E quanto à execução das coimas, além de se entender que, «por serem antigas e os devedores quasi todos muito pobres, não «resultará d'ella consa de consideração, sendo mui grande a mo-«lestia que o povo recebe, havendo-se de tomar o gado, e a po-«breza dos lavradores, impossibilitando-os com isto a não podearem fazer suas sementeiras, em geral damno d'este reino, e isto «sobre dois annos de tanta falta de fructos, nos quaes ficaram os «pobres em maior aperto, individados e sem poderem pagar aos «senhorios das terras, se lembra a V. Mag.de que a terça, que V. «Mag.de tem n'estas coimas, é só no que com effeito se cobra, e «não na pena que a lei impoz, ficando no arbitrio do juiz a mo-«deração d'ella; e que só se deu para as fortificações do reino a aterça parte do que as camaras cobrassem d'estas condemnações, «e não da acção que tinham para a pedir e se não julgou; e como « esta execução seia só em damno dos pobres d'este reino, e d'ella «se possa esperar pouco, pagando-se os ordenados dos minisatros, pedimos humildemente seja V. Mag.de servido mandar al-«liviar d'esta molestia os pobres, sobre os quaes só cahe o rigor «d'esta execução.

«It. E quanto ás meias annatas se lembrará a V. Mag. de que, «além de se alterar nos fóros, uzos e costumes d'este reino, que «V. Mag. de jurou guardar inteiramente, em razão dos ministros «da justiça, parece sem duvida que V. Mag. de deve ser servido «mandar sobreestar, pois é notorio que os ordenados não são basatantes para se sustentarem a terça parte do anno, e se com isto houverem de pagar a meia annata d'elles, ficará a execução da justiça mui arriscada, sendo obrigação de V. Mag. de mandal-a administrar, em modo que se faça inteiramente e sem perigo de

«soborno; e já por se entender que nem os ordenados, que hoje «têem, livravam os ministros d'este perigo, se pediu ao sr. rei D. «Filippe ο π, pae de V. Mag.de, quando veiu a este reino, acres«centasse os ditos ordenados, a que então não deferiu por a bre«vidade do tempo não dar logar; e será de muito damno pagarem «os ministros da justiça as meias annatas, quando, para boa administração d'ella, se lhes deviam acrescentar ordenados.

«It. Na repisa do bagaço da azeitona se lembra a V. Mag. de que não é cousa de que n'isto se possa esperar utilidade de con«sideração, e que, quando e sobretudo se entenda que se deve pro«seguir o que V. Mag. de n'este particular tem assentado, seja sem «oppressão dos donos das fazendas, e sem que os obriguem a 
«fabricarem para este intento lagariças de novo, devendo de se 
«fazer por conta da fazenda de V. Mag. de; e que a ella se appli«que tudo o que d'esta fabrica resultar, porque os donos, es«tando desconfiados da utilidade, tem por certo que perdem tudo 
«o que n'isto se gastar, e outros, por pobres, não poderão dis«pender o que para isto se requer, de que nascem muitas quei«xas e clamores que V. Mag. de, como pae e senhor, não deve per«mittir.

«It. E pois o principal patrimonio dos reis consiste na substan«cia de seus vassallos, mórmente nos d'este reino, cuja antiga
«lealdade os obrigou sempre ao offerecerem suas vidas e fazen«das em serviço de seu rei — Pedimos portanto, prostrados aos
«reaes pés de V. Mag. de, e com a submissão devida, se sirva de
«mandar considerar todas as razões referidas, e encaminhar as
«cousas de maneira que V. Mag. de fique bem servido, e estes
«leaes vassallos contentes e animados, para pôrem as vidas no
«serviço de V. Mag. de, como sempre fizeram.»

#### «Papel de que a carta acima faz menção»

«V. Mag.do houve por seu serviço ordenar que todo o estran-«geiro, que vier a este reino comprar sal, e o levar para fóra, pa-«gue pela saca d'elle 18 réis por moio, além do direito antigo dos «trez por cento de consulado e onze vintens por moio, que depois «se puzeram. E posto que todos temos por infalivel a tenção de «V. Mag.do é acudir ao remedio d'estes seus reinos pelos meios «mais suaves, e que menos oppressão dêem a seus vassallos, e

que com o amor paternal, com que sempre os tratou, terá man-«dado considerar todos os inconvenientes que n'esta materia se «podem offerecer, comtudo, porque alguns são forçosos, e se en-«tende que poderá ser de maior damno ao melhoramento da fa-«zenda real, movidos da obrigação que este tribunal tem de offe-«recer, ante os reaes pés de V. Mag. 40, o que parecer conveniente «ao bem publico, nos pareceu pedir humildemente a V. Mag. de seja «servido mandar considerar que, posto que este tributo se ponha «aos estrangeiros pela saca do sal, comtudo fica sendo posto aos «vassallos d'este reino, pois tanto mais se ha de dar por suas faazendas; e que, quando se tratar do preco do sal, se ha de têr res-«peito ao novo tributo que n'elle se poz, e é cousa certa que sem «elle crescerá a estimação, conforme as considerações da mer-«cancia, além do que se difficulta o commercio, buscando os es-«trangeiros remedio de sal por outra vias, como se fez quando se «quiz acrescentar o preço da pimenta e drogas, que foi causa de · «os mesmos estrangeiros as irem buscar pela navegação da India. «tirando á coroa d'este reino o commercio d'ellas com tanto damno. «como a experiencia tem mostrado, com o que não só perderá a «fazenda real os direitos antigos, mas tambem estes que de novo «se impõem, e os vassallos de V. Mag.de ficarão perdendo o fruacto de suas marinhas, e o sal que lavrarem sem saída; e em ra-«zão d'isto fica este novo tributo comprehendendo mais aos vas-«sallos que aos estrangeiros.

«Além do que, fica perdendo a fazenda real de V. Mag. de todos «os direitos das fazendas, que estes estrangeiros trazem para, do «procedido, levarem sal, o que não farão quando; em razão de «mercancia, não tiverem utilidade conhecida, como a experiencia «tem mostrado, pois havendo pazes com Inglaterra e França, de-«depois d'esta nova imposição se veem nos portos d'este reino «menos navios estrangeiros do que d'antes havia, faltando também «com isto o muito trigo e mantimentos que elles trazem, com o «que está este reino no aperto e falta de mantimentos, que a V. «Mag. de deve ser notorio.

«E pois a fazenda real de V. Mag. ce se não melhora com este «novo tributo, em razão do muito que falta nos direitos das alfan«degas, parece não deve V. Mag. ce servido que esta nova im«posição passante ávante, como impeditiva do commercio, e para

«com elle se melhorarem os direitos das alfandegas de V. Mag.do «em muito mais do que d'estes direitos se pode esperar.

«Prostrados aos reaes pés de V. Mag. de pedimos seja servido «que juntamente cesse o contrabando, pois, por muitas razões con«firmadas com a experiencia de tantos annos, se verifica que d'elle «resulta maior damno á fazenda real e aos vassallos de V. Mag. do «que aos inimigos d'Europa.

«E quando, sem embargo d'estas considerações, se entender que «convem passar ávante esta nova imposição de 18 reales no sal, «pedimos humildemente seja V. Mag.do servido de mandar que o «procedido d'ella se applique ás necessidades d'esta corôa, pois «são tantas que obrigam a V. Mag.do a ordenar novos tributos so- obre os muitos que de novo se impuzeram a estes leaes vassallos, «e não deve parecer justo que, impondo-se este novo tributo n'este «reino, e procedendo de nossos fructos, se applique a utilidade «d'ella á coroa de Hespanha, que não tem conveniencia com o sal «de Portugal, nem com a saca d'elle; e com isto se melhorará o patrimonio real, e ficará cessando a necessidade de novas imposições em tanto damno dos vassallos, como esperamos da real «clemencia de V. Mag.do, cuja vida N. S.or conserve por largos «annos, como a christandade ha mister. — Lisboa, 18 d'outubro «de 1631.»

Resumo do que contém a carta antecedente le enviado pela camara aos governadores do reino em 6 de novembro de 1631 le enviado pela camara aos governadores do reino em 6 de novembro de 1631 le enviado pela carta antecedente la enviada de la

«As cousas que a cidade pede a S. Mag. de em nome d'este povo «e reino são as seguintes:

A carta antecedente, outra do juiz do povo sobre o mesmo assumpto, e aquella em que, com egual data (18 d'outubro de 1631) se pede o provimento de um dos seis vereadores no logar de desembargador do paço, fôram todas enviadas, com uma carta da camara, a D. Francisco Mascarenhas, que estava na côrte de Madrid, para serem presentes a el-rei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.<sup>de</sup>, fs. 5.

#### Contrabando

«It. Primeiramente — que seja servido de libertar este povo das «visitas do contrabando, por quanto d'ellas resulta mui grande mo«lestia aos estrangeiros, e é perda universal do commercio d'este «reino e da fazenda real de S. Mag.de, pois por razão das ditas «molestias não tornam os estrangeiros a trazer suas mercadorias, «nem levam as nossas; e se tem achado por experiencia que, de «oito annos a esta parte, tem somente rendido para a fazenda de «S. Mag.de trinta mil cruzados, pouco mais ou menos, e se tem per«dido nos direitos das alfandegas mais de duzentos mil cada anno, «em respeito do que d'antes rendiam.

#### Tribute nove no sal

«It. E assim mais se sirva de alliviar os estrangeiros do novo «tributo dos 18 reales do sal, por quanto d'elle se segue o mesmo «inconveniente da falta do commercio, tão prejudicial a este reino; «e, emquanto se não ordena o contrario, se não applique o di«nheiro procedido d'elle para outras cousas, salvo para as neces«sidades do mesmo reino e para restauração de Pernambuco e «mais conquistas, visto estar o reino em estado que lhe não po«derá acudir por outra via.

#### Estanque do sal

«It. Que se sirva de mandar sobreestar no alvitre, que se lhe «deu, do estanque do dito sal, por quanto, além da perda dos «creadores e senhores das marinhas e molestia dos estrangeiros, «a fica este povo tambem recebendo em comprar o sal mais caro «da mão dos estanqueiros, sendo cousa tão necessaria á conserva«ção da vida humana, em que egualmente ficam padecendo os po«bres com os ricos; sendo certo que sem precederem côrtes se «não podem impôr novos tributos como estes do sal, de que se «trata, encontrando os privilegios d'este reino e o juramento que «S. Mag. de tem feito de os guardar.

#### Execução das colmas antigas

«It. Que a execução que se tem ordenado sobre as coimas an-«tigas não vá por diante, por quanto será total destruição d'este

«reino, pois é certo que, os que n'ellas de ordinario se comprehen-«dem, são os lavradores, e mais pobres; e se estes houverem de «pagar por inteiro todas as coimas antigas, venderão seus gados --- se acaso lhes ficaram depois dos infortunios da fome d'estes «dois appos proximos passados, em que houve tanta falta de pão. «como é notorio, e lhes foi necessario venderem sua fazenda para «se sustentarem e pagarem suas rendas. — E assim ficarão as ter-«ras por cultivar e o reino perecendo sem haver novidades, o eque se não deve permittir, mormente quando S. Mag.do não tem «sua terca senão das condemnações que já são feitas, e não das «penas das posturas, e ainda esta se deu para a fortificação do « reino.

#### Meias annatas das officios

alt. Tambem se lembra a S. Mag. 40 que, posto que nos officios «de sua data possa impôr as pensões que lhe parecer, por ser «materia de mera liberalidade e graça, comtudo são os ordena-«dos d'este reino tão limitados, ao menos nos officios de justica. «que não bastam para sustentar os officiaes a terça parte do anno; «e havendo de contribuir com as ditas meias annatas, ficarão sem «ter que comer, salvo se for contra a verdade e justica, usando «de meios illicitos que S. Mag. de não deve permittir.

## Repisa do bagaço da azeitona

«It. Sobre a repisa do bagaço se tem enviado papeis a S. Mag.de, «em que se mostra a pouca utilidade que d'isto pode resultar «á sua real fazenda, e a muita vexação que se faz a seus vassal-«los, obrigando-os a dar o seu bagaço contra sua vontade, dei-«xando de se aproveitar d'elle no lume que com elle se faz e no amantimento de seus gados, e sobre isso obrigando-os a fazer «tanques á sua custa, que importam mais do que é o proveito «que podem interessar, havendo de pedir o ganho aos rendeiros, «com o que andam tão desanimados que antes querem perder os «proprios lagares e ganhos d'elles.

#### Fintes

«As fintas, que se começaram a executar, estão tão mal rece-·bidas do povo, que não faz outra cousa mais que andar cla«mando, porquanto, além dos muitos tributos que se pagam de «sizas, portagem, imposição velha, trez réis no vinho e dois na «carne, trez por cento no consulado, portos seccos, estanque de «cartas, pau do Brazil e solimão, e bulla da cruzada, se pede de «novo dinheiro em quantidade a quem não possue bens da coroa, «nem tem trato, nem mercancia, o que S. Mag. de não deve per«mittir, para que assim tenha seus vassallos contentes e folguem «de arriscar suas vidas e fazendas para seu serviço, como sem«pre fizeram.

«Estas cousas se devem representar a S. Mag. de pára que, «como rei e senhor, as remedeie, desistindo d'estes meios, que «se não têem por tão suaves, conforme a tenção de S. Mag. de, «que muitas vezes tem significado a esta camara; usando de ou- «tros que não dêem tanta oppressão ao povo, como são os que «se apontam no papel junto. Em 6 de novembro de 1631.»

«Os meios que accusa este papel são os seguintes:

#### «MEIOS QUE SE APONTAM

Para se alcançar dinheiro com mais suavidade do que são os referidos  ${\tt QUE\ J\acute{A}\ SE\ T\acute{E}EM\ DECLARADO\ A\ S.\ MAG. DE>\ 1}$ 

- «It. O 1.º é recuperar o patrimonio real que anda alheado;
- «It. O 2.º é não se distribuir com tanto excesso, como se faz «com tantas doações, dotes e assentamentos;
- «It. O 3.º é ajudar-se dos donatarios dos bens da corôa, e as-«sim das mais pessoas que possuem morgados, commendas, juros «e tenças da fazenda d'ella, por estarem particularmente obriga-«dos a isso;
- «It. O 4.º é revogar as consignações, que estão feitas na alfan-«dega d'esta cidade, em juros e tenças, que n'ellas se pagam, em «satisfação de dividas contrahidas pela corôa de Castella, aonde «se devem consignar os pagamentos d'ellas, e as pessoas se apon-«tarão e constarão pelos livros das alfandegas;
- «It. O 5.º é venderem-se fóros de fidalgos a pessoas que tive-« rem as qualidades necessarias, e renunciações de officios em pes-« soas benemeritas, dando o que parecer justo pelas taes mercês;

<sup>1</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. e, fs. 6.

- «It. O 6.º é reduzir os tributos novos do sal a um preço justo «e certo, de que S. Mag.de tenha a metade e os donos das marianhas outra metade, consentindo elles n'isso, como farão, comatanto que não desça de dois cruzados para baixo, nem suba de «25000 para cima, e isto para com os estrangeiros, na forma «que já se tem apontado a S. Mag.de por algumas pessoas zelosas «do bem commum;
- «It. O 7.º e acabar-se de fazer a reducção do juro de 16 a 20, «que sómente se executou em alguns mosteiros e pessoas pouco «poderosas;
- «It. O 8.º é que as consignações, que estão feitas nas drogas «da India e pau Brazil, para o mosteiro da Encarnação de Madrid, se mudem para a corôa de Castella, e assim a esmola que «se dá aos padres de Salamanca no rendimento da bulla da cruazada, e fique tudo livre para as necessidades do reino;
- «It. E sobretudo se escusarão os ditos meios com se evitar o «contrabando, na fórma relatada no papel junto 1;
- «It. E mandando S. Mag. 40 tratar de suas rendas com o cuidado «que convem, porque de se deixarem perder os paúes, e de se «darem a particulares que os não cultivam, e de se arrendarem «os contratos a homens fallidos e com ruins fianças, se devem a «S. Mag. de muitos milhares de contos, que, se os ministros da «fazenda os houveram cobrado, não chegara a falta d'elles a obri-«gar S. Mag.de a querer dos vassallos os tributos referidos, que «têem arruinado o reino; e d'esta mesma causa procedeu paga-«rem-se em contratos a homens de negocio muitos papeis velhos, assentando-lhes o procedido d'elles em juro, com o que se vie-«ram carregar os almoxarifados e rendas do reino, tanto que, 4 havendo d'antes muitos sobejos, com que se sustentavam as ar-• madas e se acudia ás conquistas do reino, sem haver consulado «e outros tributos; e assim se deve mandar vêr a quantidade dos «ditos juros, e vêr se são usurarios, como se tem por outras vias «proposto a S. Mag.de, de que se entende se tirará grande quan-«tidade de dinheiro. Mesa, 6 de novembro de 631.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tem a seguinte cóta: — «Este capitulo vae em primeiro logar.»

## Carta regia de 27 de novembro de 1631 <sup>1</sup>

«Conde presidente amigo, etc. — Polo muito que conuem con-«seruarse a gente, que veyo na armada de Dom Antonio de «Oquendo, para que esteja em ser para os effeitos de que mando «tratar <sup>2</sup>, ouue por bem q̃ se alojasse no Castello d'essa cidade, e

Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 172.

<sup>2</sup> Do porto de Lisboa partiu uma armada composta de trinta navios de transporte e de dezenové vasos de guerra, quatorze dos quaes pertenciam á coróa de Castella, porém quasi toda apparelhada á nossa custa, e que sob o commando do almirante hespanhol D. Antonio de Oquendo, foi em soccorro de Mathias de Albuquerque, levar-lhe reforços com que pudesse ir resistindo á invasão hollandeza, isto a despeito da vontade de Olivares, que queria mandar aquella expedição para o Mexico.

Saíu-lhe ao encontro nas aguas do Brazil uma esquadra hollandeza, ás ordens de Adriaan Jaaszon Pater, e ahi investiram em dura peleja, no dia 12 de setembro de 1631, soffrendo ambas grandes perdas e pagando Pater com a vida o seu heroísmo.

Albuquerque recebeu os soccorros que foi possivel, e a esquadra de Oquendo regressou a Lisboa, comboyando alguns navios carregados de mercadorias.

Era a soldadesca que veiu n'esta armada que o governo de Castella queria conservar para os effeitos de que mandava tratar.

Os effeitos consistiam n'outra armada que se estava aprestando, a fim de ser enviada em soccorro do Brazil, e para a qual faltava gente.

A junta da fazenda, considerando esta difficuldade, que era das mais graves, tinha já proposto os seguintes meios: — perdoar aos culpados, sem parte, por casos leves, que se quizessem embarcar na dita armada; que os tribunaes da relação, cada um em seu districto, sentenciassem, breve e summariamente, todos os presos, que o merecessem, em degredo para o Brazil; que os condemnados a este degredo embarcassem na expedição; que aos soldados, que por sua culpa tinham deixado de embarcar, e que por esse motivo estavam presos e tinham de cumprir trez annos de deportação em Africa, lhes fôsse commutada a pena para o Brazil; e assim a todos os condemnados a degredo para outras possessões.

Em carta regia de 19 de setembro de 1631 — Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva — acceitou o governo de Castella estes meios, quando por outros não fôsse possivel juntar, pelo menos, mil e seiscentos infantes.

Em taes apertos convinha ter disposta a gente de guerra, que veiu na esquadra de D. Antonio de Oquendo; e era tal o empenho que n'isto mostrava o governo de D. Filippe, que a mandava alojar, com todas as commodida-

«que seja soccorrida, dandoselhe camas e lume, sem ser por conta «de seus soldos nem soccorros; e que dos enfermos se tenha «grande conta, reçebendoos no hospital real, donde se curarão co «todo o cuidado. E porque húa das principais cousas, para a conseruação desta gente e sua comodidade, he daremselhe logo camas, me pareçeo encomendaruos ordeneis se lhe prouejão logo «as necessarias, para as ter no alojamento do Castello, porq semão sera força q sejão alojados pola cidade, em bairo apartado, que sera de grande oppressão e causa de algüas desordens, «como outras vezes se ha visto, que se euitão co ser o alojamento «no Castelo, que he húa das razões porque mando tratar delle. E «de procederdes em conformidade do q por esta carta ordeno, «como de vos o espero, me hauerey por bem seruido.»

## 27 de novembro de 1631 «Carta de S. Mag." para o conde presidente que elle levou. 1

«Conde presidente amigo, eu el-rei vos envio muito saudar «como aquelle que amo. — Como se vos avisa por outra carta, «que leva este correio, mando que juntando-vos com os governa-«dores, vós, D. Antonio de Oquendo e Thomaz de Ybio, se veja «que avaria 2 se deve repartir aos navios de assucares pelo com-«boyo, para que tenham este effeito mais, e o que resultar das «condemnações dos que hão excedido em se apartar de D. Anto-«nio de Oquendo.

«E porque convem, quanto vos deve ser presente, tratar-se da «conservação da gente que ha chegado na sua armada, mando encarregar a junta, que se ha de fazer pela ordem relatada, que «dos effeitos apontados, ou de qualquer outro dinheiro que haja,

des possiveis, no castello de S. Jorge, pensando tel-a assim mais segura do que se fôsse alojada nos logares apartados da cidade, como sempre se fazia.

<sup>1</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Era mais um rendimento que o valído, ou quem o rodeava, pretendia crear para soccorro de Pernambuco.

A idéa predominante consistia em inventar materia collectavel ou cousa em que logo pudesse recahir um imposto.

«seja a gente que chegou soccorrida; e que, para maior commo-«didade, se aloje no castello d'essa cidade, dando-se-lhe camas e «lume, sem ser por conta de seus soldos nem soccorros, e que «os enfermos se recebam no hospital real, onde se mandarão «curar com todo o cuidado.

«E sobre o particular das camas, que se hão de dar aos solda«dos, mando escrever á camara d'essa cidade que ella as faça
«provêr por sua via, porque senão será força que sejam alojados
«pela cidade, em bairro apartado, que será de grande oppressão
«e causa d'algumas desordens, que se evita com ser o alojamento
«no castello, como vós lh'o dareis a entender, para que não haja
«dilação em se acudir com as camas a esta gente.

«Tambem mando que, na junta referida, se ajuste o que se ha «de levar de avaria e escolta dos navios do Brazil, pois dos se-«guros, que podem escusar totalmente, o forrarão os interes-«sados.

«E porque tenho resoluto que à gente de guerra castelhana, «que D. Fradique de Toledo arrancar para esta jornada, se dê à «infanteria duas pagas na mão e outra terceira morta, e alguns «vestidos; e aos marinheiros suas seis pagas e outra morta; e «tudo isto se considerou que se podia fazer com treze mil duca«dos de onze reales: mando que ordeneis à junta da fazenda, em «que presidis, que, posto que não cobre a avaria, anticipe esta «quantidade, e a proveja de qualquer dinheiro que houver, para «que se não detenha a armada um ponto.

«E porque convem a meu serviço que tudo o que advertir D. «Fradique, para melhor apresto da armada, se execute, o fareis «assim no que vos tocar, do que tudo me pareceu avisar-vos, para «que o tenhaes entendido.»

#### «Resposta <sup>1</sup> do conde presidente á carta atraz que disse haver mandado n'este ultimo correio» <sup>2</sup>

«Senhor — Pelo extraordinario, que chegou terca-feira, recebi «a carta de V. Mag.de, de 27 do passado, pela qual me manda «V. Mag.de que, juntando-me com os governadores e D. Antonio «de Oquendo e Thomaz de Ybio, se veja que avaria se deve re-«partir aos navios de assucares, pelo comboyo que lhes deu a ar-«mada, para que tenha este effeito mais, e o que resultar das «condemnações dos que hão excedido em se apartar de D. Antonio «de Oquendo; e que, porque convem tratar-se da conservação da «gente da sua armada, seja soccorrida dos effeitos apontados, ou «de qualquer outro dinheiro; e que se aloie no castello d'esta ocidade, dando-se-lhe camas e lume, sem ser por conta de seus «soldos e soccorros: que os enfermos se recebam e curem no «hospital real; que a camara d'esta cidade faça provêr de camas «por sua via, porque se não será força fazer-se o alojamento em «bairro apartado; que se ajuste o que se ha de levar de avaria e escolta dos navios do Brazil, pois os seguros, que podem escu-«sar totalmente, o forrarão os interessados; e que, porque V. Mag. do «tem resoluto que à gente de guerra castelhana, que D. Fradique «de Toledo arrancar para esta jornada, se de á infanteria duas «pagas na mão e outra terceira morta, e alguns vestidos, e aos «marinheiros seis pagas e outra morta, e que tudo se considerou «se poderia fazer com treze mil ducados, de onze reales, os quaes «manda V. Mag.de que anticipe a junta da fazenda, de qualquer «dinheiro que tiver, posto que não cobre a avaria.

«E havendo-se feito hoje a junta, que V. Mag.de manda, e tra-«tado n'ella de todos estes particulares, se assentou n'elles o que «V. Mag.de entenderá por via dos governadores. E considerando «eu a importancia de cada um, me pareceu obrigação minha re-«presentar a V. Mag.de o que em tudo se me offerece, porque, «senhor, vendo a miseria em que se acha este reino, e os vas-«sallos d'elle, com as multiplicadas cargas para que estão contri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Não tem data, porém vê-se ter sido escripta em dezembro de 1631.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º v de reg.º de Provisões de reis, fs. 226 v.

«buindo, me certifica a singular clemencia de V. Mag.de, que dá «V. Mag.de logar a que se lhe apontem os inconvenientes das «cousas.

«Muitos são os que concorrem na execução da avaria, que V. «Mag. de manda se ponha nos assucares que vieram, porque esatão carregados de tantos direitos que, havendo-se-lhes de pôr outros de novo, se pode ter por certo que parará este trato, e não ahaverá quem arme nem mande navios para o Brazil, com que ese irá acabando o commercio d'aquelle estado, fazendo-nos por esta via guerra de maior damno, que o que recebemos da que os inimigos n'elle nos fazem; e ficará a fazenda de V. Mag. de com grande baixa d'estes direitos, cuja conservação e augmento pende do favor, que se faz, aos que tratam e commerceiam.

«E esta consideração tiveram os srs. reis predecessores de V. «Mag.de, e em tempos de grande prosperidade para os vassaldos, no que ordenaram sobre haverem de ser favorecidos, com «grandes liberdades, os que armassem navios e fabricassem engenhos, que uma e outra cousa se fica tirando, com se impôr às «fazendas mais do que com ellas podem. E poderá resultar d'aqui «outro maior damno, porque tudo se deve considerar, estando o «inimigo no Brazil, offerecendo o commercio e e trato com tantas conveniencias e liberdades. E então tivera logar a razão do comboyo, quando precedera haver-se tratado com os interessados, e «virem elles n'isso — mórmente que a sua ganancia não está na «navegação dos assucares para aqui, senão nas fazendas que «d'aqui levam para o Brazil, de que resulta á fazenda de V. Mag.de «os direitos que lá pagam, com que se sustentam os presidios.

«E quanto ás condemnações, que se devem pôr nas fazendas «dos navios que se apartaram, só poderia haver logar nas dos «mestres ou pilotos d'elles, que se podem reputar por culpados, «e ainda ouvindo-os primeiro, e não nas dos particulares, que «veem nos ditos navios, a que não pode comprehender culpa por «nenhuma via; demais do que, sendo as cousas do mar tão in«certas, bem poderiam apartar-se os navios com muito boas con«siderações, e merecerem os mestres louvor e não pena.

«Sobre o terceiro ponto se deve considerar que n'esta cidade «se não pode fazer alojamento algum de soldados, porque, de-«mais de estar isenta d'isso por seus privilegios concedidos pelos «srs. reis d'este reino, e confirmados por V. Mag.de, pelos quaes deu a imposição dos vinhos, que é renda que vale mais a V. Mag.de de sessenta mil cruzados cada anno, sendo ella tão grande e tão populosa de gente, ficaria exposto tudo a inconvenientes, «nascidos da liberdade dos soldados e oppressão dos alojamentos; e não são poucos os que se têem experimentado com a chegada e de qualquer armada a este porto, sem bastar a muita vigilancia e prevenção das justiças para os atalhar nem impedir.

«E os mesmos inconvenientes se dão alojando-se ella no cas-«tello, o que poderão cuidar os soldados que se faz em ordem «aos ter fechados, para não fugirem, com que todos se virão a «ausentar.

«E quanto a se lhe dar camas, devo lembrar a V. Mag. de que, o «que de ordinario se fez em outras occasiões, é darem-se por conta «de V. Mag. de enxergões e mantas, e que n'esta se deve fazer o «mesmo, em caso que V. Mag. de sobretudo mande que o dito aloja-«mento se faça no castello, e não nos logares fóra d'esta cidade, «como sempre se fez, e agora tivera por muito conveniente se fizera.

«E quanto a se anticipar pela junta da fazenda os treze mil «cruzados, com que V. Mag.do manda se dêem as trez pagas á «gente de guerra, e sete á do mar, mal pode a junta acudir a «esta despeza, havendo representado a V. Mag.do que não tem «para fazer a do soccorro, com que se vae entretendo a gente «que por esta coróa está levantada, e mais sobre a consignação «da avaria e condemnações dos navios que se apartaram, que se «tem por aérea. E não deve fazer exemplo o que fez o conde de «Basto, soccorrendo esta armada, porque então tinha dinheiro «prompto e consignações certas, que uma e outra cousa falta «agora, de maneira que é necessario vêr o com que se ha de dar «remate ao apresto d'esta armada, em que está feito mais do que «era possivel fazer-se; porque, quando V. Mag. de me encarregou «da presidencia da junta da fazenda, foi para, por ella, se apres-«tarem oito navios, e feito balanço do custo, se achou seriam ne-«cessarios mais de duzentos mil cruzados, o que logo se repre-«sentou a V. Mag.d», e a impossibilidade que havia para os ajuntar. Depois mandou V. Mag.do que se acrescentasse mais o galeão «capitania e outro almirante, em que o apresto se acrescentou a «metade mais do que estava orcado; e mandou V. Mag. de que os

aprovimentos se fizessem por dez mezes, havendo-se prevenido apara seis sómente.

«Accresceu a isto a compra da naveta de Cochim, que custou «dez mil cruzados, e pagarem-se outros dez mil do galeão Bom-successo, e terem-se dado treze mil cruzados aos quatro que «vieram de Biscaia, e fazer-se um galeão de 460 toneladas no Porto; «e além d'isto tomou-se cobre para artilheria, que vale mais de «trinta mil cruzados; fez-se assento de polvora, lonas, enxarcias, «para que são necessarios vinte mil; levantou-se gente de mar e «guerra, cuja conducção se não faz sem dinheiro, mas com pagas «anticipadas, e está-se soccorrendo a que está levantada, que se-«rão duas mil pessoas.

«Tudo isto se tem feito em trez mezes de tempo, achando-me «sem navios, sem gente, sem dinheiro, nem d'onde o poder esceperar com a promptidão que convinha á parte, que n'isto tem o «meu trabalho e disvello. Presente deve ser a V. Mag. de se, «sobretudo estas cousas, e o que ainda é necessario para as concluir, fica logar para as novas cargas que V. Mag. de manda se aponham nos assucares, condemnações, alojamento de soldados, e apaga dos da armada da corôa de Castella e da gente de mar «d'ella. V. Mag. de o mandará considerar com seu pio animo, e ajuntamente que, posto que este reino seja o principal interessado «na recuperação de Pernambuco, o é egualmente, e ainda mais «com elle, a monarchia de V. Mag. de, pelos damnos que se po- «dem occasionar a toda ella, se o inimigo conseguir o intento de «se apoderar do Brazil.

«E representando isto a V. Mag. de digo que, para obrar no «cumprimento do que V. Mag. de manda, hei de ser o primeiro, «sem mais respeitos que os de obedecer a V. Mag. de»

# Carta regia de 1 de dezembro de 1631 l

«Conde presidente amigo, etc. — O continuo cuidado co que es-«tou da conseruação desse reino e suas conquistas, e o estado a «que ha chegado minha fazenda, polas muitas e grandes des-

Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 174.

«pezas que della se fizerão todos estes annos, nos soccorros que «se enuiarão a India, ao Brasil e a outras partes, me obrigou a «mandar tratar dos meos mais suaues, que se offereçerão, para «fixar renda certa de donde se possão continuar estes soccorros, «e suprir os grandes gastos que se estão fazendo e hão de fazer, «mayormente cō as nouas que chegarão da India, da necessidade «em q está de ser soccorrida, pello que se ha perdido em Ceilão, «e o que se deue hauer consumido na armada de Nuno Alz Bo«telho, que se acresçenta mais com lhe hauer faltado as naos, que «este anno arribarão. Polo que he forçoso acudir a aquelle es«tado, cō o mayor soccorro q puder ser, por atalhar os dannos «que podem recresçer, e se considerão se não se lhe acudir cō «tempo; e tambem para tratar da restauração de Pernambuco, e «impedir que o enemigo se não apodere do Brasil, de cujos effei«tos depende o remedio total desse reino.

«E porque eu tenho mandado publicar nelle o estanco do sal, «que he o meo mais justificado que de presente se achou para «acudir as necessidades presentes e tão precisas, como se ve, e «que essa camara offereçeo por tal nas occasioes passadas, me «pareçeo encomendaruos que, para que este negoçio se façilite e «encaminhe co o bom modo e breuidade que conuem, se disponha «essa camara a dar exemplo as mais do reino, fazendo logo or-«camento do sal que se podera gastar por mayor nessa cidade, a «cujo pagamento ha de ficar obrigada a camara, e ella terá facul-«dade para o repartir aos particulares, conforme ao gasto de «cada hum, e o que mais se pode vender por menor aos que o «não quizerem comprar por junto, e aos forasteiros, como mais «largamente o entendereis dos meus gouernadores, a quem se «enuia hua instrucção da forma que nisto se ha de guardar, em «cuia execução, por conuir tanto a meu seruico, espero procede-«reis de maneira q tenha en m. to que vos agradeçer.»

## Carta da camara a el-rei em 27 de dezembro de 1631 <sup>1</sup>

«Em carta do primeiro do passado 2 foi V. Mag. de servido man-«dar escrever a este senado, que o continuo cuidado com que V. "Mag. do està da conservação d'este reino e suas conquistas, e o «estado a que tem chegado a fazenda real, obrigou a V. Mag.de amandar tratar dos meios mais suaves para se fixar renda certa, "d'onde se possam continuar os soccorros e supprir os grandes agastos, que se estão fazendo e hão de fazer, mórmente com «as novas que chegaram da necessidade em que a India está de «ser soccorrida, pelo que se ha perdido em Cevião e consumido ana armada de Nuno Alvares Botelho, que se acrescenta mais com "lhe haverem faltado as naus que este anno arribaram, pelo que «é forçoso acudir áquelle estado com o maior soccorro que puder «ser, para atalhar os damnos que podem recrescer se não se lhe «acudir com tempo: e também para se tratar da recuperação de «Pernambuco, e impedir que o inimigo se não apodere do Brazil, «de cujos effeitos depende o remedio total d'este reino.

«E que, porque V. Mag. de tem mandado publicar n'elle o estanque do sal, que é o meio mais justificado que de presente se achou, e que esta camara offereceu por tal nas occasiões passadas, pareceu a V. Mag. de encommendar-nos que, para que este negocio ese facilite e encaminhe com o bom modo e brevidade que convem, se disponha esta camara a dar exemplo ás mais do reino, fazendo logo orçamento do sal que se poderá gastar por maior en'esta cidade, a cujo pagamento ha d'esta camara de ficar obrigada, e que ella terá faculdade para o repartir aos particulares, conforme ao gasto de cada um, e o que mais se pode vender por menos aos que o não quizerem comprar por junto e aos forasteiros, como mais largamente entenderiamos dos governadores, a quem V. Mag. de enviava a instrucção da forma que n'isto ese ha de guardar, em cuja execução, por convir tanto ao ser-

<sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. , fs. 8 v.

Aliás do primeiro do mesmo mez de dezembro. É a earta antecedente.

«viço de V. Mag.de, espera V. Mag.de procederemos de maneira «que tenha V. Mag.de muito que nos agradecer.

«It. De mais d'esta carta se viu n'esta camara a copia d'outra «para os governadores d'este reino, que por sua ordem se remetateu a este tribunal, cuja copia vae inclusa, pela qual V. Mag. de «manda, com as considerações que n'ella se apontam, que entreatanto que se não executa este meio do sal, se suspendam na «quarta parte as tenças e rendas da corôa, commendas e mercês «reddituaes, e que a suspensão cesse tanto que se executar este «ou outro qualquer meio; e que, se se executar logo, se não instroduza a suspensão, considerando V. Mag. de que não é bem se «gozem com descanço e commodidade as grandes doações que «V. Mag. de tem feito, e se percam as gloriosas conquistas d'esta «corôa de compara de corêa de corêa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A carta, a que se refere este paragrapho, é a que, com data de 1 de dezembro de 1631, vem publicada na *Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.* É do theor seguinte:

<sup>«</sup>Vendo o que se me tem representado com occasião da chegada de D. «Antonio de Oquendo, e recontro que teve a sua armada com a dos inimi«gos no Brazil; e considerando o muito que convem acudir logo áquelle es«tado, com o maior soccorro que puder sêr, e a tempo que, se fôr possivel,
«não haja chegado soccorro aos inimigos: tenho resoluto que logo, com toda
«a brevidade, parta D. Fradique de Toledo direito á Bahia, com a armada
«d'esta corôa, e os navios que se aprestam por essa, para o que se porão em
«ordem com toda a brevidade, como tenho mandado, para que se não dete«nha a partida de D. Fradique um ponto.

<sup>«</sup>E desde logo se começarão a aprestar, pelo menos, outros seis galeões, «de força de dois patachos, por conta d'essa corôa, que partirão, ao mais «tardar, um mez depois de D. Fradique, em seguimento seu, com quatrocen«tos homens, ao menos, dos bons da armada, satisfeitos e contentes, os quaes «vão buscar a D. Fradique á Bahia, para d'ali tratar dos effeitos que se lhe «encarregam.

<sup>«</sup>E porquanto, de mais d'isto, para que haja forças bastantes no mar, com «que impedir os designios do inimigo, tenho resoluto que, para S. João, te«nha essa corôa armados vinte galeões de força, e eu, pela de Castella, lhe
«assistirei com quantos possa; e isto não se pode fazer sem cabedal, e effei«tos de que se tire dinheiro prompto. E o estado presente das cousas neces«sita d'este esforço, e juntamente de enviar á India, em fevereiro, quatro
«naus abastecidas e fortes, e tudo com gente boa e escolhida e experimen«tada na guerra, ou, pelo menos, as cabeças.

<sup>«</sup>Vendo que para estas cousas se ha mister dinheiro, e que d'onde se me

«It. Em nome de todo este reino beijamos a real mão de V. «Mag.de, prostrados a seus reaes pés, pelo grande cuidado com

«disse que não havia nenhum dinheiro meu para as armadas, ha mostrado o «secretario, Diogo Soares, por papeis authenticos, quinhentos mil cruzados «de renda minha propria, que por partidas miudas não se fazia conta da «mais d'ella, vos quiz dizer, por esta carta, que eu gastarei esta minha fa-zenda n'isto, porém que faltará, para restaurar o Brazil ao seu primeiro «ser, por o muito poder com que os inimigos se acham n'elle, pelo menos, «outros quinhentos mil cruzados de renda fixa; e que os meios, que se hão «offerecido, são os do sal, e os do emprestimo para o prompto; e havendo «quasi dois annos, que se perdeu Pernambuco, e que eu tenho resoluto que «se executasse desde então, se não ha feito.

«Com todas estas considerações, e com o cuidado a que me obriga o perigo, em que está o Brazil, de se apoderarem de todo os inimigos d'elle, «inficionando as mais conquistas d'estes reinos, houve por bem de ordenar «expressamente que, entretanto que se não executa um meio de renda fira «n'esse reino, para os effeitos referidos, se suspendam, na quarta parte, to «das as tenças e rendas da corôa, commendas e mercês reddituaes que en «tiver feito e os senhores reis, meus antecessores, n'esse reino e ilhas adjacentes; e que, logo que se execute o meio do sal, ou outro em que se consformem esse governo, o conselho de estado, o conselho da fazenda ou s «junta d'ella, ou eu, com o que se me propuzer, cesse esta suspensão que «tenho dito, e, se se executar logo, não se introduza a suspensão; mas advertindo a todos que se ha de executar o que fica dito acêrca do soccoro, «que se ha de enviar a D. Fradique, em seu seguimento, e o da armada que «ha de estar feita para S. João, e o soccorro da India, infallivel e irremis—sivelmente.

«E parece que não seria razão que, dando eu para isto quinhentos mil cruzados de renda, proprios, sem tirar um real para outra cousa nenhuma, «nem para o sustento de minha casa, as doações grandes, que os senhores «reis, meus antecessores, e eu temos feito n'esse reino, se gozassem com descanço e commodidade, e se perdessem as conquistas gloriosas d'essa corôa, «com tanta indecencia de meu governo e descredito de meus reinos e vas-sallos, emquanto, como em Castella e em todos os reinos do mundo, se im-põem outras rendas ou tributos, que escusem o gravar estas : tanto mais «não querendo eu escolher quaes sejam, senão as que parecerem melhor, «como acima se refere.

«E se parecer que é necessario suspender maior quantidade de tenças, «commendas e mercês minhas e de outros reis, se poderá fazer.

«E porque da breve execução do que fica referido, depende muita parte do bom successo dos intentos que se levam n'este negocio, vos encommendo que, depois de haver communicado com o conselho de estado esta minha resolução, a façaes executar logo, avisando tambem d'ella ao conselho da

«que V. Mag.do attende ao governo e melhor defensão de sua monarchia, e em particular d'este reino, onde se merece tudo a V. «Mag.do, pelo amor e lealdade com que V. Mag.do é servido dos «vassallos d'elle.

«It. Mui precisa é a obrigação de concorrermos todos nas fac-«cões de V. Mag.do com a vida e com as fazendas, mórmente es-«tando a de V. Mag. de tão apertada, e sendo tantas as cousas a «que se ha de acudir, e todas de tanta importancia; porém, se-Inhor, isto se tem feito até agora em tudo o que as fazendas «d'estes leaes vassallos de V. Mag. de puderam supportar, pagando «tantos tributos e novas imposições, como se tem introduzido de-«pois que esta corôa se ajuntou á monarchia de Hespanha, e con-«tribuindo com tantos servicos para o soccorro da India, Bahia e «Pernambuco, como a V. Mag. de deve ser notorio; e é mui digno «de V. Mag. de mandar considerar que o aperto, em que os vas-«sallos d'esta corôa se acham, é egual e ainda maior que o da «fazenda real de V. Mag.de, e que é cousa mui propria do catho-«lico animo de V. Mag. de ordenar que, a este respeito, se trate «dos meios, porque olhar para os fins da imposição, senão enca-«minhar por meios possiveis, e os facilitar primeiro, em modo « que se possa conseguir o intento, arrisca muitas vezes a preten-«são e difficulta os animos.

«It. Vendo este tribunal que V. Mag. de mandou acrescentar de «zoito reales no direito do sal, que os estrangeiros levassem para «fóra, resultando isto em damno dos creadores, pois tanto menos «lhes dão por elle, e que o procedido se applicava ás despezas da «corôa de Castella, e que juntamente se mandava fazer nas co- «marcas do reino orçamento de quanto sal se podia n'elle gastar, «sendo diligencia que tinha respeito a estanque, sem que nenhuma «d'estas cousas se communicasse ás camaras do reino, e que «além d'isto pedia V. Mag. de renda com que se pudessem con- «tinuar os soccorros, offereceu esta camara somente que, accor «dando-se V. Mag. de com os creadores do sal do preço que por «elle lhes havia de dar, em modo que ficassem contentes e o pu-

<sup>«</sup>fazenda, ou junta d'ella, para que por sua parte satisfaça no particular de «apontar os meios, como está dito; procedendo-se no mais em conformidade «do que por esta carta se ordena. — Filippe da Mesquita.»

«dessem lavrar com utilidade, se trataria então do estanque d'elle. «pelo tempo que durasse a guerra do Brazil e segurança d'aquelle «estado; e que, constando que V. Mag. de estava de accordo com «os ditos lavradores, se proporiam as condições e limitações de «preço e do tempo, que tudo se deduziria por contrato, que V. «Mag.40 seria servido mandar fazer; e que além d'isso faria V. «Mag. de mercê ao reino de que a administração do contrabando «corresse pelas camaras das cidades e villas, a que tocasse, e por «seus ministros; e que os bens da corôa alheados em pessoas «que não são naturaes, tornariam á mesma corôa, applicando-se es-«tes effeitos para as mesmas despezas das guerras do Brazil, «como mais largamente mandará V. Mag. de vêr pela copia do as-«sento, que vae com esta, em cuja conformidade está esta camara «prompta para tratar d'este estanque, communicando-o com as mais camaras do reino, e para deduzir por contrato as condições e «limitações convenientes em que se accordarem, precedendo o es-«tar V. Mag.do de accordo com os lavradores, e a reformação «do contrabando, porque d'outro modo nenhum logar nos fica de «dar exemplo, quando faltam os requesitos com os quaes elle em «algum modo se pode justificar.

«It. E porque V. Mag.de, na provisão que para o estanque man-«dou passar, refere, em justificação d'elle, a provisão que o sr. «rei D. Sebastião, que está em gloria, mandou passar, quando in-«tentou a infelice jornada d'Africa, com a submissão devida nos «será licito lembrar a V. Mag. de que, ainda que o sr. rei D. Se-«bastião intentou esta nova imposição, comtudo depois, entendendo «que era em grande damno dos vassallos, e que sem consenti-«mento dos povos se não devia executar, e que pela junta que «fez de theologos e juristas se não aprovava a justificação d'esta «nova imposição, ordenou por seu testamento que não passasse «ávante; e com as mesmas considerações o sr. rei D. Henrique, «succedendo n'este reino, mandou passar provisão em derroga-«cão da que o sr. rei D. Sebastião tinha passado, que nunca che-«gou a executar-se. E não se tendo então por justa nem conveuniente a execução d'este estanque, quando os vassallos d'este «reino estavam na maior opulencia, e com pacifica navegação e «commercio de suas conquistas e de todos os reinos d'Europa, «como se poderá facilmente admittir, quando os povos sabem a

«reprovação que então se fez, e em tempo que os inimigos têem soccupado as conquistas, e estando este reino sem commercio «por razão do contrabando, e os vassallos com tantos tributos e «novas imposições, como se introduziram depois que esta corôa «se ajuntou à monarchia de Hespanha, como foram os direitos dos «portos seccos, consulado, novo direito do sal, reaes d'agua, du-«plicados n'esta cidade e impostos na major parte do reino, es-«tanque do solimão, cartas e pau do Brazil, e a contribuição da •bulla da Cruzada, que tudo então não havia, nem a extrema mi-«seria em que este reino se acha, que, quando elle estivera na «opulencia de que gozava no tempo do sr. rei D. Sebastião, com «muita facilidade e sem replica o abraçara, como até agora fez «em todos os com que pode? Porém, senhor, este negocio, no es-«tado presente, tem grandes difficuldades, porque é cousa dura «que um moio de sal, que até agora se comprou por dez réis. «se venha a comprar por cento e cincoenta, quando se compre por «junto — que só pode ter logar nos poderosos —, e por trezentos, «comprando-se pelo miudo, em que se comprehende todo o povo, «que ordinariamente não tem tanto cabedal que possa comprar «por junto; e além d'este damno, que é incomportavel, se recebe «outro maior, pois subindo o sal a tanto preco, é forçado que ao «mesmo passo suba o preço de todos os mais mantimentos e ma-«nufacturas, assim no pescado como nas carnes que se hão de «conservar por sal, e no azeite que sem elle se não pode fabri-«car. coirama e outras cousas, cuja compostura e conservação de-«pende do sal, e a este respeito hão de subir os preços de todas «as manufacturas, cujos obradores se não poderão sustentar com «o preco ordinario, se as mais cousas, que lhes são necessarias, «subirem tanto de preço, e houverem de comprar por quinze o «peixe que agora lhe custava um real.

«It. E em razão d'isto se lembra a V. Mag. de que aos pobres e «povo mindo prejudica muito mais o rigor d'este estanque, assim «porque não têem cabedal para comprar sal por junto, e o com«prarão por preço dobrado, como porque o seu ordinario manti«mento é sardinhas, peixe salgado e secco, como mantimento que «n'este reino foi sempre o mais barato; e se lhes houver de cus«tar uma sardinha quinze réis — que de força ha de ser, pelo «maior preço que V. Mag. de põe no sal —, mal poderão sustentar-se,

31

«a si e a seus filhos; e ficando sem o mantimento ordinario ou «deixarão a terra, ou causarão n'ella doenças contagiosas.

«It. E então se poderão os vassallos mover e darem-se por «obrigados a abraçar este ou outro meio, quando viram que V. «Mag.de, com esta imposição, os alliviava d'outras contribuições. «como fez nos reinos de Castella, livrando os povos do serviço «que costumavam fazer dos milhões; mas ficando com as impo-«sições antigas e pondo-se de novo as meias annatas, direito do «bagaço da azeitona e cobrando-se as coimas antigas, e com trez «réis na canada de vinho e dois no arratel da carne, como se po-«derà admittir juntamente o estanque do sal e em preço tão ex-«cessivo, sendo tambem de inconveniente vêrem os povos que «n'esta occasião manda V. Mag. de fazer suspensão da quarta parte «das rendas dos donatarios, até com effeito se executar esta im-«posição, como obrigando por este modo a que a nobreza con-«sinta n'ella e a procure, sem respeito ao consentimento dos po-«vos, havendo elles que, para as necessidades da corôa, se deve «primeiro e sem dependencia puxar por ellas, por serem rendas «que da corôa saíram, as quaes, assim por sua natureza como pela alei do reino, são obrigadas em primeiro logar a acudir ás ditas ne-«cessidades e falta de patrimonio real, que é o que este tribunal «por vezes lembrou a V. Mag.do? Porém esta lembrança tem só lo-«gar nos donatarios, que ociosamente possuem e disfructam os abens da coroa sem serviços pessoaes, e não nos que, por si ou «por seus filhos, servem a V. Mag. de n'esta occasião e nas mais; «porque estes, assim pelo risco das pessoas, como pelo muito que «gastam quando actualmente servem na guerra, merecem bem ficar «isentos da contribuição, e com acrescentamento de mais mercês.

«It. E posto que é bem verdade que V. Mag. de trata da con«servação do reino, e que em ordem a ella terá V. Mag. de de si
«tudo o que n'elle tem, comtudo isto deve começar pela conser«vação dos vassallos, porque sem elles não ha reino nem ha monar«chia. E a maior riqueza dos reis consiste na consolação e opu«lencia dos vassallos; e este respeito andou sempre muito diante
«dos olhos dos srs. reis, progenitores de V. Mag. de E posto que
«V. Mag. de os imita tanto n'isto e em tudo, devemos fazer esta
«lembrança a V. Mag. de, como quem vê a limitação a que esta
«reduzido tudo o d'este reino. E se nos tempos passados se tirou

«d'esta mesma limitação o com que se emprehenderam as glorio-«sas conquistas d'esta corôa, foi com tão pouco cabedal, que se «não arriscava n'elle nada; e se das mesmas conquistas não saíra «logo o com que se fôram continuando, é cousa certa que se não «passaria adiante n'ellas, porque, em boa razão de estado, se de-«via attender primeiro que a ellas á conservação do mesmo reino; «e as maiores razões, que ao presente se dão para se haverem «de conservar estas conquistas, se fundam todas na conservação «da monarchia. E ficando a causa tão commum, ainda quando não «intervieram outras razões de estado, devia V. Mag. de, como so-«berano senhor de tudo, acudir com todo seu poder, pois è pre-«sente a V. Mag. de que este reino por si não pode, e que tudo é «necessario para se contrastar o muito que os inimigos têem met-«tido no Brazil, não tanto para serem senhores d'elle, como por «ali o virem a ser das Indias de Castella, que é o fim a que se dencaminha o seu intento. E, senhor, o bom successo d'estas cou-«sas não se alcança com os gemidos e lagrimas dos pobres, que «não podem deixar de ser muitas, querendo-se d'elles mais do «que podem, e sobre tantas contribuições, como as que se têem «feito do anno de 619 até o presente, lançando-se seiscentos e dez «mil cruzados para a vinda de S. Mag.do, que está em gloria; e «logo no anno de 620 o com que se armaram os sete galeões. « que o marquez d'Alemquer aprestou para a India; e no anno de «622 os duzentos mil cruzados, que os homens de negocio deram «para o soccorro que foi á India em companhia do conde da Vi-«digueira; e no de 624 os duzentos mil cruzados, com que o «reino serviu para o mesmo soccorro da India: e no mesmo anno «outros duzentos mil cruzados, com que serviram os homens de «negocio para a restauração da Bahia—de mais do que pessoas «particulares e a nobreza d'este reino, que deixou de se embar-«car n'aquella occasião, deu de sua fazenda para o mesmo soc-«corro—: e no anno de 627 oitenta mil cruzados, que se tiraram «tambem dos homens de negocio, para se armarem a nau e pa-«tacho que n'aquelle anno fôram à India; no anno de 628 os «cincoenta mil cruzados para ajuda do apresto dos galeões, com «que correu o marquez de Castello Rodrigo; no anno de 629 os «trezentos mil cruzados para o soccorro de Flandres: no anno de «630 os duzentos e sessenta mil cruzados, que os mesmos ho-

«mens de negocio deram para o soccorro de Pernambuco, demais «do que para este mesmo effeito está contribuindo o reino, que «bem importará outros duzentos mil cruzados, isto além do que o mesmo reino deu para a companhia do commercio, e actual-«mente está dando para o soccorro da India por imposição do real «d'agua: e dos soldados das pias duzentos mil cruzados do sub-«sidio ecclesiastico; e emprestimo de quinhentos mil cruzados, de «que de novo se trata. E n'estas quantias não entram as com que «esta cidade, em particular, serviu a V. Mag. de nas mesmas oc-«casiões e para os mesmos effeitos, que importam perto de um «milhão, que tudo vem a fazer uma somma de muito grande con-«sideração, e tudo cahido sobre grandes perdas que o reino teve «no mar, e sobre muito grandes trabalhos e fomes na terra, com-«prehendendo as contribuições a todos. E ainda que os pobres as «sentem muito, aos nobres, aos mais ricos, alcança mais por sua «maior possibilidade e pelas maiores despezas de suas casas; e «por esta demonstração se deixa bem vêr que, sobre tantos tri-«butos e donativos, não podem os vassallos ter substancia para «supportarem outros de novo.

«It. E quando se haja de tratar de outros e d'esta nova impo«sição no estanque do sal, se devia tratar em côrtes, conforme
«aos privilegios do reino; e, quando isto não possa ser, parece
«que de necessidade deve concorrer consentimento dos povos,
«mandando V. Mag. de escrever ás camaras as conveniencias d'este
«negocio, assim como se haviam de propôr em côrtes, se o tempo
«dera logar a V. Mag. de as fazer; porque cousa tão extraordina«ria, como é fixar renda certa de quinhentos mil cruzados, só
«n'esta fórma se poderá introduzir justamente, e sem se cuidar
«que se contravem ao juramento, que V. Mag. de tem feito.

«It. Quanto mais que além dos quinhentos mil cruzados, que «se acha ficarem ainda livres na fazenda real de V. Mag.de, ti«rando-se algumas despezas desnecessarias, e reformando-se ou«tras, e não se consumindo em despezas pertencentes á corôa de «Castella, ainda no patrimonio real pode haver tanta melhoria, «que bem se possam escusar novas imposições com tanta oppres«são dos vassallos; porque, sendo V. Mag.de servido de mandar «levantar o contrabando, ou pelo menos que seja administrado «por naturaes d'este reino, e cessando por esta via as muitas des-

«pezas e molestias, que os estrangeiros recebem injustamente, «crescerá em muito o commercio, e com elle os direitos das al«fandegas, de maneira que, applicando-se ao soccorro das con«quistas tudo o que houver na coróa, fique faltando pouco para «as prevenções necessarias, mórmente quando V. Mag. de manda «que se continue na contribuição das meias annatas, cujo rendi«mento, com o procedido do contrabando, pois, quando o haja, é «justo se applique ao soccorro e reparação dos damnos, que os «mesmos inimigos têem causado em nossas conquistas; e appli«cando-se, como é justo, para o mesmo effeito, o rendimento dos «dezoito reales, que V. Mag. de mandou acrescentar nos direitos «do sal, que os estrangeiros levarem para fóra, ficará sendo «quantia bastante para todas as facções, que das forças d'este «reino se podem esperar.

«It. E muito mais quando V. Mag. do seja servido de mandar ti-«rar em todo os bens da corôa, que estão dados a pessoas que «não são naturaes d'este reino, contra os privilegios d'elle, e que «os rendimentos d'elles se appliquem para o mesmo effeito, e se «escusem ou reformem os presidios da ilha da Madeira e da ilha «Terceira, como desnecessarios, e os ordenados de capitão geral «e mestre de campo geral, aposentadorias do castello e ministros «d'elle, ordenado de capitão geral das galés, pois as não ha, e os « juros que por dividas da corôa de Castella estão situados nas «rendas d'este reino; e escusando-se tambem as despezas que se «fazem por esta corôa nas armadas de Castella, não sendo de sua «obrigação, poderá haver armadas com que se limpe e assegure «a costa, e que, juntando-se com as mais de Hespanha, se possa «V. Mag. de fazer senhor do mar e lançar os inimigos de nossas «conquistas, que, pois elles as infestaram e reduziram este reino «a tanto aperto, não por inimisade que com elle tivessem, mas só «por estar debaixo da monarchia de Hespanha, justo parece que «em seu soccorro concorra todo o poder d'ella, pois todo é ne-«cessario para contrastar as muitas forças, que o inimigo tem «adquirido só com a pilhagem e commercio de nossas conquistas, «mórmente não tendo este reino já forças para por si só contras-«tar inimigo tão poderoso, no que V. Mag.de deve pôr os olhos de «sua real clemencia, procurando remediar as conquistas, sem que «por ellas se consumam de todo os vassallos d'este reino.

«It. E a lembrança de tudo o acima referido faz este senado a «V. Mag. de, com os olhos em Deus e no pio animo de V. Mag. de, «e no que devem á obrigação de leaes vassallos, sem que se «queira com ella escusar de servir a V. Mag de em tudo a que «suas forças alcançarem; mas, quando o peso é muito maior que «ellas, é força que faltem as obras, sem que falte a vontade, que «esta está sempre segura na antiga lealdade com que os vassallos «d'este reino deram sempre por seu rei as vidas e as fazendas. «Mas um reino tão pequeno, sangrado, de tantos annos a esta «parte, com tantas e tão grossas contribuições, como as que tem «feito, quando em todo lhe falta a navegação, commercio e pes-"carias, em que só consiste a opulencia d'elle, e estando carreagado com tantas imposições novas, não é muito que com esta «gema, e que nós, que ouvimos seus gemidos e vêmos a justa «causa d'elles, os representemos ante os reaes pés de V. Mag. de, «pois o apertar, quando as forças faltam, pode só servir de de-«sesperação com que deixem a terra e vão buscar outra aonde «vivam, como já o vão fazendo, tendo-se saído d'esta cidade e «reino mui grande quantidade de gente e casaes inteiros, o que «V. Mag.do não deve permittir pelo grande amor com que sempre «tratou seus vassallos, mórmente n'este tempo em que V. Mag.de «está tratando na côrte de Madrid, em junta particular, da po-«voação de Hespanha.

«It. E quando todos os meios acima referidos, juntos aos qui«nhentos mil cruzados, que ainda se acham na fazenda real de
«V. Mag.de, e o mais que n'ella se pode milhorar, não fôr bas«tante, e o governo e tribunaes d'este reino, por quem deve cor«rer a fabrica das armadas, que d'esta corôa se devem esperar,
«acharem que todo o sobredito não basta, então, communi«cando-se com esta camara e com as mais do reino, se ordenará
«que, por donativo, sáia o que fôr necessario, conforme a falta
«que houver; e com isto se conseguirá o serviço de V. Mag.de
«com suavidade e sem oppressão de seus vassallos, que é o que
«sempre quiz a real clemencia de V. Mag.de, cuja vida N. S.or nos
«conserve como a christandade ha mister.»

Em seguida ao registro d'esta carta, lê-se:

«Em 3 de janeiro se escreveu sobre esta materia ao Bispo

«Conde, e se lhe mandou uma copia d'este papel; e tambem a D. «Francisco Mascarenhas, e se lhe mandou outra, e ao dr. Diogo «da Cunha e ao p.º Alvaro Pires.»

## Capitulo da carta regia de 31 de dezembro de 1631 ¹

«Vi o q̃ me escreuestes, em carta de 43 do prezente, sobre a «pretenção, que a camara dessa cidade tem, de mandar a esta «corte hua pessoa a tratar de negocios seos, e o q̃ fizestes na ma«teria, ordenando q̃ vos dessem os apontamentos q̃ me enuiastes;
«e pareceome dizeruos q̃ não lhe podieis conceder a liçença q̃ a
«camara pede, e se me hauia de dar p.ºo conta, propondosseme
«p¹a camara os sogeitos que querião enuiar, mas, por agora, ouue
«pr bem de lhe conceder ² liçença com declaração q̃ a pessoa, que
«a camara enuiar, ha de ser com poder liure de toda a dependen«cia, para que possa assentar o que aqui se tratar com elle, e
«pbrigar a camara a seu cumprim¹o, p² que de outra maneira sera
«gastar tempo, quando he necessario ganhar horas ³. E não uindo
«a tal pessoa com este poder, ordenareis q̃ não parta.»

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> As palavras que vão em italico estão sublinhadas no proprio documento.

<sup>3</sup> A camara replicou nos seguintes termos:

<sup>«</sup>Por carta de V. Mag.de, de 31 do passado de 1631, foi V. Mag.de servido «de mandar responder a esta cidade sobre a pretensão, que tem, de mandar «aos reaes pés de V. Mag. de uma pessoa, para, em seu nome, prostrado a celles, lhe requeira o que mais convem ao serviço de V. Mag.de e bem comamum d'estes seus reinos, que tanto necessitam de remedio; em considera-«cão do que, e do catholico zelo de V. Mag.de, nos concede a dita licença, «mas com tal limitação que não pode a cidade usar d'ella, tanto por lhe faltarem procurações das cidades e villas do primeiro banco, como pelas couesas serem muitas, e não se poderem reduzir nem commetter a nenhuma «pessoa com poder livre de toda a dependencia da cidade e reino. E para «se ganhar o tempo, como V. Mag. de quer, espera a cidade, pelo que merece «a V. Mag.de, lhe queira fazer mercê que a dita licença seja sem limitação, «e em fórma que assim se possa conseguir o serviço de V. Mag.de, como o «que convem ao bem commum, que V. Mag.de deve antepôr a tudo. Deus «Guarde a catholica pessoa de V. Mag.de — Lisboa, 17 de janeiro de 1632.» -Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 15.

# Consulta da camara a el-rei em 10 de janeiro de 1632 1

«Servindo Julião Rangel de almotacé das execuções d'esta ci«dade, querendo comprar peixe na Ribeira, pediu umas azevias a
«uma regateira, que as tinha em uma banca, expostas como as
«mais: respondeu-lhe que era peixe de V. Mag.de E porque é or«dinario tomarem as regateiras esta capa para, com o nome de
«peixe de V. Mag.de, venderem todo o que querem, sem depen«dencia d'almotaçaria, duvidou o almotacé e replicou até lhe cons«tar que passava na verdade o que a regateira dizia; e acudindo
«logo a pessoa, que diz tem à sua conta comprar o peixe, que se
«remette à côrte, e affirmando que para este effeito o tinha com«prado, o não tomou em effeito o almotacé, antes respondeu que
«elle lh'o levaria a casa, sendo necessario, sem antes nem depois
«soltar palavras descompostas, como consta do summario de tes«temunhas, que a cidade mandou tirar pelo juiz do crime, Fran«cisco de Leiria Monteiro.

«E supposto que as regateiras 2 costumam illudir as penas da «almotaçaria, com dizer que é peixe para V. Mag. de ou dos direi«tos reaes, toda a diligencia que o almotacé fizesse, até provavel«mente lhe constar que assim passava na verdade, parece que
«não era culpa, pois em razão do officio tem obrigação de procu«rar que, com esta sob capa, o não enganem, e só ficará culpa
«quando no modo houver excesso, ou quando, tendo indicios bas«tantes, passar ávante, o que n'este caso não houve, como consta
«da justificação que se offerece.

 $<sup>^1</sup>$  Liv.  $^{\circ}$  onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.  $^{4s}$  fs. 12 v.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comquanto n'este desagradavel incidente tambem figurassem as regateiras, parece-nos, no caso sujeito, devel-as considerar fóra de toda a suspeita que, em relação ao seu credito, possa levantar algum espirito malicioso.

No documento a que nos referimos, não devemos vêr mais do que uma d'essas muitas questiunculas, até por signal bem ridiculas, com que os diversos tribunaes disputavam a autoridade da camara, procurando por todos os meios deprimil-a, ou talvez ainda mais ao seu presidente, o conde de Castello Novo, por cujo valimento e capacidade nutriam certa emulação.

«It. Comtudo o conselho da fazenda, só com a queixa do com-«prador, que não era testemunha de qualidade nem legal, e an-«tes de mandar perguntar as que elle referiu, chamou logo o almo-«tacé à mesa, e o tratou com toda a aspereza de palavras, e lhe «mandou que tornasse fóra e viesse com a vara, por haver en-«trado sem ella por cortezia: e tornando com a vara lh'a tiraram «e mandaram que não servisse mais. E por a cidade saber que «antes de estar formada a culpa, nem constar que a houvesse, «haviam procedido de facto sem ordem do governo, tirando a «vara de almotacé que a cidade tinha dado, querendo-se desfor-«car in continenti, dando o conde presidente primeiro conta no «governo, restituiu a vara ao almotacé, e lhe mandou que a «trouxesse, com o que o conselho da fazenda ordenou que o con-«tador das Sete Casas perguntasse as testemunhas, que o queixoso «tinha nomeado, e com ellas, e com a resposta que a camara deu «por ordem do governo, sem haver vista dos ditos das testemu-«nhas, se remetteu o negocio ao desembargo do paço para se ver «e consultar; e conforme ao parecer do dito desembargo, mandou «O governo declarar que o conselho da fazenda podia tirar a vara «ao dito almotacé, e que ao mesmo conselho competia castigar o «excesso, que o almotacé teve na diligencia que fez com o pes-«cado, posto que o não tomasse, com o que o conselho da fazenda «mandou chamar o almotacé, e, tendo preparado um corregedor «do crime, o mandou prender e levar ao Limoeiro, aonde esteve «até que V. Mag.de, a instancia da cidade, o mandou soltar, fican-«do-lhe a cidade por prisão, como até agora está.

«It. E porque a jurisdicção da camara d'esta cidade, e dos al«motacés d'ella, é independente em tudo do conselho da fazenda,
«como jurisdicções e tribunaes separados, e será de grande incon«veniente poder qualquer d'elles, sem dependencia do governo,
«prender e suspender a um ministro, que tem jurisdicção inde«pendente, só por se dizer que excedeu no exercicio d'ella, ou
«causou alguma dilação no cumprimento de seus mandados, pe«dimos a V. Mag.do seja servido que, para se atalharem compe«tencias de jurisdicções, mande ordenar que o conselho da fa«zenda, nem outro semelhante, possa prender nem suspender os
«almotacés, nem outros ministros da camara, que por seus offi«cios tenham jurisdicção, sem primeiro se communicar e appro-

«var no governo; porque por este caminho se procederá sem pai«xão, e, apurando-se primeiro a qualidade da culpa ou excesso, «se tirarão as occasioes de queixas, que continuamente se fazem «ao governo, principalmente pela camara d'esta cidade, cuja ju«risdicção fica sendo odiosa pela muita mercê com que V. Mag. de «e os srs. reis, seus predecessores, quizeram autorisar este tribu«nal, como cabeça do reino, em satisfação de sua antiga lealdade e «dos grandes e assignalados serviços que d'esta cidade recebe«ram; em razão do que fica de grande descredito se cada um dos «tribunaes proceder á prisão e suspensão por qualquer omissão «ou excesso, sem que d'elle se dê primeiro conta a V. Mag. de ou «ao governo, que sempre estará presente para, sem dilação, po«der castigar e ordenar o que for mais conveniente ao serviço de «V. Mag. de

«It. E posto que o desembargo do paço assim o resolvesse, «com fundamento de que o almotacé tratou de impedir a execu«ção do que o conselho tinha ordenado, e que em razão d'isto
«lhe toca o castigo do excesso, comtudo, ainda que assim fôra, deve
«ser com se dar primeiro conta no governo, porque, com a mesma
«razão, poderá tambem o tribunal da camara proceder á prisão
«e suspensão dos officiaes da fazenda, quando contravierem ou
«impedirem a execução de suas posturas e ordenanças, o que a
«cidade não pretende fazer sem que primeiro se de conta ao go«verno, para elle mandar o que fôr justo, guardando-se o mesmo
«pelo conselho da fazenda.

«It. Além do que se lembra a V. Mag. de que o desembargo do «paço, n'esta resolução que tomou, ficou sendo juiz em causa propria, porque da mesma maneira quer mandar, sem dependencia «do governo, sobre os ministros e jurisdicção da cidade, como ha «pouco fez, querendo mandar prender o juiz do Terreiro por lhe «não dar conta, em cumprimento de seu despacho, do pão que «havia, e do que no Terreiro se passava; e, como V. Mag. de oradenou que só pelo governo se havia de pedir semelhante conta «á cidade e seus ministros, quizeram n'este caso mostrar que po- «diam, resolvendo que, como conselho da fazenda, sem dependen «cia do governo, podia prender e suspender o almotacé e castigar «qualquer desobediencia.

«It. E como esta adversão do conselho da fazenda é tão antiga,

«pelas muitas queixas que a cidade por vezes tem feito dos offi-«ciaes d'ella, ficam, com esta resolução, mais confiados para não «deixarem uzar aos almotacés de sua jurisdicção, e elles intimi-«dados, para, quando ainda vejam a injustica clara, não poderem fallar em favor das posturas da cidade e de sua jurisdicção, e «deixarão perder tudo. E que o conselho da fazenda procedesse «n'este caso animosamente se vê com demonstração, porque nem «no caso houve atrocidade ou excesso que merecesse suspensão «(se é que se ha de dar credito a sete testemunhas do summario «que com esta será, as quaes se acharam presentes, e muitas «d'ellas regateiras, que sempre procuram supprimir a razão dos eministros da cidade), e só pelo dito de um comprador, sem pre-«ceder culpa formada, suspenderam ao almotacé sem o ouvirem, «e depois de suspenso mandaram tirar testemunhas; e, sendo a aculpa a mesma, no primeiro incidente julgaram por bastante a «suspensão, e no segundo, com a resolução de que a elles tocava «o castigo, mandaram metter no Limoeiro um cidadão, que actual-«mente era almotacé, não podendo sêr que fôsse a prisão publica, «senão por caso porque merecesse morte natural ou civel, con-«forme aos privilegios que a todos são notorios.

«E porque, com a mesma resolução, poderão proceder em qual«quer outro caso, pois indistinctamente se resolveu com o parecer
«do desembargo do paço, que o conselho da fazenda, sem depen«dencia do governo, pode castigar com prisão e suspensão: —
«Pede esta cidade a V. Mag.de lhe faça particular mercê de orde«nar que o dito conselho da fazenda, nem outro tribunal, possa
«prender nem suspender os almotacés ou outros ministros da ci«dade, que por seus officios tenham jurisdicção, por erros do dito
«officio, sem que primeiro o approve o governo <sup>1</sup>, pois com isto

A camara ainda representou sobre o mesmo assumpto no theor da seguinte consulta, cujo registro não tem data, mas parece também ser do anno de 1632:

<sup>«</sup>Os srs. reis, predecessores de V. Mag.do, em remuneração dos grandes «serviços que d'esta cidade receberam, entre outros privilegios, lhe fizeram «mercê conceder que seus cidadãos não pudessem ser presos em cadeia puablica, senão por delitos por que hajam de ter pena de morte natural ou ci«vel, o que sempre se guardou, assim pelo governo como pelos ministros in«feriores; e agora, quando suas liberdades deviam ser acrescentadas, pelo

«se não tira nem dilata o castigo, quando se mereça, e só fica «este tribunal com a autoridade e respeito, que V. Mag. de é servido

egrande zelo e promptidão com que se emprega no serviço de V. Mag. de, se «vê a cidade desanimada, com seus privilegios quebrados, prendendo-se por amuitas vezes seus cidadãos e ministros na cadeia publica d'esta cidade, sem respeito á estimação com que V. Mag. de é servido que sejam tratados.

«E porque, de poucos mezes a esta parte, se multiplica a razão d'este ag«gravo, é forçado represental-o ante os reaes pés de V. Mag. de, pedindo,
«com a devída submissão, seja V. Mag. de servido mandar remediar este ex«cesso, de maneira que fique este tribunal com a autoridade e respeito, que
«é razão, e que V. Mag. de deve ser servido que elle tenha, imitando a gran«deza com que seus progenitores houveram por bem de o honrar.

«Foi um dos casos que o conselho da fazenda suspendeu a um almotacé «das execuções, só pela queixa que fez um homem ordinario, que corre com «a compra do pescado que se manda á côrte; e antes de se verificar a culpa - que na verdade não houve -, e sem se communicar ao governo, mandaram chamar o almotacé á mesa da fazenda, e ali lhe tiraram a vara. E por o conde de Castello Novo, presidente d'este tribunal, lh'a restituir, «queixando-se primeiro e dando conta ao governo, resultou que o conselho da «fazenda mandou prender o almotacé na cadeia publica d'esta cidade, por o «desembargo do paço resolver, com menos verdadeira informação, que o al-«motacé excedera, e que o dito conselho tinha jurisdicção para o suspender «e castigar; e pedindo este tribunal que V. Mag.de, com melhor informação, «mandasse prover no caso, e fizesse mercê a esta cidade ordenar que o dito «conselho, nem outro, possa suspender nem prender aos ministros e officiaes «d'este tribunal, sem ordem e approvação do governo, para se escusarem «competencias, ao que se não deferiu nem se respondeu até agora, ficando «este tribunal sem autoridade, e seus ministros expostos a serem suspensos «e castigados por qualquer errada informação, sendo conveniente que a «mesma cidade os castigue, quando constar que têem errado em seus offi-«cios, e que sempre se lhes guarde a liberdade de não irem á cadeia publica, «pois só por esta se procura e estima o fôro de cidadão.» — Liv.º onde se lançam as cons. e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 15 v.

Os actos praticados pelos tribunaes superiores, e seguidos na pratica pelos seus agentes, para humilhar o governo da cidade, íam saíndo fóra de todos os limites: agora prendiam um almotacé, logo um procurador dos misteres, e não longe lhes chegaria a audacia de até privarem da liberdade os proprios desembargadores do senado.

Comtudo el-rei mostrou não estar disposto a deixar proseguir semelhante abuso; e, dando razão á camara, quiz lhe fôssem respeitados os privilegios, e mantida a autoridade, como se vê da

«que elle tenha, e seus ministros sem o temer de serem vexados
«sem fundamento bastante.»

#### Capitulo da carta regia de 25 de fevereiro de 1632 <sup>1</sup>

«Havendo D. Jeronimo de Athayde, que, com carta vossa de 22
«de dezembro, veiu a esta côrte, proposto, com ordem vossa, al«guns effeitos dos que vinha a communicar, sobre o que tenho
«mandado acérca de se fixarem quinhentos mil cruzados de ren«da, de mais dos quinhentos mil de minha fazenda, para o que
«mandei tratar do estanque do sal, ou que se me apontassem por
«esse governo outros meios para se acudir com elles ás necessi«dades presentes; e propondo D. Jeronimo para isso os meios
«que mandei ver, e o como se poderia sustentar n'essa corôa uma
«armada de trinta navios, que tivesse dez mil quatro centos e
«quarenta toneladas portuguezas, tratando-se d'esta materia com
«a brevidade e ponderação que pede a importancia d'ella, pois
«d'esta resolução depende o poder-se acudir ás necessidades pre-

#### Carta regia de 31 de março de 1633

<sup>«</sup>Presidente, vereadores, etc. — Vendo o q me dizeis em vossa cons. ta, de «26 de feuro do anno pres. ta, sobre os excessos q cometeo Martim Coelho, «meirinho das cadeas dessa cidade, prendendo sem ordem nem mandado algü «a hü dos mesteres della, tiue por bem mandar ordenar aos meus goures «desse reyno, q fação proceder contra este meirinho, na forma q lhes pare-«cer justiça, e do q fizerem nisso me dem conta. De q me pareceo auisaruos «para q o tenhaes entendido; estando certos q sempre ey de mandar ter toda «a conta com os ministros da cidade, e fazer guardar seus priulegios.» — Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 24.

Este capitulo da carta regia só baixou á camara em 4 de maio de 1632, como se vê do seguinte escripto do secretario de estado:

<sup>«</sup>O sr. conde governador me ordenou que enviasse a V. S.ª a copia da «carta de S. Mag.de, que será com este, para V. S.ª ordenar que se veja na «camara, onde hoje se pediu ao sr. D. Jeronimo d'Athayde, seu filho.—
«Deus guarde a V. S.ª como desejo.— De casa, a 4 de maio de 1632.— Fialippe de Mesquita.»— Dito liv., fs. 24.

«sentes, que é o fim para que mandei tratar da renda fixa. Pro-«poz D. Jeronimo que o reino me concederá quinhentos mil cru-«zados de renda, além da que tenho hoje em minha fazenda, por «este modo: — que cento sessenta e nove contos seis centos cin-«coenta e um mil oito centos e oitenta réis das tenças de por vi-«das, e as que chamam por graça e separadas, que D. Jeronimo «o trouxe por lembrança, que minha fazenda paga n'esse reino, «me fiquem logo livres para os gastos das armadas e conquistas, «e o reino obrigado a pagar aos proprios a dita quantia das ten-«ças; e os cem mil cruzados, a cumprimento dos quinhentos mil, «se appliquem ao desempenho das tenças; e que, em se conse-«guindo, cessem as contribuições que para esse effeito se puzeeram; e que, para isto carregar menos o reino, lhe fizesse en «mercè de lhe applicar os bens dos proprios, e mandasse ter con-«sideração para prover de pensões ou commendas os cavalleiros «de habito, que tiverem tenças; referindo mais que, concedendo «eu outras cousas que aponta, se poderia tirar até duzentos mil «cruzados.

«E tendo consideração ao que D. Jeronimo de Athayde propoz, «e a que o bispo de Coimbra apontou o mesmo meio das tenças, «por ser a pessoa a quem a camara d'essa cidade enviou suas «cartas sobre estas materias, com quem as mandou communicar; «para que o reino fique accommodado e com mais suavidade me «possa servir na occasião presente, e se entenda a justificação com «que mando tratar de um milhão de renda, incluindo-se n'elle os equinhentos mil cruzados que ha de minha fazenda, que é forço-«samente necessario e inescusavel para a defensa d'esse reino e «suas conquistas, como se vê da relação que, com esta carta, se «vos envia; por fazer mercê ao reino: houve por bem de accei-«tar o offerecimento que se me faz, e que n'essa forma se fixem cos quinhentos mil cruzados de que mandava tratar, ficando-me alogo livres os cento sessenta e nove contos seis centos e cincoenta «e um mil oitocentos e oitenta réis, que minha fazenda paga de atenças, e se assentem os cem mil cruzados que restam dos qui-«nhentos mil para o desempenho das tenças, que, em se acabando «de redimir, ficarão para o mesmo effeito que os mais. E isto du-«rará emquanto houver guerras e occasiões, para que sejam ne-«cessarias estas despezas.

«E supposto que as tenças, que de minha fazenda estão dadas «de por vida, é fazenda de qualidade, que dentro de poucos ananos póde vagar para minha corôa, correndo a mesma razão para «com o reino, tomando sobre si o pagamento d'ellas, houve por •bem de acceitar este meio com essa consideração, porque o reino «goze d'este beneficio, e se fique acudindo à conservação d'elle e «de suas conquistas, que é o fim para que mando tratar d'isto, e «para o que se dá tão grande ajuda d'esta coroa, como são as ar-«madas d'ella com que o mando soccorrer. E para que de mais «d'isso veja o reino que, de minha parte, se lhe ajuda com «tudo o que é possivel de minha fazenda, se lhe darão os pro-«prios que d'ella ha n'esse reino; e mandarei ter conta com o « que se me propõe, de prover de commendas e pensões os ca-« valleiros de habito que tiverem tenças, consultando-se por esse «governo, para que em tudo fique o reino mais aliviado no ser-«vico que me faz.

«E por quanto o aperto das occasiões presentes não dá logar a «que em nada se proceda com dilação, mórmente em cousa tão viustificada, e de que depende o tal remedio d'essa corôa, se executará logo a proposta referida, ficando á vossa disposição o encaminhamento da materia, sem esperar mais ordens minhas, para que não se detenha um ponto por nenhuma a execução d'ella.

«E tambem me pareceu mandar declarar que estes quinhentos «mil cruzados de renda não se hão de gastar em outro effeito 

¬mais que nas armadas e defensa das conquistas d'esse reino.

«E no que toca ao que D. Jeronimo me propoz, acèrca do que «se deve dispôr para a boa administração de minha fazenda, re«ducção dos juros e provimentos dos officios que estão vagos, me
«consultareis o que vos parecer, com consideração que eu desejo
«que se assentem as cousas como mais convenha á minha real fa«zenda, e que fiquem correntes para sua melhor disposição.

«E quanto ao particular das composições, prorogações e ven-«das de officios, de que aponta se podem tirar até duzentos mil «cruzados, bem tereis entendido que não é esse reino, por sua «limitação, capaz de se fazer isto assim em geral, principalmente «em cousas que são n'esse reino mui differentes das d'esta corôa; «porém, nos casos particulares, me podereis consultar o que vos «parecer. — Filippe de Mesquita.»

## Carta regia de 25 de fevereiro de 1632 i

«Conde presidente amigo, etc. — Havendo eu mandado ordenar «aos governadores que fizessem executar logo alguns meios, em «que entrava o do estanque do sal d'esse reino, de que tambem «se avisou a essa camara, para se fixar n'elle quinhentos mil cru-«zados de renda, de mais dos quinhentos mil que ha de minha «fazenda, para acudir ás despezas e aperto das occasiões presen-«tes, ou que se me propuzessem logo outros para o mesmo effei«to, enviaram a esta côrte D. Jeronimo de Athayde, com ordem «de propôr alguns, que trazia por lembrança, em que eu houve «por bem de tomar a resolução que os governadores vos dirão.

«E porque a breve execução do que lhes encarrego, em razão «do que se me offereceu, importa muito a meu serviço, me pare«ceu encommendar-vos que, pelo que toca a essa camara, ajudeis «e dispunhaes a execução com a brevidade que a materia pede, «em que me haverei de vós por bem servido, e será meio de se «acrescentar a boa vontade, que tenho, de fazer mercê a essa co«rôa e a seus ministros, no que houver logar.»

#### Carta da camara a el-rei em 31 de março de 1632 ;

«O dr. André d'Almeida disse n'este tribunal a mercè, que V. «Mag. de lhe fazia, em querer que as pessoas, que estão lançadas «na repartição do emprestimo, pagassem por ora a metade do que «cabe a cada uma; e que, para se apurar com egualdade o dito «lançamento, havia V. Mag. do por bem que a camara fizesse as «diligencias necessarias, em modo que se possa conseguir a dita

<sup>1</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. 6, fs. 21.

A camara só recebeu esta carta em 4 de maio de 1632, por mão de D. Jeronimo de Athayde, filho do conde de Castro d'Ayre, como adiante se vê da resposta que a mesma camara deu a el-rei em 28 do dito mez e anno.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.• onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 18.

«egualdade. E porque os cincoenta mil cruzados, que V. Mag.de «quer que logo se cobrem, requerem execução abreviada, que de «força se ha de fazer pelos róes que tem feito o dr. Antonio «d'Abreu Coelho, por não haver maior dilação, parece que V. «Mag.de deve ser servido mandar ordenar ao dito desembargador «que, chamando os meirinhos a que estão dados os róes, lhes or-«dene pecam e arrecadem por ora a metade do dito lancamento. «declarando ás pessoas que, não o dando logo, serão executadas «pelo todo, em termo de vinte e quatro horas; ou seja V. Mag.do «servido dar licença para a cidade mandar lançar pregões para «vir à noticia de todos, e que, emquanto se não apura e reforma o «dito lançamento, acudam ao thesoureiro-mór com a dita metade, «no dito termo, sob pena de que passado serem executados por «toda a quantia, por quanto, pelas informações que se têem to-«mado do juiz do povo, se entende estarem promptos a com ef-«feito darem a dita metade.

«E para a reformação, que se pretende, pedimos a V. Mag.de «seja servido mandar que se nos dê a copia do lançamento, que «está feito, para desde logo se fazerem as diligencias, que convém «ao serviço de V. Mag.de, e os despachos necessarios para com «elles se poder obrar.»

#### Portaria do governo de 16 d'abril de 1632 <sup>1</sup>

«Porquanto, para se haver mais suavemente n'esta cidade a «parte que lhe toca no emprestimo, que S. Mag. de é servido lhe «façam os vassallos d'este reino, para acudir com elle a tão notorias e grandes necessidades do mesmo reino, a que não pode abranger a fazenda real, se considerou que o melhor meio, com «que se poderá conseguir, é commetter a administração d'este negocio á camara d'esta cidade, de quem é de esperar que se haverá n'elle com o bom modo que se tem havido em outros do serviço de S. Mag. de, em que ha bem mostrado o zelo e amor

 $<sup>^1</sup>$  Liv.  $^{\rm o}$  onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.  $^{\rm de}$  , fs. 18 v.

«com que trata d'elle; respeitando tambem quão propria esta ma-«teria é da camara, por tocar tanto aos cidadãos e moradores «d'esta cidade, os quaes por este modo se disporão melhor a ser-«vir a S. Mag.do: ha S. Mag.do por seu serviço que a camara se «encarregue d'este negocio, para o que se lhe entregarão todas «as relações e mais papeis que houver, e lista do que até agora «se tem cobrado, e de que pessoas, para se poder ajustar tudo, «de maneira que se consiga a egualdade e suavidade que S. «Mag.do espera por este meio.

«E da camara assim o fazer se haverá S. Mag.de por bem ser-«vido e lh'o agradecerá muito; e no que cumprir se dará por este «governo a assistencia necessaria. Lisboa, a 16 d'abril de 1632. «— O conde de Castro. — Ao conde de Castello Novo.»

## Carta do escrivão da camara a D. Jeronimo d'Athayde em 6 de maio de 1632 !

«O conde presidente, vindo a este tribunal com a ordem e coapia do que S. Mag.do escreveu ao governo, sobre a proposta que
«V. M.co n'elle fez, e querendo-se tratar na conformidade que se
«disse a V. M.co, falta o resumo do que n'este negocio se tratou
«por V. M.co com S. Mag.do, com ordem do governo, na substan«cia que V. M.co aqui o praticou e ficou de mandar.

«Sirva-se V. M.ce de o querer mandar, porque se está aguaradando por elle, para se resolver no que mais convier ao serviço «de Deus e ao de S. Magestade.

«Deus guarde a V. M.ce, hoje, da mesa e com ordem d'ella, «quinta-feira, 6 de maio de 1632 — Christovão de Magalhães.»

# Resposta de D. Jeronimo d'Athayde, na mesma data?:

«Com este será o papel que tinha feito para enviar ao sr. conde «presidente.

¹ Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. ts. 21 v.

<sup>2</sup> Ibid.

- «O officio de V. M.ce é desculpar os erros, e o será tambem a «vontade para me fazer mercê.
  - «De casa, em quinta-feira. D. Jeronimo d'Athayde.»
  - · Papel que acompanhou este escripto 1:

«Tendo S. Mag. de mandado considerar que, pelo estado a que «se havia reduzido sua fazenda, respeito das occasiões presentes. «se não podia com ella acudir às despezas, que eram necessarias, «para supportar as continuas guerras que em tantas partes intenutam os inimigos d'esta corôa, assim na India como no Brazil. «onde haviam tomado a praça de Pernambuco, e vão intentando outras, a que convém acudir com toda a promptidão e grandes «forcas, mandou tratar de um milhão de renda fixa em cada um « anno, applicado á defensão das conquistas d'este reino, incluindo an'elle quinhentos mil cruzados de sua real fazenda, de alguns efafeitos que o secretario, Diogo Soares, lhe deu por memoria; e apara os outros quinhentos mil cruzados, sendo precisamente ne-«cessario que o reino servisse a S. Mag. de com esta quantia. «pois na fazenda real não havia de que se poder valer, mandou «S. Mag. de communicar com pessoas doutas, e achando-se que «assim como o fazer estanque de qualquer cousa, que se vendesse ono reino, era regalia propria e natural de S. Mag.de, assim o eram tambem os mineraes, entre os quaes se considerava o sal: «e a este respeito, e com esta consideração, mandon S. Mag.de. «em carta do 1.º de novembro de 1631, aos srs. governadores. «se lhe situassem n'este reino quinhentos mil cruzados de renda «fixa e perpetua, e que para ella se fizesse estanque no sal, que «se venderia a 6:000 réis o moio, por junto, e a 12:000 réis «sendo pelo miudo; e emquanto se não fixasse esta renda dos aquinhentos mil cruzados, se suspendessem desde logo as quartas «partes de todas as mercès reddituaes, que S. Mag. de e os srs. «reis, seus antecessores, tinham feito a quaesquer pessoas.

«Acudiram logo a isto os srs. governadores, mandando a Ma-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.<sup>de</sup>, fs. 22.

«drid D. Jeronimo d'Athayde, filho do sr. conde de Castro, a re«presentar a S. Mag. de os grandes inconvenientes que se podiam
«seguir, com pouco effeito em seu real serviço e grandes vexa«ções em seus vassallos, por este meio que se mandava execu«tar; e que, porquanto a camara de Lisboa tinha offerecido bus«car outros meios mais suaves, S. Mag. de fôsse servido de dar
«licença que se tratasse d'elles, moderando a quantia, e que não
«fôsse perpetua.

«Ultimamente se ajustou em Madrid com o bispo de Coimbra, «a quem a camara de Lisboa tinha enviado suas cartas, e com «D. Jeronimo d'Athayde, que se o reino impuzer sobre si, por «meios que o mesmo reino escolher, com que possa pagar as ten«cas em vidas, que S. Mag.do paga de sua fazenda real, que va-«lem trezentos setenta e quatro mil cruzados, S. Mag.do desde «logo, por via de venda e contrato, haverá por livre, para sem-«pre, o sal, para nunca mais se impôr n'elle tributo algum, mais «que os que antes da provisão do estanque estavam postos; e «que esta renda, que por esta via se desempenha a S. Mag.do, fi-«cará sempre applicada á defensão e armadas d'este reino e suas «conquistas, sem se poder vender, nem dar a pessoa alguma, «nem applicar a outros usos senão aos da guerra e defensão d'este «reino e suas conquistas.

«E que assim mais o reino imponha sobre si cem mil cruza-«dos, para cada anno ir mais depressa com elles remindo as ten-«cas às pessoas que as tiverem.

«E que, assim como as tenças forem vagando, se alliviem e di-«minuam as contribuições que para ellas se impuzerem, e a parte «que se applicar á compra e desempenho d'ellas, que tudo se «administrará pelas pessoas que o reino deputar para isso.

«Para o desempenho ajudará S. Mag. de com as fazendas toma«das para os proprios, as quaes se trocarão com algumas pessoas
«que tiverem tenças, para que isso fique menos que pagar ao
«reino, ou se venderão as taes fazendas para, do procedido d'el«las, se remirem tenças; e que assim mais terá S. Mag. de consi«deração, para ir alliviando mais ao reino, de provèr de commen«das ou pensões as pessoas que tem tenças com habito de al«guma das trez ordens militares, com clausula de até serem pro«vidos.

«Mandou S. Mag.do que se não executasse, como se fazia, a di-«ligencia das coimas, e se pretende moderação nas meias annatas, «e que se tire o contrabando de que se trata, ou se dê n'elle me-«lhor fórma, como tambem de outras cousas tocantes ao bem «commum d'este reino, e de tudo se intenta que S. Mag.do se «sirva de mandar celebrar contrato irrevogavel.

«Com esta resolução mandou S. Mag.do a D. Jeronimo de «Athayde que, pela posta, viesse a este reino com uma carta para «o governo e outra para a camara de Lisboa, a qual lhe levou «D. Jeronimo de Athayde, a 4 de maio de 1632, d'onde se lhe «fez particular demonstração de agradecimento ao como havia pro«cedido na jornada, e do que n'ella se vencera, e lhe pediram «puzesse por escripto a relação que fizera de palavra no senado, «para se registrar no cartorio d'elle, e ficar por memoria.

«E porquanto S. Mag. de se referia na carta da camara ao que «se escrevia aos srs. governadores, era necessario que se enviasse «á camara a copia da carta de S. Mag. de para o governo, e com «isso se tomaria resolução no que S. Mag. de mandava. — Do go«verno se enviou a copia da carta de S. Mag. de com esta relação.
«A 6 de maio de 1632. — D. Jeronimo d'Athayde.»

6 de maio de 1632—«Assento que a cidade fez para este papel se lançar no cartorio d'ella, para a todo o tempo constar como a cidade não veiu nas cousas n'elle conteúdas» <sup>1</sup>

«Assentou a cidade que este papel de D. Jeronimo de Athayde, «que com ordem do governo passou á côrte de Madrid, a tratar «com S. Mag.do do negocio n'elle referido, se lançasse no cartorio «da cidade, e se registrasse no livro do registro, para constar a «todo o tempo como a cidade não houve tal proposta, nem d'ella «se lhe deram graças, nem de sua parte houve acceitação nem «approvação alguma 2; e só se lhe pediu este papel para a cidade

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 23 v.

Nas poucas linhas d'esta resolução transparece claramente o justificadissimo resentimento da camara, por não ter sido ouvida em negocio de tanta monta; e não quiz ella dissimular o seu despeito na carta que escreveu a

«se inteirar do que, de palavra, tinha dito n'este tribunal, sobre o «que n'elle tinha feito, para, com mais clareza e intelligencia do «que havia passado, se poder tratar d'este negocio, como convém «ao serviço de S. Mag. de e bem commum d'este reino.»

# Consulta da camara a el-rei em 6 de maio de 1632 1

«Viu-se n'este tribunal a copia da carta de V. Mag. do, de 25 de «fevereiro passado, que o secretario Filippe de Mesquita, com ordem do governo, mandou ao conde presidente, para se vêr n'elle «e se tratar da renda fixa que V. Mag. do manda, e por ella se vé «que juntamente veiu a relação que a dita carta accusa; e, para «com todo o fundamento se tratar d'esta materia, parece conveniente que se veja n'esta camara, para se tratar d'este negocio, «e se resolver como convém ao serviço de V. Mag. do — Sirva-se «V. Mag. do de o mandar dar, para se ganhar o tempo que V. Mag. do «encommenda se ganhe n'este negocio.»

Resposta do governo escripta á margem:

«Vae com esta a relação que se pede; e de crêr é que a ca-

el-rei em 28 de maio de 1632, antes com desassombro lhe fez sentir a sem razão de tal procedimento.

O papel d'alta importancia que a camara desempenhava na administração publica, e talvez ainda mais do que isso o valôr moral e intellectual do seu presidente, conde de Castello Novo, diplomata sagaz e muito habil, não sómente concitava a inveja e a animadversão dos demais tribunaes, mas crêmos que até algumas vezes do proprio governo.

O caso é que este, ou porque lhe receiasse a opposição, ou porque desejasse desconsideral-a, fazendo-se valer, a si e aos seus, o que é o mais certo, ou emfim porque se sentisse apertado pelos poderes superiores, para fazer seguir certas medidas financeiras, que ella combatia com fortes argumentos, tentava diminuir-lhe o prestigio e afastal-a quanto possivel da interferencia nos negocios do estado.

No caso sujeito é bem significativo o facto de ter sido mandado a Madrido proprio filho do governador, para tratar de assumpte tão grave sem conhecimento da cidade.

Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 26.

«mara procederá n'esta materia com tanto zelo, como faz em toadas as que tocam ao serviço de S. Mag. de e bem publico d'estes
areinos. Lisboa, 7 de maio de 632.»

# A relação é a seguinte 1:

| Poze galeões de 500 toneladas portuguezas, são      | 6:000  |
|-----------------------------------------------------|--------|
| «Doze navios de 300 toneladas                       | 3:600  |
| «Seis patachos de 140 toneladas                     | 840    |
| «Sommam as toneladas portuguezas d'estas trinta em- | 10.110 |
| «barcações                                          | 10:440 |

«que reduzidas á arqueação da corôa de Castella, virão a ser, «pouco mais ou menos, 13:000 toneladas de Castella.

«Porque na arqueação dos navios não pode haver cousa certa, «que uns são mais abertos de praça e outros mais altos de pon«tal, porém, fazendo-se conta a razão de 13:000 toneladas, dan«do-se por cada cem, conforme ao estylo d'esta coroa, 26 homens «de guerra e dezeseis de mar, sommam as 13:000 toneladas 3:380 «homens de guerra e 2:080 de mar.

«E é de considerar que sempre na capitanía e almirante se dá «mais gente por cada cem toneladas, respeito da grandeza dos «navios; e assim á capitanía, que a respeito de 26 homens por cada cem toneladas lhe cabem 260, se lhe hão de anadir 140, «com que faz o numero de 400 infantes, a razão de 40 por cada «cem toneladas; e á almirante, que sempre deve ser navio de 700 «toneladas, lhe cabem 182, conforme a conta de 26, e a razão de «36, que parece são necessarios por cada cem toneladas, se lhe «hão de anadir 63, com que fica armada com 245 infantes.

«E a este respeito somma:

 $<sup>^1</sup>$  Liv.  $^{\circ}$  onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.  $^{d_{\circ}}$  , fs. 26 v.

Esta relação, que veiu com a carta dirigida ao governo em 25 de fevereiro de 1632, está escripta no idioma hespanhol.

| «Toda a gente de guerra«Toda a gente de mar |       |
|---------------------------------------------|-------|
| ←Toda a gente de mar e guerra               | 5:663 |

«Gastos do apparelho das trinta embarcações —

- «Para se apparelharem cada anno os trinta navios da aramada, e refazerem-se de cabos, velas, mastros e mais cousas aque forem necessarias.
- «Para se fabricarem os dois galeões ou comprarem-se todos «os annos, e fundição de artilheria.
  - «De mais d'isto se ha de advertir o seguinte:
- «Duzentos mil cruzados, que hão de ir de soccorro á India to-«dos os annos, como se prometteu ao vice-rei;
- «Cem mil cruzados para provimento dos presidios da gente, «que está e se ha de ir enviando ao Brazil, e ainda não bastam; «Trinta mil cruzados para provimento da Mina.
- «De mais d'isto as necessidades que pode haver para defeza do «reino e logares d'Africa.
- «Para isto ha os quinhentos mil cruzados da fazenda de V. «Mag.de, que o secretario Diogo Soares declarou que havia livres «de consignações;
- «Quarenta mil cruzados, pouco mais ou menos, que importará «o real d'agua, que está lançado em Lisboa e em alguns logares «do reino;
  - «Quinze mil cruzados do sustento dos soldados.
- «E adverte-se que a companhia do commercio está muito en-«fraquecida, e que será necessario, se afrouxar de todo, acudir «ás naus da India, que é uma despeza de per si.»

## Carta da camara a el-rei em 28 de maio de 1632 <sup>1</sup>

«Por mãos de D. Jeronimo de Athayde, filho do conde de Cas-«tro, governador d'este reino, recebeu esta cidade, em 4 do pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.\*, fs. 30 v.

«sente, a carta de V. Mag. de, de 25 de fevereiro passado 1; e en-«tendendo-se por ella e pela que V. Mag.de escreveu no mesmo «dia ao governo<sup>2</sup>, cuja copia se mandou a este tribunal, os meios «propostos a V. Mag.do pelo dito D. Jeronimo de Athayde, que «os governadores, sem communicação d'esta cidade, enviaram a «V. Mag.de, e a resolução que V. Mag.de foi servido mandar to-«mar sobre elles 3, sem a ouvir, estando, como está, e como as «experiencias tem mostrado, tão prompta a seu real servico, não «pode deixar de sentir a pouca conta que d'ella se fez em mate-«ria de tanta consideração, e que de força ha de ter os encontros «dos tributos presentes, miserias e apertos do tempo, que são em «todo o extremo grandes: e sobretudo não estar concluido o lan-«camento dos quinhentos mil cruzados que, por emprestimo, tem «V. Mag. de ordenado se peçam por todo o reino, como em effeito «se vão pedindo, vencendo mais com modos que com razões, os «inconvenientes referidos; e assim pareceu que convinha mais ao «servico de V. Mag. de acabar com este tão grande servico, que «de presente se lhe está fazendo, que dar principio a outro neanhum, por não arriscar a ambos, e intentar um impossivel em «tempo tão estreito. Sirva-se V. Mag.de de o haver assim por bem, «e entretanto assim ficará logar a esta cidade de se communicar «com as mais do reino e com o povo e Casa dos Vinte e Quatro,

<sup>1</sup> Vid. n'este vol. pag. 490.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., pag. 487.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A noticia de que o governo de D. Filippe pretendia constituir n'este reino, além dos onerosissimos tributos que pesavam sobre o povo, mais quinhentos mil cruzados de renda fixa, ía sobresaltando os espiritos, como se vê da seguinte carta que, com data de 14 de junho de 1632, a camara de Lisboa escreveu á do Porto, em resposta a outra que d'esta recebera:

<sup>«</sup>Recebeu a cidade a carta de V. M.ces, de 7 d'este junho, e por ella en«tendemos a informação que V. M.ces tiveram sobre o intento que S. Mag.de
«que Deus guarde, tem de que n'este reino se constituam 500 mil cruzados
«de renda fixa, e que estimarão saber o que n'isto passa. Verdade é que
«n'este tribunal se viu um capitulo de carta de S. Mag.de, que tratava d'este
«particular, sobre o que a cidade escreveu a S. Mag.de e lhe representou o
«que mais convinha a seu real serviço e bem publico do reino, de que até
«agora não teve resposta. Como vier, ou outra qualquer resolução n'esta ma«teria, avisaremos a V. M.ces, cumprindo com nossa obrigação.» — Liv.º onde
se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 31 v.

«como de pedir a V. Mag.de a queira ouvir em côrtes, como os «srs. reis, antecessores de V. Mag.de, fizeram, ainda em casos de «menos consideração que este, e V. Mag.de, conforme as que se «fizeram nas villas de Thomar e Elvas e n'esta cidade de Lisboa, «lhe occorre a mesma obrigação; e, quando por suas grandes «occupações não possa assistir a ellas pessoalmente, poderá commetter a presidencia d'ellas à pessoa que V. Mag.de lhe parecer, «e quanto mais chegada fór à de V. Mag.de, tanto maior será a «merce que esta cidade e reino receberão de V. Mag.de E é de «crêr que assim para o serviço de V. Mag.de, como para o bem «geral d'elles, se conclua n'ellas o que mais convém; ao menos «dos animos de todos faz esta cidade certo a V. Mág.de, e que «não tem vassallos que com tanto amor se disponham ao seu real «serviço.»

# Consulta da camara a el-rei em 29 de maio de 1632 <sup>1</sup>

«Teve este tribunal informação que Simão Soares, Francisco «Dias Portalegre e outros homens de negocio, assistentes na côrte «de Madrid, alcançaram de V. Mag.de licença para armarem na«vios no porto de Sevilha, e os carregarem de fazendas, para «com elles irem commerciar ao estado do Brazil; e posto que este «reino é tanto de V. Mag.de como todos os mais que V. Mag.de, «por largos annos, possue, comtudo, porque os prejuizos que «d'esta novidade se seguem são de grande consideração, e esta «cidade está certa que se se advertiram e representaram a V. «Mag.de se lhes não concederia a dita licença, pareceu a este tri«bunal que o deviamos de fazer saber a V. Mag.de para que, in«teirado d'estes inconvenientes, se sirva de mandar recolher a dita «licença, e que d'ella se não uze, nem d'outras semelhantes, em «tempo algum.

«E posto que para isto bastava ser expressa mercê que o sr. «rei D. Filippe, avô de V. Mag.do, fez a este reino, por memorial

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. fs. 32.

«que d'ella deu o duque de Ossuna na successão d'elle, como se «contem no cap.º 7.º, que é d'este theor: — Que os tratos da «India, de Guiné e d'outras partes, pertencentes a este reino, «assim descobertas como por descobrir, não se tire d'elles, nem «haja mudança do que ao presente se uza; e que os officiaes que «andarem nos ditos tratos e navios d'elles, sejam portuguezes e «naveguem em navios portuguezes.

«Bastava, para não haver innovação alguma, como nunca houve, «ainda que este reino não tivera a dita mercê, serem os ditos in«convenientes tão grandes, e de que se seguiria a total destruição «do commercio d'este reino e suas alfandegas, de que só hoje de«pende a substancia d'elle.

«V. Mag.de, em conservação d'esta corôa e juramento que so-«bre isto fez, o deve conservar na dita mercê, pois a considera-«ção que se devia fazer pelos ditos homens de negocio em algum «augmento da fazenda real, não pode trazer utilidade a respeito «do damno que a dita corôa recebe. Esperamos da real clemen-«cia e grandeza de V. Mag.de que assim o mande ordenar, por-«que além de V. Mag.de dar com isso satisfação á dita mercê, o «merece esta cidade a V. Mag.de, por quão bem acode ás occa-«siões de seu real servico.»

#### Cóta:

«O papel, que o procurador da corôa, o dr. Thomé Pinheiro «da Veiga, fez sobre esta consulta, vae lançado n'este livro a «fs. 36 v. até 40 v.»

# É o seguinte:

«Manda V. Mag. de que, como procurador da corôa d'este reino de Portugal, haja vista da consulta e recurso que o presidente e camara d'esta cidade fazem a V. Mag. de, por razão da informação, que tiveram, acêrca d'alguns homens de negocio portugue-zes, assistentes na côrte de Madrid, impetrarem ou pretenderem clicença de V. Mag. de para armarem navios em Sevilha, com fazendas, para commerciar no estado do Brazil, o que viria a ser transferir em grande parte a navegação, commercio e direitos das alfandegas do reino, com que se sustenta aquelle estado do Brazil, do reino e cidade de Lisboa para o reino e cidade de Sevilha, contra as prohibições e capitulações tão inviolavelmente observadas entre uma corôa e outra, para sua necessaria conser-

«vação; e porque uma tão grande novidade não é de crêr que se «intentasse sem algumas côres apparentes de ultilidade, com que «se occultasse o grave prejuizo e as impossibilidades d'esta ma-«teria — que são as mesmas que se os homens de negocio de «Lisboa pedissem a V. Mag. de licença para armarem navios, com «fazendas em Lisboa, para irem commerciar á India e nova Hes-«panha e navegar suas riquezas, prata e mercancias, vindo a Lis-«boa as frotas que vão a Sevilha —, pedi copia d'esta licença, «para apontar o que cumprisse ao serviço de Deus e de V. Mag. de, «e se não achou mais que a dita informação, pelo que é de crér «que seria sómente proposta a petição, sem impetração, princi-«palmente em materia tão ardua e prejudicial ao estado em que «se acha a coroa d'este reino e perigo da conservação do Brazil, aque V. Mag.de nunca era possivel ser servido tratar-se nem re-«solver-se senão pelo conselho de Portugal e communicação do «reino, como uma das cousas de maior importancia e de mais «substancia e consequencias que se tem movido n'elle; pois é no-«vidade em que não ha memoria, e tantas as prohibicões, capita-«lações e juramentos e firmidões, repetidas e confirmadas desde «o descobrimento das Indias até ao presente, assim por parte das «conquistas da coroa de Castella como das d'este reino de Portuagal, como constará das que de presente aponto, que nunca é «possivel que, sendo V. Mag.de informado inteiramente, por sua «clemencia, seja tenção sua quebral-as com tanto prejuizo de seu «real servico.

«E primeiramente, desde sua origem, tanto que Nosso Senhor «foi servido que se descobrisse a navegação, commercio e con«quista das Indias orientaes e occidentaes e novos mundos até en«tão incognitos, para propagação da S.ta Fé Catholica e para honra
«e gloria de Hespanha, logo os catholicos e prudentissimos prin«cipes d'estas corôas de Portugal e Castella entenderam que era
«impossivel poder-se conservar e continuar com as despezas do
«descobrimento e conquista de tão dilatada navegação, sem uma
«total prohibição, não sómente em respeito dos estrangeiros, se«paração entre as corôas, da navegação e commercio, do que cada
«uma descobrisse, para que, com a utilidade do trato e mercancias,
«pudessem a corôa e vassallos supportar as despezas e continuar
«as guerras e conquistas, consistindo o proveito sómente na pro-

«hibição do commercio, para o que, com diversas juntas de embai«xadores, cosmographos e deputados, dividiram o descobrimento e
«conquista por suas linhas, com prohibições, juramentos, pactos
«e firmidões e capitulações, que a nenhum dos vassallos nem na«vios d'uma corôa fôsse licito ír ás conquistas da outra, nem com«merciar nem navegar as mercadorias senão pelos naturaes, saíndo
«e tornando aos portos do reino em direitura, com penas de per«dimento de mercadorias e fazenda e naus e vida, cujos exem»plos estão nos archivos de Simancas e Lisboa, e as copias nas
«chronicas impressas, e de mão, d'estes reinos e chronistas d'el«les.

«E para mais firmidão d'esta prohibição, necessaria á sua con-«servação, recorreram aos santos pontifices, para que, como obra a principalmente ordenada para gloria de Deus, em ordem e di-«reccão ao bem espiritual, lhes confirmasse a dita separação das «conquistas e prohibição de commercio, o que pareceu tão neces-«sario para sua continuação por meio da reservação dos proveitos «d'ella, que sendo assim que Deus creou o mar e agua e o ar li-«vre e sem servidão e communs aos homens e animaes, e que os elegisladores, philosophos e poetas acham por offensa da natura aprohibir o hospicio e uso do mar e a praia e o vento, e cunctis aundamque auramque petentem, comtudo acharam os santos pon-«tifices e reis que era tão precisamente necessaria esta divisão e «prohibição do commercio e utilidade d'elle para sua conservação. «que, em ordem a este bem e ao espiritual que d'elle seguia, era «mais facil quebrar em certo modo o direito das gentes e limites «naturaes e liberdade do ar e do mar, e intitular-se um principe «senhor da conquista e da navegação e do commercio, titulos até «então desconhecidos no mundo, que permittir-se a liberdade do «commercio sem prohibição, tanto em prejuizo de uma corôa «como da outra; e assim, com grandes censuras e execrações, o aprohibiram e vedaram os santos pontifices Alexandre 6.º, Maratinho 5.º, Calixto 3.º, Nicolau 5.º e Leão 10.º, cujas copias an-«dam nos livros dos breves da Torre do Tombo e nas chronicas « de Portugal e Castella, assim impressas como manuscriptas, que «tudo se conclue n'esta prohibicão do commercio e reservação de « suas mercadorias e proveitos, que resultam por trez maneiras ao «reino e conquistas: —

- «—A primeira com a utilidade do mesmo trato e commercio «dos assucares, pau do Brazil e mais mercadorias, vindo sómente «ao reino, e índo as do reino a elle;
- «— A segunda dos direitos reaes das alfandegas e sizas, e os «mais da corôa real;
- «—A terceira, e principalmente, emquanto não havendo mais «que n'este reino os assucares e fructos do Brazil, necessariamente «vēem a elle as nações estrangeiras, acrescentando seu commercio «com as riquezas que trazem, subindo os assucares de preço, e «abatendo o valor das que trazem de fóra, enriquecendo as alfan-«degas reaes, com que o reino floresceu e esteve opulento em«quanto houve Mina, India e Brazil, que, pela ordem que se con«quistaram, se vão perdendo; e índo agora os assucares do Brazil
  «e as drogas da India a outros reinos, ficarão os portos do reino
  «e nobre imperio de Lisboa desertos, e seria salgar o reino de
  «sal, extinguir o commercio e despovoar o reino, e apressar a
  «perdição da India e Brazil.
- «É por estas razões porque no principio se fizeram as ditas «prohibições e capitulações entre as corôas; depois, no anno de «1499, succedendo o juramento do principe D. Miguel e esperança «de successão n'estas duas corôas de Portugal e Castella, o sr. «rei D. Manuel, seu pae, tornou a fazer e ratificar as ditas capi«tulações e prohibição, e no cap. 7.º d'ellas ordena o mesmo, e «que não possa ir pessoa nem navio as conquistas, senão sendo «natural e o navio do reino, e os mestres e mareantes tambem, «com grandes juramentos e bençãos a seus descendentes, cum«prindo-o, e grandes maldições se o quebrassem; entendendo que «ainda que as corôas estivessem no dominio do mesmo principe, «seu filho e descendentes, se não podiam conservar sem a dita «separação do commercio e utilidade de suas conquistas, e se fi«zessem communs.
- «O mesmo tornou o sr. rei D. Manuel, no anno de 1512, a reduzir a lei e ordenação, que hoje anda na recopilação de V. Mag.do, de Liv.o 5.º tit.o 107, prohibindo que nenhuma pessoa enem navio estrangeiro fôsse ás conquistas do reino, nem natural portuguez, senão em direitura dos portos do reino a ellas, em enavios emanantes d'elle, nem commerciassem mercadores, senão enos navios saídos dos portos d'elle, com pena de morte e perdi-

«mento de navios e fazendas, por reservar para si e seus vassal-«los o fructo, proveito e direitos e commercio do que conquista-«ram e defendiam.

«E estas mesmas capitulações do sr. rei D. Manuel tornou a ra-«tificar e confirmar o sr. rei D. Filippe, o Prudente, avô de V. «Mag.de, na patente do duque de Ossuna, concedida a este reino cem côrtes, no cap.º 1.º e 7.º, por estas palavras: - Primeira-«mente, que S. Mag. de fará juramento em fórma, de guardar to-«dos os fóros, usos e costumes e privilegios e liberdades conce-«didos a estes reinos pelos reis d'elles; Cap.º 7.º, que os tratos «da India e Guiné e de outras partes pertencentes a este reino, «assim descobertos como por descobrir, não se tirem d'elles, nem «haja mudança do que ao presente se usa, e que os officiaes, que andarem nos ditos tratos e navios, sejam portuguezes e nave-«guem em navios portuguezes. E depois de confirmar entre as «mais a dita graça, privilegio e capitulação, com força de lei con-«cedida em côrtes, e mais firmezas e juramento, acrescenta:— «E encommendo ao principe e reis, meus successores, que guar-«dem e mantenham o conteúdo n'esta carta, e fazendo assim, «como d'elles espero e tenho por certo, sejam bentos da benção ade Deus, Nosso S.or, Padre, Filho e Espirito Santo e da virgem aMaria, Nossa Snr.a, e dos bemaventurados S. Pedro e S. Paulo. «e de toda a côrte celestial e da minha; e fazendo elles o contra-«rio, ou algum d'elles, o que não creio nem espero, seja maldito «da maldição de Nosso Snr. e de Nossa Snr.ª e dos Apostolos e «da côrte celestial e da minha, que nunca cresçam, prosperem, «nem vão adiante.

«O mesmo confirmaram a seus vassallos os srs. reis D. Fi-«lippe I e II, em capitulos de côrtes, e outra vez ao tempo de seu «juramento na successão d'este seu reino; e V. Mag. de por duas «vezes, como principe e como rei, com grandes juramentos e fir-«midões.

«E no anno de 1591 o sr. rei D. Filippe fez lei, cuja copia vae «junta, em que, ratificando e acrescentando as penas da ordena«ção, ordenou que não sómente nenhuma pessoa nem navio es«trangeiro, mas nenhum portuguez nem navio portuguez pudesse «ir ao Brazil, senão em direitura, á ida e vinda, aos portos do «reino, sem escala a outra ilha ou terra que não seja do reino,

«com pena de morte, perdimento de navio e fazendas: — E acres«centa esta razão, de que procede faltar o grande trato e com«mercio, que sempre teve este reino, por causa das mercadorias
«das ditas conquistas que a elle vinham buscar as naus estrangei«ras, que d'ellas careciam, que é contra toda a razão e bom go«verno, sendo os logares das ditas conquistas descobertos e po«voados á custa do patrimonio real d'esta corôa, e com os serviços
«e merecimentos dos vassallos d'ella, para seu geral proveito e
«crescimento de minhas rendas, as quaes tambem têem recebido
«muita perda; pelo que, conformando-me com o ordenado e etc.

«E no anno de 1605 tornou o sr. rei D. Filippe II a renovar e «ampliar a dita lei, pela grande necessidade da observancia d'ella «para sua conservação, cuja copia vae junta.

«O que se observa com tanto rigor, que de presente, no anno «de 1629, 1630 e 1631, se tomaram e embargaram nove navios «portuguezes de homens portuguezes, na Bahia, Rio de Janeiro e «Angola, porque ainda que fôram dos portos d'este reino ao Brazil «e Angola levando mantimentos, comtudo fizeram escala em Ca-«narias, carregando de vinhos para aquelle estado; e. aggravando, «não fôram providos no conselho da fazenda, por se guardar com «tanta observancia a dita prohibição, que nem n'este tempo se «permittiu o contrario, porque faltando este proveito, e levando-se «a outro reino, se perderia a conquista e o estado sem haver «com que o sustentar. E seria grande deformidade estarem toma-«dos e embargados nove navios portuguezes, de naturaes do reino, «por fazerem escala em outra ilha, e irem os navios estrangeiros «de Sevilha commerciar ao Brazil: e fazendo esta corôa a des-«peza da guerra contra os hollandezes, se leve o proveito e di-«reitos a outro reino ou porto de Sevilha, para sua total per-«dição.

«Esta prohibição, que V. Mag.do manda observar nas conquisatas d'esta corôa para sua conservação, manda V. Mag.do tamo ebem, com ordens muito apertadas e todo o rigor, guardar nas conquistas da corôa de Castella; em tanto que, estando as Filipopinas e Manilha no Oriente tão separadas da mesma America, into da China e Japão, e tendo Portugal sómente nas ditas parates Machao (Macau) na China, e Malaca já mui remota, ha pena de morto e apertadas ordens, por uma corôa e outra, que ne-

«nhum hespanhol nem navio das Filippinas, venha a Machao e Ma«laca, nem de Machao e Malaca vá ás Filippinas, salvo com muni«ções, petrechos e armas, em aperto de guerra; e estas penas
«estão renovadas no anno de 1608, por cartas de V. Mag. de aos
«vice-reis da India, e de 1623 e 1626 repetidas aos capitães de
«Machao: tanto se tem entendido que se hão de perder as conquis«tas, se os proveitos e direitos de uma corôa se levarem a outra,
«e com ella o commercio e trato de seus portos. E de proximo,
«nas Indias de Castella, Mexico e Peru, foi uma rigorosa lei de V.
«Mag. de contra todos os estrangeiros e portuguezes que lá estavam,
«sobre que se compoz um livro de clamores e lagrimas para V.
«Mag. de moderar as penas.

«E sendo esta prohibição do commercio dos assucares e mais emercadorias e direitos d'elles tão necessaria para conservação « d'aquelle estado em todo o tempo, e n'este muito mais, em que « está já de todo desamparado de soccorro e esquecido, sem se fa-«lar já no Brazil como cousa perdida, nem de fazer armada, nem «poupar as forças e dinheiro do reino para o recuperar, antes estando «de todo exhausto de substancia, se deferisse ao que propõem «Simão Soares e Francisco Dias Portalegre, mercadores portugueezes, e outros cumplices, que se diz que têem pedido licença para «levar o commercio do Brazil e navegação de seus assucares a Se-«vilha, e que lá vá o proveito e os direitos, e com isso se passe «lá o trato dos que os vinham buscar a Lisboa. Será necessario que «para isso se quebrem e revoguem todas as separações, prohibi-«ções e capitulações antigas entre as corôas, as bullas e censuras «dos santos pontifices, as capitulações d'el-rei D. Manuel, as pa-«tentes do duque de Ossuna, confirmadas pelo sr. rei D. Filippe I, «os capitulos de côrtes jurados depois d'isso quatro vezes com tan-« tas firmidões, bençãos e maldições, e todas as ditas leis divinas e «humanas.

«E nada d'isto se devia representar a V. Mag.de, e muito me«nos que estas licenças e materias, conforme as mesmas paten«tes, capitulos de côrtes, fóros e privilegios jurados, não se podem
«tratar senão no conselho de Portugal e reino; e, havendo-se de
«alterar, seria necessario em outras côrtes e em Portugal; e não
«sendo vinda ordem alguma ao reino até agora para se propôr e
«tratar tal materia, não é de crêr que esteja concedido por V.

«Mag.de. antes, estando o reino no estado em que está, se póde «muito reparar em que estes mercadores saídos do reino, e os mais «cumplices que se fôram como fugidos com odio d'elle, tenham al-«guma intelligencia com os inimigos da coroa e rebeldes de Flandres, «e com alguma tenção intentam isto para perdição d'aquelle estado «e do reino de que se saíram; porque, estando a coroa tão con-«sumida com as muitas despezas e contribuições, a que as neces-«sidades de V. Mag. de obrigaram a valer-se de seus leaes vassallos. «se tendo-se comecado a tirar este anno as meias annatas, que im-«portam tão grande somma tirada do melhor do reino, de que V. «Mag.de não será servido, sobre os 220 mil cruzados e mais da exatracta do sal e outras sommas, que se levaram d'elle, quando havia mister o soccorro de todos os outros reinos, ficando de todo «desesperado o soccorro do Brazil, e sem esperança de remedio «para o diante, tratar agora de que o ultimo refugio e utilidade «dos assucares e seus direitos se leve do reino, e não tenham para «que vir a elle navios de fóra, e não fique com que acudir áquelles «vassallos, de todo desamparados, nem com um pouco de biscoito, anem vestidos de estopa com que se cubram, se pode temer o in-«tento d'esta proposta e a perdição d'aquelle estado, ficando á conta «do reino os hollandezes armados e suas armadas, e o ultimo es-«forço das mercancias para o reparar levar-se a Sevilha, o que «nunca estes homens se póde crêr que inventem com bom intento.

«Porque se os inimigos da monarchia de V. Mag. de se junta«ram em conselho, buscando meios contra ella, e para a impossibilitar ao soccorro do Brazil e India, parece impossivel que ca
«irão em muitas das cousas, que os naturaes d'este reino inven«tam, encaminhadas á sua total ruina, contra o serviço de V. Mag. de,
«a muitas das quaes V. Mag. de, por sua clemencia, foi servido
«atalhar, como de sua real clemencia e benignidade se deve espe«rar se faça n'esta novidade, tão prejudicial e para total perdição e
«despovoação do reino, principalmente quando o mesmo que pe«dem e intentam os mesmos mercadores de levar mercadorias ao
«Brazil, e irem lá commerciar, se póde fazer sem quebrantamento
«das ditas leis e privilegios, ordenando que este Simão Soares e
«mais mercadores venham a este reino ou mandem seus respon«dentes, para que dos portos do reino sáiam os navios e tornem
«a elles com seus assucares e mercancias, como até agora se fez,

«pagando seus direitos, conseguindo-se assim tudo o que se pode «representar de utilidade e commodidade, e com observancia das «leis e ordens sobreditas, sem o trato do Brazil se levar a Sevi«lha, nem o trato e commercio das Indias se traspassar a Lisboa.

«E o que principalmente é obrigação minha lembrar, para me«lhor serviço de V. Mag.do, é que, propondo-se esta ou outra cousa
«semelhante em contrario, e com alteração dos privilegios e pa«tentes e capitulos do reino, por V. Mag.do e srs. reis concedidos
«para boa administração e augmento d'elles, seja V. Mag.do ser«vido mandar que se tratem e vejam as taes propostas no reino,
«por seus tribunaes e governo, onde ha perfeita experiencia das
«materias, para se propôr a V. Mag.do o que cumprir, e V. Mag.do
«escolher o que fôr mais serviço de Deus e seu e bem de seus
«reinos, que sempre será conforme aos privilegios e mercês que lhe
«são concedidas, e a primeira e principal é não se tratarem nem
«resolverem estas materias fóra d'elle.»

13 de junho de 1632—«Registro da copia d'uma carta que S. Mag.<sup>de</sup> escreveu ao governo sobre os quinhentos mil cruzados de renda fixa, que o conde presidente trouxe á camara <sup>1</sup>»

«Conde governador amigo, eu el-rei vos envio muito saudar «como áquelle que amo. Vi uma consulta do conselho de estado, «que me enviastes com carta vossa, em resposta da que mandei «escrever a esse governo, em 25 de fevereiro passado 2, acérca da «proposta que D. Jeronimo de Athayde me fez, de que se me lar-«gariam logo as tenças, que minha fazenda paga n'esse reino, e «se me daria a mais quantidade até quarenta mil cruzados de «renda fixa, de mais dos quinhentos mil que ha de minha fazen-«da, para com isso tratar dos effeitos que se vos tem communi-«cado; e pareceu-me dizer-vos que não havia para que acceitar o «conselho de estado o offerecimento que se me havia feito por D. «Jeronimo, pois foi por ordem d'esse governo e com carta de «crença sua; demais que esta diligencia, de modo em que elle of-

<sup>1</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.do fs. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. n'este vol. pag. 487.

« fereceu, se entendeu que estava já feita e com approvação para « se dar á execução, de que cri que a quinze dias de como paratiu d'aqui a houvera tomado com o despacho, por cuja causa « mandei parar na extracção do sal que estivera já corrente.

«E assim, o de que o governo havia de tratar sómente, era dos «meios que se havia de executar a proposta, ficando-me logo li«vres as tenças para me poder valer das rendas d'ellas, e acu«dir com o soccorro e remedio prompto ao Brazil e ás mais con«quistas d'esse reino, pois estão em tanto perigo, como se me
«tem representado por cartas d'esse governo e consultas do con«selho de estado, e não interpôr propostas de inconvenientes e
«declaradas por mim e em meu nome a D. Jeronimo, com cuja
«dilação pode crescer o damno e ser depois irreparavel; pela qual
«razão convinha caminhar em negocios tão precisos, com a bre«vidade que é necessaria, para cujo effeito deixei á vossa dispo«sição o encaminhar a materia e não desviar com as dilações, o
«que tanto importa a meu serviço e bem publico d'esse reino e
«seus vassallos.

«E pois convém ganhar o tempo que com ella se perdeu até «agora, e vós me dizeis na carta referida, que por meio do conde ade Castello Novo e do conde de Miranda se iria dando principio «á disposição do serviço, e das imposições para elle, com as ca-«maras de Lisboa e do Porto, que são as duas principaes das «cinco do primeiro banco de côrtes, fareis logo proseguir este ca-«minho que tendes comecado, com toda a brevidade possivel, pois «vos é presente quão necessario é que se consiga logo, fazendo aprevenções com as outras trez camaras, porque as cinco do pri-«meiro são bastantes e se obrou com ellas em outras occasiões «d'esta qualidade, e em casos e tempos menos apertados, sem se-«rem necessarias juntas de pessoas dos bracos das côrtes, que anão servirão que de maiores embaraços e difficuldades, como se «disse a D. Jeronimo, propondo elle esta mesma junta que agora «com mais razão se deve escusar. E aos condes de Castello Novo «e de Miranda mando agradecer, como apontais, o bem que pro-«cederam n'isto, encarregando-lhes que caminhem logo na execu-«cão da materia, e que se communiquem comvosco no que for ne-«cessario para melhor encaminhamento d'ella, para o que houve «por bem que se não nomeiem novos officiaes para a camara do

«Porto, como o conde de Miranda apontou; e por vossa parte se «farão todas as diligencias e prevenções necessarias, para que, «com toda a brevidade, se consiga o effeito do que por esse go«verno se me offereceu, como fica dito, e em razão d'isso vos or«denei que o fizesseis sem esperar novas ordens minhas. Escripta «em Madrid, etc.

# Assento de vereação de 19 de junho de 1632 1

Resolve a camara dar cem mil réis de esmola ao hospital de Todos os Santos, para ajuda de se curarem os pobres enfermos d'aquella casa, que se acha com necessidade, conforme diz a portaria a da mesma data, que antorisa esta resolução.

## Minuta da consulta que a camara dirigiu a el-rei em 21 de junho de 1632 ;

«Senhor - No anno de 1625, estando presidio em Cascaes, que-«rendo aqui o capitão dos ginetes e infanteria obrigar aos officiaes •da cidade e seus cidadãos fôssem ás companhias, como os mais, epediu a cidade a V. Mag. de, por uma consulta, os houvesse por «escusos, pois no tempo de guerra são elles mais necessarios «que em outro nenhum, para acudir ás muitas obrigações que centão lhe correm, como são ordenar mantimentos, acudir ás portas da cidade e reformação de seus muros, e a outras cousas do «governo d'ella, ás quaes em nenhum modo poderá dar cumpriemento, faltando-lhe os ditos officiaes e cidadãos, por quem se cha de repartir este trabalho; e, ou quando não, lhe désse V. «Mag.de licença para de todos se ordenar uma companhia, por se «usar o mesmo em outra occasião, servindo de presidente D. Pe-«dro de Almeida, que foi capitão d'ella, e que n'aquella occasião 40 podia ser o conde presidente; e que assim esperava a cidade aque V. Mag. de o mandasse ordenar, e conservando-a em sua au-

<sup>1</sup> Liv.º m d'Assentos, fs. 26.

<sup>2</sup> Thid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv.º r de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe nr, fs. 170.

«toridade, e por este modo ficava V. Mag. de melhor servido, e a «cidade com officiaes que lhe acudissem; ao que V. Mag. de então «deferiu sómente com mandar que ella apontasse rol dos officiaes, «que eram necessarios e estavam precisamente occupados em seu «serviço, sobre o que fez o rol que com esta será. E logo n'aquelle «tempo mandou passar portaria para que o conde de S. la Cruz os «desobrigasse, cuja copia tambem se envia a V. Mag. de, a qual «n'aquella occasião se guardou. Isto é o que a cidade tem feito so-«bre esta materia l, e não se acham na camara outras nenhumas «ordens nem privilegios.»

## Assento de vereação de 22 de junho de 1632 <sup>2</sup>

«Em 21 de junho de 632 anos entregou Paulo Coelho, em «mesa, o conhesim<sup>to</sup> en forma de q<sup>tro</sup> mil tt.<sup>dos</sup>, q̃ a cidade em«prestou pª a ocasião de Cascais ³, e se meteo na gaueta do es«criuão da camr.<sup>a</sup>»

## Capitulo da carta regia de 29 de junho de 1632 <sup>4</sup>

«Hauendo visto dous memoriais do duque de Hijar, em hum «dos quais se queixa q̃ hauendo eu mandado meter de posse de «Alanquer a seu filho, como a tinha seu auó, lha hauia retido «Gabriel Pereira de Castro, q̃ serue de chanceler mor, e não hauia «querido assinar nem selar o despacho; e, no outro memorial, q̃ o «conselho da fasenda hauia despachado prouizão, para q̃ se cobrasse «a renda do regengo de Guimarães, turbando a seu filho a posse «delle <sup>5</sup>. E ouue pr bem de resoluer que o dezembargo do paço «cumpra e execute, e faça cumprir e executar, com effeito, o q̃

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. n'este vol. pag. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. m d'Assentos, fs. 26 v.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Refere-se naturalmente ás quantias emprestadas pela cidade, no anno de 1625, para a fortificação e presidio de Cascaes.

<sup>4</sup> Liv. or d'el-rei D. Filippe III, fs. 182.

<sup>5</sup> As palayras em italico acham-se sublinhadas no proprio documento.

«tenho resoluto e mandado acerca da posse de Alanquer, e q sa«que os despachos de donde estiuerem, e não dee lugar a q os
«retenha e embaraçe Gabriel Pereira de Castro, nem outra pes«soa algua, com cominação de graues pennas e de minha indi«gnação. E no toçante ao reguengo de Guimarães, por correr e
«militar a mesma razão e justificação, ordenareis ao conselho da
«fazenda q alçe a mão de cobrar a renda, e a deixem ir gosando
«e possuindo à parte, e q sem noua ordem minha não se innoue
«nem disponha em couza algua 1. E de tudo se ordenara q o con«selho da fazenda e Gabriel Pereira de Castro informem e en«uiem logo a causa e razão do q hão feito, e vos assistireis e
«acudireis a cumprim¹o e execução de todo o referido, aduertindo
«q me terey por desseruido de q se não faça sob. car. de quaes«quer pretextos.»

### Carta regia de 4 de julho de 1632 <sup>2</sup>

Esta carta é dirigida ao conde presidente da camara, dizendodhe o seguinte: — «As occasiões presentes não dão logar a se «proceder em nada com dilação, mas antes procurar ganhar os «minutos do tempo; e assim vos encommendo e encarrego muito «que, com toda a brevidade possivel, trateis de ajustar com a ca-«mara d'essa cidade o que vos encarreguei por carta de 13 de «junho passado ³, acérca de se me haverem de largar as tenças, que «minha fazenda paga n'esse reino, em logar dos quinhentos mil «cruzados de renda fixa, de que mandava tratar ⁴, para me poder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. n'este vol. pag. 443, e adiante a consulta da camara a el-rei em 13 de julho de 1632.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. o d'el-rei D. Filippe 111, fs. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vid. n'este vol. pag. 509.

<sup>4</sup> O governador do reino, para se mostrar digno do alto cargo a que tinha sido chamado, e captar o bom animo do valído, merecendo-lhe a confiança, depois de tomar o pulso ao paiz e de conhecer o estado de excitação, que lhe produzira a imminente sangria de mais quinhentos mil cruzados de renda fixa por anno; vendo que o decrepito heroe da edade medieval parecia querer reunir todas as debeis forças de que ainda dispunha, e reagir contra semelhante enormidade, inventou outro meio de conceder os referidos quinhentos mil cruzados de renda, tentando illudir o velho tonto, que principiando a sua

«valer logo d'este effeito em outros do meu serviço, que são tão «urgentes, como vos é presente.»

# Consulta da camara a el-rei em 10 de julho de 1632 <sup>1</sup>

«Por portaria do governo, de 6 d'este mez de julho, mandou «V. Mag. 4º que a camara respondesse a dois capitulos de carta «de V. Mag. de, escriptos sobre a cidade mandar fazer a obra do

carreira de dissipação e de desenfreada immoralidade no venturoso reinado do ainda mais venturoso D. Manuel, para ahi jazia expiando os seus crimes e a sua imprevidencia, qual leão da fabula soffrendo o humilhante couce do burro.

D. Filippe acceitou a substituição que lhe propoz D. Jeronimo de Athayde, filho do conde de Castro d'Ayre, em nome do governo, dispondo-se a largar por mão o estanque do sal, ficando-lhe livres os rendimentos da corôa, que se applicavam ao pagamento das tenças, e o reino obrigado a este encargo e ao desempenho d'ellas, nos termos e nas condições constantes do capitulo da carta regia de 25 de fevereiro de 1632, retro transcripto.

A' camara de Lisboa surprehendeu o procedimento do governo, que sem mais considerações se dispuzera só por si a tratar de negocios tão melindrosos, não se aconselhando com outras entidades, que mais de perto tinham de intervir na execução de todas as medidas financeiras, e dando assim provas do seu pouco criterio.

Não dissimulou a má impressão que lhe causara este facto; consignou a desconsideração que soffrera, e guardou-se de tomar qualquer compromisso em semelhante conjunctura.

Porém, ás instancias do governo de Madrid para que se désse immediato cumprimento áquelles meios, a camara de Lisboa, sem os contestar, respondeu com o assento de vereação de 7 d'agosto de 1632, cuja copia enviou a el-rei com a carta de 9 do mesmo mez e anno, reproduzindo velhos pedidos, por effeito dos quaes presumia chegar-se ao mesmo resultado do desempenho das tenças e augmento do patrimonio real, escusando-se o emprego d'outras medidas, que, pelo estado miseravel em que o paiz se achava, se tornariam demasiado vexatorias.

A essas diligencias continuava o conde duque a oppôr evasivas e respostas machiavelicas, como as que se encontram na carta regia de 12 de setembro do dito anno, visto que com razões plausiveis não as podia refutar. Todavia é certo que de taes processos resultavam delongas que muito lhe irritavam o espirito.

<sup>1</sup> Liv.° onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.\*, fs. 34 v.

«retabolo de S. Vicente, que está na Sé i, e outro para ella to-«mar á sua conta a creação dos engeitados. E porquanto tem este «senado significado a V. Mag.de as muitas razões, que ha, para «não tomar sobre si estes dois encargos, tão alheios de sua obrigação, torna de novo repetil-as a V. Mag.de, representando-lhe, «acêrca do retabolo do glorioso santo, como é obrigação propria «do cabido da Sé d'esta cidade fazer a despeza de semelhantes «obras, da renda da fabrica que a mesma egreja tem para fazer «todas as que lhe são necessarias; e não parece conveniente que «sendo os conegos, senhores da egreja major, tão grossos em ren-«das, com assistencias de todos os dias junto ao altar do mesmo «santo, lhe mande a camara fazer obras na sua mesma casa, a «que elles são obrigados ornar com as posses que para isso têem, «que são muito maiores que as da camara d'esta cidade; seguin-«do-se maior inconveniente, como é mandar V. Mag.de que do «rendimento do real d'agua se faca a dita despeza, o que não tem «logar, por todo o rendimento d'elle se dispender nos juros que «esta cidade paga, de cujo valor se fez serviço a V. Mag. de em «todas as occasiões que se offereceram; de maneira que do dito «direito não ha sobejo algum, e menos o tem de suas rendas, «pois são tão limitadas que d'ellas se não pode tirar para se fa-«zerem as obras publicas.

«E esta é a razão que esta camara tem para todos os annos «duvidar fazer a festa da trasladação de S. Vicente, a qual os co«negos fizeram sempre até ao anno de 1614, e no de 1615, achan«do-se o cofre em que está o corpo do santo, fez a cidade por «sua devoção a festa, continuando n'ella alguns annos. Indo as «despezas crescendo se reparou muitas vezes n'este gasto, e, «como no governo assistissem os arcebispos passados, foi o mesmo «geverno obrigando a que a cidade fizesse o gasto d'esta festa, «que são oitenta e cem mil réis em cada um anno. Assim que «uma e outra despeza pertence ao cabido, a quem V. Mag.de «deve mandar que corra com ella, alliviando esta cidade, pois tem «feito tanta em todas as occasiões do serviço de V. Mag.de, d'onde «se lhe tem seguido o grande empenho em que está?.

<sup>1</sup> Vid. n'este vol. pag. 448.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A margem lê-se:

«E quanto á segunda obrigação dos engeitados, que V. Mag.do «manda que esta cidade tome sobre si, ella por vezes tem significado a V. Mag.do, como lhe não occorre a tal obrigação, e é propria dos irmãos da mesa da misericordia, como administradores «das rendas do hospital real, aonde se ajuntaram todos os que «n'esta cidade havia, com suas rendas, que eram de muita quantia, ás applicadas para a creação dos engeitados.

«E bem se vê não ser este particular da obrigação d'esta ca-«mara, pois nunca de tempo immemorial a esta parte se costu-«mou, antes o fôram continuando sempre os administradores do «mesmo hospital real, declarando a Ord. L.º 1.º, tit.º 87.º § 11.º, «aonde desobriga a camara da creação dos engeitados, em razão «de haver n'esta cidade hospital.

«E por ella entender a muita justiça que tem n'esta materia, «tem pedido a V. Mag. de juiz para n'ella ser ouvida, ao que até agora se lhe não respondeu; e fiado este tribunal na mesma jus-«tiça, que em seu favor é notoria, impugnou as ordens que V. «Mag. de até agora lhe mandou para tomar sobre si este imposto, «mórmente que, tirando esta cidade forças de fraqueza, sempre «fez as esmolas que pôde aos pobres do dito hospital.

«E pois V. Mag. do foi servido, attento a pouca renda que tem «esta camara, de lhe fazer mercé que ella apontasse em que lh'a «poderia acrescentar, em consideração das muitas despezas de «obras publicas que faz, e a que é obrigada acudir, assim dentro «d'esta cidade como em todo o termo d'ella, não será justo que «lhe venha de novo uma obrigação, que leva de despeza todos os «annos um conto de réis, em tempo que as rendas d'esta cidade «estão em diminuição, e não bastam para acudir ás obrigações «proprias: — Pelo que pedimos a V. Mag. do seja servido haver «por escusa esta camara d'estas despezas, que lhe querem impôr, «e que dêem cumprimento a ellas as pessoas que a isso são obrigadas, pelas razões que n'esta se aponta a V. Mag. do, ou nos faça «mercê dar juiz que nos ouça de nossa justiça 1.»

<sup>«</sup>Esta parte d'esta consulta se reformou em 24 de setembro de 1633, e foi «ao governo.»

<sup>«</sup>Reformada outra vez em 20 d'outubro 1633.»

Diz uma nota exarada á margem :

## Ordem do governo de 12 de julho de 16321

«S. M.de manda que se faça delligencia com as camaras, que cinda não tem seruido para o soccorro da India, para que o facção na fórma em que o tem feito as maes, concedendo a noua imposissão do real dagoa e o sustento dos soldados; e porque coi de grande effeito, para o que se conseguio, o exemplo desta cidade, e o que a camara della escreueo as outras camaras, aonde forão os dout. Fer Fernão Cabral e João de Frias Salazar, e concuem que do mesmo modo escreua agora: ordene a camra que na mesma sustancia se fação cartas ate quarenta, as quaes se me cenuiarão com toda a breuidada, e virão cerradas com o sello da cidade, porem não trarão sobrescritos, porque estes se lhes po-

## Resolução da camara:

«Asentouse en mensa q se expedissem as quarenta cartas, na «forma en que se manda. Mensa, 12 de julho de 632.»

## Consulta da camara a el-rei em 13 de julho de 1632 <sup>2</sup>

«Informado V. Mag. de do muito que importava a seu serviço e «bem commum d'este reino, ser restituida a corôa do alheado nas «pessoas, que não eram naturaes ³, contra as capitulações jura-das, mandon, por carta de 3 d'outubro de 1622, que as causas «movidas contra o duque de Lerma, marquez d'Alemquer e con-des de Benavente se determinassem breve e summariamente, e «o procurador da corôa, no juizo d'ella, requeresse o direito de «V. Mag. de e corôa, encommendando muito ao governo désse para «isso as ordens necessarias, e fazendo o mesmo por outras vezes.

<sup>«</sup>Aos 10 de maio de 1634 pediu o sr. vice-rei uma copia d'esta consulta e «se lhe mandou por mão do conde presidente.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o 1 do Provimento d'agua, fs. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 40 v.

<sup>3</sup> Vid. n'este vol. pag. 512.

«Acabou-se com o duque e condes sem até agora se fazer com o «marquez, por se não haverem atalhado, como convinha, ás dila«ções tão oppostas ao bem e santo intento de V. Mag.de, que tam«bem foi servido, a instancia d'esta camara, mandar o mesmo em 
«janeiro de 1629 e no abril seguinte, sem com tantas ordens se 
«acabar com cousa tão justa.

«E porque de tanta dilação resultam muitas e más consequen«cias contra o serviço real e tão trabalhado reino, e convem bre«vidade na determinação d'este e mais negocios d'esta qualidade:
«—Pedimos a V. Mag. de haja por seu serviço mandar chamar ao
«procurador da corôa e encarregar-lhe que, com todo cuidado,
«acabe com estes negocios; e portaria ao regedor para que, com
«o mesmo, puxe por a determinação, no que esta cidade e reino
«receberá particular mercé.»

#### Capitulo da carta regia de 14 de julho de 1632 <sup>1</sup>

Em virtude do que foi exposto pelo governo sobre uma consulta da camara, nomeia el-rei, para o exame das contas do real d'agua, a Francisco d'Almeida Cabral, em substituição do dr. Roque da Silveira, a quem, por fallecimento do dr. Belchior Dias Preto, fôra incumbida aquella diligencia <sup>2</sup>, e da qual, ao que parece, tambem se não desempenhára.

## Carta que a camara escreveu para Madrid em 3 d'agosto de 1632 ;

«Tem o desembargo adquirido tanta jurisdicção contra as sen-«tenças, que se dão n'este tribunal, ainda sobre cousas de almo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. «Elementos», tom. 11, pag. 260, not., ou alvarás regios de 23 d'agosto de 1614 e de 31 d'agosto de 1617 no liv. v de reg. de Provisões de reis, fs. 107 v. e 113.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv.º 1 de cons. e dec. d'el-rei D. Filippe III, fs. 171.

Da minuta, que transcrevemos, não consta a quem esta carta foi dirigida: talvez a D. Francisco Mascarenhas — vid. pag. 432 d'este vol.

atacaria, que são privativamente da jurisdicção d'ella, sem appella-«cão nem aggravo, só com o governo lhe commetter as petições «que se interpõem da camara, para se lhe consultar o que pare-«cer, que não ha autos que não avoquem a si, nem resolução n'el-«les que não seja contra o que a cidade tem julgado, que é o que «convém ao serviço de S. Mag. de e boa administração da justiça «d'ella: e entre muitas se deu ora uma sentenca em favor de um «Antonio Dias Ximenes, regatão e atravessador de mantimentos, em «que o desobriga de dar terco ao povo, de oito caixas de assu-«car que comprou, em total destruição do governo d'elle, alte-«rando as posturas da cidade e provisões de S. Mag. de sobre isso «passadas, que tudo S. Mag. de verá mais por extenso no papel «junto; e indo esta sentenca a confirmar pelo governo, se duvidou «n'elle, por se logo entender ser dada contra razão, e tem a cidade «por verdadeira informação que se remetteu a essa côrte. Convém «que V. m.ce, com todo o cuidado, se empregue n'este negocio, «instruindo a esses senhores do conselho a justica da cidade, e equanto convém atalhar esta resolução, porque do contrario se «seguirão mil inconvenientes contra o bem publico d'este povo, aque tudo redunda em serviço de S. Mag.do, que elle não deve «permittir: e avisar-nos V. m.ce assim d'este negocio, como dos «mais que lhe são encarregados, e em particular do que tem feito «sobre a saca de pão das partes de Andaluzia para esta cidade, que «lhe tem encarregado.»

No verso d'esta minuta lé-se o seguinte:

«Oppozeram os juizes do officio dos confeiteiros uma acção na «Casinha contra um Antonio Dias Ximenes, regatão, sobre dezesete caixas de assucar que atravessou n'esta cidade, em que lhe «pediram os dois terços, na fórma da postura, f.º 147; e, contesatada a acção, o almotacé o condemnou em seis mil reis, e que «entregasse os dois terços dos assucares aos confeiteiros, na fórma «da postura, da qual sentença o dito regatão appellou para este «senado, aonde fóram os autos trazidos. E tratando-se em mesa «grande se accordou que era bem julgado pelo almotacé, visto a «postura, de que o regatão aggravou para o paço, e foi provido «contra as posturas d'este senado, que foi em muito prejuizo do «povo, e contra o bem commum, pela muita largueza em que os «regatões ficam livres de dar terços ao povo. Levando-se a con-

«firmar no governo, o sr. governador o remetteu à côrte de Ma-«drid, e vae sabbado.

«V. S.a, com o senado, deve acudir pela jurisdicção d'esta ci-«dade e posturas d'este senado, escrevendo a S. Mag. de que nas «sentencas se guarde a forma das posturas, e n'isto fará muita «mercè a todos os officios, e evitará tão grandes regatias como ha «n'esta cidade.»

## Assento de vereação de 7 d'agosto de 1632 <sup>1</sup>

«Vendosse em mesa as cartas que S. Mag. de escreueu ao goquerno e à camara em 21 de mayo, e 2 d'agosto e 31 de dez. ro do anno passado, e a ultima de quatro de julho deste presente anno<sup>2</sup>. «e considerandosse a necessidade que auia de socorrer as conquis-«tas desta coroa, e a muita impossibilidade em q estão os vassalos «della, pellas muitas imposições q de nouo se tem posto, e a grande «falta de comercio, se assentou, plos abaixo asinados, que se repre-«sentasse a S. Mag. de o amor e uontade, com que seus vassalos «desejão acudir á recuperação de suas conquistas, e a impossibi-«lidade em que se achão pera o poderem fazer com nouas imposi-«cões: e se lhe proponhão os effeitos que ainda pode auer no pa-«trimonio real, e assi pello que de nouo lhe acresceo, como por «reformação d'alguas desp.as, que no estado presente se podem «escusar, com o q se entende podera S. Mag. de alcansar o desem-«penho das tenças de prouida, que pello gouerno se lhe propos.

«Em rezão do que se pede a S. Mag.de seja seruido mandar aque as armadas de Castella se proueião em portos daquella co-«roa, como sempre foi, e q os rendimentos da coroa deste reino. «de ql quer qualidade que sejão, se gastem só nas armadas della. «e na recuperação de suas conquistas, e não em outros effeitos, «pois com isto se contrasta, diuerte e impossibilita o inimigo co-«mũm.

«Oue S. Mag.de nos faça m. mandar se cumpra inuiolauelm.te.

<sup>1</sup> Liv. m d'Assentos, fs. 27 v.

<sup>2</sup> Vid. n'este vol. pag. 513.

«sem admitir replica, o q̃ tem prometido à camara desta cidade «quando impos o nouo real d'agoa pera o socorro da India, de se «tirarem logo com effeito os bes da coroa, q̃ estão dados a es-«trang.ro» contra os prinilegios do Rn.º e testam.to do s.ºr rey Dom «Philippe, que Deos tem; e que os rendimentos destes bes se apli-«que a este desempenho.

«Que, pera o mesmo effeito, contribuão os donatarios da coroa, «que actualm.¹º não seruirem, per si ou por seus filhos, nas guer«ras e conquistas desta coroa, com a quinta parte do rendim.¹º
«dos bēs que possuem e sairão della, por estes serem obrigados
«ás necessidades da coroa pr.º que os dos pouos.

«Que as meas annatas,  $\tilde{q}$  S. Mag. de tem postas, se moderem, e «que todo o rendimento dellas se aplique a este desempenho, por «ser renda  $\tilde{q}$  de nouo acresceo ao patrimonio real, e saida dos «officios e bes dos vassalos desta coroa.

 ${}^{\circ}$ Que da mesma man^{ra} se aplique, pera este desempenho, o  ${}^{\circ}$ rendimento dos dezoito reales que de nouo se puzerão na exetracção do sal, e assi o da repisa do bagaço d'azeitona, por tudo  ${}^{\circ}$ ser renda  $\tilde{q}$  acresceo ao patrimonio desta coroa, e que está obrigada ás necessidades della.

«Que S. Mag. de seja seruido mandar aleuantar o contrabando, «pois a experiencia tem mostrado que com elle se não milhora, «antes he de prejuizo a seu real seruiço, e de m. to daño ao ren-«dimento de suas alfandegas e vassalos deste Rn.º; ou que nas «fazendas que uierem de contrabando se ponhão os trinta por «cento, q antiguam.to ouue, e que isto se administre por portu-«gueses, e o rendimento se aplique a este desempenho, e despois «delle ás desp.25 da guerra e recuperação de suas conquistas; e «q tambem se lhe apliquem os proprios, q agora ha e ao diante «ouuer na fazenda real, como S. Mag. de nos fez merce offerecer «por carta sua. E porque nella nos fez tambem m. mandar de-«clarar que proueria de comenda as pessoas a que estauão dadas «tenças, pedimos nos faça merce mandar que a quarta parte das «comendas, q uagarem, se apliquem a este desempenho, pera «com ellas ficarem liures as dittas tenças; e que da mesma ma-«neira nos faca m. mandar q, pera este desempenho, se aplique ca ametade das pensões, que S. Mag.de pode prouer nos bispa-«dos, pois a necessidade he publica, e esta deue preferir à como«didade dos particulares; e que pera isto se peça bulla ou breue «a S. S.de, sendo necessario.

«Que da mesma maneira se aplique o rendim. to do pr.º anno ados bispados e igrejas do padroado, q uagarem, pedindosse tamwhem aprouação a S. S. de

«Que se extinguão as conductas de medicos q ha na Universidade de Coimbra, prohibindo aos christãos nouos não possão estudar aquella sciencia, porque isto bastará pra auer medicos
christãos uelhos 4, que he o que se pertendeo na criação das dittas conductas; e que, ficando liures as camaras do Rn.º da contribuição que pera isto fazem, dem as dittas camaras, emquanto
durar o ditto desempenho, a terça parte das rendas que lhe ficarem liures, alem da terça que tem dado pera as fortificações.

«Que com effecto se extinguão as coutadas, como S. Mag. de «tem ordenado, e que os selarios e mais despezas que nellas se «fazem se apliquem a este desempenho; e assi o que renderem «as sesmarias, que se hão de fazer nas terras, que agora são cou-«tadas, na forma  $\tilde{q}$  ordenaua o marquez de Castel R.º

«Que S. Mag.do se sirua de mandar reformar as desp.as, que «se fazem na casa real deste Rn.o, sendo muitas escusadas q.do «nelle não assiste principe; e se extinguirão muitos officios que «nella e na fazenda real se podem escusar, e os ordenados se apliquem a este desempenho.

«Que se continue com a redução dos juros de 16 a 20 o milhar, por se ter entendido que os de mór importancia estão por «reduzir, e o que se milhorar se aplique ao mesmo desempenho.

«Que se reformem os ordenados e algüas dep. as q se fazem na «cobrança do rendim. to da bulla da cruzada, e se tirem deste ren«dim. to as pensões que delle se paguão ao colegio de Salamanca,
ados P. to da Companhia, por não ser despeza pertencente a esta
acoroa, e que o que disto sobejar se aplique ao d. desempenho.

«Que o fisco das inquisições deste Rn.º pague cada anno a por-«ção que parecer justa, pera com ella se ajudar este desempenho «ate estar de todo liure.

Antes d'el-rei D. José ter reformado a Universidade de Coimbra, de pouco ou nenhum conceito gozavam os nossos medicos e cirurgiões; por isso, nos grandes centros de população, eram preferidos os estrangeiros.

«Que, quando tudo isto não bastar pera o d. desempenho, se «aplique a noua imposição do real d'agoa, assi nesta cidade como «no Rn.º, e assī os soldados das pias que se prometerão pera o «socorro da India, e isto p¹o tempo que esta limitado com apro-«uação do Summo Pontifice, ficando a fazda real obrigada ao so-«corro da India pio rendim. to q lhe cresce com o ditto desempeanho; e sobretudo se peça a S. Mag. de seja seruido de tirar os «prezidios que ha neste Rn.º, pois a lealdade dos vassalos delle, «experimentada por tantos annos, mostra bem serem escusados; «e que, pois S. Mag.do ouue por bem de os tirar ao Rn.º d'Ara-«gão, q.do em nossos tempos foi necess.o entrar nelle com exer-«cito armado a Mag.de do sor rey Dom Philippe, que Deos tem, se «sirua de fazer merce a este Rn.º, considerando que tendo occa-«sião com uir a elle o Prior do Cratto, que intentou fazersse rei, «foi tanta a lealdade dos vassalos, q não ouue homem conhecido «que se passasse a elle, o q agora se pode menos esperar, es-«tando por tantos annos arreigado o amor no seru.ºº de S. Mag.de; «e que, em conformidade deste assento, se responda e escreua a «S. Mag. de E declarasse que, tomandosse o uoto aos quatro pro-«curadores dos misteres, dicerão q dauão só em resposta o pa-«pel asinado plo juiz do pouo e por elles e casa dos 24, q se in-«niara a S. Mag. de»

## Consulta da camara a el-rei em 7 d'agosto de 1632 <sup>1</sup>

Posto que o direito do real d'agua não constituisse propriamente renda do municipio, e tivesse sido imposto para obras publicas de interesse local; todavia, como o povo o approvou e consentiu, com a condição expressa de correr a sua administração pelos ministros da cidade; e por outras razões: — pede a vereação que el-rei autorise a cobrança das dividas ao referido direito, pela via executiva, cessando d'este modo os inconvenientes e delongas resultantes do emprego d'outro processo, tomando conhecimento o contador da cidade das duvidas que se suscitarem, e

<sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 41 v.

podendo os interessados aggravar das decisões para o tribunal da camara.

«E porque as pessoas, que assistem por escrivães e guardas «nas portas para assegurarem os direitos dos vinhos que por «ellas entram, não querem tomar á sua conta a segurança do real «d'agua, que os ditos vinhos devem, com o que se desencaminham «em grande damno do serviço de V. Mag.do, pedimos nos faça V. «Mag.do mercê ordenar aos ditos officiaes tenham, a respeito do «dito real, a mesma obrigação que têem na segurança dos direitos «reaes de V. Mag.do, pagando-lhe a cidade por este trabalho o «que até agora foi costume.»

### Carta da camara a el-rei em 9 d'agosto de 1632 !

«Por carta de V. Mag.de, de 13 de junho 2, e por outra a que ella «se refere 3. escripta ao governo, se entendeu n'este tribunal como «pelo mesmo governo se havia offerecido a V. Mag. de que, em «recompensa de não passar ávante o estanque do sal, tomaria «este reino sobre si o desempenho das tenças de provida, que «agora se pagam da fazenda real de V. Mag.de; e porque este «negocio se não communicou com as camaras do reino, nem com «esta, como cabeça d'ellas, sendo encargo de tanta importancia, «e que, quando V. Mag.de estivera n'este reino, se devia propôr em côrtes e resolver com consentimento dos povos, foi de todos «sentido geralmente o fazer-se offerecimento pelo governo, em «tanto prejuizo do reino e sem seu consentimento: - pelo que «pedimos a V. Mag.de, humildemente, seja servido ordenar que se anão admittam semelhantes propostas, e que n'ellas se siga o ca-«minho ordinario, em conformidade do que sempre usaram os «srs. reis, predecessores de V. Mag.de

«E considerando-se n'este tribunal a qualidade da proposta que «se fez a V. Mag.de, com o zelo e amor com que os vassallos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.\*, fs. 43 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. n'este vol. pag. 509.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., pag. 487.

«d'esta coroa procuraram sempre o servico de sea rei, confessamos ∢em primeiro logar a grande obrigação e necessidade, que ha, «de se acudir com forcas superiores á defensa e recuperação das «conquistas, que nossos antepassados ganharam com tanta gloria «da nação portugueza, de cujo commercio procedia toda a opu-«lencia que n'este reino havia, e isto mais quando ella não fica «nos naturaes das conquistas, antes se passam aos inimigos da «Europa, que com este commercio se fazem tão poderosos con-«tra a monarchia de Hespanha. Porém, senhor, não póde deixar «de ser mui presente a V. Mag.do a grande miseria a que estão «reduzidos os vassallos d'esta sua corôa, assim por lhe faltar o «commercio de suas conquistas, pelas grandes forças que os ini-«migos metteram n'ellas e no mar, como por lhe faltar na major «parte o commercio da Europa, em razão do contrabando, e por «se haver saido d'este reino a gente mercantil com todos os ca-«bedaes que se traficavam, e sobretudo por haver muitos annos que este reino padece esterilidades nos fructos da terra, e estar «carregado com grandes tributos, que de novo se impuzeram. «depois que elle se ajuntou à monarchia. E estando com isto os «vassallos com tanto aperto, mal se poderá considerar cousa em aque licitamente se possa por nem supportar imposição nova; e aquando o amor e lealdade, com que os vassallos d'este reino «serviram sempre a V. Mag. de, não fôra tão conhecido e experimentado, bastava, para nos obrigar a largar tudo o que fôsse apossivel, o grande interesse que resulta a este reino na recupearação de suas conquistas e opulencia de seus commercios. Po-«rém, senhor, quando a execução do emprestimo de quinhentos mil cruzados, que V. Mag. de mandou fazer n'este reino, tem «dado n'elle tanta molestia e alevantado tantos clamores, pela mi-«seria em que os vassallos se acham, como será possivel impôrem-«se de novo quinhentos mil cruzados de renda fixa, sendo assim «que tem V. Mag. de em sua monarchia muitos reinos, cuia renda «não importa esta quantia?

«E porque estamos certos que o intento de V. Mag.de não é «acrescentar rendas ao patrimonio real, senão buscar remedio ás «necessidades presentes, e á invasão que os inimigos fazem em «nossas conquistas, por não ser bastante o que agora se pode ti«rar do patrimonio real, nos pareceu licito representar a V. Mag.de,

«com a humildade devida, que ainda d'elle e da regalia d'esta co«rôa se pode tirar muito mais do que é necessario para o des«empenho das tenças, que V. Mag. de pretende, como se pode vér
«pelos apontamentos que se referem no assento que a camara to«mou sobre esta materia de cupia será com esta, o qual pe«dimos a V. Mag. de seja servido mandar vêr e considerar com o
«pio animo e catholico zelo de V. Mag. de; porque se d'estes effei«tos resultar o que basta para o desempenho das ditas tenças,
«como temos por certo e infallivel, parece justo que V. Mag. de
«nos faça mercé mandar se executem, e que com isto cesse a
«grande molestia que por outra via se dará aos vassallos, cujo
«animo e amor foi sempre o maior thesouro que os reis possui«ram, e a maior segurança de suas monarchias.

«E lembramos a V. Mag. de que, quando esta coróa tem tantos inimigos só por respeito de estar junta á monarchia, e tanta necesaidade de acudir á recuperação de suas conquistas, não deve parecer justo que, com o rendimento d'este reino ou de sua regalia, «se acuda aos estranhos, sendo tudo pouco para remedio dos males que padecemos; e que as forçás que se empregarem na recuperação de nossas conquistas ficam obrando em serviço da momarchia, pois com as utilidades, que d'ellas tira o inimigo commum, sustenta as guerras contra a Hespanha; e como d'estes meios pode resultar não só o desempenho das tenças, mas depois d'elle «ficar mui ampliado o patrimonio real de V. Mag. de, ficamos mui «certos que, com a grandeza do seu animo, mandará acudir às «necessidades presentes sem molestia de seus vassallos.»

## Ordem do governo de 10 de setembro de 1632 <sup>2</sup>

«Em 6 de set." do anno passado de 634 se respondeo a bûa «consulta da camara desta cidade, sobre a festa da trasladação do «glorioso martyr São Vicente, que porq. o dia da dita festa esataua tão perto, e se não podia consultar a mat." a S. M. de,

<sup>1</sup> Vid. n'este vol. pag. 520.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º 1 de Festas, fs. 234.

«que a camara continuasse e fizesse a celebração della, assy como «tinha feito os años passados; e que tornasse a consulta para «ir a S. M.de, que resolueria e q fosse seruido. E porq a con«sulta não tornou 4, e o cabido pede q se lhe faça a festa ordin.ria, «estando outra uez tão perto o dia della, ordene a camara q se «faça o mesmo q se fez os annos passados, respto de ser o Glo«rioso São Vicente Patrão desta cidade, e para o tempo adiante «faça consulta, que se enuiara a S. M.de»

## Consulta da camara a el-rei em 11 de setembro de 1632 <sup>1</sup>

«Sobre os dois annos passados de 1630 e 1631 haverem sido «n'este reino muito estéreis, succedeu este presente de 1632 em «tanto maior extremo, que obrigou a esta cidade, no principio «d'elle, a tratar dos remedios mais efficazes para esta cidade e «reino se não vêr nos apertos que nos promettia tamanha falta, e «o que se evitava de outros maiores males, trazendo-o pela via que «mais conveniente parecesse, toda a sorte de pão que fosse possivel.

«E porque o duque de Maqueda, em cujo logar succedeu D. «Fradique de Toledo, tinha dado principio a este provimento «com dar licença para que os estrangeiros pudessem trazer pão «a esta cidade, ainda que fôsse em navios de contrabando, que «V. Mag.do foi servido de approvar por carta de 25 d'outubro, «que mandou escrever pelo conselho d'estado ao duque de Maqueda, cuja copia será com esta, pediu esta cidade, com grande vinstancia, ao dito D. Fradique quizesse continuar com as mesmas «licenças ás pessoas que a cidade lhe apontasse, o que fez com «taes modos e fidalgo termo, mandando os passaportes a esta ciadade para os repartir como lhe parecesse, que se deu ella por «muito obrigada da resolução que n'isto tomou, porque na ver-«dade foi o unico remedio ás necessidades e apertos em que esta «cidade e reino estava, e porque a mesma cidade e povo d'ella «lhe renderam muitas gracas.

<sup>1</sup> Vid. n'este vol., pag. 515.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 45 v.

«E porque se affirma que n'esta materia ha havido alteração, «que encontra o bem que d'esta permissão se está desfructando: «— pedimos a V. Mag.do nos faça mercê de querer que se conctinue de porque em falta d'isso se haverá esta cidade em grande aperto e carestia, porque com todo o trigo que tem vindo com cestas permissões vale a 28 reales a fanega, e se faltarem não se cachará nem por 60 reales, com que não somente padecerá esta cidade, senão todos os mais logares do reino, que se provêem hoje pelos portos de mar; e mandar agradecer a D. Fradique ce Toledo os procedimentos com que se ha no logar que occupa.

Foi tal o apreço em que a cidade teve os bons serviços prestados por D. Fradique, que exaltando os seus sentimentos cavalheirosos, a nobreza de caracter, a sua lealdade e prudencia, fez sentir a el-rei quanto o marquez de Valdueza se tornara merecedor de agradecimentos por tão elevadas qualidades e provado zelo no desempenho do importante cargo, de que se achava investido, mostrando assim que, se costumava queixar-se das injustiças e resentir-se dos aggravos, tambem sabia pagar com o premio da sua gratidão aos que por semelhantes feitos se tornavam dignos da estima dos povos.

De certo que para D. Fradique de Toledo devia ser grata recompensa, não só a carta a que esta nota allude, como a que a camara expediu mais tarde (crêmos que no anno seguinte—1633) concebida nos seguintes termos:

«Por outra carta de 11 de setembro de 1632, que esta cidade escreveu a «V. Mag.do sobre D. Fradique de Toledo e seus bons procedimentos no serviço de V. Mag.do entendido o «muito que por elles merece, e a grande obrigação em que esta cidade, como «cabeça de todas as do reino, lhe está, porque, deixado á parte as grandes «occasiões em que o mostrou, o zelo de seu bom animo, em particular na da «fome, concorreu com tanta prudencia, não excedendo as ordens de V. Mag.do.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Por carta regia de 20 d'outubro de 1632 — foi mandada observar a li-«cença que dera D. Fradique de Toledo, para os hollandezes trazerem trigo «a Lisboa, por causa da esterilidade que nos annos proximos tinha havido «d'este genero no reino e ilhas.» — Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A cidade de Lisboa, altamente reconhecida ao illustre caudilho hespanhol, D. Fradique de Toledo, marquez de Valdueza, commandante geral das forças expedicionarias, que no anno de 1625 fôram em recuperação da Bahia de Todos os Santos, tanto mais lhe louvava o procedimento e generoso animo, quanto maiores tinham sido os vexames e as extorsões praticadas desde longa data na repressão do contrabando, abusos que o duque de Maqueda, capitão general dos presidios castelhanos, parecia até certo ponto cobrir com a sua autoridade, e que D. Fradique, seu successor, d'algum modo atalhou.

«e a satisfação que geralmente dá a todos e o bom tratamento «que faz aos estrangeiros, que é o que mais convém ao serviço «de V. Mag.do e á sua real fazenda, porque de mais de adquirir «para ella grande crescimento, obriga aos mercadores, com seu «bom governo, não padecendo as molestias de que d'antes se «queixavam, a fazerem maiores empregos, que é o com que esta «cidade pode tornar ás grandezas de que ha annos que carece, «por razão do mau tratamento que n'elles se lhe fizeram. A esta «cidade fará V. Mag.do, n'esta parte, a mercê que de sua grandeza «se espera, e ao reino a que fica gozando dos grandes provimen- «tos que lhe têem entrado com estas permissões.»

## Carta regia de 12 de setembro de 1632 l

«Presidente amigo, etc. — Vi a vossa carta de ... de agosto «passado <sup>2</sup>, em q̃ me dais conta do q̃ se assentou em camara «sobre o neg.º da renda fixa de quinhentos mil cruzados, com « que me enuiastes a copia do assento q̃ acerca disso se tomou <sup>3</sup>, « e pareceome agradeceruos m. to, como por esta carta o faço, ha-

e foi unico remedio para esta cidade se livrar de mór aperto que nunca teve, «porque de tal maneira se houve n'ella, que assim se ajustou com o que con-«vinha á fazenda de V. Mag.de e seu crescimento, como com o que pedia a «necessidade commum. E quanto mais presente nos está o reconhecimento «d'esta obrigação, tanto mais nos obriga a instar com V. Mag.de que por «maior conveniencia de seu serviço e bem d'este reino, e a satisfação que «se deve dar em geral aos estrangeiros, que a elle vēem, e o bom tratamento «que V. Mag.de tanto encommenda, queira V. Mag.de fazer-nos mercê, que «as mercês que V. Mag.de fôr servido de lhe mandar fazer, por seus grandes «serviços e merecimentos, seja com o encargo de tornar á praça, que tem «n'este reino, de capitão general, para que nós, com a experiencia que te-«mos de seu governo, nos promettemos grandes e bons successos do serviço «de V. Mag.de, e grandes effeitos e melhoramentos do commercio, que tão «enfraquecido está pelas vexações atrazadas, que elle de todo atalhou; e «assim fará V. Mag. de n'isto o que mais convém a seu serviço, como o que «lhe merecem vassallos que tanto desejam o augmento da sua corôa real.» - Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de,

<sup>1</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe m, fs. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. n'este vol. pag. 524.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., pag. 520.

«uerdes aceitado para este effeito o meyo do desempenho das «tenças, q̃ minha fazª paga nesse reyno, o que eu sempre tiue «por certo, pello q̃ ei experimentado do zello e vontade com q̃ «vos empregais nas cousas tanto de meu seru.º e do bem publico «desse reyno, como esta o he; e assi espero q̃ do mesmo modo «prosiguais nella, ate q̃ se conclua, hauendo q̃ terei disso sempre «particular memoria, para folgar de vos fazer honra e mr.º nas «ocasioes q̃ se offerecere de vossos acrecetam. tos

«E trattando do q se me pede pello assento referido, para aju«dar a este neg.º, no pr.º ponto q tratta de q as armadas desta
«coroa se prouejão em portos della, como sempre foy, e q o ren«dim. to desse reyno se gaste só nas armadas delle, ouue por bem
«de resoluer q se executem as ordes q sobre esta materia se hão
«dado, q he o mesmo que apontais.

«E acerca de se hauere de tirar os bes da coroa, q estão da«dos a estrang. roa, de q tratta o segundo, vos quiz dizer q o q se
«ordenou de pres. to sobre a causa do duque de Hijar, não foy
«mays q restituillo a sua posse, de q não podia ser tirado sem
«final sentença; e eu tenho mandado por este neg. em juizes q
«o deuem determinar, e he de crer q o verão muy attento, pois
«são naturais desse reyno; e eu terey particular cuidado de man«dar averiguar a justiça delle.

«E sobre o q̃ se aponta no terceiro, de hauere de contribuir os «donatarios da coroa com a quinta parte da renda dos bes q̃ possue e sahirão della, como isto he meyo para a contribuição, sou «seruido q̃ a cam.ra tratte delle, como de todos os mays para ella, aprouando e reprouando os q̃ lhe parecere ¹; e para os q̃ «aprouar acudirey co as ordes necess.as, aduirtindo q̃ se deue «trattar de q̃ as contribuições sejam geraes, e q̃ os povos não «carreguem tudo á nobreza, nem pello contr.o, senão respectivam.to de modo e em cousas q̃ pague mais o q̃ mais tiuer.

«E no q̃ toca a se aplicarem a este desempenho o q̃ importa-«rem nesse reyno os rendim. tos das meyas annattas, e dos dezoito

A camara declinou este encargo, conforme consta d'um dos artigos do assento de vereação de 22 d'outubro de 1632. El-rei, acceitando-lhe a escusa, commetteu o negocio a outras entidades, pelo modo constante da carta regia de 13 d'abril de 1633.

«reales q de nono se puzerão na extracção do sal, e o da repisa «do bagaco da azeitona, de  $\tilde{a}$  se tratta nos dous pontos quarto e -quinto, sem embargo de q as meyas annattas e extracção do sal «estão postos em todos os reynos desta monarchia, para as ne-«cessidades della, e concorre todo o rendim. to para esta coroa, de «donde se distribue para o mays preciso e necess.º, como o faz, «e em particular na parte q toca a esse revno, contudo ev por «bem q, fixandose esta renda de quinhentos mil cruz. dos, fiquem «tambem despois estes dous direitos á junta de minha faz.", para «se despenderem nas armadas; aduirtindo q, como se deixa de «acudir com elles ao a q estauão applicados, se ha de carregar «mays sobre os vassallos desta coroa, sobre os quais ha tantas «contribuições perpetuas, como se sabe. E sendo esta de q se · «tratta para remedio universal desse reyno, e temporança (pois «com o desempenho das tencas ficão liures os effeitos q a elle se applicare), não se hauia de reparar tanto em hua cousa q

, com ∢justas causas, as leis nellas permittem q̃ se possa usar do mais «riguroso; e o rendim. to da repisa do bagaco da azeitona se ap-«plicará a este desempenho ou se extinguirá, como o pouo quizer, «cõ q̃ se fixe esta renda.

«E quanto ao particular de se hauer de leuantar o contrabando, «ou imporse nelle os trinta por cento q̃ antiguam. to ouue, e se administrar por portugueses, de q̃ se tratta no ponto sexto, «como isto do contrabando está assentado em todos os reynos da «monarchia, he forçoso trattar-se delle com consideração uniuer-«sal, e assi o mandarey fazer com toda a breuid. E porq̃ desejo «dar toda a satisfação aos vassallos desse reyno, justificando co «ella q̃ o de q̃ tratto he só de seu augm. to e prou. to, emq. to não «se toma a resolução nisto, concorrerá por agora, a julgar as cou-sas do contrabando com os ministros castelhanos, hum portu-«guez nomeado pella camara.

«E acerca do q̃ se contem no ponto settimo, de se applicarem «os bẽs dos proprios e a quarta parte das comendas q̃ vagarem, «e assi ametade das pensões q̃ posso prouer nos bispados, hey «por bem q̃ se appliquem os proprios, como ja hauia resolutto; «e no prouim.to das com.das mandarey ter consideração, para q̃ «se dem às pessoas q̃ tem tenças com habito, como tambem está «resoluto, e juntam.to se impetrará breue de S. Sant.do para ame-

«tade das pensões; porem aduirtireis q̃ dos meyos, q̃ se busca-«rem para o desempenho e renda fixa, hão de sayr estas quan-«tias, entretanto q̃ não se prouem as comendas e vem o breue de «S. Sant.de para ametade das pensões; e assi como se forem pro-«uendo as comendas e pensões, se irão abbatendo do imposto, «para o desempenho das tenças, as dittas quãtias.

«E quanto a se dar o rendim. to do primr. anno dos bispados «e igrejas do padroado, q vagarem, de q tratta o ponto oitavo, aparece q, se o ecclesiastico contribuir para este desempenho e arenda fixa, como Dom Jeronimo de Ataide diz q se collige das aceitações q trouxe de algüs bispos, se fica por este modo satisafazendo por sua parte; e quando não se pedirá a S. Sant. do o breue para o q se aponta; porem não se ha de parar por isto no desempenho das tenças, porq a necessid. de acudir a esse reyno e suas conq. he tal, como vós representaes, q não sofre q haja nesta materia algüa dilação 4.

«E sobre o que se pede no nono, de q se extinguão as conduttas «de medicos q ha na univers. de de Coimbra, como he cousa de «tão pouca consideração, não ha que trattar disso; porq se julga «q mays desconsolação causaria ao pouo tirar isto, q fazer q con«tribua com outra tanta quantia para o desempenho. E porq es«tou informado que, do q está applicado a estas conduttas, sobeja «cada anno quantidade de consideração, a q chamão os sobejos «da arca dos medicos, hey por bem q estes sobejos dos annos «atrás se applique a este desempenho.

«E quanto a se hauerem de cumprir as ordes q tenho dado acerca de se extinguirem as contadas, de q se tratta no cap.º decimo, por fazer mr.ºº á camara mandarey executar, pella via a q tocar, logo o q me pede em resão disso.

«E do  $\tilde{q}$  se contem no cap.º onze, sobre a reformação das desepezas da casa real, mandarei trattar com consideração,  $\tilde{q}$  este aparticular toca á reputação do reyno; porem não he este meyo de que por agora se possa usar.

«E no q̃ toca a se continuar a reducção dos juros de desaseis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Era com estes expedientes que, em regra, o clero se eximia de contribuir para os encargos geraes do estado.

«a vinte o milhar, de q tratta o cap.º doze, como para se come-«çar este neg.º he necess.º dr.º, apontareis os meyos q para isso «se vos offerece, e o como se fará com a brevidade necess.»

•Da reformação dos ordenados e despezas,  $\tilde{q}$  se fazem na co«brança do rendim. to da bulla da Cruz. da, mando trattar como se
«aponta no cap.º treze. E tambem se trattará do particular das
«pensoes,  $\tilde{q}$  se pagão deste rendim. to ao colegio de Salamanca.

«E porq o conde de Castello Novo me representou q em hua «parte do rendim.to da bulla, que se deixaua de consignar aos lu«gares de Africa, e em o rendim.to das meyas annattas das comen«das, q não uay a arca, se mandão pagar papeis de dinidas «velhas, hey por bem q o q nisto se gastaua, se applique ao des«empenho das tenças.

«E sobre o q̃ se aponta no cap.º quatorze, de que do fisco se «tire algua cousa para este desempenho, assi o mandarey procu«rar; porem, como este rendim.º está primr.º affecto aos gastos «dos prezos dos carceres e dicidas das pessoas q̃ sahem liures, «não se pode esperar cousa de cosideração deste meyo, nem por «elles se ha de deixar de concluir este neg.º

«E quanto ao  $\tilde{q}$  se tratta no cap.º quinze, acerca de se applicar «a noua imposição do real dagua e soldados das pias, conforme ao  $\tilde{q}$  o neg.º deste desempenho der de sy, mandarey differir a este particular.

«E acerca do q̃ se pede no cap.º desaseys e ult.º, de q̃ se ti«rem os presidios q̃ ha nesse reyno, me pareceo dizervos q̃ es«tes presidios não se tem por resp.to dos naturais do reyno, senão
«pella defensa das forças delle; e assi convem havellos: pello que,
«hauendose de compor de soldados portugueses, se me dirá em
«q̃ effeitos se hão de consignar seus soldos, de mays desta renda
«fixa, q̃ he para as armadas e para o mays preciso e necess.º, a
«que de presente ha q̃ acudir, ou o como se hão de guardar
«aquellas forças.

«E sobretudo vos quiz dizer q he necess.º q entendão, os meus «vassallos desse reyno, o cuidado q tenho de seu augm. to e rendas proprias, de q vivem e se sustentão, e q, com este fim, «mando trattar desta, de q se assentem estes quinhentos mil «cruz. dos de renda, para q, com o q ha de minha faz. a (de q não «quero nem hū só real, senão q se gaste toda no necess.º para

«conseruação desse reyno e bem p.ºº dos vassallos delle), se possa «acudir á defensa de suas conq.tas, q são quasi toda a substancia «do mesmo reyno, e se deixa bem ver, pois com as invasoes q os «inimigos tem feito e fazem nellas, estão em tão apertado estado, «como o reconheceis na vossa carta, pretendendo q eu entenda a «impossibilidade em q os vassallos se achão pellas dittas causas, «e ignorando q, se não se fixar esta renda, se multiplicarão cada «vez mays até q de todo se acabem os rendim.tos das alfandegas, «em q he interessada a mayor parte desse reyno, pellos juros, «tenças e sallarios q nellas se pagão, e aynda m.ta parte do ren-«dim.to das outras casas dos direitos reaes, q pende de saca, a «qual cessará como as nações q vem buscar açucar, pao Brasil, «roupas e drogas da India, e as mays cousas q destas partes vem, «as tiuerem por outra via.

«E espero q considerando vos isto, e procurando q o pouo o co-«nheça, e o quo cahe este neg.º em seu mesmo proueito, se aca-«bem de fixar estes quinhentos mil cruz.dos 4, imitando aos vassal-«los desta coroa, q̃ se estão impondo sobre si, para as necessid." «della, tão grandes contribuições, como he notorio, e seruindome «de presente nas cortes com quatro milhoes de renda cada anno, «não tendo disso os proveitos q tem os vassallos dessa coroa das «contribuições q fazem, nem dependendo suas rendas de Flandres «e das outras partes em q se gasta tudo isto, como dependem as «dos vassallos desse reyno das suas conq. tas, para cuja defensa «cotribuem; e delles fio q farão o mesmo, q.do seja necess.o, porq «eu não pretendo mays q o preciso e forçoso para sua defensa e «coseruação. Se o estado das mays cousas desta monarchia der alugar, e ellas tomarem o caminho q, com o fauor de Deos, se «espera, toda a substancia não só desse reyno, mas de toda a mo-«narchia, mandarey empregar na defensa, conseruação e augm.» «do mesmo reyno, porq he o q mais estimo e quero, o q se vee «bem, pois tendo tantas facções a q acudir, e sustentando guerras cem tantas partes, mandei acudir á restauração da Bahia de To-«dos os S.to» com a armada, q se vio, e ao socorro de Pernam-«buco com a de Dom Ant.º de Oquendo.»

<sup>1</sup> Vid. assento de vereação de 22 d'outubro de 1632, adiante transcripto.

### Carta regia de 12 de setembro de 1632 <sup>1</sup>

Esta carta e a que precedentemente fica transcripta vieram á camara por mão d'um correio, com determinação expressa de partir de Lisboa oito dias depois de ter chegado, «para que «(diz el-rei) hauendo visto a minha resolução, e considerado o «negocio, me aponteis e venhão assentados os meyos q se vos «ofrecerem p.ª a renda fixa e desempenho das tenças, p¹º q toca a «essa cidade. E assy vos encomendo q o façaes, para se poder «logo começar a obrar com o procedido das tenças.»

### Capitulo da carta regia de 22 de setembro de 1632 <sup>2</sup>

«Aduertireis á camara q não proueja os officios de juiz dos or-«faos dessa cidade em homens solteiros, por escuzar inconue-«nientes 3.»

Ordem do governo bescripta á margem:

•A camra desta cidade cumpra daqui por diante o que S. M. de «manda por esta carta 5.»

### Consulta da camara a el-rei em 12 d'outubro de 1632 i

Rememora a questão de que trata a consulta de 19 de novembro de 1630, publicada n'este vol. a pag. 396, e conclue nos seguintes termos:

<sup>1</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., fs. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vid. carta regia de 22 de setembro de 1632 na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

<sup>4</sup> Tem a data de 29 de novembro de 1632.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Em 7 de dezembro de 1632 mandou a camara lançar no liv.º m d'Assentos, fs. 39 v., tanto o capitulo da carta regia como a ordem do governo, para constar e a cidade poder requerer a el-rei o que lhe parecesse.

<sup>6</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 50.

«A V. Mag. de offereceu (a cidade) uma certidão do summario «de testemunhas fidedignas e autorisadas, que o reverendo cabiado, a requerimento da cidade, mandou tirar 1, fazendo de tudo queixa a V. Mag. de, e lhe pediu a mandasse conservar em sua «posse, a que se não deferiu.

«E de faltar esta resolução succedeu, na dita procissão d'este «anno (1632), outra alteração semelhante, por quanto, não indo «n'ella o conde presidente, por occupação precisa que teve, to- «mando a dita vara e tendo-a na mão o vereador mais antigo, «em conservação do seu antigo costume, o governador D. Anto- «nio d'Athayde, conde de Castro, lh'a mandou largar, e que a «désse ao conde da Castanheira, o qual a tomou; e o dito verea- «dor a largou, por entender que n'isso cumpria melhor com o «serviço de V. Mag. de, protestando logo não prejudicar, o largal-a, «a jurisdicção e autoridade da dita cidade.

«Pareceu dar conta d'isto a V. Mag. de 2, como por esta fazemos, «a quem pedimos humildemente que, havendo respeito ao sobre«dito, e pelo que merecemos a V. Mag. de em seu serviço, nos faça
«mercê mandar se guarde a esta cidade a autoridade e respeito,
«que em semelhantes procissões e actos publicos se lhe deve,
«para que não passe avante esta introducção, movida sem ordem

I Vid. not. 1 a pag. 398 d'este vol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Em 22 d'outubro do mesmo anno escreveu a camara a seguinte carta a D. Francisco Mascarenhas, que estava na côrte de Madrid:

<sup>«</sup>A experiencia nos tem mostrado qual seja o animo de v. m.ºº para, n'essa «côrte, tomar á sua conta as cousas da cidade, e amparal-as de maneira que «em todas consiga seu intento; e como esta, que se offerece, sobre a altera«ção que houve na procissão do Corpo de Deus, quando o vereador mais an«tigo quiz tomar a vara do pallio, da mão esquerda, por n'ella não ir o conde
«presidente, no taboleiro da Sé, ao recolher d'ella, que o conde de Castro,
«governador, não quiz consentir e a mandou largar ao conde da Castanhei«ra, de que já deu conta a v. m.ºº, é cousa em que tanto lhe vae, estimará
«a cidade muito que v. m.ºº a apadrinhe e apresente a esses srs. do conse«lho, para que se nos responda com a resolução que esperamos, que não po«derá deixar de ser, pois vae encaminhada por v. m.ºº, a quem renderemos
«as graças de todo o bom successo que n'ella houver, estando certo que,
«com egual animo, fica esta cidade para se empregar nas occasiões que v. m.º
«lhe der de seu gosto.» — Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se
escrevem a S. Mag.de, fs. 51.

«de V. Mag.de, contra liberdades e honras tão antigas, que V. «Mag.de sempre conservou por nos honrar e fazer mercê. E por «outra certidão, que com esta vae, ficará V. Mag.de inteirado da «muita razão e justiça que a cidade tem n'este particular; e espe- «ramos da grandeza de V. Mag.de nos mande deferir a elle, de «maneira que ao diante se nos não perturbe a posse em que es- «tamos, o que esta cidade terá por mercê mui particular.»

# Assento de vereação de 22 d'outubro de 1632 1

«Vendosse em mesa o q̃ S. Mag.d mandou responder per carta «sua de 12 de settr.º passado, de 632 2, e a carta e assento que «a cidade tomou em sette d'agosto do mesmo anno 3, sobre o «modo q̃ se ania de ter no desempenho das tenças, que S. Mag.d «pertende; e tendosse na mat.a as considerações deuidas em neg.cio de tanta importancia ao bem deste Rn.º, se tomou per «resolução o q̃ se conthem no assento seguinte:

- •1. Em pr.º lugar se assentou que, reconhecendo esta cidade •e Rn.º a m.º merce que S. Mag.d lhe fas e deseja fazer no bom •animo, com q̃ está, pera a defensão delle, e pera mandar acudir •a suas conquistas, como a necessidade está pedindo, lhe ren-•desse por ellas as graças deuidas a sua grandeza;
- «2. E porque as cousas do gouerno desta cidade, alem de «serem m.tas, leuão m.to tempo, e a occupação e o neg.cio do desampenho pedir particular aplicação, assi pera trattar com as «cam.ras do Rn.º o modo com que o podem ajudar, como com os «donatarios e mais pessoas, que deuem contribuir e fazer uir a «arecadação os effeitos, q se aplicarem, para com o procedido delles fazerem os pagamentos das tenças, emquanto se não extinguirem, e pera as mais dependencias deste neg.cio, parece «conueniente e necess.º que S. Mag.⁴ seja seruido d'o cometer a «ministros particulares, a cuja conta fica a administração delle,

<sup>1</sup> Liv. m d'Assentos, fs. 32.

<sup>2</sup> Vid. n'este vol. pag. 529.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., pag. 520 e 524.

«porque a cidade em nhua forma o pode tomar a sua conta, pella «rezão referida 4;

«3.—E porquanto S. Mag.d tem mandado responder ao pr.º «cap.º do assento, que a cidade tomou sobre as armadas da co«roa de Castella se auerem de aprestar nos portos da mesma co«roa, e que os rendimentos desta se gastem só nas armadas della
«e na recuperação de suas conquistas, nos fas merce de respon«der que assi o tem ordenado, se sirua tambem de mandar dar
«os desp.º necess.º pera o Rn.º e pouo ficar certo desta merce;

•4. — E no q se pedio sobre os bes da coroa, q estão dados a «estrang. ros, pera se tirarem e aplicarem a este desempenho, man-«dou S. Mag.d responder que, no que tocaua ao Duq.º de Hijar, «foi só restituido á posse, de que não podia ser tirado sem final «sentença; sobre o que pareceo lembrar a S. Mag. que, con-«forme às capitulações e leis deste Ru.», não podia o d. Duq.» «nem continuar a posse que seu pai tinha, nem tomala de nouo «sem pr.º se abilitar e mostrar legitimo successor; e que, faltando «esta qualidade, não pode nem deue ser restituido, porquanto em «se lhe dar, como S. Mag.d manda, consiste toda a just.ª da cau-«sa; e assi não deue S. Mag.d innouar nella cousa algua. E que «acerca dos juizes, que se diz estarem nomeados, tambem não «pode ter effeito, conforme as dittas capitulações e leis do Rn.º, «porquanto he só juiz competente o juiz da coroa, e assi o tem «S. Mag.d mandado declarar pera esta causa, e que nunq.ª os jui-«zes, ainda que portuguezes, podem obrar fora do Rn.º; e que «sendo a ditta causa de juizo contagioso, não he possiuel que o «Rn.º e coroa de S. Mag.ª e seu procurador uá fora delle reque-«rer sua justiça. E lembrasse a S. Mag. que esta condição está ajá aceptada por elle na concessão, que se lhe fez, dos 600 mil «tt.dos, assi nesta cidade como em todo o Rn.o, e que será desani-«mar os vassalos delle para não entrarem mais em contrato com «S. Mag.d, uendo que se quebranta o que ha tam pouco tempo «que se concedeo, plo que deue S. Mag.d ser seruido de mandar «executar o que neste particular se lhe tem pedido 2; e que, em-

<sup>1</sup> Vid. n'este vol. pag. 530.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Na Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva, vem publicado o seguinte:

«quanto se não der final sentença, se ponha em deposito o ren-«dimento dos dittos bes, por ser isto o mesmo q se costuma fa-» zer em semelhantes casos. E porq a cidade não tratta só do Duq.» «de Hijar, parece que se peça a S. Mag.d, com m. ta instancia, «que isto mesmo haja lugar com todos os mais estrang. ros que «possuem bes desta coroa, e q com effeito se mande tirar a to-«dos;

- «5. Em ordem ao q̃ S. Mag.d responde, sobre a contribuição «que hão de fazer os donatarios, parece q̃ elles, pla mayor obriagação que lhes corre, deue contribuir com a sexta parte do renadim.to dos bes, que possuem, da coroa, ou, qdo menos, ate «quantia de cem mil cruzados pera este desempenho, pera se coabrarem delles em cada hum anno plos ministros que S. Mag.d oradenar; e que este donativo se continue ate com effeito se fazer «o ditto desempenho;
- «6. E porquanto S. Mag.d, quando por sua pr.º carta signi«ficou a cidade que necessitaua de quinhentos mil cruzados de
  «renda fixa, pera accudir ao socorro das conquistas deste Rn.º,
  «não estaua ainda imposto o dr.º das meas annatas, nem da ex«tracção do sal, e querendo agora q alem do fixo, lhe fiquem re«seruados os dittos dous direitos, fica sendo tanto mayor a contia

<sup>«</sup>Em carta regia de 15 de novembro de 1632 :

<sup>— «</sup>Vendo o que se contem em uma consulta do conselho da fazenda, de •26 d'outubro passado, e as dilações que tem havido em se metter o filho do «duque de Hijar de posse de Alemquer e do reguengo de Guimarães, em conformidade das ordens que tenho dado, me pareceu dizer-vos que eu não hei «de desapossar a um vassallo, de tão grande qualidade, d'aquillo que el-rei, •meu senhor e pae, que haja gloria, lhe deu, sem o ouvir, e contra o que tembo mandado, tantas vezes, por consultas de pessoas de sciencia e consciencia; e o não ser obedecido, e não se executar o que ordeno, fôra sem • justiça e sem razão; e o tiral-o da posse, sem o ouvir, seria violencia.

<sup>«</sup>E assim, emquanto por justiça não fôr desapossado o marquez de Alem-«quer, não sei nem posso estar contra o que meu pae fez, e em que deveu de «se justificar.

<sup>«</sup>Pelo que ordenareis, tanto que esta carta receberdes, que o marquez seja «mettido logo de posse de Alemquer e do reguengo de Guimarães, conforme «as ordens que estão dadas, e se me dê conta, com o primeiro correio, como «se ha executado assim; porque, se não tiver aviso, dentro de trez semanas, «de se haver feito, o mandarei executar como me parecer.»

«q tudo soma, do que então necessitaua, que não poderá o pono «em nenhua maneira com carga tão pesada, que foi o motivo «porq se disse a S. Mag.d que destes dous meos e dr.tos se podia avaler pera o ditto desempenho; e que uisto que o gouerno deste aRn.º offereceo por meos treztos e setenta mil cruzados, q se amonta nas tenças que S. Mag.d pagua a particulares, se lhe torne a dizer, mais apertadamente, que ao menos a metade do que «importão estes dous effeitos se aplique pera o desempenho das dittas tencas, e que o mais se gaste e dispenda logo como S. «Mag.d tem mandado, pla junta da fazenda, nas armadas deste «Rn.º e nas mais cousas tocantes a sua defenssão, attento q esta «coroa padesse mayores calamidades em suas conquistas, que to-«das as mais da monarchia de S. Mag.d, e tendo mais necessidade «de socorros, não parece justo que, com o dinhr.º que della se apode tirar, deixando sua propria defenssa e conseruação, acuda «a outras:

«7.—E porque S. Mag.d deixa á dispocissão da cidade o que «se podia tirar da repiza do bagaço, tendosse entendido q não he «de consideração, antes de grande molestia e uexação ao pouo, «aceita por merce grande a q lhe fas d'o mandar extinguir, pera «effeito do que será necess.º passarense logo os despachos ne-«cess.ºs, pera os commiss.ºs não passarem auante com elle;

«8. — Que em rezão do que esta cidade pedio a S. Mag.d soobre o contrabando, se lhe torne a lembrar o mande uer com a «breuidade q pede a mat.» proposta, porque demais de ser mayor «seruico de S. Mag.d não no auer, he hữa das grandes uexações aque o pouo e toda a monarchia em geral recebe, e dano m.ºº aconsiderauel a sua real fazenda; e que, emquanto se não resolue «a extinção, se permitta a cidade, ou a junta do desempenho, que apossa mandar uir ate quantia de doze naujos com fazendas mais «necess. as as armadas de S. Mag.d, pera, o que derem de si es-«tas premissoes, se aplicar mais ao ditto desempenho; e que toadauia seja S. Mag. seruido de q o ditto contrabando seja admianistrado por ministros portuguezes, como conforme às capitula-«cões do Rn.º deue ser e lhe esta pedido, ou plo menos sejão «tantos portuguezes como castelhanos, porque assi ficara S. Mag.d amilhor seruido, que não com tantos ministros castelhanos e hu «só portuguez, como S. Mag.d tem respondido;

- «9. Pera effeito do particular dos proprios, que hoje e ao «diante forem caindo, que S. Mag.d quer que se aplique a este «desempenho, pede a cidade a S. Mag.d mande passar os despa-«chos necess.cs aos ministros, que hão de correr com o ditto des-«empenho; e lembrasse mais a S. Mag.d seja seruido de prouer «de penssoes as pessoas que tem tenças, como nos tem prome-«tido, pera com mais breuidade se extinguirem, e que no cons.o, «que assiste em Madrid, se faça assento da repartição dellas; e «com a mesma breuidade se impetre breue de S. S.do pera ter «effeito a metade das penssoes, que S. Mag.d diz dara pera este «desempenho;
- «10. Apontousse que deuia S. Mag.d pedir aprouação a S. «S.de, pera se aplicar a este desempenho o rendimento do pr.o anno dos bispados e igrejas uagas de seu padroado; e porque «a esta parte se responde que Dom Jr.mo d'Attaide mostra aceptações d'algus bispos pera esta contribuição, lembra a cidade que o estado eclesiastico he o que mais poupado está, e que ao menos se lhe deue pedir pera ella sincoenta mil cruzados cad'anno, emq.to durar o ditto desempenho; e, quando não uierem nisso, impetrar S. Mag.d breue de S. S.do, pera que sirua não só com «o rendim.to de hum anno, como se apontaua, mas ainda com o «rendim.to de dous; porq não tendo neste tempo prouidos, he «mais conueniente q S. S.do o conceda pr.a acudir a tão grandes «necessidades;
- «11.—Acerca dos sobejos das conductas dos medicos da Uni«uersidade de Coimbra, se pede a S. Mag.d mande passar os des«pachos necess.o, pera se darem pera este desempenho, conce«dendo poder aos ministros, que S. Mag.d nomear, para que fa«ção uir este dr.o, sem se despender o que sobejar das dittas
  «conductas em nenhua outra cousa; e que assi mesmo se fação,
  «pera q as camaras do Rn.o queirão contribuir mais com húa das
  «duas terças, que lhe ficão, por se entender que se despendem
  «infrutuozam.to, e que se podem escusar, ficandolhe húa pera re«pairo das cousas p.eas; e quando succeda ser necess.o fazerse
  «algua obra do bem p.co, extraordinaria, para a q¹ não seja bas«tante a q lhe fica, se dará conta aos ministros que hão de correr
  «com o ditto desempenho, e, aprouandoa, darão ordem pera des«penderem o que mais for necess.o;

- •12. Pella reposta de S. Mag.<sup>d</sup>, à carta da cidade, se entende «mais auerse por seruido que se aplique, pera este desempenho, «o que se despendia com os ministros e officiaes das coutadas, e «o que resultar das sesmarias: pedesse a S. Mag.<sup>d</sup> mande q̃ se «passem os desp.<sup>os</sup> aos ministros que hão de correr com elle;
- «13. E quanto ao q̃ S. Mag. diz, em rezão de sua casa real, «estima esta cidade quanto deue a merce que lhe fas de a con«seruar nesta coroa na authoridade em que está, mas que se «tratte porem da moderação que nesta parte pode auer;
- «14. E porque S. Mag. diz que, pera se continuar com a «redusão dos seus juros, he necess.º dr.º prompto com que se «comece a obrar, pareceo offerecersse a S. Mag. a parte das «meas annatas e extracção do sal, que se pede pera o d. desem-«penho;
- «15. Pello que S Mag.d tem respondido á cidade sobre o dr.º «da bulla da Cruzada, que cresce das consignações dos lugares «d'Africa, e despezas ordinarias, e pello q da mesma maneira «cresce das meas annatas das comendas, que não uão a arca do «Rn.º, lhe beja humilmente a mão, e pede se mandē passar logo «os despachos conuenientes aos ministros ordenados pera o desempenho;
- «16. E que, pera o que cresce do fisco, se passe da mesma «maneira, como S. Mag.<sup>d</sup> tem assentado;
- «17.—O que S. Mag.d tem assentado e resoluto, acerca dos «prizidios do Rn.º, he o mesmo q elle por sua antigua lealdade «merece a S. Mag.d; e pera se escusarem as desp.as e excessivos «gastos que se fazião, sem utillidade nenhua, parece conveniente «que as forças se asegurem com os soldados do terço d'armada portugueza, que hoje esta aleuantado, de que ficarão os necess.os «nas dittas forças, quando pera o seru.co de S. Mag.d se ouverem «d'embarcar; porq, sendo estes soldados pagos, se ficão escu-«sando outras desp.as de fora, que se podem aplicar a outros ef-«feitos;
- «18. Tambem parece que trinta mil cruzados se poderão ti-«rar dos moradores das Ilhas, em cada hum anno, pois tanto «mais são interessados na segurança dos mares e recuperação «das conquistas;
  - <19. Que, em consideração da grande merce q esta cidade e

«Rn.º recebe de S. Mag.d, na significação que lhe fas de seu real «animo e boa uontade pera as cousas de sua conseruação e au-«gmento, se lhe digua o que, como bos e leaes vassalos, lhe de-«uemos, e a promptidão de nossos animos pera as cousas de seu «sern.co, mas q as necessidades presentes e os apertos grandes, «em q̃ nos poserão as m. tas occasioes dos donativos e socorros, q̃ «são feitos á fazenda real de S. Mag.4, por estar tão exausta, «como se sabe, não dão lugar a ajustar as obras com o desejo, e «com o q pede esta occasião; mas uirá a cidade em q no consu-«lado se acrescente hũ mais por cento, e a quarta parte no cabe-«ção das sisas, quando S. Mag. for servido de assi o mandar; e «as diuidas em que sua real fazenda está á desta cidade, e o mais «que resultar da reuista q se pode fazer no seu cartorio, que está «fechado per ordem de S. Mag.d (!), que se entende será cousa «de consideração, pera o q será necess.º mandar S. Mag.d que se «entreguem as chaues á cidade:

- «20. E pera os pouos se animarem mais a esta contribuição, «entendendo que isto não he tributo perpetuo, senão hum dona-«tiuo temporal, e que não terá mais duração senão emq. to se ex-«tinguirem as dittas tenças e durar o ditto desempenho, parece à «cidade que sera m. to conueniente ao seru. co de S. Mag.d, e satis-«fação dos pouos, que, o que nesta mat.ª se assentar, se faça per acontratto, em q o ditto S.or interponha sua palaura e fé real, « obrigandosse a que, acabado o desempenho das tenças, não pas-«sarão adiante estes effeitos, nem as contribuições q pera isso se «fizerem, antes cessarão logo, sem ser necess.º recorrer a S. «Mag.d; e no ditto contratto se declarará que fica posto perpetuo «silencio no tributo do estanqº do sal, nem auera outro algum «emprestimo, pedido, nem donativo, nem outra algua noua impoacissão, de qualquer calidade que seja; declarandosse mais que aS. Mag.d sera seruido de não dar mais tenças de sua real faz.da, «por mais precissas e obrigatorias que sejão as resoes q pera isso «tiuer, por a faz.da real não cair em outras semelhantes necessi-«dades:
- «21. Sobretudo o referido se lembra a S. Mag.<sup>d</sup> o m.<sup>to</sup> que «esta cidade necessita d'agoa nos lugares mais publicos della, c «que assi fas falta á grandeza com que está estimada por todos «os estrang.<sup>r.s</sup>, como a quantidade de tão numeroso pouo, mayorm.<sup>to</sup>

«nas praças do Terr.º do Paço, Corpo Santo e Boauista; e pera «esta falta se poder remediar, sera S. Mag.d seruido de mandar «que, pera a obra que ella requere, se separem em cada hú anno «sinco mil cruzados dos effeitos que se aplicarem ao desempe-«nho, emquanto a ditta obra durar 4.

«E declarasse q os quatro procuradores dos misteres não uota-«rão em nhua destas cousas, por dizere terem respondido no pa-«pel, que ira com este, do pouo e juiz da casa dos uinte e qua-«tro, em que asinarão, e a que se remeterão em lugar de seus «uotos.»

A copia d'este assento foi enviada com a seguinte

### Carta da camara a el-rei em 23 d'outubro de 1632 <sup>2</sup>

«No tribunal da camara d'esta cidade se viu a resposta, que «V. Mag. de nos fez mercé mandar dar sobre os effeitos, que aponatou no assento que tomou, para com elles se ajudar o desempenho das tenças, que V. Mag. de pretende; e, vencidas as muitas adifficuldades que se offereceram, em razão da impossibilidade em que o povo está por falta de commercio e com tantas contribuições, como por outra via se tem representado a V. Mag. de, apodendo comtudo mais o amor com que esta cidade procurou esempre melhorar o serviço de V. Mag. de, e acudir ás necessidades publicas, se assentou o que V. Mag. de será servido mandar avêr pela copia do assento, que com esta será; e esperamos que, eusando V. Mag. de de sua real clemencia, conheça, pelo que a ciadade offerece, que não póde seu desejo passar ávante; pedindo a V. Mag. de, quão humildemente póde, que com esta offerta se haja V. Mag. de por bem servido.»

Vid. carta regia de 13 d'abril de 1633, adiante publicada.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 51 v.

# Assento de vereação de 31 d'outubro de 1632 i

Estando gastos os duzentos mil réis que a cidade concedera para as despezas da casa dos meninos desamparados, e parecendo justo e conveniente conserval-a, resolve a camara, visto ainda não ter baixado resposta á consulta que sobre este particular dirigira a el-rei, e serem poucas as esmolas, que entretanto se désse para o dito recolhimento, trimestralmente, um moio de trigo do Alqueidão, ou o equivalente em dinheiro segundo o preço do mercado.

# Assento de vereação de 3 de novembro de 1632 2

«Aos 3 dias do mes de 9<sup>bro</sup> de 632 se asentou q porq<sup>to</sup> os «anos hão sido tão faltos de nouidade 3, e a grande carestia do «pão e de todas as cousas tocantes a despeza ordinr.\*, e o exse-«siuo preso do pao e senada, e não se podendo cada hũ dos me-«nistros sustentar com o pouco ordenado q tem, q em anos pasa-«dos forão redusidos de pão a dro, entendendo Sua Mgd q lhes «fasia M ordenando q o alqueire de trigo se lhe pagase a dous «tostoes, e o alqueire de seuada a tostão, o q o tempo alterou, de «manra q de annos a esta parte não baixou o ualor do pão de cruazado e pataco, e a seuada de dous tostoes e oito uinteis o al-«queire, como se tem representado a Sua Mgd, q o thezro da ci-«dade dé por emprestimo, a cada hũ, hũ moio de trigo e dons «de seuada, engto Sua Mgd não mandar responder ao q neste par-«ticular se lhe tem dito; e qdo o não ouuer asim por bem, se pa-«garão pelo preso q cidade asentar, pera o q se pasara m<sup>do</sup>, na «forma custumada, pª este asento ter efeito.»

<sup>1</sup> Liv.º m d'Assentos, fs. 36.

<sup>2</sup> Ibid., fs. 36 v.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A falta de pão era ainda assim menos sensivel do que nos dois ultimos annos, devído em parte ás concessões feitas por D. Fradique de Toledo — vid. n'este vol. pag. 527.

Declaração escripta á margem:

«E declarase q̃ deste emprestimo se poderão ualer os ureado-«res; e escriuão da camra e os p<sup>dores</sup> da cidade som<sup>to</sup> de hū moio «de trigo e outro de seuada. Em mesa no mesmo dia.»

### Carta regia de 3 de novembro de 16321

«Conde presidente amigo, etc. - Por se me hauer represen-«tado, por parte do cabido da See dessa cidade, que hauendo vos «tomado a vossa conta, por assento que com elle fizestes no anno «de seis centos e quatorze, a festa da trasladação de Sanct Vi-«cente, patrão della, ficando a cargo do cabido a do martirio do «mesmo Sancto; e tendose continuado isto muitos annos, deixasates de o fazer de algüs a esta parte, contra a forma do ditto as-«sento, de que tinha resultado desconsolação e escandalo nessa «cidade; e por isto ser cousa de tanto seruiço de Deus e honra ado ditto Sancto, vos escreuy, em carta minha de cinco de no-«uembro do anno passado de mil e seis centos e trinta e hum, eque pois se tomou o assento referido de fazerdes a festa e pro-«cisão da trasladação de Sanct Vicente, o continueis, visto ser pa-«trão dessa cidade, esperando que o farieis como ategora o ten-«des feito. E porque hora se me representou por hua petição, q «o Deão da Sé dessa cidade me deu, em nome do cabido della, «que se vos não havia dado a carta referida?, me pareceo enviar-«uos este duplicado della.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o i d'el-rei D. Filippe III, fs. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A carta de 5 de novembro de 1631 está publicada em nota a pag. 449 d'este volume.

A camara, em derradeiro, sempre condescendeu com a vontade do cabido e do monarcha, lavrando-se, em 13 de setembro de 1633, o assento do theor seguinte:

<sup>«</sup>Aos treze dias do mes de setembro de 633 se asemtou, pelos abaixo asi«nados, que, em comformidade da carta de Sua Mag.de, que esta no cartoreo
«da camara, em ha coal manda que a cidade faça todos os años a armação
«da festa da tresladação do bemauenturado São Vicente, na See desta ci«dade, a faça a cidade por sua conta, como o dito Sõr manda. — Liv. m
«d'Assentos, pag. 54 v.

### Assento de vereação de 6 de novembro de 1632 <sup>1</sup>

Resolve a camara, se o governo autorisasse <sup>2</sup>, dar quinhentos cruzados do rendimento do real d'agua aos irmãos da mesa da misericordia, em vista das necessidades que apontaram, e de quão arriscado estava o hospital a fechar-se por não haver com que lhe acudir.

# Assento de vereação de 6 de novembro de 1632 3

Que se vendessem os restos dos generos produzidos nas terras do Alqueidão, no anno de 1631, pelos seguintes preços: — o trigo a 220 réis, o milho a 150 réis, as favas e os chicharos a 240 réis.

### Consulta da camara a el-rei em 9 de novembro de 1632 4

«V. Magestade, inteirado da grande falta de pão que ha n'este «reino, d'alguns annos a esta parte, e em particular n'esta cidade, «por o grande numero de gente que a ella concorre, e não vir de «fóra d'ella na quantidade que d'antes vinha, costumou em alguns «annos libertar os direitos do que viesse das ilhas <sup>5</sup> e do reino a

<sup>1</sup> Liv.º III d'Assentos, fs. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O governo autorisou, segundo consta da declaração que se encontra á margem do assento, escripta e assignada pelo presidente.

<sup>3</sup> Liv.º m d'Assentos, fs. 87 v.

<sup>4</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Parece que no anno immediato houve alguns disturbios na ilha de S. Miguel, por causa da saca do trigo para Lisboa, segundo se deprehende da carta regia de 6 d'abril de 1633:

<sup>&</sup>quot;Viram-se duas consultas do desembargo do paço, que me enviastes com «carta de 5 de março passado, uma sobre o que escreveu o governador da «ilha de S. Miguel, acêrca dos motins que n'ella houve na tirada do trigo

aesta cidade, por ella representar a V. Mag. de que, pois o que vem «do Norte é liberto de os pagarem, fôsse V. Mag. de servido de que agozassem seus vassallos e naturaes do reino da mesma liberda-«de, pois seria melhor que elles o trouxessem, assim das ditas «ilhas como do reino, que não os estrangeiros, que levam o di-«nheiro e melhor moeda pelo trigo que trazem de suas terras, que de ordinario é o peior e o que lhes sobeja : e com esta liberdade «se applicariam os nossos á agricultura, vendo que o podem li-«vremente trazer a esta cidade, e que não ficam de peior condi-«ção que os estrangeiros, e ajudaria isto muito para que no reino «todo tratem com mais vontade de semear e cultivar as terras, aporque a principal saída e utilidade do trigo é poderem-n'o li-«vremente trazer e vender n'esta cidade, a qual, por muitas ra-«zões, é benemerita d'esta mercê, por quão bem acode e tem acuadido ás occasiões do serviço de V. Mag. de com tanta despeza, «como é notorio. E V. Mag. de foi servido de mandar passar pro-«visão, em 10 de junho de 1627, que por tempo de cinco annos alibertava de direitos da alfandega todo o pão que viesse das ilhas «e do reino, a qual ia acabada; e porque de presente concorrem «as mesmas razões de necessidade de pão, e foi causa esta mer-«ce de acudir muito das ditas partes, com que em parte se alli-«vion: — Pedimos a V. Mag. de nos faça mercê mandar que o dito atrigo não pague direitos na dita alfandega, d'aqui por diante, pois «não são consideraveis, ou pelo menos nos faça V. Mag.de mercè aprorogar a dita liberdade por mais dez annos, o que esta cidade «e reino terá por mui particular e digno da grandeza de V. Mag. de » 4

para Lisboa; e para tomar resolução n'esta materia se pedirá informação da qualidade d'este motim ao corregedor das ilhas dos Açores.

<sup>«</sup>E hei por meu serviço que as camaras não dêem licenças de sacas de trigo sem communicação do governo.» — Col. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

<sup>1</sup> Das notas escriptas á margem do registro d'esta consulta vê se que ella foi renovada por diversas vezes, a saber: — em 13 d'agosto de 1633, 7 de fevereiro de 1634, 19 de setembro de 1634 e 1 de dezembro de 1639.

Tambem o foi em 14 de maio de 1635 — vid. cons. da camara a el-rei n'esta data.

### Assento de vereação de 16 de novembro de 1632 ¹

«Aos 16 dias do mes de  $9^{bro}$  de 632 se mandou lansar aqui «o asento,  $\tilde{q}$  a cidade tomou, sobre a esmola que tem feito pa «a obra de Santa Engracia, o qual foy feito em 30 do mes de ou- «tubro deste mesmo ano:

«A cidade ha por bem q, pa esta obra, se dé da fazda da ci«dade sem cruzados por ano, por tempo de sinquo anos, pa ao
«todo serem quinhentos ttdcs 2, com declarasão q esta capela se

«quere.»

Vê-se pois que a cidade satisfez integralmente o seu piedoso compromisso. Em consequencia do sacrilego desacato succedido na egreja parochial de Santa Engracia — vid. nota a pag. 336 d'este vol. — refere João Baptista de Castro: — «determinou a fidalguia de Lisboa fazer uma nova egreja no «mesmo sitio, transferindo-se a parochia para a ermida da Senhora do Pa-«raíso; e porque o ambito d'esta ermida não é capaz de comprehender a «multidão da nobreza, e pompa que concorre n'aquelle triduo, se faz a festa «no grande templo de S. Vicente de Fóra, emquanto se não conclue o insi-«gne edificio da nova egreja, que depois de padecer fatal ruina, estando «quasi acabada, se edificou pela mesma nobreza outra de mais elegante fa-«brica no anno de 1682».

Diz-se que foi estrondosa a ceremonia, que n'este anno (1682) se realisou, da collocação da primeira pedra do novo templo de Santa Engracia, assistindo á solemnidade o principe regente.

A nobreza da côrte emprehendeu a construcção da nova egreja; pretendeu, porém, fazel-a com tanta grandeza, que ao cabo d'algum tempo esfrioulhe o fervor religioso com a escassez de meios, e o monumento ficou por concluir.

Ficará como as obras de Santa Engracia — é a phrase ha muitos annos

<sup>1</sup> Liv.º m d'Assentos, fs. 37 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Á margem d'este assentamento encontram-se mais as seguintes cótas:

«Aos dezasette de m.çº de 1633 se passou mandado pr.º o thez.º, Agosti«nho Franco, pagar aos escrauos do Sanctissimo Sacram.º de S.º Engracia
«os prim.º sem cruzados, contheudos neste assento, por conta dos quinhen«tos pagos em sinco annos, q̃ a cidade dá de esmola para a capella mor q̃
«de nouo se fas na dita Igr.º; de q̃ se pos aqui esta verba q̃ o dito m.do re-

<sup>«</sup>Ouuerão pagam.to do seg.do anno pr m.do de 16 de feu.o de 634.»

<sup>«</sup>Ouuerão pagam.to do 3.º anno pr m.do de 6 de agosto de 635.»

<sup>«</sup>Já a cidade tem satisfeita esta esmola.»

«não podera dar numca a pessoa algua, e, dandose, a pessoa a q̃ «se der ficara obrigada a tornar a cidade os ditos quinhentos tt<sup>dos</sup>, «ou o q̃ a este resp<sup>to</sup> se tiuer dado; e com sertidão de como se «continua com a obra se ira dando os ditos sem cruzados en cada «ano, pelo dito tēpo de sinco anos. E pª esta esmola ter efeito se «dara pro conta no gouerno, e com sua aprouação. Lxª 30 de 8<sup>hro</sup> «de 632. <sup>4</sup>»

consagrada entre nós para exprimir a predicção ou conjectura de que tal ou tal cousa não terá fim.

O edificio, ainda hoje mais vulgarmente conhecido pelo nome de *Obras de Santa Engracia*, nada soffreu com o terremoto de 1755, e ahi para as bandas de Santa Clara conserva ainda a sua primitiva apparencia, taciturna e sombria, mais incompleto do que o deixaram, sem bellezas exteriores nem valor architectonico, constituindo uma das dependencias do arsenal do exercito.

¹ Como se vê, esta resolução foi tomada dez dias depois da data do seguinte documento, que se encontra publicado na Coll. da leg. port. por J.·J. d'Andrade e Silva, e que para aqui trasladamos, porquanto nos parece que elle dá a razão de certos actos praticados pela camara nas proximidades d'aquella data:

«Em carta regia de 20 de outubro de 1632 —

«— Muitas pessoas zelosas de meu serviço me hão representado, em dif«ferentes occasiões, depois que succedi n'estes reinos, a relaxação de costa«mes que havia n'elles, e quão offendido se devia achar Deus Nosso Senhor
«d'isso; das quaes noticias se ha avisado a esse governo e aos ministros
«d'esses reinos, a que toca, por differentes ordens minhas, encarregando
«muito que se velasse sobre o remedio e se tratasse d'elle com veras, e sem
«respeito humano, porque me acharia mui prompto, com todo meu poder,
«para a execução do que convém para atalhar as offensas de Nosso Senhor.

"E posto que hei estado attento ao que se obrava na materia, até agora «não ha chegado á minha noticia cousa de que se possa julgar sobra de desavelo; se bem que fio dos ministros a quem o tenho encarregado, que devem «de andar com o cuidado que hei mandado e lhe corre obrigação.

«Tambem hei tido noticias particulares da força que fazem, com os minis-«tros de justiça, as intercessões e fins particulares dos que a administram, «de que ha muitas queixas que representam as pessoas que são mais desva-«lidas na republica.

«E sobre a observancia da egualdade da justiça tambem se ha ordenado eque se zele em egual gráo, visto que ha relaxação de costumes.

«E posto que estou certo que por esse governo se fará, pelo que toca á «sua obrigação, vol-o hei querido encarregar, com quanto affecto posso, para «que não haja n'iste a menor ommissão; porque os successos que estes an«nos havemos tido nos thesouros que vinham das Indias, perdendo-se um

#### Cóta:

«Dei conta no gouerno e aprouon esta esmola. Lx², 18 de nº «de 1632.»

## Assento de vereação de 29 de novembro de 1632 <sup>1</sup>

«Asentouse q̃ do pro dia de dezbro, q̃ em boa ora entra, se diagao, por conta da cidade, des misas cada dia: sinco as Chagas «de Cristo, e sinco as almas per sua entenção; e que se continuē «ate uinte do mesmo mes, se antes se não mandar o contro. O «pdor da cidade, Thome Dazdo, fica encaregado de as mandar diager 2.»

### Assento de vercação de 8 de janeiro de 1633 ;

Em conformidade do que se passava, havia alguns annos, resolve a camara diligenciar trazer a Lisboa a agua da quinta do

<sup>•</sup>com mingua de nossa nação, e outro pelo rigor dos temporaes; e os succes•sos tão infelizes, que tambem hão tido minhas armas, com os numerosos
«exercitos que ha havido; em meu juizo e no de todos se deixa entender que
«Deus Nosso Senhor está irado, e que os successos referidos, tão continua«dos, os deve haver permittido por castigo de nossos peccados.

<sup>«</sup>E particularmente encarrego o castigo de peccados publicos, e que pos-«sam causar escandalo na republica; e a emenda de costumes em todo o «genero de pessoas; a administração da justiça com egualdade, amparando «as viuvas e orphãos e pessoas desvalídas, ouvindo suas queixas, e procu-«rando o remedio d'ellas; porque, se n'estas offensas capitaes houver a «emenda que convém, devemos esperar de Nosso Senhor que moderará sua «justiça, e ajudará aos bons successos de meus reinos.

<sup>«</sup>E do que se contem n'esta minha carta fareis que se enviem as ordens «necessarias ás conquistas d'esse reino, para que em todas as partes se obre «uniformemente n'esta materia.

<sup>«</sup>E o que convier consultar-se-me, para o remedio efficaz, se fará, para «que eu resolva o que tiver por mais conveniente.»

<sup>1</sup> Liv.º III d'Assentos, fs. 38.

<sup>2</sup> Vid. nota 1 a pag. 550 d'este vol.

<sup>3</sup> Liv. on d'Assentos, fs. 40 v.

valle de Chellas, pertencente a Diogo Soares; «e q̃ o doutor Diogo «da Cunha seja o medianro na compra da dita agoa, pa ir dando «conta a cidade do q̃ neste particular fizer, e a cidade resoluer o «ultimo preço della 4.»

### Consulta da camara a el-rei em 17 de março de 1633 <sup>2</sup>

«Os srs. reis, antecessores de V. Mag.de, tratando sempre de chonrar esta cidade, e favorecel-a com as maiores graças e mercês, lhe concederam provisão, passada de 4 em 4 annos, para cum dos vereadores d'ella devassar de seus officiaes e ministros; e continuando-se isto pelo feliz governo de V. Mag.de até o precente, e, sendo acabados os 4 annos da ultima provisão, pediu a cidade no tribunal do desembargo do paço se lhe passasse outra na conformidade das passadas; e havendo muitos mezes que anda resta pretensão, se lhe dilata a concessão d'ella, em grande discredito d'esta cidade e menoscabo da jurisdicção, que V. Mag.de resta parte lhe tem dado, entendendo-se que se quer encaminhar a outros ministros fora dos vereadores d'esta cidade, a quem por mercê de V. M.de e dos srs. reis, seus predecessores, toca o tirar estas devassas.

«E porque não parece justo que, no tempo em que esta cidade «merece a V. Mag.de as mais avantajadas mercês, se lhe faça o «mais notavel aggravo 3, pede a V. Mag.de mande que a dita pro«visão se lhe passe na forma que sempre se lhe passou, e que «seja com a brevidade possivel 4; porque, em se dilatar assim, «occorrem inconveniencias do serviço de V. Mag.de, como do bom «governo d'esta cidade, que, por sua antiga lealdade e grandes «merecimentos, espera da grandeza de V. Mag.de, e de seu real «animo, acrescentamentos de mercês e honras e jurisdicções, e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vid. Assento de vereação de 27 de março de 1633.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 59 v.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> N'esta desgraçada epocha, mais uma vez o repetimos, os nossos peiores inimigos fôram sempre os de casa.

<sup>4</sup> A camara renovou este pedido em consulta de 18 de março de 1634.

«não diminuição d'ellas, como será negando-se-lhe a dita provi-

# Assento de vereação de 27 de março de 1633 1

Na conformidade da resolução constante do assento de 8 de janeiro do mesmo anno, que atraz vae mencionado, sobre a compra da agua da quinta de Chellas, propriedade do secretario de estado, Diogo Soares <sup>2</sup>, e depois de se fazerem as necessarias diligencias, «se assentou, por mais notos, q̃ pela dita agoa se lhe desse duzentos e corenta mil rs. de juro, asentados no real dagoa, q̃ he «ualor de doze mil tt<sup>dos</sup>, com condisão de dar pasagem a dita agoa, e a obra q̃ p² ella se fizer, pelas suas terras, sem mais premio «nem preso algum; de q̃ se farão as escreturas de uenda e com«pra, na forma custumada, e com declarasoes a ellas nesesras, p² «o q̃ se uerão pr° as que tem o dito secretro desta quinta e agoa; «e a tudo assestira o dtor Diogo da Cunha, p² se fazerem e sele«brarem como conuē a cidade e a seguransa das partes ³.

<sup>1</sup> Liv.º m d'Assentos, fs. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diogo Soares era secretario do conselho de Portugal na côrte de Madrid, fidalgo da casa real, cavalleiro do habito de Christo, cunhado do celebre Miguel de Vasconcellos e Brito, que tambem interveiu na transacção, e um dos falsos compatriotas que bastante contribuiu para a infelicidade da sua patria.

Para obter o valimento do conde-duque d'Olivares, exerceu Diogo Soares, sobre os seus conterraneos, toda a especie de vexames e de prepotencias; e era tal o odio que votava á casa de Bragança, que chegou a dizer publicamente, a proposito dos tumultos d'Evora: «que em Portugal não haveria so-cego, emquanto não crescessem malvas pelas escadas e pateos do paço de «Villa Viçosa.»

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A compra da agua da quinta de Chellas realisou-se em 14 d'abril de 1633 — liv. 1 do Provimento d'agua fs. 213 — pelo preço de doze mil cruzados, com a clausula de, emquanto o vendedor não fôsse embolsado d'esta quantia, receber os juros d'ella a razão de 20,3000 réis o milhar (5 %), pagos do rendimento do real d'agua.

A transacção foi approvada por carta regia de 15 de junho de 1633, como adiante se verá, sendo pela mesma carta dispensada a camara do pagamento de 240,5000 réis de siza, em virtude da petição que dirigiu a el-rei na seguinte consulta:

«E loguo se asentou q, pa se fabricar a obra desta agoa, se aplicase tres mil cruzados cada ano, a saber: seis sentos mil rs apor conta da faza da cidade, en satisfação do q deue ao real adagoa, e outros seis sentos mil rs pela do dito real dagoa, por aser a dita obra e o trazer da agua da obrigação deste dra, e pa q elle pralmente se impos.»

### Assento de vereação de 8 d'abril de 1633 <sup>1</sup>

Com approvação do governo manda a cidade entregar á Misericordia a esmola de duzentos mil réis, tirados do rendimento do real d'agua.

«Pela grande falta que n'esta cidade de Lisboa ha de agua, assim para o «serviço e sustentação dos moradores, como para se ennobrecer com fontes «nos logares publicos, tratou sempre de pôr em execução de conduzir a ella «a que mais quantidade fôsse, de melhor bondade, e accommodada no logar e «fóra da agua-livre, que, por se haverem de fazer com ella grandes despezas. «que de presente se não podem supprir, pelos serviços que a V. Mag.de se «tem feito em muitas occasiões passadas, pareceu a este senado da camara, «fundado em um capitulo de carta de V. Mag.de, em que manda se trate de «trazer a ella alguma agua, comprar uma fonte, que está no valle de Xa-«bregas, em uma horta do secretario Diogo Soares, por ser quantidade de «uma manilha mui perenne, e que póde vir ao Terreiro do Paço em altura «de 45 palmos, e por estar perto da cidade e se orçar o custo em sessenta mil «cruzados, que é despeza accommodada; e acertando-se o preço de doze mil «cruzados, em que cabem de meia siza, á parte da cidade, 240\$000 rs., pa-«receu que sendo esta compra em commum utilidade do povo e nobreza d'ella, «pedir por mercê a V. Mag.de haja por bem de a mandar relevar d'esta siza, «como V. Mag.de o fez por particular provisão sua, em outra que se levou «ao logar de Belem, como consta da certidão junta, havendo respeito a V. «Mag.de mandar escrever que ajudaria a isso com sua fazenda, e ao muito «que a cidade ha de dispôr de si com obra tão custosa e necessaria.» — Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.4, fs. 61 v.

A camara diligenciava que a cidade fôsse abastecida d'agua potavel, em harmonia com as exigencias da população, e ao mesmo tempo pensava em ornar com fontes alguns logares publicos, taes como o Terreiro do Paço, S. Paulo, Terreiro da Boa-Vista e a praça do Pelourinho Velho.

Liv.º m d'Assentos, fs. 44 v.

### Carta regia de 13 d'abril de 1633 <sup>1</sup>

«Presidente amigo, etc. — Vi a vossa carta q me enviastes 2 com «a copia do assento q se tomou em camara, em 22 de outt.º do «anno pass. do 3, sobre o neg. o da renda fixa dos quinhentos mil «cruz.dos, e pareceome dizervos q, em primeyro lugar, vos agra-«deco muito, como por esta carta o faco, o modo com a trattais «de me seruir na occasião presente, dispondovos com todo effeito «a cousa tão necess.» á conseruação desse Reyno e suas cong.tas. «e em particular a cada hum de vos agradeço o zelo e prompti-«dão, q tendes mostrado nesta e outras occasiões de meu seru.», «de q terey euidado e particular lembr.ça, para a cada hu de vos «mandar fazer a merce q vossos procedim. tos merecem, em reamuneração da lealdade e fidelidade com q me seruis, fiando de avos q, em todo o tocante a esta renda fixa, procedereys em tal amodo q de todo se acabe de consiguir o q se pretende para fim «tão importante, qual he o da restauração de Pernambuco, con-«seruação desse Reyno, socorro da India e mais conquistas.

«E trattando dos pontos do assento  $\tilde{q}$  a camara fez, me pareceo «respondervos em particular o  $\tilde{q}$  resolui sobre cada hum delles:

«Ao que toca ao prim.ro, em q pareceo á camara cometterse a «ministros particulares a administração do desempeño das tenças «e renda fixa, resolui comettello ao arc.º eleito de Lisboa 4, a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. o i d'el-rei D. Filippe in, fs. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. n'este vol. pag. 544.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., pag. 537.

<sup>. 4</sup> D. João Manuel, decimo sexto arcebispo de Lisboa, veiu substituir o conde de Castro d'Ayre, sobre quem unicamente pesavam os encargos do governo desde o fallecimento do conde de Valle de Reis em março de 1632.

Era descendente, por bastardia, d'el-rei D. Duarte, e estava residindo na côrte de Madrid quando em 1632 foi elevado a arcebispo de Lisboa, e no anno seguinte á vice-realeza de Portugal, de que tomou posse, diz fr. Claudio da Conceição, «em abril (a 13) de 1633, e lhe foi mandado o regimento do «que havia de fazer, passado em Madrid, a 26 de março do mesmo anno; «n'elle se ordenava que, emquanto fôsse vice-rei, não visitaria pessoa alguma; «que os officiaes da casa venceriam seus ordenados dos seus officios-móres, «e o acompanhariam quando fôsse em publico á capella, relação e a outras «partes a que fôsse como vice-rei. Depois, sendo confirmado na dignidade

«quem tenho nomeado por viso rey desse R.", para q̃ elle, em «hūa junta particular, com os ministros q̃ lhe parecer, tratte desta «materia cõ o zelo e cuidado q̃ delle espero, dispondoo com a bre«uidade q̃ a necessidade pede em cousa tão importante, ficando «por conta vossa tudo o q̃ vos tocar; entendendo q̃ de mays de «cumprirdes com a obrigação q̃ vos corre, por vossos officios, fi«cays dando bom exemplo ás mays camaras do Reyno.

«E q. to ao 2.°, sobre as armadas desta coroa se hauerem de «aprestar nos portos della, mandarey dar a ordem necess. a na «forma  $\tilde{q}$  tenho resoluto.

«E acerca do q̃ se pede no 3.°, sobre os bes dessa coroa q̃ esatão dados a estrang. Tos, me pareceo dizervos q̃ eu não pretendo aquebrantar as leys desse Reyno, antes quero q̃ se executem no aque ategora por my não estiuer resoluto o contr.º, e q̃ nessa conformidade se proceda pella via ordin. Ta, fazendose em tudo justiça a quem a tiver.

«Ao quarto, q̃ tratta da contribuição q̃ deuē fazer os donata«rios, resolui q̃ nos meyos, q̃ se hao de buscar para esta contri«buição, hão de entrar todos os donatarios e nobres do Reyno,
«aduirtindose q̃, em o q̃ se dispuzer para o desempenho das ten«ças e contribuição da renda fixa não ouner esta qualidade, se
«dará meyo, com o qual fiquem assistindo os nobres a este seru.co
«com quant.des correspondentes a suas obrigações, e ao q̃ em to«das as occasiões tem feito, e he justo fação.

«L em rezão do ponto quinto, sobre o direito das meyas an-«nattas e extracção do sal, me pareceo dizervos, como ja o tenho «feito por outras vezes,  $\tilde{q}$  isto são regalias minhas, e como tais

<sup>«</sup>de arcebispo de Lisboa, pela Sé Apostolica, tomou posse por seu procura«dor, D. Gaspar do Rego, conego da dita Sé e bispo de Targa, em 13 de
«maio do mesmo anno de 1633. Logrou tão pouco esta dignidade, que não
«chegou a receber o pallio, fallecendo a 4 de julho no palacio d'el-rei, onde
«residia como vice-rei.»

Durou pouco o governo de D. João Manuel que, segundo reza a historia, nem primava pela capacidade nem pelo alcance politico, não obstante era doutorado na faculdade da sagrada theologia.

Emquanto á exoneração do conde de Castro d'Ayre parece ter sido motivada pela fraqueza, ou pouca habilidade que elle mostrou na execução dos planos de Olivares.

«ficão á minha disposição; e contudo eu mandarey ter considera-«ção nesta materia, em ordem ao q̃ convem á conservação de meus «Reynos, e em particular ás conquistas desse.

«E q. to ao 6.º ponto, em  $\tilde{q}$  se tratta da extinção da repiza do «bagaço, ordeno ao arcebispo viso rey que o faça executar, con«forme as ordes  $\tilde{q}$  para isso leua.

«No settimo, sobre o contrabando e permissão dos doze nauios, «me pareceo dizervos q, no q toca ao contrabando, basta por agora o q tenho concedido; e q.do se vir q muitas vezes ha diferença no julgar entre o ministro portuguez e castelhanos, e o «cons.º de guerra e junta do almirantazgo não attenderem á re-ezão, senão ao q a cada hum lhes toca, mandarey, pella via a q «pertencer, q se me consulte a sentença de revista, com as rezoës «e fundam. tos do ministro portuguez; com q tomarey neste caso «a resolução q for justo, pois não sou mays castelhano q portuguez (?).

«E q.to á permissão dos doze nauios, parece incerto o interesse « q̃ se prettende tirar delles, e o dano q̃ se poderá siguir, grande «pella difficuldade de preuenir os fraudes q̃ debaxo desta permis« são se podem fazer. E como se tratta de não adiantar armações « de pirattas, assi em Frandez como em Hespanha, com m.ta par« ticularidade nesta occasião, convem não se fazer por tão pouco in« teresse, nem abrir a porta aos outros Reynos a q̃ pessam estas « permissões; contudo remetterey esta proposta á junta do almirantazgo e a Frandez, para q̃ vejam como se poderá dispor sem « os inconvenientes dittos; e q.do venhão as repostas as mandarey « confirir por ministros d'ambas as coroas, e podendose fazer se « concederá, e q.do não se buscarão outros meyos q̃ se me propo« rão para suprir esta quant. do ; e tudo o q̃ for necess. o para pe« trechos, consultandoseme, o resoluerey.

«Ao 8.º, sobre o particular dos proprios q eu applico para o «desempenho das tenças, e sobre prover as pensoes nas pessoas «q tem tenças, tenho ordenado ao arcebispo visorrey q se dispo«nha dos bes dos proprios no desempenho das tenças, como o te«nho concedido; e q.ºº ás pensões eu mandarey ter consideração «ao q se aponta.

«E no q̃ se pede no 9.°, q̃ ao estado ecclesiastico se deue peadir para esta contribuição, ou se peça a Sua S.do breue para se

\*

«tomar o rendim.to de hum ou dous annos dos bispados vagos, «espero q̃ o estado ecclesiastico acuda para este seru.º; e para «este effeito o mandarey trattar co elle, pello modo q̃ mays con«venha.

«E q. to ao q̃ se tratta no 10.º ponto, sobre os sobejos das conaduttas da Univers. do, e sobre as camaras contribuirem com hūa
adas duas terças de suas rendas, ao arcebispo ordeno q̃ se coabrem estes sobejos para o desempenho das tenças; e juntam. to
aleva cartas para se enviarem ás camaras, para effeito de largaarem hūa das duas terças para esta renda fixa.

«E o  $\tilde{q}$  se trata no 11.°, sobre eu applicar ao desempenho das «tenças o  $\tilde{q}$  se despendia com os ministros e officiaes das couta«das, e o  $\tilde{q}$  resultar das cesmarias, ao arcebispo viso rey ordeno
« $\tilde{q}$ , o  $\tilde{q}$  se pagaua ao officiaes das coutadas,  $\tilde{q}$  não são necess. «se cobre para este desempenho das tenças, e assi o  $\tilde{q}$  resultar adas terras descoutadas.

«No que se contem no ponto 12.º, em rezão do q escrevi sobre se conservar a casa real na sua authoridade, me pareceo diazervos q, o que tenho resolutto, mando se guarde, ficando com «o contentam. to da estimação q fazeis do bom intento q nesta materia tenho.

«E q. to ao q̃ me apontais no ponto 13.°, sobre se continuar a reducção dos juros de minha faz. a, para o q̃ he necess.º dr.º «prompto, me pareceo dizervos q̃, por agora, se deue trattar da renda fixa e desempenho das tenças, q̃ he mays preciso e ne-cess.º, pois não ha effeitos para tudo; e como as necessidades derem lugar se trattará deste ponto, pois he em ordem à me-alhora de minha faz. a

«E no particular do  $\tilde{q}$  me dizeis no cap.º 44.º, sobre o dr.º  $\tilde{q}$  «cresce da bulla da cruz.da, e das meyas annattas das comendas, « $\tilde{q}$  não vão a arca, ao arc.º viso rey ordeno  $\tilde{q}$ , tudo o  $\tilde{q}$  crecer da bulla da cruz.da, demays do  $\tilde{q}$  está applicado para os lugares «d'Africa, e se gasta na cobrança e administração della, se cobre pera a renda fixa e desempenho das tenças; e o mesmo o  $\tilde{q}$  «montarem as meyas annattas,  $\tilde{q}$  se pagem das comendas  $\tilde{q}$  não «vão a arca do Reyno. E o mesmo tambem lhe ordeno faça do  $\tilde{q}$  «crecer do fisco real,  $\tilde{q}$  he o  $\tilde{q}$  se contem no cap.º 45.º

«E acerca do q se tratta no 16.º, sobre os presidios do Reyno.

«me pareceo dizervos  $\tilde{q}$  esta materia se fica considerando com a «attenção  $\tilde{q}$  convē, em ordem ao bem desse Reyno e sua de«fensa.

«E no q toca ao q me apontaes no ponto 17.º, parece q se po«derão tirar dos moradores das Ilhas, em cada hum anno, trinta
«mil cruz.do», pois tanto mays são interessados na segurança dos
«mares e restauração das conq.tas, o mando cometter ás justiças
«e prouedor da faz.ª das Ilhas dos Açores, e ao gouern.or, justiças
«e prouedor da faz.ª da Ilha da Madr.ª, a quem mando escreuer
«para q o trattem com as camaras e fação q venhão nisto.

«E q.to ao q̃ se contem no cap.º 18.º, o animo q̃ mostrays para «as cousas de meu seru.º e da conseruação e augm.to desse Reyno, vos torno a agradecer, estimando m.to a significação q̃ me afazeys de vossas vontades, de q̃ recebo grande contentam.to; e «porq̃ o q̃ mays desejo he ver esse Reyno com a prosperidade, q̃ «gozou em outros tempos, e q̃ os vassallos delle tenhão as rique«zas de suas conq.tas, me pareceo dizervos q̃ deueys de trattar q̃ «essa cidade e seu destrito contribuão com o q̃ lhes cabe respe«ctivam.to aos meyos q̃ apontays, e no mays q̃ parecer, pois essa cidade he cabeça desse Reyno, e como tal mays interessada, e «q̃ deue dar exemplo as mays; e assi ordeno ao arcebispo viso «rey o tratte, confiando de vos q̃ o fareis de man.ra q̃ se vejão «logradas as demonstrações, q̃ dais, do effeito desta renda fixa.

«E ao q̃ se diz no ponto 19.°, sobre vos parecer q̃ será conve«niente a meu seru.°, e para satisfação dos povos, q̃, o q̃ se fizer
«no tocante á renda fixa, seja por contratto, me pareceo dizervos
«q̃ assi o ordeno ao arcebispo viso rey q̃ se faça, e me venha a
«assinar, porq̃ he tanto o q̃ desejo satisfazer a meus vassallos q̃
«em tudo quero se lhes dé intr.ª satisfação.

«E no particular do q se contem no cap.º 20.º, em q me repre«sentays o muito que essa cidade necessitta de agua, e q para
«esta falta se poder remediar haja eu por bem q, dos effeitos q
«se applicarem ao desempenho das tenças, se tirem cinco mil
«cruz.dos cada anno, emquanto durar a obra, me pareceo dizervos
«que deueys de trattar logo disto pellos meyos q vos parecer,
«com os sobejos das rendas da cidade, porq mal se podem appli«car os cinco mil cruz.dos dos dittos effeitos, quando elles não che«gão á quantia da renda fixa.»

### Capitulo da carta regia de 13 d'abril de 1633 <sup>1</sup>

Entre outras propostas, q̃ em vosso nome e dos mais prelados de Portugal, que se acharão na junta de Thomar <sup>2</sup>, apontas-

1 Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 196.

<sup>2</sup> Como o proprio documento diz, a junta de Thomar tinha sido encarregada de estudar as causas da propagação do judaísmo em Portugal, e de propôr as providencias que julgasse proficuas, no sentido de destruir essas causas e de atalhar o pernicioso desenvolvimento da falsa crença.

Pobre raça proscripta, que já não tinha a defendel-a dos velhos odios a integridade de costumes, sabiamente regulada pelas primeiras leis da constituição politica do paiz!

Na sua mesquinha situação oppunha a astucia e o ouro á malvadez e á perseguição, que com todo o zelo catholico lhe promovia o povo, a nobreza o clero, a inquisição, as ordens monasticas, a companhia de Jesus, as communas, os governos e até o proprio chefe do estado, que deveria ser superior a todas essas insignificantes paixões, e reprimil-as com bom senso. Era isto o que não succedia, ou, em termos mais precisos, succedia exactamente o contrario.

D. Filippe especulava com os publicanos conversos, e ora, com a venalidade do seu caracter, os animava a offertarem-lhe grossos cabedaes para obterem alguma concessão, que lhes permittisse resfolgar um pouco — vid. n'este vol. pag. 836 —, ora dava força á perseguição, especulando com os que a moviam.

O seu ideal era o dinheiro, e para o adquirir não fazia escolha de meios : todos para elle eram egualmente honestos.

Entregue a causa dos hebreus á especie de consistorio de bispos e arcebispos, que se reuniu no convento da ordem de Christo em Thomar, aos quaes, e a seu pedido, se ajuntaram depois alguns lentes da universidade de Coimbra, póde-se calcular o que produziriam taes cerebros, obcecados pelos interesses vís e pela bestial superstição que dominava os espiritos n'aquella epocha !

D. João Manuel, arcebispo de Lisboa, tomou uma parte activa na junta, e apenas ella se encerrou, foi apresentar o resultado dos trabalhos á côrte de Madrid, onde se demorou, promovendo a applicação das decisões tomadas, até que el-rei o nomeou para o cargo de vice-rei de Portugal.

Esta nomeação era bastante significativa das intenções do governo de Madrid, relativamente aos judeus; e o capitulo da carta regia de 13 d'abril de 1633, a que nos estamos referindo, dando satisfação a antigas e continuas reclamações, confirmava uma das propostas da referida junta, que sem duvida não era a que menor molestia causava aos christãos novos.

ates, em ordem a se tratar de remedios conuenientes, para se ataalhar e castigar o judaismo q hia em grande crescimento naque

A especulação com a gente da nação hebrea vinha de longa data; mas referindo-nos ao que dissemos em nota a pag. 137 do tomo n dos «Elementos», onde se affirma a attitude que os concelhos tomavam, quando se tratava dos interesses d'aquelles párias, completaremos agora essa nota transcrevendo a procuração que a cidade de Coimbra passou á camara de Lisboa, em 9 de fevereiro de 1602.

É provavel que as demais cidades procedessem do mesmo modo.

Eis a procuração:

«Saibão quantos este estromio de poder e procuração uirem, que no año do anacimio de noso snor jhuus xpo de mil seis centos e dous años, aos noue dias do mes de feuereiro, ë esta cidade de coimbra e camª dela, emde es-«tauão jumtos em vereação gil homem, vereador e juiz pla ordenação, o dou-«tor sebastiam de sousa, o doutor po de mendanha, luis sardinha, vereado» «res, e jeronimo machado, procurador geral desta cidade, estando outro si «presente Cosmo Roiz, procurador dos uinte quatro do pouo, juntos em ve-«reação fazendo vereação segumdo ordenança da dita camra, pa o caso ao «adiante declarado, logo ha hi por elles foi dito, em prezensa de mi, po ca-«bral da costa, spuão da dita camera, e poo em todas as cousas a ella toquan-«tes, por spicial prouisam delRei noso snor, e das testimunhas ao adiante «asinadas e nomeadas, que elles, em nome desta cidade, na milhor uia, forma «e modo que em drto se requere, podem e deuë, fazião e por este po estromto «fizerão, costituirão e solenemente deputarão por seu ligitimo e bastante «procurador, ou procuradores, a pesoa ou pesoas que a camera da cidade de «Lisboa emleger, deputar e constituir por procurador dela em nome da dita «cidade de Lix», pa ir requerer diante sua magestade e seus desembargado-«res, e perante quais quer outres juizes, a quem o conhicimto do caso ao «adiante declarado pertencer, e sua magdo o remeter, e quais quer tribunais, «relaçois, e corte de s. magde destes reinos de portugal e castela correr o li-«tigio sobre os embargos, com que a camera da dita cidade de Lisboa ueo a «hūa prouisam a chancelaria, que sua magde mandara pasar em fauor da «gente da nação, contra outra e hua sua patente que mandara pasar em tempo «dos gouernadores deste reino, que offereçerão a sua mage, e nome delle, apor bem e liberdade e seruiço de noso snor, oito centos mil cruzados, e que «pera comprim<sup>to</sup> da copia do dito dro fizera merçe aos pouos do rendim<sup>to</sup> da «impusisam do sal e estanque das cartas e outras cousas, ate s. magde ser «pago, e que os pouos pagasem os outros quatro centos mil cruzados que resta-«uão, de que se fizera contrato, que s. magde confirmara e mandara pasar «hūa patente diso, q̃ estaua registada na dita camera, e que depois diso se «pasara outra pa se distratar o dito contrato, a requirimto e a instancia da «dita gete da nação, pera podere ser admitidos a honras e dignidades e of-«ficios como erão os xpaos uelhos. E por que cumpre, a bem da justça dos

«Reyno, foi hũa, que conuinha muito, para o mesmo fim, não terē dos da nasção hebrea honras nem lugares publicos, nem officios «de gouernança, nem de justiça, de graça, e de fazenda, e coudazas semelhantes, e que, por ser assim justo e conueniente ao

«pouos deste reino, requererse a elRei, noso senhor, o comprimto do dito «contrato, ordenarão e constituirão por parte desta cidade de coimbra e «pouo, por seu procurador em todo abomdoso, a pesoa ou pesoas que a dita «cidade de Lixa pa este caso eleger e nomear por seu procurador ou procu-«radores, aos quais, electos pa iso por ella, lhes conçederão elles, sobre di-«tos juiz, vereadores e pp<sup>dores</sup>, em nome desta cidade de coimbra e seu pouo, «todos os poderes spiciais e gerais, com liure e geral administração, pera «que em nome delles, constituintes, e da dita cidade e pouo dela posa o dito eseu procurador, ou pp.dores, que asi forem nomeados e eleitos pola dita ci-«dade de Lixa, requerer em nome desta toda sua justça, e procurar em todo «o mais que cumprir ao bem cumü e honra destes reinos e pouos, e tratar «em tudo o que mais for necesario sobre esta materia, pª este efeito da «justça dele, por que, pa todo o sobre dito, lhes dam todo seu comprido poder e mandado geral e spicial, representado em tudo elle, dito seu p<sup>dor</sup>, ou «procuradores, asi emleitos pola dita cidade de Lixa, as pesoas delles, con-«stituintes, e desta cidade e pouo e termos della, posto que interuenha e •succedam cousas pa que se requeira mais spicial e geral madado, e outra «clausulas e solenidades, porque todas, e cada hüa delas, e de suas sustan-«cias e dependencias, aqui hão por expresas e declaradas, com as mais clau-«sulas e poderes cotheudos e declarados na procuração, que a dita cidade «de Lixa fizer e der ao dito noso procurador ou procuradores eltos (eleitos) «por ella; prometemdo auer tudo por bom, firme e ualioso, pa sempre, o que «asi for feito e requirido plos ditos procuradores, sob os bees e remdas «desta cidade, que pa ello obrigarão. E e fee e testimunho de verdade asi o «outorgarão, e aqui na nota esta procuração asinarão, de que mandarão •fossem tirados della os estromtos que coprisse, pa os ditos seus procuradoeres. Tas que presentes stauão: martim de crasto e marqos piz, mes nesta «cidade, e outros.

«P° cabral da costa, spuão da camra, e p°o è todas as cousas a ella toquan«tes, o sp (escrevi). O qual estromto de pção eu, dito p° cabral da costa,
«spuão da camra desta cidade de coimbra, tresladei bem e fielme do proprio
«que fiqua è meu liuro de notas, q serue na camra desta cidade pa os autos
«semelhantes, pello poder e priuilegio q pera isso eu, dito spuão da camra,
«tenho delRei, noso snor, e sentensas dadas no caso, que este estromento
«pasei e me reporto ao proprio que fiqua è minhas notas, do q<sup>11</sup> tirei, pa se
«acomodar ao outro procurador, que a camra da cidade de Lixa eleger, como
«neste se requere. E por verdade aqui fiz meu publiquo sinal, q tal hee. Po
«cabral da costa o sp.— Logar do signal publico.— Gratis.» — Liv.º 1 da
Companhia e outros serviços a S. Mag.de, fs. 1.

«gouerno do Reyno, estaua prohibido por muitas uezes plos senho-«res reis meus antecessores. E vendo eu que estas prohibições «são antigas e bem fundadas, e que conuem que geralmente se «guardem com puntualidade, ainda para se animarem os mesmos « descendentes da nascão hebrea a serem firmes em nossa S.12 Fee «Catholica, e seguirem a vertude e verdadeira Religião Christã, «para que assim mereção dispensarsse com os q tinerem bons e «catholicos procedimentos, o que se não conseguirá se geralmente «pudessem ser admitidos para as ditas honras, officios e lugares apublicos, mayormente pedindo o tempo e as sercunstançias pre-«zentes q as dittas leys e prohibições se acrescentassem: hey pr «bem de madar que ellas se guardem muy exactamente, e que assim o auizeis aos tribunaes q toca, e as camaras do Reyno, «ordenando que esta minha rezolução se registe nas partes ordeanadas, e nas mais em que for necessario, para q a todo tempo «se tenha luz della.»

### Ordem da real junta do almirantado de 11 de maio de 1633 <sup>1</sup>

Que, em consideração de estar o reino muito abundante de trigo, e de se esperar felicissima colheita, não mais se importasse trigo de Hollanda, sob pena de se proceder contra os navios e pessoas que o trouxessem<sup>2</sup>; e que n'esta conformidade se fizessem os competentes pregões, para chegar à noticia de todos.

«Y esto se hizo por dorden de Su Mag<sup>d</sup>, por la real junta del almirantazgo, a quien tiene cometido todas las cosas tocantes al acontrabando.»

<sup>1</sup> Liv.º m do Provimento de pão, fs. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esta ordem, mandada publicar por D. Fernando Alvia y Castro, capitão general, causou grande desprazer na cidade, que ficou com muito sentimento por vêr que assim era annullada a mercê, que o reino desfructava, pondo-o em risco de tornar a soffrer os trabalhos passados. N'estes termos representou a camara em consulta de 28 de maio de 1633, adiante transcripta.

# Carta da camara a el-rei em 14 de maio de 1633 <sup>1</sup>

«Em consideração do real serviço de V. Mag.de e bem d'estes «seus reinos, houve V. Mag. de por bem, por folgar de lhes fazer «mercê, que o governo d'elles passasse á pessoa do arcebispo «d'esta cidade de Lisboa, mercê tão propria da grandeza de V. «Mag.do e do seu justo governo, como estimada, desejada e me-«recida dos vassallos d'elles; e esperamos que a respeito da chris-«tandade, zelo do serviço de Deus e procedimento d'este prelado, «cresça tanto mais no serviço de V. Mag.de e bem commum do «povo, principal intento de nossos corações. Mas antes de sua «chegada esperou a cidade que V. Mag.de fôsse servido de a hon-«rar com carta sua, dando-lhe d'isso conta, continuando-lhe a «mercê que sempre, em semelhantes eleições, recebeu de V. «Mag.de e dos srs. reis, seus predecessores; mas, com a falta «d'ella, fica com o devido sentimento, vendo que lhe falta esta «mercê e favor devido ao particular amor de tão leaes vassallos, «e em tempo em que ella mais se tem empenhado no serviço de «V. Mag.do E ajuda ainda mais a este sentimento e magoa faltaralhe juntamente a da promoção, que V. Mag. de houve por seu ser-«viço fazer, do conde do Prado, governador do Algarve, para a «presidencia d'este tribunal 2; e posto que de seu zelo, talento e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>D. Luiz de Sousa, conde do Prado, foi nomeado para a presidencia da camara por alvará regio de 1 d'outubro de 1633, escripto em Lisboa, conforme se vê do registro que se encontra no liv. Carmesim, a fs. 113.

Este documento não offerece novidade nenhuma: é pouco mais ou menos do theor do que publicamos em nota a pag. 275 d'este volume, e por isso nos dispensamos de o transcrever.

Vê-se, porém, da consulta, a que esta nota diz respeito, que o conde do Prado já estava servindo o seu novo cargo de presidente da municipalidade de Lisboa, não obstante a falta de communicação official, de que a camara se queixava.

O primeiro documento que encontramos com a assignatura do conde do Prado, como presidente do tribunal do senado da camara, é o assento de ve-

«partes nos promettemos grandes e felizes effeitos do serviço de «V. Mag.do, todavia não podemos deixar de significar a V. Mag.do justo sentimento em que n'esta parte ficamos; esperando, po«rém, da grandeza de V. Mag.do, e do que esta cidade e reino «por sua antiga lealdade lhe merece, que, conhecendo sua razão «e magoa, a mande V. Mag.do emendar, para que não passem «ávante os desfavores com que de presente fica, porque assim fara «V. Mag.do o que deve ao particular amor com que o amamos, «como á estimação, que sempre fez d'esta cidade e reino, para o «honrar em semelhantes occasiões.»

# Capitulo da carta regia de 18 de maio de 1638 <sup>1</sup>

«O conde de Castello Nouo me deu contta de q, sendo estilo e «costume antigo fazerese nos liuros dos acordos da camara desta «cidade de Lisboa os asentos do q se rezoluia por mais votos, in-«troduzirão agora os mesteres não querere asinar o q se vencia «contra seus paresseres, o q de mais de ser nouidade prejudicial «a meu serniço e bom gouo, e ocazionada a tomultos e incoueanientes e a se faltar co o segredo deuido (por que, pla imfirior ca-«lidade e condissão dos mesteres, se pode ressear q ho descu-«brão, jactandosse de q não asinarão o q contra seus votos se ven-«ceo), he couza q não premitem as levs desse Reyno, plas coaes «está disposto na ordenassão do lo pro, titto 10 \$ 9, q na caza da «suplicassão se cumpra o q se vencer pla maior pto dos votos, e q «todos asinem, sem q nenhū deles possa pôr declarassão nem «postila, por donde se possa saber quaes forão de outro paresser; «e q taobem se faziao agora na caza dos vinte quoatro as procuarassões, com q os mesteres vão a seruir na camra, condicional-«mente, ou com limittassões e reservas, com o q não só se dá lu-«gar a se reuelarem os segredos e não se poderem comcluir as «matrias, porem he couza q não ho premite a rezão do bom gouº e «autoridade do tribunal e expedição dos negocios. E hauendo visto

reação de 4 de junho de 1633, o que não quer dizer que elle não estivesse exercendo aquelle cargo ha mais tempo.

<sup>1</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe III, fs. 199.

«a dita cartta: ouue por bem de rezoluer q̃ se guarde e obserue «o estilo antigo, de q̃ os mesteres firmem nas couzas q̃ se ven«cerem por maes vottos; e q̃ as procurassões q̃ lhe fazem na caza
«dos vinte quatro sejão sem condisões, como attegora se fizerão,
«tratandosse na caza dos vinte quatro pro os negossios, em q̃ deuē
«ser ounidos, e q̃ o seu paresser se veja na camra; porem q̃ os
«asentos se fação comforme ao q̃ se vencer por maes vottos. E
«porq̃ esta matria he de mta importançia, principalmto no tempo
«prezente, em q̃ se tratta de asentar nesse Rno a renda fixa, vos
«encomēdo e encarrego mto q̃, na execussão do q̃ por esta cartta
«ordeno, vos ajaes com todo bo modo, por q̃ tãobem seruira isto
«de meio para facilitar o q̃ leuastes a vosso cargo 1.»

# Assento de vereação de 22 de maio de 1633 <sup>2</sup>

Resolve a camara, para melhor serviço da cidade e menos prejuizo seu e da fazenda real, mandar derrubar todas as casas, gaiolas e cobertas, que estavam feitas junto á alfandega, d'uma e d'outra parte, começando da porta das casas do provedor até à praia, por se ter entendido que ellas serviam para o descaminho das cousas da fazenda real e da cidade, e ainda por outros justos motivos que o assento não diz.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Este documento já vem citado a pag. 67 do tomo 1 dos «Elementos», onde por engano, que tambem passou na revisão, se diz *Curta regia* em vez de *Capitulo da carta regia*, etc.

A repressão contida n'este documento, provocaram-n'a os procuradores dos mesteres — vid. pag. 523 e 544 d'este vol. —, pois confundiam a sua posição de representantes do povo no governo da cidade, com a de membros da Casa dos Vinte e Quatro, e pretendiam antecipar-se dois seculos e meio, approximadamente, realisando uma das maiores conquistas liberaes dos nossos tempos.

A representação das minorias, com o direito de voto em separado, seria muita liberdade para epocha de tanto absolutismo, e... de tantos embaraços financeiros.

Liv.º m d'Assentos, fs. 45.

# Consulta da camara a el-rei em 28 de maio de 1633 <sup>1</sup>

«Uma das cousas, que maior cuidado dá a esta cidade, é tratar «no principio de cada anno da prevenção de pão, em razão de nunca «as novidades da terra, por mais férteis que sejam, serem bastan«tes para o sustento d'ella, assim por sua grandeza, como pelo «grande numero de gente que a ella concorre de todas as partes, «e o muito que de continuo se gasta nas armadas de V. Mag. de, «que n'este porto se aprestam, e outras embarcações particulares; «e a este respeito encommenda V. Mag. de, em seu regimento, que «n'este principio se faça toda a diligencia, para que não venha a «faltar, mandando a cidade chamar os mercadores estrangeiros, «e se lhes encarregue este negocio com todo encarecimento.

«E ameacando os annos passados a fome a este reino, lembrou «a cidade a V. Mag. de a importancia d'este caso, e quanto convi-«ria mandar V. Mag. de ordenar que viesse dos portos estrangei-«ros, pedindo a V. Mag. de se servisse de lhe fazer merce de man-«dar para isso expedir as ordens necessarias, e V. Mag. de houve apor bem que todo o trigo, que fôsse mister, se pudesse comprar «em qualquer parte que se achasse, ainda que fôsse em porto ou «terra de inimigos, e se trouxesse em quaesquer navios de con-«trabando, como os donos d'elles não fôssem dos rebeldes de Hol-«landa, por carta de 10 de janeiro de 1631, com o que se não «deram por seguros os mercadores estrangeiros, que n'esta cidade assistem, dizendo que os ministros de V. Mag.de, a cujo cargo «está a averiguação do contrabando, lançariam mão de quaesquer «navios que trouxessem marinheiros hollandezes: e estando pen-«dendo esta difficuldade, mandou V. Mag. de ordem ao duque de «Maqueda, capitão general, pelo conselho d'estado, em carta de 25 «d'outubro do dito anno, que pudesse dar licenças para que os «ditos estrangeiros pudessem trazer pão a esta cidade, ainda que «fôsse em navios de contrabando, as quaes, a pedimento d'este

<sup>1</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.do fs. 62 v.

«tribunal, foi continuando D. Fradique de Toledo, que succedeu «no dito cargo, que foi remedio unico para a cidade se vêr livre «das necessidades e apertos em que estava e todo o reino.

«E estando a cidade gozando d'esta liberdade e mercê, tão diagna da grandeza de V. Mag.de, como merecida de tão leaes vas-«sallos, ora D. Fernando Alvia y Castro, que serue o dito cargo, «mandou lançar, em 11 d'este maio, um pregão publico, em nome «de V. Mag.de, que ninguem pudesse trazer pão de Hollanda, sob «pena de se proceder contra as pessoas e navios que o trouxes-«sem, dando por razão que este reino de presente estava abun-«dante de trigo, e das sementeiras d'este anno se esperava grande «colheita; e que, conforme a isto, não era necessario trazer-se «pão d'aquellas partes em virtude das ditas licenças, cousa que an'esta cidade causou grande escandalo, e fica com grande senti-«mento, vendo que este ministro por este modo nos atalha esta «mercê, e põe este reino a risco de se tornar a vêr nos trabalhos «passados, principalmente em tempo em que a miseria d'elle està «tanto ávante, e tomar por fundamento haver de presente muito «trigo, como se fôsse mercadoria que pudesse ter duração, e fa-«zer cabedal do que ainda está em herva.

«Pareceu dar conta d'isto a V. Mag. de para que, como rei e se«nhor, o mande remediar, ordenando ao dito D. Fernando, pela
«real junta do Almirantasgo, não faça obra pelo dito pregão, an«tes o mande alevantar; e que o contrabando se não entenda com
«os navios nem pessoas que trouxerem pão e outros mantimen«tos d'aquellas partes, continuando com as ditas licenças, como
«até aqui se fez, porque além de assim se remediar este reino,
«é o que mais convém ao serviço de V. Mag. do e sua real fa«zenda.»

Porque o negocio era considerado de summa importancia, e a camara o desejava decidido com brevidade, mandou um proprio á corte de Madrid com outra consulta 1 no mesmo sentido:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. 6, fs. 66 v.

No registro não se encontra a data d'esta consulta.

«Foi V. Mag.de servido, por fazer mercê a esta cidade, con-«forme sua grandeza, de conceder, pelas considerações que para «isso obrigaram a V. Magao, que, sem embargo da prohibição do «contrabando, pudesse vir certo numero de navios, com os quaes, «trazendo trigo, se não praticaria o contrabando; e durando esta «mercê e concessão, se publicou agora, por ordem do provedor «general, D. Fernando Alvia y Castro, que V. Mag.de a havia «por quebrada, e mandava se não uzasse d'ella, de que se seguiu agrande desconsolação em todo o povo, vendo por esta via impe-«dido o remedio das entradas do trigo, que debaixo d'esta per-«missão traziam estes navios, com que se ajudava a sustentar em «suas necessidades, experimentando-se logo o effeito d'isto, por-«que de repente subiu o preco a trez vintens mais por alqueire. «receiando-se muito que a este passo vá subindo ao diante, pois, «como V. Mag.de deve estar informado, sendo este povo tão nu-«meroso, difficultosamente se sustenta sem pão do Norte, e por «falta d'elle tem succedido grandes fomes e apertos; e assim pa-«rece que se não póde dar conveniencia alguma do servico de V. «Mag.de, n'este particular, que pese mais que o grande damno «que d'aqui pode resultar; e por os srs. reis d'este reino, prede-«cessores de V. Mag.de, o terem assim entendido, deixaram sem-«pre livremente, sem excepção alguma, entrar n'este porto todos «os navios que traziam trigo de qualquer parte.

"A grande fidelidade e amor com que esta cidade tem servido
"a V. Mag.do, em todas as occasiões que se offereceram, merecem
"a V. Mag.do ser servido mandar-lhe pôr os olhos de sua real cle"mencia, ordenando que as entradas dos navios se continuem, na
"conformidade que se praticava, trazendo trigo, sem embargo do
"contrabando; e assim confiamos que, respondendo V. Mag.do a
"sua grandeza e christandade, haja por bem mandar-nos fazer
"esta mercê, porque, segundo a pouca novidade que se espera,
"pelos ruins tempos que têem procedido d'abril a esta parte,
"ora por falta d'agua, ora por algumas nebrinas intempestivas, e
"outros accidentes, não vindo pão do Norte, padeceremos mui
"grande trabalho, por mais prevenções que se façam n'outras par"tes, para que nem esta camara tem já cabedal, nem ha homens
"de negocio que tenham, a quem se possam recorrer, para que o
"mandem vir, como succedeu em outras occasiões, por serem to-

«dos os de substancia saídos d'este reino. E como o negocio é da importancia que se deixa ver, pareceu-nos que deviamos só a «elle enviar este proprio, para que V. Mag. de se sirva de o mandar «despachar, com a brevidade que convém ao aperto que se receia.»

### Capitulo da carta regia de 10 de junho de 1633 <sup>1</sup>

«Em carta de S. Mag.do para o secret.rio Phelippe de mesq. La 2:
«Emquanto não mãdo responder ao que se me consultou plo
«concelho destado, em tres e quatro do prezente, sobre a pes«soa ou pessoas que hão de suceder no gouerno desse Reyno ao
«arçebispo Dom João Manoel, que DS perdoe, de cuja morte tiue
«o justo sentimento, por perder nelle hum vassallo e ministro de
«m. La importançia e zello de meu seruiço, oune pr bem de resol«uer e mãdar que no concelho destado, para cujo effeito lereis
«esta minha carta nelle, se vejão os negocios que não sofrem di«lação, dandosseme conta do que nelles se obrar; e os q se
«me ounerem de consultar se fara logo, e para isso se juntara o
«concelho todas as menhans, e as mais uezes q se assentar e for
«neçessario, encarregando a cada hum dos concelheiros, de mi«nha parte, q não falte nenhu de se achar presente, e cumprir
«nisso com sua obrigação.»

### Carta regia de 15 de junho de 1633 <sup>1</sup>

"Presidente amigo, etc. — Vi a vossa carta em que me daes "conta da compra, que fizestes, da fonte da agua que está no "valle de Xabregas, em uma horta do secretario Diogo Soares, "para a levar ao Terreiro do Paço, pela grande falta que ha de "agua n'essa cidade, e pareceu-me agradecer-vos, por esta carta,

Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Filippe de Mesquita, sacerdote geralmente estimado, estava exercendo o cargo de secretario d'estado de Portugal pela impossibilidade de Christovam Soares, de quem era sobrinho.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 68.

«o cuidado com que vos empregaes em cousa de tanto beneficio «do povo, que é conforme ao que de vós se espera, de que fico «com satisfação <sup>1</sup>; e encarrego-vos muito que, com toda a brevida-«de, façaes levar esta agua, pelas causas que apontaes. E quanto «aos 240,000 réis, que d'esta compra cabem da siza á parte da «cidade, hei por bem de a relevar d'ella, como pedís.»

### Capitulo da carta regia de 24 de junho de 1633 <sup>2</sup>

«Em carta de S. M.de para o secret.rio Phelippe da Mesq.ta:
«Em outra das cartas que leua este correo, em que se trata
«dos meyos de que se ha de uzar para o apresto do socorro, que
«se ha de enuiar a Pernambuco, se faz menção dos da caza do
«infante Dom Carlos, meu muito amado e prezado irmão, os quais,
«hauendosse ajustado e aprouado nesta corte em hua junta, em
«q se acharão os condes de Castro e Val de Reys, antes de ir a
«entrar nesse gouerno, se assentou que, porquanto na cidade de
«Lisboa, sendo tão grande, não ha mais de hum açougue, por
«cuja cauza rendia mui pouco o real dagoa, se ordenasse que
«haja tres ³, e se ponhão em sitios donde comodam.te possão pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Em 30 d'agosto do mesmo anno solicitou a camara provisão regia para poder vender juro até á quantia de doze mil cruzados, a vinte o milhar, assente nas folhas do real d'agua do vinho e da carne, a fim de pagar a Diogo Soares o preço da agua da horta de Chellas, pois sem tal provisão não haveria quem comprasse juro. — Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 74 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. <sup>o</sup> 1 do Provimento d'agua, fs. 241.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eram tantas e tão desvairadas as idéas que occorriam aos nossos governantes, para acrescentar os rendimentos da fazenda real, que não havia meio de pôr dique á impetuosa corrente da sua inepcia administrativa, tão ridicula que ainda hoje nos faria rir a bom rir, se não fôsse a lembrança dos vexames que occasionou, e a enormidade dos crimes e dos erros que amontoou, cujas consequencias ainda estamos soffrendo.

O que veiu recommendado na carta regia de 24 de junho de 1633, que em capitulo baixou á camara, foi sem duvida alvitre suggerido pelo talento pratico e pela capacidade financeira dos condes de Castro d'Ayre e de Valle de Reis, nos quaes o governo de Madrid reconheceu merecimentos bastantes para n'elles recahir a nomeação de governadores do reino, cargo que exerce-

«uer toda a cidade, e que, o que rezultasse de augmento do que

ram dando constantes provas da nullidade do seu engenho, e deixando de si desastrada memoria.

A lembrança não passou ávante, como vamos vêr dos seguintes documentos:

#### Ordem do vice-rei de 35 d'agoste de 1633

«A camara desta cidade se tem remetido hum capitulo de carta de S. M.de, «sobre se auerem de fazer nella tres asougues, em sitios donde comodamie «possão prouer toda a cidade, e que o augmento, do que maes rêderem os «dous reis dagoa, se aplique ao soccorro de Pernambuco. E porque esta «matre he da qualidade que se deixa ver, a camara me diga o que se tem «feito nella, ao que satisfara com toda breuidade.» — Liv.º 1 do Provimento d'aqua, fs. 242.

A resposta da camara não se fez esperar, pois logo no dia immediato, 26 d'agosto, foi escripta nos seguintes termos:

«Por carta de V. Mag. de, de 24 de junho de 1633, cuja copia mandou o go«verno a este tribunal da camara, manda V. Mag. de que ella ordene se fa«çam mais dois açougues além do antigo, para com elles se prover melhor
«o povo, e que o crescimento, que resultar d'elles, no direito da imposição da
«agua, pela mais carne que se propoz se gastará n'elles, se applique ao soc«corro de Pernambuco.

«E examinando os ministros da camara as razões de commodidade e in-«convenientes, que d'esta obra podiam resultar ao serviço de V. Mag. de e «bom governo do povo, se tem alcançado que d'esta nova ordem não pode cresultar proveito de importancia ao rendimento do real d'agua, antes perda «de consideração, além de inconvenientes forçosos ao bem publico, que n'ella «se podem considerar; porque, havendo mais dois acougues, é forçado que «em cada um d'elles estejam outros tantos ministros, como agora estão en'este, assim para cobrarem os direitos de V. Mag. de como os dos reaes «d'agua, e se entende que mais importará a despeza que se ha de fazer com «os ordenados d'estes ministros, do que se pode esperar no augmento da emais carne que n'elles se cortar; porque as pessoas que têem posses para a «comprar e gastar em suas casas, de qualquer parte a veem buscar ao «acougue publico, como sempre foi, ainda quando esta cidade tinha muito «maior quantidade de gente que hoje falta, como se vê pelo grande numero «de casas que n'ella estão vasias, e pela muita carne que de ordinario so-«beja nos talhos do açougue, que agora ha, se entende que, para provimento •do povo, bastarão, no estado presente, quando houvesse menos dos 31 ta-«lhos que elle tem, porque, como as pessoas de maior cabedal se ausenta-«ram d'esta cidade, o mais que fica são mechanicos e gente pobre, que se

«até gora renderão os dous de agua, se aplicasse á caza do in-

«sustentam sem carne e com mantimento de menos custo; e assim, ainda «que haja mais açougues, se entende se não gastará mais carne do que «agora se gasta, e que o remedio mais efficaz para haver algum crescimento •no real d'agua será ordenar V. Mag.de, com todo o aperto, que não haja «n'esta cidade acougues particulares, como é o do colleitor, forte dos Caste-«lhanos e o da Inquisição, que até agora houve, e outros em casas de parti-«culares, porque em todos estes se não paga cousa alguma ao direito do real «d'agua; e ainda que se concertem pelos direitos de V. Mag.de em tanto por «anno, sempre é com grande damno da fazenda real, porque no concerto se «tem respeito a um numero de gado que se costuma poder-se gastar, gas-«tando-se de ordinario duas e trez vezes mais d'aquella quantidade, e n'esta «maioria se ficam defraudando nos direitos reaes de V. Mag.de, além dos di-«reitos do real d'agua, o que a cidade com semelhantes pessoas não póde atalhar, como por muitas vezes se tem representado a V. Mag. de Pelo que «será conveniente ao serviço de V. Mag.de, e ao rendimento d'este direito. emandar V. Mag.de que pelo governo se execute a prohibição de semelhan-«tes açougues, ou seja V. Mag. de servido que esta cidade proceda com penas «e prisões contra as pessoas que a elles fôrem comprar, e tire d'isso devassa «todos os annos, sendo necessario.

«E os inconvenientes que se offerecerem na execução d'esta nova ordem «de V. Mag. de são de muita consideração, porque tendo V. Mag. de mandado, «por muitas vezes, que o curral aonde se mata o gado, se mudasse para ou«tro logar, a respeito da cidade ir crescendo por aquella parte, e parecer que «seria de inconveniente á saude e vizinhança d'elle, comtudo se não pode «atalhar este damno, por se não achar outro sitio onde commodamente se «pudesse fazer, com o que V. Mag. de houve por seu serviço parar n'este in«tento.

«E havendo mais dois açougues, é forçado que haja mais dois curraes vi«zinhos aos mesmos açougues, aonde o gado se recolha e mate, o que não
«poderá ser sem muito damno da cidade, porque havendo açougue no bairro
«de S. Roque e S. Vicente, mal se pode levar a elles a carne do curral,
«pela grande distancia dos logares e maior despeza que se fará nos car«retos, que tudo fará acrescentar o preço das carnes em damno do bem pu«blico, além da molestia que os marchantes e ministros do curral receberão
«em razão de terem suas casas no sitio d'elle, e de ordinario trabalharem
«de noite para de manhã ir a carne ao açougue.

«O segundo inconveniente consiste no muito que é necessario para se fabricarem estes açougues e curraes, a que a cidade não pode acudir no esstado presente, por ter empenhadas suas rendas no serviço de V. Mag.da, e
«haver tanta falta no rendimento dos reaes d'agua, que não é bastante para
«pagar os redditos dos juros, que sobre elle estão vendidos, pelos quaes é ve«xada muitas vezes, nem ter com que possa acudir ás calçadas e obras pu-

«fante, pedindosse para isso consentimento a cidade de Lisboa.»

«blicas e limpeza da cidade, em que ha tanta falta, por faltarem as rendas. «Pelo que não é possivel que a cidade possa acudir a estas obras, mórmente «quando d'esta novidade se não espera utilidade de consideração: além do «que V. Mag.de tem approvado a compra da agua de Chellas, que a cidade «fez, e por carta sua encommenda esta obra, e que se siga com todo o cui-«dado, para a qual será pouco todo o crescimento, quando o houvesse, no «rendimento do real d'agua.

«O terceiro inconveniente consiste em se haverem de cobrar os direitos «reaes de V. Mag.de, e os do real d'agua, por tantos officiaes e com diversas «receitas e despezas, tendo a experiencia mostrado que é mais segura a co«brança por mãos de menos ministros. E com estas considerações parece «que V. Mag.de deve ser servido mandar sobreestar, por ora, na execução «d'esta obra, até que o paternal amor, com que V. Mag.de procura o remedio «d'este reino, faça esta cidade tão opulenta que se tenha por necessario «acrescentarem-se os açougues, por não bastar o que tiveram nossos ante«passados; e assim o esperamos da grandeza de V. Mag.de, — Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 70 v.

### A margem d'este registro estão mais os seguintes :

«Em carta de S. Mag.de, de 23 d'agosto de 1634 —

— «Havendo visto uma consulta do conselho da fazenda, de 26 de junho, «sobre haver dois açougues n'essa cidade, de mais do que ha antigo, houve «por bem de me conformar com o que vos parece e ao conselho da fazenda-«Filippe da Mesquita.»

#### «Parecer da consulta do conselho da fazenda de que trata a copia da carta de S. Mag.de acima»

«Pareceu que na consulta da camara estão apontadas todas as razões, por «onde se convence que o meio, que se representa a V. Mag.de, de haver mais «açougues, não é de utilidade para se acrescentar por elle mais fazenda a «V. Mag.de, antes, no tempo presente, poderia ser causa d'ella se diminuir, «por respeito das despezas que a camara considera. E na verdade, se se «deixa de se comprar muita carne n'este tempo, não é por falta de açougues, «senão por falta de gente e de dinheiro; e é demonstração d'isto matar se «muito menos gado do que nos annos passados se matava, e estar de conti«nuo o açougue cheio de carne muito boa, e no mais barato preço em que «nunca esteve n'esta cidade (porque vendem agora o carneiro a 15 réis o ar«ratel, com os 2 réis d'agua vem a ser 17 réis, e a vacca a 13 réis o arratel, «com os mesmos 2 réis d'agua se vende a 15 réis), e não haver quem a com«pre, de maneira que ordinariamente cresce, porque a maior parte da gente, «que tinha possibilidade, é ausente, e a que ficou muito menos do que sem-

### Carta regia de 30 de junho de 1633 <sup>1</sup>

«Presidente amigo, etc. — Sendo prez. te o estado em que se «achão as cousas desses meus Reynos e suas conquistas, e o que «por esse resp. to padessem esses vassallos, que eu amo e estimo, conforme ao que merece a lealdade e zello com que sempre se «empregarão em meu seruiço, e dezejando ir em pessoa a con-«solallos e animallos, e trattar em cortes do remedio que por ve-«zes me reprezentou o gouerno desse Reyno que conuinha, e não «me sendo possiuel executallo, pello que pede as obrigações preacisas de toda a monarchia, de cuja conseruação pende o bem de «cada hū de meus Reynos e estados em particular; e uendo que ese me auzentasse desta corte, demais dos gastos serem excessi-«uos en tempo q tam necess." he reformallos, faltaria as outras «obrigações publicas e univerçais, pellas mayores comodidades co «que de aquy se acode ao que sucede; entanto que os tempos «não melhorão e dão lugar ao poder eu fazer: resoluy a nomear «por agora, por Vizo Rey desses Reynos, a Dom Diogo de Cas-«tro, conde de Basto 2, do meu cons.º de estado, pellas p. tes e ca-

#### «Parecer do conde vice-rei na margem da consulta acima»

<sup>«</sup>pre houve, e essa pobre. E ainda que havendo a gente, que esta cidade cos-«tumava ter, pudesse ser de melhor governo e serviço do povo haver, nos «logares mais distantes d'elle, outros açougues feitos com pouca despeza, to-«davia, em comparação dos gastos dos officiaes e carretos, entende-se que «ainda então se não poderia tirar utilidade de consideração para a fazenda «real.

<sup>«</sup>V. Mag. de mandará o que fôr servido. — Lisboa, 26 de junho de 1634.»

<sup>&</sup>quot;Parece-me o mesmo. — Lisboa, a 27 de junho de 1634. — Filippe da Mesquita."

<sup>1</sup> Liv. 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 201.

<sup>2</sup> Á margem d'esta carta encontra-se a seguinte opinião individual e anonyma, escripta com tinta já bastante desvanecida: — « Errada eleição d'este bruto. »

E' simples e rude, mas é expressiva.

Ha quem modernamente faça outro conceito do conde de Basto, e até quem lhe chame *popular*; aquelle ha mais tempo chamou-lhe *bruto* e lá tinha suas razões.

«lidades que concorrem em sua pessoa, de que faço grande esti«mação, e do particular zello, amor e pureza co que sempre me
«seruio, para que lhe tenho mandado escreuer, e que se venha
«a essa cidade. De que me pareceo auizaruos, esperando de vos
«que o ajudareis entudo o que tocar a meu seruiço e ao bem des«ses Reynos e de suas conquistas, em forma que tenha m.º que
«vos agradecer.»

Em resposta a esta communicação foi enviada a seguinte:

Mas fôsse errada ou acertada a nomeação de D. Diogo de Castro para a vice-realeza de Portugal, é certo que essa nomeação não contrariava a cartapatente de 15 de novembro de 1582, onde vem estabelecido o seguinte: eque «havendo-se de pôr n'estes reinos vice-rei ou pessoa ou pessoas, que debaixo «de qualquer outro nome os hajam de governar, sejam portuguezes, etc.»

Era portanto legal a nomeação, e recahia em quem tinha conhecimento e experiencia dos negocios publicos. Bom ou mau parece que o não havia melhor, e em condições para exercer cargo de tanta responsabilidade em epocha tão cortada de difficuldades.

O conde de Basto, com a promessa formal de que em breve seria substituido, acceitou, não sem reluctancia e sem naturalmente impôr algumas condições, a sua nova investidura no poder, que com tão firme vontade deixara em 1631—vid. n'este vol. pag. 439, not.

Deram-lhe o titulo e as honras de vice-rei com o competente regimento datado de Madrid, aos 18 de julho de 1633. — Vid. Coll. da leg. port. por J. J. d'Andrade e Silva.

Ao prestar juramento, em 29 do mesmo mez e anno, D. Diogo de Castro encontrava incontestavelmente ante si problemas transcendentes a resolver e grandes resistencias a vencer; comtudo é certo que tambem já encontrava, por carta regia de 13 d'abril de 1639 — vid. n'este vol. pag. 131, not. —, extinctas a companhia do commercio e a junta da real fazenda, de que era presidente o conde de Castello Novo, e este substituido na presidencia da camara e governo da cidade pelo conde do Prado.

E pelo que diz respeito ao provimento das serventias das varas de juizes do crime, não sabemos que houvesse outro procedimento, além do que consta a pag. 378, 387, 390, 432 e 433 d'este volume. O capitulo da carta regia de 7 d'agosto de 1631 ainda não tinha sido transmittido á camara, segundo podemos presumir.

#### Carta da camara a el-rei em 9 de julho de 1633 !

«Por carta, que V. Mag.de foi servido mandar-nos escrever, de «30 de junho de 1633, soubemos como V. Mag.de houvera por «bem provêr o cargo de vice-rei d'estes reinos no conde de Basto, «D. Diogo de Castro, do seu conselho de estado, cuja eleição, «como nascida da grande prudencia de V. Mag.de, não poderia «deixar de saír tão acertada, que responda em tudo ao que con«vém ao bom governo dos mesmos reinos e serviço de Deus e de «V. Mag.de, a quem humildemente beijamos a mão por esta mer«cê; certificando a V. Mag.de que, na conformidade do que nos «manda, não faltaremos de nossa parte em acudir á obrigação, «que nos corre, no que ao conde vice-rei lhe parecer que o po-«deremos ajudar, nas occasiões que se offerecerem do serviço de «V. Mag.de, cuja catholica pessoa Deus guarde.»

# Consulta da camara a el-rei em 27 de julho de 1633 :

Renovando a consulta de 7 d'agosto de 1632 3, nos seguintes termos:

«V. Mag.do tem feito mercê a esta cidade, que nas cobranças de «suas dividas possa proceder via executiva, e da mesma maneira eque se uza na cobrança das de V. Mag.do; e por a renda do «real d'agua não ser propriamente renda da cidade, duvidam os «ministros da justiça o poder ella arrecadar as dividas d'este di«reito pela maneira acima referida, com o que se dilatam os pa«gamentos com demandas e outras dilações, com muito damno do «serviço de V. Mag.do E posto que este direito do real d'agua não «seja das rendas antigas, que a cidade tem, e se ordenasse para «acudir ás obras publicas, comtudo foi approvado e consentido

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 69.

<sup>2</sup> Ibid., fs. 69 v.

<sup>3</sup> Vid. n'este vol. pag. 523.

«pelo povo, com condição que a administração d'elle estivesse nos aministros da cidade, e V. Mag. de, por lhe fazer mercê, assim o aordenou; e a maior parte d'este rendimento se dispendeu sempre em soccorros e occasio que se offereceram, supprindo-se acom elle as faltas da fazenda real, pelo que parece justo que V. Mag. de seja servido ordenar que a cidade possa cobrar, via executiva, o que, em razão d'este direito, por qualquer via se lhe adever, assim e da maneira que V. Mag. de tem concedido a respeito das rendas e dividas da cidade. E esperamos que V. Mag. de mandará assim ordenar, por ser o que mais convem á boa areceadação da dita imposição.

«E porque as pessoas que assistem por guardas nas portas, «para assegurarem os direitos dos vinhos que por ellas entram, «não querem tomar á sua conta a segurança do real d'agua, que «os ditos vinhos devem, com o que se desencaminha, em grande «damno do serviço de V. Mag.do: — Pedimos nos faça V. Mag.do «mercê ordenar que os ditos guardas tenham, a respeito do dito «real, a mesma obrigação que têem na segurança dos direitos reaes «de V. Mag.do 4, pagando-lhe a cidade por este trabalho o que até «agora foi costume.»

#### Capitulo da carta regia de 21 de setémbro de 1633

«Havendo visto a consulta da camara d'essa cidade de Lisboa, que me en«viastes com a carta de 6 d'agosto passado, em que pede lhe conceda que
«possa cobrar a renda do real d'agua, via executiva, na fórma que as mais
«rendas da cidade; e que os guardas que assistem nas portas para segu«rança dos direitos que os vinhos, que por ellas entram, devem á minha fa«zenda, tomem á sua conta e tenham a mesma obrigação em respeito do
«dito real d'agua, que têem na segurança dos direitos reaes, pagando-lhe a
«cidade por isso o que é costume: houve por bem de lh'o conceder por tempo
«d'um anno. — Filippe da Mesquita.»

<sup>1</sup> Á margem do registro d'esta consulta está copiado o seguinte :

# Consulta de camara a el-rei em 27 de julho de 1633 <sup>1</sup>

«Em consulta de 14 de dezembro de 1619, e por outras mui«tas vezes, se lembrou a V. Mag. de em como a ruina do caes da
«madeira estava em estado que, se se lhe não acudisse, viria a
«despeza a ser infinita, para o povo se poder servir d'elle, a que
«a cidade não podia acudir de sua fazenda, pelo aperto em que a
«tem posto as occasiões do tempo. E tratando-se então do reme«dio que podia ter, pareceu que o mais conveniente era lançar-se
«uma finta sobre as barcas, que de ordinario veem ao dito caes,
«por serem as mesmas que o damnificam, e sobre os mercadores
«da madeira que o occupam, e em cujo beneficio cahe o bem da
«dita obra, que não custaria muito acudindo-se-lhe logo; e que
«V. Mag. de o devia haver assim por seu serviço, e mandar passar
«provisão para se fazer a dita finta por ordem da cidade.

«Este tão justo e necessario requerimento vieram embaraçando «os ditos mercadores da madeira, fazendo sobre isso petição de «queixa ao conselho da fazenda, por cuja causa está parado ha «tanto tempo, que foi causa da dita ruina passar tanto ávante, e «estar em estado que custará a reformação d'elle dinheiro de con«sideração, sem a qual em breve tempo arruinará de todo o dito «caes, e se perderá a serventia publica d'elle: — Pelo que torna«mos a pedir a V. Mag.de, com todo encarecimento, seja servido «mandar que a dita finta se ordene, e que o dito conselho da fa«zenda não defira ao requerimento dos ditos mercadores, pois de «assim se ordenar lhes resulta a elles, mais que a ninguem, o «proveito da dita obra, e se lhes não vir a perder a commodidade «de suas madeiras; e esperamos que assim o mande V. Mag.de «com a brevidade que o negocio requer.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv.• onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag. de, fs. 70.

# Assento de vereação de 23 d'agosto de 1633!

«Aos 23 de aguosto de 1633 recebeo Antonio Colaço, por ordem «do sor conde presidente, os papeis que correm no cons.º da fazenda, sobre os quatorse mil tt.dos que Sua Mag.do deue a camra 2, «em que lhe pede padrão do juro delles, p.a os comunicar ao sindico, e se fazerem as mais deligencias necesarias; dos quais parepeis se obrigou a dar conta delles, e do que sobre elles se fizer, «e assinou.»

# Assento de vereação de 26 d'agosto de 1633 :

«Aos 26 dias do mez d'agosto de 1633 annos, pelo conde pre-«sidente foi proposto que S. Mag.de, por via do conde de Basto, «vice-rei d'estes reinos, lhe mandara, a elle conde, significasse na «camara, aos officiaes d'ella, da sua parte quizessem concorrer «em lhe fazerem, por conta das suas rendas ou pela via que me-«lhor lhes parecesse, algum serviço para ajuda das despezas da «armada, de que se tratava, para restauração de Pernambuco, «como em outras occasiões se tinha feito 4; e por quanto o nego-

<sup>1</sup> Liv.º m d'Assentos, fs. 50 v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allude talvez ás quantias emprestadas pela cidade, no anno de 1625, para a fortificação e presidio de Cascaes.

<sup>3</sup> Liv.º m d'Assentos, fs. 51.

A orthographia d'este documento é irregularissima, e por isso a não conservamos na transcripção.

<sup>4</sup> Depois de lavrado este assento a camara dirigiu a seguinte consulta a el-rei, em data que não podemos designar, porque não se encontra no registro:

<sup>«</sup>Com ordem de V. Mag. de propoz o conde vice-rei d'este reino ao senado «da camara d'esta cidade de Lisboa, como V. Mag. de era servido que se dispuzesse a servir a fazenda de V. Mag. de, com a maior quantia que lhe fôsse «possivel, para ajuda das necessidades presentes; e assim, em ordem ao resferido, tratamos logo que se visse o estado das rendas, assim particulares «da cidade, como as do real d'agua da carne e do vinho, desejando que resultasse d'ellas o estarem de maneira, que dessem logar a satisfazermos ao

«cio era da importancia, que se deixava vêr, e na praça de Peranambuco consistia toda a substancia principal do Brazil, que é o

«que V. Mag. de nos mandava. E provendo-se os livros, fazendo-se computos «de trez annos, para se poder melhor alcançar a verdade do que uns por ou«tros rendiam, se achou o que se contém nas trez certidões inclusas.

«Pelas rendas particulares da cidade dos annos de 1627, 1628 e 1629, de «que se fez a conta, por os livros d'estes ultimos annos e mais proximos não «estarem ainda nos Contos, se mostra dispender o thesoureiro mais além dos «37:272\$125 réis de sua receita, 111\$824 réis, como da conta e certidão pa-«rece, ficando-se ainda, além d'esta quantia, devendo, como se deve, ao mes-«tre pedreiro 827\$139 réis das obras das pontes, que a certidão declara, e «outras grandes quantias que aqui se não apontam.

«Pela certidão dos 2 réis da imposição antiga do vinho, dos annos de 1630, «1631 e 1632, ajuntando-se aos 30:121\$372 réis, que houve de rendimento, «1:017\$757 réis que se receberam mais de dividas atrazadas, que tudo «somma réis 31:139\$129, se mostra sobejarem somente do tal rendimento, «abatidas as despezas, 140\$118 réis, como se vê da certidão.

«Pela certidão da carne do real d'agua antigo dos annos de 1630, 1631 e «1632 se mostra dispenderem-se 83\$687 reis de mais dos 18:749\$177 reis, «que houve de rendimento, a saber — 15:855\$110 reis de receita ordinaria, «2:894\$067 de receitas extraordinarias, que fazem a dita quantia, como da «certidão parece.

«De maneira, senhor, que este é o estado em que estão as rendas da ci-«dade, referidas; porque, como sobre ellas se venderam tantos juros, para «acudir aos serviços que esta camara fez á fazenda de V. Mag.de, em gran-«des quantias, nas occasiões passadas dos soccorros da India, Bahia e Per-«nambuco e vinda de S. Mag.de, que Deus tem, a este reino, ficou tudo exhausto e consumido, de modo que ainda, como se está vendo, é maior a «despeza que a receita; e assim, para se acabar de pagar ás partes o que «lhe vae lançado nas folhas de seus juros, em cada um anno, é necessario «entrarem uns quarteis por outros, por ser mais o que se paga no mesmo «anno que não o que rende; sendo a causa principal d'isto haver-se saído «d'esta cidade grande parte dos moradores d'ella, e particularmente a gente «de negocio, que, como rica e de mais substancia que a ordinaria do povo, «gastava maior quantidade de carne e vinho; e assim veiu a imposição d'es-«tes dois generos a render muito menos, de maneira que receamos ao diante atanta quebra que fique grande, parados juros que sobre elles estão assen-«tados, sem se poderem pagar.

«E não se faz aqui conta, nem se trata da nova imposição do real d'agua «da mesma carne e vinho, porque está applicada particularmente, por breve «de S. Santidade, com grandes excommunhões, para o soccorro da India, e «se não póde gastar em outra cousa; e por assim ser se deposita em um coefre, d'onde se entrega por ordem da pessoa, que tem a seu cargo o apresto

«de mais importancia que tem este reino, de que depende o maior «rendimento das alfandegas d'elle, e assim o pau do Brazil, em «respeito do qual, e da carga dos assucares, entram n'estes por-«tos muitas embarcações do Norte e de outras partes com fazen-«das e mercadorias, com que crescem os direitos das ditas alfan-«degas, sem os quaes se sentiria grande quebra nos juros e tenças «que sobre ellas estão situados, como se experimenta; além do «que convinha à reputação da corôa d'este reino, lhes encarregava «e pedia da parte de S. Mag. de que, considerando todo o sobre-«dito, tratassem de se dispôr a acudir ao que S. Mag. de assim lhes «mandava no particular do dito serviço, e do que n'isso se detereminasse se fizesse assento, para, conforme a elle, poderem res-«ponder a S. Mag. de e ao dito vice-rei. E vista a dita proposta, e «as razões que o dito conde presidente assim representou em «mesa, assentaram e ordenaram que, para se poder tomar resoalução n'este negocio, se mandasse, como logo mandaram, ao con-«tador da cidade provesse os livros do rendimento dos reaes «d'agua novo e velho, que estão situados na carne e vinho, e as-«sim os das rendas em particular, que pertencem á cidade; e «feita conta dos juros, tenças, mantimentos, ordenados e mais «despezas que sobre uma e outra carregam, passasse certidão, e «com ella junta a este assento responderão á dita proposta, pro-«curando em tudo servir a S. Mag. do com o zelo que devem, como «mostraram nas occasiões semelhantes que se offereceram.»

### Carta regia de 15 de setembro de 1633 <sup>1</sup>

«Conde presidente amigo, Eu ElRey vos enuio muito saudar «como aquelle q̃ amo. Hauendo visto o que me escreuestes em «carta vossa, de 3 de setr.º presente, e o que se me representou «polo cons.º da fazenda, e o conde de Basto, visorrey desse Rey-«no, sobre a nao ingresa que, vindo co mercadorias de Italia, e

<sup>«</sup>das naus, ao tempo que se hão de partir. De que nos pareceu fazer esta de«claração a V. Mag.de, porque, passando-a em silencio, não fizesse duvida.
«Deus Guarde a V. Mag.de» — Liv.º onde se lançam as consultas e cartas que se escrevem a S. Mag.de, fs. 73.

Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe m, fs. 231.

«hauendo descarregado alguãs nos portos de Castella, chegou ao «dessa cidade e não ousaua entrar dentro, porque sendo a ditta «nao, da agua abaixo, de fabrica de Olanda, não queria que por «esta causa se julgasse por de contrabando, ouue por bem de re«soluer e mandar que a ditta nao se deixe entrar liuremente e «despachar as fazendas que traz, sem polo deffeito referido se «entender co ella, porque desejo em tudo ajudar esse Reyno e os «vassallos delle, e particularm. te essa cidade, como o significareis «a camara.»

### Carta regia de 6 d'outubro de 1633 1

«Presidente, vreadores, etc. — Vi a vossa carta, de 28 de maio «deste anno », sobre o prouimento de pão para essa cidade, e «bandos q̃ Dom Fernando d'Aluia e Castro fez lançar, para não «se trazer trigo a esse Reyno das partes do Norte »; e pareceome «dizeruos q̃ ouue por bem de declarar q̃ os nauios, q̃ uem por «sal, não tem inconveniente q̃ tragão trigo, como trazem petrechos, «porem hão de uir na forma q̃ se permitte aos nauios do sal, e «em qualquer outra q̃ venhão hão de encorrer no contrabando. «De q̃ me pareceo auisaruos para q̃ o tenhaes emtendido.»

### Carta do vice-rei de Portugal de 29 d'outubro de 1633 |

«Da victoria que, em 8 de agosto passado, se teue na capitania «de Pernambuco contra os Olandeses, q̃ trattavão de sitiar o quaratel em que assistem Mathias d'Albuquerque e o conde de Banholo, uai inclusa hūa relação para se uer na camara desta ciadade , e tendose notiçia de tão bom successo alcançado em fauor

<sup>1</sup> Liv.º nr do Provimento de pão, fs. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. n'este vol. pag. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., pag. 563.

<sup>4</sup> Liv.º 1 d'el-rei D. Filippe 111, fs. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Devia sêr curiosa a relação, que acompanhou esta carta, onde naturalmente vinham contados os factos a que a mesma carta allude. Não a encontramos, e com bastante pezar o dizemos.

«das armas de S. M. de, se darem a Deos Nosso Snor por elle as «deuidas graças. Em Lisboa, a 29 de outubro de 633.»

É incontestavel que Mathias d'Albuquerque, com os poucos soldados de que dispunha, operava maravilhas e oppunha tenaz resistencia ás forças neerlandezas, que, muito superiores em numero e em petrechos de guerra, tentavam alargar o dominio da sua conquista em Pernambuco.

Muitas vezes repellidos, é facto, e algumas com grandes perdas, não os desalentavam os revezes, porque a miudo recebiam de Hollanda soccorros valiosos, que os collocavam na situação de proseguir com vantagem no seu funesto designio.

Mathias d'Albuquerque, Antonio d'Albuquerque, João de Mattos Cardozo, o conde de Bagnuolo e outros, cujos nomes se illustraram n'aquella desgraçada campanha, defendiam corajosamente a nossa possessão no Brazil, mas sem maior exito pelo que dizia respeito a desalojar os hollandezes de Pernambuco, porque não lhes chegavam da metropole reforços que os habilitassem a tomar a offensiva.

A muito custo se mantinham nas suas posições, em que eram incessantemente incommodados pelos capitães hollandezes.

Estes, ultimamente, tinham sido mal succedidos n'um ataque á posição do Bom Jesus, onde Mathias d'Albuquerque havia assentado o seu arraial.

Crêmos ser este o facto que vem referido na carta do vice-rei á camara, e pelo qual se teriam de levantar orações de louvor ao Altissimo. Porém já se tinham dado outros successos de não menor importancia para as nossas armas; e se se fazia tanto alardo d'aquelle, era por ser o mais recente, e porque se procurava impressionar bem os animos, predispondo-os para a eleição dos procuradores, que haviam de assistir na junta do reino, a fim de tratar do desempenho das tenças, assumpto com que vamos dar principio ao seguinte volume.

FIM DO TOMO III

# REVISÃO

### Referencias

### Correcções

| Pag. | 88  | lin. | 12 | imprudentemente                                             | impudentemente)                                                                                                            |
|------|-----|------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •    | 115 | •    | 28 | Vid. capitulo da carta re-<br>gia de 23 de maio de<br>1635. | Vid. consulta da camara a el-rei em 27 de fe-<br>vereiro de 1635 e capitulo da carta regia de<br>23 de maio do mesmo anno. |
| •    | 116 | •    | 28 | feito e approvado em 8<br>de julho de 1695.                 | feilo em 23 de março de 1685 e approvado em 8 de julho de 1695.                                                            |
| •    | 202 | •    | 13 | sabunhos (?)                                                | saberuhos (?)                                                                                                              |
|      |     | ٠    | 14 | e como                                                      | e em como                                                                                                                  |
| •    | •   | •    | 35 | a ca                                                        | ata                                                                                                                        |
| *    | 206 | •    | 8  | grão sabunha                                                | gran saberuha                                                                                                              |
| •    | 238 | •    | 26 | erreçinido                                                  | e rreçiuido                                                                                                                |
| •    | 257 | •    | 18 | quanto podemos, como senhor,                                | quanto podemos com o Senhor,                                                                                               |
| •    | 278 | •    | 17 | Auzie (sic)                                                 | Auzie (Anzio)                                                                                                              |
| •    | 397 | •    | 10 | veem                                                        | vēem                                                                                                                       |
| •    | 448 | •    | 24 | de Mesq.ta                                                  | da Mesq.ta                                                                                                                 |
| •    | 487 | •    | 36 | de Mesquita                                                 | da Mesquita                                                                                                                |
| •    | 488 | •    | 5  | de por vidas                                                | de providas                                                                                                                |
|      | 489 | >    | 2  | de por vida                                                 | de provida                                                                                                                 |
| >    | *   | •    | 38 | de Mesquita.                                                | da Mesquita.»                                                                                                              |
| •    | 570 |      | 7  | de mesu.ta                                                  | da mesq.ta                                                                                                                 |

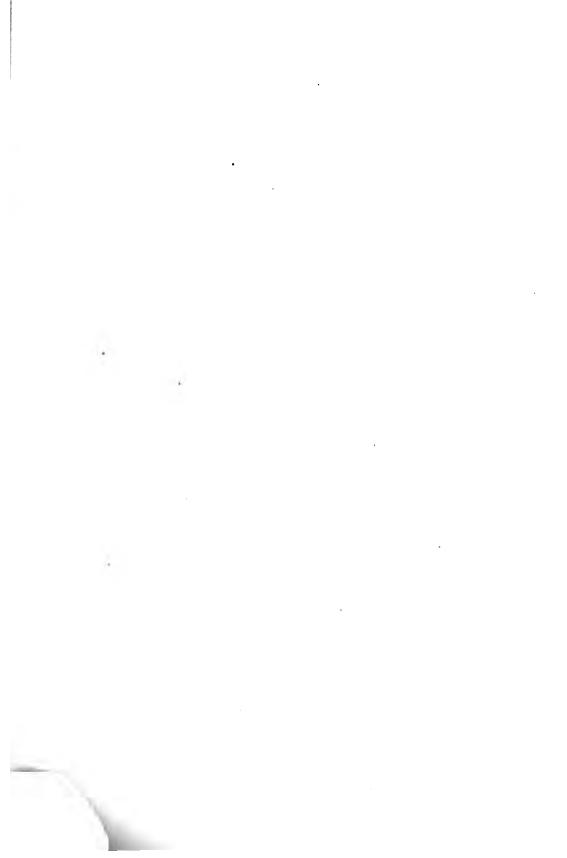

# **INDICE**

| Preambulo                                                            | ▼   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| XII — (Continuação) Factos notaveis e faustos da camara, seus privi- |     |
| legios, preeminencias, jurisdicções, prerogativas, graças, mer-      |     |
| cês e honras que lhe fôram conferidas                                | 1   |
| Revisão                                                              | 585 |

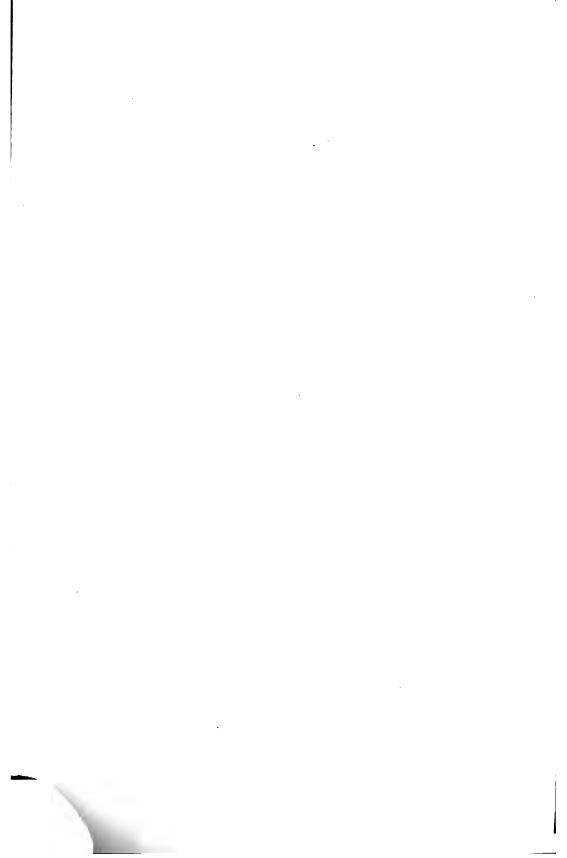





• • • • 

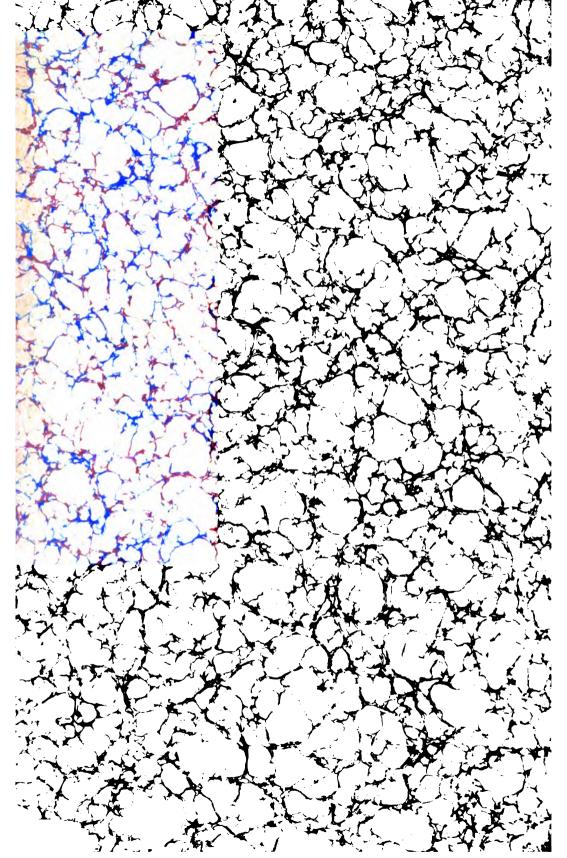

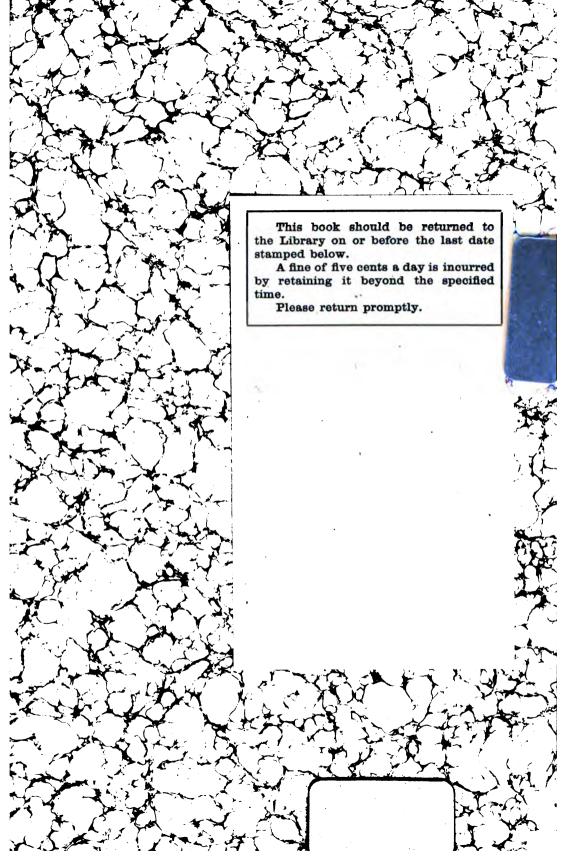